edición a cargo de josé aricó traducción de irene del carril alfonso garcía ruiz

revisión de maría inés silberberg índice de nombres de maríana rey

# LAS PREMISAS DEL SOCIALISMO Y LAS TAREAS EDUARD DE LA BERNSTEIN SOCIALDEMOCRACIA

PROBLEMAS DEL SOCIALISMO EL REVISIONISMO EN LA SOCIALDEMOCRACIA





sigio veintiuno editores, as

siglo veintluno da españa aditores, sa

sigio veintiuno argentina editores, sa

sigio veintiuno de colombia, itda

#### periada de maria owie.

primers chicken on expand. 1992 @ sight was editored a a con 260-25-0915-8

pointersu ediciones en ajemán.
"probleme des soulalisatus" en sile neue ceit, suntgart, 1896-1698
file sanstutetaungen des socialismus und die aufgaben des socialismokrafie, statigart,
], h. w. dietz, 1899
tier revisionismus in des socialismokrafie, Ammerdam, verlags-gesellschoft martin g. onben, 1908

derection reservation continuor a la ley impress y hecho en méxico printed and made in mexico

# INDICE

| AD   | YERTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VII   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PR   | DBLEMAS DEL SOCIALISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 1.   | OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL L'IOPISMO Y EL ECLECTICISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 2.   | UNA TEORÍA SOBRE LOS DOMINIOS Y LÍMITES DEL COLECTIVISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    |
| 3.   | LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN ALEMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19    |
| 4.   | EL NUEVO DESARROLLO DE LAS RELACIONES AGRARIAS EN INGLATERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.0   |
| 5.   | LA SIGNIFICACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DEL ESPACIO Y DEL NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    |
| T.A  | LUCHA DE LA SOCIALDEMOCRACIA Y LA REVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.1   |
|      | 1. Polémica, 53; 2. La teoria del derrumbe y la política (olonial, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| £L   | FACTOR REALISTA Y EL FACTOR IDEOLÓGICO EN EL SOCIALISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.7   |
| LAS  | PREMISAS DEL SOCIALISMO Y LAS TAREAS DE LA SOCIALDEMOCRACIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| PRI  | D'ACIÓ A LA PRIMERA EDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .95   |
| PRI  | FACIO AL DÉCIMO MILLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   |
| DE   | L PREFACIO AL TRIGÉSIMO MILLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104   |
| t.   | LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SOCIALISMO MARXISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111   |
|      | A. Los elementos científicos del marxismo, 111.; s. La concepción materialina de<br>la historia y la necesidad histórica, 114; c. La teoría marxista de la jucha de classe<br>y del desarrollo capitalista, 122                                                                                                                                                              |       |
| 11.  | EL MARXISMO Y LA DIALÉCTICA HEGELIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127   |
|      | A. Las trampas del método dialéctico hegeliano, 127; n. Marxismo y bianquismo, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 111. | FL DESARROLLO ECONÔMICO DE LA SOCIEDAD MODERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142   |
|      | A. Algo más sobre el significado de la teoría marxiana del valor, 142: n. La chius mica de los ingresos en la sociedad moderna, 149: c. Las clases de empresos en la producción y en la distribución de la riqueza social, 157: o. Las crists y las posibilidades de adaptación de la economía moderna, 168                                                                  |       |
| IV.  | TAREAS Y POSIBILIDADES DE LA SOCIALDEMOCRACIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.2  |
|      | A. Les supuenos políticos y económicos del socialismo, 185; β. La caperolad con<br>númica de las cooperativas, 192; c. Democracia y socialismo, 213; β. Las tarras in-<br>mediatas de la socialdemocracia, 232                                                                                                                                                               |       |
| OB   | JETING FINAL Y MOVIMIENTO, KANT CONTRA CANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.6  |
| EP   | icogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 6  |
| EL.  | REVISIONISMO EN LA SOCIALDEMOCRACIA. UN INFORME PREMINTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | EN AMSTERDAM ANTE ACADÉMICOS Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | Prólogo, 289; 1. El surgimiento del nombre revisionismo, 289; 2. La idea finula-<br>mental del marxismo, 292; 3. El revisionismo y la docurina marxista del descretto,<br>295; 4. El marxismo y el desarrollo de la gran industria, 299; 5. El marxismo y la<br>división social, 503; 6. La teoria del destrunto. 310, 7. El revisionismo y la pusa-<br>tica socialista, 312 |       |
| AP   | ÉNDICE, TESIS SOBRE LA PARTE TEÒRICA DE UN PROGRAMA PARTIDARIO<br>SOCIALDEMÓCRATA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116   |
| INI  | NCE DE NOMBRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/2-1 |

Es posible afirmar que Eduard Bernstein es uno de los pensadores marxistas más denostado, pero a la vez paradójicamente menos leido. Faltaban en español sus escritos más significativos, y de su libro tan mencionado, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, sólo existían repetidas ediciones de una versión mutilada basada en una pésima publicación francesa de comienzos de siglo. Era hora ya de cubrír un déficit de conocimiento que impedía el acceso a un pensador de tan decisíva importancia en la historia del movimiento socialista. Y no por razones de justicia, de por sí siempre valederas, sino por un hecho más trascendental: la polémica que hoy enfrenta a las diversas corrientes interpretativas del marxismo remiten ineludiblemente a ese momento inicial de confrontación abierto por los escritos de Bernstein.

Como se sabe, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia apareció el 14 de marzo de 1899 y se convirtió de inmediato en la obra más discutida de la literatura socialdemócrata de la época; tanto, que mereció el apelativo un tanto burlesco de "biblia del revisionismo". Es menos conocido, sin embargo, que la polémica sobre algunas tesis de Bernstein había ya comenzado dos años antes, con metivo de la publicación por unestro autor de su serie de artículos titulada "Probleme des Socialismus", en Die Neue Zeit, la revista teórica del Partido Socialdemócrata Alemán dirigida por Karl Kantsky.

Nuestra edición de algunos textos de Bernstein está articulada en tres partes. En la primera incluimos, por primera vez publicados en forma de tibro, la serie de artículos a que hicimos mención, permitiendo de tal modo que el lector pueda tener una perspectiva más fundada y comprensiva del complejo proceso de disección crítica que el autor opera sobre el corpus marxiano y que habria de desembocar en su obra fundamental. Bernstein inició su serie en octubro de 1896 con el articulo titulado "Allgemeines über Utopismus und Eklektizismus" [Observaciones generales sobre el utopismo y el eclecticismo], Die Neue Zeit, vol. xv. 1 (1896-1897), pp. 164 y ss., en el que, de manera tentativa y sin generalizar, expone los puntos esenciales de su propuesta de recomposición teórica. Siguieron luego "Eine Theorie der Gebiete und Grenzen des Kollektivismus" [Una teorfa sobre los dominios y límites del colectivismo], pp. 204 y ss.; "Der gegenwärtige Stand der industriellen Eurwicklung in Deutschland" [La situación actual del desarrollo industrial en Alemania], pp. 393 y ss.: "Die neue Entwicklung der Agrarverhältnisse in England" [El nuevo desarrollo de las relaciones agrarias en Inglaterra), pp. 772 y st.; "Die sozialpolitische Bedeutung von Raum und Zahl" [La significación política y social del espacio y del número], Die Neue Zeit, vol. xv. 2 (1896-1897), pp. 100 y ss.; "Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft" [La lucha de la socialdemocracia y la revolución de la sociedad], Die Neue Zeit, vol. xvi, 1 [1897-1898], pp. 484 y ss. y 548 y ss.; "Das realistische und das ideologische Moment in Sozialismus" [El factor realista y el factor ideológico en el socia-[ismo], Die Neue Zeit, vol. xvi. 2 (1897-1898), pp. 225 y ss. y 388 y ss. La

yiii josé aricó

traducción del alemán fue hecha sobre la base de fotocopias de la mencionada cevista por Irene del Carril.

Nuestra versión de Die Voraussetzungen des Sosialismus und die Aufgaben der Sazialdemokratie ha sido realizada a partir de la traducción italiana de Enzo Grillo para la editorial Laterza (Bari, 1968) y cotejada con el original alemán de la reimpresión de 1902, la cual, excepto pocas variantes de las que da cuenta el propio Bernstein en su prefacio, reproduce el texto de la primera edición publicada por el editor Dietz de Stuttgart en 1899, y permanece sustancialmente la misma en las sucesivas reimpresiones de 1906 y de 1908 y en la segunda edición de 1920. Esta última, no obstante haber sido enriquecida con numerosas notas y un epilogo, se vio privada de algunas notas y de algunos fragmentos de notas de la primera edición. Aceptando el criterio de la versión italiana hemos reintegrado en la nuestra las notas y fragmentos suprimidos. También se traducen, además del epilogo y de la parte esencial de un prelacio de 1908, las notas agregadas en la segunda edición, indicándolas a través del agregado "Nota del autor" encerrado entre corchetes: [Nota del A.]. De la segunda edición adoptamos además el ordenamiento en distintos parágrafos titulados de las secciones c) y d) del capítulo 1v.

Der Revisionismus in der Sozialdemokratie. Ein Vortrag gehalten im Amsterdam vor Akademiker und Arneitern von Ed. Bernstein, Mit einem Anhang: Leitzsätze für ein sozialdemokratisches Program [El revisionismo en la socialdemocracia. Un informe presentado en Amsterdam ante académicos y trabajadores por Ed. Bernstein. Con un apéndice: Tesis sobre la parte teórica de un programa partidarjo socialdemocrata], Verlags-Gesellschaft, Martin G. Cohen Nachfolger, Amsterdam, 1909, reproduce el informe presentado por Eduard Bernstein el 4 de abril de 1909 en el salón de la Asociación obrera de Amsterdam ante un público de estudiantes e intelectuales pertenecientes en su gran mayoría a la socialdemocracia holandesa En un apéndice agregado por el propio autor se incluyen las tesis sobre el revisionismo en su relación con el programa socialdemócrata por él debatidas poco antes y que pretenden demostrar—según afirma— "que la concepción revisionista, tal como yo la sostengo, brinda un fundamento completamente suficiente para un programa socialdemócrata". El informe ha sido traducido directamente de esa primera edición en alemán por Irene del Carril.

JOSÉ ARICO

# PROBLEMAS DEL SOCIALISMO

#### 1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL UTOPISMO Y EL ECLECTICISMO

En los últimos años el movimiento socialdernócrata ha hecho considerables propresos en casi todos los países civilizados. In cluso allí donde éstos no se reflejan en un incremento considerable de los porcentajes electorales obtenidos por la socialdemocracia, como en Alemania, es imposible, sin embargo, desconocerlos. En un artículo sobre el Congreso socialista internacional de Londres -publicado en el número de septiembre de Cosmopolis- que si bien no está exento de errores y exageraciones es, de todos modos, digno de ser leido, el conocido socialista fabiano G. B. Shaw señala que si bien la socialdemocracia inglesa no ha logrado intponer un representante al parlamento como producto del propio esfuerzo, pues no ha logrado reunir los cien mil votos necesarios para sus propios candidatos, sin embargo, en la legislación se expresan cada vez más tendencias socialiseas. El hecho es innegable, si bien las conclusiones que extrae Shaw son por lo menos parciales. La cosa es muy simple: zi por un lado los supuestos sociales y económicos del socialismo están en general más avanzados en Inglaterra que en Alemania, los partidos burgueses son merios insensibles frente a las modernas exigencias socialistas. Los viejos partidos son aquí más susceptibles de evolución y debido a ello la socialdemocracia, en tanto se les opone como partido, tiene menos capacidad de resistencia; de este modo, la influencia de la propaganda socialista se expresa por ahora más indirectamente, pero no por ello con menor eficacia. Algo similar ocurre en Francia e Italia, conforme a una situación estructurada de otra manera. Incluso en p-aíses relativamente atrasados, como Austria e Italia, el alcance de la propaganda socialdemócrata aumentó en una medida nada insignificante; la influencia de los grandes países vecinos actúa allí contagiosamente. Resumiendo, sea como fuerre la socialdemocracia avanza visiblemente en todos los países.

Aun cuando fuera muy prematuro pretender concluir de este hecho que estamos ya en visperas de la victoria definitiva del socialismo, sin embargo, teniendo en cuenta la amplia difusión del pensamiento socialista y de sus fenómenos correspondientes en la producción, el comercio, la vida profesional y el movimiento obrero, es posible concluir que nos acercamos a pasos agigantados al momento en que la socialdemocracia se vea obligada a modificar su punto de vista, que es todavía esencialmente crítico, en el sentido de plantear algo más que reivindicaciones salariales, de protección del obrero y otras similares, proponiendo reformas positivas. En los países más adelantados nos hallamos en la antesala, si no de la "dictadura" por lo menos de una influencia muy decisiva de la clase obrera, o bien de los partidos que la representan; por esta razón no es ocioso examinar las hetramientas intelectuales con las que afrontamos esta época.

La socialdemocracía moderna se enorgullece de haber superado teóricamente el utopismo socialista, e indudablemente com razón, en la medida en que entra en consideración la elaboración de un modelo del estado futuro. Ningún socia-

tiata responsable describe en la actualidad escenas del porvenir con el objeto de darle a la humanidad la receta que va a conducir con mayor sapidos y se guridad al objetivo deseado para que reine sobre la Tierra la felicidad perfecta. Las especulaciones sobre el futuro que todavía se hacen del lado socialista son o bien intentos por esbosar a grandes rasgos el curso probable del desarrollo hacía el orden socialista, o bien cuadros, esbosados con más o menos talento, de un estado socialista, que no pretenden ser otra cosa más que imágenes tantasiosas. Es posible que aqui todavía se entremezclen ideas utópicas, pero la verdadera ntopia, la que se presenta con la pretensión de ser "receta de cocina" puede considerarse como extinguida.

Sin embargo hay todavía otra clase de utopismo que lamentablemente no se las extinguido. Este consiste en el extrento opuesto del viejo utopismo. Se evita temerosamente toda propuesta de una organización social fintura, pero se acepta en cambio un salto brusco de la sociedad capitalista a la socialista. Todo lo que ocurre en la primera es sólo remiendo, paliativo y "capitalista"; mientras que las soluciones las trae la sociedad socialista, si no en un día, en poco tiempo. Sin creer en milagros, se suponen milagros. Se bace un gran corte: aqui la sociadad capitalista, allí la socialista. No se pretende un trabajo sistemático en la primera, se vive al día dejándose llevar por los acontecimientos. La referencia a la lucha de clases, muy parcialmente pensada, y al desarrolto económico tienen que ayudar a superar todas las dificultades teóricas.

Fan poco como se ha de negar entroces la importancia fundamental de estas dos inerzas motrices históricas, asi también está claro que con la exclusiva e incalificada referencia a ellas se deja sin precisar mucho de lo que justamente el socialismo, si pretende ser considerado una ciencia, tiene que explicar y averiguar. El conocimiento de las fuerzas motrices y de la marcha anterior del desarrollo social es de muy poco valor tuando sus deducciones se interrumpen justamente allí donde tiene que comenzar la acción consciente y planificada.

La postergación de todas las soluciones para el día "de la victoria definitiva del socialismo", como dice la frase de uso corriente, no resulta despojada de su carácter mápico por el hecho de que se la adorne con expresiones del atsenal de estritos de Marx y Engels. La trorta científica quede llevar al utopismo chando sus resultados son interpretados doguaticamente. Tomemos, por cientplo, el moy citado capitulo sobre "La tendencia histórica de la actumulación del capital" del primer tomo de El capital. Ya la palabra tendencia en el título debería advertir contra la extracción de las frases allí expuestas de su contexto y su interpretación literal. De todos modos, se alimenta siempre de mievo la idea de que en la "expropiación de los expropiadores" se trataría de un acro necesario que se inicia con una catástrole y que se desarrolla simultáneamente en toda la línea. Pero esto está pensado muy utópicamente. Pues si bien las catástrofes sociales pueden acelerar indudablemente mucho el curso del desarrollo, y probablemente asi lo harán, no pueden, sin embargo, crear de la noche a la mañana aquella identidad de las condiciones que sería necesaria para una transformación simultánea del modo económico y que todavía no está presente en la actualidad. Pero mientras tanto el mundo no está quieto. Determinadas ramas de la producción o de la industria se van acercando a un estado en el que se torna inconveniente cuando un pernicioso para las necesidades sociales generales, su abandono a la explotación privada. Al mismo tiempo crecz la mfinencia de la clase obrera y de las organizaciones políticas que la representan. un que pueda hablarse ya de una dictadura del proletariado. Es inevitable que se pongan a la orden del día cuestiones que, según esa interpretación, están detrás de la catástrole. En este sentido no era incorrecto hablar de un crecimiento de la sociedad hacía el socialismo, sólo que esta palabra suponía un crecumiento demasiado mecánico. Pero, ¿que puede decirse cuando repentinamente se lo sustituye por una expresión tan mdefinida como "capitalismo de estado" o "capitalismo comunal" referida a toda empresa económica del estado y de las communes que se verillea de este lado de la catástrole? Esto significa volver a todo vapor al utopismo. Para estas explotaciones del estado y las comunas, que sólo han de crear tuentes de dinero o que están al margen de razones de la explojación privada, que no tienen nada que ver con su tarea político económica, basta por completo la vieja palabra liscalismo o empresa fiscal. Es especialmente indicada alli donde el régimen comunul en cuestion ená regido y administrado burocráticamente por una minorta privilegiada que persigue su propio interés. Pero esta situación está por desaparecer. La democracía moderna, asemada en la clase obrera, adquiere, como hemos visto, una influencia creciente directa e indirecta sobre el estado y la comunidad. Cuanto más tuerte es ésta, tanto más se modifican en el sentido de la democracia los principios de la gestión empresarial. Los intereses de la minoría právilegiada se subordinan cada vez más al interés comón. Las empresas se multiplican allí donde, en primer lugar, se tiene en cuenta la función político-económica y, en segunda instancia, el interés fiscal, mientras en las viejas empresas, inicialmente monopolizadas sólo con fines fiscales, también pasa cada vez más a un primer plano el aspecto político-económico de las mismas. Pretender caracteritar este desarrollo completamente inequívoco con palabras talea como "capitalismo de estado" o "capitalismo comunal", significa cerrarse forzosamente la comprensión de su importancia històrica. Poes tal desarrollo tiene una orientamón decididamente anticapitalista, contra la apropiación de medios de producción y de excedentes de producción por los capitalistas, que es justamente el # pecto caracterástico y esencial del sistema econômico capitalesia. La recurrencia a la palabra capitalismo sólo podría apoyarse en la torma actual de la dístribución del producto de la producción, o bien del producto de la empresa; pero ver un criterio decisivo en la forma de la distribución es cualquier cosa menos socialismo científico, el que justamente se basa en el reconocimiento de que el modo de producción y las condiciones de produccion son el factor decisivo. Por lo tanto, detrás de la expresión "capitalismo de estado" se esconde un razonamiento totalmente utópico, que en vez de partir de las leves del desarrollo social, parte de algún estado futoro, totalmente imaginado, con una torma propia de distribución. Y, lo que es igualmente malo, se hace abstracción del hecho de que hay estados muy diferentes, se equipara la empresa estatal de los sitios donde el estado es un órgano que está por encima de la sociedad, que se le opone en forma casi independiente, a la cuipresa estatul donde el estado está subordinado a la sociedad y esta misma sociedad está demotratizada en alto grado. Por lo tanto, cuanto antes desaparezca, como м ha dicho, esta palabra indefinida del léxico de la socialdemogracia, tanto major.

El meonyemente de expresiones semejantes, que se enlazan a factores secundarros, es que obstaculizan cualquier dilerenciación racional y se oponen a todo tratamiento y concepción sistemàtica de las cosas. Mas bien conducen, cuando no terminan en un puro imposibilismo, a un edecticismo totalmente inconsistente. Si los fabianos ingleses, que inscribieron en su bandera el socialismo de estado y el socialismo comunal, son eclécticos, lo son conscientemente y manejan determinados criterios realistas, sobre cuya base llegan muchas veces, en cuestiones de economia politica, a los mismos resultados que el socialismo científico erigado sobre el materialismo histórico. Pero al las insuruciones económicas no se miden en su posición e importancia en el desarrollo social que efectivamente se consuma, sino en un estado imaginado de la sociedad, entonces el resultado necesario es una práctica en la que se vuelve un asumo de valoración arbitraria y caprichosa donde, en un caso dado, es colocada ta palanca de la reforma social, un asunto de puro azar si ella es colocada en el jugar adecuado para lo que es, por cierto, la misión de la socialdemocracia como partido político: abreviar y mitigar los dolores del proceso de transformación social.

Hasta ahora a los fabianos no se les objetó nada desde las filas de los conocedores del aocialismo científico, más que la alusión a la lucha de clases, que hubiera podido motivarlos a abandonar su tratamiento ecléctico de las cosas. Pero la lucha de clases e, ante todo, una tuerza motriz no regulada en la evolución social; opera como una ley natural, independiente de los hombres, donde se verifica un ilimitado derroche de tiempo, trabajo y material. Este es el cuadro que obrece el movimiento obtero inglés poseido de un espíritu empirista. Nadie va a negar que es maníficiente. El revolucionarismo trasgológico modifica poco en este aspecto, y no conduce bacia otro lado que a este derroche. Falta de principios y penecución de principios, o para expresarlo de otra manera, crudo empiramo y doctrinarismo inópico, tienen en este punto casi el mismo electo.

Los labianos representan, como ya lo dije una vez con anterioridad, la reacción contra el revolucionarismo utópico y de secta, como fue predicado por los entusiostas socialistas de comienzos de los años ochema en Inglaierra. Y como ninguna reacción, por más provechosa que sea, se aparta sin exageración, así también ocurre con ésta. Se arrojó por la borda algo más que un simple lastre de trases. El socialismo fue reducido a una serie de medidas políticas y sociales, son ningún etemento conectivo que exprese la unidad del pensamiento y la acción. En investigaciones aisladas y como socialistas ocasionales los fabianos fueron, a veces, sobresalientes, pero no en cambio, cuando detentaron la brújula del movimiento socialista, que éste trene que preservar de que gire simplemente a tientas.

Esto es sentido en muchos lados, sin que tal insatisfacción se ventile hasta ahora de otra forma que con invectivas personales o generalidades poco concluyentes. Toda la polémica contra el fabianismo giró, hasta ahora, alrededor de superficialidades; se le opusieron algumas expresiones tomadas del arsenal del marxismo, sin hacer, sin embargo, el esfuerzo por desarrollar la teoría marxiana más allá del punto en el que la dejó el gran pensador, Incluso se ignoraron correcciones que los mismos Mars y Engels hicieron a sus escritos anteriores. ¿Es entonces extraño si la expresión de capitalismo de estado encontró solícitos

<sup>1</sup> Vesse, entre otros, et fulleta sucialism: true and false, de Signey Webb.

consumidores aun en Inglaterra, donde tiene todavía menos sentido que en

otra parte?

Un intento serio por combatir cientificamente el eclecticismo politico y social lo encontramos en el primer número de una publicación mensual de corte social. The Progressive Review, que apareció precisamente en Londres. De acuerdo con la presentación el objetivo de esta publicación es dotar de precisión y consistencia al indeterminado afán de reformas sociales, y su ambición es ser para el hoy extremadamente disperso movimiento de progreso social lo que en su tiempo lue la Edinburgh Review para los Whigs, la Westminster Review y, más tarde, la Fortnightly Review para los radicales de la escuela de Bentham y de Mill. Ella es redactada por los señores William Clark y John A. Hobson, el primero miembro de la Fabian society y autor de uno de los mejores artículos sociopolíticos que fueron publicados por aquella asociación, y el segundo docente de la sociedad para extensión universitaria y autor del muy buen trabajo, también comentado en esta publicación, The evolution of modern capilalism, así como de numerosos trabajos, aún no comentados, sobre asistencia pública, problemas de desocupados, etc. Al equipo de redacción pertenece, ademas, el miembro del Independent Labour Party, John R. Macdonald, y el grupo de colaboradores está formado por conocidos socialistas y radicales progresistas. "Nosotros apelamos - dice la presentación al concluir- a todos los decididos delensores del pensamiento libre y de la justicia aocial, a todos los que están convencidos de que la marcha y el carácter del progreso democrático no están dados y trazados por los estuerzos ciegos e inconscientes del pasado, sino que pueden ser infinitamente acelerados y mejorados si se dota a las manifestaciones de la voluntad social de un objetivo más elevado, más consciente." Y agregan: "La creencia en ideas y en la creciente capacidad de la gran masa para adoptar ideas y hacerias realidad en un sensato desarrollo del progreso social, constituye el tundamento moral de la democracia." Del mismo modo, en otro lugar dicen: "El cuidadoso estudio de las leyes de la composición y el entrelazamiento de las fuerzas sociales va a contribuir a liberar a los movimientos progresistas de las calumnias del oportunismo ciego, de la absurda busqueda de compromisos y de la persocución de utopías, y va a crear un fundamento más científico y más confiable de la actividad social." En pocas palabras, la "progressive Review" pretende ser algo más que un órgano de unión puramente externa de elementos socialistas y radicales. En este sentido está tratado el artículo mencionado más arriba, titulado: "El colectivismo en la inclustria" [collectivism in industry], que ya por esa sola razón reclama nuestro interés. Como todos los artículos salidos del equipo de reducción de la publicación, este tampoco está firmado.º Pero no cabe duda de que en lo fundamental tiene por autor a John A. Hobson, Se inicia con una declaración de guerra al eclecticismo y al crudo empirismo, de la que a continuación vamos a transcribir algunos pasajes significativos, para presentar luego la parte positiva en sus principales rasgos.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Puesto que es nuestro propósito someter los trabajos por nusotros emprendidos, a modo de ensayo, a la crítica, y dotar a la estructura con una unidad de pentamiento y de esfuerto. y no recurir solamente una cantidad de opiniones personales sueltas —dice la presentación—tos paresió más conveniente prescindir del interés y el prestigio que ne puede asociar a determinados nombres y observar un estricto aconimato en las partes procedentes de la redacción."

Un desdeñeso abandono y, a veces, una osteniosa negación de los principios o teorias de la reforma social es la mauera de proceder característica de la mayoría de los "reformistas sociales" en la Inglaterra actual. Los progresistas ingleses rechazan las pretensiones de cientificidad de la socialdemocracia por la doble razón de que sus análisa de los problemas económicos serian desde todo punto de vista incompletos y que olvidarían aplicar prácticamente al futuro la concepción del desarrollo social que reconocea para la explicación del pasado; pero ellos mismos no ofrecen otro unálisis o teoría ni reconneen la necesidad de formularla. Muchos de ellos aurayesaron por un ucopismo medio intelectual y medio sentimental, acaticiaron meños y experimentaron visiones, pero se volcaron luego hacia el otro extremo y se vanaglorian por haberse liberado de todas las alucinaciones y haberse resuelto a dedicarse solamente al trabajo práctico de la reforma parcial. La mayoría de ellos confiesan abiertamente que, junto con sus pasadas alucinaciones, se despidieron de toda "teoria" y cualquier "principio", como pesados aditamentos que obstaculizan esa lacilidad del compromno, por medio de la cual, según su parecer, será impuesta cualquier medida aislada del verdadero progreso.

Esta tesis de la inutilidad de ideas y teorias causó impresión especialmente en personas que trabajan seriamente en favor de esa extensión de las funciones del estado y la comuna, que es denominada colectivismo. El progreso es, para la mayoria de cllos, un puro asunto de experimentación individual, que solo tiene que preocuparse por las peculiares condiciones del caso en cuestión. Un trabajo de este tipo, piensan ellos, es confiado preferentemente a personas que no tienen principios teóricos especiales o grandes ideas, o a aquellos que, si las tienen, se cuitlan mucho de emplearlas. Mazzini nos dijo: "aólo los principios son constructivos", pero nuestro reformista práctico está seguro de saberlo mejor: ét ve lo muy apropiados que son los principios para colocarse en el camino y detener la rueda del progreso. Sea lo que fuere correcto en relación con Francia o Alemania, la historia inglesa, tal como el la lee, demuestra que el progreso un depende de la acción consciente de las ideas. La revuelta contra las ideas es llevada tan lejos que algunas presonas inteligentes llegaron a considerar seríamente al progreso como un objeto de las maquinaciones de intrigantes, como algo que puede ser "arreglado" en comités mediante proposiciones solistas y otros diestros artificios, ...

En ninguna parte esta concepción mecanica del progreso causó mayor daño que en el movimiento orientado hacía el colectivismo. Suponiendo que el mecanismo de la reforma fuera perfecto, que cada pequeño grupúsculo de especialistas e intrigantes ocupara el lugar que le corresponde en la maquinaria de la vida pública, ¿va a producir progreso esta maquina? Todo aquel que estudia la historia de la industria sabe que la aplicación de un motor potente es de una importancia infiniramente mayor que el invento de moquina especial. ¿Qué medida se somo, entonces, para generar en el colectivismo la fuerza motriz del progreso? (Se va a originar por al misma? Nuestro reformador mecanicista supope, evidentemente, esto. La fuerza de atractión de una ganancia claramente visible, la represión de cualquier abuso escandaloso del poder monopólico de una sociedad privada, algunas ampliaciones necesarias de empresas comunales o estatales existentes mediante la instalación de fábricas accesorias, tales son los únicos factores impulsores. De este modo, sin ningún reconocimiento de principios directrices, se va a verificar la municipalización de los servicios públicos, el incremento de la intervención estatal en los ferrocarriles, minas y fábricas, y la inclusión de grandes ramas de la industria del transporte en el control estatal. En todas partes la presión de determinados intereses concretos; en nieguna parte el juego consciente de la inteligencia humana organizada. Y. no obstante, la insensatez de esta ignorancia de las ideas y del entusiasmo que ellas están en condiciones de despertar, de la confianza exclusiva en la presión de las necesidades y miserias experimentadas que se manifiesta ocasionalmente, puede incluso ser explicada prácticamente si se demuestra cómo semejmite expansión de la acción colectiva en forma de climinación de viejas miserias conocidas implicó no sólo un derroche de energias colectivas en el pasado, sino también grandes gastos para la indemnización de los intereses invertidos, que no habría tolerado al principio una consideración más razonable de la teoria.

Hasta aquí la presentación. Quien conoce la literatura fabiana advertirá de immediato que esta presentación aponta, entre otras cosas, contra ciertas tendencias que se evidencian allí, pero que no sólo alcanza a los fabianos. Muchos socialistas no ingleses entre nosotros, y no justamente siempre los peores, atravesaron el mismo desarrollo del semiutopismo —para seguir con el mismo concepto del autor— a la teoría social mecánica. Sólo que bajo la influencia de condiciones estructuradas en forma diferente, no se expresó siempre tan abiertamente como los fabianos, sino que el conflicto se resolvió preferentemente en el propio seno. Y, como se ha mostrado más arriba, en la actualidad todavía no estamos inmunes contra estos accesos.

El autor quiere intentar ahora demostrar las ventajas prácticas de la teoria y de los principios en el movimiento del colectivismo y mostrar que "los reformistas que rechazan las posiciones fundadas en utopías e incluso desconfian dul empleo de principios econômicos elementales, no dependen por completo de ese crudo empirismo que se obstina en que cada caso tiene que ser juzgado especial y exclusivamente según sus circunstancias individuales". En otro articulo veremos cómo lo bace.

## 2. UNA TEORIA SOBRE LOS DOMINIOS Y LIMITES DEL GOLECTIVISMO

En lo que sigue vamos a dejar hablar al propio Hobson tan extensamente como sea posible, para presentar también junto con la teoria misma la fundamentación del argumento principal, y ello porque nosotros, en el transcurso de nuestra propia investigación, vamos a tener que referimos a diferentes pasajes de so disertación. Sólo hemos dejado de lado, en aras de la brevedad, referencias e illustraciones secundarias.

Señatemos que nemos conservado también en atemán la dobte aplicación que las expresiones "colectivo", "colectivismo", tienen tanto en Hobson como en toda la literatura política y social de l'aglaterra, o sea como caracterización del trabajo concentrado en la fábrica y como caracterización, al mismo tiempo, de la toma de posesión pública (estatal, comunal, etc.) de las fábricas o ramas de la producción. Nos parece que ellas tienen la ventaja, sobre las expresiones correspondientes "social" y "socialización", utilizadas en Alentania, de una mayor posibilidad de deliminación. La palabra radical "colectivo" expresa simplemente el concepto de una multitud relativamente cooperativa; la palabra "sociedad", en cambio, también es utilizada en el sentido de una multitud semejaute, pero tiene toda clase de acepciones secundarias, que dan motivo a groseras confusiones. Podríamos definir como colectivismo el traspaso de ramas de la producción a las comunidades, pero evadentemente hablar en estas casos de socialización conduciría a concepciones demastado equivocadas. Incluso la estatización no puede ser identificada directamente con la socialización, pero constituye un acto colectivista. Por lo tamo, cuando se trate de la transformación de empresas privadas en públicas, sin que se asocie ya con ello la modificación de todo el orden social, parece más conveniente utilizar la palabra colcitivismo, menos comprometida y que expresa mejor una situación hibrida.

El análisis de Hobson se refiere a una declaración del lamoso escocés Adam Smah. En su obra sobre La riqueza de ina naciones, que fue redacada en visperas de la gran revolución industrial motivada por las invenciones de Watt, Arkweight, etc., el teórico del sistema industrial también aborda la cuestión de las sociédades por acciones. Al examinar las diferentes tormas y clases de sociedades por acciones conocidas basta entonces, dice refiriendose a la conveniencia y capacidad de expansión de esta forma de empresa:

El único comercio que parece adaptarse con probabilidades de éxito al régimen de una compañía por acciones, sin privilegio de exclusiva, es aquel cuyas operaciones son rutinarlas o susceptibles de acomodarse a métodos en cierta manera uniformes, y que apenas admiten pequeñas variaciones, o ninguna. De esta especie son el negocio baneario y los seguios, tanto de locendios, como de averia maritima y presa en tiempo de guerra, la apertura y sostenimiento de los canales navegables, y el abastetimiento de agua de una guan población, que se asemoja, en cierto modo, al caso anterior.

Desde que Senth escribió esto, grandes ramas del sistema de baucos de seguros y de transporte, así como en muchos lugares el aprovisionamiento de agua, gas, etc., pasaron de la forma de sociedad por acciones a la forma de explotación pública (estatal o comunal). Este y muchos otros ejemplos en los que la forma de la sociedad por acciones se reveló como la etapa de transición a la explotación pública permiten concluir que, en general, todas las clases de negocios están destinadas a recorrer el camino que va de la explotación privada por individuos a la explotación pública, pasando por la explotación por o para sociedades por acciones; que ciertamente el tiempo para la imposición total de este desarrollo puede variar en las diferentes ramas de la industria, pero que ci objetivo es en todas partes el mismo, en todas partes el fin necesario es la explotación colectiva pública, o bien la explotación colectiva como carga y como beneficio para el público.

"¿Es ésta la explicación correcta del hecho? --pregunta Hobson. De lo contrario, ¿cuáles son los límites que tienen que serle señalados a esta ley?" "El lecundo criterio" que proporciona Adam Smith nos da aqui, a su entender, la norma. La prueba decisiva de la capacidad de una rama de la producción o de otra rama de los negocios para la forma colectiva de explotación residiria en considerar si es apropiada para la explotación rutinaria o estandarizada, en el scutido señalado por Adam Smith: "capaz de una homogeneidad en el procedimiento tal que permita pocas o ninguna desviación". Suponiendo que esto luera correcto, ilegaríamos así a la cuestión siguiente, referida a si todas las industrias no pueden ser llevadas a una práctica rutinaria, cuestión que se halla en intima relación con esta otra: si es posible que todas las ramas de la produccion estén en condiciones de ser explotadas mecánicamente. La importancia de la maquina como lactor de desarrollo hacia el colectivismo no requiere hoy en día mayor explicación, ¿Hay entonces industrias que no son aptas para la máquina y para el manejo rutinario? Según Hobson, para contestar a esta pregunta tenemos que recurrir a los consumidores, para cuyas necesidades existe en primera instancia toda la industria, y a su "demanda efectiva", que determina la extensión y el carácter de la industria. Pero escuchemoslo a partir de aquí a el mismo.

Hay ciertas necesidades que, por la naturaleza o por la coatambre, están impuestas por igual a todos los miembros de la sociedad, o, alli donde los medios económicos están designalmente distribuidos, a amplias capas de la misma. Hay necesidades humanas universales, que son cubiertas por la producción de grandes cantidades de bienes de la misma naturaleza, forma y tamaño. Está necesidad rutinaria puede ser cubierta por "industrias rutinarias", y justamente la naturaleza económica de esta necesidad impulsa, como hemos visto, al colectivismo a las industrias ocupadas de su satisfacción. Evidentemente, es este principio el que ha llevado al colectivismo en la construcción de caminos de todos los países civilizados, el que puso bajo control nacional o local, según que sirvan a la necesidad comón de la nación o a la de las localidades. La pretensión de nacionalizar los ferrocarriles no espresa un nuevo principio económico, sino sólo una adecuación del mecanismo de transporte a las modernas condiciones de vida del público "consumidor". Casí todos los medios de transporte tienden, en los países poblados, a adoptar la naturaleza de "industrias de rutina", se trate del transporte de bienes, noticios o personas. Toda la obra del transporte por vias utilizadas públicamente

es de naturaleza rutinaria y mecánica. Indudablemente, lo que aquí es denominado "rutina" puede incluir exigencias muy complicadas y una demanda muy irregular. Pero si nos ocupamos de una necesidad generalizada, esta clase de complejidad puede ser correspondida mediante un aparato igualmente complicado, y manificata la nregularidad de sus propias leyes de movimiento. El transporte de personas y mercancias no camás irregular que el de cartas y telegramas.

Pero también muchos artículos de primera necesidad del consumo material ordinario son para toda la comunidad, o para grandes sectores de la misma, de tipo "rutinario". Detido a que codos los conciudadanos necesitom gas y agua y todos deberian militar sólo uma ciase de agua y de gas —o sea, la mejor y más pura que se pueda obtener—, las industrias en cuestión tienen la tendencia a adoptar la forma colectivista. No es del todo utópico pensar en una época en la que se considere correcto que todos reciban la misma clase de leche y que la demanda general de pan se haya vuelto tan poco diferenciada que las industrias de estos artículos sean incluidas en los servicios de los que se van a hacer cargo las comunas. En la medida en que los objetos de consumo masivos, de indole material o espíritual, estés impuestos por necesidades humanas comunes, cada vez más se aplicarán para su labricación metodos mecánicos y estandarizados, que impulsan bacia la adoption de bycuas colectivistas.

En la medida en que se vertifique una verdadera igualación hacia arriba del nivel de vida del pueblo, va a aumentar el número de industrias que van a poder atender, en la mayor escala económica, la satisfacción de necesidades, que con anterioridad sólo lueros comunes dentro de un estrecho "circulo de ciase", pero que altora ac transmitieron a toda la población.

Así los rasgos tundamentales del progrezo social apuntan hacia un incesante aumento de las organizaciones exiectivistas.

Sin embargo, aquellos que, extasiados, dirigen la vista hacia esta línea del desarrollo, olvidan frecuentemente el nito lado de la cuestión. Si esta ley del progreso cultivera tudas las necesidades de los hombres, entopiese el colectivismo no temiria límites. Pero el hombre no es sólo qua unidad entre aus semejantes, sino también una unidad en si mismo, no es solo participe de lo que es comúti a todos los hombres, sino una personatidad individual con características y un ambiente peculiares que despiertan en él, y sólo en el, necesidades y gustos propios. Estas necesidades y tendencias del gusto no pueden ser atendidas nunca a través de "industrias de rutina", cuya economía esta justamente determinada por la producción de grandes camidades de articulos homogêneos, para la satisfacción de necesidades comunes, no individuales. Las necesidades de naturaleza îndividual solo pueden ser satislechas a través de la actividad consciente de productores individuales. Aquí nos enfrentamos con una contradicción radical que da el goipe de gracia a todos los ideales de una colectividad integramente organirada. Es la contradicción entre "obra de rutina" y "artículo especial", entre producción mecánica y arte. La maquina puede ser dispuesta para satisfacer todas las necesidades que tenemos en común con nuestro próximo o con una gran parte del mismo... Pero si yo quiero satisfacer aquellas necesidades por las cuales me diferencio de mi prójimo, no necesito un maquinista sino un artista, alguien que por un ejercicio conaciente de su habilidad especial sepa conformar el majerial que el trabaja según los deseos de mi-

Este es el meollo de toda la cuestión. ¿Debilitará el colectivismo del futuro la diversidad y fuerza de aquellos necesidades y tendencias del gusto que diferencian a los hombres entre sí? ¿Será la individualidad absorbida por el género? Aun entre los colectivistas más radicales y más fanáticos, muy pocos admiten una tendencia semejante; la mayoría de ellos están más bien dispuestos a asentar el valor de su socialismo sobre ja simple prueba del desarrollo efectivo de la individualidad, sobre el incremento en la agisfacción de las necesidades que diferencian al individuo de sus semejantes. Si blem ta cifra absoluta de las necesidades generales que pueden ser cubiertas mediante el tratajo de rutina va a aumentar permanentemente, si bien la mayor satisfacción permitida a los individuos como tales va a consistir en gran parte en el uso individual de posibilidades accesibles a todos por igual, en el disfrute individual de placeres que "están fastribuidos en la más amplia comunidad", es sin embargo pequeño el número de aquellos que no señalan enérgicamente que uno de los objetivos y resultados más importantes de este desarrollo colectivista va a ser justamente la capacitación del Individuo para una satisfacción y atención más completa y más libre de sus tendencias individuales. Si éste es el caso -y parece irrefutablemente correcto-, entonces cada aumento del colectivismo, que se basa en la utilización más económica de productos homogéneos de la naturaleza y de los hombres, va a tener que ser compensado mediante un inevemento ereciente de la actividad humana dirigida a este tipo de trabajo, que aqui fue caracterizado como "arte" en el sentido más amplio... Las hellas artes proporcionan, naturalmente, el ejemplo más simple de esta actividad, pero no hay material, como lo demostró tan admirablemente Ruskin, que no pueda ser tratado artísticamente, tan pronto esté dada en el público una sincera valoración de la excelencia del producto. Los metales, la madera, la piedra, el cuero, cada clase de material se convierte en una manualidad allí donde viven amantes de bellas formas y colores, que despliegan los rasgos más nobles y fieles del arte. Sólo pocos van a negar que el progreso cultural de una nación consiste en el continuo desarrollo de las diferencias en el trabajo y en los placeres. Pero si esto es así, entonces estamos ante una disminución del trabajo aplicado a los productos comunes o estandarizados frente al trabajo que es individual tanto en lo que se refiere a su ejercicio como al placer que proporciona su producto. Naturalmente esto no quiere decir que el disfrute de un importante cuadro por parte de una gran fracción de la población es incompatible con el verdadero progreso, sino sólo que este placer, si bien es decididamente común a muchos, ya a ter más diferenciado, esto es, más individual, en lo que se refiere a su apreciación y satisfacción.

La historia contemporánea no nos proporciona ninguna prueba de que las hellas artes o aquellas artes que, aun cuando no sean tan finas, sirven para la satisfacción de tenden-cias individuales del gusto, tiendan a pasar de los talleres pequeños a los grandes, en la dirección del colectivismo. Los rasgos económicos fundamentales de la gran industria, el empleo de procesos de producción mecánicos y de un funcionamiento rutinario, no pueden ser aplicados del mismo modo a ellas. Puesto que dependen en su mayor parte de un incesante cuidado individual en la ejecución, y no de la división moy avanzada del trabajo que acompaña a la producción mecánica, la mayoría de ellas no dan siquiera el primer paro para su transición a grandes talleres. Si bien un artículo artístico en la mattería puede ser elaborado sobre la base de un tosco trabajo mecánico, los procesos más finos, que justamente integran el arre, se apartan, por regla general, de la economia de la división del trabajo. "La falda que es confeccionada por la máquina y por el tesco trabajo basado en la división del trabajo no queda bien ni puede quedar blen". dace la señora Webb comentando la industria loudinense de sastrería. Algo similar lecmos en relación con la fabricación de relojes de mesa y relojes de precisión, una industria que todavia conserva en Londres su carácter originario; la inbricación de un reloj de mesa se efectúa utilizando tanto la mano como la máquina bajo uno y el mismo techo. Los obreros aprenden la fabricación de todo el reloj, y sea cual fuere su trabajo especial, lo ejecutan con un conocimiento total de su papel dentro del funcionamiento de todo el reloj. Aqui vemos que incluso en la fabricación de un mecanismo subsiste el principio de la unidad y la individualidad. No sólo una poesía y un cuadro, sino tam-

bién una falda que queda bien y un buen reloj son elementos individualizados que albergan el toque distintivo de la obra de arte y le dan el correspondiente carácter a la industria en questión. Los dos factores estrechamente ligados -división del trabajo y producto mecánico-, que indudablemente benefician a las grandes y complicadas empresas que tienden al colectivismo, pierden así su efectividad cuando se trata de la satisfacción de necesidades individuales más refinadas. No sólo en las tamas superiores de esta industria (como la cuchillería, la enquadernación, la ebanistería) encontramos una saludable supervivencia de la explotación doméstica o del pequeño taller, sino también en industrias que maduraron algunas de las peores formas de trabajo pesado, y así el mejor trabajo se mantiene en empresas que conservan el tipo originario, como por ejemplo la zapatería y la cordelería. Tampoco es simpre el gusto individual del consumidor el que le confiere el carácter artístico a una determinada tama industrial. Un análisis más minucioso de la estructura de la industria textil demostrará que la naturaleza de la majeria prima determina el carácter de la industria tanto como el volumen y la homogeneidad de la demunda. La industria de la seda y algunas ramas de la industria del algodón no pudieran asimilar del todo la economía de la moducción mecánica, en parte como consecuencia de cierras irregularidades y peculiaridades de la materia prima, cuyo gratamiento requiere cuidado y juicio, en parte debido a la irregularidad y el carácter calificado de la demanda...

Evidentemente, estas industrias, en las que el trabajo calificado ocupa una parte relativamente insignificante del proceso global y en las que, generalmente, existe una demanda amplia y permanente por bienes de una calidad no muy diferenciada, se transforman en grandes formas capitalistas; el pequeño resto de trabajo calificado es allí sólo un complemento para el gran trabajo rutinario. Pero es importante tener en claro que existe un importante y verdadero contraste entre las industrias que estáu orientadas a la agrisfacción de ta demanda cuantitativa y aquellas que sirven a la demanda cuantitativa.

Posiblemente sea correcto pensar que en una sociedad desarrollada no se va a imponer con mucha luerza la tendencia a expresar la individualidad en artículos de ma material ordinario, así como que las oscilaciones de la moda --al igual que aquella irregularidad de la demanda, producto de un capricho imprevisible- van a ser disminuidas mediante la educación y una igualación oproximativa de los medios materiales. Sin embargo, no podemos caracterizar a toda la producción material corgo un mecanismo de funças económicas, que tiende fresistiblemente hacia el grabajo rutinario y hacia el funcionamiento colegivo. Es por cierto probable que, como será señolado por parte de los socialistas, del otro lado se va a producir un accremiento, de tal modo que estados y comunidades que en un comicuzo se tímitaron a la explotación de industrias rotinarias, lleguen, a través de la experiencia, a bacerse cargo y a manejar exitosamente uegocios en los que la rutina juega un papel Insignificante. Esta hipótesis tiene una cierta validez aprioristica y tiene también a su favor algunas experiencias. Pero con ello no se anula el principio básico de la diferenciación entre industrias que en un momento dado son de naturaleza fundamentalmente colectivista y aquellas que no lo son. El significado que cada sociedad y que cada época atribuyen al concepto "rutina" puede diferir según el grado de su desarrollo, pero por ello no es menos acertado que incluso el estado mejor preparado para empresas colectivistas, y menos entorpecido por derechos establecidos para hacerse cargo de ellas, va a limitar, no obstante, la gentión directa a industrias que pertenecen relativamente a la rutina...

Este principio —llamado por nosotros de contraste entre el consumo cualitativo y el cuantitativo, entre la industria rutinaria y la industria artesanal— cubre en realidad las líneas básicas del desarrollo a las que se refleren los colectivistas. El profesor Mar-

dall resume una investigación muy valiosa sobre las condiciones de la gran industria con la explicación de que "a primera vista hay razón para suponer que la suma de las nosibilidades de satisfacción está lejos de haber alcanzado su punto máximo, ni puede ser muy acrecentada por la acción colectiva en la forma de fomento de la producción y el consumo de objetos, donde opera con especial fuerza la ley de los rendimientos gecientes". Entonces iguiles son los productos a cuya fabricación y distribución se quede aplicar la ley de los rendimientos crecientes? Son los "producios de rutina" que agistacen necesidades commes a grandes masas de consumidores. Son los objetos que, dado que mantienen una demanda voluminosa y regular, en ciertas formas y calidades comunes, pueden ser fabricados y vendidos más baratos en gran escala que en una menor. Una maquinaria y moa división del trabajo extendida son aplicadas en la mayor medida para mantener bajos los costos de fabricación, mientras que la compra y la venta al por mayor y una amplia publicidad abaratan la venta, y finalmente, lo que no tiene menos importancia, se aborran los gastos en concepto de distribución y manejo. Pero estos ahorros en los costos son justamente las fuerzas por las que hemos visto que los negocios de cutina se encaminan por la via del colectivismo. El juicio del profesor Marshall, junto con el material de verificación cuidadosamente comprobado sobre el que se apoya, es un testimonio muy importante respecto de la factibilidad del colectivismo en relación con las "industrias de rutina".

El profesor Matshall también reconoce, si bien no tan consecuentemente, la relación de esta tendencia con la teoría de los monopolios. La polémica colectivista gira en gran parte en torno de la afirmación de que el control colectivista es necesario para salvaguardar los intereses de los consumidores frente a los monopolios. Alsora bien, hay dos dases de monopolios: aquellos en los que el poder monopólico procede de la disposición sobre and fuente limitada por la naturaleza o por la ley, y aquellos en los une este poder tiene su origen en la economía más elevada de las grandes empresas sobre las más pequeñas. La mayoría de los monopolios más poderosos revinen estas dos fueras en la medida en que, como los ferrocarriles y trests como la Standard Oil Company. se apoyan en parte sobre un monopolio de la tierra o de la materia prima y en parte sobre la magnitud del capital empleado. Pero la diferencia con respecto a la fuente de poder apunta claramente al hecho de que, tan peligrosos como son ambos tipos de monopolio para la comunidad, la defensa del interés común va a adoptar frente a ellos una orientación diferente. Donde el volumen del capital, el dumning a los competidores y el estrechamiento del competencia efectiva son la fuente del podar. hasta tanto se pueda constituir un sindicato que detente el control absoluto del mercado, tenemos que enfrentarnos con un negocio de rutina que aprovecha la acción de la ley de los rendimientos crecientes para erigir un monopolio privado. Estas lormas se critalizan en todas partes ante nuestros ojos en las industrias más desagrolladas, si bien muchas veces no del todo perfeccionadas ni con un ejercicio absoluto de su poder monopólico. Ellas no son, como muchas veces se afirma, el producto de tarifas aduanetas, si bien en América las tavifas contribuyeron a su madurez. Son el producto normal y necesario de la competencia industrial, donde la economía de la máquina y la ampliud de los mercados convierten a la extensión y a la fortaleza en condiciones funda-

a Altred Marshall, Principles of economics, 23 ed. vol. 1, p. 527. Si bien para la mayoría le los lectores de este periódico es superfluo, anotemos aquí que por "ley de los rendimientos recientes" se entiende el hecho de que en determinadas industrias y dentro de ciestos límites, la ampliación de la explotación (aplicación de más trabajo y más capital) numenta el rendimiento en términos absolutos y relativos. Mientras que en la agricultura, donde en un anelo leterminado el rendimiento no guarda correspondencia con la creciente aplicación de capital / trabajo, sino que disminuye en términos relativos (pudicado de todos modos aumentar en firminos absolutos), opera "la ley de los rendimientos decrecientes"

mentales del éxito, circumstancias bajo las guales la sompetencia tiene que hacerle final mente lugar al monopolio privado del competidor más grande y mejor situado. El pedido de protección estatal frente al poder que estos monopolios ejercen sobre los critating. dores, así como sobre los obretos, cuya ocupación y existencia ellos tienest en sus manos, es un factor cada vez más poderoso de la política actual. En Inglaterra y en el continente europeo hay hasta ahora sólo pocas industrias de las que pueda derirse que alcanzaron la forma de un monopolio perfecto, que continuamente se ecliptó frente a toda competencia directa. Pero hay muchos ejemplos en los que el dominio del capital organizado alecta seriamente la formación del precio, como corresponde a la compesencia, y donde el poder monopólico se diferencia sólo por el grado del "trust" perfecto. Corresponde al curso del desarrollo histórica verificar si la presión real de estos peligros y trastornos se revela como un factor más eficaz para la difusión del colectivismo, dada la comprensión consciente sobre la maduración del tipo de empresas indicadas para asumir la forma colectivista, o si surge la capacidad de la comunidad para hacerse cargo de estas explotaciones. La demanda formulada por los teóricos del colectivismo, y apoyada en razones de naturaleza utilitaria o humanitaria, de que el estado debería poner bajo su control a aquellas industrias que producen medios de subsistencia necesarios para el pueblo coincide con la política que resulta de las comideraciones basadas en la estructura de las industrias. Pues justamente la mayoría de aquellas industrias que bajo la influencia de fuerzas puramente económicas tienden al monopolio, producen bienes del consumo más general. Estos "artículos de consumo necesarios" tendrán la mayor demanda regular y se convertirán en "mercancias de rutina", y puesto que la práctica de un monopolio hace peligrar su colocación menos que la de otras mercancias, los monopolios para su comercialización se van a revelar para el empresario como los más beneficiosos. De esta manera el clamor por una política colectivista -en el sentido de que cada yez más esferas de la producción de "medios de subsistencia necesarios" quedan sujetas a la gestión pública- está en consonancia con el otro principio sobre el cual fundamentamos el progreso colectivista. Este reconocimiento del desarrollo de monopolios privados como un proceso natural de desarrollo remite al colectivismo como único medio de sustitución de los mismos. La única alternativa del monopolio privado es el monopolio público. Pues si un monopolio privado es el producto de fuerzas económicas que frenan la competencia, entonces es absurdo despedazar el monopolio para restablecer la competencia. Es imposible volver hacia atràs la aguja del reloj mundial, Un monopolio privado que descansa sobre un privilegio legal puede ser eliminado mediante la abolición de su fundamento legal, pero frente a un monopolio desarrollado a partir de relaciones competitivas no hay otro medio más que el colectivismo.

En las industrias donde se evidencian principalmente elementos de un "monopolio natural" no es posible comprobar una tendencia general que opere en el mismo sentido. El problema de la grande y pequeña empreta en la agricultura tiene todavía que ser resuelto primero en diferentes tamas del cultivo del suelo y bajo diferentes relaciones sociales y raciales. En algunos grandes sectores parece retroceder la "mezquindad de la naturalera" ante el empleo de la máquina y del capitalismo, de manera tal que también la agricultura pueda beoeficiarse de la ley de los rendimientos crecientes. Doude ocurre esto, como en las grandes granjas agrícolas, la agricultura adopta los rasgos de la gran es plotación fabril y se convierte en una industria de rutina. El punto máximo de este desarrollo sería, por consiguiente, no sólo la nacionalización del suelo, sino también de la explotación del suelo. Sin embargo, donde subsiste la pequeña explotación —y la fuerte individualización, la constitución del suelo, el clima, la situación y otros factores naturales indican que seguirá subsistiendo— la agricultura queda, según nuestro criterio, excluida de la esfera de la simple industria de rutina. Esto parece aludir a

una política colectiva de dos frentes, según tengamos que ocuparnos de monopolios que se desarrollaron bajo la influencia de la ley de los rendimientos cretientes y aquellos que se erigieron bajo la ley de los rendimientos decrecientes. Mientrus los primeros geaden a caer en la gestión colectiva directa, los otros pueden quedar bajo la gestión privada, y la política colectivista limitarse a emplear para beneficio público toda la renta que descanse sobre el valor especial que le confiere a las fuentes naturales la necesidad pública-

Una politica basada en el reconocimiento de estos principios del desarrollo colecrivista no es, evidentemente, de ninguna maneta un compromiso. Ella reclama para la economía colectiva todos los negocios de los que puede hacerse cargo provechosamente la comunidad. Reconoce que el dominio absoluto de esta actividad comercial se desarrolla en dos direcciones; primero y sobre todo haciendo que las "industrias de rutina" maduren hacia una forma de monopolios privados antisociales, y segundo en la forma de una capacitación creciente, favorecida por la experiencia, de la comunidad política para el manejo de empresas públicas. Puesto que la tarea inmediata de la política colectivista consistirá en entructurar las demandas que la sociedad tiene que formular al individuo de tal manera que, a través de una economía adecuada, al mismo le ses dejada, en un grado continuamente creciente, la oportunidad para la libre ocupación de su energia, dicha politica también reconoce que la parte de energia organizada directamente para fines colectivos va a estar en una proporción decreciente con respecto a la energía total de los individuos y que, por ello, el dominio de la empresa privada, en todas las ramas de la actividad, va a crecer más rápidamente que el campo del colectivismo.

Éstos no son principios nuevos y tampoco son presentados aquí como tales. Si aquellos que trabajan prácticamente en pro de reformas sociales y económicas centimúan
despreocupándose por los principios, la lógica inevitable de los hechos los va a llevar
por el camino bosquejado hacia el colectivismo. Pero van a tener que pagar el precisa
que siempre tuvo que pagar el empirismo de miras estrechas; con paso lento, inseguro, con innumerables arranques y retrocesos equivocados, se van a dirigir en la occuridad
hacia un objetivo desconocido, siguiendo huellas desconocidas. El desarrollo social pueda
consumarse consciente o inconscientemente. En el pasado fue generalmente innonciente,
y por ello su camino fue leuto, costoso y peligroso. Es nuestro deseo que en el futuro
sea más rápido, menos amenazante y más efectivo, y de ese modo se convertirá en la
expresión consciente de la voluntad educada y organizada de un pueblo que no considera a la teoria como inútil para la práctica, sino que la utiliza para poner la aconomía
en sus manos.

Hasta aquí Hobson. No es nuestra intención criticar detalladamente aus explicaciones. Por ello es que antes que nada subrayaremos brevemente que se trata de una hipótesis puramente arbitraria, sólo admitida para los lines de su análitis particular, aquella a través de la cual considera que toda la industria entá en primer lugar dirigida al consumidor. Sólo es correcto decir que pinguna industria puede existir sin consumidores, pues, por el contrario, es sabido que en la actualidad toda la industria privada está antes que nada para crear fuentes de ingreso para los productores, y el consumidor sólo es un medio para el fin. De todos modos, esto es aqui solamente formal. Es más importante que —évidentemente también sólo en aras de la brevedad— el consumidor aparece, como sucede generalmente en este tipo de investigaciones, exclusivamente como el último consumidor, esto es, el consumidor "improductivo", mientras que el último consumidor, esto es, el consumidor "improductivo", mientras que

en realidad el consumidor productivo desempeña un papel tau importante en el mecaniamo económico moderno que pasarlo por alto significa abrirle las puertas de par en par a razonamientos falsos. Ames de que un producto se conviente en un bien de uso para el consumidor final fue, totalmente o en sus partes integrantes, artículo de uso para consumidores productivos, que naturalmente no tienen pretensiones individuales artísticas, sino que sólo se preocupan por las bondades del material, etc. Esto permite reconocer que el círculo de las "industrias de rutina" es considerablemente mayor de lo que se puede ver a través de un análisis que sólo toma en cuenta a los consumidores finales. Las industrias de materias primas y semimanufacturas son casi todas industrias de rutina, o tienden poderosamente a serlo. Sólo en la última elaboración del objeto de consumo, desempeña su papel el factor artístico individualista.

Por la demás, el criterio de producción de "rutina" o "artística" es muy fructifero para la cuestión acriba tratada. Sobre todo, en lo que se refiere a la perspectiva histórica, coincide en general con el criterio dado en El cabital acerca de los tipos de explotación, que en el caso concreto también queda sin examinar por el. Se trata de un valioso complemento del mismo en la medida en que ofrece un asidero para una evaluación más exacta del curso probable del desatrollo, y nos preserva de conclusiones apresuradas en relación con un inminente dominio exclusivo del colectiviano. Pues sea como fuere que uno se imagine la relación cuantitativa entre industrias de rutina e industrias artísticas (en el sentido anterior), después de lo expuesto parece evidente que las primeras nunca avasallaran tanto a las segundas como para hacerlas "desaparecer". Corresponde mucho más a la ley de la dialéctica que justamente el creciente anuento y desarrollo de las explotaciones colectivistas vuelva a crear las condiciones para una nueva actividad productiva individual, que la circunstancia de que ella misma genere las condiciones que comparresten so proliferación. Hoy en día ya vemos claramente esto en muchos ejemplos, y sería una perspectiva muy triste que la humanidad se acercara a un futuro que sólo conociera una forma de movimiento.

Si por ello no estamos de acuerdo con diferentes detalles de las explicaciones de Hobson, nos parece que la idea fundamental de las mismas es irrefutable. De todos modos, por mucho tiempo tenemos que desembarazarnos de la idea de que nos acercamos a un estado social totalmente colectivista. Tenemos que familiarizarnos con la idea de una comunidad colectiva parcial.

# J. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN ALEMANIA

Antes de que pasemos al punto siguiente de nuestra investigación, corresponde preguntarnos cual es en estos momentos la situación general del desarrollo hacia la forma de explotación colectivista, y qué ocurre con el curso real de este desarrollo.

Ninguna persona competente niega en la actualidad que en la industria demana el tono lo da el pasaje de la explotación pequeña a la grande, de la manufacturera a la fabril, de la fábrica grande a la gigantesca. Las cifras publicadas hace poco de las industrias del Reich y la estadística laboral ponen el pecho fuera de toda duda. Comparado con 1882, año del último censo, con un aumento de la población de 14.8 %, el grupo B de las profesiones censadas judustria, mineria, siderurgia y construcción) revela en el año 1895 las siguientes modificaciones en los números de trabajadores:

|                                                                                             | 1882      | 1895      | Aumento o dianinución |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|--|
|                                                                                             |           | 1893      | Absoluto              | %      |  |
| Cerentes independientes<br>fedustrias domésticas inde-                                      | 1 861 502 | 1 774 481 | - 87 021              | 4.68   |  |
| pendientes                                                                                  | 389 644   | 287 389   | - 52 255              | 15.39  |  |
| Pasonal técnico, de vigilan-<br>cia, comercial                                              | 99 076    | 1/63 747  | + 164 671             | 166,21 |  |
| Oserarios, aprendices, maqui-<br>nistas, conductores, así co-<br>mo miembros familiares que |           |           |                       |        |  |
| trabajan en la explotación                                                                  | 1 096 245 | 5 955 6)3 | +1 859 570            | 45.39  |  |
| TOTAL.                                                                                      | 6 396 465 | 8 281 230 | +1 884 765            | 29.47  |  |

Las cifras habían por sí mismas. Si en el año 1882 por cada trabajador intrpendiente había dos empleados, en el año 1895 la relación era 113, lo que

implica un cambio que a primera vista parece considerable.

Sin embargo, estas cifras ocultan al lego toda su importancia. Una proporción de tres empleados, como promedio, por cada industrial independiente para todo el país permite interpretar que la gran industria está, todavía en la actualidad, avanzando considerablemente respecto de la pequeña industria (manufactura y pequeña tábrica), pero no tanto como para ser considerada la soberana. Si en trece años, a pesar de los enormes progresos que hizo la técnica en este hempo, el número de los independientes en la industria disminuyó en total, aproximadamente, en 140 276, o un poco menos del 6.4 %, entonces podría parecer como que todavía está muy lejos de cumplirse el total arrinconamiento de la manufactura y de la permeña industria por parte de la gran industria, como si a las primeras le estuvieran reservados dominios muy importantes ade-

más del trabajo artístico.

Aún no se ha establecido cómo se distribuían en los diferentes grupos de caplotación, en el año 1895, los obreros activos en la industria - los capleados comerciales y de vigilancia tienen que ser incluidos, sin más, en las explotaciones medianas y grandes. De acuerdo con estas cifras se podrá esperar un significativo aumento de las personas ocupadas en empresas grandes y medianas, y una disminución, si bien no absoluta al menos relativa, de las personas activaen pequeñas empresas. Pero además habrá que estar preparado para que estas cifras hagan anarecer también a las pequeñas empresas en su totalidad como incomparablemente más fuertes, esto es como abarcando juntas un grupo mucho mayor de obreros. Ya el número promedio de tres obreros por un industrial independiente indica esto. Sabemos por informes de inspección de fábricas y por relevamientos especiales que hoy en día Alemania tiene numerosas grandes empresas cuyo personal obrero se cuenta por cientos y, además, un número todavía mayor de empresas medianas. Si esto es así, entonces la cifra promedio 3:1 sólo se explica por el hecho de que frente a ellas hay todavía un número enorme de empresas muy pequeñas y diminutas, en una proporción de 99:1, y que la proporción de los obreros ocupados en la gran industria con respecto a los ocupados en la pequeña está lejos de haber alcanzado el mismo estado. Con otras palabras, que el número total de los obreros ocupados en las grandes empresas está considerablemente not detrás del de los obreros ocupados en pequeñas empresas. De los 8 millones de personas activas en la industria, por lo menos 5 millones deberían pertenerer a la industria mediana y pemieña, y por lo menos la mitad a los talleres pequeños (manufactura e industria doméstica).

En realidad esto se parere poco al cuadro que evoca en la imaginación nuestra frase anterior respecto de que el desarrollo hacia la gran industria es el que brinda el tono dominante en la actualidad. De todos modos estas cifras aproximadas están lejos de expresar la verdadera relación entre la grande y la pequeña industria, Sólo muestran el agrupamiento exterior de la parte de la población industrialmente activa, en el sentido más estricto, pero ocultan, en cambio, todos los hechos que son necesarios para la investigación de las relaciones internos, volunien, carácter, etc., de la producción. Para informarnos sobre ello no sólo necesitamos los datos del censo profesional, que todavía se esperan, así como la distribución según grupos de exploración en las diferentes ramas de la producción, sino también los referidos a la posición de las diferentes explotaciones en su grupo de producción, a la relación de las capacidades de producción y otros detalles similares, sobre los que no nos informa en absoluto la estaditica laboral misma. Por el momento, sólo podemos aprechar en forma aproximada la verdadera situación sacando conclusiones sobre el desarrollo de las relaciones internas a partir de la relación entre las citras, dadas ahora a conocetdel censo industrial de 1895 y las correspondientes al censo de 1882.

Un análisis extraordinariamente laborioso y digno de leerse de las citras del censo profesional de 1882 lo encontramos en el escrito Uber die Grenzen der Weiterbildung des fabrikmüssigen Grossbetriebs in Deutschland, del doctor

Ludwig Sinzheimer. Es una investigación totalmente objetiva, si bien no desgolorida, respecto del estado alcanzado por la gran producción fabril en Alemaem y de cuales son las posibilidades de su desarrollo ulterior. En el libro mengonado la cuestión es analizada sólo desde el punto de vista técnico y comercial, e sólo en un segundo escrito el autor pretende analizada en su importancia golitica y social ("desde el punto de vista del problema obrero"). Por la exacticul y el carácter abarcador de su investigación, puede esperarse con interés esta ggunda parte de la misma. Por lo demás, en general el criterio político y social del doctor Sinzheimer está ya bastante claramente indicado en la primera parte. sinzheimer pertenece a la escuela de Brentano y comparte con ella la valoración de la gran industria como portadora del progreso político y social, una concepción que no criticaremos en este lugar, sobre todo porque ella apenas si induce autor a conclusiones irrelevantes respecto del objeto de su investigación, que aquí nos ocupa. Si tenemos que objetar algo de su trabajo, son más bien --juno a un cierto abandono en el estilo- los innumerables pasajes con dobles y piples salvedades que presenta. Sabemos apreciar el cuidado del investigador centifico ante el peligro de las generalizaciones que se imponen, pero en un gabajo terminado este tiene que manifestarse de otro 100do que en una permanente recourencia a excepciones y alternativas, si no se quiere perjudicar la claridad de la exposición. También desde el punto de vista puramente técnico el trabajo podrta haber sido más claro, ya que una mejor división habeia posibilitado una exposición más fluida, más diálant. Estas objeciones se aplican, de cotos modos, solo a la forma dei escrito, pero están ampliamente compensadas por la riqueza de su contenido, la abundancia de material instructivo y el tratamiento profundo y amplio del tenta. Resultaria difficil exagerar su valor para quien desee orientarse en este tema de la mano de una investigación concienzuda y competente.

Veamos ahora que es lo que ocurre según el autor con el desarrollo indúsural de Alemania.

Sinzheimer parte del censo industrial y profesional de 1882, y su investigación se renere precisamente a los grupos i, n y in hasta xvi de la estadística del Reich: industria en el sentido estricto, minería, horticultura y ería de animales, na incluir la cría de animales útiles para la agricultura. En este grupo había las siguientes explotaciones y talleres industriales domésticos (suprimiendo explotaciones secundarias —consideradas, en general, como intrascendentes):

|                                               | Cifras absolutas | %       |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|
| 1. Exploraciones con un máximo de 10 personas | 2 241 533        | 68.1    |
| Il. Exploraciones con 11-50 personas          | 36 048           | 1.5     |
| III. Exploraciones con más de 50 personas     | 9 509            | 0.4     |
| TOTAL                                         | 2 287 090        | p, ggt- |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stuttgart, 1893, edición de J. G. Cotta Sucesores, p. 198 (termas parte de los estudios de economia política).

Es se suprimen también los talleres industriales domésticos (que constituyen sólo partes integrantes, localmente distribuidas, de explotaciones de la industria doméstica y de otras explotaciones), entonces resulta la siguiente relación de las tormas de explotación: <sup>2</sup>

|                                      | Cifras absolutas | 97    |
|--------------------------------------|------------------|-------|
| Explotaciones artesanales            | 1 895 749        | 97.0  |
| Explotaciones de industria doméstica | 19 209           | 1.0   |
| Pequeñas fábricas                    | 29 753           | 1.5   |
| Grandes explotaciones fabriles       | 9 509            | 0.5   |
| TOTAL.                               | 1 954 220        | 100.0 |

Aquí vemos que la explotación grande y mediana ocupa ya trente a la pequeña algo más de espació que en la primera tabla. Pero la relación sigué establecida entre una mayoría aplastante y una minoría insignificante. Muy diferente es la situación si nos guiamos por las personas ocupadas en los diferentes grupos de explotaciones. Ahí obtenemos los siguientes números (incluidos los gerentes, etc.):

|                                      | Cifras absolutas<br>(personas) | %     |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Explotaciones artesanales            | 5 255 513                      | 53.85 |
| Explotaciones de industria doméstica | 544 980                        | 9.02  |
| Pequeñas fábricas                    | 686 144                        | 11.35 |
| Grandes explotaciones labriles       | 1 558 574                      | 25.78 |
| TOTAL                                | 6 045 211                      | 100.6 |

Si bien la gran explotación labril ahora se aproxima, dotada de un numero so ejército, de todos modos mantiene con la totalidad de las demás formas de explotación solamente una relación de 1:3, y con respecto a la manufactura sola una proporción de 1;2. Dispone de un cuarto de las personas activas en la industria, y si le sumamos la parte del león de las personas que trabajan para las explotaciones industriales domésticas, de un tercio.

Uno de los tenómenos más significativos del censo industrial de 1895 es el considerable retroceso de las personas que ejercen la industria doméstica como

2 l'or taita de espacio no podemos entrar aquí en defalles sobre el método aggin el cual Sinzheimer realiza sua reducciones. Por ello sólo diremos que nos parece que únicamente admite objectones en la medida en que Sinzheimer tiende a concederle a las pequeñas explosaciones algo más de lo estrictamente necesario.

En adejante todas las empresas con hasta 10 personas son caracterizadas como astesanales, las de 11 a 50 personas como pequeñas (abricas y las de más de 50 personas como grandes explotaciones fabriles, Las explotaciones industriales domésticas se distribuyen entre estos tres grupos según su tamaño, y sin embargo la mayoría pertenece a los dos últimos grupos.

actividad principal. No es una hipótesis demasiado arriesgada decir que la gran mayoría de ellas tiene que ser buscada ahora en las grandes explotaciones industriales. Pero supongamos que en total haya aumentado, entre 1882 y 1895, un 50 % el número de las personas activas en la gran industria, de acuerdo con el desarrollo arriba verificado de la relación de los trabajadores independientes con los empleados de 1:2 a 1:3: entonces en 1895 ascendería sólo a 2 300 000, o sea, que estaría en una relación de 4:7 con el número total de los asalariados empleados en la industria y en una relación de 2:5 respecto del número total de todos los trabajadores pertenecientes a la industria. Por consiguiente, en todo caso, el número de trabajadores directamente activo en las grandes explotaciones fabriles sería muy inferior al activo en pequeñas fábricas, explotaciones artesanales y talleres domésticos. Con lo cual —y se trata de un dato que no hay que perder de vista— se revela que el límite inferior de las grandes explotaciones labriles con 51 personas es bastante bajo como mínimo.

De todos modos, a esto se opone que la estadística del Reich de 1882 consigno ramas industriales espacialmente separadas así como secciones especiales unilicadas de una y la misma empresa. En tanto éstos catan en diferentes órdenes de industrias lueron contabilizados como empresas aisladas, y de este modo le tueron asignados a los rubros de pequeñas fábricas y explotaciones artesanales una cantidad de lugares de producción que en realidad eran partes integrantes de los grandes establecimientos industriales. Un rasgo característico del desarrollo mdustrial moderno —que se señalo muchas veces en este periódico— consiste en que mientras por una parte condujo y aún conduce a una profunda especialización en la producción, por otra parte madura nuevas centralízaciones en una escala ampliada, a veces grandiosa. La esquela spenceriana aplica a este proceso, que corresponde a la negación de la negación hegeliana, el concepto de diferenciación e integración tomado de las matemáticas, y nuestro autor lo caracteriza con las expresiones especialización y combinación. "Se puede --dice-flamar a la primera una diferenciación en el sentido horizontal y a la combinación una unión en el sentido vertical." Naturalmente, la nueva combinación tiene generalmente un aspecto muy diferente a la antigua, porque descansa sobre otra técnica y otras relaciones de mercado, pero a veces parece que sólo cambió la escala, algo similar a lo que ocurre en el comercio, donde la primitiva genda de abarrotes festeja su resurgimiento en los grandes depósitos de mercandas. El autor dedica una parte considerable de lu escrito, y no la menos interesante, a examinar la cuestión de cuándo y por quê la empresa combinada está en mejores condiciones de competir y es más capaz de resistir que la simple; un examen al que sólo podremos hacer aquí una breve alusión, sin abordarlo de modo más detallado. Señalemos solamente que la combinación en diferentes direcciones puede realizarse según la naturaleza de la empresa principal. Ella puede consistir en que se considere más ventajoso producir allí mismo las materias primas, etc., necesarias para la fabricación de la mercancía principal, en logar de comprarlas en el mercado, pero también en el hecho de que la mercancía principal y sus residuos sigan siendo utilizados en la misma empresa.

<sup>2</sup> La última proporción es la más adecuada, porque en ella están incluidas las cifras de independientes y empleados para los talleres, en su mayoría pequeños.

Todo depende aqui, como lo explica el autor valiendose de muchos ejemplos tomados de la práctica, de la naturaleza de la mercaneta principal, de la técnica especial de la empresa y de las condiciones de la colocación. La técnica determina también si los productos secundarios agregados a la producción principal de la empresa pueden ser labricados o no en el mismo edificao o lugar de trabajo, Si no lo son, entonces los lugares de producción especiales quedan, sin embar. go, como partes integrantes intimamente ligadas a la empresa central. Una explotación semejante que trabaja, tal vez, con mucho capital constante y poco capital variable, que emplea costosas máquinas y pocos obreros, queda ubicada en la estadistica del Reich entre las pequeñas fábricas o incluso entre las explotaciones artesanales, mientras que en realidad pertenece a la gran explotación labril. El autor presenta para ello algunos ejemplos ilustrativos, que demuestran que estos casos son mucho más frecuentes de lo que comúnmente se imagina, Al mismo tiempo muestra cuán poco confiables son la mayoría de los criterios acerca de la naturaleza de las explotaciones (número de obreros, fuerza motriz de las maquinarias empleadas, etc.) cuando se los aplica aixladamente. De todos modos, para no apartarnos del objeto de nuestra observación debemos aceptar como indiscutible que el artesanado y la pequeña explotación fabril apareten en la estadística industrial como mucho más fuertes numéricamente de lo que son en realidad.

Otra circunstancia que hace aparecer al artesanado como mucho más fuerte de lo que en realidad es, reside en el conocido hecho de que en ciertos casos, que aumentan diariamente, el artesano es más bien un conterciante con mercancias tabriles que un verdadero productor, y que incluso su actividad artesanal consiste fundamentalmente en un simple unir, pulir, fimar, etc., productos labriles para determinados tines del consunso. Si se quisiera que todas las personas asignadas al artesanado, que en realidad como productores son sólo miembros dislocados de la explotación fabril, quedaran adscriptos a ésta, entonces unestra tabla tendría un aspecto totalmente diferente.

Aun si prescindimos de ello y tomamos en consideración otro factor, igualmente poco euestionado, obtenemos un cuadro radicalmente diferente de la importancia de la gran industria fabril frente a la pequeña fábrica y el artesanado. Este factor es la productividad, o bien la capacidad de producción misma. Que la productividad del obrero es mucho más elevada en la gran lábrica que en la lábrica pequeña, y ésta, a su vez, considerablemente más elevada que en el artesanado, es tan incontrovertible que no hace falta decir una palabra sobre esto. Mucho más discutible es, naturalmente, la magnitud calculable de esta diferencia. El conocido estadístico norteamericano Carol D. Wright supone, para el año 1882, que en los Estados Unidos cada obrero fabril realiza, como promedio, una cantidad de trabajo 50 veces mayor que el antiguo obrero manual. Sin embargo, en la actualidad también son empleadas en el artesanado máquinas operadoras y máquinas motrices, y asi esta cilra sería decididamente bastame elevada. Sin embargo, en Alemania en el año 1882 la maquinaria motrit desempeñó un papel insignificante en el artesanado, como lo demuestra Sinzheimer con la signiente tabla elaborada sobre la base de la estadística del Reich:

CANTIDAD DE QUUPADOS EN EXPLOTACIONES MOTORIZADAS, O BIEN EN TALLERES INDUSTRIALES-BOMÉSTICOS MOTORIZADOS

| Tipo de explotación según tamaño              | Abroluto  | 4°    |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| 1. Explotaciones con un máximo de 10 personas | 228 455   | 12.1  |
| II. Explotaciones con 11-50 personas          | 327 184   | 17.3  |
| III. Exploraciones con más de 50 personas     | 1 334 135 | 70.6  |
| TOTAL                                         | 1 889 772 | 100.0 |

Observamos cuán insignificantes parecen aquí las pequeñas explotaciones, ne obstante ser predominantes según su número. Y eso que sólo se ha tenido en cuenta el empleo y no la fuerza de los motores empleados, que por regla general aumenta en proporción al tamaño de la explotación. De acuerdo con lo dicho, las cifras que Smzheimer admite para ilustrar la relación de la producción en la explotación grande, pequeña y mediana no deben parecer de ninguna manera demasiado elevadas, sino seguramente demasiado bajas. El supone que sobre la persona ocupada en la fabrica pequeña recae una producción dos veces mayor que sobre la ocupada en el artesanado y en la industria doméstica, y sobre la persona ocupada en la gran explotación (abril, una producción tres veces mayor, En una segunda tabla supone para la gran fábrica una productividad cuatro veces mayor que para el artesanado y la industria doméstica, lo que seguiría siendo, no obstante, demasiado bajo. De todos modos, en estos casos es mejor ser demastado canteloso que demasiado atrevido. Igualemos ahora a 100 el producto global de todas las explotaciones y talleres aqui considerados, y entonces, según la relación de productividad, tendríamos:

|                                                          | Con una relación de<br>productividad 1:2:3<br>(%) | Con una relación de<br>productividad 1:2:4<br>(%) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| in el artesanado                                         | 33.1                                              | 28.5                                              |
| En la industria doméstica                                | 5.5                                               | 4.8                                               |
| En las fábricas pequenas<br>En las grandes explotaciones | 13.9                                              | 12.0                                              |
| labriles                                                 | 47.4                                              | 54.7                                              |
| POTAL.                                                   | 0.001                                             | 100.0                                             |

En la última relación —que según nuestro parecer está todavía muy por debajo de la realidad— vemos ya que la gran explotación fabril contribuye con la parte del león a la producción nacional, mientras el artesanado y la industria doméstica juntas aportan aproximadamente un tercio. Sólo estas cifras nos permiten comprender más o menos la importancia de las últimas en relación a las otras formas de explotación.

Estos datos, por lo demás, sólo se refieren a los relevamientos de 1882. Hemos

visto más arriba los importantes cambios consumados desde entonces en la proporción entre las explotaciones grandes y pequeñas, a lo que hay que añadir además el extraordinario incremento de la productividad en las grandes explotaciones desde 1882. En este periódico fueron ya presentadas en diferentes ocasiones algunas cilras sobre dicha cuestión; así, por ejemplo, en el artículo final de la serie "Contribuciones a la historia del desarrollo de la gran industria en Alemania", año 12, tomo 2. Pero ellas se minimizan frente al material que no presenta Surineimer tanto sobre la ampliación de explotaciones fácticamente realizadas como también sobre las posibilidades de ampliación todavia abiertas, ambas demostradas por la experiencia. Lo poderosas que eran estas en 1882 lo demuestra el hecho de que de 9 509 grandes explotaciones fabriles (las que, como hemos visto, representaban aproximadamente la mitad de la producción industrial del país), 7 567, esto es, más del 80 % de las explotaciones tenian menos de 200 personas (entre 51 y 200), y sólo 124, o sea, el 1.3 % de las explotaciones tenian más de 1 000 personas.

Un panto de partida general sobre el desarrollo consumado desde entonces lo proporciona la estadística sobre la instalación de calderas de vapor. Desgraciadamente falta una para el Reich alemán, pero en lo que se refiere a los principales estados industriales de Prusia y Sajonia, en ambos países aumento muy considerablemente tanto el número como la productividad de las máquinas y calderas de vapor desde el año 1882. Si se toma por escala el año 1879 y se lo iguala a 100, entonces tenemos:

|           |      | Máquinas de vapor lijas |                                           | Calderas de vapor<br>fijar |
|-----------|------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|           |      | Número                  | Productividad<br>en caballos<br>de (usrza |                            |
| En Prusia | 1    |                         |                                           |                            |
|           | 1885 | 129.9                   | 136.5                                     | 127.8                      |
|           | 1892 | 168.9                   | 209.9                                     | 156.8                      |
| En Sajoni | a.   |                         | 5555764E                                  |                            |
| (0):      | 1882 | 113.06                  | 2                                         | 112.71                     |
|           | 1891 | 177.51                  | 242.09                                    | 162.40                     |

Un incremento simular podría haberse verificado en los estados industriales pequeños. La circunstancia de que el porcentaje de productividad aumentó más que el de suáquinas demnestra que fueron constituidas máquinas cada vez más grandes, lo cual permite a su vez verificar con seguridad uma expansión correspondiente de las explotaciones.

Nos abstendremos de entrar en ejemplos particulares, sí bien existen cifras realmente sorptendemes para grupos enteros de explotaciones. Sólo subrayaremos

At en 1824 en la industria alemana de hierro en bruto, 187 exploraciones produjeron 7 380 (onetadas de ese metal; en 1891, en cambio, 109 exploraciones produjeron 4 641 (oneta-

explicitamente, con respecto al artículo de Hobson y para evitar falsas interpretaciones del mismo, que el desarrollo hacia la gran explotación tampoco se detiene
ante la industria artística. Hobson mismo en su escrito The evolution of modern
capitalism hizo referencia a este hecho, y nuestro autor presenta ejemplos conunidentes de ello. Señala así con razón que las grandes empresas industriales
produjeron obras de arte dignas de admiración, obras que el taller individual y
la pequeña fábrica no están en condiciones de producir, y por nuestra parte
queremos señalar que el famoso literato inglés John Ruskin, después de haber
luchado durante una generación contra los métodos de presión lumínica en la
reproduccion de cuadros, se declaró sinceramente vencido y admite que estas
reproducciones pueden competir con las verdaderas obras de arte del antiguo
grabado en cobre. En general vemos que la industria artística queda a merced
del capital, pero no como explotación labril, sino como una explotación esencialmente manufacturera.

Cuando se consideran los importantes desplazamientos en la distribución de los trabajadores según las clases de explotaciones, como lo muestra la más reciente estadística industrial, y se suma a ello el becho indiscutible e indiscutido ne que en las grandes explotaciones es donde más aumento la fuerza productiva del trabajo, entonces no se encontrará demasiado arriesgada la conclusión de que si en 1882, calculado por lo bajo, entre el 47 y el 54 % de la producción total en la industria y en la manufactura recayó en la gran industria fabril, la participación de ésta no puede ser en la actualidad interior al 60-70 %. Dos tercios, cuando no tres cuartos, de la producción industrial de Alemania corresponden a la gran producción fabril, a la gran explotación colectivista. Este becho es ocultado a la vista por mil circunstancias, sobre todo porque una gran parte de estos productos de la gran industria son productos semimanulacturados y otra nos es proporcionada por personas que participan sólo aparentemente en su fabricación, pero que en realidad sólo comercian con ellos. Pero no hay duda posible con respecto a su veracidad. Otra cuestión es la que surge al considerar la posibilidad de que las empresas colectivistas, que tienen esta gran participación en la producción nacional, estên en su mayoria maduras para ser retiradas de la economia privada.

das, o sea, un aumento del 172 % por exploración. La fuduatria de acero fundido y de hierto fundido 1000, en el mismo periodo, un aumento del 157 % por explotación. Sobre los aumentos de la producción en la mineria, la industria cerverera, la textil, etc., visase el articulo antes diado publicado en Die Neue Zeit (uño xu, vol. 2).

### 4. EL NUEVO DESARROLLO DE LAS RELACIONES AGRARIAS EN INGLATERRA

Una obra aparecida recientemente sobre la situación actual de la agricultura en Inglaterra que aconseja unterrumpir una vez más la continuación de la parte más deductiva de este trabajo, para echar todavía una mirada sobre la situación del desarrollo de la producción en la agricultura, después de que en el mimero lo se examinó, de la mano de la estadística, la situación del nivel de producción en la industria. No hace tabra actarar la importancia que tiene para toda teoría mantenerse informada en todo momento sobre el curso del desarrollo real. La anécdota del médico que le declaró categóricamente a un paciente por él desahuciado, pero no obstante con vida: "para la ciencia usted está muerto", no es sólo uma advertencia para jóvenes esculapios.

En ninguna rama de la actividad econômica que comprobado con tanta trecuencia el rasgo hipocrático como en la agricultura de Europa occidental y central. Sin embargo, ho por ello se ha producido su deceso. Así tampoco los hechos, sobre los cuales se profetizó su ruina total, fueron tomados del aire o fueron simples insignificancias. Ellos no pasaron por el paciente sin dejar rastros, sino que matcaron profundos surcos en su rostro. Por eso subsiste la pregunta de si su vitalidad fue perjudicada en realidad sólo transitoriamente o tal vez en forma definitiva, y el comienzo de la catástrofe sólo pudo ser aplacado algo más de lo previsto gracias a la especial resistencia de su constitución y al empleo de ciertos medios artificiales.

Para examinar esta cuestión (al ve/ no haya ou o país más apropiado que Inglaterra. La agricultura inglesa estuvo expuesta, y todavia lo esta, más que cualquies otra a la acción de aquellos factores considerados mortales, y tuvo que arreglátuelas sun el principal medio artificial mediante el cual los agricultores alemanes y franceses intentaron neutralizar, o al menos debilitar, la competencia de los países exportadores agricolas recientemente desatrollados. La masa de los grandes centros de población y de los distritos industriales de Alemanía estan apartados de los puertos maritimos, mientras que las grandes ciudades de lugirterra - excepto Birmingham - están todas o bien directamente sobre el mar o bien a las orillas de rios navegados por vapores marítimos, o en las cercantal de grandes puertos maritimos; su ciudad principal es al mismo tiempo su principal emporio del comercio matítimo, el depósito de los productos de todos los países dominantes. Si se calculan los habitantes de Londres, Liverpool, Glasgow. Edinburgo, Aberdeen, Newcastle, Holl, Southampton, Bristol, Cardiff -resumiendo, de todas las localidades maritimas de Gran Bretaña-, entonces se obtie ne un conglomerado de personas que se eleva a una suma que oscila entre el tercio y la mitad de toda la población del país. Ningún estado europeo arroji una proporción semejante. Francia queda, en este aspecto, muy por detrás de Inglaterra, y ni hablar de Alemania. Inglaterra está a todo lo ancho a merced de la competencia en medios de subsistencia del extranjero, es el sitio más cómodo de descarga para los excedentes de productos de todos los países y, con ello, para el excedente de productos de todas las categorías, potesto que lo que un pala no tiene en demasia ordinariamente otro lo arroja en masa al mercado. V no hay ninguna rama de la agricoltura de la que pueda decirse que le ofrere si agricultor inglés un refugio seguro ante los campetidores, ninguna especialidad que no sea producida por lo menos por un competidor de Inglaterta hajo conciciones especialmente propicias. Casi no es exagerado decir que desde hace tiempo inglaterra es el conejillo de Indias de todos los posibles experimentos de competencia por parte de todo el mundo. El mínimo de protección estatal se une a un mínimo de defensa geográfica, para dejarle libre a la mercancia extranjera una superficie de ataque, tal como no se encuentra en la misma escala en ninguadora parte.

En estas circunstancias es fácil comprender que la agricultura inglesa desde hace más de media generación no halla sosiego. Menos comprensible es como pudo soportar durante tanto tiempo los golpes que recibió de diferentes lados y el hecho de que sea precisamente la agricultura inglesa quien haya superado hay es at mayor parte la crusis colocándose nuevamente sobre una base más sana.

Esto óltimo es afirmado en un escrito, que con el título Die Lage der englischen Landwirthsschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben [La situación de la agricultura inglesa bajo la presión de la competencia internacional actual y medios y vías para la mejora de la misma] apareció en Jena editado por Gustav Fischer.1 Su autor, el doctor F. Ph. König, es un especialista que recorrió varios de los principales países de gran producción agrícola. A pesar de su nombre que mena alemán es un inglés y lo manificsta claramente. Su trabajo no está libre de repeticiones y peligrosas contraclicciones, pero ofrece una gran cantidad de material descriptivo y estadístico sobre las condiciones agricolas en Inglaterra. El autor describe concretamente cómo las clases agrarias inglesas fueron afectados por la competencia de Norteamérica. Australia, Rusia, etc., y cômo intentaron arreglarse con ella sin la posibilidad de intervención del estado. Desgraciadamente el lenguaje deja mucho que desear. La construcción es por momentos inglesa hasta lo incomprensible, y en otros pasajes es tan intrincada que puede servir como ejemplo de una mala construcción alemana.º Otra deficiencia es que el autor no delimita clarameme sos conceptos de medida, de manera tal que cuando utiliza expresiones como bienes mayores o bienes menores dependemos muchas veres de la adivinanza, si se trata de bienes mayores o menores en relación al promedio general o en relación a la última clase de blenes comentada, quedando, aun cuando estemos en elaro sobre este punto, un espacio muy amplio para apreciaciones lalsas. Todo esto motiva intercupciones innecesarias en la lectura de un libro, reiteramos, muy rico en material informativo. Puesto que examina su objeto exclusivamente desde puntos de vista económico-políticos, el factor sociopolítico iólo es analizado ocasionalmente. La "agrícultura" es para el señor Kônig un munto exclusivo de terratenientes y atrendatarios, y el trabajador rural sólo en-

r Jena, 1895, 445 páginas, gr. 89, 8 marcos.

Exculta así sorprendente que en Inglateira las personas privadas recurran a "Riscales" para protesos civiles, y además en puros juicios de arbitraje sobre la base del "Agricoltural Holding Act" (vease p. 119). La mencionada ley está desde bace ya mucho tiempo en vigencia, pero hasta altora nadie supo nada en Inglaterra acetra de esta particularidad de la minma.

tra en consideración en la medida en que se trate del precio de m trabajo para

el empresario rural.

Altora bien, esto es por cierto correcto puesto que en la última década la cuestión agraria en Inglaterra no giró en torno del trabajador tural. La facilidad para emigrar y el flujo hacia las ciudades o distritos industriales rurales compensaron, en general, el efecto de la menor oportunidad de trabajo para los trabajadores rurales, de maneta tal que el número de trabajadores rurales ... su proporción con respecto a la población total- disminuyó considerablemente, pero los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores empleados en la agrienfrora experimentaron, en suma, una mejoria. La caída en los precios de los productos agricolas elevó el poder adquisitivo de los salarios, y éstos sólo disminuveron en condados aislados, muy desfavorablemente situados, y sobre todo en el condado agricola de Noriolk, que fue el más duramente afectado por la crisia. En Norfolk los trabajadores rurales están relativamente bien organizados, mejor que en cualquier otro lugar de Inglaterra, pero frente a una crisis, que dejó inactivos a miles de acres de buenas tierras trigueras y desvalorizó tanto la tierra que Les fincas tuvieron que ser vendidas a precios que no eubrían ni siquiera la tasación oficial de las construcciones que se hallaban sobre ellas, no puede sostenerse ni el mejor sindicato. De todos modos los salarios no cayeron en la misma proporción que los precios. El trabajador capaz de producir, antes de que su nivel de vida disminuya más allá de un determinado punto, emigra, ya sea a las ciudades o a alguna colonia de ultramar. Esta es por de pronto la "fétrea ley salarial" de la agricultura inglesa. A pesar de las menores oportunidades de trabajo, en el campo imperaba más bien una escasez de mano de obra, circunstancia que obligó a los terrateuientes a mejorar las viviendas de los trabajadores. En algunos distritos todavía miserablemente malos, los cottages son en la actualidad, como lo reconocieron también los agitadores Red Ban, frecuentemente casas de material con todo tipo de instalaciones modernas. Las viviendas, con su correspondiente sector de huerta, son puestas a disposición del trabajador general. mente en torma gratitita o por una tenta nominal, lo que naturalmente debe ser renido en cuenta en las comparaciones salariales. Donde las condiciones no son demasiado destavorables los trabajadores arriendan pequeñas tierras de labor (parcelas, allotments). La nueva ley de representación parroquial contiene disposiciones que le aseguran al trabajador la obrención de buenas paroctas a cambio de arriendos moderados. Sin embargo, estas disposiciones contienen tantas clámulas restrictivas que hasta ahora no pudieron ser, en general, aprovechadas, El tertatemente y el arrendador, por razones comprensibles, no son amigos de

En el conduto de Lincoln, la publación rural disminsyó un 6 % en cada una de las dos décadas consideradas. En su totalidad la población neramente agricola de logialerra se manturo entacionaria denie 1881. Los distritos musles de toda logialerra y Gales arrojan un incremento de la población del 3 %, pero aquí está también contabilizado el riemento no activo en la

agricultura.

En el condido informente agrícola de Wittshire, el número de trabajadores rurales descendió en 1871 a 29 636, en 1881 a 24 772 y en 1891 a 29 833. Una disminución desde 1871 a 1891 del 30 %, Presto que en el trismo període la publición total de Inglaterra creció en cari un 30 %, el número de los trabajadores rurales de Willishire debería haber auguentado a 38 000 si hubiera seguido el mismo movimiento. Para representarse enteramente la disminución proporcional hay que comparat este último número con el realmente alcanzado de 20 893.

esta lev. Si el trabajador explota por cuenta propia una porción de terreno demastado grande, entonces esto menoscaba sa capacidad de trabajo elentro del tiempo de trabajo comprado. Este tiempo de trabajo es por lo general mesor que antes, pero en su lugar es introducido, donde es factible, el trabajo a gestajo. Casi todos los especialistas están de acuerdo en que el trabajador rural inglés está en la actualidad, por término medio, mejor que el campesino minúsculo en Inglaterra y en otros lugares. Espiritualmente es mucho más independiente que antes y sabe mantenerse muy bien informado sobre las condiciones del mercado. Lo que no excluye naturalmente que en distritos muy retrasados y donde consideraciones personales mantienen al trabajador apegado al terruño, imperen todavía relaciones extremadamente serviles.

Interesantes, y muy apropiadas para desmentir las opiniones que imperanen el continente sobre las relaciones agrarias inglesas, son las siguientes cifras

de censo poblacional de 1891.

En Inglaterra y Gales había:

| Agricultores independientes de todo tipo (arrendatarios y campesinos)<br>Hijos, sobrinos, etc., de los agricultores, empleados en la granja, ma- | 223 610   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| votes de 15 años                                                                                                                                 | 67 287    |
| Impectores y administradores                                                                                                                     | 18 205    |
| Trabajadores rumles, ziervos, criados                                                                                                            | 7.59 134  |
| Pamores                                                                                                                                          | 21 573    |
| Harticultures, trabajadores de viveros, sembradores                                                                                              | 179 336   |
| Personas ocupadas en el nuncjo de animales (ordeñadores esquilado-                                                                               |           |
| res, etc.)                                                                                                                                       | 26 574    |
| Demás personas empleadas en la agricultura                                                                                                       | 16 001    |
| TOTAL                                                                                                                                            | 1 511 720 |

De acuerdo con estas cifras más de un millón de personas activas se hallan en relación salarial, y 500 por cuenta propia o la de sus padres —una proporción que todavia está muy alejada de la imagen que sólo reconoce grandes

rapitalistas y proletarios rurales en la agricultura inglesa.

En Escocia e Irlanda la relación del número de agricultores e hijos de agricultores con respecto al número de trabajadores asalariados es todavía mucho mayor (en Irlanda predomina en una relación de 2 a 1), de manera tal que para el Keino Unido británico tenemos un millón de agricultores e hijos de agricultores frente a un millón y medio de trabajadores asalariados. El número de los agricultores solos asciende a 694 945, de manera tal que si pasamos a todos los hijos de agricultores a la categoría de trabajadores asalariados, se obtiene una proporción de 7 a 18. ¡Siene agricultores independientes comos 18 empleados!

Naturalmente lo de "independiente" es en la mayoría de los casos sólo nohinal. La masa de los pequeños atrendatarios irlandeses, muchos de los escoteses y bastantes de los ingleses son en realidad sólo trabajadores rurales pagados a destajo, y se hallan con el terrateniente en una relación similar a la de la masa de los artesanos independientes con respecto a los fabricantes. Pero junto a ellos hay todavía una cama de arrendatarios realmente independientes o peque, nos terratenientes.

Una de las principales consecuencias de la crisis agraria en Inglaterra fue affojar esta relación de dependencia o modificarla por completo. El libro del señor König proporciona una enorme cantidad de ejemplos en los que los terra. tenientes prefirieron hacer los mayores sacrificios, renunciar a todo beneficio de sus bienes, antes de privarse de sus arrendatarios. Aun cuando se admire que exagera tendenciosamente -v, en efecto, ve muchas veces las cosas a través de las lentes de los terratenientes... la historia política de luglaterra hablaría de esta modificación. En un tiempo la masa de los arrendatarios inglesea fue liberal, el partido liberal defendió sus intereses frente a los terratenientes. Hoy son, en su gran mayorfa, conservadores, pues el antagonismo de intereses práctica, mente desapareció.4 Los liberales se apoyan cada vez más en los trabajadores rurales y circunscriben a esta clase su política agraria. Es asombroso -y contituye una muestra de lo conservadores que son en sus argumentos justamente los partidos más radicales — que en Inglaterra se encuentren todavía en la actua. lidad socialistas que toman su crítica a los liberales de la literatura de los años cuarenta. De acuerdo con ello, la situación económica es presentada como si el curso del desarrollo hubiera sido exactamente como se anunciaba en aquel tiempo. Pero la historia no conoce ningún desarrollo según patrones; sólo cono. ce tendencias del desarrollo, que determinan su orientación sin imponerse en toda su pureza. Sin embargo, y para no alejarnos del tema, alli donde la crisiagraria infligió las mayores heridas neutralizó hoy casi por completo los anta. gonismos de intereses entre terratenientes y arrendatarios, y debilitó mucho los antagonismos entre arrendatarios y trabajadores; los terratenientes otorgaron en casi todas partes concesiones a los arrendatarios y éstos a su yez a los obreros, Tuvieron que hacer, por decirlo así, de tripas corazón: cargar sobre los trabajadores los costos de la crisis, como todavía hubiera sido posible hace una generación, resulta imposible en la actualidad. Incluso en Irlanda el terrateniente y el arrendatario están hoy en día más cerca que en cualquier otra época. Anaque el homerule esté excluido de la orden del día, ninguna persona escució nada sobre delitos agrarios; en cambio los terratenientes y los arrendararios, los unionistas y nacionalistas, juntos en todo el país, desde una y la misma tribum, elevaron su voz en lavor de las reducciones impositivas. La presión de la síruación llevó, por un lado, a nuevas y continuas leves de protección para los arrendatarios y, por otra parte, urgió a los terratenientes a completar estas leyes de protección mediante concesiones voluntarias o -en Inglaterra- a volverla superfluas. Con otras palabras, la propiedad territorial no encontró en Inelatera

<sup>«</sup> Por esta razón, la agisación de los liberales contra las reducciones impositivas para propiedades inmuebles, realetta por la mayoría parlamentaria de aquel entonces, rebotó da efecto do los arrendatarios. Los liberales padían explicarles diez veces que las tebajas de los impuestos elevarian en forma correspondiente la renta de la tierra, pero los arrendatarios sabían mejor quién decide las remas en la actualidad, y declararon que concederán gustassa, dado el caso, esta disminución a los terratenientes. Un liberal, que representaba un distrito tural en Linculoshire, fue presido por sus electores a votar por la reducción de los impuestos, y en rambio esta sutrió una vialenta oposición por parte de representantes conservadora de distritos uchanos.

ainguna clase sobre la que pudiera cargar los costos de la crista. Tuvo que

apportat "enteramente y sin reserva" su parte en la misma.

Pero ecuál es, entonces la sicuación de la clase "terratenieme"? ¿Es la diarribución de la propiedad territorial tal como la que corresponde a la imagen quefrequentemente se encuentra: aquí un puñado de terratenientes, allí los propictarios minúsculos y los desposeídos? También aquí tenemos que cuidarnos de exageraciones si no queremos llegar a conclusiones desmentidas por el curso del desarrollo.

El estadístico inglés Mulhall refiere en el Dictionary of statistics que las diex anceavas partes de la tierra del Reino Unido pertenectan a 176 520 propietarios de 10 acres de tierra y más. Indudablemente ésta es una cifra pequeña en relación con la población total, sí bien algo más que un "puñado". De todos modos no agota de ninguna manera la clase de las personas interesadas en la conservación de la propiedad de la tierra. Donde la ley y la estadística agraria ven un solo propietario, existe en realidad con frecuencia todo un grupo de los mismes. Así en el caso del lideicomiso, de la propiedad de instituciones, sociedades por acciones, corporativas y similares, y si bien no todos los participes tienen d mismo interès en la propiedad en cuestión, apenas se superará sin embargo el gromedio si se coloca detrás de cada uno de los 176 000 propietarios mencionados un copropietario consciente e interesado, a lo que hay que añadir todavia el ejército de acreedores hipotecarios interesados. Y además todos los propietanos de terrenos de menos de diez acres no son campesinos minúsculos. Entre ellos figuran la gran masa de los propictatios urbanos, de los propietarios do fierras de horticultura en las tercanías de las grandes ciudades, y el propietario de minas y tierras que con un solo acre obtiene muchas veces mayores ingresos que algunos campesinos medios propietarios de 100 acres o más. Todos éstos aumentan el "puñado" de los interesados en la propiedad territorial hasta por lo menos cerca de un millón.

Tan sólo la socialización de la tierra, tal como es concebida ordinariamente, e enfrentaria por ello, en el clásico país de la gran propiedad territorial, con

mucho mayor resistencia de la que comúnmente se cree.

También es una suposición equivocada que el desarrollo económico avanza a "pasos gigantescos" hacia el estrechamiento del circulo de interesados en la tierra.

La creciente concentración de la población en las ciudades y en los distritos adustriales crea siempre nuevos interesados capitalistas en la tierra. Esto es tan abido que no requiere máyor explicación. En el campo mismo se dice, en cambio: aquí se libera, allí se sepulta. Aquí se verifica la absorción de las pequeñas propiedades, utti el desbaratamiento de las grandes. No en todas las ramas productivas de la agricultura la gran explotación aventaja a la pequeña, la tendenón hacía la gran empresa es atravesada, o bien detenida, por toda clase eletontracorrientes,

Sobre todo hay que cuidarse de identificar gran propiedad de la tierra y

gan explotación rural.

Lincolnshire es uno de los condados agricolas más importantes de Inglaterra. por el estado extraordinariamente desarrollado de su cuttivo. Su millón y metio de acres de tienta está en su mayor parte en manos de terratenientes. Pero la

distribución de las explutaciones ex muy diferente a la de la propiedad. Bel "Report on the agriculture of Lincolnshire" Loudres, 1895, de Wilson Fox, obtenemos los siguientes datos:

DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PROFIEDAD EN LINCOLNSHIRE

| Propietarios de tierros |                                   |    |                                |              |   | Explotaciones (hienes) |   |                |                                              |  |
|-------------------------|-----------------------------------|----|--------------------------------|--------------|---|------------------------|---|----------------|----------------------------------------------|--|
| Me<br>De<br>De          | nos de<br>1                       | 46 | асте<br>10-а<br>50-а           | creș         | 8 | 768<br>168<br>212      | } | De             | 20 д                                         |  |
| De<br>De<br>De          | 50<br>100<br>500                  | a  | 100 n<br>500 n<br>1000 a       | cres         | 1 | 293<br>611<br>208      | { | De<br>De<br>De | 2 100 a 300 acres 2 8<br>2 300 a 500 acres 8 |  |
| De<br>De<br>De          | 1 000<br>2 000<br>5 000<br>10 000 | a  | 2 000 a<br>5 000 a<br>10 000 a | cres<br>eres |   | 116<br>67<br>27<br>18  | } | De             | e 1 000 acres y más                          |  |

Mientras que la propiedad de 50 acres y más solamente se distribuye entre 3 340 propietarios, las explotaciones que superan los 50 acres se distribuyen en tre 6 279 personas. Y si sólo calculamos los terrenos y explotaciones de 100 acres en adelante, entonces la proporción es de 2 047 a 4 083. Con otras palabras: para fines económicos tuvieron que ser desmembradas las propiedades muy grandes, la concentración de la propiedad de 1 000 acres hacia arriba po tiene, en la mayoría de los casos, nada que ver con consideraciones técnico-productivas, no puede ser explicada a partir de una mayor productividad, y no está condicio nada por consideración a ésta. El informante de la Royal Commission of Labour sobre las condiciones de los trabajadores rurales de los condados medios. Ed Wilkinson, declara en su informe que en Lincolnshire en las grandes granjas son empleados, en proporción, frecuentemente más trabajadores que en las granja pequeñas, y que predomina la tendencia hacia el empequeñecimiento de la exploraciones (tomo 1, vi, pp. 9 y 10). Esto último como consecuencia de la competencia ultramarina de triso. Los granjeros yen su única salvación en el cub tivo intensivo, a cuyo efecto parece que son más adecuadas, por regla general, las explotaciones medianas (prescindiendo del cultivo con azadón, que 16lo puede constituir una excepción). Cada yez se reduce más el cultivo de trigo o se suspende por completo, y es sustituido por la cría de ganado, horticultura, semillas, cultivo de bayas, etcétera.

Es conocido el violento descenso en los precios de los productos agrícolas que se verificó en el mercado inglés desde hace veinte años. Sin embargo, siguen algunas citras para ilustración:

La lanega de trigo costaba en Gran Bretafia:

En 1874 6 chelines y 11 ½ peniques En 1879 5 chelines y 534 peniques En 1884 4 chelines y 5 1/2 peniques En 1889 5 chelines y 8 1/2 peniques En 1894 2 chelines y 10 1/2 peniques

No sorprende que la superfície de cultivo del trigo haya disminuido desde 1874 a 1894 en un 50 % (de 3.6 millones de acres a 1.9 millones), que luglaterra en el periodo comprendido entre 1889 y 1893 producía sólo el 29.41 % de su consumo de trigo, mientras que en el periodo comprendido entre 1869 y 1874 cultivaba todavía el 54.97 % del mismo. No con canta fuerza, pero sí en forma considerable, descendió el precio de la cebada, de 44 chelines 11 peníques el cuarto en el año 1874 a 24 chelines 6 peníques el trasto en el año 1894. La avena, en el mismo período, de 22 chelines 10 peníques a 17 chelines un peníque por cuarto.

Es evidente que con una caída semejante en los precios hace tiempo ya que los granjeros no hubieran podido continuar con su explotación de no habera resarcido de alguna manera. El hecho de que ellos no fueran los propietarios del suclo por ellos explotado salvó a los granjeros en masa de la bancarrota. Como propietarios, con las inevitables hipotecas, habrían tenido que suspender diez veces sus pagos. Los acreedores hipotecasios tratan de no ceder, pero los terratenientes tuvieron que ceder, y la reducción de los artiendos significó para ellos el mal menor. Los arriendos disminuyeron paulatinamente hasta el 50 % de las viejas tasas, en algunos casos aún más, y además los terratenientes se tuvieron que hacer cargo de muchos servicios relacionados con la construcción, mejotamientos, etc., que antes recaían en los arrendatarios, y aquí y allá incluso adelantarle al arrendatario dinero en electivo para la explotación. Así el mayor terrateniente de Lincolnshire, el conde de Ancaster, propietario de 53 993 acres, tavo que gastar en su propiedad, entre 1872 y 1893.

|                     |                      | Libras    |  |
|---------------------|----------------------|-----------|--|
| En nuevas constru   | cciones              | #59 000   |  |
| En reparaciones, c  | ompiementos, aeguros | 278 000   |  |
| En drenaje y meje   |                      | 31 000    |  |
| Impuestos al dren:  |                      | 21 000    |  |
| Diezmo              | 9401                 | 63 000    |  |
| Contribución terri- | torial               | 48 000    |  |
| Contribución local  |                      | 21 000    |  |
| Gastos varios       |                      | 175 000   |  |
| Costos de administ  | ración               | 48 000    |  |
|                     | TOTAL                | 1 039 000 |  |

<sup>\*</sup> La hipótesis de Parvas en su Interesante estudio "Der Weitmark) und die Agratkrisis" (Die Neue Zeit, año xiv, vol. 1) de que los terraterientes hiejeron un corto proceso con los arendatarios insolventes y los abuyentaron, diescanta sobre un desconocimiento de llas relacious inglesas. De ignal medo, y tal como se podrà ver a continuación, el errònes una hipótesis pianteada con anterioridad por Paul Erest segón la cual los terraterientes ingleses pudlemos seportar más theilmonte la caida de las rentas porque sobre un tierras no gravaban hipotecas.

A estos gastos se opone un ingreso bruto de 1 569 000 libras, clei que todavía hay que descontar el impuesto sobre los ineresos, ant como pensiones, donaciones y compromisos similares que están ligados a la gran propiedad territorial, al igual que costos de mantenimiento de los miembros familiares hasta el miem. bro N. Si se descuenta todo esto entronces queda para los 22 años un ingreso para una vida "conforme al rango", que colora al mencionado lord en las filas de los aristócratas caracterizados por la bonica Lady Warwick como splendid paupers. En total el ingreso neto del conde de Ancaster, del nue todavia hay que pagar, como se ha dicho, todas las rentas posibles a coherederos y parientes. disminuyó desde 1875 en un 67.5 %.

Algo similar sucede en los demás condados. Amparándose en los terrateniestes los granicros pudieron mantenerse, en general, como clase, y se adecuaron paulatinamente a las nuevas condiciones del merrado. Donde las condiciones del suelo y el clima lo permitieron se volcaron a la cría de ganado, pues los precios para las buenas razas inglesas de ganado y la carne de los mismos son los que mejor se mantuvieron. En los condados Hamados de pastoreo (grazingcountries) es donde los granjeros también están en mejores condiciones. Según el señor König la crisis está totalmente superada en Cumberland, donde el clima es más propicio para una economia de pastoreo. Los granieros "ganan nuevamente dinero" y, si los precios se mantienen, van a recuperar incluso el

dinero perdido en años anteriores.

Naturalmente, la economía de pastoreo requiere menos personas que el cultivo de cereales. Pero no debe exagerarse la relación, no debe suppnerse que tierra de pastoreo y tierra baldía son algo idéntico. La tierra destinada al pastoreo permanente (permanent posture) es cuidadosamente atendida por los criadores ingleses de gapado y datada de las mejores plantas lorrajeras. El arrendatario no "elude costos al estado ni trabajo", él "sabe que sus inversiones van a ser cuantiosamente pagadas, y valora, por regla general, más sus pastos que sus acres" (König), Asimismo el ganado recesita una cuidadosa atención; una economía inglesa de pastoreo no es una economía de pradera o de pampa. Una granja de 1 000 acres es considerade: muy grande y requiere de un importante capital de explotación. Las grandes economias de pastoreo para gran ganado, a las que se refiere el señor König, ascienden a poco más de 1 000 arces. Paralelamente puede haber aqui y allá pastoreo de ovinos muy extensos, donde realmente ablo tiene importancia la masa del ganado y la extensión del pastoreo, pero la ería de ovejas disminuye, mientras que la cria muy intensiva de ganado grande aumenta.6

a La respectuia de gattado en Inglateyro y Especia avrendos por eses años a:

|          | 1274       | 1884       | 1804       |
|----------|------------|------------|------------|
| Calutton | 1.311.739  | 1 414 377  | 1 329 461  |
| Varias   | 6 125 491  | 6 269 141  | 6 347 113  |
| Ovejas   | 50 313 941 | 20 060 354 | 25 861 500 |
| Centos   | 3 422 832  | 2 584 391  | 2 390 026  |

La reserva de ovejas disminnyo aproximadamente 5 millones, la de cerdor se mantuvo estcionaria y la de vacas y caballos armento, Aún más considerable es el aumento de las mejores

y ahora comprendentos las cifras presentadas al comienzo. La población (1) ral, en suma, disminuyo, pero esta disminución recae casi exclusivamente en tos nabajadores rurales. El número de los agricultores independientes, esto es, de las explotaciones, no disminuyo, antes bien aumento probablemente en forma proporcional. El cultivo se volvió más intensivo, tanto en lo que se reliere al cultivo de cercales como a la economía de pastoreo. Esta mayor intensidad no cimilica necesariamente una vuelta a la pequeña explotación -por el contrario, el señor Kônig cita muchas opiniones según las cuales la explotación mayor iomentaria el cultivo más intensivo-, pero tampoco implica el dominio de las explotaciones que abarcan áreas gigantescas, sino que se aviene con la limitación a complejos rurales moderadamente grandes. Pero la limitación espacial no sigmilica todavía una disminución del carácter capitalista de las explotaciones. Al condamo, en muchos casos está ligada a un aumento de su carácter capitalista. La parte constante del capital aumenta enormemente en relación a «u parte variable, a la parte a desembolsarse en salarios. Trescientos mil granteros e hijos de granjeros contra un millón de avalariados lo dice todo en este altimo aspecto. Pero todavía dicen algo más: que por el momento tiene que ser abandonada la idea de que la cuestión agraria se va a agravar hasta el extremo de que un día pueda ser solucionada casi de un solo golpe mediante la expropiación de un "puñado" de magnates de la tierra y grandes granjeros capitalistas, Prescindiendo de la gran dispersión espacial del millón de asalariados de la agricultura, éstos representan además un personal de exploración mucho menos homogêneo que los asalariados de la industria. La solución socialista de la cueshón agraria parece querer realizarse por otro camino.

El electo de la competencia ultramarina en medios de subsistencia sobre la agricultura inglesa (ue, en el aspecto sociopolítico, nobre todo el de una considerable disminución de la renta de la tierra. En esse sentido puede hablatse al menos de una parcial "expropiación de los expropiadores". Se calcula que, desde 1880, las tasas de arriendo descendieron en por lo menos un 30 %. Según los registros tributarios ingleses, el valor impositivo amud de las tierras agricolas de higlaterra y Gales ascendía en el año 1880 a 52 millones de libras y sólo a 40 millones de libras en el año 1894. Esto representa una disminución de aproximadamente el 23 %, pero aqui están incluidas muchas tierras que caen

calidades. Así la cifra de los caballos solo utilizados para cara aumentó en 1875 en exil un 19%. Resumiendo, la transformación de las tierras verenitras en tampos de pastores no condujo a modificaciones esenciales en el tamaño de las explotaciones.

2 Naturalmente, ca pequeñas parcelas puede incorporarse una cantidad infinitamente grande de trabajo y obsener así um tendiadomo que exceda en mucho al promedio. Pero donde to se trata de cultivos especiales, que sólo se desarrollan um un cultivo sai pojenciado del melo, esto significa para la economia global, en queve de diez casos, un derroche de trabajo. O bien se trata de un capricho, lo que no entra en consideración para el mercado.

Pero en muestra sociedad, um tira en lucrzas productivas, y um su tendencia al abarsta miento y sobreproducción de todos los artículos de consumo que entran en el consumo mastro, sumenza también el circulo de los artículos suntuarios que requieren un cultivo intensivo especial, y obrece también viempor unevas posibilidades de explosas en forma capualista racional auperficies relativamente pequeñas. El area puede ser relativamente pequeña y, no obatante, servir como base para una explotación enteramente capitalista. La estadistica que está basada en la extensión espacial de las explotaciones siempre dire menos sobre su carácter conómico.

bajo otras categorías y que experimentaron poca o ninguna devaluación. Atengamonos, sin embargo, a la suma dada, y con ello vemos ya cercenado el ingreso de la propiedad territorial en 12 millones de libras anuales, lo que con una capitalización del 3 % —y de ninguna manera puede ser valuado más alto hoy en día este producto neto— representa una disminución en el valor de capital de la propiedad territorial de 400 millones de libras o de 8 mil millones de marcos. Con lo que, sin embargo, todavía no está agotado, como hemos visto más atriba, el cálculo de las pérdidas de los terratenientes.

Sin embargo, la disminución de las rentas no modificó en nada el carácter capitalista del cultivo de la tierra; por el contrario, ella se produjo para conscruar en la tierra al grupo de los arrendatarios fuertes en capital. En muchos bienes no se produjo prácticamente ningún cambio de personas en las filas de los arrendatarios. Los arrendatarios capitalistas son, frente a los landlords, los dueños de la situación. En una época los contratos de arriendo prolongados eran el medio de protección de los arrendatarios contra los landlords codiciosos, Marx todavia había de ellos en El capital (m, 2, p. 213), en este sentido, pero hoy en la actualidad justamente los arrendatarios son los que quieren contratos breves (König, pp. 63, 108, etc.). Además los contratos de arriendo son depurados de todas las disposiciones que obstaculizan una explotación comercial de la agricultura. Más que antes el agricultor es un fabricante que produce según principios netamente comerciales. La competencia ultramarina en medios de subsistencia revolucionó las relaciones, si bien no en el sentido socialista. El capitatismo sale triuntante de la crisis, la movilidad del capital agrícola es proclamada como el principio salvador.

El señor Kônig opina que en Inglaterra la crisis agraria está superada en lo esencial. En lo que se refiere al mercado del trigo, los hasta ahora peores competidores de Inglaterra o bien sólo pueden todavía competir, como los Estados Unidos, a precios del mercado mundial, con los cuales también puede sostenerse en caso de necesidad el agricultor inglés, o bien tienen que contar, como en el caso de la Argentina, con dificultades climáticas (sequias, plagas de langostat, etcêtera), que convierten al cultivo de cercales en un negocio muy inseguro y se oponen a una mayor expansión del mismo. Incluso la muy conservadora British Review habló en estos días de una evidente "reanimación del cultiva británico" y opina que al menos por un año puede decirse que el cultivo del trigo en Inglaterra comienza a ser nuevamente rentable. Este sería, por cierto, un auge muy limitado, pero después de que cada año ha traido nuevas sorpresar en el mercado de cercales, uno ha aprendido a ser muy cuidadoso en materia de prolecías. Pero una cosa es segura: que los agricultores ingleses, si el clima no desbarata sus proyectos, ya no tienen que temerle a toda una serie de competidores que los atormentaron durante la última década. Los mejores criadores de ganado ingleses parecen estar todavía protegidos por varios años de um competencia peligrosa.

Si las conclusiones a las que llega el señor König sobre la agricultura alemana son correctas, es algo que no puede ser examinado aquí. Según su opinión, a ésta le va a costar mucho más superar la crisis que a la inglesa. El valor de los bienes subió demasiado, están demasiado gravados con deudas y además Alemania no está en las mismas condiciones de Inglaterra para pasar del cultivo de cereales a un cultivo intensivo de campos de pastoreo. Esto último es cierto, pero los cemitos de consumo de Alemania no están ian abienos al exterior como los de loglateira. La exageración del valor de la propiedad puede que sea cierta, y seguramente no resulta atenuada por los aranceles agrarios. Si Alemania se va a ver obligada alguna vez a eliminarios — y esto puede ocurrir en un tiempo no lejano — entonces la agricultura alemana va a estar mucho menos equipada para resistir la lucha en el mercado mundial de lo que lo está la inglesa. Su principal soporte —la destilería y la refinería— experimentaria entonces su quiebra —¿qué sería hoy en día de ellas sin subsidios a las exportaciones y sin

avuda estatal?

Todo esto no es lo que nos preocupa. Lo que aquí se pretendía mostrar era lo siguiente; primero, las vías político-económicas que tuvo que recorrer la apricultura inglesa gracias a la democracia de Inglaterra. La democracia obligó a los arrendatarios y a los landlords a renunciar a todos los intentos por cargar los costos de la crisis agraria sobre el pueblo y buscar el remedio alli donde en realidad está la principal causa de la debilidad de Europa frente a los nuevos países en la renta de la tierra. A la democracia es a la que, en última instancia, debe atributraele que los salarios de los trabajadores rurales ingleses, durante la crisis airaria, hayan aumentado antes que disminuido, pues ella obligó a los arrendatarios y a los landlords a desistir de aquellos recursos económicos que ordiparismente son empleados para detener la emigración de los trabajadores o paralizarla en sus consecuencias. Con el trabajador rural, que desde 1884 tiene el derecho a votar para un parlamento, que realmente gobierna, no se puede bromear, y esto es lo que permanentemente aclara el libro del señor König. Y así la renta tuvo que creer en ello. Pero en segundo lugar, y éste es el principal motivo del artículo, se pretendió mostrar que incluso el país econômicamente más avanzado de Europa está todavía bastante alejado en sus relaciones agracias de la imagen que combinmente nos hacemos de ellas. A muchos lo desarrollado en este aspecto les puede parecer una amarga desilusión, pero es mejor que conservar una ilusión que alimenta falsas esperanzas y nos hace recorrer caminos equivocados. La verdad no siempre es agradable, pero siempre es útil. Nos ensena a volcarnos con fuerza hacia aquellas tarcas que podemos resolver y nos previene de soñar con soluciones para las que rodavía no están dadas las condiciones. Las cifras arriba presentadas nos permiten comprender por que las stociaciones de nacionalización de la tierra, de restitución de la tierra, etc., en lugar de crecer tienden a desaparecer en Inglaterra, a pesar de la ferviente actividad de sus miembros, a pesar de sus móviles rojos y amarillos de agitación, a pesar de sus puníletos sugestivamente escritos, a pesar de sus repetidas comprobaciones sobre la icnomenal posesión de tierras por parte de la aristocracia inglesa.

## LA SIGNIFICACION POLITICA Y SOCIAL DEL ESPACIO Y DEL NOMERO

En las discusiones socialistas del presente, en la medida en que se atreven a abordar cuestiones que van más allá de la inmediatez del día siguiente, aparecen puntos que se examinan con sorprendente indiferencia y superficialidad, y que son de la mayor importancia para una doctrina social que pretende ser científica: el problema de las unidades sociopolíticas de sectores y la cuestión, estrechamente ligada a la anterior, de las responsabilidades sociopolíticas.

Esto no fue siempre así. Si prescindimos de aquellos utopistas que se contormaron con esbozar cuadros poéricos de un país de inagotable telicidad, mochos de los más antiguos socialistas habían ya prestado atención a estos puntos, y así le atribuyeron a su república modelo una extensión y población determinadas y buscaron normas para la regulación de las relaciones reciprocas de responsabilidad. Pero de ninguna manera los utopistas fueron siempre soñadores. Se ilusionaron sobre los medios y posibilidades dadas, e incluso esto no lue, de todos modos, nada extraño mientras florecía el absolutismo monárquico. En su crítica social y en sus mismas utopías delatan en cambio, muchas veces, un realismo correctamente desarrollado. De los grandes utopistas de este siglo, vemos a Owen desplegar su plan social hasta en los más mínimos detalles por medio del cálculo, para demostrar su viabilidad, y a Fourier analizar profundamente con gran comprensión psicológica las pasiones e impulsos humanos para tenerlos en cuenta en el falansterio y convertirlos en la piedra angular del mismo. Tanto Owen como Fourier proponen para sus comunidades comunistas determinados tipos medios de población y de zonas de colonización, y Fourier le asigna al falansterio el papel de constituir la unidad básica para una grag asociación federativa nacional e internacional, que ha de sustituir a las antiguas unridades estatales.

Tanto Owen como Fourier, o bien los fourieristas, están ya también con un pie en el campo de aquellos socialistas que independizan sus medidas prácticas para la realización de sus aspiraciones con respecto a la pintura utópica del futuro, y cratan de acercar, mediante reformas ligadas a las condiciones dadas, la sociedad al objetivo anhelado.

A partir de esto hay que distinguir dos tendencias fundamentales en el campo socialista; los unos intentan reorganizar el estado actual según determinados principios para utilizarlo como palanca de la reforma social hasta que alcance finalmente un carácter completamente socialista, mientras que los otros intentan suprimir completamente al estado, disolverlo en una serie de comunidades absolutamente independientes o de grupos libres a los que les esté reservado a elección el organizarse o federarse según su capricho o sus necesidades.

La primera vía, es decir, partir tlel estado dado, es mantenida todavía hoy por la socialdemocracia alemana. Pero desde que Engels escribió en el Anti-Dühring la conocida frase acerca de la "extinción" del estado se ha verificado estado no sólo porque es portador de determinados intereses explotadores, amo también porque es portador de determinados intereses explotadores, amo también porque se teme darle cabida a la idea de otro estado que no sea el tendal o el burgués-capitalista. No se es tan doctrinario como para temer que se transiteran al estado determinadas tareas sociales, pero no se quiere saber nada de que el estado mismo sea alguna vez socialista. Con la victoria del socialismo termina el estado y comienza la sociedad socialista.

Es correcto tener presente que ante el estado se debe ser extremadamente cuidadoso. El es, según la conocida expresión, un "plcaro"; es el medio para imponer y ocultar, al mismo tiempo, los intereses de clase. El hecho de desempeñar esta función bajo la Jorma de representante de los intereses generales, le hizo perder la cabeza a muchos socialistas. Hubo épocas en las que se extendió en la socialdemocracia un culto bastante acrítico al estado, y justamente contra este culto se dirigió la mencionada frase de Engels. Ella es, en primera instanda, una protesta contra la concepción burocrática del socialismo y descansa sobre la idea de la sustitución gradual de las funciones actuales del estado por órganos de autoadministración democrática. Si entonces el concepto "estado" se aplica solamente a un poder que se halla por encima de la totalidad de la nación, que toma su derecho soberano de algún título jurídico que está fuera de la voluntad y necesidad expresa de la misma, entonces està claro que un estado semejante es incompatible con una autoadministración totalmente demomatica. Queda por saber si no se le atribuye aquí a la palabra un sentido demanade estricto, un sentido que en parte ya no tiene en la actualidad.

Sólo basta observar alrededor nuestro para convencernos de lo fácilmente mansiomarble que es el sistema estatal. Rusia es un estado, Austria y Prusia son estados, Francia es un estado, e incluso los cantones suizos representan estados y disponen de derechos de soberanta estatal. Pero si el cantón republicano de Zürich, que nombra su gobierno y un gran número de sus funcionarios mediante el voto popular directo, elige o conserva —para las instituciones legales que norman las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la totalidad— la misma expresión que los despotismos monárquicos, entonces puede muy bien nuceder que más tarde los hombres también conserven la palabra estado para d sistema que comprende la totalidad de una nación, por mucho que pueda laber cambiado el carácter de este sistema.

De todos modos, aquí no se trata de salvar la palabra. Estamos muy de acuerdo con que se la abandone en la medida en que esto sirva para clarificar el problema considerado. Pero parece que esto sólo cumplió a medias con su tarea, y que en lugar de la confusión sobre el concepto de estado o de la aplitación confusa de la palabra estado se presentó orra confusión que puede llegar a ser tan funesta como la anterior. Un signo de esta confusión es el empleo indiferenciado de la palabra "sociedad".

<sup>\*</sup> El autor no puede absolverse de haber contribuido, en su momento, hastano a cua sufinsión. Pero creo poder subrayar que ya en el Kocialdemokrat de Zürich me entreur reprisidamente a interpretaciones exageradas de la teoría de la extinción del estado, al igual que en ente periódico. "Abora bien, la palabra sociedad tiene un carácter banante inotensivo, tino puede pensar en la más inoceme, el puvo concepto de una multitud de individuos que viven apountaneamente juntos. Pero en la realidad, una sociedad, que pretente atender circum necesarios.

Como cualquiera sabe, la palabra sociedad tiene un sentido extraordinaria. mente diverso. Es militada tanto para agrupaciones muy cerradas como para multitudes illimitadas, sólo distinguidas por ciertas características comunes. Haplamos de agrupaciones como de sociedades y también de una sociedad humana que comprende todo el género humano, o sea, que representa una síntesis puramente conceptual. Además caracterizamos también como sociedades a determinadas formas o condiciones de la vida en común, y así hablamos de una sociedad antigua, una feudal, una burguesa. Naturalmente, en este último sentido también tiene que estar permitido hablar de una sociedad socialista o comunista El adjetivo permite reconocer aquí inequivocamente de qué se trata. Pero las sociedades comunistas pueden estar organizadas de manera muy diferente, ordenar su administración según principios muy diferentes, y no se dice todavia nada cuando se declara del futuro comunista que la "sociedad" organizaría, entonces, probablemente las cosas así o de otro modo, haría esto o aquello. La "sociedad" es decididamente, para emplear una expresión muy difundida hoy en dia, un concepto sin límites. Y, no obstante, a esta entidad metalísica, a esta unidad sin limites, le son atribuidas funciones cuya grandiosidad es igualmeno ilimitada. Ella efectiviza o garantiza la más completa armonía, la más hermos. solidaridad sobre la tierra. Explotación y opresión dejaron de existir en ella, y la producción así como también el intercambio están óptimamente regulados.

Los enemigos del socialismo tienen razón cuando se niegan a creer sin más en esta aseveración, dado que se basa sobre una conclusión puramente metadistra y no tiene una verdad interna mayor que la caricaturizada prueba ontológica de la existencia de Dios. A Dios sólo lo podemos imaginar perfecto, a la perfección corresponde la existencia; consecuentemente, Dios existe. El orden social que nosotros anhelamos estará purificado de todos los defectos de la sociedad actual, a estos defectos corresponde (o una consecuencia de estos defectos es) que las leyes y otras obligaciones necesitan órganos para su cumplimiento; consecuentemente, la sociedad por nosotros anhelada va a carecer de estos órganos. La argumentación es en ambos casos casi la misma.

A esto se va a responder que la cregncia en la capacidad de la sociedad venidera para manejarse sin obligaciones legales está fundada en hechos muy materiales, que, en general, el desarrollo hacia la sociedad comunista está grantizado por el desarrollo económico y ageial que se verifica ante nuestros ojos (en primer lugar, la progresiva concentración de las empresas y, con ello, el desarrollo cada vez más poderoso de la producción corporativa). Y el corpora-

sidades, reprimir ciertos abustos, necesita de la intervención de órganos, una constitución, medios financieros y exemunimente medios de coerción... Es evidente que para ello hace falta más que una sociedad mústica, inmaterial" (Die Neue Zeit, año x, vol. 2, p. 815). [Nota de Eduard Bernstein.] Permitaveme la observación de que para valvar la dificultad, a mi entender, se podra utilizar la palabra "comunidad" (normanimentita, respublica). Una comunidad no es necesariamente una organización de dominación, un estado, pero siempre es un organismo actial fijo, claramente delimitado, provisto de leges y de funcionarios ejecutivos. Una comuna, nas asociación de "marca", no pueden ser consideradas estados, pero son más que una vaga "cociedad". Constituyes comunidades determinadas. Vo no observo esto contra Bernstein, Por el contratio. Si un me equivoco él ya subrayó hace años en el Socialdemokrat que el organismo social socialista se caracterita mejor como comunidad socialista o república socialista. [Nota de Karl Kautsky.] quismo en la producción desarrollaría en los hombres todas las cualidades necesarias para la existencia de la sociedad comunista; sometimiento voluntario a as exigencias de la comunidad, conciencia solidaria, semimiento del deber, etetera. La creciente educación popular, las funciones crecientes de la comunidad para los individuos, la supresión de todas las desigualdades jurídicas, el aseguramiento de las mismas posibilidades para todos, tienden hacia el mismo resultado, y así estavia justificada la conclusión de que un día vari a coincidir por completo los intereses individuales con los generales, y los hombres vari a bacer naturalmente todo lo que sea necesario para el desarrollo de los últimos.

Como es natural, no se pretende negar que las tendencias descritas existan y que, en general, el desarrollo social se mueva en la actualidad en esa dirección. Pero los factores que apoyan este movimiento no son las únicas fuerzas que operan en la sociedad moderna. Junto con ellos actuan otros factores moy poserosos en sentido opuesto, y anulan en gran parte una serie de aquellos electos. A estos tactores pertenecen las repercusiones de las relaciones espaciales y del incremento de la población sobre la vicia social y económica de los pueblos.

Aparentemente opuestos entre si, estos dos laztores operan, sin embargo, en

mertos aspectos en el mismo sentido.

Los progresos de la técnica contribuyeron muchísimo a poner a los hombres en condiciones de superar las distancias. En lo que se reliere a su capacidad de govimiento, y tal como lo expresan drásticamence los ingleses, los seres lumapos están en el mejor camino para abolir el espacio (10 abolish space). Pero esta capacidad de salvar lisicamente distancias espaciales dejó intacta nuestra disposición (lvica del espacio. En la actualidad, cientos de millas paeden significar menos para nuestro espíritu viajero que hace tiempo unas pocas milias, pero nuestra percepción del espacio es apenas mayor que la del negro africano o metuso que la del fueguino. Las distancias que la exceden, ya sea que se trate de distancias gigantescas en el universo o de una simple milla en nuestro globa terrestre, son para nosotros conceptos derivados, las conocemos como disfancias, pero no las podemos imaginar como especio. Lo mismo sucede con la dominación económica del espacio. La existencia de la locomotora y el carro impulsado electrica o netimáticamente --por mucha que sea la velocidad a la que puedan hacernos atravesas el país- no son indice sufficiente de que el arade de vapor pueda guardar el paso con ellos, en terminos relativos, ni remotamente, pues las dificultades que han de superarse no pueden ser removidas de à camino en la misma medida que la de aquéllos. La tendencia de la explotadón de la nerra apunta a incorporar cada vez más trabajo a la misma, a fijar uda vez más localmente a las empresas. Por mucha que sea la facilidad para transportar al hombre y al producto de su trabajo de localidad en localidad, los etablecimientos de producción y, con ellos, un gran porcentaje de la población aguen estando territorialmente fijados.

Paralelamente aumenta la población y todo el mecanismo económico se complica con dicho incremento. Es conocida la importancia que tuvo el crecimiento de la población y su progresiva concentración sobre el desacrollo de la división del trabajo en la industria. Con el perfeccionamiento de la técnica aumenta aún más esta diferenciación. Pero con ello aumentan también las tareas de la administración, y esto santo más cuanto más ramas de la industria queden a su cargo

y se transformen en servicios públicos,

¿Que es entances, la "sociedad"? Es evidente que la delimitación territorial de las zonas de administración constituye una necesidad apremiante. Aquí hay que tener decisivamente en cuenta, junto con la consideración por el espacio, h del número. Diez, cien personas, pueden, en raso de necesidad, consultar y decidir sobre todos los asuntos que les conciernen, pero ya con mil personas es lisicamente imposible una consulta directa de todas las individualidades, y con diez mil personas sólo podrían regularse a través de la consulta directa los puntos más importantes. Pero no se trata de diez mil personas, sino de millones. Si, al estilo de los anarquistas, se pretende disgregar los estados actuales en una cantidad innumerable de pequeñas comunas, toralmente autónomas, entonces. en la medida en que esto se logre, también se puede alcauzar que en cada una de estas pequeñas comunidades la "sociedad" se gobierne a sí misma hasta en el más mínimo detaile. Dentro de estos grupos, y bajo condiciones propicias, podría también ser alcanzado un grado can elevado de solidaridad que se torne innecesaria toda ley escrita. Pero, en general, con ello sólo se crearia una propiedad peculiar, que sería mucho peor que la actual propiedad privada, y estarfan echadas las bases para las más enconadas luchas de intereses entre comuna y comona, pues, según la situación y las condiciones del suelo, se munifestaria la mayor de las designaldades en las posibilidades productivas. Dieha situación seria totalmente inconcebible con las posibifidades actuales de comunicación. Estas hablan completamente en l'avor de las grandes comunidades territoriales. No se visualiza una razón para que cu el futuro las grandes naciones, históricamente contituidas, dejen de ser unidades administrativas. Una fusión total de las naciones entre si no es m esperable ni desemble. Las naciones pueden atender muy bien los intereses culturales comunes a través de convenios y del desarrollo del dete. cho internacional, sin renunciar por ello a su individualidad.

Pero por unty desarrollada que uno se imagine la descentralización de la administración, siempre va a quedar un gran resto de tareas sociales a las que ya no se adecua el concepto de funcionamiento automático. Tomemos un cuadro que se halla ante nuestros ojos: la administración del sistema del transporte. ¿Es posible que la "sociedad" nombre todos los años, a través de la votación directa, a la totalidad de los funcionarios de esta importante rama de la administración? Así tampoco ella habrá de arrendar esta rama de la administración y otras similares a asociaciones libres. Sino que deberá tener funciona lipas, normas elaboradas para los principios de su funcionamiento y, en la medida en que la sociedad socialista no convierta al dilettantismo en su principio directriz, funcionarios especializados que, con la condición de una conducción intachable, son empleados por un tiempo más prolongado. Además, va a necesirar también los órganos de control sobre estas y otras funciones.

Pero ¿quién va a decidir sobre todo esto y las modificaciones que se harán necesarias? ¿El pueblo mismo? Sin embargo, muchas veces se tratará de cuertiones menores y de naturaleza muy especial para las que sólo una pequeña minoría de la población tendrá interés y comprensión total, hasta que llegue ese tiempo feliz en el que la humanidad esté constituida por puras enciclopedias ambulantes. Además, aun cuando todas las medidas administrativas más impor-

ontes fueran sometidas a la votación popular, el feliz ciudadano del futuro debería recibir todos los domingos un cuestionario, con lo que perdería el mutacio directo con los problemas. Necesitarla un sentimiento muy desarrollado de la responsabilidad que lo moviera a informarse más detalladamente sobre todas estas cuestiones antes de la votación. Suponer un sentimiento de responabilidad en un cuerpo de diez millones de votantes significa entregatse a una ansión por nada justificada. Toda la experiencia anterior demostró más bien que cuanto mayor es el círculo de las personas responsables de un asunto, tanto menor es el sentimiento de los individuos para esa responsabilidad. También agui se percibe la influencia del número. Con el tiempo la votación se consertiria en un simple juego y ofrecería, de todos modos, mucho menos garantía mara un procedimiento realista que la transferencia del control a la representación popular o a los cuerpos responsables de ella. Si la votación popular directa, que en una crapa del desarrollo democrático está totalmente legitimada, ha de funcionar de una manera que favorezca el bienestar común, entonces en una asciación mayor tiene que ser reducida a aquellas cuestiones que afectan más prolundamente el interés de la comunidad y que no son de una naturaleza demasiado especial. Piénsese sólo en una comunidad del tamaño de la Prusia actual y supóngase que, además de las áreas administrativas que ya atiende, se haya hecho cargo de una cantidad de otras funciones, y entonces uno se va a poder imaginar qué cantidad de cuestiones importantes tienen que ser decididas allí cada semana.

Pero un sistema comunal que cuenta con millones de cindadanos adultos tiene que soportar todavia en otro punto las consecuencias del espacio y del número.

En las comunidades comunistas del pasado podía prescindirse de la ley porque estas comunidades eran pequeñas y las relaciones extremadamento charas. La costumbre, la tradición, constituían allí el desecho y la opirión pública vejaba por su observancia. Además el impulso por atentar contra el interés general era en extremo insignificante.

El estado socializado no puede comar con seguridad por unicho tiempo con garantías análogas de su orden jurídico. Las relaciones son, sobre todo en los gratdes centros de población, difícilmente apreciables: la opinión pública, aun cuando haya sido homogéneamente formada, debido a la deciente facilidad en el cambio de localidad dificilmente puede ser utilizada como guardiana del derecho y las costumbres, y el impulso por no perder de vista el interés general no es tan fuerte como para evitar que se atente contra el mismo allí donde disten poderosos incentivos para hacerto. Sólo aquel que tome las cosas muy la ligera puede disimular que aqui existe una dificultad contra la que especesario prevenirse de antemano, sobre todo si considera que estas contravendones pueden consistir no sólo en pecados de comisión sino también en faltade omisión. Si el sentimiento de responsabilidad está ya lo suficientemente desarrollado como para evitar los primeros, no necesita por ello ser todavía lo suficentemente poderoso como para impedir los últimos. La esperanza en la fuerza del sentimiento de solidaridad puede revelarse fácilmente como engañosa. Per ultasenos aqui reiterar un pensamiento que hemos expresado en el ya ritado articolo del año xx de Die Neue Zeit. En un gran territorio, se dice alli, "la

conciencia de solidaridad opera sólo bajo una cierta presión lo suficientemento poderosa como para motivar la renuncia voluntaria a intereses individuales" Donde los deberes se reparten entre millones, no puede recaer en el individus una cuota excesiva de sentimiento de responsabilidad por estos deberes.

Es este argumento el que precisamente tiene que hacerles parecer peligroso a los socialistas orientar la agitación y la actividad legislativa hacía medidas que son apropiadas para convertir a la población en pordioseros. No forman parte del interés de la socialdemocracia, y es en general una mala política social, abotagael sentimiento de responsabilidad social.

A quien le parezca filisteo, pequeñoburgués, manchesteriano lo que estamos sosteniendo, vale la pena recomendarle el estudio de la historia de las leyes inglesas para pobres, que resultan bastante ilustrativas. Cuando en 1834 el parla, mento inglés derogó la antigua ley de pobres, bajo la cual una gran parte de los obreros eran pordioseros, seguramente se excedió en la medida en que cayá en el extremo opuesto y consideró la pobreza como un crimen. Pero la eliminación de la caduca ley de pobres, que despertó tanta indignación entre los socialistas y filántropos de la época, fue altamente posítiva para la elevación moral y económica de la clase obrera en general. Ningún socialista sensato desea hoy la vicia y "humana" ley de pobres.

Si los sindicatos y cooperativas no tuvieran otra finalidad que mantener des. pierto en los obreros el sentimiento de solidaridad, de responsabilidad munta emonces ya sólo por ello deberían ser altamente deseables para todo socialista

Pero volvamos al estado socializado. Dijimos que él no puede contar con seguridad con que todos los ciudadanos van a cumplir por si mismos con an deber hacia la comunidad. Para los grandes crímenes positivos una gran comunidad no puede prescindir del desarrollo de un derecho penal. Aun cuando considere al criminal como un enfermo, ésta es una modificación con arreglo a la forma, pero no con arreglo a la esencia. Si alguien es condenado a la cárcel por violación, o si como "enfermo sexual" es confinado por algún tiempo en un hospital moral, en lo esencial se comprucha lo mismo: la comunidad protege el derecho de la persona y no puede, por ello, despachar la violación simplemente con las palabras: vete y no lo lugas de nuevo.

Pero es evidente que la fuerza represiva tiene que ser disminuida dentro de lo posible. Y así permanece la pregunta: ¿con qué medios cuenta la comunidad socialista, que sólo puede contar en forma limitada con la luerza del imperativo moral, para estimular a sus miembros a que cumplan con sus obligaciones de ciudadanos, y en primer lugar con la parte que les corresponde en el trabajo

general?

En la sociedad actual, en circunstancias normales, el deber de trabajar es forzado por el azote del hambre. Aquel que no quiere trabajar y no dispone de algún tipo de trabajo acumulado o no puede hacer que otros, sin el empleo de la inerza física, trabajen para él, tiene que morir de hambre, exceptuando naturalmente a Jos niños y a los incapacitados para trabajar. La sociedad basada en la propiedad privada procede con absoluta lógica cuando considera a la pobreza en general como un crimen social. Se puede pedir de ella que, como con el criminal, también establezca diferencias dentro de los pobres, que ayude a los que

se han empobrecido sin propia culpa y tome las disposiciones necesarias para ayudar a los desocupados involuntarios, pero es absurdo esperar, y pura demnsogia pedir, que ella le dé al desocupado sano más ayuda de la que sea necearia para mantenerlo en condiciones de trabajar, sin debilitar de este modo d estímulo para obtener otros trabajos más que los relacionados con la prestación de ayuda. El principio económico y social fundamental en la sociedad actual es el de la autorresponsabilidad, y toda política de previsión social que lo conmueva seriamente debería ser considerada, desde el punto del orden social dado, como no social o también como antisocial Si el estado y la comuna se hacen ya hoy en día cargo de la atención de una serie de necesidades, cuya satisfacción quedaba hasta ese momento en manos del individuo, de ese modo limitan en algo el deber de autosustentarse según la medida de estos servicios, pero sin afectar el principio mismo. Por lo regular, limitan la gratuidad a aquellos servicios en los que es inconmensurable la parte del disfrute de los diferenes riudadanos o a aquellos cuyo aprovechamiento ellos descan y prescribenen beneficio de todos. Como ejemplo de la primera categoría puede servir la fluminación de las calles; como ejemplo para la última, el sistema de la escuela elemental.

El socialismo inscribió en su bandera el aumento continuo de las prestacioges gratuitas de la comunidad organizada hacia sus miembros. A primera vista parece evidente que la comunidad no puede dar a sus miembros nada que ella, de alguna forma, no haya recibido antes. Así, frente al derecho legal de los individuos a los servicios de los que se hizo cargo la comunidad, está el deber de contribuir en una determinada proporción a los costos de estos servicios o a los trabajos necesavios para su consumución, "No hay derechos sin deberes", dice el estatuto de la Asociación internacional de los trabajadores. Pero esta afirmación se halla condicionada por la posición política de la socialdemocracia con respecto al estado, dado que este reconocimiento queda por el momento en la teoría, mientras que, en la agitación práctica -y la práctica es aquí lo decisivo- sean colocadas en un primer plano las exigencias hacia la comuna y se hable, en cambio, poco de las exigencias económicas de la comuna a sus ciudadanos - exceptuando aquellas que se refieren a las clases superiores de ingresos. Desde el punto de vista económico y social esto no tiene fundamento en la actualidad, y en su repercusión sobre la érica social de la masa no carece de peligros.

No puede esperarse que tras una victoria de la socialdemocratia toda la población adopte repentinamente otra mentalidad social. Es posible, e incluso probable, que el estímulo moral de la victoria entusiasme a una parte de la clase obrera a una mayor entrega a la causa común que la demostrada hasta entonces. Algo similar ocurrió en París en 1848, y no hay razón para que no se repita ocasionalmente en una escala mayor. De todos modos, a este acrecentado desinterés de unos se opondeían esperanzas y exigencias extraordinariamente exageradas de otros, y si nos representamos la proporción entre la parte de la clase obrera que se sacrifica para fines políticos y sindicales y la totalidad de la misma entonces vamos a tener que decirnos que los primeros constituirán probablemente una minoría de la misma, en tanto que los últimos conformarán una gran mayoría.

¿Estará la sociedad en condiciones de atender inmediatamente aquellas acrecentadas exigencias? ¿Es posible que, en un tiempo no lejano, un cambio producido por reagrupamientos políticos, por cadistrofes inesperadas, elc., que entregue el poder a la socialdemocracia, lleve directamente a que la socialde entregue de la obligación que tienen los individuos de automatentarse? Para clarificarse sobre la respuesta a esta pregunta será importante exactinar uneva-

mente, más de cerca, el nível de desarrollo de la producción.

En un capítulo anterior hemos visto que el desarrollo de la producción no se mueve de ninguna manera exclusivamente en el sentido de la concentración y centralización de las empresas, que la tendencia hacia las empresas grandes y gigantescas predomina, ciertamente, en la industria, pero que no se impone en todas partes y que, además, con el progreso de la técnica y la acrecentada fuerza productiva del trabajo, se crean continuamente, junto a las viejas ramas de la producción, otras nuevas, de manera tal que, a pesar de la creciente concentración de las empresas, el número total de las mismas sólo se reduce impercentiblemente. Según la estadística antes dada, en los trece años que median entre el censo industrial de 1882 y el de 1895, el número de las sociedades independientes en la industria disminuyó de 1 861 000 a 1 774 000, esto es, un decterimiento de 87 000, o sea, menos del 5 %. Supongamos para los próximos trece años una proporción incluso doble de retroceso, y así ereciente de época en época, de modo tal que en el año 1908 tendríamos que contar redavía con I 600 000 gerentes o bien empresas industriales independientes, y en el año 1921 con 1 280 000,7 En el año 1882 se contaron 40 000 grandes y medianas empresas juntas. Si también una parte de éstas se sacrifica paulatinamente en aras de la concentración de las empresas, en las brechas aumentan, en rambio, en mimere creciente las empresas que, en el mismo tiempo, evolucionan del artesanado a empresas medianas y grandes, Seguramente no significa subestimar la marcha de la concentración si suponemos, como promedio, que por cada 20 pequeñas empresas que desaparecen se constituye una empresa mediana o grande. Pero supongamos incluso una proporción de 25:1, entances por 600 000 pequeñas empresas desaparecidas habría que calcular 24 000 empresas medianas y grande, mievas. Junto con las 40 000 empresas mencionadas habría en total 64 000, de las cuales queremos poner 4 000 en la cuenta de las empresas medianas y moderadamente grandes absorbidas por las empresas muy grandes. Exceptuando por completo a las empresas arresanales (las empresas industriales domésticas no están contabilizadas aquí en absoluto), en el año 1921 y sólo en la industria. la "sociedad" en Alemania tendría que vérselas con aproximadamente 60 000 empresas grandes y medianas,

¿Se tiene idea de lo que significa esto? Es muy fácil escribir el número, y aón más fácil expresarlo. Pero inténtese seriamente, por una vez, imaginar su importancia sociopolítica, pensar en lo que significa poner bajo el control directo de la "sociedad" la dirección de sesenta mil empresas. Sólo esta cifra, a la

<sup>-</sup> En aras de la horvedad se equiparan aqui los números de los directoras independiente de industrias y de las empresas. La establistica destructra que esto os conduce a errorea escribles para el análisis scalizado más grriba. En 1882 se calcularon 1861 000 directorea independientes de industrias y 1951 000 empresas, por lo tanto, la cifra de las últimas era todavía mayor que la de los primeros.

que todavía hay que añadir, sin embargo, la cifra por lo menos tan grande, si no mucho mayor, de las explotaciones medianas y grandes en la agricultura, permite comprender por cuánto tiempo todavía va a seguir siendo una abstración decir que la "sociedad" produce. Aun cuando la sociedad sólo tuviera que ocuparse con las empresas grandes y medianas, la producción organizada direcumente para ella supondría una máquina administrativa de cuya extensión y desarrollo proporcionan apenas una vaga idea los actuales regimenes postales y jerroviarios, y que son los que menos pueden ser sacados de bajo tierra en una época turbulenta. Un traspaso, en el que con la responsabilidad tienen que ser jambién traspasados derechos, es inevitable, ya sea que se trate de grupos de

productores privados a de cuerpos públicos.

Vernos aqui nuevamente cómo subsiste un interés general, que tiene que ser preservado de los intereses parciales o particulares. Para preservarlo efectivamente la comunidad necesita mandatarios que funcionen con regularidad, esto 66, funcionarios; al igual que para evitar la arbitrariedad en la ponderación y control de las disposiciones universalmente válidas, es decir, leyes. El mimero de personas, de las que aquí se trata, el tamaño del espacio territorial que ellas ocupan, el creciente número de ramas en las que se diferencia la producción. y la gran cantidad, la diversidad y la extensión de las unidades de producción, jodo esto convierte en una gran improbabilidad la armonización automática de todos los intereses individuales en un interés común, que se confirma unificadamente en todas partes y en todo sentido. Sólo en un estado de economías indiferenciadas es posible que la "sociedad" lleve una existencia -para utilizar una imagen de la biología... al estilo de los moluscos o de los helmintos. Así como en el mundo animal, al evolucionar la diferenciación de las funciones, se torna inevitable el desarrollo de una osamenta, y así en la vida social, con la diferenciación de las economías, se hace necesaria la formación de un euerpo administrativo que represente al interés social como tal. Hasta abora, y todavía en la actualidad, este cuerpo es el extado.3 Puesto que el desarrollo ulterior de la producción no puede, evidentemente, consistir en la supresión de la producción diferenciada, sino sólo en una nueva centralización sobre la base de la alferenciación desarrollada - transferida a las personas, no en abolición, sino en complementación de la división profesional del trabajo,, así el cuerpo admiabrestivo de la sociedad de un futuro no Jejano no se puede diferenciar del estado actual más que por el grado.4

Y sólo según el grado se podrá modificar también, en un tiempo no lejano. la responsabilidad económica individual de los que están en condiciones de trabajas. La extadística laboral puede ser considerablemente desarrollada, la provisión de empleos muy perfeccionada, el cambio de trabajo facilitado, y el

a fobre la tormación del estado como consecuencia de la ampliación y diferenciación de la vida económica y de la expansión del territorio ocupado, vene Kavi Kannky, Der Parlamentarismus, die Volksgesetzgebung und die Sozialdemokratie, pp. 9 m.

<sup>\*</sup> La frese de que la sociedad ocupa el lugar del estado encierra una elipsia enucentral. El estado puede ser suntituido por una administración que defienda el interés de la totalidad de los miembros de la sociedad frente a todo interés particular (de clase), pero no por la "sociedad". Pues de lo contrario podría decirse, con la misma lógica, que la empresa capitalista (a la empresa socialista o corporativa) va a ser sustituida por la "totalidad de los obreros". Con el contenido se modifica la forma, pero el contenido no suntituye a la forma.

derecho laboral perfeccionado, de manera tal que posibilite al individuo una seguridad en su existencia y una facilidad en la elección de su trabajo infimitamente mayor a la presente. Los órganos más avantados de la defensa de los intereses económicos de cada uno -los grandes sindicatos- muestran ya en este semido la orientación probable que asumirá el desarrollo. Pero ni va a ser posible darle al derecho laboral el carácter de un derecho incondicional a la ocupación en una determinada profesión y, si es posible, además en un determinado lugar, ni puede ser considerado descable que exista un derecho semejante. En un organismo tan grande y complicado como el que representan las modernas naciones civilizadas y, como hemos mostrado más arrība, que van a representar todavía por mucho tiempo, sólo sería concebible y en esto tienen razón los enemigos del socialismo— como fuente de la más aborrecible arbitrariedad y de eternas disputas y sería un contrasentido político y económico. Pero también es una conclusión totalmente falsa que semejante "derecho al trabajo" incondicional sea una consecuencia necesaria de la doctrina socialista. Tan falso como que el socialismo signifique un deber de trabajar. según el cual cada uno pueda ser comandado a voluntad hacía un determinado trabajo.

En la próxima etapa del desarrollo social sólo puede haber un derecho laboral condicionado y un deber laboral condicionado. Si ya en la actualidad los sindicatos fuertes aseguran a sus miembros en condiciones de trabajar un cierto derecho a la ocupación; le muestran al empresario los inconvenientes que trae aparejado despedir a un miembro del sindicato sin una causa reconocida como tal también por el sindicato; si en la holsa de trabajo combinan las diversas ofertas y demandas de trabajo; entonces ya como se dijo están dados los elementos para el desarrollo de un derecho laboral democrático. Pero un deber laboral, exceptuando casos de apremiante necesidad y aquellos trabajos para la comunidad que corresponden alternativamente a todos los miembros de la sociedad, sólo puede ser sostenido sobre la base de la regla de que el que no quiere trabajar no debe comer, esto es, aleniéndose al principio, ya urgente en la actualidad, de la autorresponsabilidad económica.

No puede esperarse en absoluto que un orden social futuro suprima el deber de la autorresponsabilidad econômica. El socialismo sólo puede facilitar su emplimiento. Y más no es ni siquiera deseable. La autorresponsabilidad es evidentemente sólo una parte del principio social, cuya contrapartida es la libertad personal. Una no es concebible sin la otra. Por muy contradictorio que pueda parecer, la idea de la supresión de la autorresponsabilidad es completamente antisocialista. Su alternativa significaría o una perfecta tiranía o la disolución de todo orden social.

Una vez más hav

Una vez más hay que rechazar por utópica la ídea de que una revolución socialista podría convertir al estado en una institución de ayuda automática. Por consiguiente, la socialdemocracia tiene que resolver el problema de cómo se puede unificar la agitación por mayores prestaciones del estado y de la comuna en beneficio de las masas con la conservación del sentimiento de reaponsabilidad social. Y aquí está el punto en el que las obras de la propia ayuda social adquieren una importancia acrecentada para la sociedad futura. Si el movimiento socialista estuviera limitado solamente a la agitación política, en

conces podría convertirse muy fácilmente en la contrario de aquello a lo que apira, o sea, en la destrucción no del estado social existente, sino del deseado. A sentimiento de obligación social, que la agitación política como tal inculca a las masas, ha penetrado apenas a un nivel epidérmico, pues sólo puede consisúr en la formulación de reivindicaciones para la masa. Esto se evidencia sobre udo en países donde a las masas ya no les son escatimados derechos políticos andamentales, perdiendo así la lucha política un fuerte impulso moral. Otra ecsa es lo que ocurre con los órganos propios de ayuda social. La cooperativa económica y el sindicato pueden ser ocasionalmente muy egolstas e incluso renccionarios para con la generalidad, pero dentro de su esfera actúan necesariamente sobre el fortalecimiento del sentimiento de obligación social. El poder de un sindicato depende del sacrificio que sus miembros hacen por él, su fuerra de la disciplina que ejerce sobre sus miembros. Como todos los cuerpos democráticos, el sindicato bien organizado censura severamente las infracciones al deber, sabe apreciar el poder de responsabilidad de sus miembros y cuida de que sea cumplido.

La gran extensión espacial del estado moderno y el enorme número de habimates de su territorio le dificulta al individuo cada vez más apreciar las potendalidades de la administración estatal. Las grandes cibras que lee no tienen restidad para él, hablan un lenguaje cuyo verdadero significado se nos oculta siempre de nuevo por más que nos esforcemos por imaginarlas y retenerlas. Si el individuo estuviera directamente, como unidad entre millones de unidades, frente a este gran estado, entonces la democracia sólo sería una palabra vacta. El mejor derecho electoral, la más excensa aplicación del principio de la legislación directa, modificaría poco en ello. Las voluntades individuales se degrastarian en el roce con otras voluntades individuales, los verdaderos soberanos serian las cabezas dirigentes de la administración, la burocracia. De ahi la importancia y la necesidad fáctica absoluta de órganos intermedios. Estos órganos intermedios son los recientemente comentados y otras creaciones de la representación económica de intereses, así como aquellos enerpos políticos que se caracterizan especialmente como órganos de autoadministración: las represemaciones de localidades, distritos y provincias. La literatura socialista alemana e ecupó muy poco de ellos hasta el momento. En la práctica se los tomó como lo que son, generalmente se pidió para ellos el sufragio universal, y, donde el derecho electoral existente permitta elegir representantes en ellos, se intentó bacer valer los intereses obreros. Pero todo esto signió siendo puramente ecléctico sólo fue practicado, por decirlo así, de caso en caso. Puesto que falsó la ecasión práctica, no hubo mayor preocupación por la cuestión de qué otras fundones, además de las mencionadas, le corresponderían a estas representaciones en ona comuna socialista, se la llame estado, república o como fuere, cuál sería su papel económico en la sociedad socialista o frente al estado socialista. De la representación departamental o provincial se habló, en general, todavía poco; de la comuna, teóricamente, hasta ahora casi exclusivamente en las discusiones sobre el anarquismo, donde se subrayaba, como es natural, más la diferencia entre comuna y estado que la relación entre ansbos, más su oposición formal que sus intimas relaciones político-económicas. Recientemente, ante la reperquion del socialismo municipal inglés y franco, se comenzó a examinar en

forma sistemática la cuestión. Esto es muy alentador, pues de acuerdo con le dicho quedará claro que la cuestión de la autoadministración de las comunas abarca para el socialismo todavía algo más que la administración de gas, agua y transporte, salarios sindicales, etc. El estado o cualquier administración central análoga, contando sólo con sus propios recursos, se hallaría en general desam. parado ante la enorme masa de empresas productivas, cuya cifra hemos presentado más arriba. El espacio y el número obstaculizaron cualquier intervención más que superficial en su economía. Pero si se recurre a los cuerpos de autoadministración, entonces se modifica todo el cuadro. Desaparece la enormidad espacial y las relaciones numéricas se vuelven más humanas. Sin embargo con ello el "estado" no se vuelve todavía superfluo. Con una distribución adecuada de las funciones, entre la administración central y las administraciones locales, se limitan también, naturalmente, los derechos soberanos de la primera Pero su transferencia completa a aquéllas no es posible por la simple razón de que entonces cesaría la conexión política entre ellas, y siguificaría además sólo el empequeñecimiento y no la supresión de las zonas de administración central.

No se trata, por lo tanto, como dice Marx en La guerra civil en Francia, de deshacer la unidad de las naciones que se hicieron históricamente grandes, sino de colocarlas sobre una nueva base. Si esto puede llevarse a cabo en todos los casos, como desarrolla Marx en el pasaje en cuestión, es algo que queda por resolver. Pero la idea fundamental —la sustitución de la mayor parte de las funciones que altora cumple el estado por cuerpos democráticos de autoadministración— tiene que ser necesariamente afirmada. Sólo en una parte muy pequeña, el traspaso de la producción a la explotación pública puede ser realizado pasando directamente por encima del estado. Si no ha de quedar allí lo que el estado y la burocracia pueden hacer administrativamente en este sentido, entonces se torna una necesidad includible la mayor recurrencia a los órganos democráticos de autoadministración. Sólo con su nyuda pueden ser auperadas las dificultades que el espacio y el número contraponen a la reforma aoctalista en el cumpo político y social.

## LA LUCHA DE LA SOCIALDEMOCRACIA Y LA REVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

## 1. POLEMICA

En todos los países en los que la socialdemocracia ha alcanzado importancia política observamos el mismo fenómeno: dentro de ella se está produciendo an cambio. Se abandonan las viejas redundancias en frases y argumentaciones, disminuye el entusiasmo por las generalizaciones, ya no se especula sobre la disminuyo de la piel del oso una vez consumada la catástrofe generalizada; sin embargo, nadie se ocupa demasiado de este interesante aconsecimiento. Por el contrario, lo que se estudia son las particularidades de los problemas cotidianos y se buscan palancas y puntos de inserción para, sobre la base de estos, impulsar el desarrollo de la sociedad en el sentido del socialismo.

No siempre este proceso de cambio es deseado y consciente en todo sentido, y mucho menos aun uniforme. Fradiciones de todo tipo, diferencias en el desarrollo político y económico de los diferentes países, diferencias en el temperamento o en el conocimiento de diferentes personas llevan a que este proceso se consuma con mayor velocidad o lentitud, contradictoria o consecuentemente. Pero en todas partes el rango fundamental es el mismo, se trate de la socialdemocracia

alemana o trancesa, escandinava o italiana.

Formalmente este cambio se manifiesta como un abandono de la pureza del principio, pues en ningún lado taltan elementos que se le opongan apasionadamente. Así, a comienzos de los años noventa la socialdemocracia alemana tenfa ms "jovenes", que en realidad eran los viejos en la medida en que continuaban aternidos a las viejas frases y consignas que hasta entonces detentara el partido, en parte una tuerza casi dogmática y en parte, al menos, una buena orientación. A fin de cuentas, es necesario hacer este reconocimiento con respecto a aquellos puntos en los que se trataba de diferencias doctriparias de opinión en relación con los problemas de aquel entonces. Hay en la literatura partidaria muchos pasajes que justifican su oposición. Baste recordar aquí la circular de marzo de 1850 del comité central de la Liga de los Comunistas, a la que bacía refetencia la reducción de un periódico partidario que en aquel entonces militaba en la oposición. Esta no tenía en cuenta que si hien en la época de su redacción el autor de aquella circular no había alcanzado todavía la plenitud de sus conocimientos políticos y sociales, en el intervalo modificó mucho su posición con respecto a los supuestos de los que partía el escrito.

Dichos supuestos, que interesan para la definición de mestiones tácticas, ienen una naturaleza dual. En primer lugar se trata naturalmente de la repercusión externa de condiciones absolutamente reales: la situación económica del país en cuestión, su organización social y sus condiciones políticas, la naturaleza y las relaciones de poder de sus partidos. El segundo factor es de naturaleza intelectual: el grado de conocimiento de la situación social, el nivel de comprensión alcanzado respecto de la misma y las leyes de desarrollo del cuerpo social y sus elementos. Ambos factores se modifican y ambas modificaciones deben ser consideradas en la discusión de cuestiones tácticas. Esto que suena como un lugar común y que debería serlo responde a que en realidad la regla es frecuentemente ignorada, muy especialmente en el caso de aquellos que esperan la realización total del socialismo como consecuencia de un gran de rrumbe general, que ven en éste la premisa fundamental para la victoria dell nutiva del socialismo.

No es una paradoja, sino un hecho frecuentemente observado, que el revolucionarismo doctrinario es en lo interno tan conservador como el doctrinarismo de los reaccionarios a ultranza. Ambos se resisten con la misma tenacidad a aceptar desarrollos que contradicen su "princípio". Cuando los hechos hablen un lenguaje demasiado claro como para negarlos rotundamente, los atribuirán a cualquier casualidad, pero nunca a sus causas verdaderas, reales, lo cual es lógico: allí donde la doctrina se convierte en un capricho —y existen Quijotes del derrumbe como los hay en la legitimidad— el que la profesa no podrá admitir jamás que algo fundamental ha variado en sus hipótesis. Guando los hechos le sean incómodos, buscará razones en todas partes, pero evitará atemorizado examinar sus verdaderas causas y relaciones de acuerdo con la realidad.

¿Se han modificado entonces suficiememente los supuestos del movimiento socialista como para justificar el cambio o tendencia al cambio caracterizada al comienzo? Hace tiempo ya que tengo la intención de examinar esta cuestión y por ello celebro que el señor Belfort Bax me desafíe a una polémica con su artículo "Kolonialpolitik und Chauvinismus" [Politica colonial y chauvinismo), que en última instancia termina planteando esta cuestión. Pues, ¿para qué jugar a las escondidas? La acusación formulada, sólo ocasionalmente de manera formal, por el señor Bax en el sentido de que el que suscribe intentaria introducir una nueva y perniciosa idea en la socialdemocracia, o, como lo expresa el señor Bax, "que renunciarla por completo al objetivo final del movimiento socialista en favor del círculo de ideas del actual liberalismo y radicalismo burgués", constituye el principal objetivo, el núcleo de su artículo: el resto súlo es la vestimenta. Con esto no pretendo negar que el señor Bax toma muy en sevio la exhortación contenida en el artículo a luchar contra molinos de viento -o más bien contra molinos de vapor. Pero si esta muy interesante fucha es impulsada con toda la fuerza necesaria, es evidente que primero hay que neutralizar a aquellos que se interpongan en su camino. Y éstos son, muy evidente mente, los tan vergonzantes filisteos "administradores de mediocridad" del tipo del que escribe estas líneas.

Debo informar a los lectores de Die Neue Zeit el hecho de que el artículo del señor Bax aparecido en el núm. 14 tiene un antecedente. Es, por así decir, el segundo golpe de lanza de nuestro paladín, o, para expresarlo en forma más moderna, un auto de procesamiento en segunda instancia. Para su apreciación total no es posible prescindir del conocimiento de los hechos en primera instancia y por ello se me perdonará si antes que nada dedico algunas palabras a esta cuestión. Ella nos remite a la época en que en Die Neue Zeit se desarrolló la controversia entre Bax y Kautsky acerca del alcance del materialismo histórico para la explicación de los lenómenos históricos.

Como se recordará, esta controversia se originó en un artículo del señor Bax en el Zen vienes, donde, en una nota al pie de página, los "neomarxistas", Kautsky, Mehring y Plejánov, Incron presa de un merecido desprecio por la interpresación - según Bax - muy parcial que hacían de la doctrina marxista. A pedido de Kautsky. Bax se dignó a demostrar su tesis en Die Neue Zeit, y ahora será me or que me abstenga de cualquier juicio y deje hablar sólo al hecho de que en su réplica final trente a Kautsky, con respecto a su valoración del factor económico, Bax descubrió que "nuestros puntos de vista de ningún modo están ian distantes". Después de esta explicación a los lectores de Die Neue Zeit, les parecerá un tanto extraño, si bien no sorprendente teniendo en cuenta experiencias anteriores, oir decir al señor Bax, cuestionado por Kautsky: "A un interprete materialista de la historia tan austero le parece sentimentalismo todo lo que no se deriva directamente (1) de motivaciones econômicas en el sentido estricto" (véase p. 14). Si consideramos que durante la polémica se trató de inculcarle al señor Bax la comprensión y correcta apreciación del punto de vista de Kautsky, todo reaultó inútil.\*

Se dice de los gatos que siempre caen parados. Pero esto es sólo un cuento. Más de un gato pagó con su vida el probar la exactitud de esta sentencia. Al señor Bax le va mejor. Cuando se desmoronen todas sus razones, saldrá ileso de la batalla, invicto como aquellas mujeres de las que el poeta dice que siempre

> "Solo vuelven a su primera palabra lurgo de que el juicio se ha predicado durante horas."

Como consecuencia de ello, cualquier polémica con Bax obliga a sus adversarios a caracterízar sus costumbres polémicas.

Aliera permitasenos un extracto del debate: Bax, caballero de los bárbaros, conna Bernstein, filísteo de la civilización.

A fines de 1896 publiqué en Die Neue Zeit un artículo sobre la posición de la socialdemocracia frente a los disturbios turcos (año xv, vol. 1, pp. 108 y ss.). Teniendo en cuenta la contradictoria posición de diferentes periódicos socialistas en relación con esta cuestión, al comienzo del artículo desarrollé algunas ideas directrices que deberían servir como norma para el análisis de esta cuestión y de otras similares. Ellas pueden resumirse brevemente diciendo que no todo levantamiento de una nacionalidad o de una raza contra sus soberanos debe concitar, sin más ni más, el apoyo moral o activo de la socialdemocracia. Con toda la justificada simpatía que la socialdemocracia siente por las luchas de liberación, sin embargo, ella debería tomar en consideración el interés por el desarrollo general y por el progreso cultural. De manera tal que ante las rebeliones de aquellas tribus que se adjudicaron el derecho de comerciar con esclavos o de tribus de ladrones que hicieron del saqueo a tribus vecinas de agricultores un oficio permanente, la socialdemocracia permanezca indiferente y, dado el caso, se enfrente como su enemiga, "No reconocemos derecho alguno al robo ni

Bermstein puilita la expresión "das la liù die Kate", que riguillea que todo resultó initia. [a.]

al saqueo de cultivos. En una palabra, por crítica que sea nuestra posición respecto a la civilización alcanzada, no dejamos de reconocer sus logvos relagados y los erigimos en aspectos que determinan el criterio de acuerdo con el cual tomamos partido" (op. cit., p. 109).

Estas alirmaciones no eran totalmente novedosas: como ya habían sido expresadas en forma similar por muchos socialistas, me crei autorizado a hacela observación, creyendo que hasta ahi mis explicaciones no se enfrentarian con

resistencias dentro del partido,

lPero qué ingenuo se es a veces pese a todas las experiencias!

El escrito suscitó la protesta y toda la cólera del señor Belfort Bax. En un lulminante articulo publicado en el Justice londinense, Bax me acusó de "filisteismo" porque olvidé hablar de cultura y me acusó de alta traición al socialismo revolucionario —o sea, el fabianismo— para justificar lo cual coloreó mu explicaciones a su modo, o sea que puso en mi boca algo similar a lo que figura altora al comienzo del auto de procesamiento para la segunda instancia. Mas el hecho criminal estaba todavía demasiado fresco, el número en cuestión de Die Neue Zeit en demasiadas manos, y así nuestro osado héroe, que combina "sistemáticamente" el romanticismo meridional del noble caballero de la triste figura con el realismo positivo del bravo Sir John, fue de todos modos suficientemente cuidadoso como para agregar: "Bernstein tiene que saber muy bien que lo precedente [la versión coloreada de Bax] es el único sentido práctico que pueden tener sus explicaciones" (Justice, 7 de noviembre de 1896). Para mi vergüenza, debo reconocer que no sólo no sé "muy bien" esto, sino muy mal, o sea que no lo sabía en absoluto.

Por lo tanto, me sente y escribi una respuesta en la que, sobre la base de citas de Marx y Engels y haciendo referencia a un pasaje de Lassalle de su estrito Der italianische Krieg [La guerra italiana], demostré que en relación con la cuestión de la que se trataba, los nombrados no habrian adoptado un punio de vista sustancialmente diferente al que yo sustentaba. No es necesario que reproduzea aquí las citas, pero quisiera hacer alusión a los pasajes de la Rheinischen Zeitung mencionados por Mehring en su Geschichte der deutschen Sozialdemokratie [Historia de la socialdentocracia alemana] (tomo 1, p. 574) sobre la cuestión de Schleswig-Holstein, donde el derecho de Alemania comra Dinamarca es explicado como el "derecho de la civilización contra la barbarie, del progreso contra la estabilidad", el escandinavismo como la exaltación de "la vieja nacionalidad nórdica, brutal, sucia, pirata", como "la exaltación de una inferioridad", cuyas manifestaciones consistirian en "brutalidad con las mujeres, embriaguez permanente, y furia cambiante con lacrimoso sentimentalismo". (Es evidente que estas palabras no estaban dirigidas, de ninguna mane ra, contra los pueblos escandinavos, sino precisamente contra el anacrónico ensalzamiento del elemento retardatario, que dominaba entonces su vida nacional, E. B.) Contra dicho espéritu retardatario y sua defensores seudorromanticos la Neue Rheinische Zeitung proclamó el derecho de la civilización y del progreso. Es preciso que se me reconosca que no me referí sin motivo a sus conductores. Abora agrego:

Pero me sorprende bastante ver cômo e mismo Bax, que hace apenas unas pocal

entanas, en el fabiano Zeit vienes, arremetió tan enérgicamente contra la aplicación apprestamente demasiado merquina del materialismo histórico por parte de algunos arregistas, predica repentinamente en el fustice la más mezquina y burda interpretación insterialista de la lucha de la socialdemocracia. Llamar a la civilización moderna "una maldición y una desgracia en sí misma"; considerar todos y cada uno de los sentimien macionales como una "impostura"; lemas como "antes esclavitud que capitalismo", el non plus ultra del materialismo. Significa la negación del conjunto de las conquistidológicas de la civilización moderna, de todo el desarrollo de los conceptos éticos."

En relación con la idea desarrollada por Bax, advertí en el mismo artículo que teniendo en cuenta el derrumbe supuestamente cercano de la civilización huguesa, la socialdemocracia debería hacer todo lo posible para impedir su expansión geográfica;

Lo que propone Bax es un puro derroche de tiempo y fuerza. En el supuesto de ser testitable, lo cual no es el caso, su propuesta de socorrer a los salvajes de la civilización que avanza sólo prolongaria la lucha, mas no la impediria. Hace algún tiempo Bax propuso (en el Justice, E. B.) que a los salvajes se les soministraran armas de fuego necesita, de tiempo en tiempo, nueva pólyora y cartuchos, y estas cosas todavía no arcen en forma salvaje. Para obtenerlas el salvaje debe acudir al traficante, y una vez que está en trato con él resulta irresistiblemente absorbido por el circulo encantado de las mismas influencias comerciales de las que debían preservarlo las armas de fuego. La propuesta de Bax, como su lógica, se muerde su propia cola. El hipócrita o no sé qué, aunque no conformista, es al menos más lógico tuando propone que se prohíba la venta de agua de Juego (aguardiente) a los salvajes.<sup>2</sup>

Naturalmente, no fue suficiente con un discurso y una réplica. El señor Bas tomo por segunda vez la palabra, me acusó de vaguedad en mi respuesta y me obligo así a una segunda nota. Extraigo de ella el siguiente pasaje relaciomado con el punto de controversia:

[Bax] cita a la Compañía británica para la protección de los nativos. Si tois informes acerca de ella son correctos, tengo gran simpatia por sus aspiraciones. No quiero

A Para que el lector mismo jurgue, aqui están las palabras de Bax: "Uniñe Berroteiu we regrid modern civilitation as, per se, a curse and au evil". —"Better alayery than tapitalism; better the Arab raider than the Chartered company, must be our device in these questions." "Happily the feeling is growing among the working classes that all national aspirations are a hand and a red herting designed to trick them out of following the true goal of international socialism." Entre otros destinatation, la última frate está dirigida contra las aspiraciones tacionales de los socialistas polacos representados por el Presduvit. Para ello el sepor las se apoyó en el "excelente" artículo de la señorita Luxemburg, del que no estrajo la condena de una táctica determinada, sino de todas y cada una de las aspiraciones nacionales polaças.

s En el mismo mimero de Justice donde se publicó mi artículo, la redacción del perio dissipato en relación con estas franca que con ello yo me alipeaba entre sus peores enemigos (del Justice); que defendía las vergonsosas acciones de la compañía de la Sudáfrica bilánica en Matabeleland y decupticaba así las dificultades de la Federación socialdemócrato en Inglaterra. Desde commers Bax anda de un lado para otro y le cuenta at que quiera escabarlo que sólo a mi es imputable el hecho de que en inglaterra no se haya pruclamado lodavía una república social.

ver a los nativos de Africa o de cualquier otro continente explotados o degollados, y temporo estoy de stuerdo con que se les impongan modos de vida para los que su clima no es apropiado. Si he señalado, y lo mantengo, el derecho de la civilización más elevada sobre la inferior —y es incomprensible que un socialisto pueda negarlo—caro no significa que la civilización inferior carezea absolutamente de derechos y que los derechos de la primera no impongan obligaciones. Precisamente desde mi punto de vista es posible una regulación humana del problema de los hatívos, mientras que en el caso de Bax todo depende del humor y del prerendido inferés del momento. ¿No está Bax realmente en condiciones de diferenciar entre la esclavitud primitiva y el na lico de esclavos? ¿Cree nún realmente en el cuento de la buena alimentación y el luen trato del esclavo, que es considerado como un objeto?

Hasta aqui la que se reliere a la primera instancia. Es preciso teconocer que si mi atacado artículo realmente admitió —en parte por lalta de precision en el modo de expresión— la interpretación que le diera Bax en el Justice, este malentendido quedó superado luego de las actaraciones precedentes. V a partide allí se podrá jurgar un modo de lucha que ahora, en la segunda instancia; sin perplejidades ni reparos, comienta diciendo:

Hace algunos rocses Eduard Bernstein expresó en Die Neue Zeit la idea de que la expansión ilimitada de la an llamada cultura moderna, can otras palabras, de la economía capitalista actual, con tado lo que ella significa, sería en y por sí una ventaja para los pueblos báthares y primitivos.

Ese "par si" no corresponde, yo quiero suprimir la comparación,

Frente a ello, opongámosle al señor Belfort Bax, que con su "concepción simética de la historia" se siente tan por entima del "materialismo extremo" de los "neomarxistas", el pequeño hecho de que la cultura moderna tiene, por cierro, mucho que agradecerle a la economia capitalista, pero no por eso se agon de ninguna manera en ella. Por sobre todas las cosas es fruto de las conquistas de esta cultura una valoración de los derechos de la personalidad, de la vida hamana, que en la aplicación general y en la amplia interpretación que tienes en la actualidad fueron desconocidos para cualquier cultura amerior. Si al señor Bax esto le resulta tan indiferente que cuando se habla de la cultura moderni la pasa simplemente por alto, entonces me pregunto por qué y para qué el senor Bas es en realidad un socialista, Suponiendo que sea realinente el proleiriado moderno la causa por la que él es víctima de convulsiones estéticas ante el simple recuerdo de las chimeneas de fábricas, sin embargo, en el socialismo no se trata simplemente de una mejor alimentación para los obreros. Hay mas cuantos labricantes que se preocupan mucho del bienestar material de sus obreros, tal como ellos lo enticaden, y que para ello invierten en todo tipo de intalaciones costosas. Si el señor Bax fuera consecuente, debería valorarlos por lo menos tanto como a sus queridos paschás marroquíes a los que, por su resistencia a construir carreteras, les perdons generosamente todas las atrocidades tometidas contra los esclavos y todas las depredaciones cometidas contra el testo del pueblo.3

\* Recientemente se publicó en el Times un ejemplo del amable trato que se dispensa \* les esclavos en Maranecos por parte de la sociedad británica contra la esclavitud (véase la edi-

El idilio marroqui que el seño; Bax nos presenta es suficientemente atragente; uno mismo podría sentir descos de emigrar a este lelicisimo Marruccos no hubiera algunos pequeños peros. En primer lugar se verifican allí continuas rebeliones en el interior del país, contra las que se procede con la más sangrienn crueldad -hace poco las cabezas de cincuenta rebeldes adornaron nuevamente los muros de la ciudad principal (véase Times, edición semanal del 26 de noviembre) - o que terminan con la huida de tribus enteras hacia Argelia. Así, en el verano de este año, 700 miembros de la tribu Sekhera huyeron del paraiso marroqui hacia Argelia y solicitaron se les permitiera establecerse bajo el yugo de la administración europea. En estos momentos recorre Marruecos el socialista inglés Gunninghame Graham. En su intento por penetrar en la provincia de Sus, Graham, que tiene sangre meridional -su madre es española- y que se siente muy atraído por los pueblos semicivilizados, fue detenido por orden del gobernador, retenido durante días bajo todo tipo de pretextos en estricta ngilancia y tinalmente liberado ron la condición de regresar inmediatamente. En una carta humorística al Daily Chronicle, Graham describe la escena campestre que se desarrollaba ante su tienda: "Caballos y mulas son llevados a beber por esclavos negros, prisioneros encadenados se arrastran detrás, tropas de vatallos con armas de seis pies de longitud se pasean despreocupadamente con d pretexto de custodiar el lugar -en verdad, una Arcadia injertada en el feudalismo o el feudalismo sumergido en Arcadía." Por muy pintoresca que pueda ser la escena, la vida de la gente en esta Arcadia tiene en sí poco de encantador. Pero de todos modos observamos que la economía marroquí se basa en la esclavitud y el leudalismo, y este solo dato basta para despertar sospechas sobre todo lo que contó el señor Bax acerca del bienestar de los obreros en Marruecos.

Es muy posible que oficios aislados practicados gremialmente en las ciudades, como por ejemplo la fabricación del cuero marroqui, permitan a sus obreros una existencia más desahogada. En la sociedad feudal, el oficial agremiado de las mejores munufacturas fue en todas partes un aristócrata del trabajo. Pero para demostrar que el salario medio del obrero marroquí es equivalente a 25 litros de trigo por día, si hemos de creerle al señor Bax debe traernos algo más que sumples afirmaciones. Por ejemplo, él nos cuenta que en Marruecos estarla prohibida la exportación de cercales, benéfica prohibición que abarataría los medios de aubsistencia y alejatía del campo a los terratenientes capitalistas. Ahora bien, como el señor Bax puede comprobar en cualquier estadística comercial. Marruecos exporta medios de subsistencia. En cuanto al maiz -que también se cuenta entre los cereales... Jueron exportados en 1888 (la última cifra oficial a mi disposición) 3 millones de marcos, en legumbres 7.5 millones de marcos, además de otros tipos de fruta, ganado vacuno, aves, huevos, etc. No conozeo la prohibición de exportar trigo, sólo sé de un arancel por cierto elevado a la exportación. Pero, ya sea prohibición directa o arancel prohibitivo,

ción comanal del 25 de noviembre). Según el artículo, un rico emir marroqui le hizo armucar a una niña de ocho uños que tenta dolor de muelas todos tos dientes, sólo porque no cesaba de llorar. Quirás esta sea también una esclavitud "que surgió del desarrollo de la vida del gueblo" y cuya liquidación "es aborrecida por los nativos". Pero no me vayan a preguntar pur cuáles.

implica, sin embargo, una creencia en milagros sin precedentes ver en seinejante política económica caduca una verdadera preocupación por el bienestar del pueblo. En el mejor de los casos ella concuerda con la política de renunciar a carreteras, que ocasionalmente, aún, en el siglo pasado, también tuvo sus defensores en anticuados gobiernos europeos. Por ejemplo, Federico II de Prusia e opuso a la construcción de carreteras porque de este modo los extranjeros que transitaran por el país avanzarían demasiado rápido y gastarían poco dinera Evidentemente, en Marruecos se trata de asegurar el sistema de gobierno des potico-leudal del sultán y, para este fin, quizás se considere más redituable politicamente el aislamiento de los centros de población. Cuál es la consideración por el bienestar del pueblo que hace deseable no tener carreteras es, por ahora, un secreto de Bax.

Nada hay en Marruecos que admirar, absolutamente nada. La existencia de costumbres sencillas " y un bienestar relativo de clases aisladas de la población de ninguna manera responden a las restricciones al comercio, la arbitrariedad de los paschás y la esclavitud; también se los encuentra en otros lugares donde falta esta linda trinidad. El señor Bax cree que la ausencia de capitalismo significa ya ausencia de miseria y explotación y como si el intercambio comercial empobreciera necesariamente a los pueblos. Estas fantastas se descartan de cualquier discusión seria. Por otra parte, Bax parece no saber que también el apitalismo tiene su historia de desarrollo y que en diferentes épocas se presenta bajo aspectos diferentes, que bajo la presión de las instituciones democráticas modernas y de las obligaciones sociales a ellas relacionadas debe adoptar un semblante diferente al que mostraba cuando la propiedad también monopolizaba la dominación política.

Hay una gran cantidad de testimonios insospechables en el sentido de que para la opinión púbica europea actual la subordinación de los nativos a la soberanfa de administraciones europeas de ninguna manera está siempre asociada a un empeoramiento de su situación, sino que muchas veces significa la contrario. Por mucha que haya sido la violencia, fraude y otras infamias que acompañaron a la expansión de la dominación europea en siglos pasados y que actualmente sigue teniendo vigencia en muchos casos, sin embargo, la ota cara de la medalla muestra que en general los salvajes están mejor ahora, bajo una dominación europea controlada en casa. África no desconocía las guerras atroces, el sequeo, la esclavitud artes de la llegada de los europeos; más bien, éstos estaban permanentemente a la orden del día. En cambio, lo desconocido eran la paz y la garantía legal en la medida en que lo posibilitan las instituciones europeas, y el enorme incremento de las posibilidades de alimentación ligado a ellas. Oportunamente cité en este lugar un amargo artículo antinglé: publicado en el Grenzboten, donde - en cierto tono de reproche- se señalaba que bajo la protección de la dominación inglesa se había decuplicado en poco años la población negra de la región de Schira -- entre el lago Nyassa y el Zam beze (cl. Die Neue Zeit, xiv, 1, p. 485, y Grenzboten del 4 de julio de 1895) Evidentemente, los negros no han leido aún los escritos de Bax, y en su filiatele

<sup>4</sup> En tanto existen en Marraccos, descansan sobre las minimas exigencias alimenticia de la publición y sus escasas pretendores de limpieta y comodidad. Entre ocras cusas, la comumbres de los marraquies no con de ninguos manera "sencillas".

no preficren la vida en el protestovado inglés a la vida en aquellas paradisiaras nerras africanas, donde son las persecuciones de esclavos las que dan mayor enemto a la existencia. Lo mismo sucede en otros lugares. Si en la actualidad habitan el territorio de los Estados Unidos, donde una vez algunos cientos de niles de indios se pelcaban entre si por terrenos de caza, cerca de 60 millomede personas —la gran mayorla de ellas decorosamente— que exportan medios de nilsistencia para varios millones más, este hecho puede parecer lamentable a los románticos, pero pese a los aspectos oscuros de la vida norteamericana actual, no vemos en ello "un mal en si". Por muchos crimenes que se hayan perpetrado en otros tiempos contra los indios, actualmente se protegen sus direchos, y como se sabe su número ya no disminuye, sino que ha empezado a sumentar.

Priedo ser considerado, a causa de este reconocimiento, como un "edulcondor" del presente? Pues bien, remito a Bax al Manificsto comunista, que
comienza con un elogio de la burguesta que no hubiera podido escribir más
convincentemente ningún escritor dorado representante de la misma. Desde que
que escrito el Manificato, en los años cincuenta, el mundo no ha retrotedido,
sino que continuó avanzando; las revoluciones que desde entouces se consumaron en la vida pública, el surgimiento de la democracia moderna, no dejaron

de influir sobre la doctrina social de los deberes,

Un ejemplo de cómo se eleva progresivamente la escala según la cual se juzgan las cuestiones relacionadas con los derechos de los nativos lo proporciona
la agración actual contra la resolución del gobierno del Cabo que dispone el
sanctimiento de los rebeldes de Bechuanalandia, durante cinco años, al servicio
de los agracultores, bajo riertas prescripciones. Se puede poner en tela de juicio
que los bechuanas en cuestión sean considerados rebeldes o que hayan sido de
algún modo culpables, también pueden objetarse muchos de los detalles de las
prescripciones en cuestión. Pero seguramente cinco años de trabajos forzados
siempre son más moderados que el fusilamiento y menos duros que la esclaviund de por vida, a la que, según Bax, los nativos "están acostumbrados", tal
como las anguilas, según el dicho de la famosa cocinera. Se han habituado desde
siempos inmemoriales a ser desolladas vivas. En Inglaterra, todavía en el siglo xvi
semejante sistema temporal de trabajos forzados era considerado por un Thomas
More como una reforma ideal al derecho penal; en la actualidad parece una
recalda anormal.

El señor Bax cree que hace una afirmación importante cuando responde arcasicamente a mi declaración de que la socialdemocracia debería critical principalmente la forma en que son sometidos los salvajes, diciendo que semejante critica es "finalmente muy secundaria".

Ne obstante, esta ruestión es muy interesante. Que la crítica sea o no accesona depende de quién y cómo la ejerza. Por ejemplo, la crítica que ejerció la

\* Evidentemente, Bax también criticará la resolución del Congreso de Ginebra de la Internacional (1866) sobre el trabajo fufamill, que comenzaba con las palabras:

<sup>&</sup>quot;Consideramen que la tendencia de la industria moderna a recutsiv a niture y personna júvenes de ambos sexus para colaborar en la obra de la producción social es progresists, provechosa y justificada, si bien es espantoso el modo con que esta tendencia se efectivim luqui la deminación del capital."

socialdemocracia en el Reichstag alemán contra medidas tomadas en el Africa oriental alemana no fue de ninguna manera secundaria, como, entre otras como, puede referirle un cierto doctor Peters al señor Bax. Para poder influir en forma determinante sobre la opinión pública hay que estar, sin duda, en condiciones de ser tomado en serio por ella.

Presionada por la opinión pública inglesa, la Compañía Británica de Sud, áfrica se vío en la necesidad de distribuir entre los matabilis vencidos la mital de las existencias de ganado tomadas a los lobengulas, o sea 40 000 cabezas, §; no hubiera sobrevenido la peste bovina, se los hubiera ayudado más de este

modo que con los cañones que Bax les reserva.

La amenaza de la anglificación de todo el mundo que en la búsqueda de argumentos toma el señor Bax del arsenal de los chauvinistas coloniales alemanes y mezcla elegantemente con expresiones antisemitas, actualmente no tiene validez debido a que en la cuestión colonial ya no se trata sólo del avance de Inglaterra. Francia y Alemania por un hado, y Rusia por el otro, hacen hoy todo lo posible por obstruir el avance de Inglaterra. Si del palabrerio de Baz pudiera extraerse alguna conclusión práctica, ésta sería la siguiente: que la socialdemocracia alemana debería apoyar de cualquier manera a los chauvinistas coloniales alemanes, pues con todo el respeto que merceen las buenas intención nes del señor Bax y sus amigos (aunque, por otra parte, dudo mucho de que, por ejemplo, el señor Hyndman comparta los puntos de vista del señor Bax contra el sistema anglosajón), hay que albergar, ciertamente, algunas dudas sobre su capacidad para transformar los deseos en realidad. Los señores de la Compañía alemana del Africa oriental ofrecen más garantías en este punto.

O Con respecto a la exaltación de Inglaterra que me imputa el señor Bax, sólo quien decir que en dicho país hay muchas cosas que no me entusiasman en absoluto. Pero considera una tarea más apropiada para un escritor socialista mostrar a sus compatriotas en que los aventaja el extranjero, enseñarles lo que és digno de imitación de las instituciones extranjera, que adherirse a los insultos de los chanvinistas alemanes contra Inglaterra. Sin embargo, al señor Bax le será difícil encontrar un solo ejemplo de emalamiento acritico de Inglaterra.

Algo similar sucede con mi "entualasmo por el Partido liberal de Inglaterra". El hecha e que a pesar de su vehemente actividad agitativa, la socialdemocracia inglesa progresa con extra ordinaria lentitud: adenda de ser derrotada en las elecciones parlamentarias, también lo s allí doude el actual sistema electoral equivale de hecho al derecho electoral alemán. Ges que bay que buscar explicación en el hecho de que en Inglaterra la socialdemocracia des enfrentarse a enemigos más poderosos y experimentados, y con partidos más flexibles que en Alemania. En vez de comprender que cata es la explicación más horrosa e indulgente de sus elerrotas, los dirigences oficiales de la Federación socialdemótrata me acusan de toma partido por una máx acércimos enemigos. Sin embargo, no tengo ningún tipo de relación sos politicos liberales de Inglaterra y ni signiera les podido decidirme a aceptar las reiterada invitaciones del señor Bax para ingresar en el club central de los liberales, el National Libergi Clab --catre otras cosas porque me repugna aceptar la hospitalidad de personas que co segéda tendría que combatir. Con mayor razón debo rechazar las insinuaciones relevidas en el avtículo del señor Bax. Si lo prefieren, podemos afirmar que la situación en inglaterra es escandaloumente mala y que el partido liberal inglés está compuesto por una mez la de hipócrito, miscrables e îmbéciles. Pero ¿qué conclusiones habría que sacar entonces, teniendo en cuent los muchos fracasos socialistas, en lo que atañe a las aptitudes tácticas de los dirigentes de la socialdemocracia local y a la preparación intelectual de los obreros ingleses para el próximo gran cataclismo y la connecución del socialismo? Y scáma evaluar la affemación del seño Bax aparecida en los Socialistiche Monatchefte según la cual teme que la participación de la sociatoemecracia en las elecciones parlamentarias provianas "ague miestros princípios" cuanda

pe todos modos, con las afirmaciones del señor Bax sobre la irresistible asiantación de otras nacionalidades por parte de los anglosajones sucede lo mismo aue con la mayoría de los datos que aporta: no rexisten la prueba. Es un hecho generalmente conocido que los ingleses asimilaron un gran número de habitanus de otros pueblos, que vivían dispersos entre ellos o que no tenían, o no sienen, una vida nucional propia. Pero aquí se agota la específica fuerza de asimilación anglosajona. Antes de esto los alemanes se habían asimilado con los franceses tan rápidamente como con los anglosajones. Por el contrario, aún viven en territorios originariamente propios del Reino Unido cientos de miles de eltas, que a pesar de siglos de avasallamiento por los anglosajones aún no se han asimilado a ellos, sino que hablan su propio idioma y cultivan su literatura la mayoría de la población de Gales). Tampoco los franceses, al menos hasta ahora, han sido anglicizados en Canadá ni en Mauricio. En la Sudáfrica brifinica los burgueses y campesinos holandeses conservaron su nacionalidad casi in debilitaria, y en los Estados Unidos hay comarcas enteras que aún son ecandinavas. También los alemanes conservaron allí colonias muy consideraales, donde fomentan su nacionalidad. En pocas palabras, el peligro de una anglificación del mundo no es de ninguna manera tan grande como para que el señor Bax necesite convocar a los pueblos de Europa, como Patirroto II.º para salvaguardar sus más sagrados bienes frente a esta Albión.

Hay un caso, sin duda, en que los anglosajones consiguieron un alto nivel de asimilación. Su conquistador normando se subordinó nacionalmente por completo a dicho pueblo. Este, que puede ser un recuerdo vergoncoso para aquellos que creen tener sangre normanda en sus venas, para el común de los morules tiene más bien algo de conmovedor. El llamamiento contra el anglosajonado muestra actualmente una faceta muy reaccionaria: detrás de él se esconde generalmente la aversión por el sentido de la independencia y las instituciones libres de los pueblos anglosajones. O bien se trata de un simple altercado entre los cazadores de colonias, y entonces con mayor razón los socialistas no deben dejarse influir por semejantes consignas, sino que sólo deben tener en cuenta la consideración por la paz mundial. Dejamos, por lo tanto, esta patirroteada del señor Bax para su uso discrecional por parte de los devoradores alemanes, franceses, etc., de Inglaterra y retornemos a la afirmación según la cual toda política colonial debería ser combatida enérgicamente por los socialistas porque de lo contrario el esperado derrumbe a corto plato del actual orden social se aplazaría perjudicialmente.

Con ello arribamos a un punto en que ya no se trata de especulaciones y visiones <sup>7</sup> específicamente baxianas, sino de una tesis bastante difundida en

desde bace años él cree conveniente digamos "humedever" sus principios en el National Liberal Club?

Entiéndase bien, estoy lejos de afirmar que un socialista convencido no pueda ser miemleo del National Liberal Cheb: la situación local admite uny bien esta conducta. Pero si esto la así, ¿qué sentido tiene cultivar una frascología que se opme por completo al estado real de las cosas?

\* Bernstein se refiere con este apodo al Emperador Guillermo IL [6.]

7 El sefior Bax teme que el Africa se convierta en un bosque a en un desierto de chimeteas de fábricas. Sin embargo, para el mundo capitalista la apertura del África significa, en todos los casos, la conquista de roma de colocación para productos industriales a cambin círculos socialistas, por lo cual le dedicaremos un artículo especial. Pero ante, de despedirnos del soñor Bax, permitarenos una observación.

El teñor Bax da a entender claramente -ya lo había expresado en otra oportunidad que en su opinión yo he dejado de ser un socialdemócrata. Min artículos - escribe - podrían ser publicados lo mismo por Die Neue Zeit, como por el Daily Chroniele o la Bossischen Zeitung. La recriminación se torna ales cómica cuando proviene de un hombre que primero se propuso demostrarios que un socialista revolucionario escribe para todos los periódicos burguesa posibles y que, si no estoy mal informado, todavía hoy es colaborador del Daile Chronicle. Pero seguramente el señor Bax me responderá que esto es algo conpletamente diferente, que aquí sólo se trata de los artículos destinados a socialistas y que examinan cuestiones socialistas. En mi caso faltarfa el necesario elemento específicamente socialdemócrata. "Los administradores de la modera ción -agrega- niegan el punto de vista del partido y a esta actitud los señores la consideran juicio y moderación," Si yo quisiera polemizar en el estilo del señor Bax, respondería que según su opinión el hecho de hacer imperel juicio y la moderación significa nega- el punto de vista del partido. Y en este caso ni siquiera me alejaría demasiado de lo que realmente se escondo detrás de su reproche. Según él, mi crítica deberfa haberse subordinado por completo a la consideración por la gran catástrofe que es necesario acelerar, y de la que el socialismo saldría necesariamente victorioso. El otro asunto sería serua, dario. Cuanto antes se provoque la gram catástrofe, tanto más rápidamente advendría el socialismo. Confieso que en esta interpretación no puedo descubrir ni juicio ni moderación, sino sólo una hipótesis no demostrada. En mi opinion a las condiciones de la "meta socialista" corresponde algo mís que un estanomiento generalizado en los negocios. Pero, según Bax, mi socialismo va no es puro.

Frente a este reproche se nos permitirà examinar más detenidamente el socialismo del propio señor Bax. El criterio más seguro para este examen reside en analizar las cuestiones de la vida pública de las que el supuesto socialista e ocupa principalmente. ¿Cuáles son, entonces, las preocupaciones del señor Bax en este sentido? En primer lugar, en sus publicaciones nos enfrentamos ou innumerables variaciones de la que ja porque en el mundo anglosajón — lo que ciertamente debe ser condenado a los ojos de cualquier hombre recto— la mujeres serían una clase privilegiada. Luego, posteriormente al congreso obre

de productos naturales. Excepto a Bax, hasta abora a madie se le había ocurrido la idea de convertir al África en una Lancarbire aumentada. Por otra parte, detrás del horror ante la chimeneas inbriles boy se esconde, por lo general, sólo una extravagancia estética. Sin duda la chimenea de una fábrica no es un espectáculo especialmente pintoresco: cualquier miserala casa de pescador y muchas cabañas por cuyat ranuras sopia el viento tienen un aspecto unado más pintoresco. Pero una fábrica organizada acorde a las exigencias de la higiene sociai moderna, y con un tiempo de trabajo racional, en la mayoría de los casos es una merada muefa más salubre que una chora pintoresca. Además, de la fábrica salen productos elaborados a partir de la transformación del metal, la madera, el hilo, que posibilitan a las masas un embellecimiento lai de su ambiente como ninguna época lo conoció anterformente. En innumerables casos, el trabajo fabril es hoy más saludable que el trabajo doméstico. Sobre la base de la industria fabril se le abren al artesanado nuevos sectores y un mercado de consum cada vez mayor. E incluso el "taller del musulo", luglaserra, aún está lejos de ser un "de sierio" de chimeneas de fábricas.

re de Zurich, vemos al señor Bax muy preocupado ante la posibilidad de que el público inglés confunda el acuerdo temado en Zurich contra el trabajo dominical con un movimiento en favor de los "horrores del dominio británico" (carta al Daily Chronicle). Recientemente se agregó un amargo disgusto por el hecho de que un gran número de socialistas británicos (y no sólo fabianos) tuvieron actitud de completa indiferencia, cuando no de rechazo, ante el problema de la liquidación de la forma monárquica de gobierno. V, finalmente, el señor Bax no considera lo suficientemente agresiva la posición de muchos socialistas ame el problema de la religión, que, según él, "de ninguna manera sobrevivió a la que los alemanes llaman "lucha cultural" " (sobre los dos últimos puntos

wase su carta al Reynolds Newspaper del 21 de noviembre de 1897).

¿Qué son entonces todas estas cosas? En el problema de las mujeres el señor Bax cuela mosquitos y traga camellos; se lamenta de la protección que la ley concede a las mujeres como seres más débiles desde el punto de vista social y legal, pero no ve las postergariones que ellas sufren por esta causa. Los "horrosu del descanso dominical británico" sólo son horrores en sus nueve décimas nattes para una minoría de burgueses aburridos. Precisamente la gran masa de abreros progresistas de Inglaterra, así como el grueso de la burguesía, de ningana monera están dispuestos a modificar nada en el carácter del domingo como dia de descanso general. En la Inglaterra actual, entablar la lucha contra la forma monarquica de gobierno sería peor que perder el tiempo, pues al gasto de tiempo que insume la agitación republicana habría que agregar que, incluso mando ella tuviera éxito, el resultado inmediato consistiria en que una gran narté del interés público sería desviado hacia intrigas y cuestiones personales puramente secundarias, y alejado de problemas legales y administrativos realmente importantes. Actualmente al monarquismo inglés no se le plantea ninguna reforma verdaderamente sentida por el pueblo. Y finalmente, en lo que nañe a la añoranza por una "guerra cultural" contra la religión, el "écrasez l'infame", en una época en que ninguna de las grandes comunidades eclesiásticas se opone en Europa a la divulgación del conocimiento de la naturaleza, es un claramente inoportuna --para decirlo suavemente -- que cualquier consideración parece superflua. Hoy en día, todas las tendencias verdaderamente reaccionarias de las diferentes comunidades eclesiásticas pueden ser combatidas effazmente sobre el terreno general de la legislación sociopolítica, y neutralizadas exitosamente mediante el fomento de la escuela y la democratización del sistema de ayuda pública; teniendo en cuenta estas circumtancias, para plamear en los palses avanzados una "lucha cultural" contra las religiones no es necesario muiderar un aliado al sultán de Marruecos.

En pocas palabras, son simplemente detalles sin importancia, en el mejor de los casos, los que movilizan el temperamento socialista del señor Bax: en barie juegos políticos o metalisicos, en parte puras fantasmagorías. Si queremos aformarnos en los escritos de los socialistas ingleses sobre cuestiones importantes de la legislación social o de la política administrativa de la Inglaterra moderna, debemos apetar a la literatura de filisteos tales como los fabianos; a los escritos del señor Bax no encontraremos datos sobre ello. En su lugar aparecen allí propuestas tan finamente imaginadas como, por ejemplo, "Supresión de la reclamación judicial de los contratos", cuyo carácter intópico salta

a la vista. No quiero aeguir al señor Bax al terreno del exorcismo, sobre toda teniendo en cuenta que no es necesario un Friedrich Engels para demostra de qué grado de conocimiento sociopolítico hablan estas recetas. Observándolo mejor descubrimos que el socialismo del señor Bax tiene rasgos muy conocidos, Exagerado odio contra el cristianismo y la religión en general, exageración de la importancia de la forma de gobierno, especulación acerca de una gran catártrofe, la que, con un solo movimiento, conduce a la ponderada tierra socialista todas éstas son características del bueno y viejo blanquismo. El socialismo sintético baxiano se disuelve en un blanquismo ya desaparecido en la Francia actual, mezclado con giros marxistas y con una buena cantidad de puntos de vista propios de Bax. En comparación con una mezcla tan pesada, el socialismo de los hombres comunes no puede contar con otra calificación que la de "Pesado y encontrado liviano".

## 2. LA TEORÍA DEL DERRUMBE Y LA POLÍTICA COLONIAL

En el Congreso socialista internacional de Londres de 1896, se aprobó el siguiente párralo en la resolución sobre las funciones económicas: "En la actualidad el desarrollo económico está tan avantado que pronto puede sobrevenir una ofsis. Por esta razón, el congreso exhorta a los obreros de todos los países a compenetrarse del manejo de la producción, con el fin de que como obreros con conciencia de clase, puedan hacerse cargo de ésta en beneficio de la colectividad."

Es evidente que la "crisis" de la que allí se habla no fue pensada como una crisis comercial ordinaria, como las que muchas veces ha experimentado ya la sociedad moderna, sino como la verdadera crisis, la gran crisis histórico-mundial, que supone la quiebra de no muchas empresas capitalistas, sino del conjunto de la economía capitalista. Esto se desprende con mayor claridad aun del texto inglés, que ofrece, por cierto, el original del párrafo, mientras que el texto alemán muestra las huellas de la traducción, y de una traducción precipitadamente realizada. En la reducción inglesa se habla de un "desatrollo económico impensos mente tápido", que convierte en "una necesidad imperiosa" para el probatriado, como "ciudadanos con conciencia de clase", estudiar la administración económica."

Como muchas otras decisiones del Congreso, el párrafo fue aprobado "en bloque", sin que se hubiera entablado una discusión sobre el. Pero es de suponer que en una gestión menos apresurada hubiera sido examinado. Lo que propone es como ta avena mondada, provechosa en todas las circunstancias, y lo que afirma está, al menos en lo esencial, en consonancia con la concepción del curso del desarrollo de la sociedad moderna que predominaba en esos momentos en la socialdemocracia.

<sup>\*</sup> Asi rem et texto inglés: "The comomic and industrial development is going on with such rapidity that a critis may occur within a imparatively short time. The congress time fore, impresses upon the protestriat of all commits the imperative occusity for learning, at class-contions citizens, how to administer the business of their respective countries for the common good."

De acuerdo con esta concepción, tarde o temprano una crisis comercial de enorme inerra y extensión, por la miseria que genera, encenderá tan apasionadamente los ánimos contra el sistema económico capitalista, convencerá tan eficazmente a las masas de la imposibilidad de urganizar, bajo el dominio de este sistema, las fuerzas productivas para el bien comón, que el movimiento orientado contra él tomará una fuerza irresistible y ante sus embates éste se derruntidad irremediablemente. Con otras palabras, la inevitable crisis económica llegará a ser una crisis social omniabarcadora, cuyo resultado será la dominación política del proletariado, como la única clase revolucionaria consciente de su propósito, y una transformación total de la sociedad en sentido socialista, consumada bajo la dominación de dicha clase.

Es conocido el razonamiento que subyace a esta concepción. Se basa en la progresiva concentración de las empresas que se opera ante nuestros ojos, el aumento de las clases asalariadas, las contradicciones dominantes entre aquéllas y las clases capitalistas y, en las filas de éstas, la repercusión de los cambios económicos tanto sobre las configuraciones de los partidos políticos como sobre toda la vida pública en general. Todos éstos son hechos empíricamente demostrables de los que parece derivarse con necesidad absoluta la conclusión de que, finilmente, una gran crisis económica producirá el cambio decisivo. De este modo se propagó entonces en la socialdemperacia la convicción de que esta vía de desarrollo era una ley natural inevitable: la gran crisis económica universal como vía includible hacia la sociedad socialista. Además, aparecía también como la via más segura y corta, y una vez que uno se ha acostumbrado a examinar los fenomenos económicos casi exclusivamente sobre la base de los herbos que hablan en favor de esta concepción y a dedicarse exclusivamente a ellos, pronto se arriba a la tesis de que si no se interponen acontecimientos imprevistos que otorguen un nuevo plazo al mundo capitalista, es imposible que esta gran crisis ulvadora esté distante.

Pero ¿qué sucede en realidad con la perspectiva de esta gran crisis? Algunos periódicos partidarios analizaron hace varias semanas los resultados del censo industrial prusiano de 1895 y llegaron a conclusiones extremadamente pesimistas ton respecto a la supervivencia de la sociedad actual. Indudablemente, los dates muestran un incremento muy importante de la concentración en la industria y el comercio, y si se tiene en cuenta este hecho sin ninguna aplicación práctica trascendente, resultan muy apropiadas expresiones como "concentración extremadamente rápida de la industria" o "fuerza irresistible en la imponición de la gran empresa". Referidas al problema, tan significativo para el lector socialista, de la importancia de este aumento para el desarrollo hacia el tocialismo, expresiones como "concentración extremadamente rápida" son muy adecuadas para suscitar imágenes que no corresponden al estado teal de las cosas. En consecuencia, permitasenos detenernos un momento en las cifras en questión.

La concentración empresarial es mayor en la industria. Se observa en este caso que las empresas que sólo cuentan con un operario disminuyen en un 12 % con relación a 1882 y las pequeñas empresas (1 a 5 operarios) en un 75 %; en cambio, las empresas medianas aumentan en un 60 % y las grandes en un 82 %.

Estas cifras comparativas parecen autorizar las más atriesgadas conclusiones. Ouo es el quadro resultante de las cifras simples para cada empresa. Allí veinos:

|                                          | 1882      |           | 1895                  |                  |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
|                                          | Nûmero 4c | or presas | Número de<br>empresas | % de<br>cmpresas |
| Empresas individuales                    | 755 176   | 61,8      | 674 042               | 57.5             |
| Pequeñas empresas<br>(1-5 operarios)     | 412 424   | 33,7      | 409 532               | 54.9             |
| Empresas medianas<br>(6-50 operacios)    | 49 0 10   | 4,0       | 78 627                | 6.7              |
| Grandes empresas<br>(51 y más operarios) | ħ 529     | 0.5       | 10 139                | 0.9              |
|                                          | 1 222 139 | 100.0     | 1 172 140             | 100:0            |

Aquí el cambio parece verdaderamente insignificante. Si agrupamos las empresas pequeñas y diminutas, todavía representan el 90 % del total de explotaciones industriales. Ahora bien, estas cifras también son engañosas, pero en el sentido opuesto al cuadro examistado ameriormente muestran la relación de las grandes empresas con las pequeñas como considerablemente menor de lo que es en la realidad. La tabla de personar activas en los diferentes grupos de empresas es la que más nos acerca a la realidad. Ella muestra el siguiente desarrollo:

|                       |           |       |           | -     |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|                       | 1882      | %     | 1895      | %     |
| Empresas muy pequeñas | 755 176   | 22.5  | 674 042   | 14.78 |
| Pequeñas empresas     | 1 031 141 | 30.4  | 1 078 396 | 28.66 |
| Empresas medianas     | 641 594   | 18.9  | 1 070 427 | 23,48 |
| Grandes empresas      | 562 382   | 25.4  | 1734 884  | 38.00 |
|                       | 3 390 295 | 100.0 | 4 557 749 | 190.0 |

La participación de las grandes empresas en la producción industrial Jesulia así incomparablemente mayor de Jo que mostraban las citras de las meras empresas. Sin embargo, hay que señalar aquí que todas las empresas que tienen más de 50 operarios son consideradas grandes empresas. Si separamos a las de 51 a 200 operarios de las que tienen 201 y más, la última hilera de la tabla superior se divide como se indica en la página siguiente.

La proporción y el crecimiento de las empresas muy grandes aparecen aqui como menos significativos. Ya en 1895 las personas ocupadas en ellas representaban apenas más de un quinto del total de personas ocupadas en la industria

|                                                 | 1882    | %    | 1895      | %     |
|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|-------|
| Empresas medianas grandes<br>(51-200 operacios) | 403 049 | 11.9 | 757 357   | 16.62 |
| Empresas muy grandes<br>(201 y más operation)   | 559 333 | 16.5 | 977 527   | 21.44 |
| MANAGEMENT CO. P. COST. MOST.                   | 962 382 | 28.4 | 1 734 884 | 38.06 |

mientras que las empresas medianas y las medianas grandes representan juntas dos quintos de las mismas. Si buscamos mayor información para las pequeñas empresas, advertimos que precisamente las más grandes de entre ellas (empresas que ocupan entre 3 y 5 operarios) muestran un incremento absoluto y relativo. En 1882 ocupaban 564 652 operarios, en 1895, sin embargo, 665 607, lo que representa un aumento del 17.88 % con relación a un incremento de la población total de aproximadamente 15.5 %. Solo las empresas muy pequeñas, las diminutas (dos operarios o menos), disminuyeron, en parte en términos absolutos, en barte en términos relativos.

Por lo tanto, puede considérarse que las empresas pequeñas y las medianasgrandes no tienden aun a desaparecer de la escena. Sólo retroceden paso a pasoen su relación con la gran industria, o bien son aventajadas paso a paso por ella. Si se quiere, a "pasos gigantescos". Y si se avanza más aun y se hace, según el ejemplo dado por el doctor L. Sincheimer en su libro sobre el desarrollo ultenor de la gran empresa fabril,º una comparación de la masa de productos que recae en los diferentes grupos de empresas, se obtendrán para la gran índustria diras aun más favorables, hasta el 60 % de la producción total; pero el cuarto de millón de empresas pequeñas y medianas grandes, con sus casi dos milloses de obreros siguen siendo, no obstante, una realidad. Tampoco debe olvidanse que una parte considerable de las grandes empresas se limita a la fabricacon de materias primas y productos semimanufacturados, y que por ello tener ea cuenta sólo la relación de las masas de productos tiene una importancia meramente condicionada. Además (prescindiendo de la producción de máquima) el grueso de los trabajos más calificados pertenece a la industria mediana, y éta no disminuye, sino que su tendência es a aumentar. Las cifras desnudas mdican que la gran industria absorbe mucho más a las empresas muy pequeñas que a las empresas medianas, que aparecen, según las tablas precedentes, como uaa talange casi inalterable.

De todos modos, este carácter inalterable es tan sólo el aspecto exterior; en los hechos, impera en este campo una fuerte inestabilidad. Aqui la gran industria absorbe toda clase de pequeñas industrias o bien las hace desaparecer; allí se desarrollan nuevas empresas medianas sobre la base de una nueva técnica o de nuevas condiciones, como las generadas por la gran industria. Reina un maximiento permanente! extinción de viejas ramas comerciales y surgimiento de otras nuevas, así como trecuentes revoluciones en el seno de los diferentes grapos profesionales.

<sup>\*</sup> Cf. Die Neue Zeit, sv. t. pp. 505 to.

Pero si bien esto es importante para la mentalidad de la manulactura y de la pequeña industria moderna, sin embargo, es accundario para muestro attálisis. Aqui no se trata de los individuos, sino de sectores enteros. El estado de agregación de la molécula sultió modificaciones, pero su masa no disminuyó y su disolución está aon muy lejos de realizarse.

Como se sabe en el comercio y en la agricultura la relación de las empresas medianas con las grandes es todavía raucho más fuerte que en la industria. En

el comercio las personas ocupadas recainn en:

|                                                                                                                             | 4882                                    | 1893                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Empresas con 2 o menos operarios Empresas con 3 a 5 operarios Empresas con 6 a 50 operarios Empresas con 51 y más aperarios | 411 509<br>176 867<br>157 328<br>25 519 | 4 67 656<br>5 42 112<br>3 03 078<br>62 956 |
|                                                                                                                             | 771 323                                 | 1 174 902                                  |

## Y en la agricultura se contarent:

|                              | 1882      | 1495      | Hectarees, 1893 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Explotagiones parcelarias    | 5 061 851 | 3 235 169 | 1 E07 870       |
| Propiedades rurales pequeñas | 981 407   | 1016239   | 8 285 720       |
| Propiedades rurales medianas | 926 635   | 998 701   | 9 720 955       |
| Propiedades curates grandes  | 281 510   | 281 756   | 9 868 507       |
| Grander explotaciones        | 24 901    | 25 057    | 7 829 007       |

Si se establece una comparación con las cifras de 1882, las empresas medianas y las pequeñas empresas medianas experimentaron su mayor atmento en el comercio, y en la ogriculturo, producto de una observación superficial, las propiedades campesinas medianas se ubicaton, frente a 1882, mejor que cualquierora clase de explotación. El área que ocupan aumentó de 9 158 398 a 9 720 935 hectáreas. No discuttremos aquí cómo se modifica este cuadro con una investigación más exarta y detallada según las provincias o distritos y la tratusaleta de las empresas. Para muestro objetivo son suficientes las cifras en bruto que hemos presentado.

Según éstas, cualquiera sea la rama de la vida económica, nunca nos enfreitamos a modificaciones sustanciales, ni siquiera a disminuciones en el mimero de las empresas medianas. Por nany apremiame que sea la situación de algunos de sus propietarios, por muchas "vidas elímeras" que pasen a cada momento por el comercio en los diferentes tipos de exploración, en el conjunto sa extinción es irrelevante, el cuadro global no experimenta por ello ningua mo-

dificación.

in trans prevents equivocaziones aclasessos aqui que en la indivinta muchas teres is moderna empresa mediana es una empresa atramente aprimilina.

Y, no obstante, el continuo incremento de las empresas grandes y gigantescas no es un invento. Las tablas para la ándustria y el comercio nos lo confirman con lucrza concluyente —especialmente si tenemos en cuenta que en el caso del comercio las empresas con más de 10 a 15 operarios deben ser incorporadas a las grandes empresas. Ellas no sólo consignan que el aumento de las grandes empresas significa la disminución de las medianas, sino que dejan espacio para la imaginación, como si se tratara simplemente de una coexistencia, y no de una lucha mutua por la existencia.

Seguramente, en muchos casos este análisis entrará en contradicción con la realidad. La historia de muchas industrias nos habla de enconadas luchas autuas de los diferentes tipos de empresas por su existencia y de un desplazamiento casi absoluto, incluso de un sofocamiento total de las pequeñas y medianas por parte de las grandes. Si se consideran las diferentes ramas comerciales, el aumento de las empresas medianas y grandes agrupadas es una excepción. Cuando el cuadro global de la industria y el comercio evidencia esta situación, su explicación reside, en primer lugar, en el aumento continuamente ereciente de los diferentes tipos de industrias en la sociedad moderna, y, en segundo lugar, en la creciente adoptobilidad y movilidad del mundo industrial actual.

Nuestra literatura socialista dedica poca atención a estos factores tan importantes. Ocasionalmente, cuando llegue el caso de enfrentarse a sectarios y otros reaccionarios, echaremos mano del arsenal del liberalismo económico y hablaremos de la extraordinaria diversidad y variabilidad de la vida industrial de nuesnos días. Pero en general procedemos de un modo similar cuando caracterizamos las leyes del desarrollo económico que euando se trata de fundamentar la ley del salario. Esto supone una rigidez y una estrechez de las relaciones profesionales que puede corresponder al período de la manufactura o al comienzo de la era de la máquina, cuando el mundo profesional no había roto aún el estarón de la situación económica heredada, pero que entra en sensible contradisción con las peculiaridades características de la vida contercial moderna. Frecuentemente argumentamos como si el sistema crediticio moderno, tan desarrollado y difundido, la ampliación y aligeramiento del trálico que se incrementan día a día, fueran para nosotros acontecimientos ocutridos en Claina o, por lo menos, cosas muy secundarias, cuando en realidad son factores económicos de ima importancia tan fundamental para la vida social y el desarrollo contercial como la técnica de la producción, a la que, con razón, dispensamos tanta alención.

En el Mantiesto comunista, cuyo aniversario se celebra en estos días, y en ouos escritos de Marx y Engels de la misma época, estos factores no son ignorados en absoluto, sino que, por el contrario, son señalados explicitamente. Pero por muchas predicciones que figuren en ellos con respecto a sus consecuencias, es evidente que en 1848 no se podía anticipar todo el desarrollo. Por ello, un escrito dedicado al aniversario que justificara su pretensión al nombre de "socialismo científico" debería investigar no sólo hasta dónde el desarrollo real se desvió de las hipótesis del Manifiesto y de la literatura relacionada con di, sino también de las predicciones que la cealidad ha confirmado. De todos

modos, aún son contados los intentos serios por probar cientificamente el soca, lismo científico.

Su amor a la (coria nunca llevò a Maix y Engels a cerrar los ojos anolos acontecimientos reales, sino que siempre les prestaron la mayor atención. Asi, tampoco Friedrich Eugels, al publicar el tomo in de El capital, tuvo reparos en considerar como caduca la idea sustentada antiguamente por él y por Marx de un ciclo de producción decenal. Como los factores por los cuales "la mayor parte de los antiguos focos de crisis y ae ocasiones para la formación de crisis han sido eliminados o poderosamente debilitados", Engels cavacteriza "la colossi expansión de los medios de transporte -vapores oceánicos, terrocarriles, telégratos-, el canal de Suez" y el hecho de que "a la inversión del capital excedentario curopeo le están abiertos en todos los continentes territorios infinitamente mayores y más variados" (Dus Kupital, III, parte 2, p. 27, nota. Véase también parte 1, p. 595 y parte 2, p. 145 [El capital, Siglo XXI, m/7, pp. 631 y 632, nota.] Engels supone que el ciclo tal vez tendría una extensión sólo con respecto a la duración, y además piensa que cada uno de los elementos que tienden a oponerse a una repetición de las antiguas crisis, como cárteles, trusts, arancela aduaneros protectores, alberga en si "el germen de una crisis futura mucho más tormidable" (toc. cit.).

Considero que contra esta ultima hipotesis, en tanto entran en consideración cárteles y trusts, hay mucho que decir. Existen tantas formas y posibilidades de adecuación que no hay ni una sola razón imperiosa para considerar esta conseçuencia como la única probable. Por lo deniás, habrá que ver si con la creciente expansión de los mercados, la rapidez en la información sobre la condiciones del mercado y el progresivo aumento de las ramas de la producción, en un luturo cercano se producirán erista generalizadas semejantes a las anterio res o si, en su lugar, se presentaran crisis internacionales limitadas a determinados grupos industriales. Quiza no sea concluyente para esta argumentación el hecho de que el reciente estancamiento en la industria textil no afectara prácticamente al grueso de las industrias, puesto que, por ejemplo, la simultanea prosperidad de la industria metalúrgica se debe, en gran parte, a las exigencias inusitadamente intensas del militarismo y de marinismo; de todos modos, en posible verificar que también en las industrias en las que estos factores influyen minimamente la repercusión de la crisis textil se sintió relativamente poco. El âmbito de las industrias y sus mercados parece hoy demasiado grande como para que pueda resultar golpeado por las crisis simultáneamente en todos los puntos y con el mismo peso, a no ser que acontecimientos muy extraordinarios espanten por igual al mundo de los negocios en el conjunto de los países, o que en todas partes estos acontecimientos paralicen el crédito de la misma manera.

No alirmo que esto sea asi; sólo expreso una suposición. Vestigia terrent—en estas cosas tengo un enorme respeto por las profectas. Pero la elasticidad del sistema crediticio moderno que cuenta con una riqueza de capital enormimente creciente, el perfeccionado mecanismo de las comunicaciones en todas sus ramas —servicio postal y telegráfico, transporte de personas y de bienes—el desarrollo de la estadística comercial y del servicio de informaciones, la propagación de las organizaciones de industriales, son hechos, y es completamente

inconcebible que no ejerzan una considerable influencia sobre la relación entre

la actividad productiva y la situación del mercado.

De este modo, es altamente probable que a partir del progreso del desarrollo económico no debamos asistir ya, en general, al surgimiento de crisis comerciales de naturaleza semejante a las anteriores, y que debamos arrojar por la borda todas las especulaciones según las cuales ellas sertan el desonante de la gran serolución social.

Quicas lamenten este hecho aquellos que están aferrados a viejas trases, que alguna vez "probaron su eficacia"; " pero la ideología socialista no pierde con ello absolutamente nada de su tuerza de convicción. Pues, mirándolo más de cerca ¿qué representan todos esos factores, que hemos enumerado, de eliminación o movilización de las viejas crisis? Tantas cosas, que simultáneamente representan supuestos y, en parte incluso, comienzos de la socialización de la producción y el intercambio; que su desarrollo no deja de influir la naturaleza de las crisis está completamente en consonancia con la doctrina socialista. Si fuera de otro modo, cato nos remitiría a un grueso error de dicha doctrina.

Pero supomendo que las crísis tuvieran las mismas consecuencias que antea, gendría entonces la socialdemocracia una verdadera razón para ansiar la muy

innedista verificación del gran derrumbe?

Veamos las citras que fiemos presentado con relación a Prusia, el mayor y uno de los más desarrollados estados de Alemania. Es evidente que con la descentralización de las empresas, que se desprende de las cifras, en la industria, el comercio y la agricultura, la socialdemocracia -el único particlo, que, teniendo en cuenta el desarrollo partidario verificado en Alemania, podría alcanzar el poder a través de un alzamiento de las masas— se hallaría ante una tarea insoluble: no podría eliminar por decreto al capitalismo, ni siquiera podría prescindir de él, y, por otro lado, no podría proporcionarle esa seguridad que éste necesita para cumplir con sus funciones. En esta contradicción la socialdemocracia se agotaria nremediablemente, y el fin sólo podría ser una derrota colosal. Este es el año del aniversario de la revolución francesa de febrero, y sena descable que, por encima de las gioriosas jornadas populares y los desvergonzados hechos de la reacción, se recordaran las verdaderas enseñanzas de ese año, se analizaran sin melodrama los sucesos que abarcan desde la alegría del 24 de febrero al drama del 24 de junio. Los problemas del gobierno provisional de 1848, importantes como fueron, desaparecerían unte las dificultades que deberta enfrentar la socialdemocracia si una crisis comercial generalizada la flevara al poder en un momento en que la composición de la sociedad responde a las citras que proporcionan las tablas anteriores.

Sólo podria replicarse que cuando se había del derrumbe de la sociedad aetual, más que a una crisis comercial generalizada, y fortalecida con relación a las anteriores, se hace referencia al derrumbe total del sistema capitalista como consecuencia de sus propias contradicciones. Pero esta idea es demasiado

<sup>&</sup>quot;En un periódico partidario se me reprochó mi complacencia "en criticar y censular terias y postulados recialdemócratas acreditados hace mucho tiempo". Pero todo trabajo teóri es consiste en "censular" y "criticar" postulados basta entonces areptados, y si Die Neue Zelt la de ser el órgano teórico de la socialdemocracia, no spedeá baces casa censos de esta "exista". Atemás, ¡qué error no fue alguna vez una verdou "acreditada desde hace mucho tiempo"!

imprecisa y pasa completamente por alto las grandes diferencias que existen en la naturaleza y en el curso del desarrollo de las diversas industrias y su distinta capacidad pava adoptar la forma de servicios públicos. Un derrumbe total y prauticamente simultáneo del actual sistema de producción no deviene más probable, sino más improbable, debido ai desarrollo progresivo de la sociedad porque ella incrementa, por un lado, la capacidad de adecuación, y, por el otro -o bien simultáneamente-, la diferenciación de la industria. Tampoo sirve de nada alegar que es probable que el levantamiento popular producto de semejante derrumbe llevara las cosas, con una velocidad propia de invernadero a su máximo desarrollo. Derivada de la historia de la gran revolución francesa, esta hipótesis descansa sobre un desconocimiento total de la gran diferencia existente entre instituciones feudales y liberales, entre una propiedad rural administrada en forma feudal y una industria moderna. Se podría abolir la mayoria de los derechos leudales sin perjudicar más que a una pequeña fracción de la población, pero las violaciones radicales del derecho de propiedad burgués afectan a un circulo infinitamente mayor de interesados, y no todos pueden ser inducidos a la emigración. Las propiedades rurales del feudalismo podrían ser expropiadas y cedidas en forma de parcelas, pero no puede hacerse otro tanta con las fábricas modernas: cuantas más fueran expropiadas según la receta de la comuna, tanto mayor sería la dificultac para mantenerlas en funcionamiento durante un alzamiento. Un agravamiento puramente externo de la situación no corresponderia en absoluto a un aceleramiento del proceso de desarrollo interno de la industria, sino que, por el compario, lo detendría.

La interrogante que surge es si a partir de esta concepción no se aplaza la realización del socialismo hasta el día de nunca jamás - "hasta las calendas griegas", para decirlo con las palabras del señor Bax- o, por lo menos, por muchas generaciones. Si por realización del socialismo se entiende la organización de una sociedad regulada en forma estrictamente comunista en todos las órdenes, yo no tengo inconveniente alguno en reconocer que en mi opinión ella está aun bastante lejana. En cambio, estoy firmemente convencido de que nuesta generación vivirá muchos logros socialistas si no patentados, si en los hechos La continua ampliación del circulo de deberes sociales, esto es, de los correpondientes deberes y derechos de los individuos frente a la sociedad, y de la obligaciones de la sociedad frente a los individuos, la extensión del derecho de control de la sociedad - organizado a nivel de la nación o del estudo- sobre la vida económica, el desarrollo de la autonomía administrativa democrática en las comunas, distritos y provincias y la ampliación de las funciones de esta asociaciones: en mi opinión todo esto significa desarrollo hacia el socialisme o, si se quiere, realización parcial del socialismo. Naturalmente, este desarrollo ira acompañado por el pasaje de las explotaciones económicas de la gestión privada a la pública, pero este traspaso sólo se verificará paulatinamente. Y serias razones de conveniencia imponen moderación en este sentido. Para el deatrollo y consolidación de una buena dirección empresarial democrática -- un problema de cuya dificultad ofrece un ejemplo, entre otros, la historia interni del departamento de trabajo del consejo del condado de Londres- hace faltasobre todo, tiempo. Tarea semejante no puede ser extemporánea. Pero tas prouto la comunidad hace uso de su derecho de control sobre las relaciones em

municas, el hecho del traspaso de las empresas econômicas al servicio público no tiene la importancia desmedida que ordinariamente se le atribuye. En una puena ley tabril puede haber más socialismo que en la estatización de todo migrupo de fábricas

Reconozco abiertamente que para mi tiene muy poco sentido e interés lo que comúnmente se entiende como "meta del socialismo". Sea lo que fuere, esta meta no significa nada para mi y en cambio el movimiento lo es todo. Y por tal entiendo tanto el movimiento general de la sociedad, es decir el progreso social, como la agitación política y económica y la organización que condu-

ce a cate progreso.

Por lo tanto, la socialdemocracia no puede ansiar ni confiar en el cercano derrumbe del sistema econômico existente si lo piensa como el producto de una espantosa gran crisis comercial. Lo que ella debe hacer, y esta es una tarea a largo plazo, es organizar políticamente a la clase obrera y formarla para la democracia y la lucha en el estado por todas las reformas conducentes a cievar a la clase obrera y a transformar al estado en el sentido de la democracial En lo que respecta a la cuestión de la política colonial y la conquista de nuevos mercados, para mantener en alto sus propios principios la socialdemocracia deberá oponerse a todo chovinismo colonial, a todo chovinismo en general, sin caer por ello al extremo opuesto de proscribir sin distinciones toda reclamación y exaltación de los derechos nacionales, toda conciencia nacional, tachandola de chovinista. Luchará contra la violación y el saqueo de los pueblos salvajes g bárbaros, pero renunciará a toda oposición a su incorporación a la estera de las instituciones civilizadoras por inoportuna y desistirá de toda lucha sistemáuca contra la ampliación de los mercados por utópica. La ampliación de los mercados y de las relaciones comerciales internacionales fue una de las palancas más poderosas para el desarrollo social; fayoreció extraordinariamente el desarrollo de las relaciones de producción y se acreditó como un factor del incremento de la riqueza de las naciones. Pero también los obreros se interesaron en este incremento a partir del momento en que el derecho de coalición, las leyes efectivas de protección y el derecho político de sutragio los posicron en condiciones de asegurarse una participación creciente en el mismo. Guanto más rica er la sociedad, tanto más láciles y seguras son las realizaciones socialistas.

Si se tiene en cuenta lo dicho tendrá que ser muy diferente la posición de los socialistas de los diferentes países con respecto a la política colonial, pues em depende de las instituciones y de las condiciones del país que quiere licvar adelante semejante política, de la naturaleza de las colonias proyectadas y de la forma en que el país en cuestión coloniza y administra sus colonias. Dado que en la mayoría de los países la administración de las colonias es asunto exclusivo de las clases privilegiadas, la sola existencia de este hecho señala ya la necesidad de una posición crítica por parte de la socialdemocracia. Pero la idea de que combatiendo todas y cada una de las políticas coloniales es posible acelerar el cambio en casa carece completamente de validez, al margen de que el asunto ya es de por si mópico. Antes de pensar algo semejante habría que terminar con los vapores y los ferrocarriles. Lo mópico de esta idea se evidencia ya a partir del hecho de que es en la infancia del movimiento socialista cuando ella suciende más vivamente los ánimos. Si consultamos la literatura socialista de

los años treinta del presente siglo observamos que ya entonces se abogaba pola idea de que es necesario oponerse a la politica colonial porque ésta aplaza la victoria de la causa del pueblo, "A ningún joven -escribe el Poor Man's Guas, dian del 15 de lebrero de 1851- deberia permitirsele salir del país antes de haber vivido el renacimiento de este país", y despotrica contra la política colonial y la política de emigración afirmando que ella atrae a la gente a los "pantanos canadienses" y "al desierto de la Nueva Gales del Sur". Cuando se les esto y se piensa en lo que se han convertido Canadá y Nueva Gales del Sur. uno se siente espontáneamente impulsado por precaución, a oponerse a estas expressiones. Es cierto que para el Poor Man's Guardian hay muchas disculpa-En primer lugar, el movimiento aún era joven y, luego, entonces luglatema asistla, electivamente, a una transformación cuyo resultado fue diferente al que deseaban los esforzados editores de este periódico. Pero en la actualidad, más de dos generaciones después, deberíamos estar más allá de las ingenuas concenciones vigentes en los inicios de la socialdemocracia actual. Quien hoy se interesa por los matabili a causa de la mjusticia cometida contra ellos sigue un noble impulso que es preciso tener en cuenta aun cuando la causa misma se considere perdida. Pero quien haga suya la causa de los matabili para obstaculizar, de este modo, la difusión de la civilización y acelerar el comienzo del gran derrumbe incurre sobre todo en un error cronológico colosal. Está escribiendo en 1898, cuando debería escribir en 1831. Las experiencias de los setenta años que pasaron no existen para él.

## EL FACTOR REALISTA Y EL FACTOR IDEOLÓGICO EN EL SOCIALISMO

(Problemas del socialismo, 24 serie II) 1

Weidet, el editor de Balzac, cuenta de éste que un día, conversando con el escritor Jules Sandeau sobre una de sus hermanas, finalmente lo interrumpió con las palabras: "Muy bien, mi amigo, pero volvamos mejor a la realidad;

a \(\lambda\) retomar aqui la serie Problema del tocisfisma pretendo al mismo tiempo continuar el artículo "La lucha de la socialdemocracia y la revolución de la sociedad". Su idea fundamental — las objectiones contra la teoría del derrumbe— se discutirá, según el plan originat, al final de la serie, y sólo fue examinada anteriormente y en forma independiente por motivos segúnales.

El sema al que está dedicado el presente artículo fue examinado en los últimen tiempos desde diferentes puntos de vista por amigos y enemigos. En este contexto quiem hacer referencia en especial a les artículos, muy metódicos y de gran valor, de Antonio Labriola, que apareciaron en Paris, editados por B. Giard y E. Brière, con el titulo Essais sur la conception materialiste de l'histoire, y además a algunos artículos de G. Sorel, B. Croce y otros publicados en Depenis Social, y finalmente, al artículo "Zur Geschichte und Kritik des Macxismus" del doctor Che. Schillowsky (Berna) aparecido hace algunos años en Deptiche Worte (año xv. Insciento 4

y 7/8).

En el tiltimo de los articulos mencionados el autor escribe, entre otras cosas, que considera que se balla "maduro el momento pura una aplicación de la teoría del conocimiento de la filo solla de la historia", con el objeto de "plantear el problema de los limites de nuestro canorimiento histórico Ellosófico". Si el señor Bax lo tuvo presente cumodo escribió el conocido articulo en el Zeit vienes, que motivó la controversia con Kautsky, no lo sé, pero de todos modos la polémica Bax-Kautsky y especialmente el artículo de Kautsky "Was haust und soll die materiallatische Geschichtsaussausstamung leisten?" (¿Qué puede y debt ofrecer la concepción materialista de la sociedad?] pueden ser considerados como una contribución a esta investigación especial. El artículo que sigue, en cambio, no tuvo la intención de serlo. Sólo examinará ti cuestión que inelica el título, o sea, en que medida el socialismo moderno es realista y en qué modida identógica, y que fue sugerida pos las críticas que aparecicron en algunas portóficos partidarios a suis de mis observaciones sobre el "objetivo linas del sociatismo". Sin embargo si éste raya en la esfera de la teoría del conocimiento fue por la pura necesidad practica de fijar el concepto de "ideología", peto no como intento de respuesta ni compuos on conscimiento del problema formulado por Schitlowsky. Su muy sugentivo arritulo rayo ni mis manos cuando este trabajo estaba casi terminado. Lego en la esfera de la tooría del associmiento, no pretendo contribuir a esta cuestión más que con las ideas de un lego. la cambio le debo a un asticulo de Conrad Schmidt sobre Kant, ch el suplemento tientitico del Formeris, una implicación discreta. Huma ejento grado "el retorno a Kam" ex válido, ergon ul parecer, también para la teoría del socialismo.

Si mi artículo se pierde muchas veces en detalles, incluso en lugares comunes, me vi obligado a ello por el desco de excluir desde un comienzo, en la posible, todos los malos entonlidas. Por la demás, en el tratamiento de Problemas del socialismo admito unevamente que
di profeser Masaryle tiene sazón cuando en su artículo "Die wissenschaftliche und philosophische
fesse innerhalb des gegenwärtigen Marxismus" [La crisis ciertifica y filosófica en el intertor
lei marxismo contemporáneo], en el Zeit vienda, dice: "Esta crisis se puede convertir en una
para hierra para el socialismo. Como todos los partidos reformistas sociales, el socialismo tam
bién tiene su fuente viviente en las notorias imperfecciones del orden social actual. Mionitas
mita esta fuente, el partido combatiente del socialismo, la socialdemocracia, no tiene rada-

que temer de la autocrítica de su teoria."

tioblemos de Eugenie Grandei" (la henoina de la novela de Balzac). Para el autos de la Comédie Humaine, el realista entre los realistas, el padre del naturalisma y el veriumo moderno, los personajes de sus novelas eran seres vivientes. En todas las ecasiones posibles hablaba de ellos como tales, las creaciones de su fantasfa eran para él "realidades".

Con mucha frecuencia nos enfrentamos con un tratamiento igualmente paradójico de las cosas, si bien la mayoría de las veces no es tan crasa la contra. dicción. Tampoco hace falta una psicología profunda para explicatlo; los fa lósofos y psicólogos intentaron explicar desde todas las perspectivas posibles las disposiciones que le subvacen. Aquello con lo que el hombre se ocupa intensamente en lo espíritual adquiere para él, aun cuando sólo sea pensado y sea consciente de ello, cada vez más el carácter de realidad, linsta que finulmente se estuma la diferencia entre lo que sólo es real en la imaginación y lo verds. deramente real, o incluso esto último se convierte para él parcialmente en "concepto", con lo cual lo primero adquiere para su sentir y su pensar todos los atributos de la realidad. Se trata de un estado anímico, como lo describe Goethe con las siguientes palabras: "Lo que poseo, lo veo como a lo lejos, y lo que desapareció se me vuelve realidad." Sin embargo, no son sólo poetas, novelistas artistas, o sea, personas poseídas de tina rica fantasía, aquellas en las que encontramos la tendencia a tratar lo pensado como real. Nadie está totalmente libro de ella, y, por lo general, mucho menos aquel que se siente más por encima de ella. Por muy realistas o materialistas que creamos ser, un estricto autoanálisa nos sorprenderá, sin embargo, argumentando como el mejor de los "idealistas", can pronto nos separamos de lo cotidiano y nos volventos bacia los problema más profundos de la vida. Así, nos enfrentamos siempre a puntos donde ya no tratamos con hechos físicamente perceptibles, posibles de ser demostrados, sine tan sólo con conclusiones de nuestro entendimiento, con "ideas" detrás de la cuales suponemos, con una probabilidad más o menos grande, una realidad que no podemos demostrar. Todo materialismo está, en última instancia, ad condicionado, y no se encuentra más cerca de un modo de pensar espiritualisa aquel que reconoce esto, sino el que lo niega. Pues justamente así es como a último demuestra que para él las argumentaciones, ideas, isnágenes mentala son hechos objetivos. Kant, el idealista trascendental, fue en la práctica un realista mucho más estricto que muchos de los conocedores del llamado mate rialismo científico-natural. El reclamó para el mundo de la experiencia sensible codo su derecho y no lue quien inventó el concepto de "cosa en sí" que se halla más allá de nuestra facultad de comocer -esto sucedió con otras palabras mucho antes que él- sino que, antes bien, lo delimito. Y la línea de delimite ción por el trazada es indiscutida, en principio, todavía en la actualidad, pos todas las críticas dirigidas hasta abora contra ella afectan sólo puntos secundarios o explicaciones confusas de la teoria. También los grandes avances que hicieron la física y la química desde los tiempos de Kant sólo desplazaron d problema de la materia, pero dejaron la solución misma más alla de la esfera de la experiencia práctica. Los físicos y los químicos saben en la actualidad más del "átomo", pero no afirman que aquello a lo que llaman átomo sea también realmente a tomon = indivisible. Se supone su indivisibilidad come también su corporalidad porque suministra la explicación más satisfactoria de

los procesos lísicos y químicos conocidos, pero la tircunstancia de que también resulte posible otra explicación lo demuestra la teoría dimámica sustentada por renombrados lísicos, la que ve en los átomos solamente centros de fuerza de puntos relacionales espacialmente separados para gropos de fuerzas interactuantes. Tampoco nada impide considerar como posible la reducción de los átomos de la masa de los elementos a los metors o sólo al más liviano de ellos, del hidrógeno, y finalmente a átomos del llamado éter del mundo. De este último se sabe positivamente tan poco como nada, su existencia es una conjetura a la que se ven obligados los lísicos por la ley de la causalidad, una ley de la lógica, cuya validez objetiva, como la validez objetiva del espacio y el tiempo, es indemostrable, pero que tampoco puede ser cuestionada y constituye un supuesto indispensable para el examen científico de las cosas: por decirlo así, un

mandamiento de la razón práctica,

En pocas palabras, el materialismo puro o absoluto es tan espiritualista como el idealismo puro o absoluto. Ambos consideran idénticos, sin más, el ser y el pensar, si bien desde perspectivas diferentes. Sólo differen, en última instagcia, en el modo de expresión. Los materialistas más recientes se afirman un decididamente sobre la base de Kant como to hicieron la mayoría de los más grandes tísicos modernos.º Que estos últimos eviten en la mayoría de los catos llamarse materialistas, puede ser para unos simplemente una concesión al préjuicio corriente, en tanto que a los otros habra que creerles que realmente son o fueron objectones científicas las que les impidieron adoptar un nombre con el que está ligado, con razón o sin ella, la idea de un culto incondicional a la materia. No hay un prejuicio similar que se ligue al concepto de "fuerza" y, no obstante, los físicos modernos lo rechazaron por impenetrable sustituyéndolo por el de energía. Al delimitarse en forma más exacta los conceptos se hacen indispensables nuevas denominaciones; no bay nada más inseguro y más apropiado para originar confusiones que el intento por eternizar viejas denominaciones attibuyéndoles un nuevo sentido. Finalmente es tan sólo el deseo por llevar a su máxima expresión la oposición, a las refigiones veveladas el que bace que muchos se aferren a la palabra "materialismo". Por otra parte, la expresión 'agnonicismo" (de agnostos - desconocido), usual en Inglaterra desde la épocade Huxley, caracteriza más un modo de pensar generalizado que un convencimiento teórico. Todo investigador científico es como tal un agnóstico, o sea, supone desconocidas las causas últimas de las cosas. La expresión "monismo". que, si no nos equivocamos, fue utilizada por primera vez en los tiempos modernos por Haeckel, está libre tanto de la vaguedad como de las interpretaciones

<sup>2</sup> Véase, con relación a los primeros, entre outros. A. W Strecker. Welt und Atenschiren, ap. 14 y 15, donde aparentemente se polemira contra Kant, pero en sustidad de concluye y so litorocce en un sentido totalmente lantiario: "Nosotros creesnos en el atomo." De las maturalitas debe nombrarse a Benj. Better, el mólogo y conocido redactor durante años del Kommo. En las páginas 52 y 146 de su escrito Dies moderne Weltanachanung und der Mentch se munificad sin reservos como kantiano: "Fuerzo, sustanacia, tiempo y espacio, infinita dividifidad transferencia del movimiento de un tuerpo a otro, etc., todos éstos sonj... I signos y expresiones en cierta manera arbitrarios o que se nos imponen por la particularidad de nuentra tensción y petwar, can los tuales podemos contar y por medio de los cuales podemos comunitamos con nuestro prójimo, sin haber comprendido, sin embargo, el verdadero sentido miginal de los alguos y expresiones, sin poder comprenderdo jamás." (P. 22.)

crróncas que son inherentes al término "materialismo" y resulta superior a ambas en cuanto todo pensar consecuente obliga a arribuirle a la sustancia última del mundo—sea que se la llame materia o de cualquier otro modo— uma noidad en relación con la extensión y la vida ("alma") (véase el artículo de Siera, "Der ókonomische und der naturphilosophische Materialismos". Die Neue Zeit, año xv, 2, pp. 301 m.). Sin este supuesto sería apenas concebible la formación del conocimiento de otra manera que a través de la intervención supranam-rafista.

Pero pasemos al socialismo. Nadie cuestiona que el socialismo como doctrina fue originariamente pura ideología. Esto significa que, sean cuales fueran los impulsos externos que condujeron a los individuos a formular teorias o esboras socialistas y a las masas a aspirar a nuevas formaciones socialistas, la formulación seguia siendo todavía netamente ideológ ca; fueron el cristianismo, la justicia, la igualdad o cualquier otra "idea" las que contribuyeron a provocar estas modificaciones.

¿Qué fue lo que modificó en ese aspecto el sistema doctrinario del aocialismo moderno, por el que debe entenderse aquí la teoria formulada por Mara y Engels, basada en el materialismo histórico? ¿Terminó esta teoría con la ideología en el socialismo? Muchos van a tender a contestar afirmativamente a

esta pregunta y no van a necesitar citas para ello.

"Con esto", escribe Friedrich Engels en la introducción al Anti-Dührms (esto es, con el descubrimiento de que "toda la historia anterior fue la historia de las luchas de clases", que estas luchas de clases tienen su raix en las relaciones económicas de la época en cuestión y que la "estructura económica de la sociedad constituye en cada caso el fundamento real" a partir del cual se explican, en última instancia, toda la superestructura de las instituciones inridicar y políticas, así como los tipos de representación religiosos, filosóficos y otros), roa este descubrimiento "quedaba expulsado el idealismo de su último relugio, la concepción de la historia, se daba una concepción materialista de la misma y se describria el camino para explicar la conciencia del hombre a partir del ser del hombre, en vez de explicar... el ser del hombre partiendo de su conciencia" (Herrn Eugen Dührings Umwälzung, 3º edición, p. 12 Jen esp., Anti-Dühring, en Obras de Marx y Engels (en adelante OME), vol. 35, pp. 25-260. Si este parrata se puede interpretar como si se refitiera solamente a la explicación de procesos históricos, tampoco faltan en Engels ni en Marx párralos dirigido contra todo tipo de ideas preconcebidas sobre la construcción de la sociedad socialista, contra toda derivación de los reclamos socialistas a partir de concepciones jurídicas o morales y contra todo reconocimiento de principios morale permanentes. Debe citarse especialmente aquí, junto con diferentes pasajos de Manufiesto comunista, el siguiente párrafo de la carta de Marx sobre el proyecto para el programa de Gotha: "Me he extendido sobre el 'fruto fotegro del trabajo", de una parte, y de otra, sobre 'el derecho igual' y 'la distribución equitativa', para demostrar en qué grave falta se incurre, de un lado cuando] ... ] & tergiversa la concepción realista - que tanto esfuerzo ha costado inculcar al partido, pero que hoy está ya enraizada- con patrañas ideológicas, jurídicas y de otro género, tan en boga entre los demócratas y los socialistas franceses" Más severamente no se puede rechavar la ideología. Sólo queda por sabel si el marxismo realmente ha hecho y pudo hacer lo que aqui se postula no-

minalmente.

Ante todo está claro, y nadie lo supo mejor que Marx, que, dejando de tado la actividad refleja puramente instintiva, los hombres no haceu nada que no havan pensado antes en sus cabezas. Lo que diferencia al peor de los arquitectos de la mejor abeja, escribe en El capital, es que el primero tiene lista la casa en ou cabeza antes de comenzar su construcción. Lo que aqui se dice del arquitecto no de la abeja tal vez podría ser cuestionado) tiene una validez absoluta para todas las acciones humanas calculadas para un futuro más lejano o más tercano. Has son la concreción de planes, intenciones, ideas. Evidentemente las ideas oueden descunsar sobre fundamentos muy diferentes, tener su origen en impulsos muy bajos o muy elevados, en móviles alejados del interés personal, tener como fundamento relaciones imaginadas o reales, pero lo que determina nuestro remportamiento es siempre una idea o una serie de ideas. "La inconsecuencia (del viejo materialismo) no estriba precisamente en móviles ideales, sino en no remontarse, partiendo de elles, hasta aus causas determinantes." Así escribe Friedrich Engels en un artículo sobre Feuerbach. En otro pasaje del mismo inículo Engels continúa: "Las impresiones que el mundo exterior produce sobre el hombre se expresan en su cabeza, se reflejan en ella bajo la forma de semimientos, de pensamientos, de impulsos, de actos de voluntad; en una palabra, de 'corrientes ideales', convirtiéndose en 'factores ideales' bajo esta forma. Y ii el hecho de que un hombre se deje flevar por estas 'corrientes ideales' y permita que los 'factores ideales' influyan en él, si este hecho lo convierte en idealista, todo hombre de desarrollo relativamente normal será un idealista innato vade donde van a salit, entonces, los naturalistas?" (Die Neue Zeil, 1886, página 156).

Este no es el lugar para discutir la pregunta final. Consideremos mejor sólo el hecho de que allí se caracteriza como algo absoluramente normal la aceptación de que haya "poderes ideales" que influyen sobre su proceder. El criterio principal para la diferenciación de la influencia de corrientes ideales aceptables de las inaceptables se halla más atrás, en estas corrientes ideales mismas.

¿Cuáles son los "factores ideales" que el materialismo histórico reconoce

como fuerzas motrices legitimas del movimiento socialista?

En primer lugar, evidentemente el interés. A primera vista puede parecer un juego conceptual presentar al interés como un lactor ideal. Pero en primer lugar el interés, para actuar como estímulo para participar en un movimiento, tiene que ser conocido, el individuo tiene que tener una "idea" de su interés para decidirae a una acción que corresponda a ét, y, en segundo lugar, se trata ya de un interés mediado, no ligado decididamente al yo de la persona. Es un interés que incluso va más allá del grupo profesional, es un interés de clase, y u cuidado requiere en diferentes aspectos un sacrificio, al menos temporal, del provecho personal.ª De este modo, el interés que supone el socialismo marxista.

<sup>\* &</sup>quot;Para que los peones rurales se constituyan remo clase con reclamos propios y sean la misdeatemente fuertes como para imponerlos es necesario que en su grad mayoría hayan deado de senticse como 'individuos' o íncluso como 'infeos', hayan dejado de sentir sólo 'el papio yo', El caballero de la unicidad o individualidad... se presenta en el momento dado

está revestido de antemano con un elemento social o ético, y en ese sentido na sólo es un interés inteligente, sino también moral, de manera tal que también le es inherente la idealidad en el sentido moral.

El segundo "poder ideal" del que depende el socialismo ya fue mencionada precedentemente: es el conocimiento. Es evidente que éste es de naturaleza "ideal" y el modo en que lo es, pero nuevamente debemos considerar que no trata de la simple facultad general para conocer, sino de un conocimiento muy preciso, de la incorporación de determinadas ideas sobre el estado, la sociedad la economía, la historia. En este sentido hablamos de ideas "proletarias", y en moestra literatura esta circunstancia se presenta de tal manera como si estaideas no sólo lueran aceptadas por una gran parte de la clase obrera de la paises civilizados, sino como si fueran el producto por excelencia de la inteligencia de la clase obrera moderna. Pero esto es en el mejor de los casos uns metáfora, una inversión ideológica del proceso real. Desde Babeul hasta Marx y Lassalle, la historia de la teoría del socialismo sólo muestra dos hombres de gran capacidad creadora: Proudhon y Weitling. El primero es incorporado en el Manifiesto comunista a las filas de los "socialistas burgueses", el segundo es en la actualidad sólo una curioxidad histórica, Saint Simon, Fourier, Owen a los que Engels considera los predecesores socialistas de la teoría elaborada por él y Marx, procedían tan poco de la clase obrera como los mismos Marx y Engels. Por muy secundario que esto sea tiene que ser, sin embargo, aubrayado porque la anterior expresión metafórica coincide generalmente con una aplica ción de la palabra ciencia en asociación con el socialismo moderno que lleva a malos entendidos. Se habla del "socialismo científico" de tal manera como gi la ciencia de la que aquí se trata fuera algo ya cerrado, concluido. Pero en realidad la expresión contiene, junto o con la calificación, un postulado. Toda ciencia es como tal necesariamente "agnóstica"; en la medida en que ella 10 trabaja con una materia claramente delimitada, como sucede con algunas sub divisiones de la filología, no puede nunca considerar sus resultados como definitivos. Así también Engels en su escrito Die Entwicklung des Sozialismus, d concluir el segundo capítulo presenta al socialismo como "una ciencia, a la que ames que nada, hay que seguir claborando en todos sus detalles y relaciones".

Muchas veces se suele pasar por alto esta circunstancia, al igual que el hecho de que toda ciencia como tal requiere un alto grado de libertad espiritual. Y digo expresamente un alto grado porque la libertad total es imposible y le científicos socialistas son los que menos pueden ser impulsados a la renuncia de todo sentimiento. Pero requieren el examen de los hechos libre de juicia preconcebidos, como lo señala Marx en el prólogo a Zur Kritik der Palitischen Okonomie con la observación de que a la entrada de la ciencia debería se formualada la exigencia:

"Qui si convien lasciar ogni sospetto Ogni vilta convien che qui sia morta," \*

como el Biackleg político e económico" ("Soziale Doktrin des Anarchismus", artículo "Stirnet", Die Neue Zeit, año x, 1, pp. 427-428).

<sup>\*</sup> En español: "Sea abandonada aquí toda tospecha / y toda bajeza sea aquí sepultada. El todialismo como ciencia tiene otras tareas diversas de las que posee la socialdemocracia conf.

Pero ¿las "ideas proletarias", o sea, la concepción socialista de estado, la sociedad, la economía, la historia, están al menos libres de ideología? Realistas en su dirección, o sea dirigidas en primer lugar hacia los factores materiales del desarrollo de las sociedades humanas, son sin embargo reflejos mentales, conclusiones construidas sobre síntesia intelectuales de hechos comprobados y, por lo tanto, ideológicamente coloreadas por necesidad. Si los debates que se desarrollan en las secciones de este periódico y en otros lugares sobre el materialismo histórico pusieron algo en claro es el hecho de que, como lo establece Kantaky en sus artículos "Was will und kann die materialistische Geschichtsauffassung leisten", la complejidad de los fenómenos que hay que acharar imposibilita al individuo el conocer todos sus aspectos.º Ninguna persona está en condiciones

patido de lucha. Este, como defensor de determinados intereses, puede, dentro de ciertos imites ser dogmático e linolerante. Sus resoluciones referidas a la acción son concluyentes hasa tanto ella miuma las anule o las modifique. La miamo sucede con algunos pasajes de su programa, que establecen el carácter y las aspiraciones del partido. Pero evidentemente para jos supuestos científicos sólo puede pretender un reconocimiento condicionado, pues la investigación científica debe tender a preceder al partido como precursora y no a marchar detrás de su retaguardía. Esto, evidentemente, sin pretender una posición excepcional para las personas que se ocupan especialmente de la invatigación. Investigador en el sentido aqui desarrollado es toda persona que se ocupa de examinar los fundamentos teóricos del movimiento.

O Die Neue Zeit, año xv, 1, p. 234. No puedo negarme aquí a aclarar que el señor Belfort Bax, después de todas estas discusiones, volvió a escribir recientemente que "Karl Kantaky v franz Mehring afirman[...] que todas las formaciones históricas del pensar, querer y obrar humano deben ser atribuidas única y exclusivamente a las condiciones económicas, es decir, al modo de producción y de intercambio como su única cama primordial" (Soz. Monatshefte, m. p. 640). Con el señor Bax sucede lo mismo que con el famoso suabo que comió el hígado:

sa a complar cualquier cora, pero que el cordero tenía higado cjamás!

En estas circumstancias le deju con gusto la última palabra en esta polémica al señor flax. No puedo proponerle al público de Die Neue Zeit que les una discusión que constaria esti exclusivamente de rectificaciones, pues la mayor parte de lo que flax me objeta no afecta mis explicaciones. Para que no crea, de todos modos, que intento chudirlo, me declaro dispuesto a responder más adelante a cualquier punto que quiera escoger. Sólo dos palabras con telación a los factores personales del conflicto. Yo no le he reprochado a flax ser miembro del National Liberal Club, sólo que me parece que está en contradicción con el socialrevoluciona tamo del que flax se declara partidario. Que en su club yo puedo averiguar toda clase de tosas, ya lo sé; pero la mayor parte de esto se lee a dianto en los periódicos, y lo que resta misere en un mayor parte de valor: elímetos chismes sin importancia Arerca de aquello que a mí me interesa me puedo informar en otros lugares tao bien o mejor. Nada me mostró mejor esto que el boletín de informar en otros lugares tao bien o mejor. Nada me mostró mejor esto que el boletín de informar en otros lugares tao bien o mejor. Nada me mostró mejor esto que el boletín de informar en otros lugares tao de constructores de máquinas, que fue enviado por el National Liberal Club a los periódicos del continente.

El reproche de antisemitismo moderado lo he hecho porque ya en una polémica anterior comigo, Bax, sin ningún motivo material, introdujo en el debate el judaismo de tal manera que permitia una interpretación antisemita. Así la repetición me pareció necesariamente un intento poro electoroso por mar provecho del hecho de que soy de ascendencia judía. Quien me cunore más de cerca sabe que yo no soy en absoluto assorptible en este punto, pero en in condiciones actuales es para mí un imperativo categórico ser, frente a todo antisemitismo, un "filosemita". Si Bax acepta esto, tanto mejor. Pero de alguien que puede poner en un mimo nivel el caso de la señora Montague — una señora que sin malo intención castigó muy instorablemente a sus hijos, que por lo demás educaba muy concienzudamente, de tal manera que ocacionó la muerte de uno de ellos— con los horrores y depredaciones de los pashás matroquies, puede esperarse cualquier cosa.

Ann menns que con el señer Bax me siento impulsado a continuar la polémica con el

de concebir un cuadro exacto del mundo exterior. Así tampoco ninguna teoría social puede tener en cuenta todos los detalles de la vida social; en todas las síntesis queda necesariamente un resto sin considerar. Se investiga qué factores determinan, en última instancia, la vida social, sin ocultarse que en los plies gues de esta "última instancia" puede haber todavía muchas modificaciones. Sin duda, muchas veces se toma el "en última instancia" muy a la ligera.

Pero continuemos. La teoría marxiana ve en el obrero de la industria moder. na al portador verdadero y potencial del socialismo. Su situación económica, m posición en la fábrica, donde la máquina elimina las diferencias de la vieja manufactura y nivela más y más a los obreros, produce en él, por detirlo as necesariamente aquella convicción y aspiraciones cuya síntesis es el socialismo. En un sentido amplio, histórico general, esto es también indiscutiblemente correcto. Signos de ello y tendencias en este sentido pueden observarse en todas partes. Y, no obstante, jen cuánto difiere la realidad de la imagen que ella debería mostrar según esta argumentación! En casi todos los países no son los obreros de las industrias más desarrolladas, sino de las industrias relativamente atrasadas o de las industrias secundarias o intermedias los que constituyen el elemento activo del movimiento socialista. Obreros del cigarro, carpinteros, zapateros, sastres, pequeños maestros y trabajadores domésticos de la industria textil, encuadernadores, etc., constituyeron en Alemania, a lo Jargo de décadas, la base del movimiento socialdemocrata. Alternativamente se responsabilità de ello al bajo nivel cultural y a la apremiante situación del obrero de la fabrica, pero en la Inglaterra actual el obrero fabril no es de ninguna manen politicamente dependiente y materialmente no está peor que el ubrero de la industrias medianas y pequeñas, y no obstante, ellos son también aquí los que constituyen generalmente las tropas escogidas del socialismo. Existen todavía otras circunstancias que no se revelan a primera vista -"influencias imponderables", como se las flama-, pero que actúan sobre las disposiciones espirituales de los obreros. Así la "nivelación" no se verifico en la fábrica moderna de ninguna manera en la medida en que se habla pronosticado. Por el contratio, justamente en las industrias fabriles más desarrolladas se encuentra frecuentemente toda una jerarquía de obreros diferenciados y, por lo tanto, también sólo un sentimiento muy moderado de solidaridad entre los diversos grupos de los mismos.

Sin embargo, la existencia del obrero no se desarrolla sólo en la fábrica o en el lugar de trabajo, y cuanto menos ocurre esto, tanto mayor es la influencia de sus condiciones de vida fuera de la fábrica sobre su modo de pensar. En este sentido no se ha subrayado suficientemente, aunque también esté en total consonancia con la idea fundamental del materialismo histórico, que la jornada de trabajo más corta en Inglaterra, unida al sistema de viviendas cottago, tan difundido en este país, se opone poderosamente al sentimiento colectivista. Conversaciones con obreros ingleses me proporcionaron muchos ejemplos de ello. Una de las muchas circunstancias "imponderables", pero no por ello menos efectivas, que repercuten sobre el sistema partidario y la ideología social del obrero

señor Parvus del Sächsischen Arbeiterzeitung. Hay métodos de lucha literaria que desorman a cualquier enemigo, Parvus dispuse de ellos, y 104 paede suffizar a gusto.

pritanico, es la extraordinaria difusión y democratización del deporte en Ingla-teria. En otros lugares son fundamentalmente clases delimitadas de la poblacon las que participan del deporte de las carreras; en Inglaterra en cambio uene un gran público en todas las clases de la población. Si bien la cría de los aballos de carrera es un privilegio de las clases propietarias, y prescindiendo de los elementos que, en virtud de su profesión o por razones de negocios, están interesados en las carreras de caballos, en la mayoría de los casos es el gusto not competir, esto es, por el juego de azar, lo que mamiene despierto el inprés por las carreras de caballos, y así podría parecer un abuso relacionarlo con la palabra democracia. Pero en el deporte del cricket, y en mayor grado aún en el deporte del fútbol, puede ser empleada sin reparos. Estos tienen un carácter enteramente nacional y democrático, y en sus manifestaciones muchas veces relegan a un segundo plano los antagonismos de clase y de partido. Para las grandes competencias anuales, relacionadas con ellos, se reunen gentes pertenecientes a todas las clases sociales, y tal vez en ninguna parte la participación es más generalizada que, justamente, en los condados industriales de Inglaterra, cayas competencias fueron ya muchas veces comparadas por la participación general de la población con los juegos olímpicos,

Ni siquiera el carácter altamente aristocrático de las universidades rurales de Oxford y Cambridge impide en modo alguno que todos los años, en primavera, media Inglaterra siga con interés los informes sobre los ejercicios diarios de los estudiantes elegidos para las carreras de regatas entre ambas universidades, y está ansiosa por saber si triunfó el azul claro o el azul oscuro. ¿Cuántos obretos alemanes se interesarian por una competencia de remos entre once estudiantes de Leipzig y once de Berlín? Además de los locales, a lo atuno aquellos que practican el deporte del remo. En Inglaterra esta limitación no existe, y este interés general en el deporte, del que da testimonio una prensa deportiva muy extendida, le quita muchas veces gravedad a los antagonismos en otros

sectores.

Así como el desarrollado sentido de los ingleses para el deporte es una cualidad transmitida de generación en generación, así hay además una serie de influencias históricas que matizan o, si se quiere, "falsean", la influencia de las relaciones de producción sobre el pensar y el obrar de los obreros. A ellas pertenecen, entre ouras, la historia del desarrollo político del país en ruestión, la naturaleza e historia de sus partidos y también, en alto grado, la naturaleza y la historia de sus comunidades religiosas.

Por ello es que el verdadero trabajador necesita siempre un riento tiempo y poder de abstracción hasta que se adapta por completo a la ideología del proletario y que acepta su teoría puesto que en ella se hace abstracción de todas

<sup>\*</sup> Recientemente a los deportes del cricket y del fútbol se afiadió el del ciclismo, cuyo sieno el similar al de aquéllos. Pero la bicicleta, que ha conquistado un prestigio internaciomi, parece tener además una repercusión sociopolítica especial. Masta qué punto reúne a la
dudad y al campo lo saben, entre nitus, los agitadores sorialistas. En Inglaterra, donde la desjoblación de la llamuta ha continuado hasta el presente sin crear, tomientan abora a florecer
y a multiplicarse hospedajes y otros negocios para la atención de los ciclistas, de manera tal
que en el campo mismo se ofrecen hoy toda clase de fuentes de logresos. La protable generalinción y aboratamiento de transportes mechicas envorcerá aún más este desarrollo.

las peculiaridades locales o nacionales y de las influencias históricas a las que el está sometido. Sin duda la acepta con mayor facilidad que los miembros de otras clasos sociales porque ella corresponde a su situación de clase, pero dicha concepción no es de ninguna manera el producto de sus circunstancias vitales, sino que ha sido derivada de la reanión de aquellas y sólo de aquellas pecualiaridades que resultan comunes a los obreros de los diferentes países de la civilización moderna. Las ideas sobre el estado, la sociedad, los partidos, etc., derivadas a partir de su adopción deben por ello ser todavía necesariamente diferenciadas de las ideas que se formula de estas cosas el obrero no influida por la teoría. Lo que nosotros llamamos "concepción profetaria" es así para el profetario mismo antes que nada ideología.

Para elegir un ejemplo concreto. Que el obrero que trabaja por un talacto es explotado por el empresario, nos parece hoy en día la concepción proletaria más natural. Pero realmente fue necesario un desarrollo bastante prolongado hasta que los obreros lo comprendieron así. Originariamente el obrero industrial se siente explotado cuando por un salario ordinario le es exigido un trabajo extraordinario, o cuando el trabajo medio le es pagado extraordinariamente mal. Pero si él obtiene un salario suficiente como para poder vivir decentemente según las pretensiones de vida tradicionales de su clase, lo deja bastante indiferente en qué relación se halla este salario con respecto al precio del producto de su trabajo, le parece enteramente legitima la creciente riqueza de los dueños de su trabajo. Su concepción del derecho no encuentra nada que objetar en ello, aun cuando le parezca injusta la distribución designal de los bienes. El antagonismo general entre riqueza y pobreza actúa con mayor fuerza sobre o conciencia que el especial entre el dueño del salario y el trabajador asalariado, conciencia que el especial entre el dueño del salario y el trabajador asalariado.

Y esto nos lleva al tercer factor ideológico que entra en consideración para el socialismo, o sea, la conciencia moral o la concepción del derecho. Con ella llegamos al verdadero punto de disputa, paes la importancia del interés como luerza motriz y la del conocimiento como poder conductor no son negadas, en esencia, por nadie, mientras que sobre la importancia de la conciencia muni en la facha de la socialdemocracia, la literatura del socialismo moderno es may contradictoria.

El Manifiesto comunista y los escritos de Marx y Engels que coinciden na la épora de su redacción, se manifiestan en este aspecto en forma aparentement negativa, casi podría decirse que negativamente al igual que en Stirner, súa que en lugar de su "yo" aparece la "clase o el partido de los proletarios". Sia violentar demasiado la lógica podrían derivarse de algunos pasajes del Manifiesto, de la Miseria de la filosofía, etc., conclusiones similares a las que ma tarde extrajo Bakunin. Pero incluso en los escritos posteriores de Marx y Engels se evita toda alusión directa a los motivos morales. Como consecuencia de ella

l' En ingiaterra, donde la clase obrera està poco inclinada al pensamiento abarracto y dede el tema A fair day's songe per a fair day's more [Un jornat justo per un trabajo justo] sul mucho más profundamente atralgado que el pensamiento que afirma el "derecho a todo el producto del trabajo", el empresario capitalista, que en conocido como fair employer, siguaún siendo, en los distritos industriales, un atractivo candidato al parlamento para los obress—como lo ha demostrado recientemente la elección en Barraley (Yorkahire)— aun cuando se le oponga un representante sindical.

el profesor Werner Sombart señaló como característica distintiva del socialismo marxista su "tendencia autómica" —una expresión no muy felizmente elegida, según nuestra opinión (pues la palabra "antiética" permite suponer que se pretente acabar con toda moral, pero que en el sentido en que Sombart la utilita —para caracterízar la oposición a la derivación del socialismo de principios éticos— es materialmente apropiada, dado que en la teoría marxiana no se recurre a la ética en ninguna parte).

Por el contrario, en repetidas oportunidades la ética sólo es invocada, premediadamente, con el fin de demostrar su insuficiencia. En El capital, la compra y venta de la mercancia fuerza de trabajo, en la que el obrero "lleva su piel al mercado" es caracterizada como un acto en el "que dominan la libertad. la ignaldad, la propiedad y Bentham", y de la circumtancia de que la luerza de trabajo puede producir más de lo que cuesta (al comprador) su mantenimiento, se dice que ésta es "una suerte especial para el comprador, pero de ninguna manera una injusticia contra el vendedor" (tomo 1, 2ª ed., pp. 162 y 182). En la carta sobre el proyecto de programa de Gotha, Marx declara, frene a la pretensión de "una justa distribución del producto del trabajo", que la distribución actual del producto del trabajo "¿no es acaso la única distribución 'anta' sobre la base del modo de producción actual?" Y Engels dice en el prólogo a la edición alemana de Miserio de la filosofía que bara la economía es formalmente falso derivar los postulados comunistas del hecho de que el obrero no recibe en el salario el equivalente del trabajo por él realizado, porque sería "aimplemente una aplicación de la moral a la economia". Pueden encontrarse pasajes imilares y aun más severos en el Anti-Dühring y en trabajos sobre el problema de la vivienda.

Esta posición negativa de la teoría se halla en una contradicción aparentemente irreconciliable con la práctica del marxismo. Nadie podrá negar que El capital es riquísimo en expresiones que están basadas en un juicio moral. Ya la caracterización de la relación salarial como una relación de explotación upone un juicio semejante, puesto que el concepto de explotación, cuando se trata de la caracterización de las relaciones de persona a persona, encierra siempre la mácula de la apropiación injustificada, del engaño. En conocidas populanaciones el plusvalor es estigmatizado sin más como estala, robo o cambién saqueo. El empresario capitalista aparece, nun cuando sea un patrón honesto (fair), como el que se apropia de un plusvalor que no le corresponde, y el obrero, aun cuando pertenezca a las capas mejor pagadas de su clase, como reducido a una parte de lo que le corresponde. Ocasionalmente se agrega entonces que el primero no puede ser censurado personalmente por esta apropiación, sino que sólo hace aquello para lo cual está autorizado, según las condiciones de una lituación que el no creó; pero justamente en esta disculpa está encerrada la idea de que la apropiación de plusvalor es en el fondo una injusticia. La objetividad

<sup>\* &</sup>quot;Bentham" se refiere aqui a la concepción sustentada por ese fitósofo del desecho legiés, según la cual el propio interés inteligentemente practicado es el resorte más efectivo del hienostar general, del interés general. Es catacterístico que Bentham baya unido a su filosofía del egolamo, como dice Stuart Mill, una sensibilidad moral extraordinariamente hente y el espíritu de un niño. Con ello coincide lo que dice Robert Owen sobre su entre-tina con Bentham.

econômica de la reoria del plusvalor existe entonces sólo para el análisis abtracto. Pero en cuanto se la aplica, se ganifiesta inmediatamente como un problema ético, y así os como la masa la interpreta siempre como una questión moral," En relación con este punto Engels señala, a continuación del pasais ames citado del prólogo a la Miseria de la filosofía: "Si la conciencia moral da la masa define a un hecho económico, como en su tiempo la esclavitud o la servidumbre, como injusto, emonces este es una prueha de que el hecho mismo ha caído ya en desuso, que han hecho su aparición otros hechos económicos, en virtud de los cuales aquéllos se han vuelto insostenibles e intolerables" (13 ed p. xt). El párrafo le concede al juicio moral de la masa una fuerza concluyente en relación con la justificación histórica de hechos económicos, con lo que muchos representantes de teorías idealistas deberían considerarse ya satisfechos aun cuardo le sea asignada sólo la función de un síntoma sin fuerza propia. Pero examinemos esto más de cerca y preguntémonos por que hoy en día una cantidad tan grande de personas consideran injusto el hecho económico de la antopiación del plusyalor por parte de los capitalistas, y nos enfrentamos ad con otra concesión al idealismo o a la ideología.

Las masas no toman conocimiento desde un comienzo del hecho del plusvalor, amo que éste les es encubierto, más bien, por el mecanismo de la economia capitalista. Si escritores socialistas del período magnifacturero o de épocaaun anteriores pudieron formular proposiciones que conducen a la teorfa del plusvalor, esto fue posible por la simplicidad y la transparencia del mecanismo econômico de su tiempo. En los tiempos modernos son, en primer lugas, los teáricos de la economía burguesa los que con las investigaciones sobre la determinación del valor de las mercancías llegan también al valor de la mercancía trabajo y de este modo abren camino a la concepción de que el salario del obtero es algo diference al valor del trabajo, que es siempre menor que éste. El hecha del plustrabajo, en establo, siempre fue conocido por el obrero. Y si bien nama se rebeló sistemáticamente contra él, lo hizo sin embargo muchas veces práctica y limitadamente, es decir, no se rebeló contra el hecho, sino sólo contra el grado del plustrabajo. En el becho del plustrabajo no hay todavía en si un estimulo para pretender una modificación del modo de producción. No sucede lo mismo con el plusvalor. Si el obrero sabe que en el salario no recibe de ninguna manera el valor de su trabajo, enjonces con ello se desalla directamente so sentimiemo natural de la justicia, pugo en el contepto de valor está encerrado un elemento moral, una idea de la igualdad y de la justicia. Esta es la explicación toás inmediata de la sublevación de los ánimos contra la apropisción del plusvalor. Esta sublevación puede ser seguramente al mismo ticupo

e l'or otra parie, este dificio es vidido para goda la teoris del valor del trabajo. Así, la critica ejercida contra ella por parte de los seguidores de la teoria del valor de la utilidad (tronja de la milidad limite), fue tratada por munhos de um dejensores socialista de un manera enteramente moral, esto es, sechazada con un inmotivado Jujo de indignación moral. Y telo ven en ella un intento por celipsar el canicter moralmente dudoso del plusvalor. Instrumente, la teoría del talor del tribajo es combatida por muchos delensores del orden encial vigente sulamente por el compromiso del plusvalor. Esto se evidencia entre otras com purque los mismos param, por lo general, describadamente por alto las partes realmente sulmerables de la teoría, para perderse en consideraciones sobre las funciones de obretos y capitalistas y su milidad.

a expresión o el producto de la caducidad del sistema del trabajo asalariado. esso no tiene por qué serlo necesariamente. Que el sistema está caduco era hace esenta años una simple hipótesis o, ai se quiere, una anticipación, y, no obsante, entre los obreros ingleses era muy enérgico el pedido de su suntesión. Er la conciencia moral de las masas hay, según las circunstancias, más y menos me un sintoma del desarrollo económico. Los conceptos morales son más perespentes que este desarrollo y hasta cierto grado -justamente porque son más passistentes- también independientes de el. Con mayor fuerza de lo que la reconocen Marx y Engels, esto es válido, entre otros, acerca del concepto do la maio.10

La justicia es todavía en la actualidad un motivo muy poderoso en el movimiento socialista, pues ninguna acción de masas permanente se verifica sin un estimulo moral. Es un hecho muchas veces comprobado que los elementos más adivos en el movimiento socialista se reclutan en todas partes entre aquellas espas de la clase obrera y otras clases de la población que, por utilizar uno exmesión corriente, "menos lo necesitan", personas que, por de pronto, perderian con una distribución equilibrada del ingreso social. Lo que los impulsa hacia al socialismo es el afán por un orden social más racional y más justo, y si se examina la cuestión más detenidamente se va a descubrir que en nueve de diez 12508 el deseo de un orden social más justo es lo que se encuentra en primer lugar. No hace falta en absoluto idealizar este impulso, ya que la envidia es-

« Contra la fruse de Marx de que la distribución actual de los productos es "la única muibución "justa" sobre la base del modo de producción actual", Ph. Lormar señala, en su patado altamente instructivo sobre la justicia, que Marx allí con "justa" sólo quiere decir "legal" o "constreme al sterecho". Dende el punto de viera de la concepción aristotélica de la impleia como igualdad relativa, la que Lormar acepta, la dispibución puede, no obstante, ser injura, En an articulo "Auslegung und Kritik einiger Begriffe des Marxismus" (Devenir Saciale, febrero y marin de 1898) Renedetto Croce dice que así como es correcta la esplicación general. dada por el marxismo de las condiciones del desarrollo de la mural, en algunos aspertos son discutibles has explicaciones especiales sobre los problemas morales. Marx y Engels, escribe el, no fueron "filósofos movales y tampoco gastaron mucho de sa poderosa inteligencia en essas crientiones[ . . ] Fu ciento, poi como es punible escribór una teoria del congrimiento acgún Mark, así sería, según mi opinión. Una empresa absolutamente desesperante escribir sobre los principios de la ética orgûn Marx" (Revenir Sociale, pp. 246-247). Efectivamente se poede estas de amerido con el. Marx y Fogels elempre trataron el problema moral sólo en torma polémica, en la critica de puntos de vista opisestos, y así, con respecto a la moral, predominan en ellos to passies negativos - explicaciones de aquello que la moral no es-. Con este tratamiento puramente pulémico del tema fue inevitable que a veres se disparara más alla del objetivo. Finalmente, con todo, Engels reconoció en el Anti-Dubring que el desarrollo social verificado bans el presente acarreó un progreso en la moral —pasaje en el que está comprebdido el resonatimiento de que hay una cacala moral independiente de las condiciones blatóricas... y Mers incluyo en el estatuto de la Internacional el pasaje que dice que los miembros de dicha organización tienen que observar entre ellos y frente al prójimo "verdad, junicia y moral".

Buesto que me la referido aqui al artículo de Croce, no puedo menos que mencionar todavia las acertadas explicaciones en las que Groce, en coincidencia con Antonio Labriola, arremete contra el abuso que se comete con el concento de "ciencia" en relación con el socia-Emo. Para remediar este abtuo Labriola propone decir "comunium critico" en lugar de "sodillima cientifico". Mis explicaciones sobre este punto en la primera parte del presente articula estaban va impresas estando récibi la corelusión del artículo de Croce. De la contrario

me habria limitado a la interpretación de sus acertadas explicaciones.

también muchas veces una fuente del anhelo de justicia, pero ya sea que este arratgado en móviles elevados o bajos, sigue siendo siempre un factor ideológico.

Si uno se remite al programa en si (conquista del poder político por el proletariado organizado como clase, expropiación de los capitalistas, socialización de los medios de producción y de la producción), entonces podeía peusarse que con el estaria de más toda ideología. Pues éstas aon todas cosas muy concreta, muy reales. Pero la práctica demuestra que por más realistamente que se piense la situación, ésta no carece por ello de su buena dosis de ideología.

Si tomamos tan sólo la expresión del "proletariado organizado como elaso", rápidamente percibimos (cuánta ideología en necesaria hasta que los traba, jadores se sientan proletariado! (Cuántos trabajadores están todavía en la actualidad, y no por ignorancia, lejos de hacerlo! Y es que de ninguna manera es tan ample delimitar exactamente el concepto "proletariado". La categoría de las que trabajan por un salario revela extraordinarias diferencias en lo que se refiere a los ingresos y a las condiciones de vida. Evidentemente se pueden determinar para los trabajadores de todos los grados ciertas exigencias e interese comunes, pero con ello todavía no se logra que el afán por defenderlos se manificade con la misma intensidad y con la misma fuerza. El proletariado como la totalidad de los asalariados es una realidad, el proletariado como una clase que actúa según premisas comunes es todavía en alto grado una imagen mentaj incluso en Alemania.

Este proletariado, en particular, es el que hará realidad la socialización de tos medios de producción. Quien no se imagine la cosa tan ingenuamente como lo expresa la canción francesa:

## "Obrero, toma la maquina. Toma la tierra, labrado:"

ese probablemente se dirá a si mismo que esta socialización tiene que ser nonsariamente un proceso más prolongado porque las industrias que entrau en
consideración están maduras y son apropiadas en un grado muy diferente par
la socialización. Si se supone que, por decirlo así, todos los capitalistas sas
expropiados de un golpe, entontes con ello se supone que en el mismo momenta
todos los obreros dejan de ser proletarios en el sentido de la teoría y están
expuestos al peligro de perder ese impulso moral que hace madurar en ello
la oposición específica al capitalismo. Esto complicaria infinitamente, en sa
de simplificario, el problemo de la socialización de la producción. Pero la práctica simplemente no va a dejar que se llegue a esto. De ello se ocupa, entre
otras cosas, la lucha que lleva hoy adelante la socialdemocracia.

La historia de la humanidad hace ya tiempo que no se desarrolla de un modo tan sencillo que todas las tendencias del desarrollo sean llevadas hasta el extremo. Puede ilustrarse esto con un ejemplo que ya lue utilizado en otro contexto en un artículo anterior de esta serie: el problema del trabajo infantil en le

industria.

Hace dos generaciones no habís ningún tipo de limitación al trabajo inlutil. La cantidad de niños empleados en fábricas aumentó rápidamente; puesto que el trabajo femenino no se incrementaba con menor rapidez, parecía que es todas partes en el mundo del trabajo toda la familia sería reclamada para el gabajo fabril. Si este desarrollo avanzaba sin trabas en lo esencial, entonces la consecuencia necesaria tenía que ser la disolución total de la vieja forma de la familia, y el desarrollo de una mieva forma familiar, o de convivencia de les sexos. Así arguyó Marx siguiendo el ejemplo de Robert Owen. Todavía on la carra sobre el proyecto de programa de Gotha, Marx se declaró en conna de la exigencia de prohibición general del trabajo infantil en la industria, señalando la importancia revolucionaria del aprovechamiento temprano de los niños para la producción. En coincidencia con litántropos, educadores, etc., burgueses, los partidos socialistas fomentaron, por su parte, el aumento del límite de edad para la ocupación de niños en la industria e incluso lograron imponer en la mayoría de los países que la fábrica esté cerrada para niños menores de trece y catorce años, y hoy en día se intenta subir este límite hasta los quince años cumplidos o dieciséis. Queda con ello entonces claro que el niño es quevamente rescatado para la familia en el viejo sentido y que, por el momenn ésta también está salvada. El acortamiento del tiempo de trabajo, por el que se movilizan los obreros en todas partes, dentro y fuera de los parlamentos influye también en este sentido. En pocas palabras: mientras que la tendencia "aatural" del capitalismo apunta a una revolución dentro de la familia, los mismos partidos obreros revolucionarios lucian en favor de medidas que se enunen a esta revolución. Por ello, sea cual fuere la conformación futura de las cosas en este aspecto -y, no obstante, hay otros factores que operan sobre el debilitamiento de la antigua vida familiar- no se verifica, sin embargo, ese agravamiento de las relaciones que la teoría, en su momento, había previsto y padía auponer

Este es sólo un ejemplo, pero basta con mirar atentamente los hechos de la vida social para enfrentarse todavía a muchos fenómenos que contrarían de un modo similar los supuestos de la teoría, sin que por ello se revelen como falsos los principios fundamentales de dicha teoría. Esta no puede preverlo todo, sino que sólo puede establecer tendencias. Pero la práctica nunca permite que las tendencias se impongan en toda su pureza hasta el último punto "i". Por ello resulta difícil pensar que las cosas habrán de llegar hasta el extremo de la expropiación general. Justamente en la sociedad moderna, con su vida de relación democrática y democratizante en extremo desarrollada, resulta improbable un detarrollo semejante de las cosas. O bien las clases dominantes, oponióndose tenazmente a reclamos oportunos, impulsan hacia catástrofes que se presentan, entonces, demasiado temprano como para producir algo más que modificaciones políticas, o consienten en ceder cada vez en el momento apropiado, y entonces el mismo desarrollo de las cosas evitará transformaciones generales repentinas.

Toda teoría del desarrollo futuro, y por más materialista que sea, está por todo ello necesariamente teñida de ideología. Justamente lo está cuando se apoya en fenómenos económicos concretos, pues las corrientes espirituales, los tonceptos morales, etc., son cosas absolutamente reales, aun cuando sólo existan en las cabezas de las personas. El socialismo marxista no se diferencia de otras teorías socialistas en el sentido de que está libre de toda ideología. Esto no ocurre con ninguna doctrina orientada hacia el futuro. Sin ideología cesa, en general, toda actividad reformista de gran alcance. El marxismo eludió fundamen-

tar la teoria socialista a partir de la deducción de ideas preconcebidas o de construcciones arburarias, y por ello la colocó sobre la sólida base de una concepción realista de la historia, que no ha sido refusada en sus rasgos escuciales. Sus creadores nunca afirmar on que las conclusiones sacadas de ella tendrian una valide, ilimitada para todos los tiempos. Solamente era natural que se vieras obligados a subestimar las concepciones morales en su lucha contra la desmedida sobrestimación de las mismas, corriente en aquel entonces. Realmente la moral es —no en todos los casos pero si frecuentemente, no ilimitadamente pero si en amplias esferas— el resultado creador de la potencia inteligente, y con innumerables ejemplos se puede demostrar que ya la moral de la sociedad burguesa desarrollada no es idéntica a la moral del burgués clásico. Quien no sueñe con un súbito salto hacia la sociedad comunista perfecta, tampoco considerará como algo que sólo atañe al futuro tamo la imposición de reformas económicas como también el desarrollo ulterior de las ideas morales y jurídicas.

LAS PREMISAS DEL SOCIALISMO Y LAS TAREAS DE LA SOCIALDEMOCRACIA

fair ensayo está dedicado básicamente a explicar algunas ideas que desarrollé en una carta al congreso partidario de la socialdemocracia alemana, realizado en sutigari del 3 al 8 de octubre de 1898. En esa carta decía:

Las tesis que presenté en la serie Probleme des Socialismos despertaron recientemente no debate en periòdicos y asambleas socialistas que culminó con la adicitud formal de adoptar uma actitud ante clias por parte del congreso partidació de la socialdemocracia alemana. Ante la posibilidad de que el congreso accediera a dicha solicitud, me vi obligado a hucer la siguiente declaración.

El voto de un congreso, cualquiera que sea su autoridad, no puede, obviamente, alterar mis ideas a las que he llegado a través de un unálisis de los fenómenos sociales. Lo que escribi en Die Neue Zeit expresa una convicción mía y no veo la razón por la

une tenga que remorciar a alguno de sus puntos esenciales.

Aunque, por otra parte, es obvio que un voto del congreso del partido no puede acjarme indiferente. Esto permitirá comprender por qué siento ante todo la necesidad de defenderne de la exposición falseada de mis tesis y de los conclusiones falsas a las que se ha llegado a partir de ellas. Ante la imposibilidad de comparecer personalmente ante el congreso, lo hago a través de tota comunicación escrita.

Se ha dicho, en algún sector, que la conclusión práctica de mis afirmaciones consiste en la remuncia a la conquista del poder político por parte del proletariado política

y rumbmicamente organizado.

Se trata de una conclusión totalmente arbitraria cuya inexactitud se desprende claramente del contexto.

Me opuse a la idea de que nos encontratuos en visperas de un inminente fracaso de la sociedad burguesa y de que la socialdemocracia debe definir y por consigniente supeditar un táctica a la perspectiva de dicha cutástroje social general inminente. Esto lo digo y lo sostengo plenamente.

Los paladines de esta teoria catastrólica se apoyan básicamente en las afirmaciones

del Manificsto comunista. Equivocadamente desde cualquier punto de vista.

La prognosis que hacía el Manifiesto comunica sobre el desarrollo de la sociedad moderna era correcta en la medida en que describla las rendencias generales de dicho desarrollo. Pero se equivocaba en cuanto a las distintas conclusiones particulares, sobre todo respecto a la valoración del tiempo requerido por este desarrollo. Así lo ha reconocido sin reticencias Friedrich Engels, coantos del Manifiesto, en el prelacio a Las luchas de clases en Francia. Aunque es obvio que si el desarrollo económico requirió un lapso mucho más largo de lo que suponía, debió realizarse, es decir, assunir aspectos que el Manifiesto comunista no previó ni pudo prever.

La agudización de las relaciones sociales no se llevó a cabo en la forma contemplada por el Manifiesto. Cerrar los ujos ante este hecho no sólo es inútil sino que es una verdadera locura. El número de los poseedores no ha disminuldo, sino que ha aumentado. El enorme aumento de la riqueza social no ha ido acompañado de la disminución progresiva del número de los magnates del capital, sino de un aumento munérico de los capitalistas de toda clase. Los estratos intermedios cambian su carácter pero no desquarecen de la escula social-

Hasta la fecha no se ha realizado en todas partes con la misma fuerza y rapidez la

concentración de la producción industrial. Es cierto que en muchas ratuas de la producción esta concentración justifica todas las predicciones de la crítica socialista, pose en otras ratuas hoy dia sigue atrasada. En la agricultura es lento todavía el proceso de concentración. Las estadúnicas industriales señalas uma estructuración sumamente graduada de las empresas y ninguno de sus tamaños da señales de aparecer. En este aspecto, no pueden flevarnos a engaño las importantes modificaciones de la estructura interna-

de las empresas y de sus relaciones reciprocas.

Deide el punto de vista político nos damos cuenta de que los privilegios de la laguacida capitalista, en todos los países avanzados, dan paso poco a poco a las instituciones democráticas. Con el influjo de estas últimas y con el impulso de la agitación coda vez más vigorosa del movimiento obtero se ha producido una reacción social contra las tendencias explotadoras del capital que aún logy día, a decir verdad, protede moy timidamente y a tientas, aunque sigue existicudo y atrae bajo su influjo a sectores cada ver más amplios de la vida económica. La legislación de la fábrica, la democratización de las administraciones comunales y la extensión de su competencia, la liberación de los sindicatos y de las cooperativas de todas las trabas legales, la consulta permanente de las organizaciones obreras por parte de las autoridades públicas en las contrataciones laborales caracterizan el nivel actual del desarrollo. El hecho de que todavía en Alemania se piense en la posibilidad de maniatar a los sindicatos no ca señal del alto nivel de su desarrollo político, sino de su otraro en este aentido.

A medida que las instituciones políticas de las naciones modernas se democratizan, se reducen la necesidad y las oportunidades de grandes catástrofes polítican. Los que insisten en la teoría de las catástrofes deben tratar, si es que pueden, de combatir y detener el desarrollo que hemos expuesto aque, como lo han hecho por otra parte en épocas pasadas los apologeras coherentes de dicha teoria. Pero, ela conquista del poder político por parte del proletariado significa simplemente que la conquista de dicho poder pasa a través de una catástrofe política? ¿Significa que el proletariado se aduete y use en forma exclusiva el poder política en contra de todo el mundo no proletaria?

A los que responden afirmativamente quisiera recordarles dos cosas. En 1872, Mara y Engels declataron en el prefacio a la reimpresión del Manifierto comunista que la Comuna de Paris había demostrado que "la riase trabajadora no puede adueñarse significante de la maquinaria estatal ya lista y ponerla en movimiento para sus propins lines". Y en 1895, Engels explica detalladamente en el prefacio a Las luchas de class que ya pasó la época de los golpes políticos sorpresivos, de las "revoluciones realizada por pequeñas minorías conscientes al trente de masas inconstientes" y que un encuentre de grandes proporciones con el ejército era el medio para frenar y hasta para hace retroceder durante cierto tiempo el crecimiento continua de la socialdemocracia —en auma, que la socialdemocracia avanza "mucho mejor con los medios legales que con la medios ilegales y con la subversión". Y, por consiguiente, señala como lunción inmediata del parsido "mantener ininterrumpido el ritmo de crecimiento de my votos" —en decis— un "lento trabajo de propaganda y la actividad parlamentaria".

Éste es el punto de vista de Engels que, como se desprende de sos ejemplos emdísticos, a pesar de todo esto todavía sobrestimaha un poco la celeridad del proceso de desarrollo. ¿También se le va a echar en cara el haber renunciado a la conquista del poder por parte de la clase trabajadora, por el becho de que quería impedir que el trecimiento continuo de la socialdemocracia, asegurado por la propaganda legal, se viera

interrumpido por una catástrofe politica?

Si no se hace esto, si se aceptan sus razones, nadie tiene entonces el derecho de escandalizarse cuando digo que sodavía durante mucho tiempo la función de la socialdemocracia ha de consistir en "organizar políticamente la clase trahajadora y formada park la democracia, y en luchar por todas las reformas políticas que sirven para elevar la clase trabajadora y para transformar el sistema político en democracia", y no tanto

en especular acerca de un fraçaso general.

gato es lo que dije en mi connoversido arsiento y esto es lo que sigo sosteniendo em todas sus implicaciones. Se trata de un problema que termina por identificarse con la tesis de Engels, ya que democracia significa, en cada momento, el grada de dominio que la clase trabajadora es capaz de ejercer de acuerdo con su madurez intelectual y a nivel alcancado por el desarrollo económico general. Además, Engels en el paraje dado se refiere expresamente al hecho de que el Manifiesto comunista ya había "dedarado la guerra por la democracia como uno de los primeros y más importantes companisos del profetariado en pie de lucha".

En sintesis. Engels está tan convencido de que la táctica supeditada a las catásnoles pertenece al pasado, que considera como imporativa una revisión radical por parte mya aum en lo que se reliere a los países latinos en donde la tradición es más favorase que en Alemania. "Si han cambiado las condiciones de la guerra entre los pueblos, ambién han cambiado las condiciones de la lucha entre las clases", dice el. «Acaso ya

se ha olvidado estor

Ninguno ha puesto en duda nunca la necesidad que tiene la clase trabajadora de ludiar por la democracia. Lo que se discute es la teoria del derrumbe y el problema de si, dado el desarrollo económico de Alemania y el grado de madurez de su clase trabajadora, urbana y rutal, es oportuna para la socialdemocracia una catástrofe impressua. Mi respuesta a este problema ha sido y sigue siendo negativa, porque, a mi inicio, para lograr un éxito duradero es mejor un avance constante que conflar en la

posibilidad de que se presente una catástrofe.

y ya que estoy plenamente convencido de que en la evolución de los pueblos hay énocas importantes que no pueden taltarse, le atribuyo el máximo valor a las rareat inmediatas de la socialdemocracia, es decir, a la lucha por los derechos políticos de los nabajadores, a la agitación política de los trabajadores, en la ciudad y en la cominia, en pro de los intereses de su clase, y a la obra de organización económica de los trahandores. En este sentido escribi a su debido riempo la frase: para mi el movimiento lo es todo, y la que ordinariamente se considera como objetivo final del socialismo uo as nada -y en este sentido la sostengo aún en la actualidad. Si la palabra "ordinariamente" no hubiera indicado que la hase tenta sólo un sentido condicional, estaba chiro que po podia manifestar indiferencia respecto a la realización final de los principios mislistas, sino sólo indiferencia, o tal vez sea mejor decir despreocupación por el "como" se configuraçãos finalmente las cosas. Yo no me he interesado por el finturo más allà de los principios generales, y no he togrado nunca interpretar hasta sus últimas consecuencias los proyectos futuristas. Yo me ocupo de las tareas del presente y del hunro inmediato, y las perspectivas que van más allá de estas tareas sólo me interesan en quanto me dan la pauta para lograr un máximo de eficacia de la acción.

La conquista del poder político por parte de la clase trabajadora y la expropiación de los capitalistas no representan en si mismas objetivos finales, sino únicamente medios para tealizar determinados objetivos y aspiraciones. Como tales, son postulados del propiama de la socialdemocracia y ninguno los objeta. En cuanto a las circunstancias en que se von a lograr nadie puede predecir nada, lo único que se puede es luchar por alementalas. Pero para conquistar el poder político se necesitan los derechos políticos, mión por la cual el principal problema de la táctica que debe seguir hoy día la social-democracia alemana consiste, en mi opinión, en buscar la mejor forma de ampliar los derechos políticos y profesionales de los trabajadores alemanes. Si no se logra encontrar

una respuesta aceptable al problema, insistir en otra sería pura palabreria.

A cola declaración le siguió una breve polémica que sostuye con Karl Kautsky, en la que participó también Viktor Adler, a través de la Wiener Arbeiterscius, fato me llevó a una segunda doclaración publicada en el Vormária del 23 és octubre de 1898, de la que me ne permitido citar los siguientes pasajes.

En sot respuestas a un orticula "Emberang der publichen Machi" [La campaista de podre politico]. Rarl Kantsky v Victor Adler manificatan la opinión, que ya me italian hecho salur por medio de maxenza, de que seria mejor que presentara en forma de illum mi pinto de chia expresado en los Probleme des Socializamos. Hana abora me habit resistido a aceptar el comejo de estos articulos encuadraba perfectamente con la line del desastella general de la occialdemocracia. Pero, ya que han repetido en público minimación y otros amigos han manifestado el mismo desco me decidi a escuchar na peticianes y a expanser sistemáticamento en un escrito mi concepción sobre el objetim y las torças de la socialdemocracia [...].

Adler y auns se escandalizaron purque propose introducir una atenuación ca la bultas de clase junto con el desarrollo de las aguitticiones domorsticas; según ellos, in ceta le sinuación unitamente con las leuces inglesas. En cuarro a case último punto, de ningulta manera es cierto lo que dicen. Admitiendo que la proposición "el país na descendiado le coscus al menos desatrallado la imagen de su foncio" haya perdido sas der ultimamente y, considerando todas jus diferencias entre el desarrallo continente y el linglés, que nu me son del todo desconocidas, mi tecis se apoya en lettómenos outhemales que al fragor de la lucha se pueden cuando mucho descuidar temporalmenprior effic no se pacifra desconocer en forma prematiente. Vermos cómo en tados las paises avantado, los litelias de ciase vali adoptando formas más moderados y cómo, si la situación tuesa dicinica, la perspectiva fugura tendría poças esperantas de éxito. Notehien, el desenvolvimiento general del desarrollo no excluye recaldas periódicas; pero e or titue mescate qué artitud asume, por ejemplo, en Alemania una parte cada ver meyou de la opinión público burguesa mue las huelgas, y cuántas buelgas se realizan so una forma mucha más moderada y completamente digitala de lo que sucedía spena hae diez a veinte afim, se podrá verificar que el progreso existe y se toma en cuent. Ai esta na significa ni signiera -como dicia Mars.-, "que el día de mañana se producirao milagros" comidera sin embargo que le señala al movimiento socialista un bonconte this poperationalise que el que le serbalaba la secula de las excistrales, sin agravia, por oua parte, del entusiasmo y de la energia de sos combatientes. Ciertamente, Adler te tue, podrá uegar esto

Ifulto un tiempo en el atte mis ideas no habrian encontrado opositores denno de partido. Si en la actualidad la situación tra cambiado, la única que descubro es matemelón explicable en contra de ciertos fenómenos esporádicos que desaparecerá junta con estos últimos, dando lugar al reconocimiento de que, con el desarrollo de las instituciones democráticas, se abrira paso poco a poco y de numera más estable democráticas en abrira paso poco a poco y de numera más estable democráticas en abrira paso poco a poco y de numera más estable democráticas en administra como podrá detenesse ná aimpiera ante los luchas de clase más importantes y que creará formas de expresión más moderadas anin paca estas luchas. Con la papeleta electoral, las manifestaciones y otros medios de presión parecidos, nos ponemos a lo cabeza de las reformas que bace cien años lusticam desatado revoluciones sanguientas.

Landres, 20 de octubre de 1898,

Estas considéraciones sirvieron de guía para el libro que aqui presento, Estas plenamente consciente de que en algunas puntos importantes discrepa de las concepciones teóricas de Karl Marx y Friedrich Engels, aun cuamdo un autos hayan ejercido el máximo influjo sobre mis ideas socialistas y, sobre todo Friedrich Engels me haya hontado con su amistad personal hasta su unierte. Hegando al grado de dejarme en su testamento un recuerdo póstumo de su gran contianza. Estas discrepancias no han surgido, obviamente, en los últimos sino que son fruto de un conflicto interno que lleva muchos años; y ya que tengo pruebas de que no era un secreto para Friedrich Engels, debo tomar jecididamente la defensa de Engels contra los que lo acusan de haber sido tan secquino que pretendió que sus amigos aceptaran incondicionalmente sus punses de vista teóricos. Sin embargo, con todo lo dicho hasta aqui, se podrá comprender por que razón he preferido hasta ahora no darle dentro de lo posible a la manifestación de mis discrepancias la forma de crítica a la doctrina de Marx y Engels. Por otra parte, esto me ba resultado tanto más fácil cuanto que los mismos Marx y Engels, con el paso del tiempo, modificaron considerablemente su actitud ante los problemas prácticos abordados a este respecto

Floy la situación es distinta. Me veo obligado todavia a polemizar con nocialistas que provienen de la escuela de Marx y Engels como yo, y al discutir con ellos me veo obligado, para defender mis tesis, a referirme a los pumos en que aro que la doctrina de Marx y Engels tiene sus principales errores o contra-

deciones.

No he reliuido atrontar esta tarea, aunque por los susodichos motivos personales, no me resultó fácil hacerlo. Lo confieso abiertamente para que el lector no trate de ver en la forma torpe y dificultosa del primer capítulo, una muestra

de inseguridad objetiva.

Asumo toda la responsabilidad de lo aquí escrito. Sin embargo, no siempre pude lograr la forma y encontrar los argumentos que hubieran hecho más riguissa la presentación de mis ideas. En este aspecto, mi trabajo es muy inferior los que otros publicaron sobre el mismo tema. Algunas cosas que pasé por alto en los primeros capítulos las presento en el último. Además, debido a una cierta demora en la publicación del libro, el capítulo que trata de las cooperativas sultió algunos añadidos en los que no siempre pude evitar repeticiones.

Por la demás, espera que el escrito se entienda por si mismo. No soy tatt ingenuo como para esperar que convierta de golpe a los que han atacado mis entrovos ameriores, ni pretendo que los que en principio comparten conmigo los nomos pantos de vista, acepten todo lo que he dicho. En realidad, el hecho nenos convincente consiste en que abarca demasiadas cosas. No había terminado de tratar las tareas del presente cuando ya me veía obligado, para no porderme en generalidades, a tratar diversas cuestiones específicas en las que existen discrepancias aun entre los que están de acuerdo en otras cosas. Además, la estructura del libro me obligó a concretarme a señalar algunos puntos principales, a hacer más indicaciones que demostraciones. Lo que más me interesa y constituye el objetivo fundamental de este escrito es reforzar al mismo tiempo el elemento realista y el elemento idealista del movimiento socialista, presentando batalla a los resubios de una mentalidad mopista que se encuentran dentro de la teoría socialista.

En los últimos años ha sido necesario reimprimir varias veres este escrito, aparecido por primera vez en una edición de cinco mil ejemplares. Con esta re<sub>lleo</sub> presión, la edición ilega al décimo millar.

En las reimpresiones anteriores, me abstive de hacer modificaciones al texto, y en esta última he querido seguir, básicamente, el mismo criterio. Se exceptúan solo algunos pasajes. Así, por ejemplo, se reformuló el periodo introdutorio del apartado b del capítulo primero — p. 114— para señalar la diferentis
entre la concepción materialísta de la realidad y otras concepciones en ma
manera más precisa que en la forma original, a la que se le podían hacer fundadas objeciones. En la p. 165 se corrigió una cifra inexacta del cuadro del
desarrollo de las empresas agrícolas en Halanda, rectificando también el comentario correspondiente; en la p. 272 se le dio una redacción más adecuada a una
trase demasiado drástica (como lo acepté inmediatamente a su debido tiempo)
sobre la reducción de la jornada laboral. Hay otras dos o tres modificaciones
que se concretan a expresar en una forma más correcta la idea expuesta. Fuera
de estas modificaciones que no afectan las ideas fundamentales del libro, se
mantiene exactamente la misma estructura original.

Como ya lo pure de manifiesto en otra parte, renuncié a hacer una revisión profunda después de haber aceptado las sugerencias recibidas de distintas parte. Amigos y adversarios a los que les había comunicado un proyecto de reelaboración del libro, me hicieron ver que las discusiones que había suscitado en tevistas, libros y asambleas, le habían dado un carácter documental que se vería perjudicado por cualquier reelaboración. Se me dijo que los que examinaban el libro querían que reflejara el objeto de dichas discusiones y por lo tanto esa oportuno dejarlo en cuanto fuera posible sin cambios. Después de algunas in

decisiones cedt a dichas peticiones.

Esto se me facilitó por el hecho de que las modificaciones proyectadas no se referían a las tesis desarrolladas en este libro, a las que se apegan fielmente lo puntos esenciales. Pero la técnica y, si se me permite la expresión, la arquitecto ra del libro podían mejorarse un poco más; se podían reducir considerablemente algunos pasajes que contenian meras repeticiones y, en cambio, se llemarian de buena gana algunas lagunas en la metodología de la demostración, se acrecentaría el material relativo y se tomarian en cuenta las críticas de los socislistas según las cuales el tibro no era suficientemente positivo por la que se refiere al socialismo. En verdad, no puedo aceptar que le falten aliemaciones en favor del socialismo siendo que por otra parte les concedo a más críticos que dichas afirmaciones tienen un tono demaniado apriorístico respecto a la parte critica del libro. Esto se ha debido al hecho de que cuando lo escribi tenía en mente sólo una discusión con los socialistas o si se prefiere entre los socialistas en la que las cosas sobre las que existe un acuerdo ni siquiera se han planteado o sólo se han planteado de pasada. Cuando se escribe un libro para una audien-

[100]

co mucho más amplia no sucede esto. Pero no era ésa mi intención al pro-

cectarlo.

En mí opmión, la explicación de toda una serie de interpretaciones erróncas de sus tesis la atribuyo al hecho de que no se ha tomado en cuenta el objetivo nue tenia el libro denuro de los propositos del autor. Sólo así se puede entendel por ejemplo -para citar un solo caso- cómo la simple comprobación del aumento de la cluse de los poseedores o capitalistas, puede ser recibida por unos y rechazada por otros como una especie de justificación del actual ordenamiento social. En realidad, el problema no tiene nada que ver con la bondad o maldad de dicho ordenamiento. Los que en los debates político sociales se delinen esproficamente como poseedores constituyen un porcentaje tan reducido de la publición global que el aumento que descubrimos no constituye de ninguna manera un argumento a favor de la distribución actual de la propiedad. Sobre este punto no he dejado la menor duda en mi escrito. "El hecho de que la sobreproducción social esté monopolizada por diez mil personas o se distribuya gradimimente entre medio millón de individuos, no tiene importancia, en principio, and los queve o diez millones de jeles de familia que quedan fuera de este negocio", se dice textualmente en las pp. 158-154. A este propósito: "Podría costar menos plusvalor mantener algunos miles de privilegiados en una lujosa opulencia, que a medio millón o más en un bienestar inicuo." No existe otra forma mejor para decir qué importancia tan reducida le arribuyo a este hecho para el establecimiento del socialismo,

En realidad, el socialismo sólo secundariamente es un problema de distribución. En primer lugar, es más bien un problema de ordenamiento y de expannon de la producción. La relación intima de reciprocidad que existe entre los dos problemas - por la que una distribución irracional puede convertirse en ciertos casos en un obsidento a la expansión de la producción, siendo que una revolución en el sertor de la distribución puede convertirse en un poderoso lactor-, no puede inducir a engaño a ninguno de los que razonan en términos económicos, sobre el hecho de que el problema de la máxima productividad, de la màxima centabilidad del trabajo social global, representa la circunstancia decisiva para el ulterior desarrollo socialista de la sociedad. De este problema sepende, en última instancia, la consecución del máximo grado posible de bienestar social -objetivo racional de malquier forma de la sociedad a la que se subordinan los ordenamientos organizativos y diatributivos vigentes históricamente. No es dificil demostrar, por otra parte, que en el nivel actual de las condictores de producción, un aumento sustantivo del número de poseedores puede traductise en una parálixis de las fuerzas productivas y acarrearles a la riqueza y a la prosperidad generales un daño de mayor envergadura que una disminución relativa.

Sin embargo, el aumento efectivo del número de capitalistas ha sido admitido, en el Interin, aun por los que se me oponían. ¿Cómo podía negarse este bicho, después de haber analizado el material correspondiente? Sólo hasta hace poco el diputado socialista Hoch pudo establecer nuevamente, en la sesión del parlamento alemán del 20 de enero de 1902, que entre 1896 y 1900 el número de personas con un ingreso gravable que era superior a los 100 000 marcos había subido, en Prusia y Sajonia, en esta medida:

|         | 2896  | 1900  |  |
|---------|-------|-------|--|
| Prusia  | 2 830 | 5 377 |  |
| Sajonia | 394   | 583   |  |

Un anmento, que como afiadía Huch, ha superado con mucho el auminto contemporáneo de la población. En ese mismo período, el ingreso medio de estas perionas subió, en Peusia, de 257 000 a 306 000 y en Sajonia de 218 000 a 236 000 marcos. Annque en la misma medida aumentaron también las otras clases o estratos pertenecientes a los grupos de ingreso superiores. Tomando mas culta va presentada en este fibro, en el breve lapso que transcurre entre 1897-1896 y 1901, el número de las personas cuyo ingreso gravable era superior a los 3 000 marcos aumentó, en Prusia, de 347 328 a 435 696 — un aumento que se puede considerar elevado aun cuando se lo compare con el aumento de los precios de los medios de subsistencia sufrida en el mismo período.

Lo que se ha dicho respecto al capítulo de la dinámica del ingreso, puede repetitse en relación al que trata del crecimiento de las propiedades industriales en los distintos grupos de magnitud. Un corte o limitación no tendría nin gún significado. La disposición del excrito y el tiempo destinado a su compilación impidieron hacer una elaboración más profunda del material disponible, de tal manera que el capítulo en su conjunto presenta una visión a granda lineas de las situaciones analizadas en él y permite llegar a conclusiones moy condicionadas. Por otra parte, no se propone dar más y no contiene tampos una sola trase que no se haya sometido a un estricto control.

Por lo que se refiere a la claboración de los datos de la estadística profesional e industrial expuesta en dicho capitulo, restilta interesante compararla con la conclusión a la que llega un estadístico de profesión, el profesor Heinrich Rauchberg, de Praga, en una obra aparecida recientemente bajo el título Die Berufs- und Gewerhezählung un Deutschen Reich von 14 juni 1895 [El cento profesional e industrial del 14 de junio de 1895 en el Imperio Alemán] (Berlin Karl Heymanns Verlag, 1901]. A modo de conclusión de su libro, Rauchberg sintetizó los resultados de su cuidadexisime análisis de los datos censales relativos a las indostrias alemanas en un capitulo nel hor que trata de las "Tendonciás de crecimiento de la economía alemana" [Entwicklungstendenzen der deutschen Volkswirthischaft]. De esta forme tomé algunos pasajes que se refieren a los mismos puntos tratados en el correspondiente capitulo de este líbro.

A propósito de la persistencia de la pequeña y mediana empresa junto con el aumento del número y del tamaño de las grandes empresas, dice:

Chando se había de una tendencia a la concentración en la industria moderna, no se trata de una absorción de la pequeña empresa por parte de la gran empresa. En residad, las pequeñas empresas como roles se mantienen intactas y pueden llegar a registrat un progreso, aunque dentro de límites modestos. Se trata más bien de un rápido ese cimiento en dirección de la gran empresa mediante la ampliación de las más pequeña u a través de nuevos establecimientos de grandes empresas: de este modo, el cento de gravedad de la producción y la mayoría de los que desarrollan actividades industria-

in en la empresa se despiaran a una extera de dimensiones cada vez mas grandes. Pero, damés de esto, la concentración comiste on mos curridación mas catrocha ontre las pequeñas empresas formalmente autómonas y las grandes empresas, bajo la forma de

avisión de la producción o de organización del comercio (p. 593).

[...] En síntesis, el desarrollo progresivo lucia la gran empresa no ha reducido las condiciones de existencia de las pequeñas empresas con carácter artesanal ni de la in-Annia doméstica. Aun cuando la gran empresa fabril es técnicumente superior y ofrece mélores perspectivas en la estructura social, está muy lejos de Hegar al nivel del monopofin La economia alemana no se ha desarrollado con igual rapidez en todos los sectores. Los distintos sectores, el oriental y el occidental, la ciudad y la campiña y hasta las distintas ramas industriales han alcanzado nivelos de desarrollo muy diferentes; hoy dia tadavia se encuentra una junto a otro todos los grados intermedios de la escala de desarollo industrial, desde el artesanado primutivo havia la moderna empresa gigante. per una parte, el progreso técnico y social moderno favorece el surgimiento y el desarollo de grandes empresas tánto en el campo de la producción como en el de la eganización comercial y, por otra parte, ventos ann altora pasar grandes masas humana de la economia doméstica tradicional más o menos cerrada al mecanismo de ta conomia nacional [...]. Continuamente se están creando los requisitos para el surgipiento de empresas arresanales e industriales de tipo doméstico, que posteriorimente, a portir de un nivel más alto de desarrollo están a punto de transformatse en tormas de alministración y organización más evolucionadas (p. 395).

st comparamos estas afirmaciones con las expresadas en las pp. 163-165 de nuestro escrito, se podrá comprobar que las conclusiones de Rauchberg conmerdan totalmente con las nuestras.

En base a los datos del censo industrial belga de octubre de 1896, el director sel Institut de Sociologie, profesor E. Maxweiler, después de haber verificado que Bélgica era "un país de grandes industrias" y como tal debía numtenerse "a pesar de la ruina", escribe en el mun, 11 del año 19 de la Sociale Praxis 192 de diciembre de 1901) que "es interesante señalar que las cifras de la estadistica belga confirman los datos esenciales de la... critica de Bernstein a la ley marxista de la concentración [léase: a las exageradas deducaiones de la ley de la concentración, E. B.]... La gran industria en general se desarrolla junto on la pequeña y mediana; además, en los últimos 50 años han surgido numeroshimas ramas industriales mievas (más de 300), gran número de las coales se la quedado apenas en el nivel de la pequeña industria". La capacidad de resisroncia de la pequeña industria se debe "también al hecho de que a pesar del disarrollo del maquinismo, la producción manual sigue en pie en muchisimo industrias donde el proceso mecánico ha llegado a considerane liasta obvio". Respecto a un tema similar a éste, examinado también en el pasaje citado de auestro estito (p. 163) Rauchberg escribe: "Sin embargo no se puede dejar de señalar que precisamente las máquinas más potentes sirven a melludo a lines productivos que no se pueden realizar sin dichas máquinas. En este caso, la máquina sela que hace surgir la producción. Y entonces no está en competencia sustantial con la fuerza de trabajo humana" (pp. 400-401, nota).

Analizando el problema de las formas jurídicas de las empresas, Rauchberg inbraya el fuerte aumento de los empresas colectivas y de las empresas socialiindas, con lo que las primeras se convierten en subsidiadas por la sociedad y

por las cooperativas económicas. "A la concentración de la empresa -escribese contranone la participación de una esfera más amplia en la propiedad y es las utilidades" (p. 395). Del mismo modo Maxweiler pone de relieve la crecieje difusión de las sociedades por acciones. En 70 ramas industriales de Bélgio según el, las sociedades por acciones ocupan más de las tres cuartas partes de lus trabajadores. Tanto este liecho como el anterior, como lo señala también Maxweiler, constituyen una prucha más de lo que se dice en la p. 150 de nues tro escrito. El argumento de la desconcentración de la propiedad debida a la sociedades por acciones es muy viejo - aparece hace varias décadas en los escritos de los defensores del orden social actual. Pero el hecho de que sea vieja no demuestra que sea falso; cuando mucho se pueden poner en duda las conclusiones a las que llega, pero ningún economista que se precie de serlo recha. zará el hecho mismo. Algunos han puesto en duda ante todo las cifras que presento en la p. 151 sobre el gran número de accionistas de algunas granda empresas inglesas, tanto más por cuanto no se citan las fuentes de donde se tomron dichas citras. Para llenar esta última laguna, quisiera bacer notar que las citras sobre la repartición del capital accionario de la firma Spiers & Pond me las comunicó rapidamente la misma firma, en respuesta a un cuestionario que les cuvié a ella y a otras firmas; y que los datos sobre el número de accionista del trust de hilados y tejidos Coats se tomaron de la página comercial de las diartos ingleses, que por aquel entonces se presentaban por mera corioxidad. sin ninguna alusión a las consecuencias y a las tendencias político-sociales, la torma en que se publicaban tales poricias excluía cualquier sospecha de que o tratara de un intento de manipulación de la opinión pública. Por otra pare, pude conocer en el interio otras estadísticas del mismo tipo que señalan una repartición muy semejante de las acciones de las empresas industriales. Una de estas estadísticas se enquentra en la obra clásica de Kownirce y Scherwell, Temperance, problem and social reform, editada en Londres. En la p. 31 de la edición popular, los autores señalan la amplia difusión del enorme capital accionacio de las grandes empresas de cerveia y destilería, como uno de los grandes obstáculos que se oponen a una legislación sería contra el alcoholismo y como muestra de esta difusión presentan la siguiente lista de titulares de acciones de 5 de las más conocidas fábricas inglesas de cervera:

|                           | Número de                      | ecianistas             |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Fábricas de resveza       | Acotanes<br>da primora emisián | Acciones<br>preferenta |
| Arthur Guiness, Son & Co. | 5 450                          | 3 768                  |
| Bass, Ratcliff & Gretton  | 17                             | 1 368                  |
| Threlfall's               | 577                            | 872                    |
| Combe & Co.               | 10                             | 1 040                  |
| Samuel Alsopp & Co.       | 1 313                          | 2 189                  |
| TOTAL                     | 7 857                          | 9 287                  |

En total, 16 604 accionistas, para un capital global, entre acciones de primera amisión y preferentes, de 194 millones de marcos (£ 9.710 000), junto con esto, las autos sociedades poseían además un capital en obligaciones igual a 122 millones de marcos (£ 6.110 000), caya lista de titulares no existe. Si suponemos esta que hay muchos motivos para hacerlo— que existe una difusión proporcionalmente igual a la encontrada para las acciones de primera emisión y preferentes, tendremos que la propiedad de las cinco Jábricas de cerveza mencionadas se distribuye entre 27 052 personas. Sin embargo, en 1898 figuraban en la Bolsa de Londres las acciones, etc., de no menos de 119 fábricas de cerveza y destileras, ruyo capital social por si solo ascendía a más de 1.400 millones de marcos, mientros que el capital nominal de 67 de estas sociedades estaba en "manos-privadas" (en su mayoría poseedores originales y familiares de éstos). El becho de que estas fábricas de cerveza y destilerías sean sólo parcialmente propiedad de millonarios y en parte cada una de ellas tenga tras de si algunos batallones y hasta regimientos de accionistas, repercute negativamente entre algunos reformadores ingleses que luchan por la templanta sobre todo en tiempo de efecciones.

Tanto en este como en otros casos, dicha desconcentración de la propiedad de las empresas industriales tiene serios aspectos negativos, sobre todo deade el punto de vista del reformador, y del socialista y llega a ser inherente a los aspectos negativos del desarrollo moderno. Aunque no ha sido éste el problema que abordamos en la investigación. Esta última se refiere más bien a un problema meramente económico: si la concentración ereciente de las empresas trae como consecuencia una disminución o un aumente de la clase de los capitalistas. Unitamente por el hecho de que se ha descuidado este problema y, como se hizo notar, se le ha attibuido a la respuesta en uno u otro sentido, un significado relativo al socialismo que no le corresponde, el debate sobre este punto ha podido asumir un carácter tan desagradable -desagradable sobre todo porque se ha terminado por discutir cosas banales, dejando a un lado, cuando no ignorando totalmente, el problema real que implica esta pregunta. Yo expuse en las pp. 00-00, en la forma más clara proible este problema; me pregumé cual era el destino del sobreproducto social, en condiciones de un aumento areciente de la productividad del trabajo, si la clase de los capitalistas disminuía en lugar de anmentar. No me queda más que lamentar el hecho de que la dis-moion no se haya desarrollado dentro del espírito con que se había planteado la pregunta.

Por mi parte, volvi a tocar el tema en el último capítulo añadido a una serie de artículos sobre el problema de la ley del salario, aparecido originalmente en Die Neue Zeit y publicado nuevamente hace poco en una colección de emayos viejos y nuevos (Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus (Contribución a la historia y la teoría del socialismo), Berlín y Berm, 1901). En dicho capítulo (p. 00) vuelvo a plantear una vez más que el problema actual consiste en el aumento del número de los vicos y de su riqueza. Lo escribi cuando todavía estaba en Inglaterra y sólo contaba con escasas cifras sobre Alemania. El regreso a Alemania me dio la oportunidad de convencerme de que también en este país se trata de un hecho que salta materialmente a la vista. Basta observar la enorme expansión de zonas actioriales en las grandes ciudades, para comprobar cómo

se expanden en una munera impresionante el mimero y la riqueza de los poses, dorra. Piensese por ejemplo en el desarrollo de Berlín occidental en este aspecto.

Infinamente relaciorado con el problema del destino del subreproducto ena el problema de las crisis. En el momento en que escribo, algunos grandes canas industrerles de Alemania y de otras partes atraviesan por una fase de depresión tal vez muy aguda. Cosa que se ha interpretado de diversas maneras como una returación aplastante de las afirmaciones expuestas en este libro y que se hasan en el problema de las crisis. Si se tiene cuidado de leer nuevamente el capítulo correspondiente (ut, d) se podrá comprobar que el transcurso de la susodicha crisis, lejos de retutar los argumentos expuestos en ese capítulo, los confirma plenamente. Por una parte, la crisis en Alemania es una crisis monetaria que. prescindiendo de las vicisitudes del mercado monetario internacional (guerra en China, y en Transvaal, clausura de las minas de Transvaal, carestía en la India), ha sido provocada por las enormes especulaciones de las instituciones hipotecamus; por otra parte, se trata en realidad de una crisis de sobreproducción, especialmente, de appreproducción de instelaciones mecánicas y similares. En el período de prosperidad de los últimos años, se movilizó una enorme cantidad de capital en Alemania bajo la forma de instalaciones industriales que superaban con mucho las necesidades reales. No contentos con emular en la restauración de sus edificios adaptándolos al estilo más reciente, los fabricantes llegaron a ampliar sus nuevas construcciones. En esta forma, la industria alemana, como dicen los ingleses, se metió en la boca más pan del que podía manticar. Y micacras tenta dificultades para deglutirlo -a expensas de los crabajadores, como sucede de ordinario... la industria inglesa que no se preocupaba mucho por renovarse y que por lo mismo se daba por descontada, sufría una fase de depresión mucho menor que la alemana. El señor Alexander Siemens, un industrial inglés de origen alemán que conocía unay bien a los dos países ouvo de manifiesto esta situación con mucha energía en un diario especializado. De cualquier manera, el escancamiento se limitó a regiones y a industrias particulares en las que no alconzó la nuignátud ni el grado que caracterizaron la última gran ensir industrial de los años setenta. Por lo tanto, es prentaturo pretender dedieur de los tenômenos actuales de crisis, conclusiones probatorias a favor del problema estudiado en el capítulo de este escrito que versa sobre las crixis. Los fenómenos de las crisis que realmente teneusos ante nuestros ojos se encierran en conjunto dentro de la extora de lo que en las pp. 000 000 y 000 y ax. de este escrito se definen expresamente como efecto natural de la organización econo-

Pero, hoy por hoy, es totalmente prenaturo pretender emitir un juicto defuntvo sobre las posibilidades electivas de los sindicatos de empresarios en relacion con el problema de las crisis. Estas mociaciones o corporaciones se encuentran en gran parte en sus principios y, en esta etapa, los fracasos eventuales no prueban absolutamente nada respecto a los resultados tinales. El movimiento sindical de los trabajadores estavo lleno de fracaso durante muchas década, hasta que se demostró en una forma indiscutible su capacidad de dirección que obligó a uno tras otro de sus detractores a darse por vencidos.

Por lo que respecta a los sindicatos empresariales, tendremos que esperar también antes de estar en posibilidad de formular juicios precipitados de liqui-

assión sobre lo que pueden lucer o no. Mientras tanto, es conveniente dasse quente de que el problema na consiste tamo en climmar la sobrenroducción nue, como se la señalado en la p. 000 de este eserno, es un fenómeno inevisa-Me de la vida moderna , sino más bien en mitigar, restringu y superar los restodos de estancamiento que le siguen. Como lia aucedido a menudo con os sindicatos, también aquí el punto de comparación tiene un carácter negatiso. Se itata de sabor, en cada época, cuál ha sido el peor mal que se ha impeado. El significado de la crisis econômica actual, que según algunos críticos demastado celosos de este escrito pudo flevar a la bancarrota del sindicato, conodera un sustancial fortalecimiento de éste. La página econômica del Vorwärts de 26 de enero, citado anteriormente, presenta una reseña completa de bechos ane se refieren a las industrias mineras, metalúrgicas y metalmecánicas, que Assistante una evolución en ese sentido. Entre otras cosas, se alirma que el cártel de productos semielaborados "sigue dominando de manem easí exclusiva la producción de las acererías, sin que se registren, en la difícil situación por la que atraviesa la andustria del hierro, las notables cafdas en los precios que debian presentatse en un régimen de libre competencia, a pesar de la fuerte demanda". Es evidente - señala también el artículo del Vormarts- que la eficacia del sindicato, que se trata de recalcar aquí, tiene su revés; pero precisamente este resés de la medalla es lo que se ha puesto de relieve en una forma mucho más desstica en este libro. Para quedar convencidos, basta leer lo que se dice en la p. 000: "El antidoto del capitalismo a las crisis tiene virtualmente en si los permenes de un sometimiento más grave de la clase trabajadora y, al mismo nempo, los gérmenes de privilegios de producción que representan una formameamizada de los antiguos privilegios corporativos. Por esta razón, considero mucho más importante, desde el punto de vista de los trabajadores, darse cuenta de las posibilidades de los cárteles y de los trusts, que formular profecças sobre su 'impotencia'." Por lo que respecta a las críticas que afectan el capitulo en que se encuentra este pasaje, y que no es el caso tratar aquí con detalle, veo con cierta satisfacción que son cada vez más numerosos los que piantean el problema de los sindicatos capitalistas en la misma forma en que se desarrolla en dicho capitulo.

Los partidos en lucha están expuestos constantemente a un doble priigro; al peligro de desplazar subjetivamente, en cada momento, bajo la presión de los acontecimientos cotidianos, el centro de gravedad de los problemas en que se encuentran, o de no datse cuenta durante mucho tiempo de los desplazamentos objetivos. Esta inversión óptica se transforma fácilmente en un motivo de exasperaciones inútiles en el debate. En donde uno ve la necesidad de abandonar un tema de discusión ya agotado, otro ve el abandono traicionero de un punto de vista de importancia decisiva. Se necesita siempre un cierto tiempo para que todos se den cuenta por igual del verdadero carácter, es decir, del significado real que han adquirido los temas en discusión, ya sean de carácter práctico o teórico. Respecto a una parte de los problemas tratados en este libro, se puede decir que los debates que han suscitado no alcanzaron un grado considerable de claridad. Esto ha permitido reconocer que se pueden hacer mil objeciones a los argumentos del autor, aunque no pougan en tela de juicio mada de lo que es realmente importante para la fucha por la emancipación de la clare

trabajadora, y que se trata de un problema real de la vida de la socialdema cracia. Estoy plenamente convencido de que, con el tiempo, se podrá decir la mismo de otras cuestiones discutidas aquí. Con esta convicción presento al páblico esta reimpresión.

Las premisas del socialismo no sólo han aparecido en aleman, sino tambiés en francés y en ruso - en cata última lengua se han hecho tres ediciones, una en Londres, una en Moscá y una en San Petersburgo. Están en proceso, según se me informó, traducciones al checo y al español. La edición francesa, para la que redacté una introducción especial, fue realizada con mi consentimiento, en cambio, las distintas ediciones rusas, sin que yo lo supiera. Esto es muy explicable por lo que se reliere a las ediciones de Moscú y San Petersburgo, así como por lo que se refiere a ciertas transcripciones "científicas" del texto reprodue. das en la traducción Greo que no es tan aceptable el hecho de que los que hicieron la tercera edición rusa, la aparecida en Londres con los tipos de la Russian Free Press Fund, no hayan logrado, antes de terminar la traducción encontrar al autor que vivia en la misma ciudad y darle la posibilidad de haceeventuales correcciones, corres o añadiduras que tal yez le hubieran parecido necesarios, así como pedirle su autorización para los cortes que personalmente consideraron conveniente hacer. Ante esta situación me veo obligado a declaraque no puedo asumir ninguna responsabilidad sobre la edición londinense en lengua rusa ni tampoco sobre las otras dos.

Berlín, tebrero de 1902

EDUARD BERNSTEIN

A los datos sobre la dinâmica del ingreso en Prusia, presentados en las pp. 0000, se les ha objetado que no toman en cuenta los cambjos que se han realizado en materia de legislación tributaria durante el periodo al que se refieren da hon datos. Podría resultar interesante saber que desde 1892 — primer año después de la introducción de la reforma tributaria de Miquel — hasta 1907, el mimero de personas rensadas con un ingreso entre 3 000 y 6 000 marcos aumento que un 80,3 %, es decir, de 204 714 a 369 046, mientras que el de los censados con más de 6 000 marcos aumentó de 112 175 a 190 445, es decir, en un 69.8 %, Aun cuando se pretendiera atribuir una tercera parte de este aumento a las letimaciones fiscales más rigurosas, queda siempre un incremento que supera con mucho la tasa contemporánea de crecimiento de la población, que esta del 25,3 %.

Respecto al problema de la concentración industrial, los datos principales de la estadística de las empresas industriales del 12 de junio de 1907 con los que ciento en el momento de redactar este prefacio, dan citras que confirman daramente lo que se dijo en el capítulo que trata de las clases de empresa que producen la riqueza social. Con base en estas cifras, en los doce años que pasaron entre el censo industrial de 1895 y el de 1907, las empresas monopolistas de Prusia sufrieron una disminución de 951 642 a 784 197, es decir, de un 1760 % las empresas auxiliares y las empresas piloto, en cambio, aumentaron de 791 694 a I 111 300, es decir, un 40.37 %. En otras palabras: "sólo las empresas minúsculas se quedaron rezagadas en sentido absoluto y relativo", las pequeñas y medianas siguieron aumentando, y la difusión y expansión de las grandes empresas muestra "sólo un aspecto del desarrollo económico actual" (», 000 de nuestro escrito).

Claro está que el desarrollo de las empresas no coincide con el desarrollo de las corporaciones ya que a menudo una corporación abarca una multiplicidad de empresas. Pero esto se cumple más en la grande y mediana industria que en la pequeña industria, es decir, en las ramas de la industria donde la corporación se ocienta cada vez más a convectivse en una propuedad colectiva, como lo atestigua el citado atimento de las clases superiores de ingreso. Es obvio que en este desarrollo, la gran empresa se lleva la tajada del león desde el punto de vista del número de empleados. En conjunto, el número de empleados en las empresas auxiliares y en las piloto atimento de 1924 441 a 7548 715, 6 decir, en un 53.9 %. Pero el número de empleados en las empresas con más de 500 personas atimentó en un 89.11 %, es decir, casí se duplicó. La gran empresa y la empresa gigante van conquistando cada vez más espacio en la vida industrial, pero no son monopolios.

Finalmente quisiera destacar una vez más que este libro expresa la idea de que el derecho histórico y el objetivo de la gran lucha por la emancipación de la clase trabajadora no están ligados a ninguna fórmula fija, sino que suán determinados por las condiciones históricas de existencia y por las necesi-

dades geonómicos, políticos y éticos de esta clase que surgen de dichas condicia nes; y que la clase trabajadora debe realizar un ideal y no doctrenas. Ese puedllamar "revisioniuno" a esta idea? Bueno. Pero en tal caso no hay que olvida que también Mace y Engels (neron revisionistas en su epoca, que fueron los mas grandes revisionistas que conoce la bistoria del socialismo. V ya que la evolución no adante interrupciones, porque, junto con las condiciones, las forma de lucha, sirven de base a la ley del cambio, tanto en la teoria como en la praxihabrá žiempre revisionísmo. No pretendo demostrar aquí cuánto se corresponden las tesis de este libro con los progresos más importantes que, desde que fue eserno, se han hecho en el terreno práctico de la lucha obrera política, sindies y moperativista. Ya lo hice en otra parte. Aqui quisiera señalar únicamente que, sun cuando en la actualidad las opiniones acerca de los problemas que han surgido en el campo de la socialdemocracia siguen divididas en los detalles, por lo menos a través de las discusiones se ha abierto paso en una forma cada vez más clara mua convicción que constituye un patrimonio cognoscitivo conún: la coe. vicción de que debemos contar con una supervivencia y una elasticidad del orden social actual más allá de los límites que se habían supuesto, y desarrollar de acuerdo con esto la prasis de unestra litcha. Esta es precisamente la clave de este libro f. . . !

Berlin, Schöneherg, diciembre de 1968

FOUARD RERNSTEIN

#### A LOS ELEMENTOS CIENTIFICOS DEL MARXISMO

Con ellos el socialismo se convierte en una ciencia a la que hay que dar una ulterior elaboración en todos sus desalles y vinculaciones.

 ENDELS, La raboerción de la ciencia par el señor Eugen Dübring.

La socialdemocracia teconoce hoy como base teórica de su acción la teoría de la socialdemocracia por Marx y Engels y definida por ellos como socialismo científica. Esto significa que si por una parte la socialdemocracia, como partido en lacha, representa determinados intereses, tendencias y pugna por conseguir objetivos autónomos, por otra parte obedece en última instancia, al determinar dishos objetivos, a una teoría que puede determinarse objetivamente ya que extrae exclusivamente de la experiência y de la lógica sus razones y sus confirmaciones. Lo que no puede demostrarse de esta manera no es ciencia sino fruto de augestiones subjetivas meramente voluntaristas o arbitrarias.

En todas las ciencias podemos distinguir una doctrina pura y una doctrina aplicada. La primera está formada por principios axiomáticos deducidos de un conjunto de experiencias indiscritibles y considerados por lo mismo válidos universalmente. Estos últimos representan el elemento constante de la teoría. La ciencia aplicada consiste en cambio en la aplicación de estos principios a los diferentes tenómienos o a los diferentes casos prácticos: los conocimientos que se derivan de ellos, una vez sintetizados en teoremas, constituyen los principios de la ciencia aplicada, y representan el elemento variable dentro del conjunto de la teorema.

Sin embargo, los términos constante y variable se toman aquí únicamente en mutido relativo. Los principios de la ciencia pura también están sujetos a variationes, que asumen sobre todo el aspecto de limitaciones. A medida que avanza el conocimiento, algunos principios a los que se les atribuía una validez absoluta se aceptan como principios condicionados e integrados con mievos principios axiomáticos que limitan dicha validez, pero que al mismo tiempo amplian el doragno de la ciencia pura.º Por el contrario, en la ciencia aplicada, los diferentes principios conservan una validez duradera para determinados casos. Un principio de química agrícola o de electrotecnia, una vez verificados, siguen siendo válidos mientras se sigan presentando las premisas en que se apoyan. No obstante, la multiplicidad de los elementos hipotéticos y de sus vinculaciones genera una variedad infinita de principios y un continuo desplazamiento dentro de su valor respectivo. La práctica crea constantemente nuevos contenidos regnoscutivos y modifica el marco global día con día, por así decirlo, confinando

Los ejemplos más convincentes los dan las ciencias naturales. Véase por ejemplo el destino de la teoría cie los átomos.

continuamente las nuevas conquistas de antes al repertorio de metodos anticuados.

Hasta abora, ningono ha emprendido todavia la tarea sistemàtica de separala ciencia pura del socialismo marxista de sus partes aplicadas, aunque no faltan notables trabajos preparatorios en tal sentido. Las formulaciones más significativia al respecto som: una muy conocida hecha por el mismo Marx sobre su propia concepción de la historia y expuesta en el prefacio a Contribución a la critica de la economia política, y la tercera sección del libro de Engels. La evolución del socialismo desde la niopía hasta la ciencia. En dicho prefacio, Marx explica con una limpidez nunca antes lograda, las líneas básicas de su tilosofía de la historia o de la sociedad a través de un conjunto de tesis rigurosas, determinadas y separadas de cualquier otra relación con fenómenos y formas particulares. No le hace falta ninguía idea esencial de la filosofía marxiana de la historia.

El ensayo de Engela es en parte una esposición más de divulgación y, en parte, una ampliación de las tesis de Mars. Al relacionarse con fenómenos especíticos del desarrollo de la sociedad moderna, que Marx define como burgueses. el ensayo bosqueja ampliamente el proceso de desarrollo ulterior de tal manera que en muchas de sus partes se puede hablar ya de ciencia aplicada. Aunque si se quisieran eliminar algunos detalles, la argumentación de fondo no sufriria ningún daño. Pero en las tesis principales, la exposición es todavía lo suficientemente general como para poder reivindicarla como ciencia pura del matximo. Se grata de una reivindicación que se justifica también por el hecho de que el marxismo no se contenta con ser una teoria abstracta de la historia, sino que prejende ser al mismo tjempo una teoría de la sociedad moderna y de su desarrollo. En rigor, ya podemos caracterizar esta parte de la doctrina marxista como una doctrina aplicada; pero, por lo que se refiere al marxismo, se trata de una aplicación absolutamente exencial, sin la cual perdería casi todo 10 agnificado como ciencio político. Por esta razón debemos aplicarle a la doctrina pura del marxismo también estas tesis generales o de principio que se relieren a la sociedad moderna. Si para la historia de la humanidad, el ordenamiento social actual, basado jurídicamente en la propiedad privada y en la libre competencia, es un dato particular, para el mundo civilizado contemporáneo es es cambio un dato general y permanente. Todo aquello que en la definición de Marx sobre la sociedad burguesa y su proceso de desarrollo aspira a una valider meondicionada o independiente de las particularidades locales y nacionales, entra en el ámbito de la doctrina pura, y todo lo que se refiere a los fenómenos particulares temporales y locales y a las toyunturas, es decir, todas las formas particulares del desarrollo, entran en la ciencia aplicada.

Desde hace algún tiempo se ha puesto de moda desacreditar cualquin investigación más analítica sobre la doctrina de Mars, con el epiteto de "escolatica". Hay epitetos muy cómodos, razón por la cual deberían usarse con la máxima cantela. El análisis de los conceptos, es decir, la separación entre lo accidental y lo sustancial, se hace siempre necesario si no queremos que se esfumen los conceptos y las deducciones se cristalicen en puros dogmas. La escolástica no se ha limitado simplemente a realizar una discriminación capilar de los conceptos, ni ha becho únicamente el juego de la prodoxía. A través del análisis conceptual de los dogmas de la teología, ha contribuido enormemente a la supera-

ejón del dogmatismo; ha minado completamente el baluarte que oponía la dogmática ortodoxa a la libre investigación filosófica, Sobre el terreno labrado por la escolástica nació la filosofía de un Descartes y de un Spinoza. Ya que hay escolástica y escolástica: hay también apologética y hay crítica. Esta última ha

odo siempre la bestia negra de toda ortodoxia.

Si separamos los elementos que componen el edificio doctrinal de Marx de la manera antes mencionada, encontramos el hilo conductor que nos permite jugar el valor de cada uno de sus principios respecto a todo el sistema. Al quitar cada uno de los principios de la ciencia pura le arrancamos un fragmento a los cimientos de tal manera que gran parte del edificio, ya sin cimientos, se suelve inestable. No sucede lo mismo con los principios de la ciencia aplicada. Estos últimos pueden desaparecer sin que los cimientos sufran lo más mínimo. Es más, pueden desaparecer series completas de principios de la ciencia aplicada (in que arrastren consigo otras partes. Habría que demostrar únicamente que hubo algún error en la construcción de los niveles intermedios. Si no se puede demostrar la existencia de dichos errores, se tendrá que concluir inevitablemente que el error o la laguna se encuentra en los cimientos mismos.

Sin embargo no entra dentro de los planes de este trabajo llevar este análisis sistemático hasta sus detalles más sutiles ya que no pretende hacer una exposición exhaustiva y una crítica de la doctrina de Marx. De acuerdo con el objetivo que me he propuesto, basta caracterizar los elementos fundamentales de lo que a mi juicio constituye el edificio de la ciencia pura del marxismo. Ellos son: el programa del materialismo histórico ya mencionado; la teoría (contenida en germen en el mismo) sobre las luchas de clases en general y sobre la lucha de clase entre la burguesía y el proletariado en particular; la teoría del plusvalor, a la que está unida la teoría sobre el modo de producción de la sociedad burguesa y sobre las tendencias de desarrollo de dicha sociedad, que se basan en su modo de producción. Es obvio que tanto los principios de la ciencia aplicada como los de la ciencia pura tienen sus respectivos valores en el sistema.

Es irrefutable el hecho de que el elemento más importante que sirve de base al marxismo o, por así decirlo, la ley constitutiva que permea todo el sistema, es su teoría específica de la historia que se conoce con el nombre de concepción materialista de la historia. Constituye el eje de equilibrio propiamente dicho sel sistema; en la medida en que se la maca, se compromete la posición reciprota de los demás elementos. Por esta razón, cualquier investigación sobre la validez de) marxismo debe partir del problema de la validez o de los límites de validez de esta teoría.

### B. LA CONCEPCIÓN MATURIALISTA DE LA HISTORIA Y LA NECESIDAD HISTÓRICA

Prento a los adversarios, temamos que subravar sus principio cardinal que se negaba, y no aiempre dispantamos de tiempo, espacio y ocasión para dar la delada importancia a los demás factores que intervienen en el juego de las acciones y reacciones.

F. KNOKLS, carta a J. Bloch de 1890, publicada en el Sos. Akademiker en octubre de 1895.

El problema sobre la validez de la concepción materialista de la historia se reduce al problema sobre la necesidad histórica y sobre sus causas. Ser materialista significa ante todo reducir cada acontecimiento a los movimientos necesarios de la materia. El movimiento de la materia se rumple, según la docurina materia-lista, con la necesidad de un proceso mecánico. Ningún acontecimiento carece de su electo necesario apriori, como ningún evento carece de una causa material. Y ya que sólo el movimiento de la materia determina la formación de las ideas y de las orientaciones de la voluntad, ranto estos últimos como cualquier otro evento de la realidad humana son necesarios. El materialista es un ratvinista sin Dros. Si no cree en la predestinación por decreto divino, cree sin embargo y debe creer que a partir de un momento cualquiera, todo evento posterior está predeterminado por la totalidad de la materia dada y por las relaciones dinámicas de sus partes.

Transferir el materialismo a la teoría de la historia significa, por lo tanto, sostener apriori la necesidad de todos los eventos y evoluciones históricas. Para el materialista, el problema se convierte sólo en un apriori: en qué forma se sostiene la necesidad en la historia humana, qué elemento dinámico o qué factores dinámicos son decisivos para ésta; que relación reciproca guardan los distintos tactores dinámicos, qué papel les corresponde en la historia a la namitaleza, a la economía, a los instituciones juridicas y a las ideas.

En el pasaje citado, Marx responde señalando, como factor determinante, las fueras productivos materioles y las relaciones de producción humanas de cada periodo histórico.

El moço de producción de la vida material condiciona el proceso social, político e le telectual de la vida en general. No se la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estadio determinado de su detarrollo, las fuerzas producción existences o — lo cual sólo constituye una expresión juridita de lo mismo— con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Estas relaciones te transforman de formas de desarrollo de las fuerzas produccións en anaduras de las mismas. Se inicia entonces una epoca de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal [las instituciones jurídicas y políticas a las que les corresponden determinadas formas de conciencia sociales] se trastora con mayor o menor rapidez ... Una formación social jamás percee hasta tanto no se hayas desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamo no suficiente y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las cuales resulta ampliamo no suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las

condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incobadas en el teno de la propia antigua sociedad. Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica del proceso social de producción... sin embargo las fuetzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formación social concluye, por configuiente, la prehistoria de la sociedad humana. (Prólogo a la Contribución a la crítica de la seconomía política.)

Ante todo, para liberar de escombros el terreno, hay que señalar que no se pueden demostrar la frase conclusiva y el término "última" sino que son hipótesis más o menos fundadas. Pero como tampoco ton esenciales para la teoría

y perienecen más bien a sus aplicaciones, podemos prescindir de ellas.

Si, dejado a un lado el "con mayor o menor rapidez" (que sin duda implica muchas cosas), examinamos las otras proposiciones, lo primero que salta a la vista es su tono apodictico. En la segunda frase de la cita, "conciencia" y "existencia" se contraponen tan violentamente que fácilmente se puede concluír que Marx tonsidera a los hombres únicamente como agentes vivientes de las fuerzas históricas, cuya obra realizan voluntaria o involuntariamente. Esta conclusión se modifica sólo parcialmente con una frase incidental que no hemos transcrito, un la que se pone el acento en la necesidad de distinguir dentro de las revoluciones sociales, los materiales relativos a las condiciones de producción de los que se refieren a las "formas ideológicas dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dirimen". En síntesis, la conciencia y la volunto de los hombres aparecen como un factor muy subordinado al movimiento material.

No menos predestinatorio es el tono de la frase con la que nos topamos en el prólogo al primer volumen de Et capital. "Se trata —nos dice refiriéndose a las Teyes naturales" de la producción capitalista— de esas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad." Y sin embargo, si un poco antes todavía se hablaba de ley, en lugar de este concepto rigido se introduce uno más dectil: la tendencia. Y en la página siguiente encontramos la afirmación tantas veces citada de que la sociedad puede "abreviar y mitigar" los dolotes del parto de las fases naturales del desacrollo.

En la explicación que Engels —viviendo Marx y de acuerdo con él — daba del materialismo histórico en el escrito polémico contra Dühring, aparece mucho más condicionada la dependencia de los hombres respecto a las relaciones de producción! Ahí se dice que "las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las convulsiones políticas" no deben buscarse en las cabezas de los hombres, sino "en los cambios del modo de producción y del intercambio". Aunque "las últimas causas" incluyen las causas concomitantes de otra especie, causas de segundo, de tercer grado, etc., y es obvio que a medida que se alarga la serie de dichas causas resulta más limitada, cualitativa y cuantitativamente, la fuerza que determina las últimas causas. El hecho de su acción sigue en pie, aunque la configuración última de las cosas no depende sólo de ellas. Un efecto resultante de la acción combinada de distintas fuerzas, sólo puede valorarse con seguridad si todas las fuerzas se conocen exactamente y se

toman en cuenta en todo su valor. Desconocer aunque sea una sola gausa de grado inferior puede, como lo sabe cualquier matemático, tener como consecuencia desviaciones mucho mayores.

Más tarde Engels delimitó aun más la fuerza que determina las relaciones de producción, en sus trabajos, sobre todo en dos cartas publicadas en el sa palistiche Akademiker de octubre de 1895 aunque una de ellas la escribió en 1890 y la otra en 1894. En ellas las "formas jurídicas" —es decir las teorias políticas, jurídicas, filosóticas, las condiciones religiosas o también los doguas. son incluidas entre los factores que actúan en el transcurso de las luchas histório cas y que en muchos casos "determinan de manera preponderante su forme" "Son innumerables las luerzas que se entrecruzan reciprocamente - se dicecomo un infinito grupo de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el acontecimiento histórico- que, a su vez, puede considerarse producto de una fuerza única que, como un todo, actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno quiere tropieza con la resistencia que le opone otro. y lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha querido" (carra de 1890) "El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., decansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base económica" (carta de 1895). Hay que admitir que el tono es algo distinto del que tiene el pasaje de Marx que citamos al principio.

Naturalmente, nadic puede decir que Marx y Engels en tal o cual período de su vida, perdieron de vista el hecho de que existen factores no econômicos que ejercen un influjo sobre el curso de la historia. Se pueden aducir innumerables pasajes de sus primeros escritos en contra de un supuesto de este género. Pero el problema que nos ocupa consiste en la gradación: no se trata de saber si se aceptan o no los factores ideológicos, sino de conocer el grado de influjo o el significado que se atribuyó a dichos factores respecto a la historia. A este propósito es incontestable el hecho de que Marx y Engels -al contrario de la que hicieron en los escritos de la madurez- en sus escritos juveniles reconocieron que tales factores participan en forma muy limitada en el desarrollo de la sociedad, y tienen una reacción muy déhil sobre las relaciones de produe ción. Esto corresponde a la evolución natural de toda nueva teoría. Al principio, se presenta siempre a través de una formulación tajante y apodíctica. Para imponerse, debe demostrar la caducidad de las viejas teorias, y en esta lucha, la unilateralidad y la exageración llegan a ser explícitas. En la frase que hemos puesto como epígrale de este capítulo, el mismo Engels admite el hecho sin reservas, y lo comenta con esta observación "Desgraciadamente, ocurre con harta frecuencia que se cree haber entendido totalmente y que se puede manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse asimilado, y no siempre exactamente, sus tesis fundamentales..." Quien en los tiempos presentes aplita la teoria materialista de la historia está obligado a aplicarla en su forma más avanzada y no en su forma primitiva; tiene la obligación de tomar en cuenta plenamente, además del desarrollo y el influjo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, las concepciones morales y jurídicas, las tradiciones históricas y religiosas de cada época, el influjo de los factores geográficos y de todos los demás tactores naturales, de los que forma parte también la najuraleza del hombre mismo y de sus actitudes espirituales. Esto se tiene presente de manera particular cuando no se trata simplemente de exponer las épocss históricas pasadas, sino de proyectar evoluciones futuras, es decir, cuando la concepción materialista de la historia debe servir como instrumento de orientación para el futuro.

Frente a las teorías que consideran a la naturaleza humana como un dato inmutable, la crítica socialista ha señalado justamente los grandes cambios ocuridos en los distintos países a lo largo del desarrollo de la naturaleza humana, y la capacidad de modificación que manifiestan los hombres de una época determinada cuando se ven obligados a afrontar situaciones diversas. Lo cierto es que la naturaleza humana es muy elástica en lo que se refiere a la capacidad de adaptación a nuevas condiciones naturales y a un nuevo ambiente social. aunque no hay que olvidar una cosa. Cuando se trata de masas que alcanzan las dimensiones de las naciones modernas, con sus costumbres formadas a través de evoluciones milenarias, no es de esperar un cambio rápido en la naturaleza humana ni siquiera a través de una convulsión aunque sea profunda de las relaciones de propiedad; y mucho menos hay que esperarlo, ya que las relaciones económicas y de propiedad constituyen sólo una parte del ambiente social que influye de niodo determinante en el carácter humano. Una vez más hay que tener en cuenta una multiplicidad de factores, ya que al modo de producción y de intercambio, al que el materialismo histórico le da una importancia preponderante, hay que añadirle entre otras cosas la relación de agrupación o agiomeración territorial, es decir, la repartición local de la población y su sistema de relaciones. Claro está que esto se ve condicionado por el modo de producción y de intercambio, pero reacciona en forma autónoma de una vez para siempre.

En una carta a Conrad Schmidt, fechada el 27 de octubre de 1890, Friedrich Engels demuestra agudamente de qué manera ciertas instituciones sociales dejan de ser producto del desarrollo económico para convertirse en factores sociales que adquieren una autonomia de movimiento propia y cómo éstos a su vez influyen sobre aquél, y pueden llevarlo adelante frenarlo o encaminarlo por un sendero distinto de acuerdo con las circunstancias. Cita como ejemplo, en primer lugar, el poder político. Al mismo tiempo integra la definición, que él había dado anteriormente, del estado como órgano de dominio y de opresión de clase, ya que lo reduce —cosa que es muy significativa— a la división social del trabajo.<sup>2</sup> El materialismo histórico no tiega de ninguita manera el hetho

1 Sin duda también en el Origen de la familia existe una aguda descripción del modo

E La necesidad de oponepse a ciertas exageraciones de la concepción materialisma de la historia que en realidad existen de ordinario solo ru au funtasia, llevó a Bellon Baz a idear una rueva concepción de la historia que llama aprédica. O sea: suntitoyó un término que puede inducir a exageraciones con un término que no quiere decir absolutamente mada, "Sintituo" es un mero concepto metodológico format, que no nos discruada acerca del tido comidicior de la investigación. Como se ha señalado arriba, también el materialismo histórico implica una alutexis de fuerzas materiales e ideológicas. Pero ai Bax, en lugar de escoger una expresión equivoca, escoge una que no significa mada. Plejánov pretende superarlo al adoptat, en sus Beitrágen cus Geschichte des Materialismos [Contribuciones a la historia del materialismo], la definición de "montatica" para la concepción de Marz sobre la historia (np. 111., p. 227). (Por qué no llamarla, sin más, "simplista".

de que los factores políticos e ideológicos tengan un movimiento autónomo, Rechaza únicamente el carácter incondicional de dicho movimiento autónomo, y señala que el desarrollo de las bases económicas de la vida social —relaciones de producción y evolución de las clasus— ejerce, en última instancia, un influin

preponderante en el movimiento de dichos factores.

Pero, de todas maneras, queda en pie la adquirida multiplicidad de los factores, si bien no siempre es lácil poner de relieve sus vinculaciones reciprocas de manera tan precisa que permitan establecer con certeza de dónde provienen cada caso la fuerza impulsora prepunderante. Las causas meramente econsmicas proporcionau sólo el terreno inicial para sembrar determinadas ideas pero el modo en que brotan y se desarrollan y la forma que asumen, depende de la cooperación de toda una serie de influjos. Se perjudica al materialisma histórico en lugar de beneficiarlo cuando se rechaza desdeñosamente, tachándola apriori de eclecticismo, la decidida acentuación de influjos que no tienen un carácter meramente económico y la consideración de factores económicos que no coinciden con la técnica productiva ni con su desarrollo previsto. El eclectícismo -la selección hecha entre diversas explicaciones y métodos de estudiar los tenômenos - frecuentemente no pasa de ser una reacción natural ante la presión doctrinaria del que pretende deducir todo de una sola causa y estudiar todo de acuerdo con un único método que siempre es el mismo. Siempre que esta presión resulta solocaque, la mentalidad ecléctica irrumpe con una violencia elemental. Se trata de la rebelión del sentido común en contra de la tendencia innata que tiene cada doctrina a meter el pensamiento en una camisa de Interza.\*

A medida que aumenta el grado de influjo de otros factores, además de los puramente económicos, sobre la vida de la sociedad se modifica más la acción de lo que llamamos "necesidad histórica". En este aspecto, debemos distinguir, dentro de la sociedad moderna, dos grandes corrientes. Por un lado se nota un conocimiento cada vez más amplio de las leyes del desarrollo, sobre todo, del desarrollo económico. Y junto con este conocimiento —en parte como causa y en parte nuevamente como consecuencia— crece la capacidad de dirigir el desarrollo económico. Del mismo modo que las fuerzas físicas, las económico

en que la división social del trabajo ha hecho posible el nacimiento del estudo. Aunque en seguida Engels se olvida completamente del aspecto relativo al prigen del estudo y termina tratando al estado, como en el Anti-Dühring, sólo como un órgano de represión política.

« Con esto, naturalmente, no se pretende negar ni la tendencia superficial del eclecticismo, ni el gran valor teórico y práctico de la tendencia a un conocimiento unitario de las coass. Sin esto útimo, no es posible ninguna concepción cientilica. Pero ya que la vida es más rica que cualquier tenria, la adusta teoria ha tenido que adaptarse, cada vez que se ha encontrado con el eflecticismo—esa persona frívula que va regodeándore cinicamente por el jardio de la vida—, a pedirle préstamos tácitos en privado y a pagatios en público, declarando portaction, que "aiempre habian pensado en el fondo" en tal o estal cosa.

Doch hat Genje un Herz vollhracht Was Locke und Descartes nie gedacht Sogleich wird auch von diesen Die Möglichkeit bewiesen.

En la historia de las ciencias sociales, la historia de la teoria y de la practica del cooperativiamo uno da un luien ejemplo de esta situación. convertirse en esclavas del hombre. Teóricamente, la sociedad se encuentra, pue, trente al factor económico, en una posición de libertad munes antes lograda, y sólo la oposición de intereses entre sus elementos — la potencia de los intereses privados y de grupo — impiden que la libertad (córica se traduza en libertad práctica. Sin embargo también aquí el interés general se refuerza trente al privado, y a medida que esto sucede, y en todos los sectores donde sucede, se trena la acción elemental de los factores económicos. Se anticipa su desarrollo y por esta razón se hace cada vez más rapido y elástico. De este modo, los individuos y los pueblos enteros sustraen una parte cada vez más grande de su vida al influjo de una necesidad independiente o contraria a su voluntad.

Pero el hecho de que los hombres dirijan cada vez más an atención a los factores económicos, le puede dar a uno facilmente la impresión de une un manel es en la actualidad más importante de lo que fue en el pasado. Pero no es así-Esta ilusión se debe a que el motivo económico se presenta hoy con su verdadera cara, mientras que antes se ocultaba detrás de las relaciones de antoridad y de ideologías de toda clase. En cuanto a las sociedades que la precedieron, la sociedad moderna es mucho más rica en ideologías que no están determinadas por la economía ni por la naturaleza que actúa como fuerza económica. Las ciencias, las artes y una mayor cantidad de relaciones sociales dependen hoy día mucho menos de la economía que en cualquier época anterior. O mejor dicho, para evitar malentendidos, el grado de desarrollo económico alcanzado en la actualidad les da a los factores ideológicos y, sobre todo a los éticos, una antonomía mucho más amplia que en el pasado. Por consiguiente, el vínculo causal entre el desarrollo técnico-econômico y el desarrollo de las demás instituciones sociales, se hace cada vez más mediato, de tal manera que las necesidades naturales del primero son cada vez menos decisivas en la configuración del segundo.

En esta forma, la "férrea necesidad histórica" sube una limitación que no significa de ninguna manera, para la praxis de la socialdemocracia—si se me permite adelantarme—, una disminución, sino más bien un aumento y una catificación de sus tareas político-sociales.

b Si alguno considera paradó)(es esta aformación, habrá que vecordade que un general sálu en la sociedad moderna la clase más gamerosa de la población las empezado a actual en terminos de una autonomia identigira en el sentido susodicion. Anteriormente, la pobleción agricola y los trabajadores estaban, por tiliones econômicas, anjetos en parte a vinculos juridicos, y en parte al influio de ideologías en las que se reflejaba el dominio del hombro por parie de la naturaleza, Este es, como se salie, el rasgo fundamental de las ideologías (supermiciones) de los pueblos en estado natural. Por esto, cuando Belinst llos dice, en un articulo "Synthetische und materialistische Geschichtsauffassung" [Concepción materialista y concepción sintética de la historia] (en Socialistische Monaphile, diciembre de 1897), que admire que el momento econômico ha sido casi siempre el que ha dado el primer impulso en la historia de la divilización, siendo que en el período prehistórico ha uffuido en una loyma menos directa sobie la fe especulativa, va que en esa época las "leyes fundamentales del pensamiento y del tentir humanos" habian sido determinantes -con estas distinciones meramente extrinsecas, no bace otra cosa que poner las cosas a la cabera. Entre los pueblos prehistóricos la naturalesa circumstante era la fuerza económica decisiva y como tal influía enormemente en su pensamiento y en su modo de sentit. La critica de Ban al materialismo histórico casi nonca da en el blanco, entre otras cosas por el hecho de ser ultraortodoxa precisamente ahí donde se exagerà inicialmente en la exhibición del materialismo histórico.

De cualquier modo, vemos actualmente a la concepción materialista de la historia bajo un aspecto distinto del que le dieron la primera vez sus funda. dores. Para ellos la concepción sufrió una evolución y ellos mismos pusieron limites al carácter de explicación absoluta. Este es el destino de cualquier teoría, como ya lo hemos visto. Sería un grave retroceso abandonar la forma mada, ra que le dio Engels en las cartas a Conrad Schmidt y en las publicadas por el Sozialistische Akademiker, para volver a las primeras definiciones y en nombre de estas definiciones darle una interpretación "monística". Hay que integrar, por el contrario, las primeras definiciones con estas cartas. La idea fundamental de la teoría no perdería con esto nada de su unidad, y la teoría misma ganaría en cientificidad. Sólo con estas integraciones se convierte en una verdadera teoria científica de la historia. En manos de un Marx, su primera formulación se convirtió en la clave de grandiosos descubrimientos históricos. Pero si su genio ha llevado a diversas conclusiones erróneas," pensemos qué sucedería a todos aquellos que no disponen de su genio ni de sus conocimientos. La concención materialista de la historia, como base científica de la teoría socialista, sólo puede ser válida en la actualidad dentro de la susodicha dimensión ampliada: por esta razón, hay que corregir adecuadamente todas las aplicaciones que se han becho, sin tomar en cuenta o tomando en cuenta de manera insuficiente la acción reciproca de las fuerzas materiales e ideológicas, ya pertenexcan a sus fundadores o a otros.

Acababa de escribir las páginas anteriores cuando me llegó el opúsculo de octubre de 1898 de los Deutsche Worte con un artículo de Wolfgang Heine sobre "Paul Barths Geschichtsphilosophic und seine Einwände gegen den Markismus" [La filosoffa de la historia de Paul Barth y sus objeciones al marxismo] En este articulo, Heine defiende la concepción de Marx sobre la historia de los ataques que el conocido catedrático de Lespzig le hace, por restringir el concepto de "material" al elemento técnico-econômico, ya que en ese caso sería mejor llamarla concepción económica de la historia. A esta observación de Heine le contrapone la carra de Engels de los años noventa que citamos anteriormente, integrandola con algunas consideraciones personales interesantes sobre el carácter específico de las demostraciones del marxismo y sobre el nacimiento, el desarrollo y la luerza de penetración de las ideologías. Según él, la teoría marxista puede hacerle a la ideologia mayores concesiones de las que le ha hecho hasta altora, sin que por esto pierda su carácter unitario; y debe hacerle estas concesiones si quiere seguir siendo una teoría científica, una teoría que garantice una valoración adecuada de los hechos. El problema, dice, no consiste en que los marxistas hayan renido siempre presente o hayan acentuado auficientemente

<sup>&</sup>quot;Es mucho más fácil —diex Marx en un passie muy citada de El rapital — hallas por el amilisis el núcleo terrenal de las britansas apartencias de la religión que, a la inversa, partiendo de las condiciones reales de vida imperantes en cada época, desarrollar las formas divinizadas correspondientes a esas condiciones. Este último es el único indicido materialista y por remiguiente científico" [K. Marx, El capital, 1/2, p. 458, nota]. En esta contraposición hay una gruesa exageración. Si no se conocieran las formas divinizadas, el ensodirho método conduciria a cualquier clase de construcciones arbitrarias; y una vez conocidas estas formas, el desarrollo del que habís Marx, es un medio para el amiliais científico y no la antifesis científica de le explicación analítica.

el indiscutible nexo entre el influjo de las ideas tradicionales y los nuevos hegios económicos, o no lo hayan hecho, sino en si el pleno reconocimiento de gieno nexo es compatible o no con el sistema de la concepción materialista de la historia.

En principio, el problema está planteado en una manera correcta. Se trata, sono en el tondo en todas las ciencias, de un problema de limites. Como lo plantea también Karl Kautsky en su ensayo: Was die materialistische Geschichts suffassung letten? [¿Cuáles son los límites de la concepción materialista de la historia?] Aunque hay que tener presente que originariamente el problema no se planteó en esta forma limitativa, sino que se le atribuyó al factor técnico-sonómico una luerza determinante casi ilimitada en la historia.

La cuestión controvertida, según Heine, se refiere en última instancia a la relación cuantitativa entre los factores determinantes, y añade que la solución

nene "una importancia más práctica que teórica".

Yo propondría en lugar de "más-que" decir "tanto-como". Aunque yo mismo estoy convencido de que se trata de un problema de gran importancia práctica. Tiene un gran significado práctico el ir corrigiendo, a medida que se tonoce la relación cuantitativa entre los factores, las tesis que se formularon en base a una exagerada acentuación de la fuerza determinante del factor renico-económico en la historia. No basta con que la praxia corrija a la teoría; fi teoría —si quiere tener algún valor— debe decidirse a reconocer el significado de la corrección.

Aunque en este momento es cuando surge finalmente el problema: ¿hasta qué punto la concepción materialista de la historia sigue teniendo derecho a lamarse con ese nombre, si se sigue ampliando, como vimos anteriormente, al introducir nuevos factores? En efecto, después de las aclaraciones de Engels que mencionamos antes, ya no es puramente materialista y mucho menos puramente económica. No niego que nombre y cosa no se correspondan plenamente. Pero sostengo que daríamos un paso adelante si tratáramos de buscar los conceptos en lugar de esfumarlos; y ya que el punto principal de la definición de una teoría de la historia consiste en poner de relieve lo que la distingue de las demás, en lugar de hacer escándalo por el título de "concepción económica de la bistoria" propuesto por Barth, yo la consideraría en suma como una definición adecuada de la teoría marxista de la historia.

Todo su significado estriba en la importancia que le atribuye a la economía, y precisamente del conocimiento y de la capacidad de valorar los hechos económicos es de donde se derivan sus grandes aportaciones a la ciencia histórica y el curiquecimiento que le debe esta rama del saber humano. Concepción económica de la historia no significa necesariamente que se reconocean sólo las luerzas y las motivaciones económicas, sino significa simplemente que la economía signe siendo el factor decisivo y el eje de los grandes movimientos de la historia. A la definición de "concepción materialista de la historia" están unidos desde un principio, todos los malentendidos fatalmente vinculados con el concepto de "materialismo". Sin embargo, el materialismo en filosofía y en las dencias es determinista, mientras que la concepción materialista de la historia do lo es: ya que esta última no le atribuye a la base económica de la vida de

los pueblos ningún infinja imondicionalmente determinante sobre el mode en que ésta se configura.

### C. LA TEORÍA MARXISTA DE LA LUCHIA DE CLASTA Y DEL DESARROLLO CAPITALISTA

La teoria de la lucha de clases se basa en la concepción materialista de la hic toria. "Ensonces resultó - excribe Engels en el Anti-Dübring- que tode L historia amerior i había sulo la historia de las luchas de clases, que estas chase en fucha de la sociedad son en cada caso producto de las relaciones de produc ción y de radico, en una polabra, de la situación económica de su época" [p. 25] Deade este punto de vista, la morca distintiva de la sociedad moderna es la lucia the clases entre los posecdores capitalistas y los medios de producción y los pothirtores privados de capital, es decir, los trabajadores asalariados. Marx tomo lus expresiones burguesta para la primera de las clases y profesariado para la segunda, de los socialistas franceses entre los que ya estaban en uso corriente car el moniento en que elaboraba su teoria. La lucha de clases entre la burguesta y el proletariado representa la antitesis - transferida a los hombres - que exiguen las actuales relaciones de producción, ex decir la antitesis entre el carido privado del modo de apropiación y el carácter social del modo de producción Los medios de producción con propiedad de los diversos capitalistas que se apropian el truto de la producción, mientras que la producción misma se la convertido en un proceso social, o sea, en una producción de bienes de cossumo realizada por enucher en base a una división y organización planificada dei trabajo. Esta antiftesis implica o tiene como complemento una segunda: que a la división y organización planificada del grabajo en el ambito de los esableemientos de producción (taller, fábrica, conjunto de fábricas, etc.) se le contrapone la ensjenación no planificada de los productos en el mercado.

La oposición de interctes que emerge de la naturaleza de la valorización que inacen los capitalistas del trabajo de los obteros es el punto de partida de la tucha entre capitalistas y trabajadores. El análisis del proceso de valorización conduce a la teoría del valor y a la de la producción y apropiación del plumbolo.

El carácter distintivo de la producción capitalista y del ordenamiento social basado en ella consiste en que los hombres, en aus relaciones económicas e opouen permanentemente como compradores y vendedores. La producción capitalista no reconoce, en la vida comómica, ninguna relación de dependencia tornal, sino únicamente relaciones de dependencia efectivas, derivadas de la relaciones meramente económicas (diferencias de propiedad, relaciones salariates, etc.). El trabajador vende al capitaliste su tuerza de trabajo, por un tiempo determinado, bajo determinadas condiciones y a un precio determinado (el sa lario). El capitalista, a su vez, vende en el mercado la masa de productos fabricados con ayuda del trabajador, o mejor dicho, con la ayuda de la rotalidad de los trabajadores que ha empleado, a un precio que por lo general y como

r En la custra edición del ensavo La evolución del contationo... a esta altura tigno à frace timitativa: "escepción becha de las érocas primordiales".

asdición para el progreso de su empresa, deja un excedente sobre el monto

de los costos de tabricación. En que consiste este excedente?

Según Marx, representa el plusvator del trabajo ejecutado por al trabajador. las mercancias se intercambian en el mercado a un valor que es determinado offici mabajo contemido en ellas, medido en base al tiempo. El trabajo pasado que podemos Hamar también trabajo muerro,, que el capitalista ha nuesto a la producción bajo la forma de materia prima, materias auxiliares, deseaste de las milquinas, accendamientos y otros gastos, se presenta en el valor del aroducto, sur sufrir ningún cambio. No sucede lo mismo con el trabajo vivo appleado. Este le ha costado al capitalista un salario de trabajo, pero le reporta en ingreso superior a dicho salario; es decir, le produce el equivalente al rutor del trabajo. El valor del trabajo es el valor de la cantidad de trabajo incluida at el producto, el salario de trabajo es el precio de adquisición de la fuerza de gabajo empleada en la producción. El precio y el valor de la fuerza de trabajo min determinados por los costos necesarios para mantener al trabajador, costos and a su vez son proporcionales a los niveles sociales que este último ha alcanodo. La efferencia entre el equivalente (ingreso) del valor del trabajo y el salario amutuye el piumator que el capitalista tiende, maturalmente, a anmentar lo mis posible o por lo menos a no dejar que disminuya.

Pero ya que la competencia en el mercado presiona constantemente sobre in precios de las menandas, un anmento en las vemas sólo puede obtenerse pravés de una reducción de los costos de producción. El capitalista puede obteser esta reducción de los costos de tres maneras: rebajando los salarios, prolongedo el riempo de trabajo o aumentando la productividad del trabajo. Como gisten límites precisos para las dos primeras, todos sus esfuerzos se concentran a la tercera. Una mejor organización del trabajo, la intensificación del trabajo y el perfeccionamiento de la maquinaria, son, en la sociedad capitalista, los gincipales medios para reducir los costos de producción. En todos estos casos, e obtiene como resultado la modificación de la combosición orgánica del capial como la define Marx. O sea: aumenta la participación proporcional del apiral destinada a la adquisición de la materia prima, de los medios de traba-6, etc., y disminuye la posción de capital destinada al pago de los salarios: so produce la misma cantidad de producto con menos trabajadores, y se produte ana cantidad mayor con el mismo o con un número inferior de trabajadores. A a relación entre el plusvalor y la porción del capital destinada a los salarios, Marx la Hama tasa de plusvalor o tasa de explotación; a la relación entre el alimizator y el capital total empleado en la producción, tasa de ganancia. De todo lo dicho hasta aquí se desprende que la tasa de phisvalor puede aumentar au cuando al mismo tiempo disminuya la tara de ganancia.

Según la naturaleza de la rama de producción, renemos una variadisima temposición orgánica del capital. Hay empresas en las que se gasta una porción demesuradamente elevada de capital en medios de trabajo, materias primas, etc., mientras que en salarios se gasta una parte del capital que, dadas fas proporciónes, tesulta brisoria; hay otras, en cambio, en las que los salarios representan la parte más importante del capital gastado. Las primeras presentan una elevada temposición orgánica y las segundas una baja composición orgánica del capital. Ela proporción entre el plusvalor obtenido y el salario fuera siempre igual, en

estas últimas ramas de la producción la tasa de ganancia debería superar a mena. do y con mucho la del primer grupo. Pero no es así. De hecho, en la sociedad capitalista más avanzada, las mercancias no se venden de acuerdo con su valor de trabajo sino a los precios de producción que se componen de los costos de producción (salario más costos de trabajo muerto) y de un excedente que os rresponde a la ganancia media de la producción social total, o a la tasa de ganancia de las ramas de producción en las que la composición orgánica, del capital presenta una proporción media entre el capital destinado a los salarios y el resto del capital empleado. Los precios de las mercancias en las diversas rama de la producción no oscilan todas del mismo modo alrededor de sus valora. En algunas de ellas están siempre muy por debajo, en otras siempre están por encima del valor y sólo en las ramas de la producción con una composición orgánica del capital promedio se acercan a sus valores. La ley del valor de aparece completamente de la conciencia de los productores; actúa sólo a ta espaldas, por cuanto el nivel de la tasa media de ganancia se rige por ella ca intervalos más bien largos.

Las leyes ineluctables de la competencia y la creciente riqueza de capitala de la sociedad determinan una rebaja constante de la tasa de ganancia, que puede ser detenida por la acción contraria de ciertas fuerzas, pero munca detenida en forma duradera. La sobreproducción de capital sigue el mismo ritmo de crecimiento que la sobreabundancia de trabajadores. A medida que se aceatúa la concentración en la industria, se agrava más la desproporción entre la pequeños capitalistas y los más grandes, en el comercio y en la agricultura. La crisis periódicas producidas por la anarquía de la producción tinicias al subconsumo de las masas, se hacen cada vez más violentas y destructoras y a travér de la eliminación de una masa innumerable de pequeños capitalistas acclerar el proceso de expropiación y de centralización. Por un lado se generaliza en um manera creciente y a una escala cada vez más vasta la forma colectivista —cooperativa- del proceso laboral, y por otro aumenta "con la constante disminución del número de los magnates del capítal que tisurpan y monopolizan todas la ventajas de este proceso de transformación, aunque aumenta también la rebelión de la clase trabajadora en continua expansión, amaestrada, unificada y organizada por el mismo mecanismo del proceso de producción capitalista". El dearrollo (iende hacia un punto en el que el monopolio del capital se convicue en un vinculo para el modo de producción que ha ido avanzando junto con el y la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo se vuelven incompatibles con su envoltura capitalista. Se rompe entonces usu envoltura, los expropiadores y usurpadores son expropiados por la masa del prieblo y se suprime la propiedad privada capitalista.

Esta es, según Marx, la tendencia histórica del modo de producción y de apropiación capitalistas. La clase llantada a mitigar la expropiación de la clase capitalista y la transformación de la propiedad capitalista en propiedad pública es la clase de los asalariados, el proletariado. Para alcanzar este objetivo se organiza como partido político de clase. Esta clase conquista en un momento determinado, el poder político y "como primer acto, transforma los medios de producción en propiedad estatal. Pero con esto el proletariado se suprime a dimismo como propietario, suprime todas las diferencias y contrastes de clase t

suprime también el estado en cuanto estado". Cesa la lucha por la existencia individual con sus conflictos y sus excesos y el estado ya no tiene nada que oprimir y "se extingue" (F. Engels, Evalución del socialismo).

2015 son, sintetizadas al máximo, las tesis más importantes de la parte de la doctrina marxista que deberous adscribir todavía a la teoría pura del socialismo que se basa en ella. Como la teoría materialista de la historia - aunque un noco menos - esta parte no ha brotado tampoco desde el principio en una lorma completa de la mente de Marx y Engels. Entre las dos, es más fácil demostrar que esta última teoría ha sufrido una evolución que, aunque conserva intactos les principales puntos de vista, ha moderado el tono apodíctico de las tesis inidales. Marx y Engels por si mismos admitieron en parte esta modificación de la teoría. En el prólogo a El capital (1867), en el prefacio a la reimpresión del Manifiesto comunista (1872), en el prefacio y en la nota a la reedición de la Mueria de la filosofía (1884) y en la introducción a Las luchas de clases en la Rerelución francesa (1895),\* se señalan algunos de los cambios de perspectiva que ton el andar del tiempo se llevaron a cabo en Marx y Eugels, con relación a diuntas cuestiones decisivas. Sin embargo, en su formulación definitiva no se fomaron en cuenta todos los cambios que podían comprobarse aquí y en otras bartes y que se reierian a diferentes partes o diferentes hipótesis de la teoria. Por citar sólo un ejemplo: en el prefacio a la reedición del Manificato comunula, Marx y Engels dicen, a propósito de su programa revolucionario:

Bado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos veinticinco años, y con asc, el de la organización del partido de la clase obrera; dadas las experiencias prácticas, primero de la renalución de febrero, y después, de la Comuna de Paris, que eleva por primera vez al protetariado, durante dos meses, al poder político, este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. La Comuna ha demostrado, sobre todo, que "la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la maquina del estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines".

Esto se escribió en 1872. Pero cinco años después, en el ensayo contra Dilheirog, se dice huevamente a vuelo de pájaro: "El proletariado toma el poder del estado y transforma primero los medios de producción en propiedad estatal" [p. 291]. Y en la recdición de las Reveluciones sobre el proceso de los comunistas de 1885. Engels transcribe un programa revolucionario de 1848 elaborado en base a la antigua concepción y una circular con un planteamiento análogo, del ejecutivo de la Liga de los comunistas. En cuanto al primero, se límita a señalar basónicamente que "aún hoy día mucha gente puede aprender algo" de él: respecto a la segunda, que "muchas de las cosas que se dicen ahí son válidas aún hoy día". Se puede hacer alusión a las expresiones "como primer acto", "mucha gente", "muchas de las cosas" para explicar que las frases tienen precisamente un sentino condicional; pero no por esto mejora la situación, como veremos unas

<sup>\*</sup> En el texto de B. se lee: Die Klassenkämpfe in der franzoilischen Revolution. En realidad, el titulo original con que se publicaron en 1895 los articulos de Marx aparecidos en los bămeros 1, 2, 5, 5-6 de la Neue Rheinische Zeitung. Politisch-öhonomische Revue. Hamitungo 1850 era Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. [2.]

adelante. Marx y tingels se limitaron, en parte a actular en términos méramente generales, y en parte a establecer únicamente en relación a los diversos puntos, las repercusiones que debian tener los cambios objetivos aceptados por ellos sobre la formulación y aplicación de la teoria. Aun en este aporto se em nentras contradicciones en sua escritos. Ellos legaron a sus sucesores la tarea de restablecer la unidad de la teoria y de establecer una unidad entre la teoria y la prada

Sin embargo para llevar a cabo esta tarea es preciso clarse cuenta, sin reticencias, de las lagunas y de las contradicciones de la teoria. En otras palabra,
el desarrollo ulterior y el perfeccionamiento de la teoria marxista deben empezar por su critica. La situación actual reviste características tales que en base a
Marx y Engels se puede demostrar todo.º Esto resulta muy cómodo para lo
apologetas y para los literatos charlatanes. Pero quien ha conservada un mínimo
de sentido teórico, quien está convencido de que la cientificidad del socialismo
no es "un simple objeto raro, que sólo se saca de la alacena en ocasiones especiates, en lugar ste someterlo al uso diario", sentivá también la necesidad de
eliminar completamente las contradicciones una vez que las descubra. En que
consiste la tarea de los discípulos y no en la eterna reperición de las palabra
de los maustros.

Con este espírim abordaremos, en las páginas signientes, la crítica de alganos elementos de la teoría marxista. Espero que el desco de mantener dentro de límites modestos un escrito que se concibió sobre todo para los trabajadores, y la necesidad de terminarlo en unas cuantas semanas, expliquen por que no se intento estudiar en forma exhaustiva el tema. Al mismo mentpo quisien decir de una vez por todas que no pretendo ser original en esta crítica. El contenido de lo que dire ya ha sido tratado en su mayor parte o por lo menos señalado por otros, aunque no totalmente. De tal manera que la legialmidad de este escrito no radica en el descubrimiento de cosas descenocidas hasta ahora, ano en el reconocimiento de los descubrimientos tealizados.

Annque esto es un trabajo que hay que hacer también. Creo que Marx escribió alguna vez a propósito del destino de las teorias: "Sólo el Moro puede matar a la que el Moro ha amado," Se puede decir que los errores han quedado apperados sólo cuando ban sido aceptados por sus mismos seguidores. Pero este reconocimiento on significa aún el acaso de la teoria. Es más, puede darse el caso de que uma vez eliminados los elementos que obviamente son erróneos, como dich. Lusade, sea Matse el que tenga razón contra Marx.

<sup>= (</sup>N. del A.) Usin the excito on 1899.

# A GAS TRANIPAS DEL MÉTODO DIALEGRICO REGELIANO

En nuestras largas discusiones, que con frecuencia duraban aoda la noche, le contagié, para gran desgracia suya, el hegelianismo...

#### E. MARX sobre Proudhon

La concepción materialista de la historia y la teoría socialista que se basa en ella lueron elaboradas en su primera versión en los años que corren entre 1844 y 1847, en un período en que bullía en Europa central y occidental un gran jermento revolucionario. Se pueden definir como el producto más radical de

la época.

En Alemania, fue la época de la gran exuberancia del liberalismo bargués. Camo en otros países, el empuje de los representantes ideológicos de la clase en lucha contra el orden constituido sobrepasaba las necesidades prácticas de la dase misma. Mientras la burguesía —por tal se entiende el amplio estrato de las clases no feudales y no asalariadas— luchaba contra el absolutismo estatal sodavía semifeudal, sus representantes en el campo filosófico empezaron negando lo absoluto y terminaron negando el estado.

La corriente filosófica que encontró en Max Stirner su representante más adical en este sentido, es conocida precisamente como la izquierda radical de la filosofía hegeliana. Como puede leesse en Engels que como Marx vivió durante algún tiempo en este ambiente —ambos estaban en contacto, en Berlín, con los "Libres" de la Wainstube de Hippel—, los exponentes de esta tendencia techazoban el sistema hegeliano aunque se complacian con su dialéctica, hasta el grado que tanto la lucha práctica contra la religión positiva (que por aquel entonces era una forma importante de fucha política), costo el influjo de Luclwig Fenerbach, los flevaron a la aceptación incondicional del materialismo. Sun embargo, Marx y Engels no se detuvieron en el materialismo todavía sustancialmente científico natural de Fenerbach, sino que a través del uso de la dialéctica despojada de su carácter místico, y con el influjo de la fucha de clase que se libraba en Francia y con mayor violencia aum en Inglatoria, desarrollaron su teoría del materialismo histórico.

Engets ha subrayado enérgicamente la contribución que dio el método dialáctico para el nacimiento de esta teoria. Siguiendo el ejemplo de Hegel, distingue entre la consideración metalísica y la consideración dialéctica de las cosas, definiendo la primera como la que estudia las cosas como objetos rígidos, sados de una vez para siempre; la segunda, como la que, por el contrario, las considera en sus vincolaciones, modificaciones y transferencias, con el resultado de que los dos polos de la antitesis, el positivo y el negativo, se compenetran recíprocamente a pesar de cualquier oposición. Pero, mientros Hegel concebía la dialéctica como el desarrollo espontáneo del concepto, en Marx y en Engels la dialectica del concepto se convirtió en el reflejo consciente del movimiens dialectico del mundo real. De este modo, la dialectica hegoliana se "colocó sa

los pies, mientras que la primera se puso a la cabeza".

Asi habia Engels en au Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofia clara-Pero el problema de "colorar sobre los pies" la dialéctica no es tan sentillo Cualquiera que sea la relación que guardan las cosas dentro de la realidad, un ver que dejamos el terreno de los hechos experimentales y los rehasamos con el pensamiento, nos introducimos en el mundo de los conceptos lógicos, y si antesegulamos las leyes de la dialéctica hegeliana, sin darnos cuenta nos emontes mos de nuevo en las redes del "desarrollo espontáneo del concepto". En enconsiste el gran riesgo científico de la lógica hegeliana de la contradicción, So principios pueden servir eventualmente también para poner en evidencia rela ciones y desarrollos de objetos reales. L'ambién puccien haber sido de gras utilidad para la formulación de problemas científicos y haber dado impulso, importantes descubrimientos. Pero una vez que se trata de adelantar deductivamente ciertas evoluciones basadas en estos principios aparece el riesgo de realizar construcciones arbitrarias. Riesgo que se hace tanto mayor cuanto mis complejo es el objeto cuya evolución hay que descríbir. Cuando se trata de un objeto normalmente simple, la experiencia y el jurcio lógico quedan (le ordinrio al amparo del peligro de dejarse arrastrar, por principios analógicos como el de la "negación de la negación", a conclusiones inverosimiles sobre sus posbitidades de cambio. Pero cuanto más complejo es un objeto --por el número y la heterogeneidad de sus elementos y por la multiplicidad de sus relaciones dinámicas... la capacidad de dichos principios para revelar algo de su evolución es menor. Adoptatlos como base de la deducción significa, entonces, perder todo criterio de valoración.

Con esto no se pretende negar todo mérito de la dialéctica logeliana. Misbien, por lo que se refiere a su influjo sobre la historiografia, tal vot el juide apropiado lo lia dado F. A. Lange al decir, en au Arbeiterpiage, que la filosofia de la historia de Hegel, con sus ideas hásicas sobre el desarrollo por antitesis y sobre su conciliación, puede delimirse "cari como un descubrimiento antropológico". Aunque Lange ha puesto "cari" el dedo en la llaga en el momento en que añade que "tanto en la vida del individuo como en la historia, el desarrollo por antitesis no se presenta en una forma um fácil y radical, ni de un modo na preciso y simético como en la construcción especulativa" (3º ed., pp. 248-249).

i Aunque también aqui la realidad efectiva terulta a menudo grás metuccida que aforada. Por ejemplo, el hecho de que una modificación en la relación cuantitutiva de los elementos de un objeta cualquiera modifique las rualidades, se expresa a menudo na una forma ger lo menos indirecta y exerciscos, con el principio de la "transformación de la cantidad mi cualidad".

Quisiera señalar, entre parêntesia, que yo tomo las definiciones engelsianas de ten remegios "consideración enetafísica" y "consideración dialéctica" con la rescaya de que los calificativa de "metafísica" y "dialéctica" sólo tienen validez para esta contraposición si se toman en di sentido que se les atribuye aquí. De otra manera, la consideración netafísica de las cosas fi la consideración de las cosas en su ajalamiento y en su rigidez son, a mi juicio, dos esta completamente citatintas.

Figulmente debo decir que, nótese bien, no tengo la menor interción de criticar aqui a Hegel, ni de ubsonie los grandes servicios que este importante pensador ha prestado s la

ciencia. Sólo me interma el influjo de su dialéctica sobre la seoría socialista.

gualquier marxista suscribe sin más en la accualidad este juicio, pero noma mente si se refiere al pasado; en cambio para el futuro y sobre todo para el futuro inmediato, las cosas se desenvuelven de otra manera según la doctrina marxista. El Manifesto comunista decía en 1847 que, dado el desarrollo alcumido por el protetariado y dadas las condiciones avanzadas de la civilización europea, la tuminente revolución burguesa de Alemanía "no podía ser más que

el preludio de una revolución proletaria".

Esta autosugestión histórica digna de un perfecto visionario político sería incomprensible en Marx -que en esa época estaba seriamente dedicado a la sconomía - si no se pudiera descubrir en él el producto de un residuo de diaicusa hegeliana de la contradicción, del que Marx (como Engels) no se pudo ibar nunca completamente y que en el período de efervescencia general debia resultar les mucho más fatal. No nos encontramos ante una simple sobrevaluación de las perspectivas de una acción política -que puede pasarles inadvertidas los jeles impulsivos y que en algunas ocasiones ha llegado a dar resultados serprendentes-, sino ante un anticipo meramente especulativo de la madurez de un desarvollo económico y social cuyos primeros brotes apenas empezaban a despuntar. Lo que hubiera necesitado generaciones enteras para llegar al exito, a la luz de la filosolia del desarrollo a partir de antitesis y por antitesis, se musideraba como el resultado inmediato de una revolución política, que debia ante todo dejar el campo libre a la expansión de la clase burguesa. Cuando Mars y Engels, dos años apenas después de la redacción del Manifiesto, se vieron obligados - después del rompimiento producido dentro de la Liga de los commistas... a hacer notar a sus adversarios dentro de la Liga "la falta de dearrollo del proletariado alemán" y a protestar contra el intento "de transfor-mar la palabra proletario en una cosa sagrada" (Proceso de los comunidas de Colonia) no se debió más que a un arrepentimiento momentárico. La misma contradicción entre la madurez real y la madurez hipotética del desarrollo debía presentarse nuevamente en otras ocasiones y baja formas diferentes.

Y ya que se trata de un punto que a mi juicio ha sido mucho más funesto que otros para la doctrina marx-engelsiana, permitaseme relatar un episculto

scurrido recientemente.

En el transcurso de una polémica con un diario socialdemócrata de Alemania del sur, Franz Mehring volvió a publicar en la Leipziger Volhszeitung, un panaje tomando del prefacio a la segunda edición del escrito de Engels titulado el problema de la vivienda, en el que se habla de la "existencia de ciamo acciatamo pequeñoburgués" dentro de la democracia alemana, que está representado "hasta en el grupo parlamentario". Engels descubre el carácter pequeñoburgués de esta tendencia en el hecho de que, esta última, a pesar de reconocer como justas las concepciones básicas del socialismo moderno, hace alusión un embargo a las realizaciones de una época lejana, mientras que "por lo que ar reliere al presente, se orienta hacia un trabajo puro y simple de reminudo secial". Engels consideraba esta tendencia como bastante comprensible en Alemania, aunque no peligrosa, "dado el maravilloso sentido común" de los trabajadores alemanes. Mehring relaciona estas declaraciones con el debate sobre las subvenciones a las compañías transoceánicas, que se había desartollado en la socialdernocracia alemana un poco antes de que dichas declaraciones fueran

moevamente abandonadas: las define además como "la primera fisura realmente importante producida dentro del partido a consecuencia de la 'política práctico y de la táctica revolucionaria". Según él, lo que afirma Engels en el pasaje citado corresponde a lo que "piensan y quieren" los representantes de la tendencia revolucionaria proletaria, entre los que se contaba él mismo, es decir, a la tendencia escendida de los llamados "socialistas pequeñoburgueses".

No se puede negar que Mehring interpreta correctamente el pasaje de Engels. Realmente Engels veía en ese entonces —1887— la situación de este modo. Quince años antes, precisamente, había incluido en la reedición de ha Revelaciones sobre el proceso de los comunistas las dos circulares redactadas por él mismo y por Marx en los meses de marzo y de junio de 1850, que proclamaban que la política del proletariado revolucionario era "la revolución permanente". Además, en el prefacio Engels señalaba que muchas afirmaciones de las circulares serían válidas también para la inminente "perturbación es ropea". Se había encontrado la última perturbación, en orden de tiempo, en la guerra de 1870-1871; por otra parte, se sostenía que los intervalos entre las revoluciones europeas duraban, en nuestro siglo, de quince a dieciocho años.

Esto se escribió en 1885-1887. Pocos años más tarde, estalló en la socialdemocracia alemana el conflicto con los llamados "Jóvenes". Habiendo estado latente durante mucho tiempo, se agudizó en 1890 con ocasión del problema de la suspensión del trabajo por la liesta del 1 de mayo. Nadie puede negar que la mayoría de los "Jóvenes" creía sinceramente que actuaba de acuerdo con Engels cuando se oponía al "oportunismo" de la que era entonces la fracción parlamentaria. Al acusar de "pequeñoburguesa" a la mayoría de la fracción parlamentaria - equién era su autoridad en la materia, si no Engels? ¿Quiénes constituían en realidad esa mayoría, si no las mismas personas que en el preblema de la subvención a las compañías transoceánicas habían formado a mayoría oportunista? Pero cuando la redacción de la Sächsische Arbeiterzeituna actulió finalmente a Engels para invitarlo a formar parte, la respuesta, como Mehring lo sabe, tuvo un tono muy distinto del que tiene el episodio citado por él. Engels definió el movimiento de los "Jóvenes" como una mera "revuelta de estudiantes y letrados", rechazó as "marxismo convulsivamente distorsio nado" y declaró que en el mejor de los casos sus objectones a la facción parlamentaria eran bagatelas; la Söchsische Arbeiterzeitung estaba en libertad de poner sus esperantas en una victoria del sentido común de los trabajadores alemanes subre el oportunismo de la tendencia parlamentaria dentro de la socialdemocracia Pl. Fregels, un compartia estas esperanzas, e desconocía basta la misma existencia de dicha mayorla en el partido-

Madie mejor que el que escribe estas líneas sabe que Engels, ai redactar esta declaración obseter la absoluramente a una convicción propia. Engels estabs convencido de que el movimiento de los "Jóvenes" que por lo menos en cambión un provimiento de trabajadores y sobre todo de trabajadores que da tome la ley contra los ocialistas se contaban entre los propagandistas más activos del pacción, era una recuella tramada por los tetrados radicalizantes, y que la política que pregonaba constituía en ese momento na riesgo de tal magnitud que en comparación con ella, las "activades pequeñoburguesas" de la tracción parlamentaria se redución a verdaderas bagatelas.

pero por más meritoria que sea desde el punto de vista político la "respuespublicada en el Sozialdemokrat del 13 de septiembre de 1890, hay que ver, embargo, si Engels tenía en realidad todo el derecho de deshacerse de los ovenes" con tanta desenvoltura. Si la revolución europea se ballaba a la mara, como lo había establecido en el prelacio a las Revelaciones - es más. anerdo con lo que decía, ya se había entrado en el período de decadencia... a la táctica diseñada en la circular era todavía válida en principio, entonces "Jóvenes" eran, en resumidas cuentas, carne de su carne y sangre de su agre. En caso contrario, la culpa no era tanto de los "Jóvenes", sino de los ritos distribuidos en 1885 y 1887 con las susodichas añadiduras y los comenratios ambiguos. Pero esta ambigüedad (an poco acorde con Engels, tiene sus alces más prolundas en la dialéctica que él había tomado de Hegel. El "sí, no no, si" en lugar de "sí, sí y no, no", la confluencia reciproca de los opuestos. Prastoramiento de la rantidad en calidad y todas las demás linduras dialéctifueron los obstáculos permanentes que le impidieron darse perfecta cuenta la alcance de las transformaciones que el conocimiento había encontrado. Si se perfo mantener el esquema original de desarrollo construido al estilo hegeliao había que invertir el sentido de la realidad o ignorar cualquier proporción al determinar la senda que había que seguir para alcanzar el objetivo preo. De ahí la contradicción por la que la laboriosa y genial precisión lograda investigar la estructura económica de la sociedad va acompañada de un desando casi increíble de los hechos más evidentes; la contradicción por la que la numa teoria que parte del influjo determinante de la economia sobre el poder portico, desemboca en una verdadera se milagrosa en la virtud creadora del oder político y la elevación teórica del socialismo a ciencia se "trastora" muy menudo en una subordinación de todas las pretensiones científicas a la ten-Iencia.V

Por lo menos es absolutamente no científico definir el punto de vista de un político o de un teórico exclusivamente a partir de la concepción que tiene obre la rapidez del curso del desarrollo social. La identificación del concepto proletario" con la imagen de una supresión directa e inmediata de los antagonimos, se reduce a una muy mezquina interpretación de dicho inneupto. Si así tueza, "proletario" sería sinónimo de brusal, rudo, prepetenta, si la cantianza en la espera mempre inminente de la carterole rambia fortaria define al azodicionario protetario, este título le corresponde e las amores de los patero envolucionarios. En una documa científica debarta la mercina del pequeñolmento del pequeñolmento del pequeñolmento del pequeñolmento del pequeñolmente descripto de empleo de como do bay ni siquiera que hablars la autoración ha obadecido siconpor

<sup>2</sup> Como la tibre inmediatamente después de la aprefición, en la principa estárion de afección, munica accidada, mocramente aque superproporto non una estários de la trop tormas demas dello tajante compa l'engle della propieta en pacción administrato, la transita que su a la compania de la transita del municipal del manufación de los administratos del Atendricios companiales. Por la demois al termo pindia lingua el confección de non al estárbir en una esperante. Por en ma como administrato pindia lingua el confección de presidente para lemantales en transitar en la seguidad de la confección de presidente y describir en confección de presidente de la confección de presidente del sociolismo. Al esta, lectio, 1804.

a criterios arbitrarios. Si es cierto que las proposiciones se restringen a medio que se alcjan de las cosas, en la práctica asistimos de ordinario a esta realidad desconcertante: la concepción "pequeñoburguesa" en el sentido antes mencio nado, puede eucontrarse entre personas que, perteneciendo a la clase trabajado ra, víven en íntima relación con el movimiento proletario real; por el contratio las personas que pertenecen a la clase burguesa y que no tienen el más leve contacto con el mundo obrero o lo conocen sólo por las reuniones política acordadas con anticipación sobre una cierta tonalidad —estas personas rebotan

de vocación revolucionaria proletaria.

Durante el último período de su vida, Engels admitió sin reservas, en el prefacio a Las luchas de clasas, el error en que habían incurrido tanto Mary como el mismo, al valorar la duración del desarrollo político y social. Nuncise apreciará lo suficiente la estimación que se ganaron dentro del movimiento socialista con este escrito, que puede definirse con sobrada razón como su tegamento político. En él lo oculto supera a lo que se dice explícitamente. Pero dicho prefacio no era el lugar adecuado para sacar las consecuencias que derivaban de tan franca aceptación. Por otra parte, no se podía esperar que el mísmo Engels emprendiera la revisión de la teoría que esto implicaba. Si 👸 hubiera hecho, habría tenido, si no formalmente por lo menos en esencia, que romper sin miramientos con la dialéctica hegeliana. Esta última constituia el elemento infiel de la doctrina marxista, la insidia que embrolla cualquier consideración coherente de las cosas. Engels no pudo o no quiso sobrepasarla Las consecuencias de los nuevos niveles de conocimiento alcanzados, las toma en cuenta únicamente en lo que se refiere a determinados modos y formas de la lucha política. Pero por más significativas que sean las cosas que ha dicho a este respecto, sólo cubren una parte del campo de los problemas que lioy día se encuentran en el tapete de la discusión.

Por ejemplo, es obvio que hoy debemos considerar las luchas políticas que Marx y Engels analizaron en sus escritos desde una perspectiva algo distinta Dadas las ilusiones que se fabricaron en el transcurso de los eventos, su juiça acerca de los partidos y de las personas, aunque muy realista, no podía ser defantivo, del mismo modo que no siempre podía ser correcta su política. Práctica mente no servirla de nada rectificar a posteriori dichos juicios, si la tradición no cubriera una parte tan amplia de la historiografía socialista y si, por otra parte, no existera la obstinación de catar continuamente como ejemplo esta-

luchas pasadas.

Pero más impericore que la revision analítica que debla emprender la historiografía socialista comemporánem de acuerdo con las indicaciones del prefacio de Engels, es la correspondiente corrección de la concepción interna de la lucha y de las tareas de la socialdemocracia. Cosa que implica ante todo aborda un ponto que hasta abora se ha discutido poco, es decir, la renexión interna original entre el marximo y el blanquismo, y la cupatra de este vinculo.

## MARXISMO Y BLANQUISMO

Cuando la nación haya agotado sus reservas; cuando el país se encuentre sin producción y sin comercio:

cuando los trabajadores, desmoralizados por la política de los clubes y por la clausura de los ateliers nationaux, se enrolen como soldados para poder vivir... ¡Oh, entonces sabréis qué cosa es una revolución provocada por abogados, realizada por artistas, dirigida por novelistas y poetas!

Despertad de vuestro sueño, extremistas, farsantes, derrotistas, jansenistas y babuvistas! Vosotros estáis a menos de seis semanas de los acontectimientos que os

anuncio.

r. j. глоипном, en el Représentant du Peuple del 29 de abril de 1848

mehos autores han dicho que la filosofía hegeliana es un reflejo de la gran devolución francesa. En realidad, con sus antitéticas evoluciones de la razón, agde definirse como la respuesta ideológica de esas grandes luchas, en las que, como decia Hegel, "el hombre se ha puesto sobre la cabeza, es decir, sobre el posamiento". Sin duda, con el sistema hegeliano culmina la evolución de la racón política del estado de policía iluminado en la edad de la Restauración. Su embargo, un año antes de la muerte de Hegel, la Restauración cedió su logar a la monarquía burguesa, y un impulso radical recorrió nuevamente Euroterminó por atacar cada vez con más violencia la propia anonarquía burguesa y la clase que se había escudado en ella: la burguesía. Los innovadores sua radicales, el Imperio y la Restauración les parecieron meras interrupciones del proceso de desarrollo ascendente de la gran revolución; con la monarquía ouguesa, el desarrollo había vuelto a su antiguo sesgo y, en vista de que las pondiciones sociales habían cambiado, ya no era posible que encontrara en su amino el obstàculo que había interrumpido el curso de la Revolución trancesa.

El producto más radical de la gran Revolución francesa había sido el moviosiento de Babeul y de los Iguales. En Francia las sociedades socretas revolucioturax que surgieron bajo el reinado de Luis Felipe y de las quo más tarde augirla el partido blanquista, recogieron sus tradiciones. Su programa era: de cocamiento de la burguesta por medio del profetariado y de la expropiación nolenta. Durante la revolución de febrero de 1848, los revolucionarios de los labes todavia eran conocidos con el numbre de "bahavistas" y de "partido de darbès" o de "blanquistas" por Auguste Blanqui, que en el Interim se había covertido en su jefe espiritual.

En Alemania, Marx y Engels, basándose en la dialéctica ractical negeliana.

legaron a elaborar una doctrina totalmente alto al blanquismo. Los únicos que odán ser herederos de la burguesía eran los que representación la respunsa foradical, es decir, los proletarios, el típico producto social de la reconomía inguesa. Uniêndose a la carea de crítica social —hoy menospreciada lujusta-

mente— de los socialistas de la escuela owenista, fourierista y saint-simonista. Marx y Engels le dieron una base económico-materialista, aunque utilizando nuevamente, dentro del materialismo, las argumentaciones de tipo hegeliano.

El proletariado moderno, que entre los saint-simonistas había tenido el mismo papel que en el siglo anterior habían desempeñado los campesinos en la escuela de Rousseau, sufrió en ellos un verdadero proceso de idealización, no sólo en cuanto a sus posibilidades históricas, sino también en cuanto a sus inclusaciones y tendencias. De este modo, llegaron a una concepción política idéntica a la de los conspiradores babuvistas, a pesar de su cultura filosófica La revolución parcial es una utopia, sólo la revolución proletaria es aún posible—concluye Marx en los Deutsch-französische Jahrbücher (cf. el ensayo titulado Introducción a la critica de la filosofia hegeliana del derecho). Esta concepción conducía elirectamente al blanquismo.

En Alemania, se considera al blanquismo sólo como la teoría de la conspinación y del putseli político, como la doctrina de la revolución guiada por un pequeño partido revolucionario con objetivos claros y con un plan de acción bien calculado. Sin embargo, se trata de una manera superficial de ver las rous que cuando mucho atañe a ciertos epigonos del blanquismo. El blanquismo es algo más que la teoría de un método; su método no es otra cosa que la eman. cipación, el producto de su teoría política de fondo. Y ésta es, en términos muy sencillos, la teoría de la ilimitada fuerza creadora de la violencia política revolucionaria y de su manifestación externa, es decir de la expropiación revolucionaria. El método depende en parte ele las circunstancias, Donde no hay libertad de asociación ni de preusa, la conspiración se convierte en algo natural; y donde hay un centro político que domina efectivamente al país durante los levantamientos revolucionarios, como en el caso de Francia en 1848, el puisch (a pesar de que por el momento sólo se tuyieran en cuenta determinadas experiencias no era tan irracional como cretan los alemanes.ª Rechazar el putsch no significaba todavía emanciparse del blanquismo. No hay nada que actare mejor este punto que el estudio de los escritos de Marx y Engels correspondientes al periodo de la Liga de los comunistas. Haciendo caso omiso del rechazo del nutreh. catos escritos esciu cocalmente empapados del espiritu blanquista, o mejor dicho, babuvista. Es significativo que en el Manifesto comunita, de la critica a la literatura sociulista sólo se excluya los exeritos de Babeuf; to único que se dice de ellos es que "pasjeron de manificato las reivindicaciones del profesaria-grama de acción revolucionarla del Alamfiado es blanquisto de principio a lin. En I as luchas as classes, en El IS Brownsie y, sobre todo, en las circulares de la Liga de los comunistas, le veñala e fos blanquistas como al parcido protegario -"el verdadero partido profesario", alivros la circular de junio de 1850-, com que era rierra en cuanto al revolucionaviano pero no en cuanto a la composción segial de dicha parrido, ya que el partido proletario trancés, en 1848, estaba loomado nor los trabajadores agrupados ou torno al Loxembrago. Se otifiza el

<sup>2</sup> Sin embargo, el blasemano no sido registra derrotas, aino, junto con cilas, registra también importantialmas exiros remporates por 1848 y en 1870 la penelamación de la república se debio en gran menida a la intervención que los terrolocionestos sociales bianquistas. En combio junto de 1818 y mayo de 1871 consesentan bisicamente derrotas del Idampuinto.

mismo criterio para decidir sobre la posición del partido ante la lacción que endiaba en el campo cartista, En la descr pción de los acontecimientos suceditos en Francia, presentada en Las luchas de clases y en El 18 Brumario, dentro análisis magistral de las fuerzas realmente propulsoras se insinúa la levenda oconsolidada de los blanquistas. Aunque la memalidad blanquista no se puso manificsto nunca con tanta claridad y sin rémoras como en la circular de la de los comunistas de marzo de 1850, con sus instrucciones precisas sobre modo en que, con ocasión de la inminente reanudación revolucionaria, los amunistas debían concentrar todas sus fuerzas en el objetivo de la revolución permanente". Cualquier análisis teórico sobre la naturaleza de la economia soderna, cualquier conocimiento sobre el nivel objetivo del desarrollo econónco de Alemania -que con todo estaba muy atrasado aun respecto al de la soncia sobre la que Marx escribía en ese mismo período que "la lucha del mbajador industrial contra la burguesia industrial no es más que un hecho mrcial"-, y cualquier posibilidad de comprender la realidad económica se miena ante un programa que ni siquiera un perfecto revolucionario de club enbiera podido trazar en términos más ilusorios. Lo que Marx, seis meses desmés, echaba en cara a Willich-Schapper, lo habían proclamado él y Engels en se texto; sustituyen las relaciones reales con "la mera voluntad como fuerza notora de la revolución". Se desconocen completamente las necesidades de la da económica moderna y se pierden de vista totalmente las relaciones de fueray el nivel de desarrollo de las clases. En cambio se ensalva el terrorismo proeario -que en la situación objetiva de Alemania sólo podía expresarse en forma destructiva y por lo tanto estaba destinado a terrer un efecto político y conómico reaccionario desde el primer día que se instauró, como lo auguraba reircular, en contra de la democracia burguesa- como una fuerza milagrosa que debía llevar las relaciones de producción al alto nivel de desarrollo que e consideraba como condición indispensable para la transformación socialista de la sociedad.

Al citar la circular, sería injusto no mencionar el becho de que lue redactada en el exilio, en un período en que las pasiones moy exaltadas aum por la victoria de la reacción, se encontraban por las nobes. Pero, si esta exoltación tambatural explica sin más algunas exageraciones respecto a la inminencia del contragolpe revolucionario—experanza de la que mue provio se liberarios. Atare e Engels— y explica también algunos excesos en la capasición, no torre experanse el contraste estridente entre la realitada y al mogranua. Dicha a o maso como resultada de un esculo de latimo momentanco y considerario contrasta establicario entre injuntos com los entidores de la firmita de un error intelectual y de un disabiame en la patria.

En el movimiento socialista moderno podemos distinguir des grande en mientes divergentes y a menuda opubble entre di de actorda con ma distinua novimientos finalizacione. La proposar en concella un las proposars de la forma

<sup>4</sup> La circular scoula con elevia antidiatelno en 1 capiturla inglaturo ano lo capiture de facción envolucionnela e la confermia de se recente bablia abla "concerniblimente estanda por obra de los delegados de la Lipa (concendant". Sia carbango es baseanos circulas que sin ota reptira se bublica posible evine la dat ous camplete del cartheno. La saccidación par la exicada califección de la requira these la marco grancos del latentología.

elaboradas por tos pensadores socialistas y tiene una tendencia sustancialmente constructiva, la segunda, en cambio, se inspira en los movimientos populare revolucionarios y tiene objetivos sustancialmente destructivos. De acuerdo con las posibilidades que brindan las situaciones históricas, una adopta un carácia ulópico, sectario, pacifista-evolucionista, y la otra, un carácter conspiratorio. demagógico y terrorista. A medida que se aproximan al presente, la consigni va siendo cada vez más la emancipación por medio de la organización económic en, para una, y la emancipación por medio de la expropiación política para la otra. En los siglos pasados la primera tendencia estuvo representada ordina riamente por pensadores aislados y la segunda por levantamientos populares esporádicos. En la primera mitad de este siglo, se constituyeron por ambal partes grupos que desarrollaban una actividad continua: por una parte, las sectas socialistas y las asociaciones obreras de distinta índole y por la otra, grupos revolucionarios de toda especie. No dejaron de presentarse intentos de unificición, así como tampoco fueron siempre totales los contrastes. La afirmación da Manificato de que en Francia los fourieristas se lanzaban contra los reformistas y en Inglaterra los owenistas contra los cartistas, da en el blanco en lo que de reliere a los extremistas de una y otra parte. El grueso de los owenistas era abiertamente partidario de la reforma política basta pensar en un Lloyd Jones -, pero se oponia al culto de la violencia (la pleysical force men) exalitado por los cartistas más radicales, y daba marcha atrás cuando éste llevalala delantera. Lo mismo hacian los fourieristas en Francia.

La teoria de Marx trató de hacer una síntesis de los elementos esenciales de ambas corrientes. Tomo de los revolucionarios la concepción de la luchipor la emancipación de los trabajadores como una lucha de clase política; de los socialistas, la necesidad de acentuar las condiciones económicas y sociales preliminares de la emancipación de los trabajadores. Aunque la síntesis no consistía tamo en la superación de la antitesis como en un compromiso. Esto es lo que en realidad les propone Engels a los socialistas ingleses en La situación de las clases trabajadoras,\* cuando habla de la subordinación del elemento especificamente socialista al elemento politico-radical y social revolucionario. Cualquiera que haya sido la evolución ulterior, en última instancia conservo siempre el dualismo que caracterizaba este compromiso. De abi que debamos horcar una explicación del motivo por el que el marxismo inuestra repetidar veres y a intervalue atmy corsos ana cara esoncialmente d'atmus. No se tratade la direcudad de princides que en todo partido político se deriva de las exisgeneras tácticos que cumbian el cambiar las situaciones, sino de la discusidadque surge expandimentente, sin una mecodial cert este a una surplemente, como blecto de contradorciones internat.

El marxismo superò el bianquiano colo en un asperto un el asperto del método. Por lo demás no se desvitacido muita imalmente de la consepción bianquista en lo que se refiere a la solarrizaturación de la trende casallora de la violación revolucionaria para los tines de la cranaformación socialista de la sociedad moderna. Las correcciones que hiso por ejemplo, la idea de una rigida.

<sup>\*</sup> En el cenu. Committo dios Lugo des arbestendes Elascos intentras que en el titulo priginal de la otra de l'argide, aperiada se la lysig se 1825, eta Die Lugo des arbestendes Elaste, in England. [6]

malización de la violencia revolucionaria— se refieren más a la forma que contemdo.

En el artículo del que tomamos el trozo que sirve de lema a este capítulo, el que se prevén los hechos de junio adivinando casi la fecha, Proudhon duerte a los trabajadores parienses, sometidos a las manipulaciones internas ternas de los clubes, que, si la revolución económica del siglo xix era radimente distinta de la del siglo xvin, las tradiciones de 1798 que se predicaban atinuamente en los clubes no se podían aplicar absolutamente a la situación contemporánea. El terror de 1793, dice, no amenazó de ninguna manera las ondiciones de existencia de la gran masa de la población. En cambio en 1848, y régimen de terror es testigo del encuentro entre dos grandes clases, cuya perpectiva de existencia depende para ambas de la circulación de los productos de un sistema de relaciones mutuas. El choque entre ellas significaría la ama de todos.

Proudhon expresaba esto con su acostumbrada forma exagerada, aunque teniendo en cuenta la situación económica de Francia, daba perfectamente en ablanco.

En la Francia de 1789-1794, la producción y el intercambio se limitaba en de un noventa por ciento a los mercados locales y el mercado interno dada Mescasa diferenciación de la economía en la campiña, cumplía un papel muy cundario. Respecto de las clases industriales, cuando se desencadenó el terror arruinó a distintos individuos y ocasionalmente a algunos oficios locales, pero alectó la vida económica nacional más que en una forma muy indirecta. Singún sector de las clases que trabajaban en la producción y en el comercio vio perjudicado directamente y esto se explica por qué el país pudo soporarlo durante un período bastante prolongado y curar rápidamente las heridas que le había inferido. En cambio en 1848, la inseguridad en que había caído mundo de los negocios a consecuencia de la composición del gobierno proviional y de la actitud obstinadamente omnipotente de los clubes se tradujo inmediatamente en un continuo estancamiento de las actividades productivas y en la parálisis del comercio al mayoreo y al menudeo. Cada día que se protongaba esta situación o cada vez que se acentuaba significaban una nueva ruina, ma nueva desocupación y amenazaban con acarrear enormes pérdidas a toda la población industrial de la ciudad y, en parte, también a la del campo. Estaba fuera de discusión una expropiación política y social de los dirigentes de la grande y pequeña producción capitalista, ya que la industria nu anaba suficientemente desarrollada y no existian organos capaces de sustitutilos. Lo anica que se habría hecho sería sustituir a un individuo con otro o con un grupo de individuos sin modificar para nada el orden social ni mejorar en nada la ituación económica del país. Los expertos dirigentes administrativos serían nstituidos por neófitos con todas las deficiencias del diletantismo. En surra, una política basada en el modelo del terror de 1793 era lo más inserunto cirracional que podía pensarse; y si así era, adoptar esa actitud y portiar por repetir el lenguaje de 1793, em peor que la idiotez. En una revolución política, era un delito que pronto miles de trabajadores pagarian con su vida Emiles con su libertad. A pesar de sus grotescas exageraciones, la advertencia del "pequeñoburgués" Proudhon demostraba, en medio de la orgissaira palabrerla revolucionaria, una perspicacia y un valor moral que lo ponían perencima de los letrados, de los artistas y de todos los aventureros burgueses que se cubrían con un ropaje "revolucionario-proletario" anhelando un nuevo pradial. Casi al mismo tiempo, Marx y Proudhon—el primero en Las luchas de clases y el segundo en las Conjesiones de un revolucionario— presentaban lo acontecimientos de la revolución de lebrero a manera de una narración histórica en que cada parte importante describía una derrota de la revolución. Pero a diferencia de Proudhon, Marx vela en el acontecimiento de la contrarrevolución el progreso revolucionario precisamente; sólo luchando contra ella, escribía, el partido subversivo podrá madurar y convertirse realmente en un partido revolucionario, Marx se dio pronto cuenta de que se había engañado en la valoración de los tiempos—ya que aqui "revolucionario" se entiende en sentido político—, pero no parece que haya descubierto munca el error de principio en que se basaba esta hipótesis y mucho menos lo descubrió Engels en el prefacio a Las luchas de clases.

Marx y Engels partieron siempre de la hipótesis de una revolución que amoque cambiara su contenido, formalmente tendría un desenvolvimiento and logo al de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII. O sea, en un primer momento subiria al poder un partido burgués radical progresista, teniendo a sur espaldas a la clase trabajadora en funciones críticas y de estimulo. Una vez que hubiera cumplido su función económica, en determinadas circunstancias podríallegar al poder un partido burgués o uno pequeñoburguês mucho más radical. hasta que estuviera completamente allanada la senda de la revolución socialista y hubiera llegado el momento de que el partido revolucionario del proletariado tomara el poder. Esta idea, ya expresada en la circular de marzo de 1850, vuelve a aparecer claramente en 1887 en el prefacio a las Remlaciones nobre el proceso de los comunistas, en el que se afirma que en Alemania, en ocasión de la inminente convulsión europea, "la democracia pequeñoburguesa inbirá inevitablemente al poder en un primer momento". Lo "inevitablemente" no se debia tanto a una valoración objetiva, sino más bien a la definición del proceso evolutivo considerado como necesario para la conquista segura del poder por parte de la socialdemocracia. Algunas aseveraciones verbales y epistolares de Engele al respecto no dejan la menor duda. Por otra parte, dadas las premisas, este upo de argumentación era absolutamente racional.

Pero la duda està precisamente en las premisas. Todos los indicior señalan que una revolución política que fleva primeramente al poder a un partido burgués-radical, en los palera avantados de Europa es ya una tosa del parado Las revoluciones modernas tiendon a flevar al poder desde el principio a las combinaciones gubernativas lo más cudiçales posible. Esto mecedió ya en 1848 en Francia. El gobierno provisional erá en aquel emonera el más cadical de los posibles gobiernos provisionales de Francia. De esto se dio cuenta Blanqui y por lo mismo, el 26 de tebrero se aposo con rodas sus fuerzas al proyecto de sus adeptos de derribar inmediaramente el "gobierno traidor" y de sustituirlo con uno netamente revolucionario. Del mismo modo, el 15 de mayo, cuando el pueblo revolucionario, después de invadir la Camara, solicitó un gobierno compuesto por el y por otros revolucionarios y socialistas, a diferencia del "caballeresco" visionario Barbés, no intentó ni siquiera establecerse en el Hotel.

ville, sino que se fue tranquilamente a su casa. Su perspicacia política había grado vencer sus ideologías revolucionarias. Como en 1848, en 1870 se repitió mismo cuando se proclamó la república. Los blanquistas impusieron la promación de la república, pero sólo cutraron en el gobierno radicales burgue-Sin embargo, en marzo de 1871, cuando, bajo el influjo de los social-revocionarios blanquistas, se levantó París contra el gobierno impuesto por la miblea nacional y se proclamó la Comuna, sucedió otro lenómeno: los radicionarios y los pequeñoburgueses dieron marcha atrás y dejaron el campo a responsabilidad política a los socialistas y a los revolucionarios.

Todo hace suponer que en un futuro próximo cualquier revolución en los pueses avanzados asumirá la misma forma. En estos países las clases burguesas no son revolucionarias y la clase trabajadora es ya tan fuerte que no puede initarse a una oposición crítica después de una revolución en que ha combanão y vencido. Sobre todo en Alemania, si continúa la evolución actual de los artidos, sería imposible que al día siguiente de la revolución subiera un goderno que no fuera socialdemócrata. Un gobierno puramente burgués-radical duraría un solo día, y un gobierno de compromiso entre demócratas burgues y socialistas sólo significaría, en la práctica, que se había admitido unos mintos de los primeros en un gobierno socialista a título decorativo, o que la indemocracia había plegado sus velas ante la democracia burguesa. Una coa sí es segura: que una combinación de esta especie es absolutamente invero-

Es muy probable que consideraciones de este tipo hayan condicionado a agels cuando expuso en el prefacio a Las luchas de clases, con una decisión unica antes demostrada, las ventajas del sufragio universal y de la actividad orlamentaria como instrumentos de emancipación para los trabajadores, y tando abandono definitivamente la idea de la conquista del poder político

navés de golpes revolucionarios.

Se trataba de un ulterior rechazo de las ideas blanquistas, aunque modermadas. Sin embargo el problema se analiza exclusivamente en relación al alcane que tiene para la socialdemocracia en cuanto portido político. En base a las opdiciones estratégico-militares que ya eran distintas, Engels expone las escasas posibilidades de éxito de las futuras insurrecciones dirigidas por minorias comdentes y acidala por otra parte que la condición indispensable para flevar a abo la transformación completa del urden oueral es la participación de las musas vel conocimiento por parte de las mismas anteas del carácter de la transformacon que se quiere emprendes. Pero todo coo se religie únicamente a los medios. eternos y a la norunina, en decir, a la deología. La base material de la vevo ción socialista signe quedando tuera del analisis, la antigua lórmula de la ipropiación de los medios de producatón y de intercambio" aparece indiena, y ni vignera una sola silaba revela que haya cambiado algo en los supueros econômicos de la transformación de los medios de producción a proptedad del estado a través de un acta revolucionario general. Sólo se revisa el cámo de la conquista del poster político, pero en ananto a las posibilidades económias de utilizar el pader, sigue en pie la anugua ductrius ligada al 1793 y 1796.

Haciéndose con total neute de esta concepción. Marx escribló en 1850 en Los tuchos de closes: "El crédito pública y el médito privado son el termómetro econômico por el que se puede medir la intensidad de una revolución. En muma medida en que aquellos bajan, suben el calor y la fuerza creadora de la volución" (op. cit., p. 221). Frase genuinamente hegeliana y muy clara palas mentes acostumbradas al alimento intelectual hegeliano. Pero siempre exturno punto en el que el calor deja de crear y sólo tiene un electo destructor. Un vez que se pasa de ese punto no existe ya progreso sino retroceso, es decir, i contrario del objetivo del que se había partido. La táctica blanquista ha fallac, siempre históricamente en ese punto, aun cuando haya vencido en un principlo Su punto vulnerable está aquí y no en la teoría del putseh y éste es precisamente un punto que nunca ha sido criticado por los marxistas.

Y no por casualidad, ya que en este aspecto la crítica al blanquismo se la bría convertido en una autocrítica del marxismo —autocrítica no sólo de algunos aspectos externos, sino de elementos estructurales de su edificio doctrina. Y sobre todo, como se puede comprobar, de au dialéctica. Siempre que veamos la doctrina que parte de la economía como base del desarrollo social rendir ante la teoría que exalta el culto de la violencia, podemos estar seguros de quos encontramos ante una tesis hegeliana. Podrá tratarse de una analogía únicimente, pero entonces será peor. El gran traude de la dialéctica hegeliana consiste en que nunca se equivoca del todo. No se contradice precisamente porque para ella todas las cosas tienen en si mismas su propia contradicción. ¿Será un contradicción poner la violencia donde poco antes se encontraba la economico. Oh no, ya que la violencia es ya de por si "un factor económico".

Ninguno puede refutar racionalmente la verdad relativa de esta últimitesis. Pero si nos planteamos el problema de cómo y cuándo la violencia, en cuanto factor económico, actúa de tal manera que obrenga el resultado deseado la dialéctica hegeliana nos deja desconcertados y no nos queda otro remedo que acudir a los hechos concretos y a los conceptos definidos exactamente —"metafísicamente"—, si no queremos cometer los más grandes disparates. Los salto mortales lógicos del hegelianismo son brillantes, radicales y gentiales. Como el hugo fatuo, nos deja entrever perspectivas ilimitadas rodeaclas de contorne indefinidos. Pero una vez que hemos estogido el camino confiando en su ayuda de ordinario cuemos en un pantano. Lo verdaderamente importante que has hecho Marx y Engels no ha sido con la ayuda de la dialéctica begeliana, sino a pesar de ella. Y si por otra parte han pasado impávidos ante el error más crase del blanquiamo, la rulpa ha sido, en primer lugar, dol elemento hegeliano de su teoria."

<sup>\* [</sup>N. del d.] Las revoluciones políticos promoción por las guerras atribiales han demotrado lo que se decia en este capitulo. En Rosia, básicamente atrapada, lo revolución se llenda cabo todavía con el estructura antiguo. Pero hay que antialar a este proposito que la victoria
del bolchevismo fue si la victoria de un partido socialina apoyado en elementos protetariopero se logró explotando una serie de estimulos que tendan poco que ver con la lucha de classocialista del profetariado y que la duración relativamente larga del dominio de los botcheviques fue posible gracias al empleo despiadado de la fuerza de las hayonesas a la que se enadó
toda una serie de renuncias a las socializaciones en las que se había comprometido en inprincipio, es decir, a outrestotos relativas a la propiedad de los competinos, que constitutad
las siete ociavas partes de la población. En un primer momento las como se desarrollaron en
tiongría en forma parecida a la ocurrido en Rusia, sólo que el bolchevismo, al faltarle el-

de los medios militares, se desbandó y fue seguido por una reacción agrario-militar, or cambio en Alemania, desarrollada industrialmente, la revolución, como vimos anterior-llevó rápidamente al poder a la socialdemocracia. Desde el 9 de noviembre de 1918, y reunión del parlamento, el gabinete estuvo formado por el Consejo de los delegados bilo [Rat der Volksbeau]tragten] compuesto por socialdemócratas, mientras que los minis argueses desempeñaban sólo determinados cargos técnicos [los llantados Refforts]. Al mis anpo, sin embargo, se produjo la escisión en la socialdemocracia, llegándose a una violenta tratricida que permitió a los partidos burgueses alcanzar una mayoría parlamentaria. Este mo de coalición con los partidos burgueses alíneados en favor de la república. Este mo no finicamente adoptó una orientación distinta, como lo señalamos arriba, porque tos mas sota facción de la socialdemocracia, sino también porque la revolución, a cama querra, se encontraba en condiciones que hacían imposible y no deseable el domínio lados de la clase trabajadora en Alemania.

#### A. ALGO MÁS SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA TEORÍA MARXIANA DEL VALOR.

De todo esto, dicho sea de paso, se desprende en moraleja de la fábula: que bajo la reivindicación de producto integro del trabajo, tan apreciada por el trabajador, hay a veces gato encerrado.

## F. ENGELS, Anti-Dühring

Ya vimos que de acuerdo con la doctrina de Marx el plusvalor es el punto de apoyo de la economía de la sociedad capitalista. Pero para comprender en que consiste el plusvalor hay que saber ante todo qué cosa es el valor. Por esta razón, la descripción de Marx sobre la naturaleza y el proceso del desarrollo de la so-

ciedad capitalista empieza con el análisis del valor.

En la sociedad moderna, el valor de las mercancias consiste, según Marx, en el trabajo socialmente necesario empleado en su producción, medido en términos de tiempo. Pero para medir el valor de esta manera se necesita una serie de abstracciones y de reducciones. Ante todo hay que explicar el valor puro de cambio prescindiendo del valor de uso particular de las distintas mercancias, Luego -para construir el concepto de trabajo humano en general o abstractohay que prescindir de las características especiales de los distintos tipos de trabajo (reduciendo el trabajo más elevado o más complejo a trabajo simple o abstracto). Para llegar pues a establecer el tiempo de trabajo socialmente necesario como patrón de medida del valor trabajo, hay que prescindir de las dilerencias de dedicación, habilidad y preparación técnica de los distintos trabajadores y, finalmente, cuando se trata de transformar el valor en valor de mercado. es decir, en precio, hay que prescindir del tiempo de trabajo socialmente necesario requerido por las distintas unidades de mercancia. Pero el valor del trabajo que hemos obtenido de esta manera exige también por su parte una nueva abs tracción. En la sociedad capitalista desarrollada, las mercanclas, como ya se la geñalado, no se enajenan en base a su valor individual sino en lase a su precio de producción, es decir, en base al precio de costo tral más una tasa media de espancia proporcional, cuyo ulvel está determinado por la relación entre el valor global de la producción social y el salano global de la Inerra humana de trabaĵo empleada en la producción, en el intercambio, en ; de dicho valorglobal, hay que sustraer la tenta de la figura y tomas en cuenta la repartición : del capital en capital industrial, compreial y bancario.

De este manera el valor, por lo que respecta a las distintas mercanetas o categorías de mercanetas, pierde todo contenido y se convierte en una construe ción meramente lógica. Pero, gante estas circumstancias qué cosa es el "plus yator"? Según Morx, este último consiste en la diferencia entre el valor trabajo de los productos y el pago de la luerza de trabajo erogada por los trabajadores para producidos. Por esta razón es obvio que en el momento en que el valor

ma yor razón el plusvalor se convertiria en una mera fórmula, en una fórmu-

rasada en una hipótesis.

Como es sabido, Friedrich Engels ha planteado en un artículo publicado espués de su muerte en Die Neue Zeit del año 1895-1896, una solución del solema a través de la consideración histórica del proceso. Según él, la ley del solor ha tenido una validez real inmediata y ha dominado real e inmediatamental intercambio de mercancías en el período anterior a la economía capitalista. Hentras los medios de producción son propiedad del productor mismo, ya se

nentras los medios de producción son propiedad del productor mismo, ya se me de comunidades primitivas que intercambian sus productos excedentes, se trate de campesinos y artesanos que trabajan por su cuenta y llevan sus productos al mercado, los precios de estos productos oscilan alrededor del valor rabajo de los mismos. Pero apenas empieza a aparecer el capital entre los aductores efectivos y los consumidores, primero bajo la forma de capital entre los amercial y mercantil-manufacturero del "sistema a domicilio", luego bajo la arma de capital manufacturero y, finalmente, de capital de la gran industria, valor trabajo desaparece cada vez más de la superficie y sale a la escena el accio de producción. Las susodichas abstracciones son repeticiones lógicas de ocesos que se han desarrollado en la historia y cuyos efectos perduran aún hoy en determinados casos y formas, se repiten realmente. El valor trabajo sigue endo una realidad a pesar de que ya no domine directamente la fluctuación los precios.

Engels, remitiéndose a un párrafo del libro tercero de El capital, trata de mostrar todo esto con la ayuda de la historia económica. Pero, por más briante que sea al explicar el origen y el desarrollo de la tasa de ganancia, el oriculo pierde su fuerza probatoria conclusoria precisamente en el punto en me aborda el problema del valor. De acuerdo con la exposición de Engels,

ley del valor de Marx dominó como ley económica general desde cinco o cis milenios atrais, es decir, desde el comienzo del intercambio de productos a forma de mercancias (en Bahilonia, Egipto, etc.) hasta el advenimiento de la producción capitalista. Parvos en el mismo año de Die Neue Zeit, planteó agunas observaciones válidas a esta opinión, haciendo alusión a una serie de techos (relaciones leudales, economía indiferenciada en el campo, monopolios corporativos, etc.) que impedian la formación de un valor de cambio general hisado en el tiempo de trabajo de los productores. Es evidente que el interambio basado en un valor del trabajo no puede convertirse en una norma general toientras la producción destinada al intercambio siga siendo una sama colateral de las unidades económicas, una militación de trabajo extendente, vic., y mientifas los productores sigan produciendo en condiciones radicalmente diferenciadas. El problema del trabajo que crea valor de cambio y, por consigniente, valor y plusvalor, no es tan claro en esa erapa de la economía como tampoco lo es hoy.

Pero lo que si resulta tan claro en esa etapa de la economia como to es hoy, es el hacho del plustrabajo. En la Antigüedad y en la Edad media, el plustrabajo efectuado no estaba dominudo por ninguna mistificación; no se ocultaba detrás de la idea del valor. El esclavo mando se veia obligado a produtir para el intercambio, ma una pura máquina de plustrabajo y los siervos de la gleba

electuaban un plustrabajo en las formas más disimuladas de la servidumba los tributos en especie o diezmos. El oficial del maestro de una corporação podía tácilmente controlar lo que le costaba su trabajo al maestro y lo que equ le hacía pagar al cliente.3 Esta transparencia de relaciones entre salario y precide las mercancias predomina todavía en los umbrales del período capitalista Explica muchos pasajes de los escritos de economía política de aquel tiempo que ahora nos resultan sorprendentes y que se refieren al plustrabajo y al trahajo como único productor de riqueza. Lo que ahora nos parece fruto de una prolunda observación de la realidad, en ese entonces era casi un lugar común la los ricos de aquel tiempo no se les hubiera ocurrido nunca definir su riquera como fruto de su propio trabajo. La teoría -que nace al principio del período de la manufactura- del trabajo como medida del valor (de cambio) que hasta ahora se va generalizando, se deriva de la idea del trabajo como único creados de la riqueza y concibe al valor de una manera todavía totalmente concrete aunque en el acto contribuye más a confundir las ideas sobre el plustrabajo que a explicarlas. En Marx mismo se encuentra la explicación de cómo, más tarde, Adam Smith, basándose en el valor, presentó a la ganancia y a la renta de la tierra como sustracciones del valor trabajo y cómo Ricardo elaboró ulteriormente estas ideas y los socialistas las volvieron en contra de la economía burguesa.

Sin embargo, en Adam Smith ya se concebía el valor trabajo como una abstracción de la realidad predominante. Tiene una realidad concreta únicamente "en la etapa ruda y primitiva de la sociedad" que precede a la acumulación del capital y a la apropiación de la tierra y en las formas atrasadas de la industria. En el mundo capitalista, en cambio, para Adam Smith los elementos constitutivos del valor son, junto con el trabajo o el salario, la ganancia y la renta, y el valor trabajo le sirve a Smith solo como un "concepto" que le permite poner en evidencia la distribución del producto del trabajo, es decir, el

hecho del pinzirabajo.

En el sistema de Marx el planteamiento no es, en principio, distinto. Es cierto que Marx se aferra más al concepto de valor trabajo que Smith y que lo entiende de una manera mucho más rigurosa aunque también más abstracta. Pero mientras la escuela de Marx, incluyéndome a mí, se apasionaba en discutir el problema de si el atributo "tiempo de trabajo socialmente necesario" del valor trabajo se referia sólo al modo de producir una mercancia o se referbad mismo tiempo a la relación entre la cantidad producida de dicha mercancia y la demanda electiva —y creta todavía que este punto era de fundamental importancia para el sistema —sobre el escritorio de Marx, ya se encontraba lista una solución, que le daba a este problema (junto con ortos más) un aspecto completamente distinto, o mejor dicho, lo desplazaba a un terreno y en una dirección distintos. El valor de las distintas mercancias o de un tipo de mercan-

I fin aquellos partes en que los métodos intinstriales precapitalistas quedaron a salva prolongindose hasta la edad moderna, el plustrabajo se presenta todavia sin minguna clase de distrar. El ayudante del pequeño maentro albañil que realiza trabajos para uno de sus clientes sabe perfectamente que su salario por bora es mucho menor que el precio que cobra el maratro a su cliente por cada hora de trabajo. Digase lo mismo de los sastres los jardineros, etc., que trabajan para una clientela.

se convierte ahora en un elemento completamente secundario, va que las reapclas se enajenan de acuerdo con el precio de producción —costos de proon más tasa de ganancia. Ahora se instala en el primer plano el valor de la succión total de la sociedad y el surplus de este valor sobre el monto de los rios totales de la clase trabajadora, es decir, todo el plusvolor social y no el amalor individual. Lo que produce la totalidad de los trabajadores, en un mento determinado, por encima de la parte que les corresponde, constitue plusvalor social o plusvalor de la producción social, que se reparten los dentos capitalistas en proporciones aproximadamente iguales, de acuerdo con apital empleado en la actividad económica. Pero este sobreproducto sólo se aliza en la medida en que la producción total corresponde a las necesidades stales, o a la capacidad de absorción del mercado. Desde este punto de vista, v msiderando a la producción como un todo, el valor de cada una de las espede mercancía está determinado por el tiempo de trabajo que, en condiciones ormales de producción, se ha necesitado para producirla en la cantidad que el porcado, o la colectividad vista bajo el aspecto de adquiriente, puede absorber cida momento. Aunque, el hecho está en que precisamente para las mercanconsideradas aqui no existe en la realidad una medida de las necesidades shales periódicas y por lo tanto, el valor, concebido en la manera considerada mériormente, es una realidad meramente ideal, que no difiere del valor útil arginal de la escuela de los Gossen, Jevons y Böhm, En la base de ambas se mulentran relaciones reales, aunque ambas están construidas sobre abstrac-Gomes.2

2 Leo von Buch, en su cosavo Internităt der Arbeit, Wert und Preis der Waaren Intended del trabalo, valor y precio de las mercancias]. Dunker & Humblot, Leipzig, 1896, realiza în înteresante întento por darle al valor trabajo un contenido concreto, es decir, por transmusto en una magnitud teóricamente mensorable. El autor, que evidentemente no conocia fin el tercer libro de El cabital al momento de escribir su trabajo, mustruve como medida de magnitud del valor trabajo, el concepto de intensidad magnial del mabajo que equivale il producto de das relaciones: la relación entre el tiempo de trabajo diario y la jounada de cho horas, y la relación entre el salario efeccivo y el valor del producto del trabajo (tam explotación). A medida que se reducen la jounada laboral y la tara de explotación automa fa internadad del mateira y el valor trabajo del producto. Según foreb, el calor trabajo tiene, en esta forma como hara la economica del madalo una del mateira del mateira como hara la relación corre el valor trabajo y el valor de mercado del madalo una como de mas la preción corre el valor trabajo y el valor de mercado del madalo una como de mas la preción corre el valor trabajo y el valor de mercado del madalo una como de mas la preción corre el valor trabajo y el valor de mercado del madalo una como de mas la preción corre el valor trabajo y el valor de mercado del madalo una como de mas la preción para según el no tiene hoy uningún sentido y que un estate ul internación.

Par má, automes tante que puede parver a política esta senta de ordinar de mentre el contento régimentemente separades el calón i atagio e el came de muedo. Bien esta cata adiama consequent y presde describble el pelmes consequen con muedo autor statisted estas. Se trans són de salar al guard fonda na era una abattación religio nor oblima cata de determinación del valor trabajo. Se biola, como man sur intercedente, muedo catalidad en finacionem plandógian para la autórial entre el valor trabajo y el cabo de una de mesta intrata de mesta desta estado entre la moida dencemente al autoria para en catalidad como en ordinal de esta entre al paraje de distribución de estado el paración entre subse entre el paraje de distribución de estado entre subse entre el proceso de valor mestan en el que dice: "Simula maçor el valor de sensitar el mante de la mante de catalidad de mismos falles or mantecatars en que atalign actualida apprecia entre de paración de mesta de catalidad de mismos falles en valores proporcionalmente mayores" (s. algre, el región), el el grando de Buch, del que sólo existe la primera para y que me cara o nora obra el paración de casa de catalidad de la primera paración de cara o nora obra el paración de casa de catalidad de

Naturalmente, estas abstracciones son inevitables cuando se trata de considerar fenómenos complejos. Hasta qué punto sean admisibles, depende total mente del objeto y de la finalidad de la investigación. Ayer, Marx podía permi tirse prescindir de las características de las mercancias, hasta el punto de reducirlas a simples encarnaciones de cantidades de trabajo humano sencillo, de mismo modo que en la actualidad la escuela Böhm-jevonsiana está en libertade prescindir de todas las cualidades de las mercancias con excepción de la utilidad. Pero unas abstracciones y otras sólo son admisibles para fines determinados de la demostración, y los principios encontrados en hase a dichas abo tracciones tienen un título de validez únicamente dentro de determinador limites.

Pero si no existe una medida segura de las necesidades totales periódicas de un determinado tipo de mercancias, la práctica nos demuestra sin embargo que en ciertos períodos la demanda y la oferta de todas las mercancías están aproximadamente equilibradas. La práctica nos demuestra además que sólo una para de la colectividad participa activamente en la producción y en la consigna ción de las mercancías, mientras que otra parte está formada por persona que gozan de un ingreso por servicios que no están vinculados directamente con la producción o de un ingreso que no proviene del trabajo. Un número considerablemente mayor del que coopera activamente en la producción vive de todo el trabajo contenido en la misma, y la estadística de los ingresos indicaque, por anadidura, los estratos sociales que no actúan en la producción apropian de una parte del producto total muy superior a su proporción numb rica efectiva con respecto a la parte productivamente activa. El plustrabajo del esta última es un hecho empirico, demostrable experimentalmente, que no tient necesidad de una demostración deductiva. Que la teoria de Marx sobre el valor, sea más o menos exacta, es por completo indiferente para los fines de la verificación del pluxualor. En este sentido no constituye una tesis demostrativa, sino solamente un instrumento de análisis y explicación.

Así pues cuando Marx, para analizar la producción de mercancias, supone que la mercancía en particular se enajena de armendo con su valor, no hace otra cosa que ilustrar con un caso hipotético aislado el proceso que, de acuerdo con su concepción, sucede electivamente en la producción total. El tienmo de trabajo empleado por la totalidad de las mercancias constituye antonce ... valor social,\* en el sentido antes mencionado. V aon cuando el valor social no 🖙 resfice completamente -dada la continua depreciación de las mercancias debida a la parcial sobreproducción... esto no intluye, en principio en el necho del

a fondo en una ocasión mejor, no me parece careire de ciem aunifilho y contribuy, canalderablemente a la sofición de un problema que en se las llegada a problem delinistramente.

\* Proferimos este términa puinte el de "distribución" (Perthellung) as cambiano

<sup>+ &</sup>quot;En reallidad la les del caim te impose, de mode que un téla so rimplea distribuente, el tiempo de trabalo necesario para cada mescantia alan que sólo se contla la cantidad propurcional necessiria del tiempo de trabajo nocial global en "m di erros gropos. Para lo que signe ajendo condición es el valor de mo . La permidad encol es decir, el ador de useclevado a la perceicia social, aparece aqui cumo describinante de la cuma del tiempe probal de trabajo social correspondiente a las Hiversas esteres de ju punducción en marticulas" (K. Marx.) El capital (nr/h, pp. 817-818)). Vata les r es autofrene para democrar que es impostible tiquedar la teoria de Govien-Bólimo con alguera brases Ingeniosas.

revalor o del plusproducto social. El acrecentamiento de su masa se modificará retardará ocasionalmente, pero no se ha dado el caso, en ningún sistema ofítico moderno, de un estancamiento, por no hablar de una disminución de masa de plusproducto. El plusproducto aumenta en todas partes, pero la mación entre su aumento y el aumento del capital destinado a los salarios ya

minuyendo en los países más avanzados.ª

El hecho de que Marx transfiera este esquema del valor total de las merinclas a la mercancía en particular, nos indica que la formación del plusvalor, ara él, está exclusivamente en la esfera de la producción, en la que para proncirlo se cuenta con el trabajador asalariado de la industria. Todos los demás recentos activos de la vida económica moderna son agentes subsidiarios de la oducción, que según los casos, ayudan a elevar indirectamente el plusvalor, mesto que como comerciantes, financieros, etc., o a título personal, por ejemplo, equitan a la empresa industrial un trabajo que de otro modo tendría que rear, y de esta manera restringen sus costos improductivos. Los mayoristas, etc., sus empleados no son más que una transformación y diferenciación de las meas, etc., de los industriales, y sus ganancias, una transformación y concentraión de los costos improductivos de estos últimos. Los empleados bajo un régimen salarial de los comerciantes crean ciertamente plusvalor para éstos, pero no un plusvalor social. La ganancia de su superior y los salarios son, en coninto, una parte del plusvalor que se produce en la industria. Salvo que esta arte sea proporcionalmente inferior a la que existía antes de la diferenciación Las tunciones consideradas aquí, o que pueda existir sin ella. Sólo esta difeenciación hace posible el grandioso desarrollo de la producción y la aceleración de la rotación del capital industrial. Del mismo modo que la división del traizio en general, ésta aumenta la productividad del capital industrial y por ade del trabajo empleado directamente en la industria,

Esta breve recapitulación de las consideraciones desarrolladas en el libro terero de El capital sobre el capital comercial (del que a su vez el capital lancario representa una diferenciación), y sobre la ganancia comercial, es suficiente para darse cuenta de las limitaciones tan estrechas que tiene el trabajo reador de plusvalor en el sistema de Marx. Las funciones que hemos enumendo y otras que no es el caso mencionar, son indispensables por su naturaleza para que la humanidad no se descomponga en pequeñas unidades o mónicios curadas, en las que ciertamente desaparrecen estas funciones o se ordicen al alumno. En la tenta del valor, que también es válida para la sociedad presente todo el gano que recue sobre ellas, figura simplemente como una deducción del plusvalor, en parte como "costo improductivo" y en parte como una deducción del plusvalor, en parte como "costo improductivo" y en parte como una deducción

lo integrante de la tasa de explotación.

Existe and cierta arbitratiedad en la valoración de las funciones que pre apone no ya la sociedad existente sino una sociedad hipotérica de cronucta olectivista. Esta es la clave de todos los pentos oscuros de la corcia del valor, que sólo puede comprenderse con el auxilió de este esquena. Va vimos que se fodía tomar al plurvalor como una realidad únicamente por el herta de que

<sup>\* [</sup>N. Az] A.J. I.z. gravez turn como consecuentes, en alvessos natas, una serio de involucios cuya aucertón y securidad no sun previsibles.

se había considerado a la economia como un todo. Marx no llegó a terminael capítulo relativo a las clases, tan importante para su teoría. Con ello hubies
demostrado de una manera más clara que el valor trabajo no es ni más ni meno
que una clave, una construcción lógica, como lo es el átomo animado. Una clavque utilizada por la mano maestra de Marx llevó a un descubrimiento y a una
descripción del mecanismo de la economía capitalista que hasta ahora ninguno
ha igualado en profundidad, coherencia y lucidez. Pero a partir de cierto puno
deja de ser válida y se convierte en algo nefasto para casí todos los discípulo
de Marx.

La teoría del valor trabajo es desorientadora sobre todo porque el valor

\* Sabemos que pernamos y sabemos también en una forma suficiente de qué maneta per samos. Pero no subremos nunca cuál es el mecanismo de nuestro pensamiento, es decir, poqué a partir de impresiones externas, de excitaciones nerviosas o de modificaciones co la dia posición y en la acción combinada de los átomos de nuestro cerebro, surge el conocimiente Se ha tratado de explicar este fenômeno atribayendole al átomo un cierto grado de conocimiento virtual, de animación, en el sentido de la monadología. Pero se trata de una construcción tógica, de un asunto al que nos lleva nuestra costumbre discursiva y nuestra necesidad de 🔞 ner un concepto unitavio de la realidad. Un avifculo, en el que yo mencionaba este hecha y señalaba que en el fondo el materialismo puro es un idealismo, le dío a Georgi Plejanov la grata oportunidad de atacarme en Die Neue Z-ji (núm. 44, xvi, 2) y de acusarme de ignorancia, en general, y de absoluta incapacidad para comprender las intuiciones filosóficas de F. Engels, en particular. No me detendré en la forma arbitraria en que dicho autor apilies mis palabras a cosas que yo no había ni siquiera tocado, y me limitaré a constatar que si artículo se reduce a explicar el problema en extox términos: un dia, Engels, a la pregunta de Pleiánov: "Alsted cree que el viejo Spirana tenga razón al decir que 'el pensamiento y estensión no son más que dos atribitos de tran misma sustancia"", contestó: "Claro, el viejo Spinora tiene toda la ragón."

Ahora bien, en Spinoza, la sustancia a la que le aplica estos dos atributos es Dios. Naturalmente, Dios identificado con la naturaleza—y esto explica por qué Spinoza fue denunciado muy pronto como negador de Dios y su illosot(a condenada como atea, mientras que formalimente aparece como un panteismo que, por lo deriós, no es otra cosa más que un ateismo disfrazado para los que sostienen la doctrina de un Dios personal existente fuera de la naturaltera. Spinoza llegó al concepto de Dios como sustancia infinita, con estos y otros atributos no menos específicos, a través de una deducción meramente especulativa; consideraba que el neasamiento con sus leyes y el ser eran idénticos. En esta forma terminió por encontrarse con las ideas de algunos majerialistas. Sólo nor medio de una interpretación realmente arbitraria de sus palabras se le puede definir personalmente como representante del materialismo filósofico. Si por materialismo hay que entender alguna cosa precisa, esto puede ser únicamente la doctrina de la materia como fundamente di timo y único de la realidad. Spinoza, en camabio, define la sustancia de Dios como algo incarpatero. Cada unico es libre de sur eninociano, pero en caso de sería ou sero precisamente materialismo.

Sé perfectamente que Engels ofrese en Lumnig Feucchich dos dellaciones de materialismo distintas de la que acabo de dar. En primer lugar, reclama para el materialismo todas las deliniciones que consideran e la naturalesa como elemento original: on segundo lugar, define el materialismo mismo como "la negación de cualquier famento divallar que un no punda atmonégarse con los hechos concebidos dentro de al propio vinculación" (actas definiciones (e das la palabra "materialismo" un significada has amplia que remitos por parder citalquier determinación y por incluir toda una acrie de concepciones aminatorialismo. Una ver más la comata — y lo demuestra lavoluntaciamente el mismo Plefanos—que el hecho de aferratse al término "materialismo" se debe más o modivos políticos que el necho de aferratse al término "materialismo" se debe más o modivos políticos que elempticos el que se más de materia penante, er suspectura de la cita publica— en os gorraleja de su aciono-como podiré sobrevivir a este austema?

o se presenta repetidas veces como criterio de medida de la explotación nabajador por parte del capitalista -a esto nos lleva entre otras cosas la mición de la tasa de plusvalor como tasa de explotación, etc. De todo lo que nos dicho anteriormente se puede deducir que es falsa como criterio de memade este tipo, aun en el caso que se partiera de la sociedad como un todo comparara el monto total de los salarios con el monto total de los demás oresos. La teoria del valor nos podría dar una norma para juzgar la justicia njusticia de la distribución del producto del trabajo, semejante a la que nos podría dar la teoria del átomo para juzgar la belleza o featdad de una pintura. En es así que hoy día los trabajadores mejor ocupados, es decir, los miembros "aristocracia del trabajo", se encuentran precisamente en las industrias en tienen una tasa de plusvalor muy elevada, mientras que los que son humiados en lorma vergonzosa se encuentran precisamente en las que tienen una er muy baja.

No se puede basar cientificamente el socialismo o el comunismo en el solo necho de que el trabajador asalariado no reciba todo el valor del producto esti trabajo. "Por otra parte, Marx -escribe Engels en el prefacio a la Misena de la filosofía- nunca utilizó estos hechos como base para sus reivindicaiones comunistas, sino más bien la necesaria quiebra que se produce progresiva-mente ante nuestros ojos, en el modo de producción capitalista."

Veamos cômo están las cosas a este respecto.

### A DINÂMICA DE LOS INGRESOS EN LA SOCIEDAD MODERNA

De ahí que si por una parte la acumulación se presenta como concentración creciente... por otra parte aparece como repulsión de muchos capitales individuales entre si.

K. MARK, El capital, 1/3, p. 788

El plusvalor según la doctrina de Marx es el destino del capitativo. El capita lista debe producir plusvalor para conseguir una ganancia, pero no porde ob sener plusvalor discramente del tistoajo sivo. Para aseguraise un mercada sonta sus compendores debe tracar de roducir los romos de producción, losa que logi--cuando no puede reducir les ralarina rollo a mayés de un anmuno en la productividad del trabajo, el decu, a través del perfeccionarorento de la maqui maria y del aborro de fuerza homana de trabajo. Sin embargo el antia deja in serva la timiza nomana de trabajo prescinde del trabajo que produce pon valor y mara así la gallina de los huevos de oro. En consequencia en la calda adout de la tata de ganacicia que acoque se poede frenar temporarmente con tha sevie de circunstancias contratrestantes, no se reamina un embargo lucxura plemente, Tenemos así una nueva contradicción interna del modo capitallua de producción. La tasa de ganancia, que constituye el catimolo para la utilia-On productiva del capital, en serto momento disminuse y se slabilità el otimulo para la empresa productiva, sobre todo cuando se trata de mieros

capitales que aparecen en el mercado como retoños de la masa de capital acumo lado. El capital mismo se presenta como un obstáculo a la producción capite lista. Se interrumpe el desarrollo ulterior de la producción, Por una parte todo capital activo trata de garantizar y aumentar su ganancia bruta a través de un febril tensión productiva y, por otra parte, se perlila un estancamiento en expansión de la producción. Esto no es más que la otra cara de los procesos que impulsan a la crisis de sobreproducción relativa en el mercado de los valores de uso. La sobreproducción se manifiesta al mismo tiempo como sobreproducción de capitales. Tanto en un caso como en el otro, las crisis crean un equilibrio temporal. Se da una colosal desvalorización y destrucción de capitales y baisel influto del estancamiento una parte de la clase trabajadora se ve obligada a sutrir una reducción del salario hasta llegar a límites interiores a la media, y que en el mercado de trabajo el capital dispone de un mayor ejército de reservade mano de obra excedente. De esta manera, durante algún tiempo, se restabla cen las condiciones para nuevas inversiones remables de capital y puede volvea comenzar desde el principio la danza, aunque a un nivel más alto de la contradicción interna que hemos descrito. Mayor centralización de los capitales, mayor concentración de las empresas y más elevada tasa de explotación.

¿Todo esto será cierto?

Si y no. Es cierto ante todo tencencialmente. Las fuerzas que hemos decrito existen y actúan en la dirección considerada. También los procesos fueron extraídos de la realidad. La caída de la tasa de ganancia es un hecho; la aparición de las crisis de sobreproducción la periódica destrucción de capitales, la concentración y centralización del capital industrial y el aumento de la tasa de plusvalor, son hechos reales, Hasta aqui no hay que objetar nada, en principio, a esta descripción. Si el panorama no corresponde a la realidad no es porque lo que se dice sea talso, sino porque lo que se dice es incompleto. Marx descuida totalmente o estudia en su oportunidad los factores que limitan esta contradicciones, pero al momento de realizar la síntesis y la contraposición de los hechos establecidos, se olvida de ellos. De este modo aparece más fuerte y más inmediato de lo que es en realidad el efecto social de los antagonismos.

En el libro primero de El capital [capitulo 23, párv. 11], al hablar de la formación de ramilicaciones del capital debidas a la división patrimonial etc. ("repulsión de muchos capitales individuales entre si"), Marx señala que, con la acumulación "crece en mayor o menor medido" el múnicro de capitalistas después de estas divisiones (t. p. 777). Pero en las parres siguientes del análisis presende de este crecimiento del número de los capitalistas y llega basta el punto de tratar a la sociedad por acciones destas la perspectiva de la concentración y centralización del capital. Con el "en mayor o menor medida" parece matelto el problema. Al final del libro primero se había sólo de la "distointeción constante del número de los magnates del capital", a l como tampoco cambia el discurso, en primerio, en el libro terrero. El tierro que cuando se pasa al estudio de la rasa de ganancia y del capital comercial, se tratan bedios que hacen alusión a una fragmentación de los capitales, nero un llegar a norga-

<sup>( [</sup>A. A. A. A. ] has Himitaciones also hay one supports a lar allocator ones attractiones and a saida de la tava de gauancia, las crists, cu., a explicaran en arras partes del tilura.

conclusión para los fines de nuestro problema. El lector se queda con la presión de que el número de titulares del capital disminuye constantemente no en números absolutos, por lo menos en proporción al aumento de la trabajadora. Esta es la razón por la que en la socialdemocracia domina o ya difundiendo la idea de que la concentración de las empresas industriales

concentración de los capitales avanzan en forma paralela.

Pero no es así. La forma de la sociedad por acciones actúa, en gran parte, sentido contrario a la tendencia a la centralización de los capitales a través fa centralización de los negocios, y permite un amplio fraccionamiento de pitales ya concentrados y hace superflua la apropiación de capitales por parte fos distintos magnates con el fin de concentrar las empresas industriales. Si gunos economistas no socialistas han aprovechado este hecho para cubrir de opel la situación social, para los socialistas no hay motivo para ocultarlo o para o amblar de cl. Se trata más bien de conocer su extensión real y su alcance.

Sin embargo no existen estudios estadísticos sobre las acciones de primera asión, preferentes, etc., de las sociedades por acciones, a pesar de su imperosa expansión. En la mayor parte de los países, las acciones son al portador e pueden cambiar de titular sin tantas complicaciones, como si se tratara de una segunda clase de papel moneda), mientras que en Inglaterra, en que prevalecen acciones nominativas y las listas de accionistas están a la vista de todos en la seina del registro público, la elaboración de una estadística de los titulares de eciones más precisa es una tarea colosal que hasta ahora nadie se ha atrevido emprender. Se puede calcular el número aproximado sólo en base a ciertas mormaciones sobre las distintas sociedades. Sin embargo, para mostrar cuán entidosas son las ideas que se forman al respecto, y cómo actúa en realidad la forta de renualización capitalista más moderna, el "trust", sobre la repartición de la riqueza de un modo completamente distinto al que tenían a la vista los que miran las cosas desde lejos, presentamos a continuación algunos datos estadísticos que pueden comprobarse fácilmente.

El trust inglés de los hilados, fundado hace aproximadamente un año, cuenta

con no menos de 12 300 accionistas. De los cuales:

6000 timbres de actiones de primera amidên em 1 200 mercos de rapital (en pranocilo): 6500 dinitares de acciones preferentes con 1 200 marcos de capital (en pranocilo): 1800 dinitares de obligaciones con a 200 marcos de capital (en pranocilo):

También el most de los hitalmes de lates timos anemia con constalendate número de aminotansa, 5 de la prestamente

2904 diministre de arlones de primera estador con 6 000 marços de capital das tormanina. 1870 titula es de arciones protesénces con 10 000 marços de capital con promedia; 680 curanos de aldigaciones con Ficulty marços de capital (en promedia).

Semejante co la signación del crimo del algudón P. y T. Conce. (El mimero de recionidas del gran canal de mayerquisito de Manchester automite a 40 000 en mi-

A green de committement de montre desse desser de la limitada de las sélutions describées forte desser-

meros redondos, el de la gran firma alimenticia T. Lipton, a 74 2621 Una fircomercial citada recientemente como ejemplo de concentración de capital, Spiers & Pond de Londres, con un capital social de 26 millones de marcos, ties 4 650 accionistas, de los cuales sólo 550 cuentan con una propiedad en accionsuperior a los 10 000 marcos. Éstos son otros tantos ejemplos de fragmentacion de la participación en empresas centralizadas. Evidentemente, no todos los accianistas son capitalistas en grado sobresaliente y muchas veces un mismo gra capitalista está representado en distintas sociedades bajo la apariencia de pequeño accionista. A pesar de esto, el número de accionistas y el importe medio de sur propiedades accionarias aumenta rápidamente. Globalmente se calcula que número de accionistas en Inglaterra supera con mucho el millón, y no es esta gerado pensar que sólo en 1896 el número de las sociedades por acciones del Reino Unido ascendía a 21 223, con un capital invertido de 22 290 millones de marcos. a los que hay que añadir las empresas del exterior que no se negocian en Ingla terra, los títulos públicos, eccétera."

Esta distribución de la riqueza nacional se relleja a su vez en las cifras de la estadística de los ingresos. Lo mismo podría decirse, en gran parte de los casos

del sobreproducto nacional,

tin el año fiscal 1893-1894 (de acuerdo con la última relación con que cuen to), en el Remo Unido, el púmero de personas, con 3 000 marcos o más, claujo cadas bajo los rubros D y E (ingresos por ganaucias camerciales, honorarios de altos funcionarios, etc.) ascendía a 727 270. A éstos hay que añadir los censados con renta de la tierra (fentas y arrendamientos), colocaciones e inversiones de capital gravables. Estos grupos tienen un ingreso gravable global casi igual al de los grupos antes mencionados, concretamente 6 000 en comparación de los 7 000 miljones de marcos de ingreso -cosa que llevaría casi a duplicar el número de personas que ganan más de 3 000 marcos.

La British Review del 22 de mayo de 1897 incluye algunas cifras sobre a incremento de los ingresos en Inglaterra de 1850 a 1881. De acuerdo con ella Inglaterra contaba en 1851 con 500 000 familias en números redondos y en 1881 con 990 000, cuyos ingresos iban de 150 a 1 000 libras esterlinas (la mediana 🤻 pequeña burguesia y la alta aristocracia trabajadora). Mientras la población, en estos 30 años había aumentado en una proporción de 27 a 35, es decir en un 30 %, el número de las clases de ingreso había aquientado un una proporción de 27 a 90, es decir, en un 253.23 %. Giben calcula que sa la actualidad est

número llega a un millón y medio de controbayentes.

En principio, no es distinto el pinioranta que nos presentan ou os palses Prancia, según Mulhall, sobre un total de 8 000 000 de familias, tiene 1 /00 000 lamplias en condiciones de existencia de grande y pequeña burguesía (ingreso megio de 5 200 marcos) contra 6 000 000 de trabajadores y 160 000 ricos en seie tido absolino. En Primia, durante 1854, como sabra los que hon leido a lucalic. some una población de 16,3 millones había sólo 44 407 personas con un ingreso superior a 1 000 taleros. En 1894-1895, sobre una población global de 35 millones aproximadamente, 321 296 personas goraban de un ingreso gravable superior a

a bi capital legits invertible on all extended a sale als they on \$1,000 millions as marcely and an incrementa annul media de 114 millones.

000 marcos. En 1897-1898, su número había ascendido a 347 328, Mientras ablación se había duplicado, el estrato de las clases mejor colocadas había orntado en más de 7 veces. Aun cuando se quisiera tomar como prueba en rario que los territorios anexados en 1861 dan indicios de un bienestar mior al de la vieja Prusia, y que los precios de muchos bienes alimenticios aumentado considerablemente en el interin, de todos modos, la proporción remental de los mejor situados con respecto a la de la población global resulta superior a 2:1. Si tomamos, por ejemplo, un período posterior, encontraque en los catorce años comprendidos entre 1876 y 1890, sobre un incremento obal de los censados igual al 20.56 %, los contribuyentes con ingresos de 2 000 20 000 marcos (la burguesia acomodada y la pequeña burguesia) aumentaron 442 534 a 582 024, es décir, en un 31.52 %. La clase de los poseedores propia-mente dichos (6 000 marcos de ingreso o más) creció en el mismo período de 66 319 109 095, o sea, en un 58.47 %. Cinco sextas partes de este incremento, 33 226 sose \$8 776, entraron en el sector intermedio de los ingresos entre 6 000 y 20 000 reos. La situación del estado más industrializado de Alemania, Sajonia, en la que de 1879 a 1890 el número de los ingresos entre 1 600 y 3 300 marcos pasó 62 140 a 91 124, el de los ingresos entre 3 300 y 9 600 marcos, de 24 414 a #841, no es distinta.10 La situación de los otros estados alemanes es parecida. amralmente, no todos los que perciben jugresos elevados son "poseedores", pero quede deducir qué tan elevado es su número, del hecho de que en 1895-1890, Prusia, 1 152 552 censados con una posesión patrimonial neta gravable de de 6 000 marcos estuvieron sujetos a un impuesto adicional. La mirad de ellos, decir. 598 063, declararon un ingreso gravable de más de 20 000 marcos y \$ 600 uno de más de 32 000 marcos. 11

Por lo tanto, es absolutamente falso que el desarrollo actual de muestras de on relativa o absoluta disminución del número de poseedores. El número de los osedores no aumenta "en mayor o menor medida" sino simplemente más, es est, en sentido absoluto y en sentido relativo. Si la actividad y las perspectivas la socialdemocracia dependieran de la disminución del número de poseedores, dría "irse a dormir" tranquitamente. Pero sucede todo lo contratio. Las persetivas del socialismo dependen del incremento de la riqueza social y no de la región. El socialismo o el movimiento socialista de la edad moderna na sobre aido a muchas superaticiones y sobrevivitá también a la que sostiene que so aturo depende de la concentración de la propiedad a, a se qui se, de la absersión del plusvalor por parte de un grupo cada vez más restringido da mammis apitalista. El hecho de que la sobreproducción social este monopolíticale por

<sup>10</sup> De 1990 a 1997, tera ditima categoría attitú en más 2401, sa distina 59265 mercos o cuanto a la primeta sategoría no anemo con nunçón tota para 1892, y por este tir limbo a salar que en supona, entre 1879 y 1832, el misurso de pressons con un imprese cuar con do los 5 200 parcos plea trabajado, el major situadas y se propera burguesta acombié de 11,000 de 1993. A des e del 247 al 20,18 %, de las recretos. Las citas relativas a prime y sajenta (omaron del Handborn de exilimiter).

TE [N. del d.] France el não 1911 el mêmero de cercados con más de 32 000 marcos de putronio, lizbos ascendido, en france, a sem 202. La odimero de los contriburçones asignos at imuesto sebre la cerca con um ma ingresa sepera a las 52 000 mascos habite assendido a 229 229 2012.

<sup>12</sup> Por utra piece, in publiciaries tocialista describia cust stempre el bactor de un es la

diez mil personas o se distribuya gradualmente entre medio millón de indiversos, no tiene importancia, en principio, para los nueve o diez millones de jeles de familia que quedan fuera de este negocio. Al contrario. Podría contrario menos plusvalor mantener algunos miles de privilegiados en una lujosa opulencia, que a medio millón o más en un bienestar inicuo.

Si la sociedad estuviese formada o se hubiera desarrollado de acuerdo con las hipótesis tradicionales de la doctrina socialista, la quiebra económica seria una cuestión de corto plazo. Pero, como vemos, no es así. En lugar de simplificatse respecto a la anterior, la estructura de la sociedad se estratifica y diferencia cada vez más, tanto por lo que concierne al nivel de los ingresos como por lo que concierne a las actividades profesionales. Si no tuviéramos ante nuestros ojos esta realidad, establecida empíricamente por la estadística de los ingresos y de las profesiones, por la simple via deductiva se podría demostrar también que se trata de una consecuencia necesaria de la economía moderna.

La característica principal del modo de producción moderno consiste en el gran aumento de la productividad del trabajo. Teniendo como consecuencia un aumento no menos grande de la producción - de la producción masiva de bienes de consumo, ¿Qué fin tiene esta riqueza? O, yendo directamente al meollo de la cuestión: ¿qué lin tiene el sobreproducto que producen los asalariados de la industria más allá de su consumo, que está limitado por su salario? Aun cuando los "magnates del capital" tuvieran vientres diez veces miligrandes de lo que les atribuía el humorismo popular y mantuvieran una servidumbre diez veces mayor a la efectiva, su consumo, sin embargo, pesaría como una pluma en la balanza, en comparación con la masa del producto nacional anual - tengase en cuenta que la gran producción capitalista es sobre todo producción masiva. Se dirà que el excedente lo exportan. De acuerdo, pero el comprador extranjero termina por pagar quevamente con mercancias. En el comercio mundial, la función del dinero circulante casi no existe. Cuanto misrico en capital es un país, tanto mayor es su importación de mercancias, ya que los países a los que les presta dinero no pueden pagar los intereses más que conmercancias.13 ¿Qué fin tiene, entouces, la cantidad de mercanclas que no consimen los magnates ni su servidumbre? Si de una manera u otra no llega a los profetarios debe ser acaparada por ocos clases. Existe una creciente disminución relativa del número de los capitalistas y un bienestar créciente del proletariado, o existe una numerosa clase media. Usta es la única alternativa que nos da di progresavo aumento de la producción. Las misis y los gastos improductivos con tines militares, etc., le tragon mucho, pero en la edad contemporánes solo ban logrado absorber algunas tracciones del sobreproducto global. Si la clase trabajadora tuviera que esperar hasta que el "capital" hubiera hecho desaparecer

estudística de los máximos logresos, un porcentaje muy alto so refiere a personas jurídicas, el decir, a organismos de todo tipo (sociedades por arciones, otc.), cor ejemplo, en Sajania 5.54 de los 11 138 centados en 1892 con um ingreso superior a los 9 690 marcos estaban communidos por personas jurídicas, y a medida que unio el logreso prevalecen más estas últimos. La relación entre personas iteient y personas jurídicas con ingresos especíares a los 300 000 minos era de 25 a 33, respectivamente.

13 luglaterra recolora sua créditos cojo la forma de tina sobreimposición con un asto de dos millones de marcos, la mayor parte enú lorgada por areculos de consumo discadoro.

la faz de la tierra a las clases medias, podrían echarse un largo sueño. El atal con una mano expropiaría a estas clases y con la otra les devolvería da. La misión de absorber los elementos parasitarios de la economía no le

acsponde al "capital" sino a la clase trabajadora.

Basándose en el hecho de que la riqueza de las naciones consiste cada vez en bienes de consumo perecederos los escritores manchesterianos formulaon una serie de cuadros idilicos sobre el estado actual de las cosas. En esa 
poca, esto indujo a casi todos los socialistas a caer en el extremo opuesto y a 
misiderar la riqueza social unicamente como riqueza fija, sub specie del "camentes más lúcidas perdieron la brújula al ponerse en contacto con esta 
ligora del "capital". Marx, por su parte, dice a propósito del economista 
15. Say, que éste se dedica a trinchar juicios sobre las crisis porque sabe que 
mercancia es un producto. En la actualidad hay muchos que creen haber 
fado tin al tema de la riqueza social al referirse a la forma específica del capilid de empresa.

A la alirmación, contenida en mi comunicación al congreso partidario de autgart, de que el incremento de la riqueza social va acompañado de un mento en el número de los capitalistas de toda especie y no de una disminuón del número de magnates del capital, un editorial de la New Yorker Volksmung le objeta que, por lo menos en cuanto se refiere a América, esto es 150, ya que los datos del censo de los Estados Unidos indican que la producción está dominada, en cuanto a su magnitud global, por un número cada vez más reducido de sindicatos ("Concerns"). ¡Vaya refutación! Mi crítico cree deder desmentir lo que yo digo de la articulación general de las clases, refiriéncie a la articulación de las empresas industriales. Es como si uno dijera que el minero de los proletarios se reduce cada vez más en la sociedad moderna, porque donde antes existía un trabajador aislado ahora existe un sindicato.

Como es natural, el editorial añade en seguida que el hecho principal està in la concentración y que no interesa que los accionistas formen una nueva

dase de personas que no bacen nada.

Se trata ante todo de un printo de vista y no de una demostración contra el fecho que hemos señalado. Por lo que se refiere al análisis de la sociedad me hecho tiene otro sentido. Desde un cierto punto de vista, puede también tenitar menos significacivo; aunque el problema no consiste tanto en esto, como en el de su verdad o falsedad. En mi comunicación hablo un poco más adelante de la concentración de las empresas, cuya existencia no desconocía. Menciono dos frechos y mi crítico cree que puede demostrar la falsedad del uno diciendo que sólo es importante el otro. Espero lograr desvanecer el fantasma que otroca su rairada y la de utros más.

También Kausky—en Stuttgart—se ha referido a esa afirmación para obletarne que, si tuera cierto que aumentan los capitalistas y no los proletarios, disquialismo se consolidaria y los socialistas no flegaríamos nunca a logramento objetivo. Según Kausky todavía es cierta la fórmula de Mars de que em aumento dos capital significa al mismo tiempo un aumento del proletariado.

Se trora del mismo quid pro quo, aunque menos burdo y en otro sentido. Yo nunca dije que los proletarios no aumentaban. Cuando poula el acento en el aumento de los capitalistas de toda especie, me refería a las personas y no los empresarios. Pero, obviamente Kautsky se ha quedado anciado en el cocepto de "capital" y llega a la conclusión de que, si el aumento relativo de la capitalistas significa necesariamente la relativa disminución del proletariamento contradice nuestra doctrina. En este aspecto me contrapone la mencionad tórmula de Marx.

Ahora bien, ya anteriormente había mencionado yo una atirmación de Marque suena algo distinto de la citada por Kautsky. El error de Kautsky estáconfundir el capital con los capitalistas o con los poseedores. Quisiera señalatie a Kaustky otra cuestión que le resta fuerza a su objeción, o sea, el desarrollo del capital industrial, desarrollo que Marx llama orgánico. Cuando la composición del capital se modifica de tal manera que aumenta el capital constante el aumento absoluto del capital equivale a la disminución relativa del proletiriado. Esta es precisamente, según Marx, la forma característica que asume el desarrollo moderno, Trasladado a la economía en su conjunto, esto significa, de hecho, un aumento absoluto del capital y una disminución relativa del prolenriado.14 Los trabajadores, que resultan superfluos a consecuencia del cambio de composición orgánica del capital, sólo encuentran trabajo en la medida en que fluye al mercado un nuevo capital que les da ocupación. Precisamente en a punto en que Kautsky plantea la cuestión en términos extremos, mi juicir concuerda con la teoría de Marx. Para que aumente el número de trabajadore debe aumentar mucho más rápidamente el capital -ésta es la conclusión de la deducción de Marx, Creo que Kautsky lo aceptará sin más.

A esta altura el problema se reduce a lo siguiente: si el capital acrecentado posee capital únicamente como fondo para la empresa o lo tiene también como

una participación de la empresa.

Si no es así, entonces el primer maestro cerrajero Fulano de Tal que echa a andar su taller con seis ayudantes y algunos aprendices sería un capitalista mientras que el rentier Mengano que tiene varios cientos de miles de marco en su caja fuerte o su yerno el ingeniero Perengano que ha recibido en herenta una buena cantidad de acciones (no todos los accionistas son personas que tobacen nada) serían proletarios. Lo absurdo de tal clasificación es evidente La posesión es posesión, ya se trate de algo fijo o de algo movil. No sólo la sectión es un capital, sino que es capital en su forma más completa y no se podrá decur que se trata de una forma sublimada. Es una poliza sobre una parte de sobreproducto de la economía nacional o mundial—mita póliza liberada de sodo contacto material con las trivialidades de la actividad industrial. O un quiere, es un capital dinámico. Y si vivienan también todos ellos como contacto que no hacen nada, las escuntras cata vez más numerosas de accionismo hor

to the add a conclusioner precipitadas sobre el desarrollo general de las classe. El hocho is que, basta el estallido de la guerra, en todos los estados modernos, el unmero de trabajados de la netostria babía agmentado continuamente con una velocidad mayor que la población de general. En Alemania, entre 1982 y 1907, creció de 4 000 243 a 3 595 127, sa decir, e clayo a más del doble. El grupo de los empleados tecticos y comerciales, que expresa de manten tenginde el numento de capital constante subjet de 507 262 a 1 200 725 unidades o se que cuadruplicó.

hablarse de batallones de accionistas— representarían con su sola presenum factor de enorme influjo en la vida económica de la sociedad, debido al oter de su consumo y a la entidad de su séquito social. La acción reconsore en la escala social las gradas intermedias que había eliminado de la indusfa concentración de los negocios.

Sin embargo esta concentración tiene también su estructura. Tratemos de

eminarla de cerca.

# LAS CLASES DE EMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN Y EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Inglaterra, el país más avanzado en el desarrollo capitalista, no existe una esdistica general sobre las clases de empresas en la industria, pero existe una para determinadas ramas de la producción sujetas a la ley de las fábricas

para algunas localidades en particular.

Por lo que respecta a las fábricas y talleres regidos por la ley de las fábrien 1896, de acuerdo con una relación de los inspectores de fábrica, se scontraban empleadas 4 598 983 personas -menos de la mitad de las que bajaban en la industria, de acuerdo con los datos del censo de 1891, cuyas mas ascendían a 9 025 902, excluyendo la industria de los transportes. De las 1626 919 personas, le podemos asignar entre una tercera y una cuarta arte al personal técnico de las respectivas ramas de producción y a algunas apresas grandes y medianas que uo están sujetas a la ley de las fábricas. Queen números redondos, tres millones de pequeños artesanos y empleados las empresas minúsculas. Los cuatro millones de trabajadores sujetos a la ley de las fábricas se reparten entre un conjunto de 160 948 fábricas y talleres, onte da una media de 27 a 28 trabajadores por empresa.<sup>18</sup> Si distinguimos las unicas de los talleres, tenemos 76 279 fábricas con 3 745 418 trabajadores u 669 talleres con 655 565 trabajadores, dando una media de 49 trabajadores ou fábrica y 8 por taller registrado. La misma media de 49 trabajadores por mica señala lo mismo que confirma un cuidadoso exonen de los cuadros, o a que por lo menos dos terceras partes de las empresas registradas como fábrio que pertenecen a la categoría de las empresas mediaras con un número di mbajadores entre 6 y 50, de tal manera que quedan entre 15 y 20 000 empresas on 50 o más trabajadores, que representan alcededor de tras millones de tramindores. De los 1 171 990 personas activas en la industria de los tramportes. rei cuartas parres crando mucho pueden considerarse como nertenecientes a bi empresas grandes. Sumando estas últimas entegorias, tenemos en rotal, como personal de trabajo e auxilian de las errades eropresas, una citra que oscila ratre la y 4 miliones, comparada con los más de 5,5 millores de personas ocuodas en emoresas medianas y pequeñas. Un amplio sector de la llamada "faalea del munda", no corresponde o la gran industria. como podría pensace:

<sup>\*\*</sup> Al momento de la colorrent del reperce sebaban teclardo los detos de 1931 fábricos \*\*\*EN tantos seguiradas, que reducirian agentas la proporcion de los distribuidades por \*\*\*\*Total.

Las empresas industriales presentan, aun en el reino británico, la máxima dis-

renciación y no desaparece de la escala ninguna categoría.16

Si comparamos con estas cifras las de la estadística de las industrias de almania para 1895, encontramos que a grandes rasgos presentan el mismo pana rama que la inglesa. En Alemania, la gran industria adquiere una dimension productiva en 1895 casi igual en proporción a la de la Inglaterra de 1891, pa Prusia, durante 1895, el 38 % de los trabajadores industriales pertenecía a fi gran industria. Tanto ahí como en el resto de Alemania, el desarrollo se orien. tó con una velocidad prodigiosa hacia las grandes empresas. Si algunas rama industriales (entre las que se cuenta la industria testil) estaban todavía atra sadas en relación con Inglaterra, ocras (máquinas y herramientas) alcanzabar en promedio el nivel inglés y algunas (industria química, del vidrio, alguna ramas de la industria gráfica y tal vez también la electrotecnia) lo superaban Sin embargo, la gran masa de personas que trabajaban en la industria seguiperteneciendo, aun en Alemania, a las empresas medianas y pequeñas. Sobre diez millones y cuarto de personas que trabajaron en la industria en 1895, pocmás de 3 millones pertenecían a grandes empresas, 21/2 millones a empresas medianas (de 6 a 50 personas) y 4 3/4 millones a empresas pequeñas. Se calcu laba que el número de maestros artesanos ascendía aun a 1 1/4 millones. Alreda

16 Algunos obreros alemanes establecidos en Inglaterra me han expresado frequentemento su asombro por la pulverización de las empresas que encontraron en las industrias de un transformación de la madera, del hierro, etc., de este país. Las cifras actuales relatival la industria del algodón muestran un modesto aumento en la concentración en relación al prodo en que escribía Marx. Esta es una comparación con las últimas cifras dadas por Mar

|                        | Marx,  | 1868 | Estadistic | ca de 1890 | Aumento<br>o disminución<br>(%) |
|------------------------|--------|------|------------|------------|---------------------------------|
| Fapricas               | 2      | 549  |            | 2 538      | - 0.45                          |
| Telares a vapor        | 379    | 329  | 61         | 5 714      | +62                             |
| Husos                  | 32 000 | 014  | 44 56      | 14 819     | + 39                            |
| Trabajadores           | 401    | 004  | 55         | 8 795      | + 32                            |
| Trabajador por fabrica |        | 156  |            | 802        | +1- 33                          |

Para la industria sometida en esta forma a la revolución tecnológica, la concentración su frida en 22 años no es anormal. Si los telares a rapor aumentaron en un 62 %, el número de husos aumentó por su parte sólo un poco más rápidamente que el de los trabajadores ocupada. Entre estos últimos, a partir de 1870, los trabajadores adultos mostraron un aumento superior al de las mujeres y las niños (cl. K. Mars, El capital, 1/2, p. 544, notas y Statistical Alamat for the United Kingdom from 1878 to 1892). En las otras ramas de la Industria textil, la concentración fue mucho más baja; de 1870 a 1890 las fábricas de lana y de hilo de lana pelasticampentaron de 2 459 a 2 549, y los trabajadores ocupados en clias, de 281 687 a 297 053, en decida es a 117 obseros por tábrica. En cambio aquí, los buses aumentaron en la industria elgodo nera, más rápidamente que los telares y estos últimos um 112 794 sobre 129 222 mostraron in aumento inferior al de los obreros ocupados, de tal manera que se puede hablar de concentra ción sólo en el sector de la hilandería.

La relación de los inspectores de fábrica para el año 1890 fija en 9/891 el número de la fábricas de toda la industria textil de la Gran Bretaña, correspondiendo a 7/900 empresas dan 1/077/687 obrevos ocupados, contra 5/968 fábricas en 1870 con 718/051 trabajadores con un alb

mento en la denaidad de los trabajadores por empresas de 120.3 a 156.4.

de 1895, su número aumentó en 5 sectores tanto en números absolutos relativos (respecto al aumento de la población), en 9 aumentó sólo en minos absolutos y en 11 disminuyó tanto en términos absolutos como rivos.

En Francia, la industria está aún atrasada respecto a la agricultura, desde conto de vista cuantitativo. De acuerdo con el censo del 17 de abril de 1894, representaba el 25.9 % de la población, mientras que la agricultura repredaba casi el doble, 47.3 %. Austria presenta una proporción semejante. Su cultura llega al 55.9 % y su industria al 25.8 % de la población. En Francia en la industria un millón de obreros que trabajan por su cuenta contra millones de empleados. En Austria, seiscientos mil trabajadores por cuenta opia contra 21/4 millones de trabajadores y jornaleros asalariados. También este caso, la proporción es casi idéntica. En ambos países se encuentra una de industrias muy desarrolladas (industrias textiles, extractivas, metalúrgimetc.), que pueden competir, por lo que se refiere a la escala dimensional a las empresas, con los países más avanzados, aunque dentro de la economia mional constituyen un fenómeno parcial.

Sniza cuenta, en su industria, con 127 000 trabajadores por cuenta propia 100 000 empleados por otros. En cuanto a los Estados Unidos de América, de que el citado colaborador de la New Yorker Volkszeitung dice que son el país desarrollado del mundo desde el punto de vista capitalista, tenían en su dustria, de acuerdo con el censo de 1890, un promedio relativamente elevado obreros por empresa, concretamente 3 1/2 millones de trabajadores en 355 415 noresas industriales, con una relación de 10 a 1. Pero, como en el caso de nglaterra, no se tomaron en cuenta todas las empresas minúsculas ni las famise. Si se lee la estadística industrial prusiana de arriba a abajo, se obtiene un cifra media casi idéntica a la del censo americano. Y se observa atentanie en el Statistical Abstract de los Estados Unidos, el Indice de las industrias ensadas, nos topamos con una infinidad de ramas de fabricación con b o amos trabajadores en promedio por empresa. Inmediatamente en la primera agina, después de 910 fábricas de herramientas agrícolas con 30 732 trabajaures, 35 fábricas de municiones con 1 993 trabajadores y 251 fábricas de plumas Tores artificiales con 3 698 trabajadores - encontramos 59 fábricas de artículos miliciales con 154 trabajadores y 581 fábricas de veleros y Ionas con 2 878 tra

Si es cierto el progreso incesante de la técnica y de la centralización de las inpresas en un número cada vez mayor de ramas industriales, cuya importancia No logran callar los reaccionarios impenitentes, no menos cierto es que en oda uma serie de ramas audustriales, junto con las grandes empresas, las más equeñas y medianas muestran una vitalidad indiscutible. En la industria no diste una evolución hacia un modelo uniformemente válido para todos los cones de l'abricación. Si dentro de la pequeña y mediana industria todavia e conservan las antiguas rutinas de la administración de las empresas, algunas imas del artesanado que se consideraban alerradas a la pequeña industria, un oun día caen sin remedio en manos de la gran industria. La mismo socede on la industria doméstica y con la industria que trabaja a comisión para los equeños empresarios intermediarios. Durante mucho tiempo, en el cantón de

Zurich, los textiles domésticos, de la industria de la seda, pasaron por una la recesiva, pero a partir de 1891 hasta 1897, los tejedores de esta categoría aumentaron de 24 708 a 27 800, mientras que los trabajadores y los empleados de la sederías mecanizadas aumentaban de 11 840 a 14 500 solamente. Que se tran de recibir este aumento de tejedores como un fenómeno económicamente con solador, es otro problema; aquí se trata ante todo de verificar un hecho nada más.

La consolidación ulterior y la renovación de las empresas medianas y poqueñas, están determinadas por una serie de circunstancias que se pueden divi-

dir en tres grupos,

En primer lugar, una cantidad de sectores y de ramas de fabricación se adaptan más o menos tanto a las empresas medianas y pequeñas como a las grander y las ventajas que estas últimas tienen sobre las primeras son tan importante que no pueden compararse con ciertas ventajas connaturales a las pequeña empresas. Entre otras cosas, se puede decir lo mismo, como es sabido, sobre todo de las distinuas ramas de la elaboración de la madera, del cuero y de formetales. A veces se da, por el contrario, una división del trabajo con la que legran industria proporciona el producto con la mitad o las tres cuartas paro de su elaboración y las empresas pequeñas lo terminan para el mercado.

En segundo lugar, en muchos casos la técnica necesaria para hacer accesible el producto al consumidor desempeña un papel a favor de su confección en pequeñas empresas, como es evidente, por ejemplo en la elaboración del pan esta tratara únicamente de técnica, la elaboración del pan desde hace mucho tiempo estaría monopolizada por la gran industria, que la podría realizar con óptimos resultados, como lo demuestran las altas ganancias de las numeros tábricas de pan. Pero a pesar de que existen éstas y otras fábricas de dulces que van conquistando gradualmente el mercado, a su lado se establecen pequeña y medianas panaderías, gracias a las ventajas que les proporciona la relación directa con los consumidores. Mientras los panaderos no tengan que vérselo con la empresa capitalista, podrán estar tranquilos por mucho tiempo. Ciertamente, desde 1882 su aumento no ha seguido el mismo ritmo que el aumento de la población, pero a pesar de todo es considerable (77 609 contra 74 283).

Aunque la elaboración del pan es sólo un ejemplo deástico, se podría defirlo mismo de toda una serie de actividades, sobre todo de aquellas en que el trahajo productivo se combina con el trahajo del sector de los servicios. El cento
norteamericano registra 28 000 negocios de herreros y carreteros con un topl
de 50 876 personas, de las que la mitad esactamente trabaja por cuenta propiala estadística profesional de Alemanía registra 62 722 carpinaçãos y herreros, y
tendrá que pasar mucho tiempo para que el automóvil de vapor, etc., los rímis
ne para dejar paso al pequeño salter, como lo ha hecho la bicicleta. Dígase lo
mismo de los sastres, de los rapateros, de tos silleros, de los chanistas, de los capiceros, de los relojeros, etc., entre los que el trabajo sobre pedido (y en distinamedida la reparación) y el comercio al detalle mantienen con vida existenciar
autónomas, muchas de las cuales, sin duda, aunque no todas, tienen úniconeme
un ingreso projectario.

Finalmente, amque no cu último lugar, están las grandes empresas que alimentan a las pequeñas y medianas, en parte a través de la producción masiva.

orrespondiente disminución de los precios de los materiales de trabajo regias auxiliares, semielaborados) y en parte a través del rechazo de capitapor un lado y de la "liberación" de trabajadores, por el otro. En un grado menos alto, los nuevos capitales en búsqueda de valorización aparecen inuamente en el mercado, cuya capacidad de absorción de nuevos artículos senta al mismo tiempo que aumenta la riqueza de la sociedad. Esto hace meamente que los accionistas de los que se hablaba anteriormente, cumplan función que de ninguna manera puede considerarse secundaria. En realidad. mercado no podría vivir de un puñado de millonarios, aunque la "mano" miles de dedos. Los cientos de miles de ricos y personas con buena poparticipan activamente. Casi todos los artículos de lujo que usan estos supos son elaborados en su primera etapa, y muchos de ellos terminados, por ocios pequeños y medianos, que, por lo demás, pueden ser empresas capitapropiamente dichas, si trabajan con materiales costosos y utilizan máquimambién costosas (fabricación de joyas, elaboración de metales preciosos, majos de incrustación). Sólo en una etapa posterior la gran industria -cuando no fin llegado a la fabricación de dichos artículos— trata de "democratizar" lo cual lujo reduciendo los costos del material de trabajo.

En líneas generales y a pesar de los continuos cambios en la agrupación de industrias y en la estructura interna de las empresas, el panorama presenta oy estas características: la gran empresa no absorbe continuamente a las peque, y medianas, sino simplemente se desarrolla conviviendo con ellas. Sólo las espresas minúsculas quedan rezagadas en sentido absoluto y relativo. Por lo ne concierne a las pequeñas y medianas empresas, éstas también aumentan, amo se desprende de las cifras siguientes relativas a las empresas auxiliares de

manta:

|                                                               | Trabajadores representados |     |       |     |                |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------|-----|----------------|--|
| E .                                                           | 188                        | 12  | 189   | 75  | Aumento<br>(%) |  |
| rqueñas empresas (de 1 a 5 personas)                          | 2 457                      | 950 | 5 056 | 318 | 24.5           |  |
| (de 6 a 10 personas) impresas medianas de mayores timensiones | 500                        | 097 | 853   | 400 | 66.6           |  |
| (de 1) a 50 personas)                                         | 891                        | 623 | 1 620 | 348 | 81.8           |  |

aunque en el mismo período la población había aumentado solo en un 13.5%. Si en el período considerado, las empresas grandes aumentados mucho más en un 88.7%— su contingente, sólo en casos aislados se debió a la absorción de las pequeñas. De hecho, en muchos casos, un existe—o no es mayor—E competencia entre empresas grandes y pequeñas (piénsese por ejemplo en la sustrucción de grandes máquinas y de puentes). El ejemplo de la industria in Cl. 8. Calver, "Die Entwicklung des Handwerks" (El desarrollo del artesanado), en

Ole Neue Zeit, xv, 2, p. 597.
[N. del d.] En los 25 años transcuiridos entre el primer censo y al áltimo de las profesio-

textil, que nuestro publicista cita de tan buena gana, es engañosa en much aspectos. El aumento de la productividad debido al telar mecánico en companción con el viejo huso, se ha presentado nuevamente en casos ajslados. Mitesimas empresas grandes superan a las medianas y pequeñas, no por la produtividad del trabajo empleado, sino simplemente por las grandes dimension de la empresa (armadoras navales) y dejan intacta o casi intacta su esfera de actividades. Al oir decir que Prusia en 1895 ocupaba en las grandes emprecasi el doble de trabajadores que en 1882, y que en 1882 éstos representaba sólo el 28.4 % pero que en 1895 llegaban al 38.0 % del total de los trabajadores industriales, puede suponerse que efectivamente las empresas pequeñas serío pronto cosa del pasado y que su función económica se habrá agotado. Aunqui las cifras que hemos reproducido demuestran que la vigorosa ampliación difusión de las grandes empresas representa únicamente un aspecto del de arrollo económico.

Lo que sucede en la industria, sucede también en el comercio. A pesar da rápido ascenso de los grandes almacenes, el pequeño y mediano comercio siguen firmes. Naturalmente no pretendemos discutir aqui la existencia del elemento parasitario del comercio, es decir, del llamado comercio intermediatio. Hay que reconocer que a este propósito se exagera mucho. La gran producción y el comercio internacional en continua expansión lanzan al mercado una cantidad can vez mayor de bienes de consumo, que de una manera u otra deben llegar al consumidor. Que esto pueda hacerse con un desperdicio menor de trabajo y con costos menores de los que se realizan en la actualidad con el comercio internacionio, es algo que nadie puede negar. Pero mientras no se tomen las medidas

nes y de los oficios en Alemania, es riegir, de 1882 a 1907, el personal de los establecimientos según su clase de magnitud ha tenido el siguiente aumento:

|                           | 18                                      | 82  |     | 190   | 07  | Aumento<br>(%) |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-------|-----|----------------|
| Pequeños establecimientos | 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |     | 0.0 | 01000 |     | Section 4      |
| De la 5 personas          | # 335                                   | 622 |     | 383   | 235 | 24.16          |
| Establecimientos          |                                         |     |     |       |     | 2.7            |
| Ωe 6 n 10                 | 500                                     | 097 | 1   | 104   | 597 | 120.0          |
| De 11 a 50 .              | 991                                     | 628 | 2   | 284   | 575 | 189.9          |
| De 51 a 200               | 742                                     | 688 | 2   | 418   | 150 | 225.6          |
| De 201 a   000            | 657                                     | 390 | 1   | 991   | 056 | 202.9          |
| De más de 1 000           | 213                                     | 160 |     | 231   | 615 | 347.8          |

Siendo que la población total de Alemania atmentó en el mismo periodo en 55.5 %, el aumento de los establecimientos más pequeños significa en realidad uno recesión relativa, ju que en todos los demás grupos el atmento superó con outebo el atmento de la publación. Ciertamente establecimiento no significa todavia empresa. No posas empresas abarcadas destres o más regocios. A pesar de esto, las cifras desmienten la loca de la "desaparición" de las pequeños y medianos regorios.

Calculando también los negocios individuales de 1882 a 1907, le cardidad de personas compadas por negocio con un número de elementos entre 1 y a, sumunto de 4 335 922 a 5 355578 es decir, en 23.5 %; en las que tentan de 5 a 50 personas, de 1 591 /40 a 5 644 415, es decir, en 161.14 %, frente a un número de la publación total de 16 5 % en números redondos.

aso, el comercio intermediario seguirá existiendo. Así como es ilusorio ar que la gran industria absorba rápidamente a las empresas medianas y mas hasta reducirlas a un residuo casi insignificante, así también es utópeusar que los grandes almacenes de dimensiones capitalistas absorberán impresas medianas y pequeñas. Claro está que afectan a ciertas negociaciones me de vez en cuando síembran el desconcierto en todo el pequeño comercio. después de un cierto tiempo este último encuentra la manera de competir los grandes y de explotar todas las ventajas que les proporciona su situación al. Se crean nuevas especializaciones y nuevas combinaciones comerciales, on por ahora, más que un producto de la enorme sobreabundancia de ancias, un instrumento para destruir el pequeño comercio parasitario y, en aidad, hecho más por sacarlo de su rutina y por quitarle algunas posiciones nodas de monopolio que por extirparlo. El número de negociaciones está auerrando continuamente: en Inglaterra, entre 1885 y 1886, se elevó de 295 000 66 000. El número de personas que trabajan en el comercio aumentó de maa bastante considerable. Ya que la estadística inglesa de 1891 ha sido concen, en lo que a este aspecto se refiere, de acuerdo con princípios distintos de de 1881,18 presentamos a continuación las cifras correspondientes a la estadea prusiana. En Prusia, dentro del comercio al mayoreo y al menudeo quidos los ferrocarriles y el correo), el número de personas ocupadas era:

|            |      |    |                   | J.  | 985 |   | 189 | 95  | Aumento<br>(%) |
|------------|------|----|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|----------------|
| mpresas    | con  | 2  | o menos ayudantes | 411 | 509 |   | 467 | 656 | 13.1           |
| empresas   | con  | 5  | a 5 ayudantes     | 176 | 867 |   | 342 | 112 | 93.4           |
| guppi esas | COIL | 6  | a 50 ayudantes    | 157 | 328 |   | 303 | 078 | 92.6           |
| empresas   | con  | 51 | o más ayudantes   | 27  | 619 |   | 62  | 056 | 142.2          |
| -2         |      |    | TOTALES           | 771 | 323 | 1 | 174 | 902 | 52.3           |

En proporción el máximo aumento se da en las grandes empresas que repreción no más del 5 %. No son pues, las grandes las que hacen competencia corial a las pequeñas; son más bien estas últimas que, apenas se presenta la ción, se molestan reciprocamente. Sin embargo, en proporción, quedan pocos cadáveres. Y la estructura de la excala de las empresas sigue intacta. Las empresas medianas de dimensiones pequeñas son las que registran un sumento nuncho tas considerable.

Si tlegamos finalmente a la agricultura, en el aspecto de las relaciones de magnitud de las empresas, encontramos actualmente (por lo general en Entopa en parte también en la misma América) un movimiento que aparentemente miradice todos los supuestos tradicionales de la teoría socialista, Si en la interia e un el comercio encontramos un desplazamiento temo pero continuo acia las dimensiones de la gran etopresa. La agricultura presenta en cambio un

<sup>&</sup>gt;> De ahi que haya lubido un sumento de más del 50 % en el nitimo decenio.

estancamiento o una recesión en el aspecto referido a las dimensiones do na

empresas.

Ante todo, por lo que concierne a Alemania, el censo de los negocios la 1895 indica, con relación al de 1882, un aumento relativamente más fuerte el grupo de las empresas medianas del campo (entre 5 y 20 hectáreas) que llega en concreto al 8 % aproximadamente; mucho mayor es el incremento de la superficie agricola ocupada que en números redondos es del orden del 9 % Las pequeñas empresas del campo (entre 2 y 5 hectáreas) que siguen inmediamente después, muestran el aumento más intenso después del anterior: 3.5 % de aumento en las empresas y 8 % en el de la superficie territorial. Las empresas minúsculas (por debajo de las 2 hectáreas) registran un aumento del 5.8 % y la superficie ocupada, un aumento del 12 % aunque la parte cultivada dicha superficie registra un retroceso del 1 % aproximadamente. Un aumento de casi el 1 % que además va completamente al sector forestal, es el que presentan las grandes empresas del campo parcialmente capitalistas (entre 20 y 100 hectáreas) y un aumento que no llega al 1 ½ %, el que presentan las grandes empresas (con más de 100 hectáreas) para las que es válido todo lo que se dijo de las anteriores.

Las cifras relativas a 1895 son las siguientes:

| Tipo de empresa              | Número<br>de empresas |     |     | Superficia<br>cultivada |     |     | Superficie<br>total |     |     |
|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Empresas minúsculas          |                       |     |     |                         |     |     |                     |     | 1   |
| (hasta 2 hectareas)          | 5                     | 236 | 367 | 1                       | 808 | 444 | 2                   | 415 | 414 |
| Paqueñas empresas campesinas |                       |     |     |                         |     |     |                     |     |     |
| (entre 2 y 5 hectáreas)      | 1                     | 011 | 318 | 3                       | 285 | 984 | 4                   | 142 | 671 |
| Medianas empresas campesinas |                       |     |     |                         |     |     |                     |     |     |
| (entre 5 y 20 hectáreas)     |                       | 998 | 804 | 9                       | 721 | 875 | 12                  | 537 | 650 |
| Grandes empresas campesinas  |                       |     |     |                         |     |     |                     |     |     |
| (entre 20 y 100 hectáreas)   |                       | 281 | 767 | 8                       | 869 | 857 | 13                  | 157 | 201 |
| Gran empresa                 |                       |     |     |                         |     |     |                     |     |     |
| (100 o más hectáreas)        |                       | 25  | 061 | 7                       | 831 | 108 | 11                  | 031 | 896 |

Más de las dos terceras partes de la superficie total corresponden a tres de tegorias de empresas campesinas, casi una cuarta parte a las grandes emprent. En Prusia, la situación de las empresas campesinas es todavía más favorable de poseen casi tres cuartas partes de la superficie agricola, es decir, 22.875.000 sobre un total de 32.591.000 hectáreas.<sup>19</sup>

Si de Prusia pasamos a Holanda, encontramos que:

18 [N. del A.] De 1895 a 1907, el número de negocios grandes se elevó a 23 568, minimal que el número de negocios medianos del campo aumentó de 998 804 a 1 065 539, y el de los negocios pequeños del campo pasó de 3 236 367 a 5 878 509. Los negocios pequeños del campo pasó de 3 236 367 a 5 878 509. Los negocios pequeños del campo es mantuvieron estables mientras los negocios grandes del campo ascendieron a 262 191. Las come anteriores, correspondientes a la superfície de terreno agrícolo utilizado por las empresas ampesinas en Prusia están egolvocadas, La cifra expeña es de 13 709 892 sobre un total de 20 944 025 hectáreas. En 1907, la relación era de 14 077 845 sobre 20 984 025 hecuáreas, es decir, algulficativamente más alta.

| mensión                |        | presas |                          |            |
|------------------------|--------|--------|--------------------------|------------|
| nipresas<br>Occidreas) | 1864   | 1893   | Aumento o<br>disminución | Porcentaje |
| (a 5                   | 66 842 | 77 767 | + 10 925                 | +16.2      |
| 5 a 10                 | 31 552 | 84 199 | + 2 647                  | + 8.4      |
| 10 a 50                | 48 278 | 51 940 | + 3 662                  | + 7.6      |
| más de 50              | 3 556  | 5 510  | - 44                     | - 1.2      |

En este cuadro las grandes empresas llegan a disminuir mientras que las melinas empresas campesinas de dimensiones pequeñas registran un aumento.<sup>20</sup>
En Bélgica, según Vandervelde,<sup>21</sup> tanto la propiedad del suelo como la exmitación de la tierra están sometidas a descentralización progresiva. La última
adistica general indica un aumento en el número de propietarios del suelo
e 201 226 en 1846 a 293 524 en 1880, y un aumento en el de los arrendatasos de 371 320 a 616 872. Toda la superficie cultivada en Bélgica ascendía en
1880 a menos de dos millones de hectáreas, de las que más de una tercera parte
prespondían al arrendamiento directo. El parcelamiento directo de este país
lleva a uno a pensar en las relaciones agrícolas chinas.

Francia tenía en 1882 la siguientes empresas agrícolas:

| Empresas                                                     |         |                |                          | Extensión   |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------|-------------|
| Hectdreas                                                    |         | Número         |                          | (hectáreas) |
| menos de 1<br>Un I a 10                                      |         | 2 167<br>2 655 | And the second second    | 11 366 274  |
| De 10 a 40                                                   |         | 727            | 088                      | 14 845 650  |
| De 40 a 100<br>De 100 a 200<br>De 200 a 500<br>De más de 500 |         | 7              | 285<br>644<br>942<br>217 | 22 266 104  |
|                                                              | TOTALES | 5 671          | 973                      | 48 478 028  |

A las empresas de 40 a 100 hectáreas les correspondían 14 millones de hectorras en números redondos, a las de más de 200 hectáreas, 8 millones en núperos redondos, de tal manera que en total, la gran empresa representaba de fina quinta a una sexta parte de la superficie cultivada. El pequeño, mediano gran negocio campesino cubrían casi tres cuartas partes del suelo francês

<sup>&</sup>quot;Cf. W. H. Vliegen, "Das Agrarprogramm des niederländischen Sozialdennerzute" [81] pograma agrario de la socialdenneracia holandesa], en Die Neue Zeit, xviii. 1., pp. 75 y st. 21 Vandervelde, "Der Agrarsozialismus in Belgien" [El socialismo en Hélgies], en Die Vene Zeit, zv. 1., p. 572.

De 1862 a 1882, las empresas de 5 a 10 hectáreas habían aumentado en 24 o las de 10 y 40 hectáreas, en 14.28 %. La estadística agraria de 1892 indica a aumento en el número total de empresas igual a 30 000 y una disminución o las categorías recién citadas igual a 33 000, lo que manifiesta un ulterior parcelimiento de los cultivos.

Pero, ¿cuál es la situación de Inglaterra, el país clásico de las grandes popiedades del suelo y de la agricultura capitalista? Es conocida la lista de la Mammuth-landlords que de vez en cuando aparece publicada para dar um idea de la concentración de la propiedad del suelo en Inglaterra, y es conocido también el pasaje de El capital en el que Marx dice que la afirmación de John Bright, de que 150 propietarios del suelo poseían la mitad de la tierra inglay 12 la mitad de la de los escoceses, no ha sido refutada nunca [El capital, in p. 000]. Ahora bien, si es cierto que el suelo inglés estaba centralizado en form monopolista, no lo estaba sin embargo en la medida en que lo considerate John Bright. Según Brodrick, en su English land and English landlords, en IR sobre 33 millones de acres de tierra registrados en el Domesday Book, en Ingli terra y Gales, 14 millones en números redondos, eran propiedad global de 1708 propietarios del suelo, con 3 000 acres (1 200 hectáreas) y más por cabeza. La otros 19 millones de acres se subdividían entre 150 000 propietarios de un acre n más, y una masa ilimitada de propietarios de pequeños pedazos de tierra. En 1892, Mulhall daba, para el Reino Unido, la cifra de 176 520 propietarios de más de 10 acres de tierra (en total 10/11 de todo el suelo). Y ¿cómo se cultiva el suelo? El cuadro siguiente presenta las cifras correspondientes a 1885 y 1895 para la Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia, excluyendo Irlanda); para facilitar la comparación, se clasificó el tamaño de las empresas en hectáreas, Se calcularon:

| Empresas<br>(hectdreas) | 10  | 885 | 11  | 895 | Auma<br>dismir | 100000000000000000000000000000000000000 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------------------------------------|
| De 2 a 20               | 252 | 955 | 235 | 481 | + 2            | 526                                     |
| De 20 a 40              | 64  | 715 | 66  | 625 | +1             | 910-                                    |
| De 40 a 120             | 79  | 575 | 81  | 245 | +1             | 672                                     |
| De 120 a 200            | 13  | 875 | 1.8 | 568 | -              | 507                                     |
| De más de 200           | 5   | 489 | á   | 219 |                | 270                                     |

Aqui cambién tenemos una disminución de las grandes y gigantescas y lin-

aumento de las pequeñas y medianas empresas campesinas.

Pero las cifras relativas a las empresas no nos dicen nuda todavía trapedo a la superficie cultivada. Integrémoslas ahora con las cifras relativas a las superficies correspondientes a las diversas clases de empresas. El cuadro que presentamos es además desconcertante. En la Gran Bretaña, durante 1895 pertenecian a:

The Euchase A la relación de un print et 40 horas, que ma es precisamente esacia, pero not ficiente para nuestros fines. Las cifros se tomaron del libro axul dedicado a las dericultural holdings.

| mpresas<br>uciáreas) | deres<br>de 10 horas | Superficio<br>total<br>(%) |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| menos de 2 22        | 566 792              | 1.15                       |
| 2 2 5                | 1 667 647            | 5.12                       |
| 5 a 20               | 2 864 976            | 8.79                       |
| 20 a 40              | 4 885 203            | 15.00                      |
| 40 a 120             | 18 875 208           | 42.59                      |
| 120 a 200            | 5 113 945            | 15.70                      |
| 200 a 400            | 3 001 184            | 9.21                       |
| mās de 400           | 801 852              | 2.46                       |
| TOTAL                | ES 32 577 518        | 100.00                     |

De acuerdo con este cuadro, entre el 27 y el 28 % de la superficie cultivada la Gran Bretaña pertenece a las grandes empresas propiamente dichas y so el 2.46 % a las empresas gigantes. En cambio, más del 66 % pertenece a las apresas campesinas pequeñas y grandes. En Gran Bretaña, la proporción es unho más lavorable a las empresas campesinas (en las que sin duda prevalece eran empresa campesina capitalista) que a la mediana en Alemania. En la una Inglaterra propiamente dicha las empresas entre 5 y 120 hectáreas abarn el 64 % de la superficie cultivada y sólo el 13 % pertenece a las empresas más de 200 hectáreas. En Gales, dejando completamente de lado las empreminúsculas, el 92 %, y en Escocia, el 72 % de las empresas son empresas mpesinas que van de 2 a 120 hectáreas.

De la superficie cultivada, 61 014 empresas con 4.6 millones de acres de teno eran manejadas por sus mismos propietarios, 19 607 cultivaban en parte con propia y en parte tierra arrendada, y 439 405 sólo tierra arrendada. En Innda es conocida la absoluta superioridad de los pequeños campesinos o de pequeños arrendatarios. Lo mismo sucede en Italia.

Gon estos datos no puede quedar duda de que en toda Europa occidental, mo en los estados orientales de los Estados Unidos, va avanzando por doquier pequeña y mediana empresa y se rezagan las empresas grandes y gigantescas, opoco puede quedar duda de que las empresas medianas tienen a menudo a carácter netamente capitalista. La concentración de las empresas no se lleva tabo, en estas zonas, en torma de incorporación progresiva de pedians de tura cada vez más grandes a una sola empresa, de acuerdo con lo que auponía taix [El capital, t. 1/5, p. 846, nota 148], sino únicamente en forma de culto intensivo, del paso a cultivos que requieren más trabajo por unidad de perficie o a una zootecnia calificada. Como es sabido, éste es, en gran meda (aunque no exclusivamente) el resultado de la competencia agrícola de estados o territorios agrarios de ultramar o de Europa oriental. También sabido cómo tienen la posibilidad de hacer que durante mucho tiempo todado fluyan al mercado europeo el grano y una serie de otros productos agrácolas.

<sup>24</sup> A éstas hay que nñadir 579 133 parcelas por debajo de las 10 horas.

a precios tan bajos que, de esta parte, no queda más que esperar un sustano aplazamiento de los factores de desarrollo.

Así pues, aun cuando los cuadros de la estadística sobre los ingresos de paises industriales avanzados registran en parte la movilidad, la inconsistencia e inseguridad del capital en la economía moderna; aun cuando los ingresos los patrimonios registrados se convierien cada vez más en castillos de naios que en realidad podía fácilmente derribar un fuerte golpe de aire, sin embaraesta serie de ingresos no han estado de hecho en oposición profunda con la jerarquía de las unidades econômicas en la industria, en el comercio y en la agricultura. La escala de ingresos y la escala de los negocios muestran en in articulación un paralelismo bastante claro, sobre todo si se toman en cuento los elementos intermedios. No vemos que disminuyan estos últimos, sino misbien vemos que se expanden considerablemente. Lo que se les escapa por lo alta lo reintegran empujándolo hacia abajo y los elementos de la serie que descienden en la escala son remplazados por otros de más arriba. Si la quiebra de la sociedad moderna depende de la desaparición de los elementos que están entre el vértice y la base de la pirámide social, y si está condicionado a la absorción de estos elementos intermedios por parte de los extremos superior e inferiorentonces en Inglaterra, Alemania y Francia la quiebra no está tan cerca de la realización como lo estuvo en cualquier otro perfodo anterior del siglo xix.

Aunque un edificio puede tener la apariencia de ser a la vez sólido y sin embargo frágil si las piedras mismas o estratos importantes de piedras resultan frábles. Si la solidez de una empresa queda demostrada en los periodos críticos, no hay por qué buscar cuál es el papel que cumplen las erisis económicas inherente al ordenamiento productivo moderno ni cuáles son las manifestaciones o reacciones que tendrá en el futuro próximo.

#### D. LAS CRISTS Y LAS POSIBILIDADES DE ADAPTACIÓN DE LA ECONOMÍA MODERNA.

El movimiento contradiciorio de la sociedad capital, ta se le revela al burgués práctico, de la manera má continudente, durante las vicisitudes del ciclo periódico que recorre la industria moderna y en an pana columnante: la crisis general.

KARL MARK, Epilogo a la segunda edición de El capital.

La polémica sobre las crizis económicas del organismo social moderno, sobre la rausas que las determinan y los medios para remediarlas, no ha sido menos de para que aquella sobre las crisis patológicas, o sea sobre las candiciones de entermedad del cuerpo lumanos. Quien gusta de las analogías, ballará fácilmente puntos de corejo para establecer paralelos entre las diferentes teorfas que se han propuesto respecto de los dos fenémenos. Describrirá, por ejemplo, en los partidarios del liberalismo económico extremo de J. B. Say, que considera la crisis simplemente como un proceso de autovaneamiento del organismo económico, los corsanguíneos ideales de los partidarios del llamado método natura

y de este modo establecerá una relación entre las diversas teorías que en llogia humana sostienen la necesidad de una activa intervención médica sedeterminados métodos curativos (método sintomático, tratamiento constituanal, etc.) y las diversas teorías sociales que afirman la necesidad de la internción estatal para afrontar causas y manifestaciones de las crisis económicas. po si pasa luego a considerar más atentamente a los sostenedores de una y parte, observará con sorpresa que aquella tendencia a la coherencia lógica ne ciertos geniales psicólogos de la historia atribuyen al hombre, en verdad in frecuentemente que desear, y que una amplia dosis de fe en el arte taumamejo de ciertos médicos convive en buen acuerdo con un rigido economicismo minchesteriano, y viceversa.

In explicación de las crisis económicas más popular en los círculos socialis-Les la que las hace derivar del subconsumo. Va Friedrich Engels se opuso en repetidas ocasiones a este concepto, y con más claridad sobre todo en el capítulo crisco [de la sección tercera] del Anti Dühring. En dicho texto, Engels afirma me el subconsumo, en electo, "es, pues, también una condición de las crisis", ero nos informa tan poco de las causas de la actual existencia de éstas como Was causas de su anterior inexistencia. Engels cita como ejemplo la situaon de la industria algodonera inglesa en 1877, y afirma que es necesaria una mena dosis de audacia "para explicar el actual colapso de la salida del hilado algodón y sus tejidos en Inglaterra por el subconsumo de las masas inglesas, ano por la sobreproducción de los fabricantes ingleses de algodón" (ibid., 808-309 [p. 284]).24 Pero el mismo Marx, en varias ocasiones, se ha pronuncado explícitamente contra esta derivación de las crisis del subconsumo. Es una mutología cabal, afirma en el libro u de El capital, "decir que las crisis provenen de la falta de un consumo en condiciones de pagar". Si luego se quisiese a esta tautología un fundamento aparentemente más sólido, diciendo que inclase obrera recibe una parie demasiado pequeña del producto que ésta promcc, y que este inconveniente se remediaría apenas la misma recibiera una mota mayor, bastaría entonces observar solamente que "las crisis son preparaun invariablemente por un período en que el salario sube de manera general la clase obrera obtiene renliter [realmente] una porción mayor de la parte le producto anual destinada al consumo". Parecería entenderse, pues, que la producción capitalista "implica condiciones que no dependen de la buena o mile voluntad, condiciones que sólo toleran momentáneamente esa prosperidid relativa de la clase obreta, y siempre en calidad de ... anomianoro de lo mBi (loc cit., pp. 406-407 (p. 502)) \*\* A lo sual, Engels agrega in trota - All

<sup>\*</sup> Friedrich Engels, statt Dithorne, \* Attinge, [Vilost on capation, in version sto Editorial Otherho, México, 1964, a la que se influen las indicaciones de página entre contretes del Jesto, r.T.

T - En mor mate. Engels observe par ofte parter. In confidención de faz cristo pos el seo. 1000 amo processe de Simmondi, y ana ciene en mentra cierco sentido. De Sianomai de las camothe Routherros, y de Rodberton la ha capitale et señas contring. "También en el postego I la l'ilsoria de la Illandia Ungels pol·mira con milagra argumentes como la teoria de las cair e Rodhectes

The City of paginas in the captible since succeeding a collector of the argument's entirious Obspecial: tomo a México, citàl tumo il Merico, 1976; tomo in México, 1977. Sigla XXI. Edi.

m notans ocazionales partidarios de la teoría de las crisis formulada por Ro-

En llagrante comradicción con todas estas afirmaciones, se puede basan pasaje del libro m de El capital, en el que Marx dice, a propósito de la crisis:

Lilla razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad in triringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la produccio cacapitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más limite que ascapacidad absoluta de consumo de la sociedad. (Loc. cit., p. 2) [p. 455].)

Le Lo cual no es muy distinto de la teoría de las crisis de Rodbertus, ya que tadambién Rodbertus hace derivar las crisis no simplemente del subconsumo de la las masas sino, en forma idéntica a la argumentación precedente del subconsum mo de las masas unido a la creciente productividad del trabajo. Sin embarro men el fragmento de Marx que hemos citado, el subconsumo de las masas e de levado a causa última de todas las crisis efectivas, directamente en audito ocon la anarquia de la producción, o sea en antitesis con la desproporción entre a la producción en los distintos ramos y las variaciones de los precios, que producción temporarias depresiones generales.

La explicación de la sustancial diferencia entre esta concepción y la expreso ada en las precedentes citas del libro segundo, debemos buscarla en los alle terrentes períodos en que fueron escritos los dos fragmentos. Entre estos trans que inma período no inférior a los trece o catorce años, y el más artiguo es el que conte responde al libro tercero de El capital. En efecto, este se remonta a 1864 o 166, nimientras que el del segundo libro es de todos modos posterior a 1878 (cf. sobre staste tema las indicaciones de Engels en el prólogo al libro in de El capital, inen general, el libro segundo contiene los frutos más tardíos y maduros de la

awnyestigación marxiana.

En otro pasaje escrito ya en 1870 de este mismo fibro segundo, el carácte en-criódico de las crisis— el ciclo de producción aproximativamente decenal— e relacionado con el período de rotación del capital fijo (es decir, invertido a maquinarias, etc.). El desarrollo de la producción capitalista tiene la tendena, ia, por ma parte, a procugar la entidad del valor y la dirección del capital
me jo: por la otra, a abreviar tal dirección mediante un incesame recolucionarentemo de los medios de production. De aqui deriva la "obsolescencia moral"
en e ema parte del capital fijo anter de que baya "resario físicamente de vivir"

I des mentiones ente ciclo que abacer uma varie de años y está formado por cotaciones entencienas en las cuates el capital se se principlo por su parte constitución (i)a, se un mil laca adamento material para las criso se fadicas en las cue el depocio recore periodo accurentes de depoción aplacerán apenas y ellos excisis (tibro el parte del 221).

Set, es cierro que los períodos de hiversión del capital son man diferences y (0), intentidad no coinciden, la colais conseques siempre el promo de partida de refor-

<sup>\*</sup> En et testin de Removem - ve de l'étérillé le militaire que le militaire de les prédicts pour les néglétiques, o seu describages" (e)

mones en gran escala y por consiguiente —desde el punto de vista de la sociean en su conjunto- un "fundamento material para el ciclo siguiente de rota-(p. 165 [224]). Esta concepción es retomada en el mismo libro cuando ata la reproducción del capital (o sea el proceso de continua renovación capitales con fines productivos y de consumo sobre base social). Aquí o ex precisa que, aun en el caso de una reproducción en escala constante y una invariada productividad del trabajo, las diferencias que de año en año vienen en la duración del capital tijo (cuando por ejemplo en un año se astan más elementos de capital (ijo que en el año precedente) deben tener ano consecuencia crisis de producción. Es verdad que podría encontrarse un adio a través del comercio exterior, pero éste, en la medida en que no se a sustituir elementos - aun según su valor - no hace sino desplazar las antradicciones a una esfera más amplia, abrirles un campo de acción más matado". Una sociedad comunista podria prevenir tal disfunción mediante una ante sobreproducción relativa, que para ella "es igual al control de la soand sobre los medios objetivos de su propia reproducción"; pero en el ámbito sociedad capitalista esta sobreproducción es un elemento de anarquía. Este emplo de disfunciones debidas a simples diferencias de duración del capital ion es, según Marx, decisiva.

desequilibrio en la producción de capital fijo y capital circulante es una de las caufavoritas a que echan mano los economistas para explicar las crisis. Para ellos es una avadad que ese desequilibrio pueda y deba surgir cuando se trata de la mera consersión del capital fijo, y que pueda y deba surgir en el supuesto de una producción mal ideal, con producción simple del capital social ya operante (loc. cit., p. 468 (n. 571-572)).

en capítulo sobre la acumulación y la reproducción ampliada, de la sobreproducción y de las crisis se habla solamente al pasar como de resultados previnotes de una serie de combinaciones posibles, vinculadas al proceso descrito,
in embargo, también aquí se repite con mucha energía el concepto de "sobrerentacción". "Por ende, si Fullarton, pongamos por caso —dice en la p. 499
[608]—, no quiere saber nada de la sobreproducción en el sentido habitual, pero
il de la sobreproducción de capítal, o sea de capital dinerario, ello demuestra
in asombrosamente poco que comprenden, incluso los mejores economistas burabses, el mecanismo de un sistema." Y en la página 499 [635] se precisa que

-y esto podría verificarse también durante la acumulación capitalista — si la
porte constante de la cuota de capital destinada a la producción de medios de
ontomo fuese mayor que  $I(v + \mu v)$ —el capital destinado a los salarios más el
plasvalor de la cuota de capital destinado a la producción de medios de producton—, esto equivaldata a una sobreproducción en la primeira estera, "que sólo

- podría compensar por una misis carastrólica".

El argumento precedente desarrollado, de que la ampliación del mercado desplaza las contradicciones de la economía capitalista a una esfera más amplia con ello las agrava, es aplicado por Engels en varias ocasiones, en el tibro mero, respecto a los fenómenos más arcientes. En tal semido son importantes notas en las pp. 97 y 27 [p. 460] de este libro. En esta última nota, que reca-

pitula e integra lo dicho en la primera, la colosal expansión que han tenion los medios de comunicación desde el tiempo en que Marx escribía, y que los que en realidad han creado el mercado mundial; la progresiva entrada de nuevos países industriales en competencia con Inglaterra y la inmensa expan sión de la esfera de inversiones de capital europeo excedente, son señalada como los factores que "han eliminado o fuertemente debilitado los antiguafocos de crisis y las ocasiones que las favorecian". Y aún más, después de habie caracterizado a los trusts y a los cárteles como instrumentos de limitación de u competencia en el mercado interno, y los aranceles proteccionistas de los qui se rodean los países industriales, excepto Inglaterra, como "los armamentos par la campaña general y final de la industria que decidirá de la hegemonía en mercado mundial", Engels concluye: "Por donde cada uno de los elementos con que se hace frente a la repetición de las antiguas crisis lleva dentro de si o germen de una crisis futura mucho más violenta." Y así, mientras plantea el problema de si el ciclo industrial, que en la infancia del comercio mundial (desta 1815 hasta 1847) ha atravesado períodos aproximadamente quinquenales y del de 1847 hasta 1867, períodos decenales, no se ha modificado de modo tal one estaríamos "tal yez en la fase preparatoria de un nuevo crack mundial de un vehemencia inaudita", Engels deja sin embargo abierta la alternativa de que la forma aguda del proceso periódico, con su habitual ciclo decenal, haya "cedian el puesto a una sucesión más bien crónica y larga de períodos relativamento cortos y tenues de mejoramiento de los negocios y de períodos relativamento largos de depresión sin solución alguna".

El tiempo transcurrido desde que sue serita esta nota ha dejado el interrogante sin respuesta. Como no se han visto señales de un crack económico mundial de inaudita violencia, así tampoco podemos decir que los períodos de recuperación ocurridos a lo largo de este tiempo hayan sido particularmente el meros. Nace, más bien, un tercer problema por otra parte ya implícito en el precedente: o sea, de si la expansión geográficamente gigantesca del comercia mundial, unida a la extraordinaria reducción del tiempo requerido para la informaciones y los transportes, no han aumentado hasta tal punto las posibilidades de compensación de los desequilibrios, y si el enorme aumento de la nequeza de los estados industriales europeos, unido a la elasticidad del sistemo crediticio moderno y al nacimiento de los cárteles industriales, no han restringido de tal modo la capacidad de reacción de los desequilibrios locales o particulares sobre la situación general de los negocios, como para que sea necesario considerar altamente improbable, al menos durante un período bastante largo, la posibilidad de crisis económicas generales del tipo de las precedentes.

Este problema, que yo expuse en un artículo sobre la teoría socialista del derrumbe, provocó reacciones de distinta naturaleza. Entre otros, dicho problema indujo a la doctora Rosa Luxemburg a impartirme, en una serie de artículos publicados en la Leipziger Volkszeitung de septiembre de 1898, un curso de lecciones sobre el crédito y las posibilidades de adaptación del capitalismo. Me parcee oportuno examinar aquí brevemente tales artículos, cuyo contenida ha sido retomado por otros periódicos socialistas, porque constituyen verdadeto modelos de lalsa dialéctica, aunque sea manipulada con gran talento.20

<sup>25</sup> Los artículos fueron recogidos bajo el titulo de Sozialreform oder revolution! [¿Reform!

on respecto al crédito, Luxemburg sostiene que, lejos de contrarrestar las él seria precisamente el medio que las agudiza al máximo. Sólo el crédito ría posible la inmensa extensión de la producción capitalista, la aceleradel intercambio de mercancias y del ciclo del proceso de producción; debiesta naturaleza suya, el crédito sería por tanto el medio más rápido para rexplotar las contradicciones entre producción y consumo. Otorgaría a los calistas la posibilidad de disponer de capital ajeno, y por lo tanto el medio las más audaces especulaciones. Pero una vez superada la paralización, las iguientes restricciones crediticias tornarían más agudas las crisis. La función rédito sería la de eliminar todo residuo de estabilidad en las relaciones italistas, y volver extremadamente flexibles, relativas y vulnerables todas las reidades potenciales del capitalismo.

decir verdad, todo esto no constituye precisamente una novedad para conozca un poco de literatura del socialismo en general y del socialismo redista en particular. El único problema reside en si todo esto representa actamente la situación objetiva actual o si la medalla no tiene también su rso. En base a las leyes de la dialéctica sobre las que Luxemburg tanto se playa, esto debería ser hasta obvio; y aun sin invocar las leyes de la dialéctica, podría decir que una entidad capaz de asumir tantas formas, como lo es el dito, debe actuar de distinto modo en diversas situaciones. El mismo Marx effere también precisamente al crédito no sólo desde el ángulo de su función puctiva. Entre otras cosas (libro m, 1, p. 429) le atribuye la función de "constin la forma de transición hacia un nuevo modo de producción" y en relación da función destaca expresamente los "caracteres dobles del crédito". Luxemano, conoce muy bien el pasaje en cuestión, y hasta reproduce la frase en la que re habla de la extraña mezcla —"entre el charlatán y el profeta"— de los cipales adalides del crédito (Joim Law, Isaac Pereira, etc.). Ella sin embargo ofiere exclusivamente al aspecto destructivo del sistema crediticio, sin gastar

n revolución?) Sin embargo Luxemburg no plantea la cuestión en los términos hasta el emento en uso en la socialdemocraçia, es decir, como alternativa entre las vías de realización Socialismo, sino en términos antitéticos, de moda que sólo uno —que según ella es la revonión- puede conducir a la meta. El muro entre la sociedad capitalista y la socialista, según "no se derriba a través del desarrolio de las reformas sociales y de la democracia; por el mistrio, se vuelve cada vez más sólido y más alto". En consecuencia, la socialdemocracia, 💴 quiere hacer más difícil su propla acción, debería tratar de sabotear lo más posible las ormas sociales y la ampliación de las instituciones democráticas. El asticulo que arriba tale conclusión es introducido con una nota en la ture se sortiene que las tesis por un liv por wind Schmidt) defendidas y que afirman la evolución bacia el socialismo, no son otros com "rellejos subvertidos de la realidad exterior". "Una teoría que piensa introducir el sociaa travéa de las reformas sociales -en la era de Sisama-Posadowaky y del control de los dicatos sobre el proceso de producción después de la derrota de los metalórgicos ingleses mayorfa parlamentaria socialdemócram, después de la revisión constitucional en Sajonia y entados contra el sufragio universal por la dieta imperial", exclama Unxemburg. Ella liene, al parecer, que las teorías históricas no so construyen ya teniendo en cuenta la suma e lenómenos objetivos de toda la época y de tedo el ámbito de los países avanzados, siño fire la base de temporarias convulsiones reacciosustias en este o aquel país en particular; the cir base a un balance global de notas has realitaciones himóricas del movimiento obrero. mo atendiendo al éxito de una ostalla aislada. No razonaba de otro modo aquel hombre consideraba inútil la evacuación porque no lo impunizaba contra la calda del árbol.

por el contratio una sola palabra respecto a la capacidad constructiva y credora que Marx expresamente le atribuye. ¿A qué se debe esta amputación? ¿Por qué este extraño silencio sobre los "caracteres dobles"? Todo el brillante fuego de artificio dialéctico empleado para hacernos aparecer bajo la luz de las "conseímeras" la capacidad del crédito como medio de adaptación, se disuelve en humo cuando llega el momento de observar de cerca esta otra faz, frente a cual Luxemburg se ensombrece y desvía.

Pero tampoco las proposiciones particulares de su demostración resisten un examen más atento. "Este -se refiere al crédito- aumenta la contradicción entre modo de producción y modo de intercambio, en la medida en que al taponer a una tensión máxima a la producción paraliza a la menor ocasión el intercambjo." Muy bien dicho; lastima solamente que la frase pueda ser inventida como se quiera sin que pierda exactitud. Basta sustituir reciprocamente en su segunda (ase los dos términos principales, y ella se demuestra tan vercomo antes. O bien se puede decir: el crédito suprime la antitesis entre modu de producción y modo de intercambio, en la medida en que reequilibra perso dicamente las diferencias de tensión entre producción e intercambio, y se tendo igualmente razón. "El crédito -se dice más adelante- aumenta la contradición entre las relaciones de propiedad y de producción, dado que a través de expropiación forzada de muchos pequeños capitalistas, reúne en pocas manos inmensas fuerzas productivas." Si esta afirmación es cierta, no lo es menos h diametralmente opuesta. Puesto que si decimos que el crédito suprime la conti dicción entre las relaciones de propiedad y de producción, en la medida en que a través de la unificación de muchos pequeños capitalistas transforma enorma tuerzas productivas en propiedad colectiva, no hacemos sino explicar un hecto repetidamente confirmado por la realidad. Respecto a la sociedad por acciono en sus formas simples y potenciadas, como ya vimos en el capítulo sobre la dino mica de los créditos, el hecho se torna aún más evidente. Si luego Luxemburg para desmentirme, quiere remontarse a Marx, quien en el pasaje mencionado atribuye repetidamente al sistema crediticio la formación de una oligarquía enda vez más reducida de explotadores de la riqueza social, entonces podría replicaque Marx nunca dio ni podla dar la demostración empfrica de esta afirmación. y hasta en cambio se refirió en muchas ocasiones a hechos que la contradicen-Esto sucede, por ejemplo, cuando en el capítulo 22 del libro tercero, que trata de la calda tendencial de la tasa media de ganancia, se remite al creciente abmento de los rentiers en Inglaterra comprobado por Ramsay (iii, 1, p. 346). Pero si Marx repetidamente se deja ganar por la confusion entre persona física y persona jurídica (ya que es ésta, en el fondo, la raiz de aquella hipetesis), no por ello la misma lo engaña acerca de la capacidad económica posttiva del crédito. Esto es sobre todo evidente cuando se reflera a la cooperativaobrera, cuvo tipo característico para el es todavía la vieja cooperativa de producción -a la que denomína lábrica cooperativa -, y de la cual dice que to produce y debe reproducir todos los defectos del sistema vigente. Pero, precisi Matx, la cooperativa obreta suprime positivamente también el antagonismo interno de la labrica capitalista, y si ella es por muia hiji del ristema de labrica que se basa en la producción capitalista, en igual medida es hija del sistema

micio, basado también en la producción capitalista, y sin el cual sostiene que la fábrica cooperativa no habría podido desarrollarse. El crédito nece el medio para la gradual extensión de las empresas cooperativas en esmás o menos nacional" (El capital, m. 2, p. 18). Estamos aquí, de la manera explícita, ante la invalidación de las afirmaciones luxemburguianas.

el hecho de que el sistema crediticio favorezca la especulación, es ya una periencia secular; y también es viejísima experiencia el hecho de que la esmlación no se detenga frente a la producción, cuando la forma y estructura sta última es lo bastante desarrollada para favorecer su juego. Pero por su ne, la especulación está condicionada por la relación entre circunstancias visibles e imprevisibles. En la medida en que prevalecen estas últimas, florece especulación; en la medida en que son refrenadas por las primeras, se quita enno a la especulación. Esta es la razón por la cual las más alocadas explosiode especulación se hallan en los alhores de la era capitalista, y es ésta tamanda razón por la cual habitualmente la especulación celebra sus orgias disoluen los países de más reciente desarrollo capitalista. En el terreno de la metria la especulación florece vigorosa sobre todo en los nuevos ramos de producción. Cuanto más viejo es un ramo de producción de una industria oderna, tanto más -si se exceptúa la fabricación de determinados artículos moda— el momento especulativo cesa de desempeñar un rol determinante, que se torna más preciso el control y más seguro el cálculo de la simación le las oscilaciones del mercado.

Como es natural, se trata siempre de una seguridad relativa, pues la comencia y el desarrollo técnico excluyen la posibilidad de un control absoluto mercado. Hasta cierto punto, la sobreproducción es inevitable. Pero una sureproducción en ciertas industrias no significa todavía una crisis general. "mi llegar a una crisis de este tipo, es necesario que las industrias referidas, o sean consumidoras de productos de otras industrias en grado tal que las colucren en una eventual paralización con sus consecuencias, o bien que primeras sustraigan a las últimas, mediante la parálisis del crédito genelos medios para continuar con la producción. Pero queda claro que cuanto fi rico sea un país y desarrollado su organismo crediticio -lo cual no debe confundirse con una economia que haga hincapié en el crédito-, tanto más aprobable se torna aquel último efecto. Precisamente en ese caso las posibiliides de compensación atimentan. En un pasaje que en este momento no logro ouenr, dice Marx -y la exactitud de la afirmación puede confirmarse con gran mmero de pruebas - que las contradicciones del mercado monetario se supemás rápidamente en su centro que en los distintos guntos de la pertletia. Yal hacer esta atirmación. Mara tema ante su vista, en la misma luglaterra, a m mercado monetario mucho más centralicado que el moderno. Aliema aun Meapital, III, 1, p. 18) que con la extensión de los mercados los crédicos cienco encimientos en períodos rada vez más largos, de modo tal que el elemento peculativo está destinado a dominar síempre más las transacciones. Pero la colneión de los medias de comunicación, que entre tatto se ha verificado, a compensada en este aspecio los elecios de las disparcias espaciales e Si e

Engels calcula en un 10.90 % el necreamiento di América y de la India a for paisea

partir de esto no se puede decir que las crisis del mercado dinerario hayan sido eliminadas, sin embargo —y éste es el punto— las restricciones del merca el dinerario se han reducido notoriamente con la existencia de empresas comer.

ciales ampliamente estratificadas y diffcilmente controlables.

La relación entre las crisis dinerarias y las crisis comerciales no ha sido aun aclarada hasta el punto de poder afirmar, en un caso concreto de coincidencide ambas, que haya sido la crisis comercial o bien la sobreproducción la causa directa de la crisis dineraria. En la mayor parte de los casos, evidentemente no fue la sobreproducción efectiva, sino la especulación quien paralizó el morcado dinerario y, por este camino, presionó sobre la marcha general de los negocios. Esto se deduce a partir de los datos particulares que proporciona Manen el libro m de El capital, obtenidos de las investigaciones oficiales sobre la crisis de 1847 y de 1857, y confirmado también por la documentación que el protesor Herkner muestra en su esbozo de historia de las crisis comerciales contendo en el Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Ahora bien, la doctori Luxemburg, basándose en los datos proporcionados por Herkner, deduce de los mismos que las crisis hasta ahora acaecidas no han sido verdaderamente crisis sino apenas enfermedades infantiles de la economía capitalista, y que "no hemos encontrado aún en aquella fase de plena madurez capitalista que es el presupuesto del esquema marxiano de las crisis periódicas". Según ella, nos hallamos "en una fase en la que las crisis no acompañan ya los albores del capitalismo, pero tampoco todavía su ocaso". Esta fase sólo arribaria cuando el mercado mundial se hubiese desarrollado enteramente y no pudiese ampliarse más a camin de expansiones imprevistas. Solamente entonces el conflicto entre las fueras productivas y los obstáculos del intercambio se tornaría cada vez más áspero y tempestuoso.

Conviene observar al respecto que el esquema de las crisis, en o para Marx, no era una imagen del futuro, sino un cuadro del presente, del cual se esperaba unicamente que en el futuro se presentara bajo formas siempre más agudas y macroscópicas. Ahora bien, si Luxemburg le niega para todo el período anterior el significado que Marx le atribuye, y hace a partir de ella una deducción que no corresponde aún a la realidad, o sea una construcción lógica anticipada de un proceso basado en ciertos elementos todavía en germen, cuestiona de tal modo la prognosis marxiana del desarrollo social futuro, en la medida en que esta prognosis se basa en la teoría de las crisis. Pues si esta teoría no habla sido aún verificada en la época en que fue elaborada, ni se ha verificado desde entonces hasta hoy, ¿cómo se puede sostenes que su esquema sea válido para un futuro todavía lejano? Situarse en la época en que el mercado mundial habrá alcanzado su desarrollo integral, es una aventurada consideración teórica.

No sólo no se logra ver aún cuándo el mercado mundial alcanzará so des-

industriales europeos con motivo de la apertora del Canal de Suez, el desarrollo de la navegción de transporte, etc., y agrega que a causa de esto, los "dos grandes tocos de crisis desce 1825 hasta 1857... han perdido gran parte de su potencial explosivo" (El capital, m. 1, p. 45) En la p. 395 del mismo libro, Engels afirma que ciertas especulaciones vinculadas a maniobna crediticios, que Mara describe como factores de crisis del mercado dinerario, hau sido extinpadas de la institución por la línea telegráfica transoccinica. Para un juicio sobre el desarrollo del crédito es importante también la rectificación que Engels ha Interpolado en la p. 16 del libro ut, parte 1. nollò integral, sino que la misma Luxemburg no ignora ciertamente que existe expansión no sólo extensiva sino también intensiva del mercado mundial,

mue hoy esta última tiene un peso mucho mayor que la primera.

un la estadística del comercio de los grandes países industriales el rol más mortante es asumido indudablemente por la exportación hacia los tradiciopaíses importadores. El valor de las exportaciones de Inglaterra hacia toda tsia austral (incluidas las colonias australianas, Nueva Zelanda, etc.) no alma ni siquiera el valor de sus exportaciones solamente a Francia: el valor s exportaciones hacia la América del Norte británica (Canadá, Columbia inínica, etc.) no alcanza ni siquiera al de las exportaciones a Rusia; y hacia dos sectores coloniales juntos, que sin embargo tienen una edad respetable. evalor de las exportaciones no alcanza a igualar al que corresponde al comercio Alemania. El comercio exterior de Inglaterra con todas sus colonias, incluiel enorme imperio de la India, no representa ni siguiera un tercio de su amercio con el resto del mundo, y en lo que se refiere a los territorios conistados en los últimos veinte años, la exportación hacia los mismos es ridícumente haja.37 La expansión extensiva del mercado mundial progresa demasiado aramente como para poder garantizar una suficiente salida al aumento efectide la producción, si precisamente los viejos países importadores no le ofreran un mercado siempre más vasto. Un límite para esta expansión intensiva mercado mundial, que vaya al mismo paso de la extensión geográfica, no se node establecer a priori. Si la crisis general es en realidad una ley inmanente h producción capitalista, la misma tiene que verificarse ahora o en un fuinminente. De otro modo la prueba de su ineluctabilidad se aloja en el To de la especulación abstracta.

Hemos visto que el crédito sufre hoy en medida no superior, sino inferior de de otros tiempos, el tipo de contracciones que conducen a la parálisis general de la producción, y que en consecuencia, como factor de formación de las mis, pierde cada vez más terreno. Pero en cuanto él es un medio de impulso official de la sobreproducción, a tal abultamiento de la producción se opone my, cada vez con mayor frecuencia, en los diversos países aquí o allí pero siem a escala internacional, la asociación de los empresarios, que bajo la forma de cárrel, sindicato o trust busca regular la producción. Sin abandonarme a infectos sobre la vitalidad y capacidades áltimas del crédito, yo he recono cido su aptitud para influm las relaciones entre la actividad productiva y la fluariom del mercado hasta el punto de reducir el peligro de crisis. Y bien

als-courg niega también asto.

An e todo ella niega que la asociación entre empresarios pueda generalizar e Propósitos y electos finales de la asociación serian, según ella, los de aumen-

or until algunus vitus relativas a 1895. Un la exponeción global, el 75,6 %, fin a rescusor el la que nueve d'elimos a los putaes rendicionales. Pero 24.4 % a las colonias británitas, por un vator global (bésico de transito incluidos) de 0.6 milliones de libros estecidos en tetadas del Norte británica. 10.7 milliones en Rusia, 19.3 en Australasia, 20.3 en Francia. 22.5 de Abenania, 2.4 milliones en roda el Africa Oriental y Occidental británica a sea momer del 10% de la exportación global, una ascendia a 285.8 milliones de libras coerdinas. Un 1896 la 20 - Tón bacia el conjunto de los purestores británicas ha aumentado en un 41.5 % corporation bacia el conjunto de los purestores de incrementó en un 97.9 % (el. Correlational ellocas de 1890; la que afluvo a los otros países se incrementó en un 97.9 % (el. Correlational ellocas de 1897);

tar la participación de un sector en la ganancia bruta global obtenida en mercado eliminando la competencia en el interior del sector mismo. Pero elada que un sector industrial sólo podría alcanzar tal objetivo a expensas de official esto tornaria imposible la generalización de la organización. "Extendida a

dos los sectores de la producción, ella neutraliza su propia acción."

Esta demostración se asemeja en todo a otra, desmentida hace ya largo tiem po, sobre la inutilidad de los sindicatos. Su base es infinitamente más caquaque la teoría del fondo-salario de venerada memoria. Es la hipótesis no demotrada, no demostrable o más bien demostrable como falsa, por la cual halefa siempre en el mercado una masa de ganancia fija a repartir. Esto presupone entre otras cosas una determinación de los precios independiente de las os 🖟 ciones de los costos de producción. Pero aun admitiendo que exista un precindeterminado, y aún más una base recnológica determinada de la produccións la ganancia bruta de un sector industrial puede aumentarse sin reducir automáticamente las ganancias de otro sector, y esto se obtiene a través de la reducción de los gastos improductivos, la abolición de la competencia desleal, un mejor organización de la producción y otras medidas del género. Que para mejor fin la asociación de los empresarios constituye un medio elicaz, es evidente. 📳 problema de la repartición de la ganancia es la última de las razones que es opone a una generalización de las asociaciones de empresarios.

Otra razón que desmiente la capacidad de los cárteles de frenar la anarquia de la producción, según Luxemburg es la siguiente: que ésos tratan de alcanda su objetivo —es decir, la detención de la caída de la tasa de ganancia — tormate do inactiva una parte del capital acumulado, y obteniendo así el mismo resultado producido, bajo otra forma, por las crisis. De tal modo, remedio y enfer medad se asemejarían como dos gotas de agua. Una parte del capital socializado a través de la organización se retransforma en capital privado, cada secto: 📆 en busca de su ventaja y "las organizaciones están destinadas entonces a desta necerse como burbujas de jabón y a dejar el lugar nuevamente a una fo<sub>rtia</sub>

potenciada de libre competencia".

Lo que significa presuponer que la amputación quirúrgica de un órgano alectado de gangrena y su destrucción por parte de la misma gangrena se 🛶 mejan "como dos gotas de agua", ya que en ambos casos el órgano resulta perdido. Pero el hecho de que el capital se torne inactivo por un fenómeno elemental como las crisis, o de que en cambio lo sea a causa de la organización de la industria, son dos cosas completamente diferentes, porque una significauna interrupción provisional y la otra una destrucción directo. Pero no -12 escrito du niguna parte que un capital que se haya tornado excedente et un sector de la producción pueda ser empleado o deba buscar empleo solamono en ese mismo sector de la producción. Aquí, para variar, se supone que el 100 mero de los acctores productivos sea una magnitud fija establecida de una -para siempre, lo cual contradire nuevamente la realidad.

Más seria es la última objeción de Laxemburg. Los cárteles, afirma, soninadecuados para dominar la anarquía de la producción porque los emprorios remnidos en un cártel, por regla general obtienen el aumento de au 🖘 de ganaticia en el mercado interno operando de maneja que la porción de 🕬 mital que no puede sei empleada en ésie, produzca para el exterior a bajis ma, de ganancia. El resultado es un aumento de la anarquía en el mercado

macional, o sea lo contrario del objetivo propuesto.

Por regla general", esta maniobra funciona sólo allí donde un arancel eccionista asegura al cártel una cobertura que torna imposible al país exmero retribuirlo con igual moneda. En la industria azucarera, que Luxemcita como ejemplo en favor de su tesis, es la forma potenciada del arancel mieccionista, o sea el premio a su exportación, lo que ha causado todas estas micias. Pero es significativo que la agitación contra esta benéfica institución mucho más fuerte en los países que disfrutan de ella que en el país que ace de la misma y cuya producción de azúcar queda expuesta sin ninguna intección a la competencia de los países favorecidos por los premios a la exporon y por los cárteles del azúcar: o sea en Inglaterra. Y los ingleses saben bien porqué. Indudablemente esta competencia premiada ha dañado en forma mible a los refinadores ingleses, aunque quizás mucho menos de lo que se mensa, ya que el refinador inglés recibe también su materia prima, el azúcar mdo, previa sustracción del premio de exportación. Es por ello que mientras 1864 fueron refinadas en Inglaterra solamente 424 000 toneladas de azúen 1894 fueron refinadas 628 000 y en 1896, 632 000. Entre tanto, la promución, a decir verdad, había alcanzado cifras todavía más elevadas (en 1884 ndía a 824 000 toneladas), y si no fue posible mantener este alto nivel, en impensación la industria de transformación del azúcar (confituras, frutas acameladas y almibaradas) ha tenido una expansión que compensa diez veces mella recesión relativa. Desde 1881 hasta 1891 el número de personas ocupaen las refinerias inglesas de azúcar no disminuyó, mientras que el ocupado la industria de dulces casi se ha duplicado. 48 A esto es preciso agregar un merte impulso de la industria de elaboración de frutas y mermeladas, que se convertido en la actualidad en un consumo popular y que da ocupación millares de obreros. Aunque los premios a la exportación del azúcar y otras naniobras del género por parte de los fabricantes de azúcar del continente huoresen llegado a liquidar toda la industria inglesa de refinación —lo cual no es mod-, de todas maneras la desocupación de alrededor de 5 000 obreros hamia sido compensada por la conquista de una posibilidad de nueva ocupación para un número de obreros por lo menos ocho veces mayor. Y no hemos calculado la expansión que ha tenido en Inglaterra el cultivo de las habas, etc., como consecuencia del bajo precio del azucar. Es absurdo pensar que los premios conedidos al azúcar de remolacha arruinaron a los cultivadores de caña de axúcar las colonias inglesas, y que también los cultivadores de las Indias Occidentao no hacen más que lamentarse. Esta honorable clase se asemeja desagradable-

24 Los datos del censo son al respecto los signiferames

| Personns acupadas     |         | 1881    | 1891   |     |        |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| definerias de azúcor: | hombres | 1 285   | 4 582  | -1  | 390    |
| MERINGHAS de AZUCOT:  | majeres | 133     | 238    | +   | 111    |
| Mouria de confituras: | hombres | 14 505  | 20 294 | 9-  | 5 986  |
| de lominius:          | mujeres | 1.5 285 | 54 788 | et- | 19 503 |

mente a aquella lamosa de los productores agrarios menesterosos que siempracaban puntualmente en la miseria. Es un hecho que Inglaterra importa de ne posesiones más caña de azúcar en la actualidad que en el pasado (de los 2.5 mellones de quintales en 1890, la importación de azúcar de caña de las posesione británicas se ha elevado a 3.1 millones de quintales en 1896) salvo que otra colonias han superado a las Indias Occidentales. En efecto, en 1882 las Indias Occidentales suministraban exactamente los dos tercios de toda la exportación proveniente de las posesiones británicas, mientras que en 1896, ni siquiera llega a la mitad. Las ganancias de los cultivadores ciertamente han sido perjudica das, pero esto no significa aún la ruina, a menos que ésta sobrevenga por un endeudamiento excesivo.

Pero aquí no se trata ni de negar los efectos nocivos del proteccionismo que tual, en su forma simple o potenciada, ni de hacer la apología de las asociacio nes empresariales. Nunca se me ocurrió afirmar que los cárteles, etc., sean la última palabra en relación al desarrollo económico y que sean a su yez apropara eliminar definitivamente los antagonismos de la realidad económica modes. na. Es más aún, estoy convencido de que en las naciones industriales modernal donde los cárteles y los trusts son sostenidos y fortalecidos mediante aranceles. proteccionistas, estos últimos están destinados electivamente a convertirse en factores de crisis para la industria en cuyo seno nacen -y si no de inmediato. en todo caso finalmente también para el país "protegido". Se trata sólo de saber hasta qué punto los respectivos pueblos soportarán este tipo de economía El proteccionismo no es un producto de la economía sino de la intrusión del poder político en la economía, con miras a lograr efectos económicos. De una naturaleza totalmente distinta es, en sí misma, la asociación industrial que asume la forma del cártel. Éste -aunque sea artificiosamente favorecido por los aranceles proteccionistas - nace en el mismo terreno de la economía, como un medio connatural de adaptación de la producción a las fluctuaciones del mercado. El hecho de que al mismo tiempo el cártel pueda volverse un medio de explotación monopólica está fuera de dudas. Pero del mismo modo es indudable que su función primaria es la de aumentar la eficacia de todos los antidotos tradicionales contra la sobreproducción. Con mucho menos riesgo que la empresa privada, el cártel puede proceder en períodos de saturación del merodo a una temporaria limitación de la producción, y está en mejores condicione. que la empresa privada de hacer frente a la competencia desleal del extenor-Negar esto significa negar las ventajas de la organización sobre la competencia anárquica. Y es esto lo que se hace cuando se refuta por principio que los este teles puedan ejercer una acción mudificadora en la naturaleza y en la frecuencia de las crisis. Hasta que punto pueden hacerlo es por ahora un problema puramente conjetural, ya que las experiencias de que disponemos no son um suficientes para permitir un juicio deliturivo al respecto. Todavia xon menos en estas circunstancias, los puntos de apoyo con que podemos contar para definir desde va las crisis generales futuras (ta) como las pronosticaron originatamente Marx y Engels) como repeticiones acentuadas de las crisis de 1825, 1836. 1847, 1857 y 1873. Contra la conclusión abstracta de que estas crisis debed reperirse en la vieja forma, nos pone en guardio el hecho de que mientras lui socialistas desde hace años continuaban deduciendo una creciente restricción

ciclo industrial como consecuencia de la creciente concentración del capital midesarrollo en forma de espiral—, en 1894 Friedrich Engels se haya visto proguntarse exactamente lo contrario de la hipótesis tradicional, o sea

no se estaba en presencia de una nueva extensión del ciclo.20

la historia de cada industria en particular demuestra que sus crisis no coinden siempre con las llamadas crisis generales. Quien relea en los libros priero y tercero de El capital las indicaciones que da Marx, sobre la base de la
foria de la industria inglesa del algodón (libro 1, cap. 13; libro 11, cap. 6),
nontrará allí la confirmación —corroborada por la historia reciente— de
mo este y otros grandes sectores productivos atraviesan fases de prosperidad
de recuperación que se suceden sin influir profundamente el conjunto de
demás industrias. Como ya vimos, Marx creyó individualizar en la necelad de una renovación acelerada del capital fijo (de los instrumentos de prolucción, etc.) una base material de las crisis periódicas. Ahora bien, es sin
una exacto que en esto último se oculta un importante momento de crisis,
no no es, o mejor dicho no es más, exacto, que estos periodos de renovación
ancidan temporalmente en las distintas industrias. Y con esto queda eliminaotro factor de la gran crisis general.

Al final de cuentas, nos queda como una adquisición simplemente lo siguienque la capacidad productiva en la sociedad moderna es mucho más fuerte me la demanda de productos, la cual está condicionada por la capacidad adquiniva; que millones de personas viven en habitaciones insuficientes, están ves-Mas y alimentadas en forma insuficiente, si bien existen medios abundantes mondiciones de asegurarles la vivienda, el alimento y la vestimenta en forma inciente; que en base a este desequilibrio se instaura en los diversos ramos moductivos una sobreproducción crónica, debida a una producción efectiva de deserminados artículos en cantidad superior al consumo -por ejemplo, más ulo del que pueden elaborar las industrias textiles..., o bien a una producción cuantitativamente no superior al consumo, pero superior a la capacidad adquidiva; que de esto resulta una gran irregularidad en la ocupación de los obreno, lo cual vuelve extremadamente precaria su situación, los mantiene en un esado de permanente y degradante dependencia, y genera por una parte, trabalo excesivo, por la otra, desocupación. En (in, que entre todos los medios empleados actualmente para reaccionar contra la agudización extrema de este mal los cárteles de empresas capitalistas representan, por un lado, en retación los obreros, y por el otro, en relación al gran público, formas de asociaciones monopólicas que tienden a entablar combaica, a espaldas - a costa do los obreros r del público, con análogas asociaciones monopolicas de otras industrias o de

Pl Aqui, romo es natural, se habla siempre y solamente de la motivación e ordadim de desists. Crisis producidas por arunuccimientos políticos (guerras o serios petigros de guerra), bien por malas cosechas en escala general —pues las malas cosechas locales no eferren ye nin quia influencia en este aspecto—, naturalmente um siempre posibles, como ya se dijo en si pliulo sobre la teoria del derrumbo.

en El uso del término "material" en el pasaje en cuestion (m, p. 164) no estero muterés para juegar el molo en que l'fara entendra este concepto. Segón el mo moderno del microto, explicar las crisis sobre la base del rubcommo ser/a ren materialista que mutiliba a partir de cambios en el proceso de producción, o mejor en los finarementes de producción.

otros países, o también a adecuar arbitrariamente, mediante acuerdos in industriales o internacionales, tanto la producción como los precios a su ne sidad de ganancia. Virtualmente el antidoto capitalista contra las crisis llen en si los gérmenes de un nuevo y agravado aometimiento de la clase obrera, al mismo tiempo de privilegios de producción que representan una forma motente que los antiguos privilegios corporativos. Por esta razón me parcomucho más importante, desde el punto de vista de los obreros, advertir clarimente las posibilidades de los cárteles y de los trusts, en lugar de hacer profecta sobre su "impotencia". Para la clase obrera es una cuestión en si secundaria la de saber si, a largo plazo, los cárteles lograrán alcanzar su objetivo primario que es el de prevenir las crisis. Pero se torna una cuestión importantísima cuando a la crisis general se la vincula con toda una serie de expectativas para el movimiento de emancipación de la clase obrera. Ya que entonces la ider de que los cárteles no pueden hacer mada contra las crisis puede convertirse en la causa de funestas omisiones.

El breve esbozo de las interpretaciones marx-engelsianas de las crisis económicas, que ofrecimos al comienzo de este capítulo, junto con los hechor irretutables que lo acompañan, bastarán sin duda para comprender que el problema de las crisis no es del tipo de los que se puedan liquidar categóricamente con un par de réplicas acreditadas. Lo único que podemos hacer nosotros es establecer cuáles elementos de la economía moderna favorecen las crisis y cuáls açaso las contrarrestan. Pero un juicio apriori acerca de la relación reciproca final de ambas fuerzas o sobre los desarrollos de tal relación, es imposible Excepto que se produzcan sucesos externos e imprevistos que provoquen una sis general -y, como ya vimos, esto es siempre posible-, no hay razón suficiente para deducir, en base a motivos puramente económicos, que tal crisis sea itemnente. Los fenómenos de depresión de carácter local y parcial, son inevitables en cambio, no lo es una paralización general, dada la organización y extensión actual del mercado internacional y dada especialmente la expansian de la producción de medios de subsistencia. Este último fenómeno tiene importación particular para nuestro problema. Quizás nada haya contribuido tanto a atnuar las crisis económicas o a impedir su agravamiento como el derrumbe de los reditos y de los precios de los medios de subsistencia-

## LOS SUPUESTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DEL SOCIALISMO

esse le pidiese a un grupo de personas, cualquiera que sea el partido o clase de que pertenecen, que dieran una definición del socialismo por medio de una formulación concisa, la mayor parte de ellas quedaría algo desconcertada. Si uno no quiere repetir a como dé lugar una frase hecha, debe explicatse ante ado a si mismo si el objeto a definir es un estado de cosas o un movimiento, una teoría o un objetivo. Si consultamos la literatura clásica del socialismo, nos encontramos con definiciones muy diversas de dicho concepto, según correspondan a una u otra de las categorías mencionadas. Partiendo de la deducción del concepto de socialismo de las ideas jurídicas de igualdad y justicia o de su infinición sumaria como ciencia de la sociedad, se llega al punto de confundirlo con la lucha de clase de los obieros en la sociedad moderna y a la definición del socialismo como una economía asociativa. Tal vez se encuentren da base de estas diversas definiciones concepciones radicalmente diferentes, imque la mayoría de las veces no son más que el resultado de la consideración y descripción de una sola y misma cosa desde distintos puntos de vista.

En todo caso, la definición más exacta de socialismo será la que se deriva la la idea de asociación, ya que sólo ésta expresa una relación que es al mismo ampo económica y jurídica. No se requiere una larga demostración para aconocer que el concepto jurídico es tan importante como el económico. Delando completamente de lado la cuestión de si el derecho es un factor primario o secundario de la vida social, es indudable que el sistema jurídico que la tra-teriza en cada época, da la imagen más sintética del carácter de la misma social. Nosotros no caracterizamos las formas sociales de acuerdo con su oso tecnológica o económica, sino de acuerdo con el principio que rige sus astruciones jurídicas. Hablamos de una edad de piedra, de bronce, de las maquinas, de la electricidad, etc., pero también hablamos de un ordenamiento ocial leudal, capitalista, burgués, etc. Del mismo modo, el socialismo se podefa definir como un movimiento bacia un ordenamiento social asociativo o hacia una realización de dicho ordenamiento social. En este sentido, concuerdo también con la etimología de la patabra (socius = asociado) que usaremos

¿Cuales son, pues, los requisitos para la realización del socialismo. El maretialismo histórico los encuentra ante todo en el desarrollo moderno de la
producción De acuerdo con esta concepción, la disusión de las grandes empresa capitalistas dentro de la industria y de la agricultura proponciona una base
material duradera y cada vez más orientada a la transformación socialista de
li sociedad. Mientras en estos negocios la producción se está organizada socialmente, la dirección sigue stendo individual y la apropiación de la gauancia
cor parte de los antividuos particulares no se rexista de acuerdo con su trabajo
uno de acuerdo con su parte de capital. El trabajador que produce está sepa-

un las paginas siguientes.

rado de la propiedad de sus instrumentos de producción, guarda una relación de dependencia salarial de la que no se librará en toda su vida y cuya opresión se ve acentuada por la inseguridad que acompaña a esta dependencia de conpresario, unida a su vez a las oscilaciones de la situación económica que consecuencia de la anarquía de la producción. Al igual que la producción condiciones de existencia de los productores se orientan también a la socialización y a la organización asociativa del trabajo. Cuando este desarrollo se las bastante adelantado, la realización del socialismo se convierte en una exigencia inevitable para el desarrollo ulterior de la sociedad. Llevar a feliz término era realización es tarea del proletariado organizado en partido de clase y para esto el proletariado debe conquistar el poder político.

El primer requisito para la realización general del socialismo es, pues un delerminado nivel de desarrollo capitalista; el segundo, el ejercicio del poler político por parte del partido de clase de los trabajadores, es decir, por para de la socialdemocracia. Según Mars, la forma que adoptará el ejercicio de poder durante el período de transición será la de dictadura del proletarios.

Por lo que respecta al primero de los dos requisitos, ya señalamos en el capítulo sobre las clases de empresas en la producción y en la distribución que, si bien la gran empresa predomina efectivamente hoy día dentro de la industria, representa, sin embargo, incluyendo las empresas dependientes, cuando mucho la mitad de la población que trabaja en la producción, y aun en patestan avanzados como Prusia. No es distinto el panorama que presentan las cifrorelativas a toda la Alemania, y la situación de Inglaterra, el país más industrializado de Europa, es un poco distinta. En los demás países, excluyendo tal vez a Bélgica, la proporción de las grandes empresas respecto a las pequeñas y medianas es mucho más favorable. En cambio en la agricultura, vemos por doquier que, no sólo la empresa pequeña y mediana supera en una proporción considerablemente mayor a las grandes, sino que está en grado de consolida su posición. Los grupos de empresas en el comercio al mayoreo y al menudeo guardan una proporción análoga.

Yo mismo señalé a su debido tiempo, en un articulo sobre la teoría del de rrumbe, el hecho de que el panorama que nos presentan las cifras someras de la estadística de las empresas podía sufrir muchas correcciones, si se lo somerá a un examen más cuidadoso de los diferentes sectores, cosa que hice después de haber señalado expresamente en algunos artículos anteriores de la sera Probleme des sozialismus que el número de personas ocupadas en una empresa no constituye un indicador seguro del grado de su naturaleza capitalista. La objeciones que Pacvus ha plantendo en la Sachainche Arbeiterzeitung contra la utilización dada en dicho artículo al hecho de las cifras globales de los grupos de empresas, en primer lugar, no añaden nada, en principio, a lo que virmismo había afirmado ames repetidas veces, y en segundo lugar son compleamente irrelevantes para el problema que nos ocupa y que consiste en la probabilidad de un inminente derrumbe económico.º El hecho de que entre cien-

Venne la nota 17 de la p. 162.

<sup>\*</sup> No me detendré más en las atuntales interpretaciones une Parries le les élatio e mis un bajos, ni en las gracescas comparaciones (los cocheros contra los terrocarrileros, etc.) con las que la tratado de ridiculizar mi aluado a la fueras relativa de los negocios pequeños y

miles de pequeñas empresas cierto número de ellas tenga un carácter mulista, mientras otras dependen total o parcialmente de las grandes emprecapitalistas, sólo puede modificar ligeramente el panorama global que dan estadísticas de las empresas industriales. No quedan de ninguna manera mentidas la enorme y progresiva diversificación de las empresas, ni la articusón gradual de la industria. Aunque quitáramos de la lista una cuarta parte mitad de todos los pequeños establecimientos que liguran como dependende los grandes y pequeños, seguiría existiendo, dentro de Alemania, en la industria, un millón de establecimientos que van desde las gigantescas emmesas capitalistas, pasando por estratos cada vez más amplios, hasta los cientos miles de pequeños negocios con carácter artesanal que ciertamente pagan a poco su tributo al proceso de condensación, pero que no por esto dan mestras de querer desaparecer del escenario. Además de las cifras que presenmos a este respecto en la segunda sección del capítulo tercero, hay que hacer er también que, en base a la estadística de la industria de la construcción, Alemania de 1882 a 1895, el número de los que trabajan por cuenta propia mentó de 146 175 a 177 012, y el de los ocupados de 580 121 a 777 705, cosa que representa ciertamente un modesto aumento de los dependientes por estaaccimiento (de 3.97 a 4.37), pero de ninguna manera un retroceso de los estaecimientos con características artesanales."

Si la forma de empresa centralizada constituye la premisa de la socialización la producción y de la distribución en los países más avanzados de Europa, trata sin embargo, sólo de un hecho parcial; ya que, si en Alemania el mado a un cierto punto quisiera expropiar todas las empresas, pongamos caso, con veinte personas o más, con el fin de darles una administración minhmente autónoma o para adjudicarlas parcialmente, en el comercio y en industria quedarían aún cientos de miles de empresas con más de cuatro mi-

Blanos. Por aquel entonces lograron irritarme porque provenían de un hombre que yo conmirraba capaz de lo mejor, peto no merecen una refutación seria.

Sia embargo, por los motivos expuestos en el texto, no le puedo conceder ningún peso, one uti tesis, ni siquiera a los hechos que Heinrich Cunow presenta contra mi artículo, totalcon- objetivo, sobre la teoría de la crisis, Prueba de que lo que dice a propósito de los negogos banearios y de las agencias comerciales no me era desconocido puede ser el hecho de que brane muchos años tuve que ver personalmente con un negocio bancario y conoxio por sper encia también el comercio al por mayor, La cuanto a los negocios filiales y menores de limitistria, yo mismo escribi en un artículo anterior de los Probleme das Socialismos "Fua there are negocios menores, a pesar de que trabaja con muchiaimo capital constante y pountumo capital variable y empléa máquinas rostosas y pocos obrero. Se regiora, de acuerdo ou la praxis de la ratadistica offeial, entre las pequeñas (úbricas y basta entre los negocios remanales, siendo que un realidad forma pacar de los negocios de librica. Fo punde como ltrav con unda seguridad que en las estudiricas l'iduatriales el número de negocios artesanales a do propiessos regarias televites resulta mucho más elevado do lo que es en restidad." (Die Neue 🗝 (, ev. 1, p. 508.) Y en cuanto e la agricultora: "La superitte puede ser demasfado pequeño Vin embargo wivir de base para un negocio capitalista proprincente dicho. La estudiatio leads en la extensión repacial de los regocios es menos elocuente que su aspecto comunico. ed. ett., p. 380). Lo mismo decia en mi artículo tobre la "reorla del derrumbe", en la p. 409. Mr. 1. a proposito de las circas del comercio al por mayor y al por menor

9 Ct. Schmöle, Die sozialdemokratischen Gewerkuluften in Deutschlund ibn multimos ecaldemocratas en Alemania), tomo ii, vol. i, ng. 1 y m., en que se señalica también los

pertos negativos de la pequeña empresa constructora.

tlones de trabajadores, que seguirían siendo administrados bajo el régimento economía privada. Si en la agricultura se nacionalizaran (cosa en la que ningua piensa) todos los negocios con más de veinte hectáreas, quedarían aún más cinco millones de establecimientos de carácter privado, con cerca de nue millones de trabajadores activos. Se puede dar una idea de la tarea que se presentaría al estado o a los diferentes estados al momento de asumir la dirección de estos negocios, si se considera que por lo que a la industria y al como cio se refiere, se trataría de muchos cientos de miles de establecimientos con cinco o seis millones de empleados, y en cuanto a la agricultura, de más de trescientos mil establecimientos con cinco millones de trabajadores. ¿Qué comp lo de inteligencia, competencia y capacidad administrativa debería tener un gobierno y una asamblea nacional para poder ejercer únicamente la dirección o el control económico de un organismo tan gigantesco como éste?

Alguno, tal vez, responderá que existe una enorme masa de intelectuale producidos por el desarrollo contemporáneo que en una época de transición, estarian muy dispuestos a ponerse al servicio; y yo no dudo ciertamente de la afluencia en masa ni de la buena voluntad de este grupo social, tan es así que hace ya diez y ocho años llamé la atención sobre este punto. Sin embargo el peligro radica precisamente en el embarras de richesses, ya que lo que no logical hacer la mala voluntad de los adversarios, puede hacerlo muy fácilmente la buena voluntad de los mejores amigos, que se están convirtiendo rápidamente en un ejército. La buena voluntad, aun en tiempos normales, es un client traicionero.

Pero limitémonos por ahora a esta cuestión y concretémonos a establecer autodo el hecho de que la premisa material de la socialización de la producción y de la distribución —es decir, una avanzada centralización de los establecimientos— existe sólo en parte.

La segunda premisa, de acuerdo con la doctrina de Marx, es la conquisa del poder político por parte del proletariado. Pues bien, existen dos camina posibles y divergentes para lograr esta conquista: el camino de la lucha parlamentaria mediante la explotación del derecho de voto y la utilización de todo los instrumentos legales, o el camino del poder político a través de la remolución,\*

Es sabido de qué modo Marx y Engels consideraron durante mucho tiempo este último camino como inevitable en cualquier lugar, y como varios seguidores de la doctrina de Marx lo siguen considerando así hasta el presente. Mucho lo consideran (ambién como el camino más rápido.)

Et término "revolución" se usa de armi en adelante, exclusivamente con el significios político, como sinúnimo de insurrección, o de adelerrio ilegal. En cambio para indicar le modificación de principio del orden social se usa el término "modormación social" que deja anierto el problema del campo que hay une seguir para lograria. Fata distinción tiem por objeto eliminar todos los equivocos y maios entendidos.

<sup>\* &</sup>quot;Pero za quién no le queda chuo que para les grandes quatades en que los trabajadoro condituyen la inmensa mayoría, una tra que estos nan llegado a disponer sin limites de por der púnico, de su aparmo administrativa y legislativo, la revolución exagómica es sóle nol mestión de meses o tal vez de temanas? Outes tinesde "Des acturalmite stáre (1871) in despende" [El 18 de grando en la provintia] (Dia Actual), de 1677, p. 87).

esta convicción los ha llevado la idea de que la clase obrera es la clase numerosa y, de que, al no poseer nada, es también la clase social más selta. Una vez conquistado el poder, no descansaría hasta no haber sustituitas bases del sistema constituido, con aquellas instituciones que le permitan estauración.

Ya hemos señalado cómo Marx y Engels, al elaborar su teoría de la dictaua del proletariado, tenían ante su vista, como ejemplo típico, la época del
ror de la Revolución francesa. Todavía en el Anti-Dühring, Engels define
omo un descubrimiento genial de Saint-Simon, el haber concebido en 1802
de Ferror como dictadura de las masas proletarias. Se trata de una sobrestimadon pero por más estimación que se tenga de dicho descubrimiento, el juicio
de Saint-Simon sobre los resultados de la dictadura del proletariado no es de
muguna manera más positivo que el del actual "filisteo" Schiller. Los proletade 1793 sólo eran capaces de combatir en batallas ajenas. Podían "ejercer
dictadura únicamente" mientras duraba el Terror. Una vez agotado éste,
cento tenía que agotarse, fue el acabose total para su dictadura. De acuerdo
moderno. Pero, ¿qué es el proletariado moderno?

Si con este término se quieren enumerar todos los que no poseen nada, los me no gozan de mingún ingreso proveniente de la propiedad o de privilegios oriales, entonces se trata sin más de la mayoria absoluta de la población de los deca avanzados. Sólo que, en ese caso, este "proletariado" es una mezela de mentos sumamente heterogéneos, de estratos sociales totalmente diferentes, aún que el "pueblo" de 1789. De estratos sociales que, sin lugar a duda nen, mientras subsistan las actuales relaciones de propiedad, más intereses munes o por lo menos homogéneos que opuestos; pero que una vez que los agedores o dominadores actuales sean destituidos o privados de su posición, darán cuenta muy pronto de la heterogeneidad de sus necesidades e in-

neses.

Ya en otra ocasión tuve oportunidad de señalar que el asalariado moderno ao es lo mismo que la masa homogênea y uniformemente privada de vínculos

"Deciamos: dadotos el poder político por medio año y la sociedad capitalista perfenocera a "Ristoria" (Parvos en la Sache Arbettera el 1935 del masco de 1898).

icon esta frase concluye un artículo en que entre otras como se afirma que ado desponso de que el gobierno socialdemócrata haya tomado en sua manos la dirección de toma a podesción, questarse escluida una atalitución del referenciado de macrare as por un vinego a finercambio artíficioramente maginado. En atras pulabras, l'acesas que un las dedicado ristocole a la contoma, recomere por uno parte que el "intercambio de mercalicas ha permado de to modo co todas las enviciones de la Vida económica que un es posible sominidare en astrema do oucacambio atrificiosamente imaginado", y juego a perar de em convierdo, que desde hace marbo tiempo es tambien tida (enta sensibilita en el artículo "Social officiales hadamanos Add" [12 aggirificación pantidas y social del superior de la effectuado en constituen que desde estadismos), sucrito en que un gualierno social-revolucionario pueda, deniso la estructura accondida en con que un gualierno social-revolucionario pueda, deniso la estructura accondida en constitue que en magina de la producción de mercancias i esta intimo forme ligado a esta capitalista que ha arregido de la producción de mercancias i esta intimo forme ligado a ella. Con esto se comprocio que el viertigo del pades pueda reducida al infantemo político que a electrona con madura, en otras aspectos. (Para manotes confiderance sobre este putito sugerimas lera el epilogo)

con la propiedad, la lamilia, etc., que suponía el Manifiesto comunista, que precisamente en las industrias fabriles más avanzadas era donde se podía contrar toda una jerarquía de trabajadores diferenciados, entre cuyos grupos sólo existia un modesto sentimiento de solidaridad. En el artículo citado (vez nota 2) H. Cunow considera que con esta observación mía se confirma el hecado de que aunque hablaba en general, seguía pensando en la situación especial de que aunque hablaba en general, seguía pensando en la situación especial de lo que continente no existía, como en Inglaterra, esta ruptura entre los trabajado continente no existía, como en Inglaterra, esta ruptura entre los trabajado mejor colocados y el movimiento revolucionario. Que a diferencia de lo que ocurría en Inglaterra, los trabajadores mejor pagados se encontraban aquí a la vanguardía de la lucha de clase. Que el espíritu de casta típicamente ingle no provenía de la diferenciación social actual, sino que era un residuo de anterior sistema corporativo de las guildas y del primitivo movimiento sindical ligado a elfas.

Una vez más debo responderle a Cunow que lo que dice no es del todo nuevo para mi, ni en lo que tiene de exacto, ni (quiero decir, que ni siquiero lo crei en su tiempo) en lo que tiene de inexacto. Es inexacta, por ejemplo il última atirmación. La teoría que establece un nexo entre los sindicatos inglesy las corporaciones tiene un fundamento muy endeble, ya que no toma en cuenta el hecho de que en Inglaterra con excepción de Londres, las corpora ciones lueron expropiadas desde el tiempo de la Reforma y de que precisi mente en Londres el movimiento sindical no logró nunca ser muy fuerte que digamos, cosa en la que las corporaciones aún existentes no tienen ciertamente minguna culpa. Si el movimiento sindical inglés está animado por un clesa espíritu corporativo, no es herencia tanto del antiguo sistema corporativo (mupor lo demás duró mucho más tiempo en Alemania que en Inglaterra), como producto ante todo de la libertad anglosajona —del hecho de que el trahajulo inglés no estuvo sometido, ni siquiera en la época de la prohibición de asobrción, al látigo del estado policía. Cuando hay libertad, se desarrolla el semido de la particularidad o, usando sólo esta yez la expresión de Stirner, el sentido 🚈 to propio. Cosa que no excluye el reconocimiento de la realidad ajena y de la intereses generales, sino que se convierte fácilmente en causa de una cieraasperidad que resulta dura y mezquina aun en los casos en que su acción sólo es tormalmente unilateral. No es mi intención, ciertamente, ofender a los trabajadores alemanes, y reconozco en lo que vale el idealismo que los ha nevado, en aras del objetivo general de la lucha por la emancipación del prolette riado, a realizar acciones que no tienen antecedentes en la historia del movio miento obrero. Pero por lo que yo sé y he tenido la oportunidad de seguir el movimiento obrero alemán, puedo decir que también en él se han dejado sentir los efectos de la diferenciación social entre los obreros. Circunstancial especiales como el predominio del movimiento político, la humillación artificaciosa de los sindicatos y el hecho de que generalmente son menores en Alemania las diferencias de nivel salarial y de horario de trabajo que en Inglaterra, han hecho que dichos efectos no se manifiesten abiertamente. Pero si se siguello con atención los órganos de prensa del movimiento sindical alemán, se ouede uno dar cuenta de que existe una catitidad suficiente de hechos que confernat. lo que he dicho. Me abstengo de dar nombres y ejemplos, aunque conorso

hos, algunos de los cuales se remontan al periodo de mi actividad en Ale-

Me comentaré con añadir, a este propósito, sólo cuanto sigue.

cos sindicatos no son los que crean este lenómeno; lo expresan solamente, resultado inevitable de las diferencias reales. Es inevitable que una serie liferencias sustanciales en el tipo de ocupación y en el nivel del ingreso sen por producir también modos de vida y aspiraciones diferentes. El meaco especializado y el minero, el decorador y el cargador, el cartero y el oncro, tienen de ordinario modos de vida diversos y tipos de necesidades risus. Si la lucha por la existencia no los lleva a choques entre ellos, el hecho que todos son obreros asalariados puede eliminar subjetivamente esta difeala, del mismo modo que el estar conscientes de que libran una lucha entica contra el capital puede producir una viva simpatía recíproca. En la ma Inglaterra no falta esta simpatía, y los más aristócratas de los aristócraandicalistas se la han manifestado a menudo a los trabajadores peor coloa pesar de que muchos de ellos, si no eran precisamente socialistas en el político, si eran, por lo menos, buenos demócratas. Pero entre la simpapolítica o político-social y la solidaridad económica existe una diferencia osíderable. Una fuerte presión política y econômica puede llegar a neutraen esta diferencia, pero a medida que esta presión va desapareciendo se deja mir nuevamente de una manera u otra la diferencia. Es un grave error consiar que bajo este aspecto Inglaterra constituye una excepción de principio. lor día en Francia se presenta el mismo fenómeno, aunque en forma diversa. Mease lo mismo de Suiza, Estados Unidos y, hasta cierto punto, de Alemania. Pero aun admitiendo que esta diferenciación no existe entre los obreros de adustria o no ejerce influjo alguno sobre su modo de pensar, los trabajade la industria constituyen en todas partes la minoría de la población. Alemania, incluyendo a los de la industria doméstica son cerca de siete siones contra diez y nueve millones de trabajadores independientes. Existe use una masa de funcionarios técnicos, de empleados en el sector comercial in trabajadores de la tierra.

En este caso, la diferenciación es mucho más marcada en todas partes, como demuestra claramente la dolorosa historia de los movimientos que ban surcor para organizar las categorías profesionales en uniones sindicales con un 
atés mutuo. Por otra parte, no hay peor error que deducir una homogenei 
l'est de comportamiento de una semejanza formal de atuaciones. Formalente, la situación del empleado del comercio ante su jefe es semejante a la 
el obrero asalariado de la industria ante su patrón de trabajo. Sin empargoel se exceptúa una parte del personal subalterno de tas firmas mayores—
del empleado se sentirá más cercano a su jefe que el obrero a su patrón, a 
sar de que muchas veres la diferencia de ingreso es considerablemente mayor, 
mado al campo, en las pequeñas parcelas, el modo de vida y el trabajo del 
ampesino - del siervo son a su vez muy semejantes, mientras que la mayoría.

las parcelas medianas egentan cun una organización y ona diferenciación

En el movimiento socialista inglôt, del infimo modo exactamente que en arvos most fentos, los obretos unpos pagados, es devir, los calificados y los culturalmente mas elevados or que constituyen los ejércitos elegiclos. En las asombless de los miembros de los socialistas poderis encontrar sólo pounisimos de los liamedos utinares no calificantes.

demasiado grande de trabajo y con ur, personal proporcionalmente muy escacomo para crear, en uno y otro caso, la posibilidad de una lucha de clase el mismo sentido de la lucha de los obreros de la ciudad. Si se busca en campo un sentido de solidaridad desarrollado entre el siervo estable, el jun lero asalariado y el vaquero, se encuentra muy poco. Quedan cuando mililas grandes propiedades que, como hemos visto, constituyen en todas partes 16 una minorla de los negocios agrícolas, y en los que por añadidura se encuents considerables diferencias de principio entre la relación de trabajo entre los que untos grupos de personal y el empresario. Es absurdo poner en el mismo nue respecto a las reivindicaciones sociales, a los 5,6 millones de empleados en agricultura que registra la estadística profesional alemana —haciendo caso on so del personal auxiliar superior, es decir, los economistas, etc.--, y la mosque los trabajadores de la industria." Solo se puede suponer y esperar que una pasiotalmente inconsisiente esté dispuesta seriamente a prestar oido a las reivinir caciones que van más allá del puro y simple mejoramiento de las condiciones jaborales. Para la inmensa mayoría de ellos, la socialización de la producción agricola no puede ser más que una fórmula sin sentido. Por ahora, su idea consiste todavía en llegar a poseer un pedazo de tierra.

Aunque también la inclinación de la masa obrera industrial por la producción socialista es, en gran parte, más que una certeza, una hipótesis. Del curremiento del número de votos socialistas se puede deducir ciertamente un aumento constante en la adhesión a las reivindicaciones socialistas. Pero malle pretenderá sostener que todos los votos dados a los socialistas provienen los socialistas. Y aun cuando consideramos que los votantes no socialista no proletarios que han votado por los socialdemócratas, compensan a los malajadores socialistas adultos que todayía no gozaban del derecho de voto, con todo, en Alemanía, donde la socialdemocracia es más fuerte que en cualquie otro país, sólo existen 2.1 millones de electores socialistas contra 4.5 millones do obreros adultos en la industria, a lo que habría que añadir cerca de med millón de adultos de sexo masculino empleados en el comercio al por mater y al por menor. Más de la mitad de los obreros industriales de Alemanía de que un cualqui que no cualquie de los obreros industriales de Alemanía de que un cualquie y al por menor. Más de la mitad de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquie que no cualquie y al por menor. Más de la mitad de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquie que no cualquie y al por menor. Más de la mitad de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquie y al por menor. Más de la mitad de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de que no cualquiente de los obreros industriales de Alemanía de los obreros industriales de Alema

de indiferencia e incomprensión y en parte de hostilidad abierta.

De todo esto se deduce que el voto socialista es ante rodo, la expresion de una aspiración genérica y no una eleterminada intención. En la actividad del tante por la emancipación socialista participa un porcentaje muy bajo de obretos. El movimiento sindical avanza en 'orma satisfactoria en Alemania. So embargo, a fines de 1897, sólo contaba con 420 000 trabajadores organizado sobre una masa profesional que ascendía a 6 615 725 individuos (cf. Korrespordenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands del 1 x 3 de agosto de 1898). Aun añadiendo jos 80 000 miembros del sindicato de Hiranague existiendo en las profesiones en cuestión una proporción de 1 trabajado.

<sup>7 [</sup>N. del d.] El estad de los cricios de 1207 registra 7.3 millones de mabajadores ocupada en la agricultura. Pero más de un millon de ellos son personas que en los censos anterios estaban registradas bajo el título de "familiares rolaberadores". En realidad el número de trabajadores de la tieres que no pertenecen a la familia de los patrones anuentó sólo poco, y este numento se debió también a los emigrantes extranjeros.

políticamente en Alemania, excluidos los que pertenecen al mismo tiempo indicatos, probablemente no es aproximado por subestimación, y si acepos la misma cilra para los trabajadores a los que sólo les impiden participar na manera activa en la lucha política e sindical, factores ajenos a su volun-legamos en números redondos a una cifra de aproximadamente 900 000 gadores que manificistan con los hechos un interés vivo y relevante por su odpación. Representan el 40 % del cuerpo electoral de la socialdemocracia, cún total de 5.5 millones de votos dados a candidatos no socialistas, podefonsiderar hoy que entre una tercera y cuarta parte se han dado a adversacionscientes — conscientes a nivel de clase— de la socialdemocracia, es decir, el doble."

se perfectamente que este modo de presentar los datos testimoniales tiene dor probatorio mucho muy relativo, ya que en ellos no aparece de ninmanera, por ejemplo, la importante consideración de la distribución geomea o de la importancia político-social de los grupos. Pero también es que sólo se trata de rescatar un criterio aproximadamente seguro para mor la proporción cuantitativa de los elementos en que no se manifiesta mente en forma esporádica y genérica la inclinación al socialismo, teóricanie supuesta, ¿Qué decir, por ejemplo, del cuadro de las fuerzas sociales en de lucha, elaborado con datos meramente extrinsecos que Parvus cree poder mtar, en su séptimo artículo, contra mi? Como si hubiera alguien que onociera la gran superioridad numérica de los que no poseen nada sobre oseedores que el pretende enfatizar y como si se tratara de un hecho hisruamente nuevo. Con todo hemos visto que algunos diarios deducen de la soción entre el "ejército proleiario" calculado por Parvus en 15 millones ndividuos, y el "ejército del capital" que sólo cuenta con 1.6 millones mio a los 3 millones de pequeños campesinos y artesanos "arruinados por el oral" pero que no han caído todavía en el nivel del proletariado y los 000 existentes relativamente independientes del capital), la inminencia de revolución social. La imposibilidad realmente asiática con que Parvos inclulos 5.6 millones de trabajadores agrícolas (de acuerdo con la estadística prononal) en el "ejercito del proletariado" solo se ve auperada por el entusiasmo arceido que lo Reva a descubrir la existencia de dos millones de "proletarios d comercio"." Suponiendo que todos estos elementos recibieran con júbilo

Y sin embargo, un timo sertores oralesionales ya estado organizada mas ale la recomne de los obretos, o tea, 01.8%, de los ripógrafos oraquados. A5.3% de los autororas, Segularde los autiliados es de poesta. 36.6% de los caldereros, 51.7%, de los guardoras, Segularpoden discondente 21.8%, de los litógrafos oraquados, a el 21.%, de los asteranos de los clana.

<sup>[</sup>N. del 4] Locias estas citras va han aprende un escuencio regulfaction en fue la afrediza transportido entre la princeton del Boro y el catallido de la guerra. El adiacro de miembros contribuyentes elet partido socialdemascrática atenda averada a no millón apreladamente, el do los trabalactores organizados similicalmente a meia de crea milhore, jurno mello millón de emplesados y final innavirse la resolución los sejegunada nos más escuenface. Para serio um juicio de mor pero segentores y el ambilito el apiliago.

Tax cifras de la caradinica profesional relativa at comercio al mayorco , at montideo 1965 son las signientes:

una revolución que llevase al poder a los socialistas, no serviría de nada por

el problema fundamental que hay que resolver.

Por lo menos en un aspecto no debería haber contrastes: en que no tign ningún caso hablar de una inmediata asunción por parte del estado de sol la producción y distribución de los productos. El estado no podría ni siquiri encargarse del conjunto de establecimientos medianos y grandes. Aunque la poco las comunas, como organizaciones intermedias, podrían hacer mucho al respecto. Cuando mucho podrían municipalizar los establecimientos locales que producen para el mercado local o administrar servicios locales y con sólo aco tendrían qué hacer. Pero, ese piensa realmente en que es posible municipalita de golpe todos los negocios que hasta ahora han trabajado para el gran mercado?

Tomémos una ciudad industrial cualquiera de dimensiones medianas, como Ausburgo, Barmen, Dortmund, Hanau, Mannheim, etc. Nadie será tan inum sato como para considerar que las respectivas comunas pueden, en caso de ericipolítica o de alguna otra coyuntura, asumir la administración de todos los distintos establecimientos fabriles y comerciales de la localidad y dirigirlos con éxito. O se dejan en manos de los titulares, o si se ven obligados a expropiacios, tendrían que adjudicar los establecimientos a las cooperativas obreras bajo

cualquier condición.

De tal manera que, en todos los casos semejantes, el problema se reduce prácticamente al de la capacidad económica de las cooperativas.

## B. LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS COOPERATIVAS

Hasta ahora la literatura marxista ha abordado el problema de la capacidio de las cooperativas únicamente de una manera muy marginal. A excepción il la literatura al respecto de los años sesenta y de algunos ensayos de Kautaky existe muy poco sobre el sistema cooperativo, fuera de algunas apreciacione muy generales casi siempre negativas. No hay que ir muy lejos para encontra los motivos de este descudo. Ante todo, la practica marxista es prevalentemente política, y está dirigida a la conquista del poder político; por esta i mon está dispuesta a darle un significado de principio casi exclusivamente al movi miento sindical en cuanto forma directa de la lucha de clase de los trabaja-

| Dependientes sirvientes cochevos, familiares coluboradores | 1 | 233 | 045 |
|------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| Independienter y gerentes                                  |   | 815 | 356 |
| Personal advertto al comercio                              |   | 261 | 907 |
| TOTAL                                                      | 2 | 538 | 508 |

Par la denda el cuadro de Patrio, tieno sia antécedente. En la solumni de tiè comri, à Schumm obtavo cua los áltimos datos de la estadística profesional prusiana de la man-"contingente socialista" cualvalente al 85% de la publición de Prusia, es decir, 16 importo de posibles adeptos al socialismo contra 992 000 enemigos de clase (Die Zuhuntt, pp. 185 ) obsoto que Schuamm no llegó a la valiente constanto de Patrio.

(N. del d.) Hasto 1907, el personal térnico y comercial del comercio al por mator y el pull menor holia ascendido e 505 090 personas, infentras que el anetilar que corresponde en el menos a los obretos, etc., a 1959 525. No cabe duda de que alcanzó la cilra de Parsos.

En cambio Marx al principio estuvo hondamente convencido de que la orerativa, en dimensiones reducidas, no era rentable y tenía cuando mucho walor experimental muy limitado. Según él, sólo con los medios de la colecmad se podía comenzar a hacer algo. Esta es la forma en que se expresa Marx El 18 Brumario a propósito de las asociaciones obreras.11 Posteriormente politicó algo su juicio sobre las cooperativas, como lo atestiguan entre otras resoluciones sobre el sistema cooperativo presentadas por el Consejo general tos congresos de la Internacional de Ginebra y de Lausana, y el fragmento la Refutación de un obrero [Eines Arbeiter Widerlegung] de G. Eccarius ado probablemente al mismo Marx y de cualquier forma aprobado por él. el que se les atribuye a las cooperativas, como contraseña del futuro, el amo significado que tenían las corporaciones en Roma y en la primera parte la Edad Media: y como lo atestigua también el pasaje ya citado (en p. 174) libro in de El capital, en el que, por el mismo período en que fueron escrilas susodichas resoluciones y el escrito de Eccarius, se pone de manifiesto importancia de las cooperativas como formas de tránsito a la producción salista. Sin embargo, en la carta sobre el proyecto de programa de Gotha (1875) alve a expresarse con mucho excepticismo sobre las cooperativas, excepticisque domina, a partir de la mitad de los años setenta, en toda la literatura

Esto puede explicarse en parte como efecto de la reacción que se produjo pués de la Comuna de París, y que le dio un cariz distinto a todo el movimento obrero, un cariz casi exclusivamente político. Pero, en parte, también ade explicarse como producto de las tristes experiencias que se habían tenido todos los sentidos con las cooperativas. Las más grandes expectativas que sona despertado el nacimiento del movimiento cooperativo inglés, no habían ado a realizarse. Para todos los socialistas de los años setenta, la cooperativa producción había sido la forma propiamente dicha de cooperativa, mientras o la cooperativa de consumo era considerada en el mejor de los casos, como peritua. Prevaleció, sin embargo, la opinión, que Engels había expresado en attículos sobre el problema de la vivienda, de que una generalización de las operativas de consumo había tenido como consecuencia inevitable una serie excucciones salariales (El problema de la vivienda, p. 68). La resolución del angreso de Ginebra, redactada por Marx decía:

comendamns a los obreros que se ocupen preimentemente de la creación de coopera las de producción y no de cooperativas de cocamon. Estas últimas alectan aclo la multiple del acrea sectam acuación a mientra que las primeras alectan las autocuras alectas. Para imposite que las cooperativas degeneren en las acomunhadas enciclades manditarias buegatesas, todos los trabajacores ocupados en ellas, como accionistas o deberán cocibie com participación igual. Se auche tolerar, como aimple medio sem una, que los accionistas teciban un interes modios.

pesar de todo, las cooperativas de producción innuladas en les autos acsente-

<sup>&</sup>quot;"En unite est professitado) se caurega a experimentes describentes, latricos de cambio y calciones observas, en decir a un marcinalento en el que amoreix a transformar al "ajo mon con ayuda de topos cos grandes resursos propins de tors munito" (El 18 firminato (ad), el 18).

habían quebrado casi en todas partes, y se habían visto obligadas a disolvencompletamente o a transformarse en pequeñas compañías de negocios, que getaban a duras penas, a no ser que ocuparan obreros asalariados precisamento como lo hacían las otras empresas. En cambio las cooperativas de consumo habían reducido o parecían haberse "reducido" realmente a miserables tendo jos. No hay que sorprenderse de que en los círculos socialistas se le volteiros cada vez más las espaldas al movimiento cooperativo. En Alemania, en que la ánimos estaban todavía caldeados por la oposición entre Lassalle y Schultza Delitsch, la reacción fue mucho más fuerte que en otras partes. La fuerte presión por el socialismo de estado a ultranza que se encuentra en gran parte de la socialdemocracia alemana (y no sólo entre los lassallianos), a mitad de lor tenta, y que algunas veces contrastaba extrañamente con el radicalismo político del partido, se debía sobre todo a las tristes experiencias tenidas con las coorrativas. La noticia de la bancarrota de una cooperativa autónoma era recibia con júbilo. Ya desde el mismo proyecto del programa de Gotha se le daba imi lorma no probabilista a la reivindicación de cooperativas de producción con la ayuda del estado. La crítica que en este aspecto le hacía Marx a los párrafos correspondientes en la carta sobre el programa se refería más a la espreitoformal que a la lógica de londo. Marx no sabía que precisamente el "Mara berlinés" - Hasselmann-, al que consideraba como el principal responsable de dichos párralos, era un perfecto blanquista. En la misma forma exactamento que Marx, Hasselmann hubiera tildado de reaccionarios a los obreros del "Atlier" protegido por Buchez.

El hecho de que Marx no haya ahondado en su crítica a la cooperativa a debe a dos circunstaucias. En primer lugar, cuando escribía, no se habían realzado suficientes experimentos con las distintas formas de cooperativa compara permitirle emitir un juicio bien fundado. Sólo se había presentado il fracaso total de los bazares de cambio que pertenecían todavia a un periodo anterior, En segundo lugar, la oposición de Marx no estaba exenta de promicios teóricos, pues de otra manera hubiera podido, con su amplitud teórica de miras, ir más allá del socialista superficial que se contentaba con eriquetas talla como "asociaciones de obreros y pequeños patrones". Su gran fuerza analitica se encontraba prisionera de la doctrina ya desambliada o, si se me permite il expresión, de la fórmula de la exprendación. La única que goraba de sus un patfes era la formo de cooperativa que representaba la amiteria más direcedel empresario capitalista. De aht que aconsejara a los obreros dedicarse à la cooperativas de producción, ya que éstas atacaban al sistema económico vigente "en sua mismos cipilentos". Esto concuerda perfectamente con la dialectica y guarda para perfecta correspondencia formal con la teoria social que parte delle producción como factor que ca áltama instancia desermina la lutina de la sociodad. Y guarda combién con abierta correspondencia con la concepción tito encientra en la ambada empe trabajo va roccalizado o apropiación privada la contradicción básica del modo moderno de producción, que presiona al mismo tiempo por la zolución de la antitesia m una. La computatora de producción el presenta como una solución práctica de divita antitexia en el ambito de la empresa individual. En que sentido, Mare consideraba que á bien el dipolís cooperativa en el que los "trabajadores en operto asociación, convirtiven in poapitalista" (El capital [m/7, p. 567]), reproducía forzosamente todos los cos del sistema actual, se eliminaba "positivamente" la antítesis entre capitrabajo, demostrando así que la existencia del empresario capitalista era flua. Sin embargo, desde entonces la experiencia ha enseñado que precisare la cooperativa de producción industrial constituida sobre estas bases no y no es capaz de dar esa demostración; que es la forma más desafortunada rabajo cooperativo, y que Proudhon tenía toda la razón cuando sostenía, ara Louis Blanc, que la asociación "no es una fuerza económica". 12

Ta crítica socialdemocrática ha encontrado hasta ahora los motivos del frano económico de las cooperativas de producción propiamente dichas, sencillanic en la falta de capitales, de crédito y de mercados de salida, y ha explio la crisis de las cooperativas, económicamente destrozadas, por medio del lujo corruptor de la realidad capitalista, o individualista, que las rodea. Lo ll'es verdadero hasta cierto punto. Pero no restielve el problema. Se ha comobado que toda una serie de cooperativas de producción que estaban destrofinancieramente habían contado con medios suficientes y no tenían difimades de salida mayores que las que tenía un empresario medio. Si la afación productiva como la mencionada fuera realmente una fuerza econóca superior o por lo menos igual a la empresa capitalista, hubiera podido por menos mantenerse a su mismo nivel, y conquistar una participación como lo en tantas empresas privadas que empiezan con medios más modestos y no miera podido sucumbir ante el influjo moral de la realidad capitalista que meleaba, tan miserablemente como sucedió una y otra vez. Me atrevería a bar que la historia de las cooperativas de producción que no se hayan destrofinancieramente prueba más contra la forma de "fábrica republicana" la de las cooperativas quebradas, ya que confirma el hecho de que para nellas desarrollo era sinónimo de privilegio exclusivo. En lugar de atacar estructuras básicas del actual sistema económico, no han hecho otra cosa ne dar muestras de su relativa fuerza.

Por el contrario, la cooperativa de consumo, a la que los socialistas de los resenta consideraban con tan poco respeto, ha demostrado con el paso il tiempo que es una fuerza económica real y un organismo con grandes produdes de dirección y desarrollo. Respecto a las cifras miserables señaladas por la estadística de las cooperativas de producción propiamente dichas, los om de las cooperativas de consumo obrens guardon la misma proporción per un imperio respecto a un queblo del campo. Los talleres fundados por la cooperativas de consumo y dirigidos por cuenta de ellas producen va ahora atidades de bienes cien veces superiores a las producidas por las cooperativas elusiva o cas) exclusivamente productivas.

The Proughous of previously that veces come againful adversaring mass come fautor to be recipcion, esta controdicción de dada al hacha de que pasaba de uma froma de asociación oura toralmente distinta. Le objetable a la competativa sustancialmente monopolista lo um um considerable um mérito de la competativa mutualista. Su cricica es más foudifica de utilica y outo playable de evagenaciones.

I summente diffeil dar elfror relativar a ean abuno dipo de moperativas de producdo o que las estadísticos etimoles de la producción enegerativo no baren distinción emeles sociedades por acciones obreras con fines productivos, que son mucho más nume l'enere dimensiones mayores. De acciondo son los bubilines de la Oficina buitánica de

Las causas más profundas del fracaso tanto económico como moral de la cooperativas propiamente dichas han sido expuestas de una manera aguda, anque con algunas exageraciones, por la señora Beatriz Webb -con su nomina de soltera, Potter-, en su trabajo sobre el sistema cooperativo inglés. Para II señora Webb, como para la gran mayoría de los cooperativistas ingleses, la operativa propiedad de los mismos trabajadores empleados en ella no tiene mi carácter socialista o democrático, sino "individualista". El término podrí escandalizar, pero en la realidad concreta es absolutamente exacto. Efectivamente, esta cooperativa no es socialista, como lo ha demostrado por su paris Rodbertus. Estructuralmente es una contradicción viviente precisamente en el caso en que los trabajadores son los propietarios exclusivos. Parte del supuem de la igualdad dentro de la fábrica, de la plena democracia y de la república Pero una vez que han alcanzado ciertas dimensiones, que pueden ser todavimodestas relativamente, desaparece la ignaldad porque se hace necesaria la inferenciación de las funciones y la subordinación. En este aspecto, la alternativade todas las cooperativas puramente productivas consiste en suprimir la igual dad que constituye la piedra angular del edificio y posteriormente las dende piedras y afrontar la descomposición y la transformación en empresas comociales ordinarias, o mantener la igualdad abandonando toda posibilidad de expansión y conservando sus dimensiones minúsculas. Ante esta situación una han sido disueltas y otras mal vendidas. En lugar de ser un modo adecuado a la gran producción moderna y de eliminar al capitalista del negocio, se himconvertido en un retroceso a la producción precapitalista. Tan es así que la pocos casos que tuvieron éxito relativo corresponden a negocios de carácter arte

comercio, en 1897, el valor de la producción anual de las cooperativas que había si bales la oficina para hacer sus cálculos, era, en marcos, el siguiente:

|                                            |     | 1897 |     |     | 1505    |
|--------------------------------------------|-----|------|-----|-----|---------|
| Cooperativas de communo (talleres propios) | 122 | 014  | 600 | 245 | 668 4 0 |
| Cooperativas de molineros                  | 2.5 | 288  | 040 | 20  | 231 200 |
| Queserias irlandesas                       | 7   | 164  | 940 | 38  | 029 (2) |
| Cooperativas obreras con fines productivos | 32  | 518  | 800 | 26  | 868     |

Las cooperativas de molineros, miere en post tentan 6 8/3 socias y ocupation 104 persona en 1895-1896, en cambio en 1909 se habían reducido a cinco con 3 342 socios y 262 persona ocupadas; las queserías irlandesas y las cooperativas obreras con fines productivos tentar o conjunto 214 asociociones con 32 133 accionistas y ocupatan 7 635 personas en 1895-1896; in embargo, actualmente las cooperativas obreras atitónomas con fines productivos son menos conúmero. Es us agerado reponer que el 20 % de estas pueda considerase rocaso competativa en las que los obreros ocupados son en guanto amelicado, repitatistas por si mismos. Do molinos y las cooperativas de producción ambanenas transido en un mayoría fagocitadas pela cooperativa de compra al mayores del conseguio de conseguio instrues.

En qualtie, les congenatives obierras de co-amus beltánicas regimentas en 1997, tealin-

| Nov los  |       |   | 468 | 5250 |
|----------|-------|---|-----|------|
| Capital  | 102   | ç | 174 | MODE |
| Ventor   | 1 135 | į | 649 | 000  |
| Gamancia | 198   | ì | 048 | 560  |

En esta dote se ban remaido las variantes y agregados beclina al texto en la edición il 1920, memperando el cuadro abadido correspondiente a 1900 y conservamio aj mismo dempe el cuadro relativo a las cooperativas británicas de 1897 que había sirlo eliminado. Es

al, y la mayor parte no están en Inglaterra, país en que domina entre los peros el espiritu de la gran empresa, sino en Francia fuertemente "pequeñomreuesa". Algunos investigadores de la psicologia de los pueblos prelieren mir a Inglaterra como el país en el que el pueblo busca la igualdad en la tad, y a Francia como el país en que busca la libertad en la igualdad. ejerto. La historia de las cooperativas de producción de Francia no es algo de grandes sacrificios hechos en pro de la igualdad formal, sino que iquiera presenta una cooperativa puramente productiva cuyo nivel haya longrado el de la gran industria moderna, aunque esta última se balle muy mindida en Francia. El doctor Franz Oppenheimer tiene el mérito de haber ipplianto y profundizado sustancialmente en su libro Die Siedlungsgenossenali ¡La cooperativa de colonización] (Duncker & Humblot, Leipzig), la infigución de la señora Potter-Webb. En el primer capítulo presenta, a través una síntesis panorámica muy amplia, un análisis crítico riguroso, sobre las mersas formas de cooperativa. Oppenheimer introduce en la clasificación de e cooperativas la distinción de principio entre la cooperativa de compradores la cooperativa de vendedores, exagerando, en nuestra opinión, en algunos amitos su alcance, aunque se distingue en conjunto por su gran utilidad. Con la distinción se puede dar una explicación verdaderamente científica del frao financiero y moral de las cooperativas puramente productivas -explicaon en la que las culpas personales y la penuria de capital quedan claramente segundo plano como circunstancias accidentales que explican casos aislados, no no la regla general. Sólo en la medida en que la cooperativa es esencialde cooperativa de compradores, su objetivo general y al mismo tiempo su merés particular hacen deseable su expansión. Pero a medida que una coopemiva se convierte cada vez más en cooperativa de vendedores y vende más onuctos industriales producidos por ella misma (en la cooperativa agrícola el moblema, según Oppenheimer, es distinto), aumenta más su conflicto interno. os dificultacles crecen al mismo tiempo que avanza el desarrollo de la coopefiya. Aumenta el riesgo, se hace más difícil la lucha por la comercialización por la obtención de crédito, y se hace más difícil también la lucha por la rede gauancia y por la participación de los individuos en la masa general Ligurancias. De esca manera se va abriendo camino el exclusivismo. So interepor la ganantia contrasta no sólo con el de los compradores sino también con The odor tos denois residentores. En combio la conperario de compradue. en principio, al mismo riuno que su crecimiento, desde el prarto acnata de la garducia, su interés raid en Contraposición con el de las rendedimenone - neide con ei de todos los demás cumpradores. Trende - reducir ... a de ganancia y a disminute el precio de los productos — de acuerdo con o tend tura que tienen todos los compradores en counto tales y la socienad grammal,

Des distinto caractes ermomico que presentan los dos tipos de cooperativo desprende la diferencia en su gestión, como lo manifesta etaramente la cioro Portes-Webb: el carácter escacialmente democrático de codos las competivas de compradores propiamente dichas y el carácter tendentialmente ou figureo de todas las cooperativas de vendedores propiamente dichas en entente faces notas aquil que la cooperativa de consumo que distribuye

dividendos unicamente a un limitado número de accionistas se clasifica, con mucha razón, entre las cooperativas de vendedores. Sólo la cooperativa de consmo que les otorga a todos los compradores una participación igual en la garan cia es una cooperativa de compradores propiamente dicha.14 La distinción las cooperativas en cooperativas de compradores y de vendedores es importanpara la teoría del sistema cooperativo precisamente por la vinculación de les teoria con la doctrina socialista. Si para alguno resultan insuficientes los termi nos "compra" y "venta" por considerarlos propios exclusivamente de la prococión capitalista de mercancias, puede sustituirlos con los conceptos de "aproxsionamiento" y de "enajenación" con lo que se podrá dar cuenta con más di ridad de que el primero tiene un significado mayor que el segundo. El aprosionamiento de bienes constituye un interés básico y general. En principio todos los miembros de la sociedad están asociados en torno a él. Todos consumenpero no todos producen. Ann la mejor cooperativa de producción, mientras unicamente cooperativa de venta o enajenación, estará siempre en contrato latente con la colectividad y tendrá siempre un interés particular opuesto al interés colectivo. Con una cooperativa productiva que tiene garantizada para su propio beneficio una rama cualquiera de la producción o de los servicios públicos, la sociedad tiene los mismos puntos de diferencia que con la emprecapitalista, aunque habría que ver con cuál de las dos se entiende más facilmente.

Pero, volviendo al punto en que nos apartamos del tema de la teoría de la cooperativas, hay una cosa clara: que el supuesto de que la fábrica moderna genera por si misma una mayor disposición para el trabajo asociativo, es tomente erróneo. Tómese la historia de cualquier sistema cooperativo y se ven que la fábrica cooperativa de autogestion se ha presentado siempre como a problema sin solución y que, cuando todo lo demás funcionaba de una manemás o menos pasable, fracasaba dicha cooperativa por falta de disciplina, sucede lo mismo que con la república y con el estado moderno centralizado Entre más grande es el estado más difícil resulta el problema de una administración republicana. Del mísmo modo, la república de la fábrica se convierte en un problema tanto más difícil cuanto más grande y complicada sea la empresa. Cuando se presende alcanzar objetivos estado dinarios, se puede admitir que

to Oppenheimer sontiene que la diferencia entre comprativa de compra ", "de Venta es mayor que la com se la validado banta abara empe "cooperativa de producción" ) "à distribución", por el tucho mismo de que esta anima (tene como origen una desinición espectual mexacia, legan el un se produc de origenta mantra sonsolerar como asse productivo el becho de llevar un objeto al mercado o al comprador, el una productivo compre más bios en productivo un objeto (fabricado) por medio de otro (materia prima). Tristalhución" Que tribulion) significa sinoplemente "repartición" (tertherimag). Utilizar esta termina para é signar la otra función distinta pratote graves contratores conceptuales.

Respecto a este último ponto sey de la magua opinión e canadero mor oportuno el ma des expresiones distintos para las uniciones de entrega (anteriorg) y de distribucion peribeilung) que son muy distinta. En cambio considero que resione las junciones de externilace" y de "canadere" a un único y mismo concepto de "producción" able gurrirá just procorar mas mueva modusión. El becho de que en la práctica juya cuaya en que es difficientencias espaçadas o desinguistas no obsta para que en espaça conceptualmento. Siempre se orcumonas soluciones, fiximen otros materias de obviar la tendescia, que mirapa distintima detrás de esta distintima, a detinir como productiva duficiamente el tratajo de fabricación.

ersonas elijan por si mismas a sus dirigentes y tengan el derecho a destilosa. Pero en cuanto a las tareas que implica la dirección de una empresa
la en la que día con día y hora con hora hay que tomar decisiones prosaicas
la que no faltan ocasiones de fricción, es sencillamente inadmisible que el
lor sea un empleado de sus subalternos y que su puesto dependa de su
lo mal humor. A la larga, esta situación ha resultado muchas veces insoslos y ha llevado a modificar las formas de la fábrica cooperativa. En sínla un cuando el desarrollo tecnológico de la fábrica haya proporcionado los
los para la producción colectivista, no ha acercado de la misma manera
ligias para el negocio cooperativo. El impulso a tomar las empresas bajo
administración cooperativa con el correspondiente riesgo y responsabilidad
en proporción inversa con su tamaño. En cambio las dificultades aumentan
oroporción geométrica.

Pero, veamos las cosas en concreto y tomemos por ejemplo, una gran empremoustrial moderna cualquiera, o un establecimiento metalmeránico, o un
omo eléctrico, o una gran tábrica química o una institución editorial moma. Todas estas grandes empresas industriales pueden muy bien ser admiradas por cooperativas a las que pertenezcan todos los empleados, pero no
daptan de minguna manera a la administración cooperativa de los mismos
otrados. Las fricciones entre los diversos sectores y categorías de empleados
mendrían fin y se pondría de manifiesto lo que Cunow objeta, es decir que
entimiento de solidaridad entre los diversos grupos profesionales, que tienen
mente grado de cultura, diferentes modos de vida, etc., sería muy modesto,
que se entiende ordinariamente por trabajo cooperativo no es más que una
geración mal entendida de las formas muy simples de trabajo colectivo que
realiza en grupos (Rotten, Arteli, etc.) de trabajadores indiferenciados y
en el tondo se reduce a un trabajo a destajo por grupos.<sup>18</sup>

solo cuando se parte de las características extrínsecas se puede suponer que el hecho de alejarse del o de los propietarios capitalistas, ya se ha dado a paso importante en la transformación de las empresas capitalistas en orgamos socialistas vitales. ¡Sería demasiado sencillo! En realidad, estas empresas organismos muy complejos y la eliminación del centro de gravedad al que aivergen todos los órganos, equivale a la cisolución repentina de los órganos todos, si no va acompañada de la transformación completa de la organización.

Lo que la sociedad no puede administrar autónomamente, a través del estaob de las comunas, será mejor, sobra todo en mempos de agración, dejarlo, en uno empresa, a ao nurso. Si se emprendera un procedimiento más radical my pronto resultaría contraproducente. No es posible establecer cooperativas aleja a imponentas por decretos, deben crecer espontáneamente. Y crecen unitacida dondo el terreno está preparado.

Les cooperativas britânicas tienen en la setualidad, bajo la jorma de patriano, los cientos de millones de marcos o más (el. les cuiras de la nota (5) se Lassalle consideraba suficientes, bajo la forma de credito público, para derar a cabo su plan de asociación. En cuanto al patrinonie nacional británico

to "O z con ma e filedi. La gente capto tos obtecos molteles sos es alinea lliclimente trat nasa homografia que es indispensable para dirigir con estro uma cooperativa" (citado en la nocia de la compressiva fluence Sell Help, en campe unos workshops in estad Reinde, p. 20).

esta última constituye una parte pequeña. Tal vez si se resta el capital invertios en el exterior y el contabilizado dos veces, constituya sólo una quadrincentésim parte del capital nacional. Sin embargo esta parte no sólo no agota el potencia de capital de los trabajadores ingleses, sino que va continuamente en aumento En los diez años que van de 1887 a 1897 casi se duplicó, siendo mayor el ma mento del número de socios, que pasó de 851 211 a 1 468 955, mientras que el patrimonio ascendió de 11,5 millones a 20,4 millones de libras esterlinas Mucho más rápido aún lue el aumento reciente de la producción de las couperativas. Su valor ascendía en 1894, únicamente a 99 millones de marcos en números redondos, y en 1897 ya era casi el doble, es decir, 187 millones de maicos. Casi dos terceras partes de éstos se debían a la producción autónoma las cooperativas de consumo, mientras que la otra tercera parte estaba repartida entre las cooperativas de todo tipo, gran parte de las cuales no eran y no son otra cosa que una forma modificada de cooperativas de consumo o de cooperativas de productores que producen para estas últimas. La producción autónomide las cooperativas de consumo o de compra, no sólo se duplicó en tres años sine. que ascendió de 52 a 122 millones.

Son citras tan extraordinarias que viéndolo bien, surge espontánea la oregunta ¿en qué momento se detendrá su crecimiento? Algunos delensores de las cooperativas calculan que si las cooperativas inglesas acumularan en lugar de distribuir sus ganancias, en veinte años, aproximadamente, estarían en condciones de adquirir todo el territorio del país, incluyendo las viviendas y il lábricas. Naturalmente se trata sólo de un cálculo que concuerda con el fabriloso cálculo del interés compuesto sobre el lamoso pjenning invertido en al año uno. No toma en cuenta que existe algo que se llama renta del suelo ... supone una progresión en el incremento, lo que es materialmente imposible No toma en cuenta el hecho de que las clases más pobres son casi inaccesible. para la cooperativa de consumo o sólo pueden conquistarse muy lentamento Además no toma en cuenta el hecho de que la cooperativa de consumo goza de un campo de acción muy limitado en el sector agrícola; que puede reduir mas no suprimir los costos de la intermediación comercial y que los empresorios privados están siempre en condición de adaptarse a las condiciones cambiantes; finalmente, que, a partir de un cierto momento, resulta matemáticamente necesario para la cooperativa de consumo disminori el ritmo de su crecimiento. Pero lo que dicho cálculo olvida sobre codo o no toma un cuenta, es que si la cooperativa de consumo no paga dividendos, entra en una lase de estancamiento, ya que para amplios acciores de la población, los dividendos —la manzana de la discordia de los tenricos del cooperativismo constituyen precisamente d atractivo principal de la cooperativa de consumo, Si es exaguado decir, como lo hacen en muchos partes, que los dividendos de la cooperativa de rousuno no construyen un cruerio de medida de la mayor o mederació de los precios de sus mercanalas, y que el comercio al por menor proporciona cambién la mayor parte de las mercancias al mismo precio módico, en promeda- e- la enoperativas de comuneo, y que por la tanto los dividendos no ser

se fin 1908, el nómero de socios ascentia a 1 (67.800 con una apartación de capitel le 30,9 millones de esterlinos. La gaerra los infludo mucho estas cifras.

que la suma de pequeños e imperceptibles aumentos de precio en determiartículos, esta afirmación, sin embargo, no carece de todo fundamento. cooperativa obrera de consumo es al mismo tiempo una especie de banca de sarro y un medio de lucha contra la forma de explotación que para las clases Bajadoras está constituída por la intermediación comercial parasitaria. Ahohien, dada la escasa intensidad de la propensión al ahorro de muchas persoestas prefieren la comodidad de comprarle al comerciante cerca de casa in bien que alrontar toda una serie de incomodidades por amor a los dividen-Esto, dicho sea de paso, es uno de los factores principales que han hecho incen en Inglaterra más difícil la propagación de la cooperativa de consumo. prabajador inglés no tiene una especial propensión al ahorro. Y en general, Ha un error decir que Inglaterra fue tradicionalmente un terreno particular-Inte favorable para la cooperativa de consumo. Al contrario, las costumbres la clase trabajadora y el urbanismo extensivo, que implica el sistema del altage, sirvieron ampliamente de contrapeso, en este aspecto, a la ventaja de mores salarios. Las conquistas logradas en Inglaterra son ante todo fruto de un nie y decidido trabajo de organización.

Y era un trabajo que valía la pena hacer. Aun cuando la cooperativa de consumo no hubiera hecho otra cosa que cavar poco a poco su tumba al hicir la tasa de ganancia en la intermediación comercial, habría prestado ervicio utilísimo a la economía pública. No cabe la menor duda que a esto ende su actividad. Se trata de un instrumento mediante el cual la clase trabatora, sin destruir directamente a nadie y sin recurrir a la violencia —que pués de todo no es tan simple, como se ha visto—, puede acaparar una parte auderable de la ríqueza nacional que de otra manera servirla para acrecentar efforzar la clase de los poseedores.

La estadística de las cooperativas nos indica cuáles son las sumas que están o juego. Sobre un capital global de 307 millones de marcos y un volumen de utas igual a los 803 millones de marcos, las 1 473 cooperativas obreras inglesas consumo realizaron en 1897 una ganancia bruta de 123 millones de marcos. La que equivale a una tasa de ganancia de 15 ¼ % sobre las mercancias vendas y de 33 ½ % sobre el capital empleado. Semejante es la situación de las operativas de panaderos, que en resumidas cuentas no son otra cosa que operativas de consumo. Estas últimas con un capital de 5 millones de marcos un volumen de ventas igual a los 8 ½ millones obtuvieron una ganancia de Efe millones de marcos, con una tasa de gamancia del 14 % nobre las ventas

V si amino "paratitario" se aplica a la actividad y ma a las personas que la cealizan.

L'aminora aplicar a estas últimas, habria que definir como paráticas también a muchos

licusdos "productivos" que producen cosas inútiles y dafinas para la comunidad.

La informediación comercial es parasitaria principalmente porque el automolos como ciales, a partir de cierto quato, tiene como comercianes el encorcomiento y no elimitation de los precios debida a la competencia.

<sup>\*\*</sup> Presciudimos aqui de las dos cooperativas de compra al mayorco que surton de mes 

\*\*Distas a las cooperativas de consumo con un aumento moderado de los precios.

Familialitimas contaban con 280 cooperativas y 7.778 accionistas y neupaban en conjunto personnes. Esto pone de manificato los rasgos característicos de la cooperativa de comprese de incluyen las panaderías administradas directamente por las cooperativas de constituo deseral.

y de 24 % sobre el capital invertido. Las cuoperativas de molineros, de los que se puede decir lo mismo que de los panaderos, obtuvieron en promedio un

ganancia del 14 % sobre el capital empleado.

Mucho más modesta es la tasa media de ganancia de las cooperativas de producción que no producen bienes alimenticios. En estas últimas, con un total de 120 cooperativas cuyo capital global era de 14.5 millones de marcos y cuya ventas ascendieron a 24 millones, tuvieron una ganancia de 770 000 marcos, a decir, el 3 ¼ % de ganancia sobre las ventas y el 5 % de ganancia sobre el capital invertido.

Si estas citras pudieran tomarse como la proporción ordinaria de las talsas de ganancia en la industria y en el comercio al detalle, darian un valor que dependería mucho de la atirmación de que el trabajador es explotado counproductor y no como consumidor. Y en realidad, esta afirmación expresa solo una verdad a medias. Esto se debe al hecho de que la teoría del valor, en que se basa, prescinde completamente del comercio al detalle. Además, toma como impóreso una libertad ilimitada en el comercio de la mercancia "fuerza da trabajo" de modo que cualquier reducción en sus costos de producción les decir, de la subsistencia del trabajador, etc.), implica también una reducción en su precio -o sea en su salario-, consecuencia esta que hoy día para um gran parte de los obreros ha sufrido una considerable restricción gracias a protección sindical, a las leyes projectoras del trabajo, a la presión de la oninión pública. En tercer lugar toma como hipótesis el hecho de que el trabale dor no puede sentarse a la mesa con los que se reparten el plusproducto, sobre todo con los propietarios de la tierra, con los que el empresario debe departir Cosa que también se va superando poco a poco por los hechos. Mientras los trabajadores se encuentren, por ejemplo, sin ninguna organización frente los empresarios y sin una situación jurídica igualitaria, es razonable que proble mas como el del impuesto a la tierra formen parte más de las disputas famíliares de los posecdores que de las cosas que les interesan a los trabajadores.30 Pero a medida que dicha premisa va perdiendo terreno, va aumentando la certende que la reducción de la renta del suelo implica una elevación no ya de la ganancia del capital sino del nivel minimo de bienestar. Por el contrario, une perpetuación y un desarrollo limitados de is tenta del sucto hartan a la larga ilusoria la mayor parre de las ventajas que los sindicatos, cooperativas, etc., nueden lograr en términos de la elevación del tenor de vida de los trabajadores · Dicho sea de paso, Podemos considerar como un hecho que la cooperativade consumo ha demostrado en la actualidad una fuerza económica importanté y que en este aspecto los demás países se encuentran todavía a la zaga en relición a Inglaterra, ann coando en Alemania, Francia, Belgica, erc., haya echado sólidas raíces y se expanda cada vez más. Dejarê a un lado los datos estadísticos porque se trata de un hecho conocido y porque las cifras, a la larga, cansan-Naturalmente, roda una serie de vejuciones legislativas puede trenar la expansión de las cooperativas de consumo o impedir el pleno desarrollo de sus posttiflidades intrinsecas, y su misma posibilidad de prosperidad depende a su ett

<sup>26</sup> Auguiticula dia amerika 14 mari, 700 70 est 630, 201 familio que executiz de maiomaterial para los mabajadores

ma cierto nivel de desarrollo económico. Pero lo que nos interesa demostrar or es ante todo la capacidad potencial del sistema cooperativo. Si por una no es necesario ni posible que la cooperativa tal como la conocemos hoy llegue a abarcar toda la producción y distribución de bienes, dadas las muaciones que afronta en el sector cada vez más amplio de los servicios públistatales y comunales, por otra parte tiene ante si un campo tan vasto que le caer en la mencionada utopía cooperativista, se justifican las grandes espepuestas en ella. Si en poco más de cincuenta años, se ha desarrollado a wir del movimiento empezado con las 28 libras esterlinas de los tejedores de hdale otro que ha llegado a disponer de un capital de 20 millones de estersería difícil predecir qué distancia nos separa del momento en que se pare al límite de este crecimiento y qué formas asumirá dicho movimiento.22 La causa de la escasa simpatía de que goza la cooperativa de consumo entre ichos socialistas radica en el hecho de que es demasiado "burguesa". En ella olicen- se reciben funcionarios a sueldo y trabajadores asalariados, se obtiene a ganancia, se pagan intereses y se discute el nivel de los dividendos. Claro, nos limitamos a las apariencias, la escuela primaria, por ejemplo, es una mución mucho más socialista que la cooperativa de consumo, Pero el dessollo de los servicios públicos tiene sus límites y requiere tiempo, mientras pella cooperativa de consumo es la forma de asociación más accesible a la clase apajadora precisamente por ser tan "burguesa". Del mismo modo que es una opía pensar que la sociedad puede saltar a pie juntillas a un sistema de vida una organización diametralmente opuestas a las que rigen actualmente, es era utópico pretender empezar con la forma más difícil de organización operativa."

Recuerdo todavía con qué sentimiento de compasión teórica ofa en 1881 a amigo Louis Bertrand de Bruselas, cuando en el Congreso de Chur se puso tablar sobre las cooperativas. Cómo podía —me decía yo— una persona tan accingente esperar algo de un instrumento de este tipo. Más tarde en 1883 ando visité el Genter Vooruit, logré comprender en sus límites la panadería

<sup>[</sup>N. del d.] En Alemania, el movimiento de las cooperativas de contumo de la clase tra-Calmit ae ha extensitée y torralecido de tal manera desde que apareció este tibro que casi pola temparative con el ingles. En 1915, existian 1 435 couperatives de comumo con 1 916 557 Motore has comics 1 120 con 1 621 195, formaban parie del Zentralverband deutscher Arbeiter Dominivereine (Federación central de las cooperativas de consumo obteras alemanas) insulano But at que se debe principalmente este crecimiente, junto con la cooperativa de compra al reportor de las cooperativas de consumo alemanas atigida en 1894. Estas dos organizaciones a thinguen por su gian dinamismo y su amplitud de misas en el mantjo de los negocios iniminos activos de las cooperativas de consumo penenreientes a la Federación contrat santa on en 1915 el nivel de 221 millones de muscos y el valor de su producción directo as millo a 100 millones de marcos en números redondos. Este tibro puede gloriarse de haber 15. a primer estudio social democratico que en Alemania señaló con cierta amplical el allihado político social y la capacidad pelencial de las cooperativas obteras de comuno. montere decir que el movimiento necesitara este estímulo, puesto que ya exista cuando objectà este libro y de todos modos se hublera abieste camino con sus propias lueryas. Au mue me lo que se retiere al cretimiento esplendoroso que emperó a parto de los primoros años del o'xx, mertamento recibió el meistrolo que oue curito expreso energicamento, de such se corriente ideológica.

<sup>22</sup> Véase, a este propósito, el Epilogo,

y me encontré con el hecho de que, en el fondo, vender también un poco-dencería y un poco de calcado no era perjudicial. Pero cuando los dirigentes el Voorum me hablaron de sus planes futuros, pensé para mí: Ipobres ilusos, terminarán por arruinarsel No se arruinaron; sino que trabajaron en sifembre evitando cuidadosamente dar el mínimo paso en falso, y elaboraron una form de cooperativa adecuada a las condiciones de su país, que resultó sumamente válida para el movimiento obrero belga y sirvió de núcleo sólido alrededor de cual se pudieron cristalizar los elementos de este movimiento que todavía encontraban dispersos.

Si se quiere que una cosa dé todo lo que puede dar, todo depende del mon

en que se lleve a cabo.

En síntesis, la producción cooperativa se va a realizar, aunque probable mente en formas distintas de las que se imaginaron los primeros teóricos del cooperativismo. Por ahora se trata todavia de la forma más difícil de realizala idea asociativa. Ya hemos visto cómo las cooperativas inglesas disponen de una suma superior a los cien millones de táleros que Lassalle requería plus su plan de asociación. Si se tratara sólo de un problema tinanciero, hubieran podido disponer no sólo de los medios linancieros actuales sino de otros más Las cajas libres de préstamo y los sindicatos no saben ya dónde colocar lo tondos que han acumulado (los síndicatos le piden al gobierno autorizados para depositar sus fondos en las cajas de ahorro en que reciben intereses superiores a los que paga el gobierno a los capitalistas). Pero no se trata o no el trata sólo de un problema de medios tinancieros. Y no es ni siquiera un problema de establecer nuevas tábricas en un mercado ya saturado. Las oportonidades de adquirir a buen precio fábricas en marcha y bien equipadas ab escasean. Se trata sobre todo de un problema de organización-y de dirección, en este aspecto las deficiencias todavía son enormes.

"¿Es capital lo que necesitamos ante todo?", leimos recientemente en un artículo del Cooperative News, órgano central de las cooperativas inglesas

el articulista responde a esta pregunta con una negativa rotunda.

Actualmente disponemos, segun parece, de unos diez miliones de exterlinas que están di ponibles para utilizarse con lines cooperativistas y sin dada se podrían conseguir rapidimente otros diez miliones si tuviéramos la posibilidad absoluta de emplearlos diffinente en nuestro movimiento. No perdamos de vista el hacho—ya que se trata de un hechode que adu en la hora presente el antindo cooperativo necesita más inteligencia y mis capacidad que dinero. ¡Cuantos de nosotros comprarian exclusivamente lo que se produjera o vendieta «n el ámbito puramente cooperativista si se pudiera sobrevivia con este ideal! ¡Cuantos de nosotros han tratado una y otra vez de constrair finicamente las mercancias producidas por los cooperativistas, sin quedar totalmente satisfeciós! (Cooperativo Nesa del 3 de diciembre de 1889).

En otras palabras, los recursos financieros, por al aolos, no resuelven todavia di problema del trabajo cooperativo. Para ello, es preciso, además de otros requisitos, una organización propia y una dirección propia y ninguna de las dos improvisan. Deben seleccionarse y experimentarse, por lo que es muy didoir que en momentos como el de la revolución, en que los ánimos se enciendo y las pasiones se agudizan, pueda ayudar de alguna manera a la solución el esp

Mama que en tiempos normales resulta tan difícil de resolver. La experiennos dice que se trata precisamente de lo contrario.

Hasta los mismos talleres de producción de las grandes cooperativas inglesas compra que cuentan con suficientes medios y disponen de amplias posibilimes de comercialización, tienen necesidad —como lo demuestran los informes medios de sus asambleas generales— de un período suficientemente largo mes de que sus productos puedan competir con los de la industria privada.

sin embargo, el mismo incremento de los índices de la producción autónoma las cooperativas nos indica la posibilidad de resolver el problema. Diversas apperativas de producción han tratado de resolverlo a su manera. No se puede dicar a todas las cooperativas de producción la baja tasa de ganancia menanta anteriormente. Si pasamos lista, descubrimos que, salvo raras excepcionantenen una situación mejor que las cooperativas de producción que finandas por sindicatos o por consorcios de consumo, no producen principalmente beneficio de sus empleados, sino en beneficio de una colectividad más applia de la que los empleados forman o, si quisieran podrían formar parte cuitada de socios—se trata de una forma que se aproxima a la idea sociada Presentamos aquí algunas cifras, extraídas del informe de la federación cooperativas con participación obrera, correspondiente a 1897. Los clatos se leren al año financiero de 1896.

| torica de chimeneas y simi-<br>tires, Dudley 71 70 40 800 31 360 23 100 32<br>Itorica de calzado. Kentering 651 (2102) 97 800 72 720 40 020 23<br>Contecciones. Kettering 487 (502) 79 160 35 660 25 420 24.<br>Itorica de calzado, Leicener 1 070 — 197 580 286 680 49 680 10<br>Oprajerias, Walsatt 87 150 52 280 48 460 22 080 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nambre de la soriedad        | Número de<br>socios | Nümero de<br>obreros | Capital en | acciones | Capital en | obligaciones | Ganancia | bruta | Tasa (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|------------|--------------|----------|-------|----------|
| tres, Dudley         71         70         40         800         31         360         23         100         82           Onless de calzado. Kentering         651         (2107)         97         800         72         720         40         920         23           Confecciones. Kentering         487         (507)         79         160         35         660         25         420         24           Varica de calzado, Leicener         1070         —         197         580         286         680         19         680         10           Orrajerias, Walsatt         87         110         52         280         48         460         22         080         9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tebden Bridge                | 797                 | 294                  | 528        | 340      | 129        | 420          | 95       | 580   | 14.7     |
| Confecciones:         Kettering         487         (502)         79 160         35 660         25 420         24.           Idrica de calzado, Leicener         1 070         —         197 580         286 680         ±9 680         10           Orrajerias, Walsati         87         100         52 280         48 460         22 080         9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 71                  | 70                   | -10        | 800      | 31         | 360          | 23       | 100   | 32       |
| Orica de calzado, Leicener + 070 — 197 580 286 680 +9 680 10<br>Orizágerias, Walsatt 87 100 52 280 48 460 22 080 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mirica de calzado. Kettering | 651                 | (2707)               | 97         | 800      | 72         | 720          | 40       | 020   | 2.5      |
| Prinjerias, Walsatt 87 150 52 280 48 460 22 080 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Confecciones. Kettering      | 487                 | (502)                | 79         | 160      | 35         | 660          | 25       | 420   | 24.0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | torica de calzado, Leicener  | 1 070               | -                    | 197        | 580      | 286        | 680          | 112      | 680   | 10:45    |
| Control de numa Lejernici 660 (2502) 360 160 245 540 25 040 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prinjerias, Walsatt          | 87                  | 1.110                | 52         | 280      | 48         | 460          | 22       | 080   | 9.24     |
| and the formation and the formation and the first of the | ceneros de punto, Lefenici   | 660                 | (2507)               | 360        | 150      | 746        | 540          | 25       | 040   | 20       |

Naturalmente todas estas lábricas pagan salarios sinticales y emplean juridas normales de trabajo. Ca tábrica de calzado de Rettering trata una jornada e beho horas. Se balla en tontinto creermiento y actualmente está construendo otra ala a su fábrica, que corresponde a las más modernas exigencias o cuanto al número de accionistas, hay que señalar que casi en todas partes tos comprenden un gran número de personas jurídicas (consorcios de comunicaligas sinticales, etc.). Por ejemplo, el conjunto de los socios de Testillos de all de Hebrien Bridge se subdivide en 297 obreros que forman el personal de labrica, con una parte de capital de 140 960 marcos. 200 miembros extra-

ordinarios con 140 640 marcos y 300 asociaciones con 208 300. El capital a obligaciones consta en su mayor parte de créditos dejados en depósito por a socios y sobre los que se paga un interés del 5 %. La repartición de las gamentas se hace en base a criterios muy diversos. En algunas fábricas la tasa ganancia pagada sobre el capital en acciones es un poco más alta que la paga sobre el monto de los salarios; la fábrica de cabado de Kettering, en cambo pagó a los accionistas, en el primer semestre de 1896, sólo el 7 ½ %, mientos que a los trabajadores el 40 % (sobre el salario) de dividendos. El mismo por centaje recibieron los clientes por mercancía adquirida (de tal manera que sociedad se convirtió casi en una cooperativa de compra).20

En una de las más pequeñas fábricas cooperativas de calzado de Leiceu, se hizo una repartición semejante. La mayor parte de las cooperativas de producción venden gran parte, si no es que toda su producción, dentro del ámbino

de las cooperativas.

No es preciso que me extienda en otras formas de cooperación (consorcion de préstamo y crédito, cooperativas de materias primas y de almacenes, coopera tivas de productos de queso, etc.), puesto que no tienen ningún significado par la clase de los asalariados. Pero, debido a la importancia que tiene para l socialdemocracia el problema de los pequeños campesinos, que forman partambién de la clase trabajadora, aunque no sean asalariados, y tomando en cuenta que el artesanado y la pequeña industria, por lo menos desde el punto de vista numérico, cumplen una función todavía muy considerable, es precisseñalar el desarrollo logrado por el sistema cooperativo en estos sectores. L ventaja de la compra en común de la semilla, el empleo colectivo de las máqui nas, etc., y de la venta en común de los productos, y la posibilidad de obtene crédito a una baja tasa de interés, no pueden ciertamente salvar a los campon nos ya arruinados, pero para miles de campesinos constituyen un medio par ponerlos a salvo de la ruina. Sobre esto no cabe la menor duda. Sobre la capa cidad de los pequeños negocios campesinos, que no son necesariamente micro negocios, tenemos hoy día un material extraordinariamente rico, aun haciendo caso omiso de las cifras que nos dan las estadísticas de los negocios. Setla arriesgado decir, como lo hacen ciertos autores, que, en relación a las ventajas de los negocios pequeños y grandes, se puede aplicar a la agricultura la ley malmeure opuesta a la de la industria. Aunque no es exagerado decir que, aunqui la diterencia es enorme, las ventajas de los negocios agricolas grandes, do ale de capitales y de equipos, sobre los negocios pequeños, no son lan significación omo para impedir que estas últimos las auperen, si saben explotar a fonda el aistema cooperativo. La utilización de la epergla mecapica, la disponibilidad de crédito y una mejor egrantia de salidas. Le pueden permitir al campesino un

44 the anni las cirra fluscrathos. A mediator del año retiticado

|                                                                                  | (Afurcer)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Accionistas (apaylo de los hiregenes)<br>Clientes<br>Obteros<br>Comité divigence | 1 100<br>8 985<br>9 068<br>700 |
| Fondo ele subsidios                                                              | 1 060                          |

los a la cooperación, mientras que su carácter de negocios les permite más elimente que al gran agricultor, superar los eventuales déficit. Hasta ahora, ampesinos, en su mayor parte todavía no son sólo productores de mercansino que siguen realizando una producción autárquica de sus medios de instencia.

En todos los países que cuentan con una civilización avanzada, el sistema coperativo extiende rápidamente su radio de acción. Bélgica, Dinamarca, Fran-Holanda y recientemente Irlanda, no presentan, en este aspecto, un panoma distinto del que presenta gran parte de Alemania. Por este motivo, la daldemocracia tiene mucho interés en examinar a fondo y en toda su extendir el problema del movimiento cooperativo en el campo en lugar de ponerse buscar en la estadística las pruebas a favor de la teoría preconcebida sobre la cona del estrato de los pequeños campesinos. La estadística de las ventas judides, de los impuestos hipotecarios, etc., es, en muchos aspectos, engañosa. No dada de que hoy la propiedad es mucho más dinámica que nunca, pero su oxilidad no se desarrolla en un solo sentido. Hasta ahora se ha logrado llenar malquier vacío dejado por las ventas judiciales.

Caro que estas observaciones generales son suficientes por lo menos en este companio. No pretendo formular un programa agrario especial. Aunque estos ofinialamente convencido de que un eventual programa de este tipo debería orure, mucho más de lo que se ha hecho hasta abora, a las experiencias objetos que se refieren a las cooperativas agricolas, y que en este aspecto, el verdam problema no consite tanto en dictaminar que a la larga estas experiencias podrán ayudar al pequeño campesino, sino en señalar la manera en que obterán completarse y ampliarse. En aquellas partes en que predomina el pequeño negocio campesino, cualquier organización sindical o de otra especie, de trabajadores de la tierra constituye por un número infinito de razones, una atimera. Sólo ampliando la forma cooperativa es como se pueden crear los

ropisitos para sacarlos de la relación salarial.

La documentación proporcionada por el doctor O. Wiedfeldt en la Soziale Praxis (año viu, núm. 13) sobre la actividad y los resultados de los sindicatos ancelas en Francia, es muy importante. De acuerdo con los datos que presenta, malmente existen en Francia cerca de 3.700 sindicatos agrículos (de campenos) agrupados en diez tederaciones, con un número global de mán de 700 mm obserentes. "Estas tigas profesionales surgieron en un primer momento como onsorcios para la adquisición de forraje y de abonos, y sus oficinas centrales Coopératives agrícules) ban logrado tener un cierto influjo sobre el consocio de estos artículos. Más adelante adquisicion en común máquinas trilladoras, coethadoros, etc., o ejecutaron trabajos de drenaje, de irriguión, etc., Fina doron cooperativas de cría, techerias, queserías, hornos molinas, tábricas de conservos, etc., y en algunas actividades han llegado al grado de toncar con éxito la administración de la venta de sus productos." Para llegar a este objetivo, no e contentaron con unidas y las conperativas de consumo que se iban estendendo en Francia, non que tundaron las propias. "Así sucudió en La Rochette, de la fina de forma con facilita y las conperativas de consumo que se iban estendendo en Francia, non que tundaron las propias." Así sucudió en La Rochette,

<sup>20</sup> De actuardo con la l'indirefpullan del 16 de medembre de 1898, en la sola Francia de C2 000 enteserlos compronitivas over en an mayor parte exida en flure y las des milionas.

Lion, Digion, Avignon, Tornelle, etc. Forma parte de este panorama el estable cimiento de cooperativas tales como carnicerías, molinos y hornos, que mitad cooperativas de producción agricolas y mitad consorcios de conservidade la Charente Inferieur existen 130 cooperativas de hornos de este tipo. Además, los sindicatos han fundado fábricas de conservidade tocinerías, fábricas de almidón, de pastas alimenticias, "tendiendo en sentido a una localización de las industrias vinculadas con la agricultura" ha mayor parte de los sindicatos aceptaron como miembros a los obreros; el sindicato de Castelraudardy cuenta, entre sus 1 000 miembros, a 600 obreros. Administrados sendicatos se dedican a la creación de instituciones mutualistas de todo tipo aseguradoras, comisiones de arbitraje, secretariados del pueblo, escuelas puede circulos recreativos.

Este es el informe de la Soziale Praxis.

Respecto al cual surge ante todo un problema: ¿Cuáles eran los derechos efectivos de los trabajadorea en dicha cooperativa? El informe sólo senala una participación en las utilidades por parte de los funcionarios y de los trabajadores, lo que da pie a muchas interpretaciones. En todo caso, la admisión de los trabajadores en las cooperativas no tiene por ahora ninguna repercusión sobre el hecho de que éstas, en su forma de asociaciones agrícolas, sean sustancialmente sindicatos de empresarios. Esto se deduce del hecho de que a petar de todo el equipo cooperativista que han creado, se ha quedado una sola cooperate de la acción cooperativa: la agricultura misma, es decir, el cultivo de or campos y de los pastos y la cría del ganado en particular. Se administran a la manera de las cooperativas o por lo menos por cuenta de las cooperativas, lus trabajadores relacionados con la agricultura, pero la agricultura misma que da, tanto aquí como en otras partes, fuera del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo es para ellos menos ventajoso que la administración individual? O, cel obstáculo lo constituye simplemente la propiedad campesina?

Muchas veces se ha insistido en que la propiedad campesima o el fraccionamiento de la tierra entre muchos propietarios constituye un serio obstáculo para el cultivo cooperativo del suelo. Pero no es el único obstáculo o, en otras palabras, aunque aumenta las dificultades materiales, no es su causa permanente La separación espacial de los trabajadores umda al tarácter individualista de gran parte de las operaciones en la agricultura, representa un obstáculo en grande. Es posible que los cindicatos campesinos, que todavía cienen pao de establecidos, al desarrollarse ulteriormente logren superar estos obstáculo o bien—lo que me parece más probable—, se vean llevados poco a poco l

de sus limites actuales. Aunque por ahora no se puede saher,

Por ahora la misma producción agrícula por cuenta de las conperativos es un problema sin solución. Las cooperativas de constituis inglesas un timbecho negocios peores con otras iniciativas de los que han hecho con sus primedades agrículas. El terrar balance annal de la oficial del trabajo inglesa [1879] ha arrojado, para las 106 cooperativas de producción, una ganancia medio de

<sup>18</sup> La misma accede por ejemplar en las conventivas agriculas iriquideses que se disacción explicamente. En 1880 emperarion con una pequición confermitivo de 10 anchos y en marco de 100 contaban ya con 245 constractiva, cam az 322 serios, into los de 10, cuales etan tropajantos agriculas (cuitiera).

og. Pues bien, las seis propiedades agrícolas cooperativas incluidas en él, no más que una ganancia media del 2.8 %. En ninguna parte los campesilogran tener cosechas más abundantes que en Escocia. Las cifras del rendinto por acre relativas al trigo y a la avena son mucho más altas en Escocia
en Inglaterra. Sin embargo, la propiedad agrícola de tipo cooperativo escoaun contando con buenas máquinas y aun representando un capital de
1000 marcos, ha resultado un fracaso. En 1894, logró una ganancia de "/10 %:
1895, una pérdida de 8 1/10 %. Pero, ¿cuál es la situación de la cooperativa
los trabajadores de la tierra propiamente dicha? ¿La cooperativa de producon de los trabajadores de la tierra presenta mejores perspectivas que la
operativa de producción de los trabajadores de la industria?

La respuesta a esta pregunta se dificulta más por el hecho de que no se na con suficientes ejemplos prácticos que sirvan de base para ella. El ejembo clásico de una cooperativa de este tipo —la famosa Asociación de Ralahine—mo demasiado poco (de 1851 a 1833) y en todo el tiempo de su existencia ovo bajo el influjo de su fundador Vandeleur y de su representante Craig, mi manera que no puede servir de demostración válida de la posibilidad de da de las cooperativas autónomas de los trabajadores de la tierra. Demuestra membre la existencia de las grandes ventajas de la economía colectiva en

Terminadas circunstancias y bajo determinados supuestos.

Dígase lo mismo de los experimentos de colonias comunistas. Estas colonias emanecen en pie por períodos a menudo bastante largos y en las circunstantes más adversas posibles, hasta el momento en que quedan en un aislamiento mast y material. Pero una vez que han logrado un bienestar mayor y han obtecido relaciones más estrechas con el mundo exterior, entran rápidamente merisis. Sólo un fuerte vínculo religioso o cualquier otra idea sectaria que wante un muro divisorio entre ellas y el mundo circundante, logran mantener midas estas colonias, una vez que han Hegado a la riqueza. Pero el mismo recho de que los hombres necesiten embrutecerse para poder sentirse a gusto pales colonias, demuestra que nunca podrán llegar a constituir formas unitrates de trabajo cooperativo. Respecto al socialismo, se encuentran en el anano plamo de las cooperativas de producción puramente industriales. Sim mbargo han dado muestras espléndidas de las ventajas de la economía colectiva

Rasándose en este conjunto de hechos y en experimentos realizados por ateligentes terratenientes con medierla, la participación en las milidades de os trabajadores de la tierra, etc., el doctor F. Oppenheimer desarrolló en el doctor fundo, la idea de una conperativa munt, que el llama cooperativa minuto debaria ser una cooperativa de trabajadores de la tierra; es decir, empezat como el combinar la economía individual con la economía colectiva, el pequeño regucio con el gran negocio couperativa, del mismo mudo que aurede con minuto la tienta en como la tienta de que se con el gran negocio con perceio más el premos alto a los trabaja-

<sup>28</sup> Como escribia hamororizamente Owenti Pinch en 1830, centa un al mismo todos la unaças del corismo, del wigibiamo e del gadientiamo e los tres plaferesa. Presenta la forma e la lacidad de fines e medios de la monarmos y los Portes, la moderación, la clamada y la colonida circumanecca de los Whigs y muena ocavor Decreta e tgantidad que el moderación con los testimos para la media de la manta la conficiente en el "rey" la dirección con los testimos secretarios y almacentaria e a la "circumata de confici de los emispadoces, la "representación propular".

dores pequeñas parcelas de tierra limítrofe que ellos cultivan a menudo forma ejemplar. Oppenheimer piensa en un tipo de división de esta clase por su cooperativa colonial, fuera de que, naturalmente, la intención última consiste en reducir el precio de la fuerza de trabajo en provecho del organismo económico central alrededor del cual se agrupan los pequeños negocios, un simplemente la de dar a cada uno de los miembros la oportunidad de mun en un pedazo de tierra suficientemente grande, de todas las ventajas morales de una administración individual y de dedicar la fuerza de trabajo que no acesita el organismo cooperativo central, a los cultivos que le pueden producimáximo rendimiento o que se adaptan a su talento individual. Por su mite sin embargo, la cooperativa debe saber explotar todos los recursos del gran negocio moderno y crear todas las estructuras cooperativas o mutualistas nod bles para satisfacer las necesidades comerciales, etc., de sus miembros. Con fi elaboración de los productos obtenidos y la admisión de artesanos en la comperativa, ésta iria adquiriendo cada vez más el carácter de colonia mixta, agricali e industrial, como soñaban Owen para sus colonias familiares y otros socialismo para sus provectos comunistas. Sólo que Oppenheimer trata de mantenera rigurosamente dentro del campo del principio de la libre cooperación. I) 🥷 quisito para formar parte de la cooperativa colonial debe ser unicamen - a interés económico y sólo éste debe mantenerla a salvo del exclusivismo de la cooperativa de producción industrial. A diferencia de esta última, acodino es simplemente una cooperativa de vendedores, sino una cooperativa de conpradores y vendedores al mismo tiempo y esta circunstancia constituye la base que le permite conseguir el crédito y la mantiene a salvo de los embates a que hoy día está expuesto el gran negocio agrícola capitalista.

No es éste el lugar para discutir a profundidad la proposición de Oppeoheimer ni la teoría en que se basa. Sin embargo, creo que es mi deber señale que no me parece que merezcan el juicio despreciativo de que han sido objeta en algunos diarios del partido. Se puede poner en duda que el proyecto se lleve a cabo o pueda realizarse exactamente en la forma propuesta por Openheimer, pero las ideas fundamentales que desarrolla se basan en un anchine científico de las formas económicas y concuerdan con todas las experiencia de la práctica cooperativa, hasta el grado de poder afirmar que, si algún dis e convierte en realidad la administración comperativa de la agricultura presamente dicha, dificilmente podrá tener qua forma austancialmente discinta a

ta forumlada por Opnenheimer."

La expropiación a gran menta, en que se pienta soine todo enando se tracan dichas proposiciones, no puede lacer brotar de un día para otro las linh tuciones orgánicas y ná siquiera el gobierno revolucionario más conniporcise

The el presente congresa de las respectivas problemas l'Eurobennost, main de 1986, un delegado flamado i C. a les presentà um propriete orbet la Como arbita e calci. E en la que partiente de un examen atgitivo de teda, les experimentos registratas en lagit de lago floatmente a lanças nos proprietes una guarda un explanation parecido rem el pray yean de Oppendedame. El propriete de la tierra debe ser rempo ultra, concentral el competito el competito de la tierra debe ser rempo ultra, concentral el competito el competito de la tierra debe ser rempo ultra, concentral el manejo de la digra las que tomas on cuenta nos internos tortigalmeles, adopticado recisio medidas de tierra contra las eventuales clambinaciones que duran el muscla de la competito. (1. C. Gray, Conferentim and agricultura, Membrester, 1898, p. 9).

de evitar la búsqueda de una teoría del trabajo cooperativo de la agricut-Precisamente desde el punto de vista de una teoría como ésta, Oppenheirecogió un material riquisimo sometiéndolo a un análisis sistemático le hace justicia plenamente a la idea básica del materialismo histórico y que sola hace que se considere digna de estudio la "cooperativa colonial".28 Sobre el tema de las cooperativas agrícolas hay que hacer una observación Como miembro de un partido político, el socialista no puede valorar satisgoriamente la actual emigración del campo a la ciudad que concentra las agas de trabajadores, siembra la rebelión y promueve la emancipación polí-Sin embargo, como teórico que ve más allá de las contingencias cotidianas, cocialista deberá confesarse a sí mismo que a la larga lo que tiene de bueno la mgración puede resultar excesivo. Es sabido que resulta mucho más fácil atraer población rural a la ciudad que acostumbrar a la población urbana al campo in trabajo agrícola. Por esta razón, la corriente migratoria hacia la ciudad v los centros industriales agudiza no sólo los problemas de los gobernantes males. Supongamos, por ejemplo, que una victoria de la democracia obrera al poder al partido socialista. De acuerdo con las experiencias tenidas ahora, se puede prever que en un primer momento tendrá como resultado amediato el de acrecentar aún más la conjente de innigración urbana; y enonces será algo dudoso que "los ejércitos industriales para la agricultura" se lejen conducir al campo con más docilidad de lo que sucedió en 1848. Pero un prescindiendo de esto, la creación de cooperativas capaces de mantenerse pie y de funcionar será, desde cualquier punto de vista, una tarea tanto as diffcil cuanto más avanzada esté la despoblación del campo. Y en ese monto, la ventaja de contar con modelos de cooperativa no se pagaría a un preo demasiado caro, aun cuando éste fuera el precio de un acrecentamiento un más lento de los monstruos urbanos.29

Que yo sepa lasta ahora no se ha intentado poner en práctica de manera integral el ar do Oppenheimer. Los intentos que se han becho en diferentes partes para aplicar parallmente aus ideas no prueban meda respecto a los fines del plan en au totalidad. Resulta integrante anher que los investigadores que estudian las colonias de Mormones de Utah lo lightera sus embindidos éxitos conómicos a una forma de cooperación que se asconja intrablem a la ideada por Oppenheimes.

Pr Veo con agrado que Karl Vantay exempla seriamente, en in más recleme niva entre Lon-16e agraria, el problema de la cooperativa agrícula. Lo que elec cobre los matácules 🔉 o ononen a la transformación de los pequeños negocios rammediase en exoperacionas agribo a corneide afrada another that he pur affirms Dependences indice of mismo trues Parisaly personue la induanta e la consulta del poder político per parte del uniteraciado camaisinas a la coltición del problema. Cepha él, el demoglig have que las tampesonas dependan 164 - v mas de las desilleries, de las fibricas de cerveza de los ingenios, «is tos sunificios de go serias, de las cantinas, esc., administradas en torma capitalista for- muciales de atre tipos de negacios expliatistas, como las fálolicas de ladvillos, las lies etr en que es perpuées compesinos se contratan comparatmente para cultule el détrit Em parocla agricola. Con la arciolización de tudas estas empresos, los compositors se convenhigh a "alregos saciales", es decir, en objetos pareiales de los negocios socialistas coopera-Son, infentius que por ovo lado in revolución protesaria debería llevar a la transformación to be grande regerior agricona in que están estanlizdos gran parte de los properios remcinas, en revolus resperativos. De este medo, os poqueños regacios tempelans permitiro Vez más sa apoyo, mientras que su fusión en appocha coppetation enviatacio sada vez

Por lo que respecta a los obreros industriales, la cooperativa les brinda oportunidad de reaccionar a la explotación derivada del comercio y de conseguir medios que de una manera u otra les faciliten su trabajo de emancios ción. Todos sabemos qué clase de apoyo pueden encontrar en la actualidan los obreros en los consorcios de consumo durante las épocas de crisis, en la casos de cierre de las fábricas, etc. Además del ejemplo clásico del apoyo dado por las grandes cooperativas de consumo inglesas a los mineros, a los hilandes ros, a los metalmecánicos durante el cierre de las fábricas, queremos señals aquí que también las cooperativas de producción pueden prestar grandes servicios a los obreros en su lucha por la ocupación. En Leicester y Kettering, la fábricas de calzado cooperativas mantienen la tasa media de salario de todos sus alrededores a su propio nivel. Lo mismo hace la cooperativa certajera de Wallsal, en que resulta imposible una cansura. La cooperativa de hilanderos y tejedores Self-Help de Burnley echó a adelante ininterrumpidamente el trabajo durante el cierre de 1892 a 1893, contribuyendo así, de común acuerdo ron las cooperativas de consumo, a obligar a ceder a los empresarios. En síntede como diría el Trade Unionist del 2 de noviembre de 1898: "En todas aquella partes en que existen cooperativas (de producción), la gente se acostumbra dirigir la fábrica no sólo en vista de la ganancia, sino también de manera que el trabajador no tenga que dejar en la puerta de la fábrica su dignidad homuna sino que se desenvuelva con el sentimiento de libertad y la plenitud que on gendra el sentimiento civiço dentro de una comunidad libre basada en la igual dad de derechos." 30

menos obstáculos. La nacionalización de las hiposecas y la abulición del servició militar tallitarian aún más esta evolución.

En todo esto no hay mucho de cierto; the parece que Kautsky cae en el error al. la sobrestimación exagerada de las fuerzas que actúan en la dirección que le interesa y el memprecio de las que actúan en sentido contrario. Una parte de las empresas industria la que schala, se van transformando rápidamente no ya en patrones de las granjas, sino en aponilica de las cooperativas campesinas, mientras que en otros sectores, como por ejemplo, en lir fábricas de cerveza, es demasiado débil el vinculo con las propiedades agricolas como pa a ma su transformación pueda ejercer una fuerte reacción en la forma de administración de otra áltima. Ademia, en mi opinión, Kautsky se deja llevar fácilmente por los términos vlotenta que miliza de vez en cuando, llegando a epublisfianez que serían correctas al dichos térnidos suvieran una aplicación general; pero como sólo se refieren a una parie de la realidad la pueden aspirar de ninguna mutuera a tener una validea general. Mejor dicho: en Kandyi la existencia del pequeño campesino reaulta ou "infierno". Este se cierto nara la mayor puis de los pequeños campesinos; pero resulta una hipérholo mallolosa si sa refiere a una passe di ellos, de la misma manera que el término "birtiaros modernos" urado para señalar a los pequeños campesinos ya ha sido superado en turchos casos por la ovolución actual. Tambifo es una hipérbole definir como "trabajo de estluves" el trabajo mu realles el pequeña campe tino cui las propiedades limitrales, porque su parcela no absorbe todo su tiempo dispubble El mo de tales expresiones terraina por fliar riertas imágenes non flevan a auporer que rela clases alborgan sentimicams y actitudes que en realidad solo de mamera excepcional realia tener'.

Aunque no puedo suscribir (odes las combisiones de Kaunk's respecto a la previable evolución de las propiedades campeshas, en recijunto estoy inte de acuerdo con las testa fundamentates de su programa de política agraria propuesto a la socia demonacia. Peto de elle hablaremos en otra parte.

so "Más de una vez lie dicho publicamente en las congresos que sindicaco que los cooprativas son, on general, los mejores aurigos que fleuen en este país los oficiales de paraderia. Hasta ahora, sin embargo, las cooperativas de producción sólo se han premado como vitales en aquellas partes en que contaban con el apoyo de los corcios de consumo o en que estructuraban su misma organización. Esto da una muestra de la dirección en que debemos tratar, en un futuro próxide desarrollar aún más la cooperativa obrera, de tal modo que produzca maximos resultados.

#### PERMOCRACIA Y SOCIALISMO

El 24 de sebrero de 1848 despuntó el alba de un nuevo período histórico. Quien dice sufragio universal lanza un grito de conciliación.

F. LASSALLE, Programa obtero

#### Democracia y economia

lo que las cooperativas de consumo significan para la tasa de ganancia en el oriercio, los sindicatos lo significan para la tasa de ganancia en la producción. urlucha de los trabajadores organizados en sindicatos por el mejoramiento de nivel de vida es, desde el punto de vista de los capitalistas, una lucha de la on de salario contra la tasa de ganancia. Sería una generalización excesiva deque las modificaciones del nivel salarial y del horario de trabajo no tienen ogún influjo en los precios. La cantidad de trabajo que es necesario emplear una unidad de mercancia cualquiera permanece naturalmente constante, entras se siga utilizando la misma técnica de producción, aunque el salario miente o disminuya. Pero la cantidad de trabajo, en términos de mercado, un concepto vacío si no se basa en un precio del trabajo, ya que no se trata, meste caso, del valor abstracto de la producción global, sino del valor reciproco relativo de los distintos tipos de mercancías, ante el cual el nivel salarial no montieuye un factor indiferente. Si el salario de los trabajadores de una deteranda industria aumenta, aumenta también en la misma proporción el valor stis productes respecto al valor de los productos de todas las industrias que o toman en cuenta dicho aumento salarial; y si no logra contrarrestar este umento a través de una modernización tecnológica, el grapo empresarial de esado se verá obligado a aumentar proporcionalmente el precio del protileto o a sufrir una disminución de la tasa de ganancia. Acue esta perspectiva-Posición de las diversas indusulas es muy variada. Hay industrias que por la turaleza de sus productos o por su organización monopolista son bastante mapendientes del mercado internacional y en ellas Cualquies aumento salarial la acompañado normalmente de un aumento en los precios, de tal mantra que

mantengo la dicho [ ] Tanna ja como nel similicato mantenemos ha mejores relaciones con grandes cooperativas de consumo y con sus paintenes, a experamos que at conservos chas relaciones". J. Jenkins, secretario de la federación de oficiales británicos en Lubour partecchip de naviembre de 1898.

no sólo no disminuye la tasa de ganancia, sino que en muchas ocasiones pue

aumentar proporcionalmente.31

En cambio, en las industrias que dependen del mercado internacional, com en todas las industrias en que la competencia recíproca entre los productores bricados en condiciones diferentes hace que los que tienen un precio más bajo se impongan en el mercado, los aumentos salariales provocan casi siempre um disminución en la tasa de ganancia. Se obtiene el mismo resultado cuando reintento por compensar una disminución en los precios, provocada por la tucha por los mercados, con una reducción proporcional en los salarios fracas antes la resistencia de los trabajadores organizados. Por otra parte, la compensación por medio de la modernización tecnológica se traduce normalmente en un aumento relativo del capital desembolsado en maquinaria y en otros medios de trabajo, lo que equivale a su vez a una caída proporcional de la tana de ganancia. En conclusión: puede ser que el único problema de la lucha de los obreros por el salario sea, de hecho, el de impedir el aumento de la tasa de ganancia a costa de la tasa de salario, aunque en ese momento ninguna de las partes en pugna se de cuenta de ello.

No es preciso demostrar de una manera específica que la lucha por el horario de trabajo se reduce, entre otras cosas, también a una lucha por la tasa de
ganancia. Si es cierto que la reducción de la jornada laboral no implica directamente la disminución de la masa de trabajo entregada a cambio del pagado hasta ese momento — sino que en muchos casos, como es sabido,
lo contrario—, sin embargo, la reducción de la jornada laboral implica de rectamente un aumento en las reivindicaciones materiales de los trabajador-

y hace necesario un aumento de los salarios.

Un aumento de los salarios que lleve a un aumento de los precios no significa, en determinadas circunstancias, una ventaja para la colectividad, sino que más bien acarrea efectos más dañinos que beneficiosos. Para la comunidad para hay mucha diferencia, por ejemplo, en que una industria imponga precios de monopolio en provecho exclusivo de un número reducido de empresatios, men que los trabajadores de esta industria obtengan una cierta participación en el botín arrebatado a la colectividad: el precio de monopolio es objeto o ataques de la misma manera que lo es la posibilidad de obtener productos a pecto bajo, únicamente por medio de una teducción de la tasa de salario más sorjo del mínimo medio.<sup>22</sup> Por lo general no es ventajoso para la comunidad, a la

en en esta verdad a meritas se haso entre otros Carry para su trosto de la armania cartas industrias extractivas, mineras, etc., aleven de ejemplo,

as Ya babía escrito esto cuando me ilegó el artículo de Esti Kantácy en el núm. 

Die Neue ĉeit, en el que Kantácy afirma, a propósito de las alianos, recientemente estantod das en las industrias de los condados centrales inglesos (y de las que ya he bablado — na artículo anterior), que se trata de sindicatos núe se "atian con un circulos rapitatistas pa — bar timero al público", y un "medio ideado por los fabricantes ingleses para corromper di movimiento sindical" Según ellos, la lucha contra el capital se matimida con "la lucha contra la sociedad, nodo con codo con el capital" (Die Neue Žeit, 800, 1, p. 221). Como podrá «me por las observaciones que asguirán en el texto y por lo doe he dicho sobre el sistema «operativo, no soy de ninguas manera ciego ante la tendencia que ficulady denuncia y me oponiga rotundamente como él a las coaliciones dirigidas comos el público, ya sean capitalista o de trobajadores. Sin embargo, considero exagerada su crítica. Frente a una industria que » orga-

ediciones actuales, un aumento salarial que afecte únicamente la tasa de minicia. Digo expresamente "por lo general" ya que hay casos en que puede arrir lo contrario. Si en una determinada rama industrial la tasa de ganancia pa más allá del mínimo general, puede significar para el país interesado la rilida de esta industria y su traslado a otros países en los que los salarios in mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores. Desde el anto de vista de la economía mundial se podría considerar esto como un herma u otra; pero para los interesados esto no significaría ningún consuelo, no que en un primer momento y en muchos casos durante largo tiempo, la patriación significaría para ellos y para su colectividad una pérdida real,

Afortunadamente estos casos extremos son muy raros. En general, los trabadores saben muy bien hasta donde pueden llevar sus reivindicaciones. Adeas, la tasa de ganancia soporta una presión bastante tuerte. Antes de abandoar su empresa, el capitalista preliere hacer todos los esfuerzos posibles por emperar por otro lado lo que gasta de más en los salarios. Las grandes diferenuas reales que existen entre las tasas de ganancia de las distintas esferas producvas demuesuan que es más fácil construir teóricamente una tasa media general aganancia que flevarla a la práctica aunque sea en términos aproximados. No son raros los casos en que un nuevo capital que trata de introducirse en el sercado busque invertir no en lo que le produce la máxima tasa de ganancia, no precisamente como ocurre cuando alguien escoge una protesión, guiándose or consideraciones en que las ganancias elevadas ocupan un nivel secundario. imbién este poderosisimo factor de nivelación de las tasas de ganancia opera ola de manera irregular. No obstante, el capital invertido, que siempre es el que prevalece, no puede seguir las oscilaciones de la tasa de ganancia de una Pera a la otra, atinque sea sólo por motivos de orden material. En síntesis: el comento del precio del trabajo humano trae como consecuencia, en la inmensa

nua contra la competencia desleal y la pierra a precios más bajos de cualquier limite -- ya que esta es la realidad de dichas allauras..., no puedo condenar a priori y decir que se trata dianzas para tobas dinero al público. No se ha podido probat lusta abora, respecto a la parte de los trinta, mia extorsión de este tipo. En cambio es muy frequente que exista um extorsión en perpuleio de los productores que considero totalmente inicus, en la militadon de la comperencia decleai con objeto de reducir los precios. En una palabra, encuentroha alignyo indestriales que pareceu ditundirse cada vez mas (acuatuente se llevan a calaplateas para introducidas en la suguetria del vidrio y de la cemanica) y que tienen an correspondencia un alimenas para las taritas saturtales de Alemana, un tenômeno que un cua courte de incertidomines, pero que al igual obe aquellos que precedieras (comos militales indicate listas de calpriga móviles), presente que se lo consideren como un producto natural to a reaction a ta marquia en ra imbastria. Amenazan ha intereses do ta colectividad en to misma lornos que imila una acrie de instrumentos de poblica sindical que hace mucho sieropo allitan los obreros regarizados y que la socialdemocracia ha reconocido (Adiamente Lorita Mort, si na s que las la apayano, par el chapte becho de que se dirigra formalmente -si o co que realmente contra el explini

demis. Ramaty está en un error tambo suprore que en la actualidad los similicatos indese dirigen sus objectores sobre toon contra las tarifas mitariales múviles. Casos combaten llo las tarigas proviles "carentes de una platatorena" (boctomion). Los similicates no tiench fieda que elementes a las tariors móviles que tienen como "platatorena" un actario mínimo uniciente para un cratagiações de vida normal, ni contra las disposiciones que tonoan en cuenta la modificaciones récuisas en la producação. mayoría de los casos, por una parte, una modernización tecnológica y un mejor organización de la industria y, por la otra, una distribución más uniforme del producto del trabajo. Dos cosas igualmente ventajosas para el bienesta, general. Con ciertas restricciones se le puede aplicar a los países capitalistas la conocida frase de Destrutt de Tracy de que las bajas tasas de ganancia son un

indicio del alto bienestar de la masa del pueblo.

Por su ubicación político-social, los sindicatos o asociaciones obreras repicsentan el elemento democrático de la industria. Tienen la tendencia a destruir el absolutismo del capital y a lograr para el trabajador un influjo directo en il dirección de la industria. En cuanto al grado de influjo que debe aicanzarse es natural que existan dilerencias de opinión. Algunos piensan que sería un delito de leso principio reclamar para el sindicato algo menos que el derecho incondicional de decisión en el negocio. Aunque por otra parte, el reconocimiento de que este derecho es tan utópico en las condiciones actuales como absurdo en una sociedad socialista, ha llevado a otros a negarles a los sindicatos cualquier función permanente en la vida económica y a aceptarlos sólo tempos ralmente como el menor de muchos males inevitables. Hay socialistas que cun sideran que el sindicato no es más que un instrumento para demostrar prácticamente la inutilidad de cualquier acción que no sea político-revolucionaria. Est electo, el sindicato debe cumplir en el presente y en el futuro próximo impostantisimas tareas de orden político profesional que no requieren de ningum manera su omnipotencia ni la toleran.

A un grupo de teóricos ingleses les corresponde el mérito de haber concebido los sindicatos ante todo como organos indispensables de la democracia no solamente como coaliciones transitorias. Y, entre parentesis, si se toma en cuenta que en Inglaterra los sindicates adquirieron importancia mucho anie que en otras partes y que Inglaterra durante los áltimos treinta años de nuestro siglo se transformó de estado oligarquico en estado burocrático, no habra por qué sorprenderse. Con toda razón estos mismos autores han definido la obra más reciente y más profunda en este sentido, la obra Teoria y práctica de las uniones obrevas inglesas, como un estudio sobre la democracia en la industria. Ya antes, Thorold Rogers había utilizado en sus lecciones subre la interpretación económica de la historia (que, por lo demás, fuera de algunos puntos de contecto, tenían poco en comón con la concepción materialista de la historialista para indicar el sindicato, el término participación del trabajo - Labour Pertneyship-, un término que en principio expresa la misma cosa, pero que denoral al mismo tiempo los límites hasta donde puede llegar la función del sindicase dentro de la democracia y más alla de los cuales no encuentra cabida en una comunidad democrática. Aunque el estado, las comunas o los capitalistas senti los que cumplan la función de empresario, el sindicato, como organización de todos los que están ocupados, puede garantizar el interés de sus miembros y promover al mismo tiempo el bienestar general sólo en el caso que se limite al aspecto de la participación. Fuera de estos límites, siempre correría el peligro de degenerar en una corporación perrada, con todas las cavacterísticas negativas del monopolio. El problema de la cooperativa es un problema parecido El síndicato, como patrón de toda una rama industrial - cosa en la que aueñale muchos viejos socialistas..., serta en realidad una mera cooperativa de proción monopolista y todas las veces que apelara a su monopolio o lo ejerprácticamente estaría en abierta contradicción con el socialismo y con la
contracia, cualquiera que fuera su constitución interna. Es obvio por qué iria
ontra el socialismo; un organismo asociativo que se opone a la colectividad
no can poco de socialismo como la hacienda pública en una comunidad olirquica. Pero, ¿por qué razón un sindicato de este tipo iría contra la denociacia?

Esta pregunta implica otra: ¿qué es la democracia?

La respuesta parece muy simple y a primera vista se podría considerar que al dada al traducirla en la expresión: "gobierno del pueblo". Pero basta una mieña reflexión para convencerse de que no se ha dado más que una definion completamente extrinseca y meramente formal, siendo que casi todos los hoy día utilizan el término "democracia" entienden algo más que una mole forma de gobierno. Nos aproximaremos más a la solución correcta si a expresamos en términos negativos y traducimos "democracia" por "ausendel dominio de clase", indicando con esto un ordenamiento social en que inguna clase goza de privilegios frente a la comunidad. De esta manera se plica por qué es en principio antidemocrática una corporación monopolista. definición negativa tiene además la ventaja de dejar menos espacio que la presión "gobierno del pueblo" a la idea de opresión del individuo por parte la mayoría, idea que repugna absolutamente a la conciencia moderna. Hoy insideramos como "no democrática" la opresión de la minoría por parte de la voria aunque en su origen se hubiera considerado perfectamente compatible m el gobierno del pueblo.38 De acuerdo con la concepción actual, en la demo-

" Y en realidad, los representantes coherentes del blanquismo conciben siempre la demoante todo como un poder opresor. Hippolyte Castille, por ejemplo, hace preceder su minis de la Segunda república, por una introducción que culmina con una verdadera y mila giorificación del terrorismo. "La sociedad absolutamente perfecta - dice ahí- es aquena que la tirania es el sostén de la colectividad. Esto significa en el fondo que la soabsolutamente perfecta es aquella en la que existe el mínimo de libertad en el sentido moreo individualista del termino... Lo que se Ilama libertades políticas no son mas que spelativo para adornar la titanta autorizada del número. Las libertades políticas no son so osa que el sacrificio de una cantidad de libertades individuales al Dios despútico de las ledades humanas, a la razón social, al contrato," "Ciertamente a partir de esta época (la va de octubre de 1793 a abill de 1794 enabelo fueron guillotinados los girontlinos, los nerroma, los damoninas), deta el reuscimiento del principio de autoridad de la mente ners con la que se defienden las sociedades humanas. L'her de los moderados y de los lità y al seguro de maiguier conflicto de poderes, el comité de salud pública, es úrair, la ama de gobierno que las eficunstancias han erestin, adoptiere la merza y la unidad necessaria: mominar la situación y para salvar a Francia de los peligres de una imminant qua Ko, no fee el gobierno el que mató la Primera republica, tino los parlamentarios. braidore del termidat, Los republicados anárquicos y los liberales, cuya caza hormiguente Dire la Examilia, siguen la ozando en rano la antigua camonia. Robespierre sigue sundo un with a languagement, no tento pur su talento y sus virtudes que en este sepreta son merioda niciona por su scutido de amoridad y por su fuerte instimo político.

die embargo el culto a Robespierre no debía sobravivit al Segundo Imperio. Para la genetión más poven de social evolucionarios blanquistas que había salido a la escena bería la sud de los años sesenta con una decidida mentalidad antirreligiosa. Robespierre era un bla burgues precisamente por su deismo. Jutaban por Meisers y su Lascursis e Joses, puro galidad rasonaban como Castillo, como él exaltaban la idea junto de la misordinación de

Intereses individuates al Interés general.

cracia está implícita una representación jurídica; la igualdad de los derecho de todos los miembros de la comunidad, en la que encuentra sus límitos el gobierno de la mayoría en que se traduce en cada caso concreto el gobierno del pueblo. A medida que la igualdad se convierte en el clima natural y domina la conciencia general, la democracia se convierte en sinónimo de máximo grado de libertad para todos.

Naturalmente democracia no es lo mismo que ilegalidad. La democração no puede distinguirse de los demás sistemas políticos por carecer de toda equi sino por carecer de leyes que establezcan o ratifiquen privilegios basados el la propiedad, en la extracción social y en la confesión religiosa; no se distingue por la talta total de leyes que limiten los derechos de alguno, sino por la ago fición de todas las leyes que limitan la igualdad jurídica universal o el de telio igual para todos. Si la democracia y la anarquía son dos cosas completamente distintas, es o seria un sotisma insulso en que desaparecería cualquier distinción, aplicar terminos como "despotismo", "tiranta", etc., a la democracia como ordenamiento social, senciliamente porque encierra el voto de la mayoría que decide y le exige a cada uno que reconozca la ley votada por la mayoría, Caro está que la democracia no es una garantía absoluta contra leyes que alguno juzga tiránicas. Pero en nuestra época existe la seguridad casi incondicional de que la mayoría de una comunidad democrática no hará ley alguna que a equipermanentemente contra la libertad personal, ya que la mayoria de hoy puede convertirse en cualquier momento en la minoria de mañana y entonces cualquier ley perjudicial para las minorias afectaría a los miembros mismos de la majoría temporal. Existe una diferencia básica entre la tiranía de la mayoría, ejercido en cierta forma en tiempos de una verdadera guerra civil, y el gobierno de la mayoria en la democracia moderna. Además, la experiencia ha demostrado que entre más antiguas etan las instituciones democráticas de un estado moderno, más aumentaba el respeto y la consideración de los derechos de las minothe y se suavizaba la lucha entre los partidos.\*\* Los que no logran imaginar la realización del socialismo sin actos de violencia, ven en esto un argumento mi contra de la democracia y en realidad no han faltado los que han alzado : 100/ en la literatura socialista. Pero los que no se dejan llevar por la visión it opica de que las naciones modernas, bajo el influjo de una prolongada catámore revolucionaria se disolverán en una moriada de grupos radicalmente mo padientes entre si, veran en la democracia algo más que un medio político mano anicamente, como palanca en manos de la clase trabajadora, para dar el jobe de gracia al capital. La democratia es al mismo tiempo un medio y un los la el medio para la tucha un pro del socialismo y es la torma de realización del socialismo. Lo cierto ex que no hay que esperar milagros. En un pala como

En la edición de 1920 signe care altadido: "Farriro en 1899," [c.]

Desde este panto de vista sa significativo el hectro de que los staques más dargos coma mi manificata oposición à la liter de la dicadura del prodetoriam hayan verido de seformatian parte del estado curapeo más despórito — de Ruña —, y hayan renido nes del sobre todo en Sajonio, donde los gobernantes, un arras del luterda del unten constituido sexificatou un derecho electronal tolerablemente elementativa para la elección de la segurese sobdel Land, el no-derecho electronal basado en los tres casos, el mismo tiempo que los sode los países más democráticos acogieron mas activados son una aposituación incondicio (1 o con un amplio reconocimiento.

agra en que el proletariado industrial representa la minoria de la población siquiera medio millón sobre dos millones de personas adultas), no se le mede entregar a este proletariado el poder político. Tampoco en un país como inglaterra en que el proletariado representa con mucho la clase más numerosa la población, se puede convertir a dicho proletariado en el patrón de la milustria, si el proletariado mismo no tiene ningún deseo de llegar a serlo y se siente o no se siente todavía maduro para desempeñar las tareas que mo implica. Aunque en Inglaterra, en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, n los países escandinavos, etc., el progreso social se ha convertido en una poerosa palanca. A los que no se contentan con los títulos sino que llegan al conmido les bastará pasar revista a la legislación inglesa a partir de la relorma lectoral de 1867, que concede el derecho de voto a los trabajadores urbanos, a verificar el progreso tan importante que se ha hecho hacia el socialismo, no es que ya dentro del socialismo. Desde esa época viene existiendo en tres auras partes del país la escuela elemental pública, siendo que hasta ese entonsólo existían las escuelas privadas y cierícales. La asistencia escolar alcanaba en 1872 al 4.3 % de la población, sin embargo, en 1896 ascendía al 14.2 %; n 1372, el estado gastaba sólo 15 millones de marcos al año en las solas escuecelementales y en 1896, gastaba 127 millones. La administración de la escuela de la asistencia pública en los condados y en las comunas dejó de ser monopolio de los postedores y de los privilegiados y la masa de los trabajadores tuvo mismo derecho de voto que el más grande propietario de tierras o que el más rico capitalista. Los impuestos indirectos sufrieron una reducción constante los directos un aumento constante (en 1866, se recabaron 120 millones de mircos en números redondos de impuestos sobre el ingreso; en 1898, se recabain 330 millones a los que hay que añadir por lo menos de 80 a 100 millones un marcos por concepto de ingresos suplementarios debidos al aumento del apuesto a las herencias). La legislación agraria se libró del temor reverencial ncia el absolutismo de la propiedad, y el derecho a la expropiación que hasta entonces sólo era aceptable por motivos de vialidad y de higiene, incluye abora ambién en princípio las transformaciones económicas. Es conocido el cambio un radical subido por la política del estado en relación con los trabajaciores que ocupaba directa o indirectamente y la ampliación que ha experimentada le legislación iabril a partir de 1870, Fodas estas medidas y la imitación que en mayor o menor grado se ha hecho de ellas en el continente, no plan irbido de manera exclusiva aunque si sustancial a la democracia o ai diargende democracia electiva de que disponen los respectivos paises. Y si es cierro que n los diversos asuntos la legislación de los países politicamente avantados no etha con la misma rapidez que en otros países que, aun estando en condiciones politicas relativamente más atrasadas, se ven estimulados por monarcas o miultros dependientes entre si, en cambio en los países en que se ha emblecido a democracia, no se da nunca un retroceso en este sentido.

El principio de la democracia consiste en la supresión del dominio de cluse. Labla, y en ciertos aspectos con toda tazon, del carácter conservador de la democracio. El absolutismo o el semiabsolutismo ougaña a defensores y enemico sobre la realidad de su poder. De ahí que en los países en que dominion to obreviven sus tradiciones, existan proyectos extravagantes, on lenguaje torcado.

una política tortuosa, un miedo a la revolución y una esperanza en la opresión En la democracia los partidos y las clases que siguen a los partidos, aprendes muy pronto a conocer los límites de su poder y a emprender en cada caso único mente las acciones que esperan poder realizar razonablemente en base à la circunstancias objetivas. Aun cuando llevan sus reivindicaciones más allá de illi intenciones ocultas, para poder ceder en el momento inevitable del compromis -la democracia es la mejor escuela del compromiso-, lo hacen siempre moderación. Tan es así que en una democracia la misma extrema izquieda parece la mayoría de las veces conservadora y la renovación, por el hecho de alla más uniforme, parece más lenta de lo que es en realidad. Sin embargo, su orientación es inconfundible. En la democracia, el derecho de voto hace virtualniente a su titular partícipe de los asuntos públicos, y esta participación virtual debe traducirse a la larga en una participación efectiva. A una clase obrera que no está desarrollada numérica ni intelectualmente, el derecho de voto le puede parecer durante mucho tiempo todavía como el derecho a escoger su propio "verdugo", pero a medida que crece numérica e intelectualmente, se convierte en un instrumento para transformar realmente a los representantes del pueblo. de patrones en servidores del pueblo. Si los obreros ingleses votan en las elecciones parlamentarias por los partidos más viejos, cosa que los hace aparecer formalmente como la cola de los partidos burgueses, se da el caso de que en Isr circunscripciones electorales industriales es precisamente esta "cola" la que mueve a la cabeza y no viceversa. Dando por descontado el hecho de que en Inglaterra la extensión del derecho de voto realizada en 1884, junto con la relorma de las representaciones comunales le conquistaron a la socialdemoncia el derecho de ciudadanía como partido político.20

¿La situación de los otros países es sustancialmente distinta? En Alemania el sutragio universal, aunque le pudo servir transitoriamente a Bismarck como un instrumento, en fin de cuentas lo obligó a que él mismo sirviera de instrumento al sufragio universal; aunque temporalmente pudo beneficiar a los Junkers del Elba oriental, hace mucho tiempo que se convirtió en una pesadella aunque le permitió a Bismarck, en 1878, desenvainar la espada de la ley en contra de los socialistas, lue precisamente el sufragio universal el que rompio y debilitó esta espada, y fue precisamente a través del sufragio universal como se logió finalmente hacerla desaparecer de las manos de Bismarck. Si en 1870, Bismorck, en Jugar de dietar una ley excepcionalmente policiaca, hubiera esteblecido con la mayoría de que disponta en ese entonces, una ley excepcional mente pulltica que les quitara nue amente a los trabajadores el derecho de voto, le bubiera infringido a la socialdemocracia, durante largo tiempo, on golpe más duro que con la otra ley. Aunque no cabe duda de que en ese tam nubiera afectado también a otra clase de gente. El sufragio universal como alternativa a la revolución, ca un arma de dos filos,

No obstante, el sufragio universal es sólo una parte de la democracia, autopasea la parte que a la larga está destituada a atraer a las demás como el inánatrae los pedazos de fierro. Es un proceso que ciertamente avanza más lenta-

<sup>40</sup> Desde entonces, la ampliación continua del sufragio democrático en inglaterra le dio 21 partido de tos trabajadoces la oportunidad de convertirse en un partido de gobierno.

nte de lo que muchos quisieran y sin embargo está vivo. La socialdemocracia liene un instrumento mejor para apoyar este proceso que situarse sin retimias, aun a nivel doctrinal, en el terreno del sufragio universal y de la de-

racia, con todas las consecuencias que esto implica para su táctica.

Prácticamente, es decir en sus actuaciones, la socialdemocracia en el fondo mpre lo ha hecho. Muchas veces no lo han hecho y aún hoy día no lo hacen representantes literarios en sus declaraciones. Las expresiones formuladas a un período en que en toda Europa dominaba sin opositores el privilegio de propiedad -y que por lo mismo eran explicables y en cierta medida justiables en dichas circunstancias, pero que hoy sólo significan un lastre, son radas con un temor reverencial como si el ayance del movimiento dependiera ellas y no de la conciencia viva de lo que se puede hacer y es urgente hacer. Mal vez tiene sentido, por ejemplo, aferrarse a la expresión de la dictadura proletariado en un período en que, por todas partes, los representantes de ocialdemocracia se sitúan prácticamente en el terreno de la acción parlamenen, de la representación proporcional y de la legislación pública - cosas todas se oponen a la dictadura? \*\* /En la actualidad dicha expresión ha sobrewido a sí misma, de tal manera que la única posibilidad que existe para condarla con la realidad consiste en despojar el término "dictadura" de su sig-Meado efectivo y atribuirle un sentido más moderado. Toda la actividad migrica de la socialdemocracia está encaminada a la creación de situaciones y quisitos que hagan posible y garanticen el tránsito sin rompimientos violentos moderno orden social a un orden superior/ Si los socialdemócratas esperan continuamente de la convicción de ser los pioneros de una civilización per el entusiasmo que los inflama, en esa misma convicción se apoya mien, en última instancia, la justificación ética de la expropiación social Ila que tienen sijos sus ojos. La dictadura de clase, por el contrario, pertenece nivel de civilización más atrasado, y aun prescindiendo de la racionalila factibilidad de la misma, solo una recalda en el atavismo político wede evocar la idea de que el paso de la sociedad capitalista a la sociedad milista debe realizarse forzosamente de acuerdo con las formas evolutivas muna época que no conocía o que conocía sólo de manera imperfecta los con les métodos de propagación y de conquista de las leyes y que carecía de or organos adecuados para tal lin.#

Estoy habiando expresamente del paso de la cociedad impitalista a la socieand socialista y no, como frecuentemente se dice hoy, "de la sociedad burgue-To que of uso del término "burgnés" constituye precisamente on caro de llyimo o de ambigüedad en el lenguaje, que se señala como un inconveniente la fraseología de la socialdemocracia alemana y constituye tina excelente nento de equivocos para propios y extreños. La culpa la tiene du pare la

The Gl. mir viemple, la declaration de les sprinfistes de Oferbach contra la minerior de las montes no socialistes en el Congreso comunol y la aprobación que ententrA so la contenensie los consejeros comunate socialistas de la provincia de Membelongo (Vermiria del 98 diciembre de 1898).

<sup>(</sup>N. del A.) Ep d Epillogo trablaremma de la falciación de los balchaviques de constitunt con el terrorismo una Ansia ablo industrializada parrialmente en una communica de se-Mistag.

lengua alemana que no tiene un término apropiado para el concepto de ciudadano con plenos derechos de una comunidad, distinto del concepto de ciudadano privilegiado. Y ya que hasta ahora han fracasado todos los intentos de construir un término especial para el primero o para el segundo de los conceptos y de introducirlo en el uso lingüístico, considero que siempre es mejo utilizar la palabra extranjera "bourgeois" para indicar el ciudadano privilegia do y lo que se refiere a él, en lugar de dar pie a cualquier malentendido o equivoco traduciéndola por "Bürger" o "bürgerlich" ("ciudadano" o "civip")

En el fondo todos saben hoy día qué se quiere decir cuando se habla de lucha contra la burguesía [Bourgeoisie] y de la abolición de la sociedad bus guesa [Bourgeoisgesellschaft]. Pero, equé significa la lucha contra la sociedad civil o su abolición [burgerliche Gesellschaft]? Sobre todo en Alemania, ma significa, sobre todo cuando en Prusia, su estado más grande y más avanzado, a problema consiste todavía en liberarse de un amplio margen de feudalismo on obstaculiza el desarrollo civil? Ninguno piensa en agredir a la sociedad civil cuanto comunidad dotada de ordenamientos cíviles. Al contrario, La social democracia no pretende destruir esta sociedad o proletarizar toda la masa la sus miembros; se propone ante todo elevar continuamente al trabajador de la condición de proletario a la de ciudadano y generalizar el sistema civil [Bürger thum] o la condición de ciudadano [Bürgersein]. No trata de sustituir la socie dad civil por una sociedad proletaria, sino el orden social capitalista por un orden social socialista. En lugar de echar mano de esas jocuciones, serla con veniente apegarse a esta definición inequívoca. Nos librarfamos así de una granparte de otras contradicciones que los adversarios constatan entre la frascología y la praxis de la socialdemocracia. Algunos diarios socialistas se complacen en usar un lenguaje forzadamente polémico en relación a la sociedad civil, que sería adecuado si viviéramos como una secta de anacoretas, pero que constituye un contrasentido en una época que no considera como una ofensa al sentimien to socialista dar una dimensión bourgeoise a su propia vida privada."

Finalmente sería aconsejable una cierta moderación en las declaraciones de guerra al "liberalismo". De acuerdo: el gran movimiento liberal de la historia moderna ha favorecido sobre todo a la burguesta capitalista y los partidos que se atribuían el término "liberal" eran o se convirtieron poco a poco en puro

mente era muy unilateral el método de deducir el concepto de hourgesis simplemente del privilegio politico, en lugar de deducirlo por lo mema controporamente de la possión de poder económico. Annque por nota parto, Lassalle era hastante regilita como para pertolimediatamente dicho contratentido, al declarar, en su Programa obreto: "En alemán a pulabra hourgeoisis debería traducirse por atregerátum. Aunque vo no le doy em significada Barger tomos todos: el obreto, el pratecho hurgues, el gran hurgues, etc. Sin embargo 2 to vés de la historia, la palabra hourgeoisis de tomodo un significado por el que denota em tendencia política precisa" (Gesamalaurgabe, n. p. 27). La que dice Latsalle sobre la distoria mada lógica del sanculottismo, se aplica a los bellettristas que canadian la hurguesia "om el método de las ciencias de la maturaleza" en los cafés y luego jurgan a toda una clase basta dose en una futos enériles de la maturaleza" en los cafés y luego jurgan a toda una clase basta dose en una futos enériles de la misma manera que el lifisteo preciente encontrar en el broce el tipo de trabajador moderno. Por mi parte no tengo ninguos affentes de declaror un considero a la burguesta en an conjunto — ala excluit a la alemana — bastante som año. Va sólo desde el punto de vista económico, alno parabién desde el punto de cista queral.

imples guardianes del cuerpo del capitalismo. Naturalmente no puede haber gonismo entre estos partidos y la socialdemocracia. Pero, por lo que respecliberalismo como movimiento histórico universal, el socialismo es el herelegitimo, no sólo desde el punto de vista cronológico sino también desde minto de vista del contenido social. Por otra parte esto se ha puesto de miliesto siempre que la socialdemocracia ha tenido que tomar partido sobre a cuestión de principio. Cada vez que debía llevarse a cabo una reivindicain económica del programa socialista de una manera o bajo circunstancias que implicaban un serio peligro para el desarrollo de la libertad, la socialaperacia no vaciló nunca en tomar partido contra aquella. Siempre ha conerado la salvaguardia de la libertad político-social como un bien superior n realización de cualquier postulado económico. El desarrollo y la salvaguarde la libre personalidad es el objetivo de todas las medidas socialistas, aun quellas que externamente se presentan como medidas coercitivas. Un análinetallado de estas medidas podrá demostrar que se trata de una cuerción finada a aumentar la cantidad de libertades en la sociedad, a dar más libera llegar a una esfera más amplia que la que se quita. Fijar un máximo a la jornada de trabajo de hecho significa establecer un mínimo de litad; significa una prohibición a la venta de la propia libertad por más de un germinado número de horas jornaleras y, en principio, se pone de parte de la ohibición aprobada por todos los liberales de venderse en esclavitud personal manente. No es una casualidad el hecho de que el primer país donde se fijó jornada máxima de trabajo haya sido la nación democráticamente más avanda de Europa, Suiza —y la democracia no es más que una forma política de beralismo. Como movimiento que se oponía a que los pueblos se sometieran instituciones impuestas desde el exterior o que sólo buscaban su justificación la tradición, el liberalismo trató de realizarse ante todo como principio de beranfa de los tiempos y de los pueblos. Estos dos principios habían dado nda a la larga discusión de los filósofos del derecho público de los siglos xvn evitt, hasta que Rousseau los elevó, en su Contrato social, a la condición de ondamentos de la validez jurídica de toda constitución, y la Revolución franlos proclamó -en la constitución democrática de 1793, emuspada de espiolu rousseauniano- como derechos inalienables del hombre.30

La constitución de 1798 fue la expresión coherente de las ideas liberales de época, pero un vistazo répido a su contenido puede demostrat que oposición ao débil ofrecia o ofrece al socialismo. Hasta Bahent y los Iguaies comercia de ella un excelente punto de partida para la realización de un explicaciones comoistas y por esta razón su primera rejutudicación consistió en el resublemiento de la constitución de 1798. Lo que posteriormente propuso el liberatione político no fue más que una atentación y adaptación adecardo o sufficient a las necesidades de la burgarda capitalista después del decrembo del rejet regime, del mismo modo que la llamada doctrina manultratulana no los otra cosa que la utermisción y exposición unilateral de los principios del liberalismo conómico clásico. En realidad no existe una idea tiberal que no

Art 25: "La sobrentia criste at 4 markle les indivisible, improvemente, performble les consider a les consideres markles inche considere de describe de revisar, reformar consider a materiale Ningung generación puede virtuales a our a consider les propried leves.

pertenezca también al contenido ideal del socialismo. El mismo principio de la responsabilidad económica individual que en apariencia es supuestamente manchesteriana, en mi opinión, no puede negarse teóricamente ni excluirse en práctica, bajo ninguna circunstancia. Sin responsabilidad no hay libertad; el teoría podemos pensar lo que queramos sobre la libertad de acción del hombre pero en la práctica debemos partir de esta última como base de la norma en porque sólo con esta condición es posible una moral social. Del mismo modo, esta época de relaciones cambiantes, es imposible una sana vida social en mutros estados poblados de millones de individuos, si no se presupone la responsabilidad económica individual de todos los que son capaces de trabajar. La aceptación de la responsabilidad económica individual es la coutrapartida que el individuo da a la sociedad a cambio de los servicios que la sociedad le ha prestado u ofrecido.

Permitaseme citar aquí algunos pasajes de mi artículo, ya mencionado, -

bre "La significación política y social del espacio y del número".

Y sólo aegún el grado se podrá modificar también, en un tiempo no lejano, la responsabilidad económica individual de los que están en condiciones de trabajar. La está distica laboral puede ser considerablemente desarrollada, la provisión de empleos may perfeccionada, el cambio de trabajo facilitado, el derecho laboral perfeccionado de menera tal que posibilite al individuo una seguridad en su existencia y una facilidad el la elección de su trabajo infinitamente mayor a la presente. Los órganos más presentes des de la defensa de los intereses económicos de cada uno —los grandes sindicados de que asumirá el desarrollo. Si ya en la actualidad los sindicatos fuertes aseguran a sus miembros en condiciones de trabajar un cierto derecho a la ocupación; le muestran al empresario los inconventos tes que trae aperejado despedir a un miembro del sindicato sin una causa justa reconocida como tal también por el sindicato; si en la bolta de trabajo combinan las diversofertas y demandas de trabajo; entonces ya tomo se dijo están dados los elementos que el desarrollo de un derecho laboral democrático (Die Nene Zeit, xo, 2, p. 141 [via-

Otros pasos dados en esta dirección han asumido hoy día la forma de comisiones de arbitraje industrial, cámaras de trabajo y otras instituciones análogar en las que el autogobierno democrático, aumque mochas veces es todavía imperiecto, ha adquirido ya supectos concretos. Por otra parte, no cabe dust de que la expansión de los servicios públicos, sobre todo del sistema escolar y de las instituciones mutualistas (aeguros, etc.) ha contribuido muchásmo a eliminat los aspectos negativos de la responsabilidad económica del individuo. Sin en bargo, la existencia de un derecho al trabajo, en el sentido de que el estado deba garantizar a cada uno una ocupación dentro de su profesión, es del colo improbable en un futuro próximo y no es tampoco descable. Lo que trans de alcanaar sus defensos es puede lograrse, con tentaja para la comunidad, sólo a través del camino que hemos señalado es decir, por medio de la combinado de los distintos órganos, y sólo de esta manera se puede llevar a la práctica, tili-

<sup>« (</sup>N. del A.) La ley sobre los consejos de administración montrigada por la Republicación de cuer de para importante dessia adelante en la realización de cuer derecho de trabajo semo derecho gazantizado legalmente a rodor los trabajadores y empleados.

pletóricos y complicados como nuestros estados modernos y sus centros inpletóricos y complicados como nuestros estados modernos y sus centros inpunales, el derecho absoluto al trabajo tendría sólo un efecto desorganizador por sería otra cosa que "una fuente de arbitraje odioso y de eternas disputas" (60, cit.).

El liberalismo tenía como tarea histórica la de derribar los obstáculos que economía cerrada y sus correspondientes instituciones jurídicas de la Edad Rette habían levantado al desarrollo ulterior de la sociedad. El hecho de que animido en un primer momento la forma de liberalismo burgués, no obsta que sea el portavoz de un principio social general mucho más amplio, cuya militarión será el socialismo. El socialismo no pretende crear un nuevo sistema perado, de cualquier tipo que sea. El individuo debe ser libre -no en el sentimetalísico en que sueñan los anarquistas, es decir, libre de todo compromiso la comunidad-, sino libre de toda constricción económica en sus movientos y en su elección profesional. Esta libertad para todos sólo puede lograrpor medio de la organización. En este sentido, se podría definir al socialismo un liberalismo organizador, ya que si se examinan cuidadosamente las anizaciones que quiere el socialismo y el modo en que las quiere, se podrá mistatar que el elemento principal que lo distingue de las instituciones mediees, análogas en su forma externa, es precisamente su liberalismo, es decir, su oustitución democrática y el hecho de estar abiertas para todos. Esta es la razón ar la que un sindicato que tiende a un exclusivismo de tipo corporativo, si el socialista es un resultado comprensible de la defensa contra la tendencia capitalismo a sobrecargar el mercado de trabajo, es al mismo tiempo una a poración no socialista, precisamente por su tendencia exclusivista y por la con que dicha tendencia lo domina. Lo mismo habría que decir de un indicato que tuviera la exclusividad de una entera rama de la producción, aque forzosamente tendería al mismo exclusivismo que caracteriza la coopera-"pura" de producción.41

Dentro de este contexto quisiera citar un pasaje del System der erworbenen Tochte [Sistema de los derechos adquiridos] de Lassalle, que siempre he consimido como una excelente guía para orientarme en estos problemas: "Aquello ontra lo que se dirigen las corrientes profundas de nuestro tiempo —dice Lassalle— y que las mantiene todavía un zozobra, no es el aspecto de lo individual que más bien estaría de su parte con la misma coherencia que el aspecto

[Agregado a la edición de 1970.] Algunos han interpretado esta afirmación como al 10 oblera establecer como dogma intocable la competencia illimitada entre los medicos. De ulnima manera: se trata sólo — y eno lo acepto — de una protesta enfatizada en forma delibo — h contra la tendencia que ha aflorado en varias ocasiones, a envilecer la función social — médico.

A la luz de este criterio hay que juygar, en un opinión, tambien la cuestión can debala hay día de la libre elección del médico en las casas de salud. Cualesquiera que sean las odiciones locales que pueden inducir a los casas de salud a limitar la elección del médico, clerto es que dicha limitación no obedece a los principios del socialismo. El mestico no debe el funcionació de una corporación cerrada, sino de la comunidad, de otra manera hos ríamos obligados a pensar que la atirmación del Manificato comunidad. "Ila burguesia ha mitormado al médico, al jurista y al hombre de ciencia en sua obreros asalatindos"— elebefife una reclaboración especial.

de lo general—, sino el problema de la particularidad que llevamos a cuesta desde la Edad Media y que todavía nos aferra a la carne" (Lussalle, System 2º ed., i parte, p. 221). Aplicado a nuestro tema quiere decir que la organizción debe constituir el elemento de conjunción y no de división entre el individuo y la colectividad. Cuando, más adelante, Lassalle le reprocha al liberalismo el hecho de reivindicar los derechos que proclama, no para el individuo en cuan to tal, sino únicamente para el individuo que está en una posición particular. El reproche está dirigido —como lo dice expresamente en una frase inmediatamente anterior— al partido liberal de entonces, "nuestro llamado liberalismo y no contra el liberalismo teórico,

#### n. El principio federativo de la democracia

Estas consideraciones plantean un problema que no es de ninguna manera sencillo, ya que encierra una serie de dificultades. La igualdad política no fil sido hasta ahora suficiente por si sola para asegurar el sano desarrollo de lo comunidades que gravitan en torno a los grandes centros urbanos. Como lo da muestran Francia y Estados Unidos, no constituye un remedio infalible contra el sofocamiento directo e indirecto provocado por el parasitismo social y por la corrupción. Si gran parte del pueblo francés no contara con una base de solida tan extraordinaria y el país no estuviera tan favorecido geográficamente, ta hace mucho tiempo que Francia hubiera tenido que sucumbir ante la piace social de la burocracia que se ha anidado en sus entrañas. Esta plaga constituir de una manera u otra una de las causas por las que, a pesar de la extrema vivacidad intelectual de los franceses, el desarrollo industrial sigue estando cada vez más atrasado con respecto al de los países vecinos. Para que la burocracio no sobrepase al mismo absolutismo centralizado a causa de los obstáculos burocráticos, debe construirse sobre una base ampliamente articulada de autogobierno al que le compete la responsabilidad económica individual de todas la unidades administrativas y de todos los ciudadanos emancipados del estado. Nada más nocivo para su sano desarrollo que una uniformidad usurpada y un proteccionismo generoso. Estos últimos agravan e impiden cualquier distinción racional entre las instituciones vitales y las instituciones parasitarias Si el estado por una parte elimina todos los obstáculos legales a la organización de los productores, y transfiere -bajo ciertas condiciones que impidan la dei generación en corporaciones monopolistas— a las asociaciones protuntales cierta cantidad de plenos poderes en materia de control de la industria, de fil manera que den todas las garantias contra la compresión de los salarios - al pimi trabajo; y si, por otra parte, tiene el cuidado, por medio de las ins. ....ones bosquejadas anteriormente, de que ninguno se vea obligado por necesidade extremas a enajener su trabajo en condiciones indignas; entonces no le mourtará a la sociedad el hecho de que junto con los negocios públicos y las conerativas existan también empresas administradas por entes privados con tinabledes de lucro personal. Con el tiempo estas altimas asumirán espontáneomento un carácter cooperativo.

La condición preliminar indispensable para lo que llamamos socialización

Ja producción consiste en crear dichas instituciones o desarrollarlas aún más mide ya existen. Sin ellas, la llamada apropiación social de los medios de pronección se traduciría, como puede esperarse, en una mera destrucción ilimitada las fuerzas de producción, en un experimentalismo sin sentido y en una Sencia sin objeto, y el dominio político de la clase trabajadora sólo podría dizarse de hecho bajo la forma de poder central revolucionario y dictatorial, sienido por la dictadura terrorista de los clubes revolucionarios. Esta es la mina imaginada por los blanquistas y también la forma supuesta en el Maniato comunista y en los escritos de Marx y Engels del mismo período. Pero midas las experiencias prácticas de la revolución de febrero y aún más de la opiuna de París, en que por primera vez el proletariado tuvo en sus manos moder político durante dos meses", el programa revolucionario del Manifiesto envejecido en algunos de sus puntos". "Sobre todo la Comuna ha demosdo que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de maquina del estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines." Fsta era la forma en que se expresaban Marx y Engels en 1872 en el prefaa la reedición del Manifiesto. Y remitlan al escrito La guerra civil en Franpara un desarrollo más amplio del tema. Pero si abrimos las páginas de este rito y leemos nuevamente el capítulo en cuestión (el tercero), encontramos sarrollado un programa que, por su contenido político, es extraordinariamenparecido en todas sus líneas esenciales al federalismo de Proudhon.

se trataba de destruir la unidad de la nación, sino por el contrario, de organizarla illante un régimen comunal, convirtiéndola en una realidad al destruir el poder del suido, que pretendía ser la encarnación de aquella unidad, independiente y situado o encima de la nación misma, en cuyo cuerpo no era más que una excrecencia pararia, Mientras que los órganos puramente represivos del viejo poder estatal habían per amputados, sua funciones legítimas habían de ser arrancadas a una autoridad usurpaba una posición preeminente sobre la sociedad misma, para restituirla a los oldores responsables de esta sociedad. En vez de decidir una vez cada wes o seis años ue miembros de la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo en el nlamento, el sufragio universal habria de servir al pueblo organizado en comunas, uo el sufragio individual sirve a los patronos que huscan obreros y administradores un los negocios. El antagonismo entre la Comuna y el poder del estado se ha prentado equivocadamente como una forma exagerada de la vieja fucha contra el excecontralismo. El régimen de la Comuna habria devuelto al rayanismo social ellas las fuervas que hasta entonces venia absorbiendo el estado parásito, que se untre expansas de la sociedad y entorpece su libre movimiento. Con este solo becho lumna attinua la regeneración de Francia,

Mese expressi Marx en La guerra civil en Francia

Fouchemos abore a Proudhon. No eniendo e la muno or tibro sobre el deratismo, no nos queda otro remedio que citar algunos pasajes de su escrito de la capacidad política de las clases trabajadores, en los que trendentalmos recomienda la constitución de los trabajadores en partido político.

In mia democracia organizada de acuerdo con los verdaderos conceptos de aoberanta popular, es decir, de acuerdo con los principios del derecho comenciado, etalquier

acción opresora o corruptora de parte del poder central sobre la nación resulta impospole; y resulta también absurda la simple hipócesis de una acción de este tipo.

## ¿Por qué razón?

Porque en una democracia verdaderamente libre, el poder central no se distingue do la asamblea de los delegados, órgano natural de la conciliación de los intereses i males. Porque cada uno de los delegados es ante todo el hombre de la localidad que lo la elegido como su representante y su emisario. Es uno de sus conciudadanos, su mano datario especial encargado de defender sus intereses particulares o de armonizarlos lo más posible con los intereses generales ante el gran jurado (de la nación). Porque la asamblea de los delegados, al elegir en su seno al órgano ejecutivo, no lo convierte en un ente distinto y superior que puede entrar en conflicto con ella misma.

No hay términos medios. La comuna será un soberano o una simple sucursal (del estado); todo o nada. Embellecedla como queráis; desde el momento en que no cree pos misma su derecho, desde el momento en que se vea obligada a reconocer una más alta, y el grupo del que forma parte se declare ser superior a ella dejará de aer le expresión de sus relaciones federativas y tarde o temprano entrarán inevitablemento.

en oposición y estallará el conflicto.

Pero en ese aspecto la lógica y el poder estarán de parte del poder central. "La idea de una limitación del poder central por medio de los grupos, en que rige el principio de la subordinación y centralización de los grupos mismos, en una incongruencia, por no decir una contradicción." En esto consiste el principio de la municipalidad del liberalismo burgués. La libertad municipal que la clase obrera debe estampar en su bandera consiste en una "Francia don federada", "en un régimen que sea la expresión del ideal de la independentiy cuyo primer acto sea la restitución de su plena autonomía a las comunis y de su autodeterminación a las provincias" (Capacité politique des classes ouvrieres, pp. 224, 225, 231, 235). Si en La guerra civil... se dice que "el dominio político del productor no puede existir junto con la perpetuación de su sometimiento social", en la Capacité politique... leemos: "Una vez establecida la igualdad política, y puesta en práctica a través del ejercicio del sufragio una vercal, la mación tiende a la igualdad económica. Esta es la forma en que la entendían los candidatos de los trabajadores. Pero es también lo que no quieron sus enemigos binguesca" (op cit., p. 214). En suma, a pesar de todas las dense dirergencias entre Mary y el "nequeñoborgués" Proudhon, en estos puntos allo modos de pensar se aproximan más que minea,

Y no cabe duda, es más, desde entonces contamos con algunas prochas prácticas, de que el desacrollo general de la sociedad moderna orientado tacia un constante aumento de las tareas de las municipalidades y hacia un constante ampliación de las libertades comunales, y de que la comuna se conviette en una palanca cada vez más importante de la emancipación social. Quadara por ver, naturalmente, si la disolución del estado moderno y la completa transformación de su organización, que Marx y Proudhon describen (la asamblea nacional constituida por los delegados de las asambleas provinciales o menural les, que a su vez están compuestas por los delegados de las comunas) debe constituir el primer acto de la democracia, cuya consecuencia sería la desaparle

de la forma tradicional de representación nacional. Por mi parte, tengo medis. La historia moderna ha visto madurar infinidad de instituciones, cuyo mbito se ha sustraído al control de las municipalidades y de las mismas regioy provincias, como para poder prescindir antes de su completa reorganizaan del control de las administraciones centrales. No considero que lo ideal da soberanía absoluta de las comunas, etc. La comuna es parte integrante la nación ante la cual tiene tantos derechos como deberes. Como por ejemno se puede asignar a la comuna un derecho incondicional y exclusivo pre el suelo, mayor del que se le puede asignar al individuo. Los bienes naonales, los bosques, los derechos fluviales, etc., pertenecen en última instancia la nación y no a las comunas o a las regiones que son simples usufructuarios. nones, en una época de transición resulta indispensable precisamente, una aproventación en la que el interés nacional esté en primer plano y constituya primer deber de los representantes y no el interés provincial o local. Pero al nimo tiempo las demás asambleas y representaciones irán adquiriendo una portancia cada vez mayor y por consiguiente, haya o no revolución, se irán eluciendo cada vez más las funciones de las representaciones centrales y con his los peligros que implican para la democracia estas representaciones. En países más avanzados hoy día es muy escaso este peligro.

Aunque el problema no está tanto en criticar los diversos puntos de este abgrama, sino en poner de manifiesto qué tanto énfasis se da al autogobierno ono condición preliminar para la emancipación social, cómo se señala en la aganización democrática de base, la senda que debe seguirse para la realizator del socialismo y cómo, en suma, los antagonistas Proudhon y Marx se

mientran nuevamente en el terreno del liberalismo.

Por más simple que parezca a primera vista la democracia, no es tan fácil colver sus problemas en una sociedad tan complicada como la nuestra. Basta las nuevamente, en los escritos de Webb sobre la teoria da los sigulacios, ciántos experimentos se ban tenido que hacer y se hacen odaría por parte la los sindicatos ingleses con el único objeto de encontrar una forma eficiende administración y dirección y hasta qué punto su mismo destino depende problema de la constitución interna. En este aspecto, los sindicaros ingleses especton con la forma más elemental de autogobierno y tayieron que contriberse a través de la práctica de que esta forma sólo era adecuada para los

At [N. del A.] Se poede decir tin exagerat title el adientomicano que la accividemocracia funana ha impartido, en el transcurso de los años, a sus estembres su tot distintos tampos d'autogobierno libre y público, ha aida y aigue viendo muy oril para sa actividad organizalos de la revolución alemana.

organismos más elementales, para las pequeñísimas asociaciones locales. Poste riormente, a medida que se desarrollaban, lueron aprendiendo gradualmente a renunciar a ciertas ídeas muy apreciadas por el democratismo doctritario (el mandato imperativo, el funcionario no remunerado, la falta de podero de representación central) que paralizaban su desarrollo proficuo, y a elaborar una democracia eficiente con asambleas representativas, funcionarios retribudos y una dirección central dotada de plenos poderes. Este fragmento de la historia de la evolución de la "democracia industrial" es sumamente ilustrale. va. Aun cuando no todo lo que es válido para los síndicatos lo es para las unidades de los organismos administrativos nacionales, sin embargo, muchos de los aspectos de los primeros se aplican a los segundos. El capítulo de al bro de Webb que trata de estos problemas es un fragmento de teoría de la administración democrática que, en muchos puntos concuerda con los a gumentos de Kautsky en su libro sobre la legislación popular directa. La historia del desarrollo de los sindicatos nos indica en qué forma la administración en cutiva central -su dirección pulítica- puede ser un mero resultado de la división de trabajo, que se ha hecho necesaria debido a la extensión territorial del organismo y del número de sas adeptos. Puede ser que con el desarrallo socialista de la sociedad, esta centralización se convierta también un día in algo superfluo. Pero por lo pronto es inevitable aun en la democracia. Como ya se ha señalado desde el primer párralo de este capítulo, es imposible para las comunas de las ciudades o de los centros industriales más grandes, astunir la gestión de todas las empresas productivas y comerciales locales. Del mismo modo es improbable por razones prácticas - para no hablar de razones de equidad que lo desaconsejan-- que en el momento de una sublevación revolucionaria puedan brevi manu [rapidamente] "expropiar" en bloque dichas empresas. Pero aun cuando lo hicieran (en la mayoría de los casos se encontrarian con un puñado de moscas en la mano) se verían obligados a adjudicar gran parte de los negocios a las cooperativas, tanto a las cooperativas individuales como a las sindicales para que las administraran por cuenta propia de acuerdo a los criterios cooperativos. 13

En todos estos casos, como también en lo que se refiere a los negocios individuales, habría que tomar en ruenta ciertos intereses de todas las diversas profesiones, y dar cabida cada vez más a la vigitancia de los sindicatos. Sobre todo en los períodos de transición, la presencia de una multiplicidad de órganos.

es de gran valor.

Pero no hemos tiegado a tanto y no es mi intención presentar cuadros inturistas. No me interesa canto lo que sucederá en un formo lejano, sino lo que puede y debe suceder en el presente, en vistas al presente mismo y al íntura próximo. De abi como tractusión de este discurso, la tesis, muy hanal, de que la tucha por la democracia, y la formación de órganos políticos y económico de la democracia sea la condición preliminar para la realización del socialismo: Pero a esta tesis podría objetársele que, en Alemania, las perspectivas de lievar a cabo el socialismo sin pasar por una catástrofe política son sumamente esca-

es l'aclimente puede suponerse con qué cûmulo de problemas. L'énsese en cuanto ± 2 época moderna se reliere, en la musa de empresas combinadas que ocupan elementos de tates los uticlos posibles.

y podría decirse que no existen, y que la burguesía alemana se vuelve cada más reaccionaria. Puede que sea cierto por el momento, aunque muchos interimientos indiquen lo contrario. Pero a largo plazo no es lo mismo. Lo se conoce con el nombre de burguesía no es más que una clase muy compos, formada por grupos sociales de toda especie con intereses muy heteroneos y por lo mismo muy diversos. Estos grupos se mantienen unidos mientodos ellos se vean oprimidos o amenazados. En nuestro caso puede tratere naturalmente sólo de esta última posibilidad, es decir, que la burguesía menazados por la socialdemocracia, algunos en sus intereses materiales, otros sus intereses ideológicos: en sus sentimientos religiosos, en su patriotismo, en afán de evitarle al país los horrores de una revolución violenta.

Aunque no es necesario. Porque la socialdemocracia no los amenaza a todos amo masa y no amenaza a ninguno personalmente, y no se entusiasma en realidad por una revolución violenta contra todo el mundo no proletario. Cuanto más se diga y se justifique esto con claridad, más pronto desaparecerá el miedo olectivo, ya que muchos elementos de la burguesía sienten que la amenaza une de otra parte y prefieren afrontar la amenaza que gravita también sobre clase trabajadora, más bien que contra los obreros y ser aliados de estos ationos que de los demás. Tal vez no se puede confiar. Pero se convertirán en milos aliados si se les dice: queremos ayudarles, queremos devorar al enemigo, no inmediatamente después queremos devorarlos a ustedes. Y desde el momento que no se trata de una expropiación general, simultánea y violenta, sino una gradual disolución legal y organizada, no perjudicarla la evolución mocrática liberarse, aun en su forma de hablar, del mito de devorar, que ya objetivamente obsoleto.

El feudalismo, con sus instituciones rígidas e inmóviles debió ser destruido en todas partes con la violencia. En cambio las instituciones liberales de la sciedad moderna se distinguen de aquéllas precisamente por su ductilidad, por a capacidad de transformarse y de desarrollarse. No es preciso destruirlas, sólo y que desarrollarlas ulteriormente. Y para esto se requiere una organización una acción enérgica, pero no necesariamente una dictadura revolucionaria. si el objeto de la lucha de clase es la abolición total de las diferencias de hise —escribía hace tiempo (octubre de 1897) un órgano socialdemócrata suizo. Norwärts de Basilea- es necesario, por consiguiente, admitir que habrá un priodo en que deberá empezar a realizarse este objetivo, este ideal. Pero este omienzo, estos períodos sucesivos, están ya en la base de nuestra evolución lemocrática y dicha evolución democrática nos ayuda a sustituir gradualmente Mucha de clase con la difusión de la democracia social, hasta absorberla en ta áltima." "La burguesía, cualesquiera que sean sus matices -declaraba ecientemente el socialista español Pablo Iglesias-, debe convencerse de que no queremos adueñamos violentamente del poder utilizando los mismos medios solentos y sanguinarios que ella empleó hace tiempo, sino a través de los medos legales consagrados por la civilización" (Vorwärts, 16 de octubre de 1898). d'organo principal del Partido obrero independiente inglés, el Labour Leader. la utilizado el mismo tono al suscribir sin reservas las observaciones de Vollnur obre la Comuna de París -y a ninguno se le antojará acusar a este diario de

tibieza en la lucha contra el capitalismo y los partidos capitalistas. Finalmento otro órgano de la democracia obrera socialista inglesa, el Clarion, ponía continuación de la publicación de un extracto de mi artículo sobre la teoría del derrumbe, con la que estaba de acuerdo, el siguiente comentario.

Estoy seguro que formar una verdadera democracia es la tarea más urgente y esencialque tenemos por delante. Ésta es la lección que nos han dado nuestros diez años de lucha socialista. Ésta, la enseñanza que se desprende de todos mis conocimientos y experiencias sobre los asuntos políticos. Para que el socialismo resulte posible, debemor primero construir una nación de demócratas.

#### D. LAS TAREAS INMEDIATAS DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Tenga el valor de mostrarse como lo que es. sciulles, María Estuardo

## 1. El problema de la desensa, la política exterior y la cuestión colonial

Las tareas de un partido están determinadas por una multiplicidad de factores por la situación objetiva en que se desenvuelve el desarrollo general dentidel campo económico, político, intelectual y moral, por la naturaleza de los partidos que acompañan o se oponen a este desarrollo, por la naturaleza do los medios de que dispone y por una serie de factores ideológicos subjetivos. entre los que ocupa un lugar destacado su objetivo general y su concepción del mejor camino para alcanzar dicho objetivo. Son muy conocidas las grandes diferencias que existen entre los distintos países en cuanto al primero de los factores indicados. Entre los países con un nivel de desarrollo industrial más a menos homogéneo existen también en la actualidad diferencias políticas muy importantes, y una gran diversidad de actitudes espirituales de la masa popular. La posición geográfica particular, los hábitos arraigados en la vida del pueblo, las instituciones superadas y las tradiciones de todo género, producendiferenciaciones ideológicas que sólo se doblegan lentamente al influjo de dicho desarrollo. Aun en aquellos lugares en los que los partidos socialistas han adoptado originalmente idénticas premisas como pumo de partida de su acción, con el paso del tiempo, se han visto obligados a conformar su actividad a las situaciones específicas de su país. Por este motivo, en un momento determinado es ciertamente posible fijar algunos principios generales de la política de la socialdemocracia con la intención de hacerlos valer para todos los países, aunque no sea posible establecer un programa de acción válida del mismo modo para todos los países,

Como se señaló en el párralo anterior, la democracia constituye una premissa para el socialismo mucho más importante de lo que se piensa ordinariamente, no sólo desde el punto de vista instrumental, sino también desde di punto de vista sustancial. Si no se contata con un determinado conjunto de

muciones o tradiciones democráticas, sería imposible la existencia de la docsocialista contemporánea. Existiría un movimiento obrero, pero no la democracia. El movimiento socialista moderno, cualquiera sea su definion teórica, históricamente es un producto del influjo que han tenido sobre gitaciones de los obreros industriales en pro del salario y del horario de majo, las ideas jurídicas surgidas durante la gran Revolución francesa y enmbradas por su conducto al nivel de validez universal. Agitaciones que se bieran presentado aun sin el apoyo de dichas ideas, como ya anteriormente guia sin ellas un comunismo popular que se remontaba al cristianismo primi-Pero dado el carácter demasiado vago y el contenido más o menos místico este comunismo popular, el movimiente obrero no tendría una cohesión arma si no hubiera contado con la plataforma de las instituciones y concepones jurídicas que por lo menos en su mayoria constituyen un complemento vesatio del desarrollo capitalista. Para dar una idea aproximadamente adeada, diremos que se trata de un fenómeno semejante al que presentan hoy día Samos países orientales. Una clase obrera privada de derechos políticos, crecida la apperstición y escasamente instruida puede insubordinarse de vez en cuansy tormar pequeños núcleos de conspiración, pero no llegará nunca a desarrom un movimiento socialista. Lo que se requiere para que un obrero que se bela ocasionalmente se transforme en socialista, es un cierto grado de madurez conciencia jurídica bastante desarrollada. Por esta razón, los derechos afcicos y la instrucción aparecen siempre en el lugar de honor en el programa cción socialista.

No obstante, se trata de consideraciones completamente generales, ya que escrito no es el lugar adecuado para discutir y valorar cada uno de los dispuntos del programa de acción socialista. Por lo que se refiere específicaente a las reivindicaciones inmediatas del programa de Erfurt de la socialmocracia alemana, no siento la necesidad de sugerir modificaciones de ninana especie. Como lo haría cualquier socialista, yo tampoco considero que los los puntos del programa sean igualmente importantes y eficaces. Por amplo, considero que reivindicar la administración judicial y la asistencia gratuitas, en las condiciones actuales, sólo es aconsejable dentro de limites nov restringidos; si es cierto que hay que adoptar medidas que les permitan fender sus propios derechos a los que no cuentan con medios para hacerlo, o hay una necesidad apremiante de endosar al estado los gastos de todos los occsos relativos a los conflictos de propiedad, ni de llevar a cabo la estatiza non integral de la abogacia. Sin embargo, debido a que los legisladores actuaaunque por otros motivos, no quieren saber nada de una medida de esta specie, y debido a que por oura parte una legislación socialista no tendría níndu-efecto si no esnuviera prompañada de una reforma radical del sistema ulcial o lo tendiría sólo en taxón de la creación de nuevas instituciones inridicomo las anticipadas por ejempio en las comisiones de arbicrajo industrial.

En las tilrimos años me ascedió a creo que a nuos tambiém) que al final de ano mido política de obreros y attesanos que estruchaban por pramera vet un absenso socialista. Coe acercatan para decirme que la presso tabla duho ya maba contenido en la Biblia que podían cinema los pasajes correspondientes panto por punto.

dicha reivindicación puede mantenerse a título de denuncia de la evolución que se desea tener en dicho sector.

Respecto a las dudas que tengo sobre la eficacia de la reivindicación en su forma actual, ya las he expuesto claramente a partir de 1891 en un artículo sobre el proyecto de programa en discusión en ese entonces, en el que decia que el parralo correspondiente decia "demasiado y demasiado poco" (Die Neue Zeita, 2, p. 821). Forma parte de una serie de artículos que Kautsky y yo escribana entonces en colaboración sobre las cuestiones programáticas y de esta serie, la tres primeros son casi exclusivamente obra de Kautsky mientras que el cuerto es mío. De este último he tomado dos pasajes que caracterizan el punto de vota que yo sostenia por aquel entonces respecto a la práctica de la socialdemocracia y que pueden testificar lo poco o mucho que ha cambiado mi actitud dende entonces:

Pedir simple y llanamente el sostenimiento a expensas del estado de rodos aquello que no tienen ingresos, significa remitir a las grandes arcas del estado no sólo a tolos los que no pueden encontrar trabajo sino también a todos los que no quieren encontrarlo... Ciertamente no hay que ser anarquistas para darse cuenta de lo exagendas que son las constantes apelaciones al estado benefactor... Nosotros preferimos apelas al principio de que el proletariado moderno es pobre, pero no mendicante. En esta distinción existen miles de cosas, y en ella se basan la razón de nuestra lucha y la esperanza de nuestra victoria.

Proponemos sustituir la tórmula "milicia popular a las filas del ejército permanente por la de "transformación del ejército permanente en milicia popular". Por esta raron esta última, al fijar su objetivo deja mano libre al partido en el momento actual en que no es totalmente factible la disolución del "ejército permanente, para pedir lo lo pronto una serie de medidas que al menos reduzcan lo más posible el contrate entre el ejército y el pueblo, como por ejemplo, la abolición del tribunal militar, reducción de la duración del servicio militar, eteétera, eteétera" (pp. 819, 824, 825).

Considerando que la alternativa del "ejército permanente o milicia" le lia convertido recientemente en objeto de acaloradas discusiones, es oportuno formalar algunas observaciones sobre este argumento.<sup>45</sup>

42 [N. del A.] Todas las affirmaciones siguientes ya han sido superadas por la guerra numdial, por la fundación de la Sociedad de las naciones y por las condiciones de pax imputanta a Alemania. Sin embargo, las he conservado porque han servido de base a apasionadas contra versias y porque sigo manteniendo basta ahora el mismo punto de vista que expresos. Mi actitud durante la guerra mundial puede atestiguar ampliamente la escasa relación que mundi esto con cualquier concepción de corre nacionalista. Sin embargo, me ven obligado a munifestar que esta actitud -el rechazo de los crévitos de guerra, etc.- no tenía nada que xecon una indiferencia por la suerte del pueblo alemán. El desencadenamiento de la guarremundial lue un delito que alectó tanto al pueblo alemán como a otros pueblos. No obstante el interés principal del pueblo alemán consistía en darle a la democracia extranjera la amela. de que en su seno todavía existían personas que mantenían una actitud firme contra la militir ca hélica del gobierno imperial. Inútil es decir que yo, como socialista, considero que la Sociadad de las naciones, cuando se convierta en realidad, será la mejor garanda de una solución pacífica de las cuestiones que basta abora los tratados de equilibrio, la carrera del desarror desólo han podido privar temporalmente de su peligresidad para la paz. Lo principal e 🐠 la Sociedad de las nuciones se convierta realmente en lo que su nombre luttica. No commune todavía su esencia, sino únicamente su forma y ésta de manera todavía defectuosa. Una pulti-

Ante todo me parece que el problema formulado de esta manera, está mal neado. Habria que decir: ejército gubernamental o ejército popular. En ese ado quedaría claro y libre de equívocos el aspecto político del problema. ejército debe ser un instrumento de los gobernantes o la defensa armada la nación; debe recibir órdenes de la corona o de la representación popular; ne jurar tidelidad a cualquier persona que esté al frente de la nación o a la mititución y a la representación popular? A ningún socialdemócrata le deben dudas sobre la respuesta. Claro que no siendo socialista la representación mular, ni democrática la constitución, siempre se podrá echar mano de un mito sometido a la representación popular, para oprimir, cuando se presente la prunidad, a las minorlas o a las mayorfas efectivas que en el parlamento son morfas. Sin embargo, mientras una parte de la nación esté sometida a las armas e vea obligada a obedecer a la representación nacional del momento, no existilinguna fórmula que pueda utilizarse contra esta posibilidad. Dada la técnica mal, el mismo llamado "armamento general del pueblo" no representaría, en opinión, más que una defensa ilusoria contra el poder armado organizado, menos que la oposición misma a este último poder le diera al pueblo una antía contra la opresión - aunque esto sucede cada vez con más frecuencia extenderse la obligación militar a todos..., sólo causaría en cada ocasión etimas inútiles por ambas partes. Sin embargo, en los casos en que fuera neario no se establecería por motivos políticos; y en los casos en que fuera aible obtenerlo, sería superfluo. Considerando que yo auguro una generación rte y sin temores, no considero que el armamento general del pueblo sea un al socialista. Alortunadamente nos estamos acostumbrando cada vez más a minar las diferencias políticas con métodos distintos de los tiroteos.

Esto, por lo que respecta al aspecto político del problema. En cuanto al astécnico (adiestramiento, duración del servicio militar, etc.), confieso abiermente que no tengo los conocimientos técnicos suficientes para poder emitir a juicio definitivo. Los ejemplos de épocas pasadas, que nos llevarían a preferejércitos adiestrados rápidamente (guerras revolucionarias, guerras de liberatio), no se pueden transferir de una manera pura y simple a las condiciones almente distintas de la técnica bélica actual, ni tampoco creo que las re-

los aldemócrata reformista que esté de acuerdo con la idea fundamental de este libro deberá 📷 como ebjetivo consolidada, trabajar por eliminar sus defectos y llegar sus lagunas. Poro in la tener este objetivo también por el hecho de que, a medida que desaparece la guerra ino de la probabilidad, resulta más ficil solucionar los problemas que en la tradición en la parte subsissente de la oposición entre las naciones, constituían antinomias insuperables 📠 El tratado de par impuesto a Alemania acentono el problema de la estructura y de la mación del ejército, porque sólo permito la conservación de un ejército de reclusamiento. modesto en sus dimensiones que no serviría ni alquiera para una guerra con la pequeño Wrica. Los que como yo están convencidos de que no hay nada mas funesto para el pueblo min que verse envirellos en una mina guerra, no tendrán ningún repara es quitarle a elpueblo, al que los racionalistas são escrápulor callentan la cabera con la toes de una etra de venganza, toda llusión sobre la posibilidad de una guetra de esta especie. Todos efuerzos tanto físicos como espirituales deben dedicarse a la otaz de la paz. Los medios parecen poco adecuados pina produch el electo palentógico que se proponen. La menteall militarista puede desarrollarse abil donde se conculos la educación a la rapacidad delorola mientras que esta última puede desarrollarse e a degenerar necastriamente en el mili-SUIO.

cientes experiencias tenidas con los voluntarios en las guerras greco-turcas hispano-americanas, sean aplicables, dadas las posibilidades con que encue Alemania. Aunque estoy de acuerdo que en nuestros ambientes se exagera o encuentra donde no está el "peligro ruso", considero sin embargo que un pucuya inmensa mayoría de la población está formada por campesinos totalmente desprovistos de voluntad y conciencia política constituye un peligro permane te para sus vecinos. En ese caso debería uno contar con la posibilidad de ilevala guerra lo más rápidamente posible al territorio enemigo y librarla en mismo lugar, ya que en los países modernos una guerra en el propio terreno constituye la mitad de la derrota. Se trata, pues, de saber si un ejército miliciano tiene la rapidez en el ataque, la seguridad y la cohesión que garanticen dicha resultado o si para lograrlo han de prolongar el período de adiestramiento baso las armas por el tiempo que sea necesario. A este propósito, creo que se paed afirmar con seguridad únicamente lo siguiente: que con una adecuada prepara ción de la juventud en la defensa y con la eliminación de los residuos y de la herencia del fetichismo militarista se puede reducir considerablemente el perio do de reclutamiento sin perjuicio del potencial defensivo de la nación. Natural mente que en ese caso mucho depende de la buena voluntad de los acualejefes del ejército, aunque la representación popular puede contribuir desde ahora a reforzar esta buena voluntad, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio militar. Como sucedió con la legislación de la fábrica, también en ene sector, conseguir una reducción del período de reclutamiento daría la posibilidad de hacer muchas cosas que una mentalidad miope y los intereses particilaristas consideran "imposibles" en la actualidad. De tal manera que -en la medida en que se dé importancia al mantenimiento de una fuerza armada fanto de ataque como de defensa - el problema principal, junto con la indispensable modificación de la ubicación política del ejército, no consistirá tanto en yer u se necesita o no una milicia, sino, más bien, en qué reducción del período o reclutamiento puede hacerse inmediatamente y cuál en forma gradual más tarda. sin dejar a Alemania en condiciones de inferioridad ante los estados limítroles

Pero la socialdemocracia, como partido de la clase obrera y de la paz, giêne algún interés en mantener el potencial defensivo de la nación? Existen digeral razones por las que uno se vería inclinado a responder negativamente, sobre todo si se toma en cuenta como punto de partida la afirmación del Manifiesto comunista de que "el proletario no tiene patria". Sin embargo, esta afirmación podria ser válida cuando mucho para los obreros de los años cuarenta en que estaban desprovistos de derechos políticos y se refan excluidos de la vida poblica; pero actualmente ya ba perdido gran parte de an veracadad, a pesar de enorme desarrollo de las relaciones reciprocas entre las naciones, y seguirperdiendo aún más a medida que el obrero deje de ser profesario para convenfirse en ciudadano. El obrero que en el estado, en las comunas, etc., es electron con iguales derechos y participa en el bien contin de la meión; el obrero con comunidad educa a sus bijos y protege su salud, del mismo modo que le proporciona una seguridad contra los infortunios -cate obrero tendrá incessulemente una patria por el hecho de ser ciudadano del mundo, del mismo modo que las raciones se acercan entre el rada vez más sin perder an propia indiredualidad. Seria muy cómodo que los hombres hablaran algún día la misma

ua. No es de ninguna manera descable la disolución completa de las nacioni tampoco es de esperarse en el futuro de la humanidad. No es deseable enna de las grandes naciones civilizadas pierda su independencia, como tampuede quedar indiferente la socialdemocracia ante el hecho de que la on alemana, que ha contribuido y sigue contribuyendo honestamente a syllización de las naciones, quede abandonada en el consenso de las naciones. Actualmente se habla mucho de la conquista del poder político por parte a socialdemocracia; y por lo menos, a juzgar por la fuerza que ha adquirido Alemania, no es imposible que una serie de acontecimientos políticos la en en breve tiempo a asumir un papel decisivo en el país. Pero, precisamente vista de tal eventualidad, y considerando la distancia que todavía separa a mueblos vecinos de esta meta, la socialdemocracia debería asumir un carácter siguiendo el ejemplo de los Independientes de la revolución inglesa Te los Jacobinos de la francesa. Esta es una condición indispensable para mener su poder. Debe confirmar su aptitud de partido dirigente y de clase egente, actuando a la altura de la tarea de salvaguardar, con la misma firme-

los intereses de clase y el interés nacional. Si escribo esto, no es por un capricho chovinista —que en mi caso realmente gratuito-, sino únicamente con la intención de analizar objetivamente deberes que le incumben a la socialdemocracia a partir del día en que se mentre en una situación semejante. Siempre consideré y sigo considerando internacionalismo como un valor prominente y no creo haberlo atacado en odo alguno con los principios que he expuesto en las páginas anteriores. La centilemocracia podría obstinarse en una actitud meramente crítica ante los roblemas políticos nacionales sólo en el caso en que se limitara a la propaganda ofrinal y a la experimentación socialista. Sin embargo, la acción política por misma constituye un compromiso con el mundo no socialista y obliga en prinpio a tomar medidas que no son socialistas/ No obstante, el movimiento namai poco a poco se volverá socialista lo mismo que el movimiento municipal. memos muy bien que en la actualidad existen, dentro de los estados democráos, socialistas que prefieren llamarse nacionalistas y que hablan sin ningún moi de la nacionalización del suclo, etc., en lugar de limitarse a hablar de ecialización que es una forma de expresarse mucho más indeterminada y que di más la idea de que se omere corregir el término en lugar de probundizarlo.

De estas observaciones se desprende, en principio, la idea directris que deteollar en la situación actual la actitud de la social temperaria ante los problein de la politico exterior. A pesar de que el obrero no es todavio un cinda uno con plenos derechos, sin embargo, no está tan desprovisto de derecho. ano para que le sean indiferentes las entereses nacionales. Y a pesar de que la daldemocracia no está todavia en el poder, son embargo, astune ya una posiion de poder que le unpone ciertas obtigaciones. Su voy pesa considerablemente «Ta balanza. Dada la composición actual del ejército y la absoluta intertidomre sobre el efecto moral de la artillerla de pequeño calibre, el gobierno lo mará mucho antes de arriesgarse a una guerra en la que tenga como advertio decidido a la socialdemocracia. No es necesario que la socialdemocracia oda a la hueiga general para poder expresar una opinión muy importante, no es que decisiva, a favor de la paz; y lo hora siempre con toda la energia

que sea necesaria y posible, como lo dicta el antiguo lema de la Internacional E intervendrá también, como lo dicta su programa, en los casos en que sur la conflictos con otras naciones y no sea posible un entendimiento directo para llegar a una solución arbitral de las divergencias. Sin embargo, no hay nada qui la obligue a renunciar a la salvaguardia de los intereses presentes y futuros de Alemania, si los chovinistas ingleses, franceses y rusos se escandalizaran de los medidas tomadas al respecto, o por el hecho de que así lo hicieran. En el caso en que por parte de los alemanes no se trate simplemente de ideas fijas o ale intereses particulares de ciertas esferas, sin importancia o hasta nocivas para el bienestar del pueblo; y en el caso en que realmente estén en juego hopos tantes intereses de la nación, el internacionalismo no puede ser pretexto para una dócil condescendencia con las pretensiones de los intereses extranjeros.

No es mi intención proponer aquí una nueva concepción. Tan sólo pretendo resumir una metodología que sirve de base a casi todas las declaraciones de Marx, Engels y Lassalle sobre los problemas de la política exterior. Cosa que por otra parte, no equivale a sugerir que se adopte una actitud peligrosa par la paz. Actualmente las naciones no entran tan fácilmente en guerra, y en algunos casos, una actitud firme puede prestar mejores servicios a la paz que une condescendencia sistemática.

Muchos consideran que la docuina del equilibrio europeo ha sido superada, y en su forma antigua si lo es. Pero modificando su forma, el equilibrio de la potencias desempeña todavía un importante papel en la solución de los cómilio tos internacionales. En ciertos casos, la atenuación o el fracaso de determinator medidas depende, sin embargo, de la fuerza de coalición de las potencias que la apoyan. Ahora bien, considero legítimo el esfuerzo de la política imperial alemana por asegurarse en casos como éste el derecho a coparticipar en las decisiones y exagerada, para las tareas de la socialdemocracia, la oposición de principio a las medidas que de ahí se derivan,

Pongamos un ejemplo concreto. La adquisición de la bahía de Kiaocheufue criticada duramente por la prensa socialista alemana de su época. Mientra la crítica se redujo a las circumstancias en que se llevó a cabo la adquisición, la prensa socialdemocrática estaba en su derecho y tenía la obligación de hacedo Igualmente justa fue la oposición decidida a una política, directa o indirecto, de repartición de China, porque dicha política no entraba de ninguna manera en los intereses de Alemania. Pero no puedo estar absolutamente de acuerdo con algunos periodicos que llegan al punto de afirmar que el partido debís con denar en principio de manera incondicional la adquisición de la bahía.

El pueblo alemán no riene ningún interés en que se reparta China. Alemania; se contenta con un pedaro del Imperio en ettestión. El pueblo al mán tiene, no obstante, un interés enorme en que China no se convierta en notto de otras naciones; tiene un interés enorme en que la política comer: 1 de China no quede subordinada al munico de una mación estranjera en par cular o de una coalición de potendas estranjeras; en una palabra, tiene un mero

<sup>•• (</sup>N. del 4.) Se me foia echado en ara estas alternacionas en au época como conc pende de cinte abazlicida alemán, para decir mai cardo que en action abrante la guerra mendial era contradictoria. Amoque el problema que se plantes no es el de la guerra y = (%) sino el de la política exterior de la socialdemocração en tiempos de paz.

me en que Alemania tenga derecho a coparticipar en todas las decisiones se refieren a los problemas de China. Su comercio con China depende de derecho de veto. Si la adquisición de la bahía de Kiaocheu es un medio asegurar y reforzar este derecho de veto —y será difícil negarlo—, consique esto constituye para la socialdemocracia un motivo válido para no cer una oposición prejuiciosa. Dejando a un lado el modo en que se llevó bo la adquisición y las piezas oratorias que lo acompañaron, puede arse con seguridad que fue el peor golpe que ha dado la política exterior

El problema consiste en garantizar la libertad de comercio con China y en una. Ya que no cabe la menor duda de que aun sin esta adquisición, China vería atraída cada vez más a la esfera de la economía capitalista, y de que unién sin aquélla, Rusia habría seguido su política de cercamiento y en la mera ocasión que se le presentara habría ocupado los puertos de la Mandria. Se trataba simplemente de saber si en ese entonces Alemania debía crude de brazos viendo de qué manera China, a través de una serie de hechos numados, caía cada vez más en la dependencia de Rusia, o debía asegurarse el ordenamiento de los asuntos de China, o tenía que contentarse con mular protestas tardías. En ese sentido, y por encima del significado oficial de se le quería dar, la ocupación de la bahía de Kiaocheu se reducia y se luce a la adquisición de una garantía para los intereses futuros de Alemania China, y en este sentido, podría aprobarlo también la socialdemocracia, sin una en lo más mínimo a sus principios.

Sin embargo, dada la irresponsabilidad con que se ha desarrollado la polítiaterior alemana, el problema no consiste en dar un apoyo positivo a dicha olítica, sino en dar una justificación racional a la actitud negativa de la socialenocracia. Sin una garantía de que tales empresas no se utilizarán, sobrelindo la representación popular, para fines distintos de los previstos —por mplo, para lograr un pequeño éxito inmediato que comprometa mayores meses futuros—, sin tales garantías, la socialdemocracia no puede asumir la

ponsabilidad de las medidas de política exterior.47

Como es obvio, las directivas desarrolladas aquí a propósito de la posición de deben asumir en cuestiones de política exterior, se acercan mucho y la mitud observada en la práctica por la socialdemocracia. No me corresponde de hasta qué pumo dichas directivas en cus premisas fundamentales coinciden

on la linea reorna que domina en el parcido.

Generalmento en estas cosas la tradición desempeña un papel mucho más appartante de lo que nos imaginamos. Forma parte de la naturaleza de todos lo partidos progresistas das poca importancia a los cambios sucedidos. Su encipal atención se dirigo consumtemente a lo que rodavía no ha cambiado con determinados lines —como cuando se trata de catablecer objetivos— mas

of [N. del 4] Para valorar en su justa dimensión el discurso anterior, hay que recordar ou cuando escribi estar como es decir, en el invistro de 1898-1899, parecia que China, agodo por la correta outrido aute japon y sacudida por los desórdenes internos, debía esta bujo dominio de la Rusia muista. Pero debo admitir que menospreció el infinjo del archamble oricho de un amunica sobre la política exterior alemana.

tendencia está plenamente justificada y es útil. Pero una vez que han indominados por esta tendencia, dichos partidos terminan también por ceder mente a la costumbre de perseverar, más de lo que es necesario y útil, en justificacionales cuyas premisas han cambiado considerablemente. Al descuídus sobrevalorar estas modificaciones, van cada vez más en busca de hechos qui hagan aparecer a pesar de todo esos juicios como exactos, en lugar de preguntarse si, en base a ese conjunto de hechos, el juicio no se ha transformado más bien en un prejuicio.

Tengo la impresión de que ese apriorismo político se encuentra presenta

también cuando se plantea el problema de las colonias.

En principio, un éxito eventual o un fracaso de las nuevas colonias es, en actualidad, completamente indiferente para el socialismo o para el movimiento obrero. La suposición de que la extensión de las colonias entorpece la realización del socialismo, se basa en última instancia en la idea ya envejecida de que la realización del socialismo depende de la creciente reducción de la esfera de los poseedores y del empobrecimiento progresivo de las masas. En los capítulos anteriores he demostrado que la creciente reducción de la esfera de los poseedores es una lábula; en cuanto a la teoría del empobrecimiento ésta ha sido abandonada en términos generales, si no es que con todas sus consecuencias pexplícitamente se la ha reducido a una interpretación lo más metafórica pou explícitamente se la ha reducido a una interpretación lo más metafórica pou ble.\*\* Pero aun en el caso en que fuera exacta, las colonias que actualmento lo interesan a Alemania no tienen la más mínima posibilidad de influir ma rápidamente en la situación social metropolitana como para poder frenancia poder frenancia.

terpretación metafórico. Si Marx, escribe, al final del primer Libro de El capital habla de creciente "masa de la miseria" ocasionada por el progreso de la producción, con esto había de entender "no un mero retroceso absoluto de las condiciones económicas del trabajados", de "únicamente un retroceso de su situación social en conjunto en relación con el progres desarrollo civil, es decir, en relación con el aumento de la producción y la madutación de los necesidades civiles generales". El concepto de miseria no sería un concepto rigido. "Lo mara el obrero de una determinada categoría que está separado del "patrón de su trabajo por una profunda diferencia, resulta ser un nivel que hay que alcanzar, para el obrer ratificado de otra categoría que tal vez es superior capititualmente a su "patrón de tratago puede resultarle como masa de miseria y de opresión, can grande que despierte su indignación y su rebelión" (Die Neue Zeil, avm. 1, pp. 402-403).

A pesar de que Marx no hubla en el pasaje citado únicamente de la masa creciente de la miseria y de la opresión, sino también de la masa creciente de "la servidumbre, de la da neración, de la explotación". ¿También esto debemos corenderlo en el citado sentido pid wickiano, y asumir que existe una degeneración solo velativa del obreto en relación um el aumento de la civilización general? Yo no lo veo aut, ni tampoco Conow. No, en el panien tuestión Mara se expresa en términos completamente positivas: "una disminución comiso te en el número de los magnates capitalistas que naurpan y monopolitan todas las ventaja de este proceso de trastocamiento, se acrecienta la masa de misoria, de opresión", etc. en (E. Marx, El capital, 1/8, p. 953). La teoría del destinute se puede basar en esta contraposición, pero no en la superioridad de la miseria moral sobre los superiores espisiualmente inferiores, es decir, en una situación que en propia de los escribas de todas las organizacion

jerárquicas.

Entre parênțesis, para mi tonnituye una pequena satisfacción ver cômo Lunow lonmorillar con la realidad las afirmaciones en que se basa la teoria del derrurabe, con sóluhacer desaparecer de improviso a los obseros de las diversas categorias con ideas sociales radicalmente diferentes. ¿Son también éstos, "obreros ingleses"? ista, la socialdemocracia alemana no tendría ninguna razón para temer la dica colonial del Imperio alemán. Y si es así, si el desarrollo de las colonias aquistadas por Alemania (y esto puede aplicarse también a las que eventualne pueda adquirir todavía) requiere un tiempo tan largo que excluye dune muchos años todavía una reacción considerable sobre la situación econóde Alemania, la socialdemocracia puede, por estas razones, plantearse el
iniema de estas colonias sin tomar partido. También hay que excluir la polidad de una reacción seria de las posesiones coloniales sobre las relaciones
nicas de Alemania. El chovinismo de la marina, por ejemplo, está, sin duda,
mamente vinculado con el chovinismo rolonial y, en cierto modo, se nutre
de Aunque no lo necesita para existir, ya que Alemania tuvo una marina
cho antes de que pensara en la adquisición de colonias. Sin embargo, hay
reconocer que la existencia de este vínculo da pie a una mejor justificación
una oposición radical a la política colonial.

Existen mil motivos para exigir, antes de proceder a la adquisición de colon, un cuidadoso examen de su valor y de las perspectivas que ofrecen y un
atrol riguroso de su administración; pero no existe un solo motivo para congrar la adquisición misma como algo que hay que rechazar en forma aprion. La posición política de la socialdemocracia, dictada por el actual sistema
gobierno, le impide asumir ante estos problemas una actitud que no sea de
dea; en cuanto al problema de si Alemania tiene actualmente necesidad
colonias, se puede responder con toda razón negativamente, en lo que resceta a las colonias que faltan por adquirir. Aunque el futuro también tiene
richos sobre nosotros. Si consideramos que Alemania importa en la actualidad
fa año una enorme cantidad de productos coloniales, debemos preguntarnos
abién qué sucedería en el momento en que fuera deseable poder traer de
atras colonias una parte por lo menos de estos productos. Podemos soñar
lo que queramos sobre la rapidez del proceso de desarrollo de Alemania,

o que queramos sobre la rapidez del proceso de desarrollo de Alemania, aque no podemos hacernos ilusiones sobre el hecho de que en toda una serie o os países se requiere todavía mucho antes de que pasen al socialismo. O si no es vergonzoso explotar los productos tropicales, no puede ser vertos tampoco cultivar esos productos por cuenta propia. El elemento decisivo de el "si" sino el "cómo". No sólo no es necesario que la ocupación de hace tropicales por parte de los europeos perjudique la vida de los indígenas, un que ni siquiera ha sucedido hasta ahora. Además puede reconocecse ablo derecho condicionado de los salvajes sobre los territorios ocupados por ellos, un ilusación superior tiene, en última instancia, también un derecho superior. No la conquista sino el cultivo del suelo es lo que crea el título jurídico mitórico a su utilización. 49

Lo mi opinión, éstos son los criterios básicos que deberlan regir la posición la socialdemocracia en sus problemas de política colonial. V no introducento la práctica, ninguna modificación de importancia en la actitud parlamenta

<sup>\*\* &</sup>quot;Ni siquiera toria una sociedad una nación n, es más, todas las sociedades contampos reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo son sus poseedoras, sur asufructuarias, a legaria mejorada, como buen patera juntillas e las generaciones venideras" (K. Manapital, m/S. p. 987).

ria del partido; pero, repito, el problema no consiste sólo en saber cómo votará en esta ocasión, sino también cómo se justificará este voto.

Dentro de la socialdemocracia hay personas que consideran como chovina mo o como atentado al internacionalismo o a la política de clase del prolessiado cualquier intervención en favor de los intereses nacionales. Del mismo modo que Domela Nieuwenhuis tachó de chovinismo la conocida declaración de Bebel en el sentido de que, en caso de agresión por parte de Rusia, la social democracia pondría su gente al servicio de la defensa de Alemania, reciente mente el señor Belfort Bax descubrió, en una declaración análoga de H. M. Hyndmann, un ejemplo de deplorable jingoismo. Hay que admitir que no siempre es fácil definir la línea de demarcación, más allá de la cual la representación de los intereses de la propia nación deja de ser legitima y degenera en patriotismo agresivo; aunque el remedio contra las exageraciones de estre no está ciertamente en lo que tiene de exageración la otra. El remedio hay que buscarlo más bien en el continuo intercambio de ideas entre los de mócratas de los países civilizados y en el apoyo a todos los factores y las institu

ciones que actúan en favor de la paz.

Pero volvamos al problema de las reivindicaciones inmediatas del programa del partido. Si algunas de estas reivindicaciones no se han puesto nunca haga ahora o sólo se han puesto en forma de reformas parciales, en el orden del @ de la agitación y de la acción parlamentaria del partido, se han establecido en cambio objetivos mucho más avanzados en otras reivindicaciones que se reliciena las exigencias del programa. Para los casos en que esto exija la prohibición del trabajo industrial para los niños menores de catorce años, el congreso para la protección del trabajo organizado en Zurich en 1897, fijó 15 años como límite mínimo para el trabajo de los niños, cosa que para muchos socialistas es demasiado poco. Por mi parte estoy convencido de que en las circunstancias actuales no es posible considerar esta extensión como un mejoramiento. Una vez delimitado el tiempo de trabajo, de acuerdo con lo que soporta el físico juvenil am sufrir daños, y una vez dejado el tiempo libre suficiente para el juego, la recreación y la educación, el principio del trabajo productivo para los jóvenes que han cumplido los catorce años no es un mal tan grande que requiera una probibición general. Todo depende de la naturaleza y de las condiciones de trabajo. como lo reconoce en principio la misma legislación que prohíbe la ocupación de trabajadores jóvenes en algunas ramas particulares de la industria, mientras que en otras señala con precisión la duración permitida de la jornada de trabajo. En esta ulterior elaboración de esta reglamentación y en el perfeccionsmiento de la instrucción es donde yo veo el desarrollo racional de la protección de la juventud, y no en el establecimiento mecánico de los límites de edad para el trabajo industrial.

so Hyndmann sostiene enérgicamente la idez de que inglaterra, para garantizate el amporte de los bienes allucenticios, tenía necesidad de una flota de guerra capaz de a comcualquier coalición enemiga: "Nuestra existencia como nación de hombres libres deposide nuestro dominio de los maras. No puede decirse lo mismo de ningún otro pueblo co ornosránces. A pesar de que nosotros como socialistas somos enemigos, por una necesidad estantade los armamontos, debenos con todo mirar de frente a la realidad" (Justice, 31 de dicienbre de 1899).

vor otra parte, existe un reconocimiento general de la vinculación que hay por este problema y el problema de la escuela. Si deseamos obtener resultados ostactorios, es preciso controlar el problema del trabajo juvenil a partir de la rela y relacionarlo con esta última. Si Siempre y cuando el trabajo industrial pudique la asistencia sanitaria y las tareas educativas de carácter moral e incual de la escuela, habrá que prohibírlo; de otra manera, cualquier prohibino general que se refiera aun a las clases de edad que ya están fuera de la algación escolar, será rechazada decididamente. Está totalmente equivocado necho de introducir en este problema una serie de preocupaciones económicomo la limitación de la producción y la competencia obrera. Sería mejor siempre presente que el trabajo productivo o, usando una expresión mecquívoca, el trabajo socialmente útil tiene un alto valor educativo y que, consiguiente, no se lo puede considerar —aunque no fuera más que por este pro—como una cosa que hay que combatir en si misma.

ducho más importante que el problema de la insistencia en las reivindicames ya inscritas en el programa, es en la actualidad el de la complementación
programa del partido. A este propósito, la práctica ha puesto al orden del
toda una serie de cuestiones que, en el momento de elaborar el plan, se
inderaron en parte todavía demasiado lejanas como para que la socialdemotoda debiera ocuparse de ellas en forma específica, y en parte se consideraron
aficientes en su alcance. Y ellas son: la cuestión agraria, el problema de la
títica comunal, el problema de las cooperativas y algunas cuestiones de deredel trabajo. El gran desarrollo que experimentó la socialdemocracia en los
no años transcutridos desde la redacción del programa de Erfurt, su influjo
la política interna de Alemania, sumados a las experiencias de otros países,
hecho impostergable la profundización de todos estos problemas, al mismo
mpo que muchas de las opiniones al respecto que por aquel entonces domi-

man han sido rectificadas sustancialmente.

# La cuestión agraría

o lo que respecta a la cuestión agraria, hasta los que consideran que la ecomía campesina está destinada a la ruina, han modificado considerablemente

M En un escrito titulado Cómo hacer, un ingeniero ingles, John Richardson, miembro Federación socialdemocrática, elaboró un plan para ja realización del socialismo, conone al cual se debía hacer que la escuela fuera obligatoria y gratuita hasta los veintidos in embargo, de los catorce en adelante debían dedicarse cuatro horas diarias al traproductivo, y de los diez y nueve años en adelante, seis horas. Hasta aqui y en otros puntos del plan, a pesar de que las dificultades económicas del asunto estaban autilindas, funciona de una manera perfectamente racional. "Para que una reforma social logre african - escribe el autor - debe obedecer a las rigulentes condiciones: primero, debe acr able, ex decir, debe tomar en cuenta la naturaleza homarta tal cital es y no como debesta egundo, no debe intentar una transformación violenta « improvisada del ordenaron no 🖺 sociedad, tercero, sus efectos, durante un aplicación gradual, debem ser siempre incowww y seguros; cuarto, debe, una vez introducida, tener efectos duraderos y funcionar auto-Securence, quinto, su acción debe corresponder a las exigencias de junticia y su realiza-📝 a las de templanta; sexto, debe ser clástica, es decir, permitir constantemente la amedón, la modificación y el perfeccionamiento" (How It con be done, or constructive au-Dia, Landres. The Twentieth Century Press).

sus previsiones sobre el lapso que se requerirá para que ésta se lleve a cabo. Il los recientes debates que ha debido sostener la socialdemocracia sobre la política agraria, ciertamente se han presentado todavía considerables divergencia, opinión sobre este punto, aunque se refieren principalmente a la cuestión de que la así fuera menester, hasta qué punto debería la socialdemocracia alinearse lado del campesino en cuanto tal —es decir, en cuanto empresario agrícola «».

tónomo- en contra del capitalismo.

Es más fácil plantear esta cuestión que darle solución. El hecho de que la gran masa de los campesinos, aun cuando no sean obreros asalariados, pertenes can a las clases trabajadoras -es decir, no obtengan su subsistencia de un umo ple título de propiedad o de un privilegio de nacimiento-, los aproxima la mediatamente a la clase de los asalariados. Por otra parte, los campesinos representan en Alemania una fracción tan importante de la población que en muchas circunscripciones electorales, sus votos sirven para decidir entre los para tidos capitalistas y los partidos socialistas. Si la socialdemocracia no quisiera y no quiere limitarse a ser un partido obrero, en el sentido de constituir suetani cialmente una mera integración política del movimiento sindical, debe preomparse por interesar en la victoria de los propios candidatos por lo menos a um gran parte de los campesinos. Por lo que respecta a la masa de pequeños com pesínos, esto se logra, a la larga, únicamente al luchar por una serie de disse siciones que mejoren las perspectivas para un futuro inmediato y les den fillidades inmediatas. Sin embargo, la legislación no puede hacer distinciones dentro de la multiplicidad de disposiciones que se toman al respecto, entre in campesino pequeño y uno mediano, y además, no puede ayudar al campesino como ciudadano del estado y como trabajador, sin sostenerlo por lo menos indirectamente también como "empresario".

Esto ya está considerado entre otras cosas en el programa de política agram socialista que Kautsky formuló al final de su ensayo sobre la cuestión agranti titulado "La neutralización del campesinado". Kautsky demuestra de manga convincente que, aun después de una victoria de la socialdemocracia, est. ollo ma no tendría ningún motivo para exigir la eliminación de la propiedad compesina; pero también se presenta al mismo tiempo como un decidido adversariode los que apoyan ciertas disposiciones o presentan ciertas reivindicaciones que se orientan a la "protección del campesino" en el sentido de mantener con vida artificialmente al campesino en cuamo empresario. Propone y considera admisible apoyar toda una serie de reformas orientadas al alivio de las comuna rurales y al aumento de sus londos de ingreso. Pero, estas medidas, ça cual de las clases beneficiarían principalmente? Según Kantsky, beneficiarían a Jo-ampesinos. Ya que, como señala en otra parte de su obra, ni siquiera en un iegmen de sutragio universal es posible hablar de un influjo serio del proleta attoagricola sobre las cuestiones comunales, porque en el campo está deminado aislado, demasiado atrasado, demasiado dependiente de los poros dadores & trabajo que lo controlan. "No se puede imaginar aquí una política que no some dentro de los intereses de la propiedad del suelo, como tampoco se puede inmit siquiera en la actualidad en una agricultura moderno cealizada por la comunini en un gran negocio agricola cooperativo administrado por la comuna curil-(K. Kautsky, La cuestión agraria, México, Siglo XXI, 1977, p. 280). Dando por

ontada esta situación y durante todo el tiempo que siga subsistiendo, es evime que una serie de medidas como "la incorporación en las comunas rurales
las reservas de caza de la gran propiedad del suelo", "la asignación al esdo de los gastos para las escuelas, para los pobres y para las vías de comunicam, seguirían mejorando la situación económica de los campesinos y consolando también su propiedad o lo que en la práctica es lo mismo, protegiendo
campesino.

En mi opinión, son dos las premisas que libran de toda sospecha a la internción en favor de la protección del campesino: la primera, que vaya acommada de una protección eficaz semejante de los obreros agrícolas; la segunda condición imprescindible para su realización—, que exista democracia en el allo y en las comunas.52 Son las dos premisas que propone también Kautsky. anque Kautsky menosprecia el peso que tienen los obreros agrícolas en la muna rural democratizada. Indefensos, como los describe Kautsky en el lugar ido, los obreros agrícolas lo son sólo en aquellas comunas cada vez menos microsas, que han quedado completamente fuera de la corriente de tráfico. a cambio el obrero agrícola --como el mismo Kautsky lo demuestra en base on material amplio-, por lo general, ya es bastante consciente de sus interey lo sería aún más en un régimen de sufragio universal. Por no decir que nuna gran parte de las comunas existe toda una serie de oposiciones de intees entre los mismos campesinos, y que en las comunas rurales existen elemintos, como los artesanos y los pequeños comerciantes, que en muchas cosas men más intereses comunes con los obreros agrícolas que con la aristocracia mpesina. Todo esto llevaría rara vez a los obreros agrícolas a encontrarse Mados frente a una compacta "masa reaccionaria". Además, a la larga, también democracia se encaminaría al socialismo dentro de la comuna agrícola. Condero que la democracia unida a los efectos de los grandes revolucionarios en sector de las comunicaciones, es una palanca para la emancipación de los meros agrícolas mucho más poderosa que las transformaciones técnicas de la mnomía campesina.

Por lo demás, los puntos principales del programa de Kautsky, sobre todo que más enfatiza, no son otra cosa, en realidad, que una aplicación de las elvindicaciones de la democracia burguesa a las relaciones agrarias, reforzada or las amplias medidas protectoras en lavor de los obreros agrícolas. Quien ha guido hesta aquí mi exposición, se habrá percatado de que todo esto no constituye para mí un motivo de reproche. Y tampoco sostengo mada que Kantsky atmo no haya señalado expresamente. Este último se ve en la obligación de cabazar para su programa el título de programa agrario socialdemócrata, ya que

of Prescindo aquí de las cuestiones técnion-administrativas conectadas con estos problemas esta obviamente un communentido asignarle e un organismo —e) estudo —el deber de proportinar los medios, y a otro—las comunas—un derecho limitado de disponer de tales medios, nía necesario dar al estado, es decir, al órgano que proporciona los medios un amplio esto de control financiero aobre los presupuestos comunales, o las comunas deberian condibuir por lo menos en parte a solventar los costos necesarios para llevar a caiso los fines replicatos, de tal mancra que los gastos contrarios a tales fines recayeran también sobre ellas, ar lo que a rol respecta, soy de la opinión de que en cuestiones de cate gênero el estado debe resenta, la autoridad financiara mixidiaria y no la primario, [Etta úlcina fras e suprimito la edición de 1920, E.]

sus reivindicaciones a favor de los obreros agrícolas de las administraciones rurales autónomas, en parte se hallan contenidas sustancialmente en las reivin dicaciones sindicales y en las directamente políticas de la socialdemocracio en parte, fuera de la nacionalización de la administración forestal y fluvial aportan sólo "pequeñas medidas" que por otro lado ya se han realizado parcia mente y que le permiten a la socialdemocracia distinguirse de los demás por tidos, únicamente por la despreocupación con que representa el interés general en contra de la propiedad privada. Sin embargo, la posibilidad de definir un programa como socialdemócrata o no, no depende del alcance de las reivindios. ciones en particular, sino más bien del carácter y del alcance del conjunto de las reivindicaciones en su organicidad. La socialdemocracia puede adelanta como reivindicaciones inmediatas únicamente las que corresponden a las reliciones actuales, con la condición de que contengan en germen la posibilidad de desarrollarse ulteriormente en la dirección del orden social al que ésta aspu-Sin embargo, no existe una sola reivindicación por la que no pueda luchar las o cual partido no socialista. Una reivindicación que en principio tuviera como opositores necesarios a todos los partidos burgueses, tendría por esto mismo un carácter utópico. La socialdemocracia no puede, por otra parte, adelantar in reivindicaciones que en la actual situación económica y política sirven más poconsolidar las actuales relaciones de propiedad y de poder que para atenuaria. salvo en el caso en que las medidas correspondientes puedan convertirse, demiro de un contexto y un nivel avanzado de desarrollo, en una palanca para la transformación socialista de la producción. Una de las reivindicaciones que Kaudo abandonó después de madura reflexión, fue, por ejemplo, la de la nacionaliza ción de las hipotecas, que hoy día no interesa de ninguna manera a la social democracia.

No pretendo hacer un examen detallado del programa de Kautsky — con el cual, como ya lo dije, estoy plenamente de acuerdo, en principio—, pero que que es mi deber no dejar pasar algunas observaciones al respecto. En mi opinión, como ya se ha visto, las tareas (undamentales que debe cumplir en la actualidad la socialdemocracia respecto a la población rural, se pueden dividir

en très grupos.

I] Lucha contra todos los residuos y apoyos que todavía existen de la propiedad feudal del suelo y lucha por la democracia dentro de la comuna y dontro del distrito. Lo que significa, como dice Kantsky, luchar por la supresión de la lideicomisos, de los cercamientos de las fineas, de las reservas de caza, en Peto allí donde Kautsky habla del autogobierno más completo dentro de la comuna y dentro de la provincia, yo sustituiria la expresión "más completo", que me parece mal elegida, por la de "democrático"; los supertativos confunden caisiempre. Decir "el autogobierno más completo" puede referirse a la esfera de los participantes, mientras que lo que la expresión quiere decir se indica mejor con el término "autogobierno democrático"; aunque también puede referirse a los derechos soberanos, en cuyo caso significaria um absolutismo de las comuna que no es necesario ni está de acuerdo con los requisitos de una democracia sana. Por encima de las comunas está el poder legislativo general de la nación—para asignar las lunciones determinadas y para representar el interés colectivo contra su interés particular.

Protección y alivio de las cargas de las clases trabajadoras de la agricultu-Bajo este título se incluye la protección de los obreros en sentido estricto: mileión de la servidombre, delimitación del horario de trabajo, de las distinrestegorlas de asalariados, policía sanitaria, instrucción y una serie de disponones de alivio fiscal en favor del pequeño campesino. En cuanto a la defensa los obreros agricolas, la propuesta de Kautsky en el sentido de prohibir el abajo de los adolescentes entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, no que re e razonable. En los meses de verano, esto significaría desplazar el trabajo lus primeras horas de la mañana a las horas más calurosas del día, horas en ue actualmente está establecido el trabajo normal. Ordinariamente en el camse levantan más temprano durante el verano y es indispensable empezar onto algunos trabajos en el período de la recolección.54 En la agricultura, la ana da laboral normal no puede fijarse con los mismos criterios utilizados en industria. Para determinarla de manera adecuada no existe otro medio como el mismo Kautsky lo propone- que el de establecer un plan de trabaque abarque todo el turno de los trabajos manuales, que tome en cuenta la mi aleza de los díversos trabajos estacionales, ligados a las condiciones metcologicas, etc., y que se base en un promedio del horario de trabajo máximo misible tanto para los trabajadores jóvenes como para los adultos, haciendo e corresponda, por ejemplo, a la jornada laboral normal de ocho horas para adultos, una jornada laboral normal de seis horas para los jóvenes.

Lucha contra el absolutismo propietario y promoción del sistema coopetivo. Entran aqui reivindicaciones tales como la "Iimitación de los derechos la propiedad privada sobre el suelo, a fin de promover: 1] la separación y minación de la Gemenglage, 2] las mejoras del campo, 3] la prevención de las idemias" (Kautsky). "Reducción de los cánones excesivos de arrendamiento, or parte de tribunales adecuados" (Kautsky). Construcción, a costa de las comas, de habitaciones sanas y cómodas para los trabajadores. "Facilidades legapara el establecimiento de acuerdos de carácter cooperativo" (Kautsky). Intorización para que las comunas adquieran, ya sea mediante la adquisición legta o por medio de la expropiación, tierras y las puedan rentar a los trabatores o a las cooperativas de trabajadores con una baja casa de interéx."

## n. La política cooperativa

la altima reivindicación nos lleva a la exestión cooperativa. Después de todo eque se ha dicho en el esplialo sobre las posibilidades económicas de las

así se procede en el cultivo de las praderas, en el corte de la hierba, en que la tarca dos más jóvenes consiste en extender la hierba contado para que se seque al sol do un día muno. Si no se les prohíbe este mabajo y el accesorio de revolver y amonitonar la hierba fon coiente, para ellos y para el trabajo mismo, permitir que se haga esto en los meses directos entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 4 y 8 de la tarde.

IV. del A.] Tales posibilidades, naturalmente con demastados prografos limitativos, in contenidas en la nueva ley inglesa subre las administraciones locales. En au sentido original, propuesto por el gobierno liberal en 1891, esta ley era mucho más radica), pero uso ser moderada en consideración de la opostelón de los conservadores, aposados por la luaro de los Lores.

cooperativas, puedo ser breve en este punto. Actualmente el problema no comsiste en la existencia o inexistencia de las cooperativas. Quiéralo o no la social democracia, existen y seguirán existiendo. Claro está que sirviéndose del pero que tiene sobre la clase obrera, podría y puede retardar la difusión de las coope. rativas; aunque al hacer esto no se haría ningún servicio a sí misma ni lo harle a la clase obrera. Mucho menos es aconsejable asumir las actitudes del descieño. so manchesterismo que se ha manifestado de diversas formas dentro del partido en relación con el movimiento cooperativo y que están motivadas por la allemación de que en el ámbito de la sociedad capitalista no son posibles las cooprativas socialistas. Sería mejor asumir una posición precisa y declarar abiena. mente qué clase de cooperativas considera la socialdemocracia que tiene que aconsejar y, dentro de sus posibilidades, sostener, y cuáles no. La resolución votada en el congreso berlinés del partido de 1892, respecto al sistema cooperativo, es insuficiente por el mismo hecho de considerar unicamente una de la formas, la de la cooperativa de producción industrial, respecto a la cual es lícito albergar las más fuertes dudas cuando se la toma como empresa autónoma en funciones de competencia con las fábricas capitalistas. Pero lo que se ptiede decir de las posibilidades económicas de esta forma de cooperativa no puede aplicarse a otras formas de empresa cooperativa. No se le puede aplicar, por ejemplo, a las cooperativas de consumo y a las estructuras productivas mu acompañan a estas últimas. Y me pregunto si se puede aplicar a la cooperativa agricola.

Hemos visto con qué entusiasmo tan extraordinario ha acogido la poble ción agrícola de todos los países modernos, las cooperativas de crédito, de compra, de trabajo, de expedición, las queserías cooperativas, etc. Ciertamente en Alemania estas cooperativas casi siempre son cooperativas campesinas, o 163, representantes de la "clase media" del campo. Pero considero que está probado que tales cooperativas, unidas con la reducción de la tasa de interés que implim la creciente acumulación de capital, pueden contribuir realmente mucho a hacer competitivas las empresas campesinas frente a las grandes empresas. Ademái, estas cooperativas campesinas constituyen, en su mayoría, el punto de confluenc cia de los elementos antisocialistas, de los liberales pequeñoburgueses, de los clericales y antisemitas. En la actualidad la socialdemocracia considera su deber excluidas cass en forma general de sus perspectivas, ano cuando dentro de our filas se encuentre algún pequeño campesino al que la socialdemocracia te aproxima más que dichos partidos. El campesino medio siempre es el que le da la tónica a estas couperativas. Si le socialdemogracia pudo alguna vez albergar la esperanza de adquirir un mayor influjo sobre este estrato de la población utal a través de las cooperativas, ya ha perdido todo pumo de contacto. Considera que acrualmente se puede o se podría tomar en cuenta únicamente la couperativa de los obreros agrículas y de los campesinos más pequeños, cuya fórmila. por otra parte, no se ha descubierto aún o no se ha experimentado todaviá, Pero si no olvidamos que la creación de sólidas organizaciones sindicales de trabajadores agricolas no ha sido posible hasta abora ni siquiera en Inglaterali en que no existen ordenamientos serviles ni prohibiciones de asociación que las impidan y que por lo mismo auestras perspectivas en ese sentido son any asas, as mientras que por otra parte todos los agentes posibles han puesto mos a la obra para encadenar al trabajador agrícola a la gleba por medio concesiones y expedientes semejantes—si no olvidamos esto, deberemos contra también que a la socialdemocracia le corresponde la tarea de señalar por menos un camino que ponga a los obreros agrícolas en condiciones de utilizar modo el instrumento cooperativo. Las exigencias más importantes para il in son las siguientes: tierra suficiente y apertura de posibilidades de merdos de salida. En cuanto a la primera, creo que la reivindicación ya formudos—de autorizar a las comunas la adquisición de tierras mediante la exprosición y el arrendamiento a cooperativas de trabajadores en condiciones favorables— es la más susceptible de un desarrollo democrático. En cambio las osibilidades de contar con mercados de salida pueden ser ofrecidas por parte las cooperativas urbanas de consumo, en el caso de que la cooperativa obrera mai tuviera que luchar contra el boicot de los ambientes económicos capidants.

Sin embargo, las cooperativas obreras rurales se encuentran todavía sobre pipel; ante todo es preciso seguir luchando por la democracia. Cuando multio e podría tomar en consideración la fundación de las cooperativas de caráctutualista o privado que sugiere F. Oppenheimer. Pero se trata de un cobrema que al igual que el de la fundación de cooperativas de consumo, basa las tareas de la socialdemocracia en cuanto partido. Como partido político en pie de lucha, no puede entregarse a hacer experimentos económicos, antarea consiste en despejar el terreno de obstáculos legales que se interponen a movimiento cooperativo de los trabajadores y en luchar por la transformation adecuada de los órganos administrativos que están eventualmente destinidos a promover dicho movimiento.

Si la socialdemocracia no está llamada en cuanto partido a fundar cooperatora de consumo, esto no quiere decir que deba desinteresarse de ellas. La comtacida alirmación de que las cooperativas de consumo no son socialistas, se
tora en el mismo formalismo que durante mucho tiempo se ejerció contra los
málicatos y que actualmente empieza a ser sustituido por el extremo opuesto,
a hecho de que un sindicato o una coperativa obrera de consumo sea sociata o no, no depende de su forma sino de su esencia, del espíritu que los anita. Claro, no serán nunca el bosque; pero son los árboles que pueden formata actualidad el núcleo fecundo dei bosque del mañana. Dejando a un lado
metáloras, no constituyen el socialismo, pero como organizaciones obreras
men en si mismas suficientes elementos de socialismo que les permiten conteretirse en palancas poderosas e imprescindibles de la emancipación socialista
daro está que complican mejor sus tareas económicas, si desde el punto de
ata organizativo y administrativo quedan confiadas a si mismas. Pero como
eversión y hasta la hostilidad que muchos socialistas experimentaban en su

I [A'. del d.] En cuanto a los importantiamos ésitos que el maximiento de los litaceros do registrar en fialia, de unos años a esta parte no me parcee todavía que sea oportuno inflir un julcia definitivo esco, ais efectos crimomicosociales. De todos modos, ac han tendio resentes. Pero la hucha pare la regionida democrática en Alemania ha altanado el comino a grandes resiluciones ano poto no obtevios agricolas alemanos cuya organización ya había mido no optimo impulso.

tiempo contra el movimiento sindical, poco a poco se fueron transformando, primero en una benévola neutralidad y luego en un sentimiento de solidaridad lo mismo sucederá con las cooperativas de consumo —es más, en parie ya

sucedido. La práctica es una vez más la mejor guía.50

Los enemigos no sólo del movimiento revolucionario, sino de cualquier movimiento de emancipación de los trabajadores, con su campaña en contra de las cooperativas de consumo, han sido precisamente los que han obligado a la socialdemocracia a intervenir como partido en su favor. De la misma maner que la experiencia fue quien demostró la absoluta carencia de fundamento de algunos temores como el de que las cooperativas iban a quitarle al movimiento político obrero fuerzas intelectuales y de otra especie. Si en alguna parte pudo suceder tal vez esto en forma transitoria, a la larga sucederá más bien todo la contrario. La socialdemocracia, siempre que existan las premisas económicas y jurídicas adecuadas, podrá mirar sin perplejidades la creación de cooperativa obreras de consumo y hará bien en otorgarles todo su apoyo y todos los esfuenzos posibles.<sup>87</sup>

En principio, sólo desde un punto de vista la cooperativa de consumo podría dar origen a perplejidades: si fuera lo bueno que obstaculiza lo mejor, enten diendo por lo mejor la organización de la producción y de la distribución por parte de las comunas, tal como está prescrito en casí todos los sistemas socialistas. Pero, en primer lugar, la cooperativa de consumo democrática no necesita para abarcar todos los miembros de la comuna en que está localizada, modificar en principio sino únicamente ampliar su estructura, que concuerda plenamento con sua tendencias naturales (actualmente las cooperativas ya están, en alguno centros pequeños, casi a punto de contar como miembros a todos los habitantes de la comuna); en segundo lugar, la realización de este objetivo está tan lejans y presupone tantas transformaciones políticas y económicas y tantos niveles in termedios de desarrollo, que sería absurdo, por lo que a este último se refiere. renunciar a las ventajas que los trabajadores podrían obtener actualmente de las cooperativas de consumo. El problema actual, si se consideran las comunis en términos políticos, podría consistir únicamente en satisfacer las necesidades generales claramente determinadas.

## iv. La politica comunal

Con esto llegamos finalmente a la política comunal de la socialdemocracia. También ésta ha sido durante mucho tiempo el hijo bastardo o uno de los hijos bastardos del movimiento socialista. No ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, desde que un diario socialista extranjero (que desapareció en el faterin), redactado por personas muy inteligentes, rechazó con sorna como peque noburguesa la idea de utilizar desde hoy las municipalidades como palanca de la práctica reformadora socialista y, sin por esto prescindir de la acción parla-

nt Lo que no debe significar que le está permitido a la cooperativa de consumo vender mercancias a un precio menor, etrétera,

so [N. del A.] Desde la época en que se escribió, la cooperativa de consumo obrera se la genado el pleno reconocimiento en la socialdemocracia.

milaria, de partir de la comuna para encaminarse a la realización de las mindicaciones socialistas. La ironía del destino ha querido que el jefe de Macción de ese diario haya logrado ingresar en el parlamento de su país sólo el apoyo del socialismo municipal. Del mismo modo, en Inglaterra, la aldemocracia encontró en las comunas un terreno fértil para la actividad llés de que lograra enviar al parlamento sus representantes. En Alemania, evolución fue distinta; la socialdemocracia ya había obtenido desde hacía meho tiempo el detecho de ciudadanía en el parlamento, aum antes de estanecerse en forma definitiva en las representaciones comunales. A medida que extendía, aumentaban también sus éxitos en las elecciones de los consejos omunales, de tal manera que se impuso cada vez más la necesidad de elaborar no programa municipal socialista, como ya habia sucedido con algunos estados provincias. Sólo hasta hace poco, el 27 y 28 de diciembre de 1898, una confemeia de los representantes comunales socialistas de la provincia de Brandeurgo logró ponerse de acuerdo sobre un programa para las elecciones comunaque en términos generales debía responder plenamente a su objetivo y que p sus puntos particulares no se exponía a ninguna crítica de principio. Aunque Mo se limita —y no se puede pedir más a un programa de acción— a las dirindicaciones ya consideradas entre los derechos que en la actualidad comten a las comunas, sin entregarse a una polémica de principio sobre cuáles Merían ser, desde el punto de vista socialista, los derechos y los deberes de las omunas. ¿Qué reclama la socialdemocracia para las comunas y qué espera de

A este respecto, el programa de Erfurt se limita a decir: "Autodecisión y onogobierno del pueblo en el imperio, en el estado, en la provincia y en la onuna, elección popular de los cargos públicos", y reclama para todas las electones el sufragio universal, igual y directo de todos los adultos. No dice una palabra sobre la relación jurídica entre los organismos administrativos umerados. Sin duda la masa de los delegados, igual que el suscrito, entendían ese entonces la cosa de esta manera: que la sucesión en que se enumeraban organismos debía indicar su orden jerárquico, ya que, en caso de conflicto, ley del imperio debería prevalecer sobre la ley del estado y así sucesivamente. Deto en esta forma, por ejemplo, la autodecisión del pueblo dentro de la umana se suprimía mievamente o se limitaba. Como explíqué anteriormente, ousidero en realidad rodavía hoy que la ley o la decisión nacional debe consoluir la más alta instancia jurídica de la sociedad. Pero esto no significa que delimitación de los derechos y de los poderes entre el estado y las comunas oba ser la misma de hoy.

Actualmente, por ejemplo, el derecho de la expropiación de las comunas está on limitado que una gran cantidad de medidas de carácter político-económico mentrarían inmediatamente un obstáculo insuperable en la resistencia o en excesivas reivindicaciones de los propietarios de la tierra. Una ampliación lel derecho a la expropiación debería constituir, pues, una de las primeras reimidicaciones de los socialistas en la exfera de la comuna. Sin embargo, no es locesario pretender un derecho a la expropiación absoluto e ilimitado. La comuna debería estar siempre obligada, en materia de expropiaciones, a sujesta a las normas generales del derecho que defienden a los individuos contra

el arbitrio de las mayorías ocasionales. En cualquier comunidad los derectivo de propiedad admitidos por la constitución deben ser intocables mientras cuáltima los acepte y en la medida que los acepte. Sustraer una propiedad legitlas con medios distintos de la indemnización equivale a una confiscación que 361, es justificable en circunstancias imperiosas y extraordinarias (guerra, epidemic etcétera).<sup>38</sup>

Para realizar una política comunal socialista, la socialdemocracia deberá in clamar para las comunas, junto con la democratización del derecho de voto, il extensión del derecho a la expropiación, que todavía es muy limitado en algunos estados alemanes, y además la plena independencia de la administración, y sobre todo de los órganos policiacos, del poder estatal. Por lo que respecta a lo que hay que pedir a las mismas comunas en materia de política fiscal y escolos es suficiente lo que está escrito en el programa general del partido, aunque deberán tomarse en cuenta las importantes ampliaciones introducidas por Brandeburgo en el programa (instituciones de alimentación y establecimientos esco. lares, etc.). Precisamente en la actualidad han salido a la escena las reivindios ciones relativas al desarrollo de los negocios comunales autónomos, de los teros cios públicos y de la política del trabajo de las comunas. Respecto a los primes ros, la principal reivindicación que hay que hacer consiste en que todas la empresas que tienen carácter monopolista y tienen que ver con las necesidades generales de los habitantes de la comuna sean administradas autônomamente por la comuna misma y que en lo demás la comuna se dedique a ampliar continuamente la esfera de su competencia. En cuanto a la política laboral, hay que exigir a las comunas que, cuando ocupen obreros -ya se trate de trabajos urectos de la comuna misma o de trabajos a destajo-, se apeguen a los salarior mínimos establecidos y reconocidos por las respectivas organizaciones obresas, y les garanticen a los mismos obreros el derecho de asociación. Pero hay que sens lar a este respecto, que es justo que cuando las comunas ocupen obreros den buen ejemplo a los empresarios privados en lo que se refiere a las condiciones

[Agregado a la edición de 1920] En oposición con lo que se ha dicho aqui, los socialistas rusos que se denominan holcheviques, una ves llegados al poder en Rusia, emprendieron un vasto programa de exproplación sin indemnización. Ni siquiera los mismos portavoes de holchevismo niegan que la gran masa del pueblo ruso no sacó el mínimo proyecho de esta.

ar Ya he manifestado con mucha energia esta idea hace algunos años en mi prefacio a li antologia System der erworbenen Rechte de Lassalle, obra que, como escribe Lassalle, cità dedicada precisamente a conciliar el derecho revolucionario con el derecho positivo, o testa satisfacer las exigencias del derecho positivo en el ámbito mismo del derecho revolucionario. A riesgo de ser acusado de una actitud burgues-filistea, no dudo en afirmar que la idea o la perspectiva de una expropiación que no fuera más que una extorsión camuliada con formelegales ... para no hablar de la expropiación de acuerdo con la receta de Barère..., en sal opnión, debe rechararse absolutamente, prescinciendo del hecho de que tal expropiación debeila aer recharada también por motivos de mera utilidad económica. "Por más que se pueda fup) ner que habrá amplias intervenciones en el sector de los privilegios propietarios existente hasta ahora -- en el período de traspaso a la sociedad socialista-, no podrán tener nunca un absurdo carrieter de violencia brutal, sino que terán por el contratio manifestación de EDE determinada idea del derecho, que aunque nueva se está afirmando con el carácter de la fuerzas elementales" (Lassulle, Werke, Gesammiousgalie, vol. III, p. 791). La forma de la capiti plación de los exprupiadores que más corresponde al principio jurídico original del socialismo es la de la disolución por medio de organizaciones e instituciones.

orales y ambientales; sería, sin embargo, miope una política que reclamara los obreros comunales condiciones tan elevadas que en comparación con colegas de profesión los situara en una posición social de privilegio, obligido a la comuna a producir con costos considerablemente superiores a los los empresarios privados. A la larga lo único que se conseguiría sería la coapción y el debilitamiento del sentido cívico.

Con todo, el desarrollo social moderno les ha señalado a las municipalidaotras tareas adicionales como, por ejemplo, la instrucción y el control de las as de salud locales a las que se les añadirá tal vez, en un tiempo no muy mno, la responsabilidad directa de la seguridad contra la invalidez; la creaon de olicinas de colocación y de comisiones de arbitraje industriales. Por lo se refiere a las oficinas de colocación, la socialdemocracia reclama como windicación mínima, que se les asegure su carácter paritario; en cuanto a las misiones industriales de arbitraje, reclama la introducción obligatoria y la mpliación de sus facultades. La socialdemocracia es escéptica, si no hostil, a mintentos de crear una seguridad comunal contra la desocupación, habiendo evalecido la opinión de que dicha seguridad no sólo constituve una de las vens legítimas de los sindicatos, sino que puede realizarse mejor a través de sindicatos mismos. Sin embargo, esto es válido únicamente para las catego-HIS profesionales bien organizadas que a pesar de todo constituyen todayía una m minoría en la masa obrera. La gran masa de los obreros, en cambio, todase halla desorganizada y esto hace que el problema de si la seguridad comu-Il contra la desocupación al no poder organizarse, con la colaboración de los edicatos, de tal manera que, lejos de constituir una intromisión en sus funciolegítimas, se convierta más bien en un medio de exaltarlas. De cualquier indo, deberia ser una tarea de los consejeros comunales socialdemócratas luchar no todas sus fuerzas para que los sindicatos fueran invitados a participar en realización de estas formas de seguridad.59

El socialismo municipal, por su misma naturaleza, constituye una palanca mispensable para el desarrollo y la realización de lo que en el capítulo anterior mínimos como derecho democrático del trabajo. Aunque necesariamente seguirá ado un hecho incompleto mientras el sufragio dentro de las comunas sea un outagio de clase, como lo ex en máx de las tres cuartas partes de Alemania. Se ementa, pues, para las comunas, el mismo problema que encontramos a protosito de los parlamentos regionales—de los que dependen en muchos aspectos comunas— y de los otros órganos del autogobierno, como son el distrito la provincia: sen qué forma puede la socialdemocracia lograr la abolición del otral sistema de sufragio de clase y hichar por la democratización de las comunas.

Actualmente en Alemania, la socialdemocracia tiene en el sutragio para la usos impertal uno de los instrumentos más eficaces, junto con el de la propauda, para imponer sus reivindicaciones. Su influjo es tan fuerte que abatenuta los organismos que son inaccesibles por la via del sistema electoral censal a de cluse para la clase obrera, va que también en este aspecto, los partidos se

<sup>30 [</sup>N. del A.] También aunt le práctica impuna la decisión en este armido. El sintema troducido por primera vez en Gent en 1901, y luego ampliamente imitado, livió a cabo la ejeración de los desceppicados uniendo la asistencia comunal con la sindical.

del futuro próximo.

ven obligados a tomar en cuenta a los electores de la dieta imperial. Si el sulta gio para la dieta imperial estuviera plenamente garantizado en contra de cualquier violación, se podría justificar hasta cierto punto el papel subordinado que se le asigna al problema del sufragio para los demás organismos, al que de cualquier totma sería erróneo no darle importancia. Se pueden decir muchas cosas, siempre y cuando se garantice el dererho de voto para la dieta imperial Claro, los gobiernos y los partidos no se van a decidir tan fácilmente a modificarlo, sabiendo perfectamente que un paso de esta naturaleza despertaria neces sariamente en la masa de los obreros alemanes un odio y una exasperación que en el momento oportuno encontraría la forma de desahogarse negativamento sobre ellos. El movimiento socialista es demasiado fuerte y la autoconciencia política de los obreros alemanes demasiado evolucionada como para que alguno. pueda permitirse ciertos Jujos. Además, se puede llegar a suponer que una gran parte de los que en principio se oponen al sufragio universal tiene cierto repuro moral en quitarle al pueblo este derecho. Pero si por una parte en condiciones normales la limitación del sufragio universal puede crear una tensión revolucionaria, con todos los riesgos que implica para los gobernantes, por otra parte no existen muchas dificultades técnicas para impedir una modificación del derecho de voto tramada de tal manera que sólo excepcionalmente permita el éxito de las candidaturas socialistas autónomas. Las dudas, en este caso, 🐷 derivan unicamente de las consideraciones políticas. No es necesario explicar aqui en forma detallada que existen situaciones en que las dudas desaparecen como por encanto y que la socialdemocracia no tiene poder para impedirlo Por su parte, puede llevar hasta sus últimas consecuencias la decisión de no dejarse provocar a un encuentro violento, aunque no siempre tiene el poder de impedir que la masa políticamente no organizada llegue a hacerlo.

Por este y otros motivos es utópico fincar la política de la socialdemocratia exclusivamente en las condiciones y en la posibilidad del sufragio para la dieta imperial. Ya vimos anteriormente que, aun con esto, no se avanza tan rápido mente como podría suponerse legítimamente tomando en cuenta los éxitos logrados en 1890 y en 1893. En el trienio 1887-1890 el número de los votos socialistas aumentó en un 87%, en el de 1890-1893, en un 25%; en cambio en el quinquenio 1893-1898 sólo aumentó en un 18%. Un aumento importante en si mismo, pero no tan grande como para permitir esperar cosas extraordinaria.

Como es natural, la socialdemorracia no se fija exclusivamente en el safraglo y en la actividad parlamentaria. Aun fuera del parlamento, le queda un
vasto y rico campo de acción. El movimiento obrero socialista existiría a pesti
de que se le cerraran has puertas de los parlamentos, como lo demuestran las
entusiastas agitaciones realizadas en el mundo obrero ruso. Pero, una vez que
ha sido excluido de los organismos representativos, el movimiento obrero alemán perdería gran parte de la cohesión interna que une actualmente a sumiembros dispersos, adquirirla un carácter caódico y su marcha a pie firmel
tranquila e incontenible, se verta suguida de saltos hacia adetante acompañados
por inevitables fases de retroceso y de debilitamiento.

Un desarrollo de este tipo no puede interesarle a la class objeta ni le puede resultar deseable a los adversarios de la socialdemocracia, que ya se han conveni-

de que el orden social del presente no es eterno, sino que está sujeto a las del cambio y de que una evolución catastrólica, con todas sus espantosas astaciones, sólo puede evitarse si se toman en cuenta los cambios en las relames de producción y de intercambio y la evolución de las clases aun en términade los derechos políticos. Cada vez es mayor el número de los que se van ado cuenta de esta realidad. Su influjo sería más grande que en la actualidad, la socialdemocracia tuviera el valor de emanciparse de una fraseología que sobrevivido a los hechos y el deseo de presentarse como lo que realmente en la actualidad; un partido de reformas socialista democrático. de

No se trata de renegar del llamado derecho a la revolución, derecho meramie especulativo que ninguna constitución puede tomar en cuenta y que mgún código del mundo puede prohibir, y que seguirá existiendo hasta que la natural, obligándonos a renunciar al derecho de respirar, nos obligue a morir, decisión de situarse en el terreno de las reformas afecta tan poco este deremo no escrito e imprescriptible, como la creación de leyes que regulen las introversias personales y la propiedad afecta el derecho de legítima defensa. Pero ¿es actualmente la socialdemocracia algo distinto de un partido que nde a la transformación socialista de la sociedad a través de las reformas nocráticas y económicas? Si hacemos caso a algunas objeciones que se dirion en el congreso partidario de Stuttgart, podría parecer que sí. Pero stuttgart se interpretó mi carta al congreso como una acusación al partido en sentido de que se había embarcado en la senda del blanquismo, siendo que realidad sólo estaba dirigida contra ciertas personas que con unos argumen-

y un estilo supuestamente blanquistas se lanzaron en contra de mi con la

alención de provocar un pronunciamiento del congreso en mi contra.

El hecho de que algunos, habitualmente serenos y objetivos en sus juicios, sidos por la corriente de alboroto que contra mi voluntad y mis expectativas spertaron mis artículos, se hayan dejado arrastrar a una posición contraria no persona, dando así la impresión de que hacían eco a los que gritaban entemas, no puedo engañarme sobre el carácter efímero de este acuerdo. Condito, por ejemplo, que sólo un estado de ánimo pasajero pudo inducir a mow a rechazar mi invitación a no especular con el derrumbe de la economía potalista. Ya que se trata del mismo Cunow que, todavía en la primavera de 1817, escribia:

os encontrators todavia muy lejos de la fase inal del desarrollo capitalista. Viviendo a las principales centros del comercio y de la industria y teniendo ante muestros ojos acorme atmento de la producción y el dertumbe de la burguesia liberal. Irecuente del beradamente menospreciamos la distuncia y los obtráculos que nos separan todaste de la meta. (En qué país, el agotamiento espontáneo del funcionamiento econódro del capitalismo está tan avanzado como para permitirnos considerar que este hao está ya maduro para adoptar la torma de economía socialista? En Inglatorya muencho menos en Alemania y Francia (H. Cunov. "Unsere interessen in Catasten" aucuros interessa en Asia oriental). Die Neue Zuit, xv. 1, p. 306).

|N del A.] Esta stimulación encoutró las masseus aprofetores. Pero el nur no se atlene serrolles fiterales, que se present a diferentes interpretaciones, y tomo en cambio las abbes en el soutido en que «e han desacrollado aquí, comprenderá la raxón por la que digo se tengo esta afirmación, a pesar de las revoluciones de 1917, 1918 y 1919

Ni siquiera el veredicto positivo del congreso de Stuttgart contra mi declación hubiera podido modificar mi convicción de que la mayoría de la sucridemocracia estaba enajenada por las tentaciones blanquistas. Después del discoso de Bad Oeynhausen, yo sabía que no había que esperar del congreso paril dario una actitud distinta de la que en realidad había adoptado, y exprese con-

mucha claridad esta convicción, aun antes, en algunas cartas. 61

Desde entonces, el discurso de Bad Oeynhausen siguió la misma suerte ou otros tantos discursos de hombres insignes: fue oficiosamente corregido e interpretado y dejó de ser nebuloso para convertirse en insidioso. Pero, ¿cuál esti opinión del partido después de Stuttgart? Bebel, en su discurso sobre los atentados, rechazó con suma energía la insinuación de que la socialdemocracia podos patrocinar una política de violencia, y todos los diarios del partido registraron con aplausos estos discursos, sin suscitar ninguna protesta. Kautsky, en La cucitión agraria, desarrolla una serie de principios de política agraria de la sociali democracia que de principio a fin son principios de reforma democratica, el programa comunal aprobado en Brandeburgo es un programa de reformidemocrático. En el Reselistag el parrido solicita la introducción obligatoria y la ampliación de los poderes de las comisiones de arbitraje industriales que son órganos promotores de la paz industrial. Todos los discursos de sus representantes tienen un aire de reforma. En la misma Stuttgart, en que segun Klara Zetkin se había dado el golpe de gracia a la "bernsteiniada", inmediata mente después del congreso los socialdemócratas establetieron un acuerdo eletoral con la democracia burguesa para las elecciones del Consejo comunal el ejemplo fue seguido en otras ciudades de Württemberg. En el movimiento sindical, un sindicato tras otro van introduciendo la asistencia a los desocupado -lo que significa prácticamente el abandono del carácter de mera coalicióny se declaran a favor de la institución de oficinas de colocación paritarias, compuestas por empresarios y trabajadores, al mismo tiempo que en algunos grandes centros del partido, como Hamburgo y Elberfeld, socialistas y sindicalistas o disponen a fundar cooperativas de consumo. Por doquier se lucha por las refoi mas, por el progreso social, por la conquista de la democracia; en todas partes se estudian las particularidades de los problemas cotidianos y se buscan palancas y puntos de apoyo para, sobre la base de éstos, impulsar el desarrollo ar la sociedad en el sentido del aorialismo. Esto exactamente era lo que escribia bace un año. 9 y no ven ninguna razón que pueda obligarme a cambia tena sola palabra.

Además, repito, cuanto más decidida esté la socialdemocracia a manifestatal cual es, más aumentarán sus perspectivas de Jievar a cabo las reformas poticas. En política, el miedo es ciercamente un factor importante, pero se enñan los que creen que pueden lograr todo despertando el miedo. Los obra

or [N, del A.] El 6 de reptiembre de 1898, Guillermo II, can ocasión de una comios gala en Bad Ocynhausen, amundió una ley que castigaria con la cárcel la incitación a la buelgi. Sin embargo, la gran mayoría rechasó en la sesión invernal de 1898 1899 del Reichstag un pro-yecto de ley en este sentido.

et E. Bertotein. "Der Kompf der Sorialdestokratie und die Revolution der Gegelschaft" [La tucha de la socialdesportacia y la revolución de la sociedad], en Die Neuf Zeit, av 3-p. 451 [véase p. 53 del presente volumen].

rel extremo su actitud revolucionaria, sino cuando fue desapareciendo el ade los tiroteos revolucionarios y cuando se alinearon con la burguesía radien la lucha por las reformas. Y si alguno me objeta que es imposible hacero semejante en Alemania, lo invito a leer nuevamente lo que escribía hacero e o veinte años la prensa liberal acerca de las luchas sindicales y de la lemeión obrera, y cómo hablaban y votaban en el parlamento los representante estos partidos todas las veces que se trataba de decidir sobre estas cuestos. Entonces aceptará tal vez que la reacción política no es de ninguna nera el fenómeno más característico en la burguesa Alemania.

KANT CONTRA CANE

Ya se señaló en varios puntos de este escrito el gran influjo que ejerce la iradición sobre la valoración de hechos e ideas aun en el ámbito de la socialdente cracia. Digo explícitamente "aun en el ámbito de la socialdemocracia", porque la fuerza de la tradición es un fenómeno muy difundido del que no se escatos ningún partido, ninguna tendencia literaria o artística, y que desempeña un papel importante hasta en gran parte de las ciencias. Nadie logrará nunca estirparla definitivamente. Los hombres necesitarán siempre un cierto período de tiempo para convencerse de que la tradición ya no se puede conciliar con lo hechos sucedidos y de que por esta razón ha llegado el momento de consignarla definitivamente en actas. Mientras esto no suceda o pueda suceder sin perjudare ciertas cosas, la tradición será, por lo general, el instrumento más poderoso para mantener unidos a los que no están ligados por ningún otro interés serio permanente o por alguna presión externa. De ahí la preferencia instintiva dutodos los hombres de acción tienen por la tradición, por más revolucionarios que puedan ser sus fines. Never swop horses whilst crossing a stream [no canbiar nunca de caballo mientras se está cruzando la corrientel: esta máxima del viejo Lincoln finca sus raices en la misma mentalidad que le inspira a Lasselle el célebre anatema contra el "espíritu sabihondo del liberalismo", contra la "manía de la opinión individual y de la hipercrítica". Mientras la tradición w esencialmente conservadora, la crítica siempre es ante todo destructiva. Por otro motivo, en el momento de emprender una acción importante, aun la crítica más justificada desde el punto de vista objetivo, puede ser daffina y por lo milimo condenable.

Reconocer esto no significa, naturalmente, canonizar la tradición y condenar la crítica. Los partidos no siempre se encuentran en el centro de la corrente, en donde toda la atención está puesta en una única tarea. Para un partido que quiere avanzar al mismo rítmo que el desarrollo real, es indispensable la crítica ya que la tradición puede convenirse en un lastre opresor y dejar de ser una fuerza motriz para transformatse en un freno que lo atrapa.

Sólo en muy pocos casos, los hombres prefieren darse cuenta perfeciamente del alcance de las transformaciones que se han producido en los supuestos de su tradición. Ordinariamente sólo prefieren tomarla en oventa cuando se transformación de reconocer ciertos hechos irretutables y ponertos de acuerdo con las pubbras de orden tradicionales. El medio para llegar a esto se llama charlaturativo y el resultado, para los fines de la fraseología, ordinariamente os el cant.

Cant —la palabra es inglesa y apareció probablemente en el siglo xvi para indicar la cantilena cantucrona de los puritanos. En un sentido más general sirve para indicar la retórica insincera repetida maquinalmente de manera la consciente o utilizada con plena concienca de su falta de sinceridad, para logua un objetivo cualquiera, ya sea de religión o de política, de tipo teórico o de cruda realidad. En ese sentido más ampl-o, el cant es tan viejo como el mundo

hubieron peores instigadores del cant que, por ejemplo, los griegos del dodo posclásico—, y empapa de infinitas maneras toda nuestra vida civil. da nación, cada clase y cada grupo ligado a una doctrina o a un interés que su cant. En parte éste se ha convertido en un hecho meramente conventad o formal, hasta el punto de que nadie se hace ilusiones sobre su falta de dienido y combatirlo sería un pasatiempo inútil. No puede decirse lo mismo cant que se nutre de cientificidad, ni de la consigna que se transforma cant.

Guando dije que "lo que se llama ordinariamente objetivo final del socialismo significa nada para mí, el movimiento lo es todo"—esta afirmación ha o interpretada en diversas formas como una renuencía a señalar cualquier opetivo preciso al movimiento socialista y hasta George Plejánov descubrió que había tomado esta "famosa frase" del libro Zum socialen Frieden [Por la pazial] de Gerhard von Schulze-Gävernitz. En ese libro se dice efectivamente cierto punto que si el objetivo final de la estatización de todos los medios de aducción es verdaderamente indispensable para el socialismo revolucionario, o lo es en cambio para el socialismo político-práctico, que prefiere los objetos cercanos a los más lejanos. Y ya que aquí se considera superfluo cualquier livo final para fines prácticos, yo también he mostrado poco interés por aquier objetivo final y por lo tanto soy un "seguidor acrítico" de Schulzevernitz. No hay más que decir: la demostración es realmente genial.

En una serie de artículos titulados "Wofür sollen wir ibm dankbar sein. Offener Brief Lati Kautsky" ["¿Qué les debemos? Carta abierta a K. K."] publicados en los números 235-de la Sachuische Arbeiter zeitung del año 1898. En el congreso partidario de Stuttgart. Uniky afirmó que si la socialdemocracia no podía unitse a mis ideas, podía sin embargo agradocida connigo por los estimulos que le habían dado mis escritos. A los ojos de anov, la crítica era demasiado tierna. No le bastaba que en Stuttgart, como había pensado, fuera excomulgado por la inmensa mayoría de los delegados del partido; se me debía echar de la comunidad de los justos con el estigma de la infamia y del deshonor—como ignose de una "pobrera mental desalentadora" y "seguidor acrítico" de las reformas hurguesas "fia abofeteado fa teoría socialista y, no importa si a sabiendas o no, ha intentado sepui-na para satisfacción de la compacta masa reaccionaria"—, o de acuerdo con las palabras Plejánov, "ser sepultado por la socialdemocracia".

No quiero utilizar aqui la expresión que el lenguaje popular emplea para este gênero de nous. Cada quien algue su maturalem y nadie le pide peras al olmo. Pero la frase según qual yo realizo ma acción criminal para "satisfacción" de la "compacia masa reaccionaria".

obliga a dar una breve explicación.

Fin otras partes de este escrito he citado algunos diarios socialistas que sceptan mis arguataciones o que ellos mismos se han expresado de igual forma. Podría alargar enormemente
finte, pero no es mi intensión reformar mis argumentaciones con el peso del número y la
ordiad de los que están de acuerdo conmigo. Sin embargo, para poner en su justu perstiva el miciodo de lucha de Plejánov, debo añadir que si no la máxima parte, si la granale de meiablemócratas rusos que trabajan en Rusia, entre los que se cuenta la reducdel diario abrero ruso, se pronunctaron decididamente por un punto de vista muy
mento al mio, traduciendo además al ruso y difundiéndolos en opúsculos muchos de mis
culos "carentes de sentido". Digamos pues: no para "satisfacción" de Plejánov, ¡Pero que
ná de gusto hablar en esas circunstancias bien conocidas por é), de "compacta" masa reacuna expresión que, dicho sea de paso, supera diea veces en lo absurdo la frase
apre rechazada por Marx y Engels de una única masa reaccionaria

[N. del A.] Si tanto aquí como en otras partes dejo sin cambiar algunas respuestas as-

Cuando hace ocho años comenté el libro de Schulze-Gävernítz en Die Nome Zeit, a pesar de que mi crítica tenía todavía un fuerte influjo de postulucios que actualmente va no comparto, acantoné, por considerarla no esencial, le oposición de principio entre objetivo final y praxis reformadora, y acepté encontrar protestas- que para Inglaterra podía ser por lo menos no improbalisuna ulterior evolución pacífica como la presentada por Schulze-Gävernitz. presé luego la convicción de que, si continuaba esta evolución libre, la clim obrera habria aumentado ciertamente sus reivindicaciones, pero no habria per sentado ninguna solicitud que no pareciera absolutamente necesaria y realizable. En esencia, esto corresponde exactamente a lo que yo afirmo actualmente Y si se me contraponen los progresos entre tanto alcanzados por la socialdente cracia en Inglaterra, respondo que junto con esta expansión ha ido avanzando. al mismo tiempo y la ha hecho ante todo posible, una evolución de la socialdemocracia, de secta utopístico-revolucionaria como la definió repetidas ver-Engels, a un partido de reformas políticas. Actualmente, en Inglaterra, ninguir socialista responsable sigue soñando en una inminente victoria del socialismo a través de una catástrofe general y en una rápida conquista del parlamento por parte del proletariado revolucionario. Pero, en cambio, los socialistas incleses transfieren cada vez más la acción a las municipalidades y a los otros oros nismos de autogobierno y han abandonado la desconfianza anterior hacia movimiento sindical para establecer, con este último y en algunos casos has con el movimiento cooperativo, contactos más estrechos.

ey el objetivo final? Sigue siendo precisamente objetivo final. "La viam obrera... no tiene lista una utopía para introducirla por decreto populat. Sabe que para alcanzar su propia emancipación y, al mismo tiempo, la forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la sociedad moderna en virtud de su mismo desarrollo económico, deberá afrontar largas luchas y pasar por toc una serie de procesos históricos que transforman radicalmente a los hombo y a las cosas. La clase obrera no tiene que realizar ningún ideal; sólo tiene que liberar los elementos de la nueva sociedad que ya se han desarrollado en el seno de la sociedad burguesa en decadencia." Esto lo decía Marx en La guerra civil en Francia. Cuando escribí la frase sobre el objetivo final, tenía en la mente la afirmación de Marx, aunque no en todos sus detalles, sí en su idea fundamental. ¿Qué otra cosa dice, en efecto, si no que el movimiento, o la serie de procesos,

embargo dejar de alirmar que ni siquiera en la época en que las escribi, no desconoci nunca, ni siquiera por un momento, los grandes méritos adquividos por Plejánov al defender la doctrina marxista en Rusla, y que le divija reconscimiento y un grato recuerdo a an entrega a la causa del socialismo. Por más que me hayan herido en aquel entonces, no le puedo guardar ningún rencor a Plejánov muerto en circunstancias tan trágicas, por sus ataques que se insplachan claramente en un semimiento que debo definir, aí, como infundado, pero que no considen de ninguna monera innoble; un semimiento de temor de que la propaganda de la doctritu marxista pudiera verse atectada por mis escritos.

Naturalmente, hoy más que nunca considero necesario combatir la concepción que dabsorigen a este temor, ya que constituye el terrono ideal en que ha crecido la docurina de N. Ulfanov Lenin. El alumno y en su oportunidad colaborador de Plejánov, actuó en la grancisis de Rusia de una manera diametralmente opoesta a la del maestro, amargando así su altimo año de vida. Pero éste no hiro otra rosa que llevar a los entremos, como aquel, el elemento materialista de la doctrina.

ndo, mientras que el objetivo final determinado apriori no es esencial para movimiento mismo? Ya expliqué en su oportunidad que estoy dispuesto a autonar la forma de la frase sobre el objetivo final, si se autoriza la intercición de que la formulación de principio de cualquier objetivo general del simiento obrero debe considerarse sin ningún valor. Pero todo lo que, bajo forma de teorías preconcebidas sobre el éxito del movimiento, trasciende la mulación general de dicho objetivo y predetermina la dirección y el carácter i movimiento mismo, no puede más que desembocar fatalmente en el utonno y obstaculizar y paralizar en cada época el progreso real, teórico y prácto, del movimiento.

Si alguno conoce un poco la historia de la socialdemocracia, sabe que el atido creció precisamente porque se opuso constantemente a dichas teorías y dó las decisiones tomadas en base a las mismas. Se ha repetido muchas veces una forma distinta el fenómeno mencionado por Engels en el prefacio a la adición de La guerra civil, en relación con la actitud de los blanquistas y de proudhonianos dentro de la comuna: que la práctica obliga a unos y a otros acruar contra su mismo dogma. Una teoría o una declaración de principio no ex auficientemente amplia como para permitir, en cada etapa de su descoto, percibir los intereses inmediatos de la clase trabajadora, siempre se verá apacida; del mismo modo que toda renuencia a trabajar por las pequeñas formas y a aceptar el apoyo de los partidos burgueses más cercanos se ha ado sistemáticamente en el olvido. Cosa que no impide que en los congresos partido tengamos que encontrar sistemáticamente la queja de que, en la maña electoral, no siempre se haya puesto de relieve en forma suficiente objetivo final del socialismo.

Li frase de Schulze-Gävernitz que Plejánov me echa en cara, dice que si se endona la afirmación de que la situación del obrero en la sociedad moderna liene esperanza, el socialismo pierde sus estímulos revolucionarios y termina dedicarse a un programa de reivindicaciones legales. De esta oposición resulvidente que Schulze-Gävernitz sigue utilizando el concepto "revolucionario" el sentido de "tendencia que se orienta a la subversión violenta". Plejánov, en mbio, voltea la tortilla y me coloca entre los "adversarios del socialismo cientro", porque no juzgo desesperada la situación del obrero y porque acepto posibilidad de mejorarla y algunos otros hechos comprobados por los como

itas burgueses.

"Socialismo científico" —precisamente. Si alguna vez la palabra ciencia ha degradada a mero cant, es éste el caso. La tesis de la "situación desesperadel obrero se lanzó hace más de cincuenta años. Se la puede encontrar en la literatura radicalsocialista de los años treinta y cuarenta, cuando muchos recian justificarla. Por este motivo es comprensible que Marx identifique, un Miseria de la filosofía, el salatio natural con el mínimo de subsistencia; que el Manifiesto comunista se diga categóricamente que "el obrero moderno, el contrario, en lugar de elevarse junto con el progreso de la industria, se inde cada vez más por debajo de las condiciones de su ciase. El obrero se embrece y el pauperismo se desarrolla aún más rápidamente que la población li riqueza"; y que finalmente en Las huchas de clases se diga que el más speño mejoramiento de la situación del obrero "en el ámbito de la república

burguesa sigue siendo una "utopía". Ahora bien, si la situación de los obrero es todavía hoy desesperada, también estas tesis como es natural siguen siem válidas. Lo cual involucra a la objeción de Plejánov. La situación desesperada del obrero es, pues, un axioma perentorio del "socialismo científico". Por on parte, reconocer hechos que lo contradícen significa, según él, seguir las hullas de los economistas burgueses que han comprobado tales hechos. La deb pues, a ellos, el agradecimiento que Kautsky me había dirigido: "¡Pero dirigimoslo a todos los secuaces y a los adoradores de las 'armonías economicas naturalmente, con una anterioridad absoluta, al inmortal Bastiat!"

El gran humorista inglés Dickens caracterizó muy atinadamente, en una sus novelas, este tipo de disputa. "Tu hija se ha casado con un mendigo", die a su marido una señora más bien necesitada pero fanfarrona; y cuando ose le objeta que el nuevo yerno no es precisamente un mendigo, recibe esta futurinate e v sarcástica respuesta: "Ah, ssi? No sabía que tuviera tantas tierras." Come

tar con una exageración significa sostener la exageración opuesta.

El mundo está lleno de gente ingenua que se deja impresionar por enta tonterías. ¡Qué aberración aceptar los argumentos de los economistas buryuque desmienten las hipótesis socialistas! Pero vo me he acostumbrado (anto 1 la sarcasmos del señor Wilfer, que ya los considero sencillamente pueriles. Un errono merece que se siga conservando sólo porque alguna vez lo comparticioni Marx y Engels, ni una verdad pierde valor porque la descubrió o expuso por primera vez un economista antisocialista, o un socialista pero no de primera línea. En el campo de las ciencias la tendencia no genera privilegios o degetor de expulsión. La unilateralidad con que Schulze-Gävernitz describió la evolución histórica de la Inglaterra moderna -que en su oportunidad vo redusciertamente con suficiente energía- no le impidió certificar, en el va strada Por la paz social y en la monografía Der Grossbetrieb, ein wirthschaftlicher und sozialer Fortschritt |La gran empresa, un progreso para la economía y par la sociedad], una serie de hechos de enorme valor para el conocimiento del dearrollo económico contemporáneo; y en lugar de descubrir en ellos una oligción, reconozco de buena gana que Schulze-Gävernitz y otros economistas de la escuela de Brentano (Herkner, Sinzbeimer) han tenido el mérito de haber llumado la atención sobre muchos hechos que anteriormente no hubiera apreciado de ninguna manera o que hubiera apreciado de manera insuficiente. No me avergüenzo ni siquiera de aceptar que aprendi algo del libro de Julius Wolfe. Sozialismus und sozialistische Gesellschaftsordnung Socialismo v ordenamiento social socialistal.

A esto Plejánov lo llama "mezcolanza ecléctica [del socialismo científico] los las doctrinas de los economistas burgueses". Como si las nueve décima partide los elementos del socialismo científico no se hubieran tomado de los escritos de "economistas burgueses" y como si por otra parte existiera una ciencia de partido.ª

<sup>5</sup> Un socialista vuso, muy cercano a mis ideas, S. Prokopovich, en un artículo muy agono sobre el congreso del partido de Estocarda, publicado en la revista de la successimanoca belga, me acusó de incoherencia en mi lucha contra los excesos que pretendían en altorar la ciencia en materia del partido. Al atribuirle a la teoría un influjo sobre la ciencia. Estuado yo mismo contribuía a la confusión que en este aspecto reimaba en la socialdemocroca.

Para desgracia del socialismo científico de Plejánov, las frases marxistas anmitadas sobre la situación desesperada del obrero han sido subvertidas en un o titulado El capital, Crítica de la economia política. En esa obra lecmos "hasta los ciegos pueden darse cuenta" del "renacimiento físico y moral" los obreros textiles del Lancashire después de la ley sobre las fábricas de Así pues, no era necesaria ni siquiera la república burguesa para ocasioun cierto mejoramiento en la situación de una vasta categoría de obreros. el mismo libro encontramos que la sociedad actual "no es un cristal rigido. un organismo susceptible de transformarse e involucrado constantemente proceso de transformación", y que en el estudio de los problemas ecomicos por parte de los representantes oficiales de esta sociedad es "innegable progreso". Y además; que el autor ha dedicado canto espacio en el libro a electos de la legislación de fábrica inglesa, para estimular el continente egnir las huellas y la actuación de manera que el proceso revolucionario de peredad se lleve a cabo en formas cada vez más humanas. (Prefacio.) Todo o no significa que la situación del obrero sea desesperada, sino más bien que asceptible de mejoramiento. Y si a partir de 1866, año en que fue escrito, asodicha legislación no se debilitó sino se mejoró, generalizó e integró con e instituciones que actuan en la misma dirección, actualmente se puede dar mucho menos que entonces de una situación desesperada de los obrevos. comprobar estos hechos significa convertirse en seguidores del "inmortal

del partido escribe se llega a definir hasta como el conocimiento teórico de las cones sociales efectivas. A pesar de que no es el conocimiento teórico el que ejerce un o en la táctica del partido, sino, al contrario, la táctica del partido, la que influye de indiscutible en las docarinas que civculan en el partido mismo. Para los modernos Inniertos de masa siempre existen los Vollmar que derriban a los Bernstein... La ciencia mpre materia del partido, mientras los hombres de acción sigan apegándose a la idea que cualquier concepción sobre el desarrollo econômico puede influir en la táctica del ión la ciencia será libre sólo a partir del momento en que se reconosca que su tarea te en servir a los lines del partido y no en determinacios." En lugar de oponerme al no de que se haga depender la táctica del partido de una doctrina, que yo considero falsa, ría por el comrario oponerme al hecho de que se haga depender en general de una teoría aquiera sobre el desarrollo social. (Aurnire Sociale, 1899, t. pp. 15-16.)

l'uedo estat sin más de acuerdo con gran parte del contenido de estas allimariones, puesto ssi la hice notar en el primer capitulo -ya impreso cuando recibi el articulo de Prokoitia al discurir el papel del effecticismo. Guando la doctrina se erige en dominadora Rocheismo es el que, al rebelarse, abre la brecha a la ciencia, Pero no logro imaginarmo uniuntad colectiva sin ma fe colectiva, que por más que el interés pueda contribuir a profferla, depende sin embargo al mismo tiempo de una noción o concepción cualindese melida sobre la que es generalmente desemble o factible. Sin esta convicción colectiva no le compore una acción colectiva duradera. All proposición a la que Prokopovich se opour hace mis une establecer este becho: "El segundo momento (en la definición de los prohanda terrica) es de caracter intelectuale el alto grado de conocimiento de la situación pi - li conciencia alcanzada sobre la naturaleza y las teyes del desarrollo del organismo soy de aus elementos" (Die Neue Zeil, XVI, 1, p. 185), A la luz de esta perspectivy, un puedo mar de la discusión de las cuestiones tácticas, el papel del conocimiento teórico, lo dutro Epuedo hacer es oponerme al becho de quie no se quiera mator a la riencia en cuanto (a) to una cosa que está fuera del partido. Por lo demás, servir a una cosa significa influta Mr. ella, Ya lo decia Melistòfeles, "en fin de cuentas dependemos de las creaturas que hétreado".

Bastiat", entonces el primer seguidor de este economista liberal ha sido provincimente Karl Marx.

Plejánov, a pesar de que cita con gran satisfacción la sentencia de Libbanos en el congreso partidario de Stuttgart —es cierto que "una mente romo Madebió estar en Inglaterra para escribir El capital; Bernstein, en cambio, se dessugestionar por el colosal desarrollo de la burguesía inglesa"—, sin en encuentra que esta afirmación todavía es demasiado favorable para mi. él, no es preciso ser Marx para permanecer fiel, en Inglaterra, al sociationo científico (en el sentido de Marx y Engels). Mi apostasía se debe más buen mi "poca confianza" con este socialismo.

Entiendase bien, ni siquiera se me pasa por la mente discutir sobre esta último punto con un hombre cuya ciencia exige, de una forma u otra, declarar como desesperada la situación del obrero, hasta el derrumbe general. El caso de Liebknecht es distinto. Si he entendido bien el veredicto, trataba de concedenne las circunstancias atenuantes. Gustosamente tomo nota de ello, pero deba declarar que no puedo aceptarlas. Naturalmente estoy muy lejos de computation con el pensador Marx. Pero no se trata aquí de mi mayor o menor indesionades respecto a Marx. Cualquiera puede tener razón contra Marx, a pesar de no tener su cultura ni su inteligencia. El problema consiste en si los hechos por mí comprobados son exactos o no y si respaldan las conclusiones que extraje de ellos. Como se habrá visto, ni siquiera una mente como la de Marx se las fi brado del destino de tener que modificar considerablemente, en Inglaterra, su opiniones preconcebidas. También él, en Inglaterra, se convirtió en el apostato de ciertas ideas que había llevado.

Se me puede objetar que, si Marx ha reconocido sin duda la existencia de esos progresos, el capítulo final del primer libro de El capital, concerniente a la tendencia histórica de la acumulación capitalista, demuestra sin embarro que poco habían influido estos detalles en su concepción básica. A lo que so replicaría que esto, en el caso de que fuera exacto, es una prueba contra dicho

capítulo y no contra mí,

Este capítulo tan citado se puede interpretar de diversas maneras. Creo que ini yo el primero en interpretarlo, y muchas veces, como una caracterio ción sumaria de una tendencia de desarrollo que es, sí, inherente a la acumulación capitalista, pero que no logra realizarse claramente en la práctica, y por esto mismo no conduce necesariamente a la agudización de los contrastes que el capítulo describe. Engels no desmintió nunca mi interpretación y no la declarierrônea, ni por escrito ni verbalmente. No tuvo nada que decir ni siquiera cuando en 1891 escribi en un artículo sobre un trabajo de Schultze-Gavernita a propósito de estos problemas: "Es obvio que ahí donde la legislación - 🕪 cir, la acción consciente y planificada de la sociedad, interviene de canera adecuada, puede contrastar y, de acuerdo con las circunstancias, hasta apolita los electos de las tendencias del desarrollo económico. Mary y Engels do Milita no negazion nunea esto, sino que más bien lo subrayaron repetidas veces" (fili Neue Zeit, 1x, 1, p. 736). Si se lee dicho capítulo denuro de este contexto of deberá rambién afiadir táciramente siempre la palabra "rendencia" a tovcada una de sus frases, y de esta manera no se verá uno obligado a compatibil zarlas con la realidad recurriendo a artificios interpretativos que distorsionado rido. En ese caso, sin embargo, el capítulo mismo perdería o perderá cada más significado a medida que avanza el desarrollo real. Su significado teórino consiste, en efecto, en la comprobación de la tendencia general a la centradión y a la acumulación capitalista, que ya había sido verificada mucho tes de Marx por economistas burgueses y socialistas, sino más bien en la despción característica que les da Marx a las circunstancias y a las formas en que con tendencia podría realizarse a un nivel más alto, y de los resultados a de ésta debería llevar. Pero precisamente en este punto es donde el desarrollo entro hace que maduren las instituciones y fuerzas nuevas de manera contida, hechos siempre nuevos respecto a los cuales dicha exposición parece indiciente, y pierde en igual medida su capacidad de servir de modelo para desarrollo futuro. Esta es mi interpretación del capítulo sobre la acumulación.

Aunque también se lo puede entender en una manera distinta. Se puede per pretar en el sentido de qué, todos los mejoramientos ya mencionados y los se eventualmente puedan seguirse, no son más que paliativos temporales contas tendencias opresivas del capitalismo; que adquieren el significado de odificaciones irrelevantes, impotentes para oponerse seriamente en el largo lazo a la agudización de los contrastes descrita por Marx, y que esta última uninará más bien por producirse —si no detalle por detalle, por lo menos en sustancial— de la manera descrita y llevará a la revolución catastrófica preta. Se trata de una interpretación que podría citar en su favor el tono categódo de las últimas frases del capítulo, y que por lo demás se refuerza con la terencia final, hecha una vez más, al Manificsto comunista, después de que m poco antes había aparecido hasta Hegel con su negación de la negación en el punto en que se habla de la reconstrucción sobre nuevas bases de la opiedad individual negada por el modo capitalista de producción.

A mi juicio, es imposible decir de manera perentoria cuál es la interpreta-In verdadera y cuál la falsa. En mi opinión, el capítulo revela más bien un ludismo que circula por toda la obra monumental de Marx y que se manifiesta ambién en otros lugares, aunque en una forma menos plena. Un dualismo que maiste en esto; en que la obra pretende ser un análisis científico a pesar de mar de demostrar una sesis ya bien definida mucho antes de que la obra ubiera sido concebidat en que ésta se basa en un esquema en el que el resultado Inne debía conducir el desarrollo ya se ha conseguido de manera anticipada. El formo al Manifiesto comunista denota aquí un residuo efectivo de utopismo del sistema de Marx. Marx había aceptado sustancialmente la solución de los ropistas, pero había considerado insuficientes los medios y las pruebas. Se dedipues, a su revisión con la asiduidad, el rigor crítico y el amor a la verdad propios del genio científico. No disimuló ningún factor importante, y cuando Objeto del análisis no concordaba directamente con el objetivo último del que ma demostrativo, renunció también a reducir de manera forzada el alcangrée essos hechos. Hasta aqui su obra queda immune de cualquier tendencia or comprometa su cientificidad, al no constituir por si misma un impedimento para la cientificidad la simpatía general por los esfuerzos de emancipación de la

Samuelmente, preschido aqui de la tendenciosidad que se manifésia en el modo de star a las personas y de representar los evantos, y que no tiene ninguna vinculación necesacon el desarrollo económico.

clase trabajadora. Pero cuando Marx llega a tocar los puntos en que de objetivo final se pone seriamente en duda, pierde su seguridad e infalibilidas y se cae entonces en contradicciones como las que hemos puesto de manificamento entre otras cosas, en el capítulo sobre la dinámica de los ingresos en la sociestar moderna. Es el momento en que advertimos que, en el fondo, esta gran mento científica se encontraba prisionera de una doctrina. Usando una metifora podriamos decir que ha levantado en los escantillones de un andamiaje prestatente un poderoso edificio, en cuya construcción se han seguido rigurosameno las leyes de la arquitectura científica mientras éstas no chocaban con las diciones que le había prescrito la construcción del andamiaje; pero las abandonó, o les dio la vuelta cuando el andamiaje resultó demasiado estrecho para permitir observarlas. Entonces, en lugar de destruir el andamiaje en las parce en que obstaculizaba el equilibrio de la construcción, modificó la comunication misma a expensas de la proporción, subordinándola totalmente al andemiane ¿El conocimiento de la nracionalidad de esta proporción fue lo que lo minio. a abandonar la culminación de la obra para dedicarse a mejorar repetidamente los detalles? Sea como sea, estoy convencido de que cada vez que aparece dicho dualismo, debe desaparecer el andamiaje para que se yerga el edificio. Lo que merece sobrevivir a Marx está en esto último y no en lo primero.

La mejor contirmación de esta convicción personal la constituye la ansiedad con que precisamente los más preparados entre los marxistas, que no han sabido separarse todavía del esquema dialéctico de la obra —el andamiaje del que la blaba—, tratan de aferrarse a ciertas posiciones de El capital ya superadas por la realidad. Por lo menos, sólo así puedo explicarme cómo una mente ordinatimente tan realista como la de Kautsky haya podido responder en Stuttgari mi observación de que ya hace tiempo que está aumentando en lugar de diminuir el número de los poscedores, con estas palabras: "Si esto fuera cierto no sólo se retardaría mucho el momento de nuestra victoria, sino que no-flegiciamos nunca a la mera. Si aumentan los capitalistas y no los proletarios, entonces nos alejamos cada vez más de la mera a medida que avanza el desarrollo: entonces se consolida el capitalismo y no el socialismo."

Si esta frase —que Plejánov, como es natural, suscribe considerándola "acertada" — no estuviera vinculada con el esquema demostrativo de Marx, me resultaría incomprensible en boca de un Kautsky. Un sentido parecido tenían ambién los artículos de Rosa Luxemburg —que a pesar de todo, son lo mejor que se ha escrito en mi contra, desde el punto de vista metodológico— cuando me objetaba que, de acuerdo con mi modo de pensar, el socialismo dejaría de ser una necesidad histórica objetiva y adquiriría un fundamento idealista. Amque la argumentación presenta algunos bandazos lógicos que ponen los pelos de punta y termina por identificar de una manera absolutamente arbitraria di idealismo con el utopismo, capta sin embargo el meollo de la cuestión en la medida en que yo no sólo no hago depender, en realidad, la victoria del socialismo de su "necesidad económica inmanente", sino más bien no considero al posible ni necesario darle un fundamento meramente materialista.

El hecho de que el número de los poseedores aumente en lugar de disminute no es una invención de los teóricos burgueses de las armonías econômicos un hecho ya irrefutable revelado por los agentes del fisco frecuentemente a deho de los interesados. Pero, ¿qué tiene que ver este hecho con la victoria del salismo? ¿Por qué la realización del socialismo depende de este hecho, es deder su mentis? La cosa es muy simple: porque parece ser que así lo presente de esquema dialéctico; porque si se admite que un número creciente y no reciente de poscedores se apropia del sobreproducto social corre peligro de muse abajo umo de los pilares del audamiaje. No obstante, este problema se iere únicamente a la doctrina especulativa. Por lo que respecta a los esfuerzos etivos de los obreros, este problema es completamente marginal, porque no mi su lucha por la democracia política ni su lucha por la democracia del tabrica. Las perspectivas de esta lucha no dependen ni del pilar de la moentración del capital en manos de un número cada vez más reducido de magnes ni de todo el andamiaje dialéctico del que forma parte este pilar, sino incremento de la riqueza social y por consiguiente de las fuerzas producas sociales junto con el progreso de la sociedad, en general, y de la madurez defectual y moral de la clase trabajadora, en particular.

Si la víctoria del socialismo dependiera de la disminución constante del anero de los magnates del capital, la socialdemocracia, al pretender actuar incrememente, debería, si no favorecer con todos los medios posibles la prograva acumulación de capitales en pocas manos, por lo menos abstenerse de alquier acción que pueda frenarla. En realidad, muchas veces actúa en sento opuesto, como por ejemplo, en los problemas de política fiscal, cuando ún en juego sus votos. Desde el punto de vista de la teoría del derrumbe, gran o de su acción práctica se reduciría a un trabajo de Penélope. Pero en este o no es su acción práctica la que está equivocada. El error está en la doctricuando ésta da a entender que el progreso depende del empeoramiento de

utuación.

En el prefacio a La cuestión agraria, Kautsky ataca a los que hablan de la cesidad de una superación del marxismo y multiplican las dudas y las perpudades sin avanzar lo más mínimo en lo que ya se ha conquistado.

Esto es exacto en la medida en que las ciudas y perplejidades no constituyen una refutación positiva. Pero pueden ser el primer paso en dicha directo ¿Cuál es, pues, el verdadero problema, la superación del marxismo o no la bien el rechazo de ciertos residuos de utopismo que el marxismo arrastra davía tras de sí y en los cuales debemos buscar la fuente original de las condicciones teóricas y prácticas que sus críticos le han echado en cara? Como de escrito ya se prolongó más de lo debido, debemos renunciar a abordar no los puntos que implica dicho problema. Aunque con mayor razón considero fligatorio declarar que, en mi opinión, no ha sido refutada toda una serie de aperiones que han levantado otros contra ciertos detalles de la docurina de ux y que algunas son irrefutables. Y puedo hacerlo tanto más cuanto que tehas objeciones son absolutamente itrelevantes para los fines de los esfuerzos la socialdemocracia.

No debemos ser, a este respecto, menos susceptibles. Va ha sucedido muchas ver a algunos marxistas afanarse en combatir una serie de afirmaciones eyendo que contradicen diamentalmente a las doctrinas de Marx, mientras ar, haciendo cuentas, resultaba que la supuesta contradicción no existía en su eyor parte. Tengo todavía en mente, entre otras cosas, la polémica que se

desencadenó a propósito de las investigaciones que el difunto doctor Stiebella realizó sobre el efecto de la condensación del capital sobre la tasa de expleción. Tanto en los detalles de sus cálculos, como en el modo de presentario Stiebeling se hizo culpable de errores garrafales que Kautsky tuvo el mérito o haber puesto en evidencia. El libro tercero de El capital demostró, en cambia que la idea central de los trabajos de Stiebeling —es decir, la disminución de la tasa de explotación paralelamente a la creciente concentración del capital—no contradecía la teoría de Marx en la medida en que nos parecía a la mayor parte de nosotros, aunque la explicación que daba Stiebeling diversa de la de Marx. Pero, en su oportunidad, Stiebeling debió oir decir que si lo que decía fuera cierto, sería falsa la base teórica del actual movimiento obrero, es decir, la doctrina de Marx. Y quien decía estas cosas tuvo hasta de valor de apelar a varios pasajes de Marx. Un análisis de la controversia que se vinculara con los ensayos de Stiebeling podría, en cambio, contribuir serionente a esclarecer varias contradicciones de la teoría del valor.

Análogas contradicciones subsisten respecto a la valoración de la relación entre economía y violencia en la historia, contradicciones que tienen su compondencia en la valoración contradictoria de las tareas y de las posibilidades prácticas del movimiento obrero. Ya las hemos discutido anteriormente, pero es un punto sobre el que hay que volver una vez más. El problema a analizar no consiste, sin embargo, en ver en qué medida la violencia ha determinado, en ul origen y en el transcurso de la historia la economía y viceversa; sino sencilismente ver qué capacidad creativa tiene la violencia dentro de la sociedad activida este propósito, mientras hace tiempo ciertos marxistas le atribuían a la relación en sentido opuesto, de ahí que se le atribuya a la violencia casi una omnipotencia creadora, y la acentuación de la acción política aparece como la quintaesencia del "socialismo científico"—o también "comunismo científico".

[Agregado a la edición de 1920] El nombre completo del autor citado aqui es M. Emperator del una apareció a fines de 1919 un ensayo títulado Das Paluta-Elend und seine Resistung [El déficit valorativo y sus remedios] (Frankenhausen Schröder & Höhne) que considerado de la máxima consideración.

A este propósito, quisiera llamar la azención sobre un importantísimo artículo firmado por "Lubg" en relación con el essayo de Stiebeling (Die Neue Zeit, año de 1887), en el que enare otras cosas se anticipa la solución a la tasa de ganancia. El antor, desconocido page mi, dice en realidad, a propósito del plusvalor, exactamente las mismas cosas que ye baldicho en el capítulo sobre la teoría del valor Escribe, en efecto: "La tasa de plus" relación entre la ganancia total y el salario total es un concepto que no se puede a -a las ramas alsladas de la producción" (p. 129). Lo que en ese entonces le objetó Kauto e esta affirmación era ciertamente lo mejor que se podía decir basándose en los libros de El capital de los que se disponía y captaba también la forma en que "Lxbg" había revetido su idea. De hecho, no cabe duda de que se puede aplicar el concepto de la tasa de plumber a las ramas aisladas de la producción. Pero lo que en realidad quería decir "Lubg" era igualmente exocto. La tasa de plusvelor es una magnitud mensurable duicamente respecto a la economía global tornada como unidad, y por esta razón no puede establecene para cada less de las ramas de la producción en particular, mientras dicha economía no se haya realidade o por lo menos, unicutras el vulor del trabajo no se refiera directamente al salario. En otros términos, no existe una medida real para la tasa de plusvalor de las ramas de la productión tomadas por separado.

no ha bautizado a este término una nueva moda, que ciertamente no ha fa-

Mo tendría sentido volver a los prejuicios de las generaciones anteriores resro a las capacidades del poder político, ya que esto significaria retroceder
más atrás. Los prejuicios a los que estuvieron ligados, por ejemplo, los utolas, tenían sus buenas razones y tal vez no pueda decirse ni siquiera que
non prejuicios, desde el momento que se apoyaban en la immadurez efectiva
las clases trabajadoras de aquel tiempo, ante la cual no eran posibles un
nero despotismo plebeyo, por una parte, y una recaída en la oligarquía de
le, por otra. En tales circunstancias el traslado a la política debió parecer
no un apartamiento de tareas mucho más urgentes. Hoy en cambio, desapareles en parte estas premisas, ningún hombre responsable puede pensar en

mar la acción política con los argumentos de aquella época.

El marxismo, como hemos visto, invirtió ante todo los términos del problema al senalar las capacidades potenciales del proletariado industrial, predicó la sión política como una tarea absolutamente primordial del movimiento obre-Pero a través de cuántas contradicciones! También el marxismo reconoció, ringuiéndose en esto de los partidos demagógicos, que la clase trabajadora había alcanzado la madurez indispensable para su emancipación, y que para Ilin no existían ni siquiera las premisas económicas adecuadas. Pero, a pesar esto, se apegó insistentemente a una táctica que daba casi por descontada la alización de ambas premisas. Si recorremos la publicidad marxista, nos enconamos con algunos pasajes en los que se subraya la inmadurez de los trabajaes con una severidad que se distingue poco del doctrinarismo de los primeros milistas e inmediatamente después, con otros, según los cuales parecería que Ila civilización, la inteligencia y la virtud se encuentran sólo en la clase men, hasta el punto que no se logra comprender por qué no deben tener on los socialrevolucionarios y los anarquistas más radicales. Es natural que le planteamiento le corresponda la orientación constante de toda la activipolítica hacia la espera de la inminente catástrofe revolucionaria, ante la Ila actividad legal parece como un simple pis aller, un expediente meramente mientánco. La consecuencia de todo esto es que se ha renunciado en principio afrontar un problema de Iondo: ¿qué podemos esperar de la acción legal, y de de la revolucionaria? "

Es evidente que sobre este problema existen serias divergencias. Pero se aumbra indicar dichas divergencias con el becho de que la ley o el camino las reformas legales es más larga, mientras que la de la violencia revoluciona es más rápida y radical.) Pero esto es válido solo bajo ciertas condiciones naturaleza de las medidas que se toman y su relación con las distintas ria-

<sup>[</sup>N. del A.] Esto se debe esencialmente a la circunstancia de que, mientres Mari Vivió, movimiento obreto político, en la mayoría de los países, debió seguir tuchando ante todo conquistar las condiciones preliminares de boa ventajosa acción legal.

En este sentido Marx habla, en el capitulo sobre la jornada laboral, de las "ventajas cultares del método revolucionario frances" que se pusieron de manificato en la ley frande las doce horas en 1848, en cuanto que éssa imponía la jornada laboral igual para los trabajadores y todas las fábricas sin excepción, lo que es exacto. Pero se ha comconto que ena ley radical quedó en letra muerta a lo largo de una generación.

ses del pueblo y con sus costumbres, es lo que establece si es más proficultos

via legal o la revolucionaria.

En general, puede decirse que la vía revolucionaria (siempre en el mento, de violencia revolucionaria) actúa más rápidamente cuando se trata de elimenar una serie de obstáculos que presenta una minoria privilegiada a) progressocial. Su fuerza está en su lado negativo.

La actividad legislativa constitucional, en este aspecto, actúa normalmente en una forma más lenta. Ordinariamente su camino es el del compromiso, de la transacción con los derechos adquiridos y no el de la destrucción. Pero é más fuerte que la revolución cuando el prejuicio, el horizonte limitado de bransas obstaculiza el progreso social, y ofrece mayores ventajas cuando se train de crear una serie de estructuras económicas durables, en otros términos, projulos fines de la acción político-social positiva.

En los períodos de actividad legislativa pacífica, el intelecto es el que alla mina al sentimiento; en la revolución el sentimiento es el que domina el intelecto. Pero si el sentimiento es a menudo un pésimo guía, el intelecto es un motor pesado. Si la revolución peca por su precipitación, la actividad legislativa cotidiana peca por su fentitud. La actividad legislativa actua como fueram

meròdica, la revolución como fuerza elemental.

Cuando una nación ha alcanzado un ordenamiento político en que el desecho de la minoría poseedora no constituye ya un serio obstáculo para el progreso social, en que las tareas negativas de la acción política ceden su lugar a las positivas, la apelación a la revolución violenta se convierte en hucus palabrería. Se puede derribar un gobierno, una minoría privilegiada, pero mo

un pueblo entero.

La misma ley, con todo su prestigio de autoridad sostenida por las armaes a menudo impotente contra las costumbres y los prejuicios arraigados en el pueblo. El desconcierto económico actual de Italia no tiene de ninguna manera su raíz última en la mala voluntad o en la falta de buena voluntad de la comde Savoya. Ante la corrupción ya tradicional de los funcionarios públicos, y a la ligereza de las masas populares, (allan a menudo aun las mejores leyes y lo mejores ordenamientos. Digase lo mismo de España, de Grecia, y en um medida mucho mayor del Oriente. En la misma Francia, en que la república ha hecho mucho por el progreso de la nación, ésta no sólo no ha extirpado ciertas gangrenas de la vida nacional, sino que las ha agravado. Lo que parecauna inaudita corrupción bajo la monarquía burguesa, hoy día se ha convertido en una historiera mocente. Una nación, un pueblo, sóla idealmente forman uma unidad, y la soberanta del pueblo proclamada legalmente no conviere un la realidad a dicho pueblo en el factor dominante. Puede bacer que el gobiente dependa precisamente de aquellos contra los que debería muntenerse firmes los funcionarios, los políticos de oficie, los propietarios de la prensa. Digue lo mismo de los gobiernos revolucionarios así como de los constitucionales.

La dictadura del proletariado — en que la clase trabajadora no dispone todavía de organizaciones autónomas muy fuertes de carácter econômico y an

a "Afortunadamente el revolucionarismo en este para doló de ser una palabrería ma que pada afortada" (Bojetín monsual del pursido abrero inalpendiente de Inglaterra, en o de 1899).

alcanzado aún, a través de la práctica de los organismos de autogobierno, un grado de autonomía espiritual— significa una dictadura de los oradores clubes o de los literatos. A los que consideran que la culminación del arte de alernar consiste en la opresión vejatoría de las organizaciones obreras y en la clusión de los obreros de los organismos legislativos y administrativos, no les onsejaría que experimentaran alguna vez la diferencia que existe en la práctica. P Mucho menos se lo aconsejaría al movimiento obrero mismo.

A pesar de los grandes progresos logrados por la clase obresa desde el punto vista intelectual, político y económico, desde la época en que escribían Marx Engels, considero sin embargo que actualmente no está todavía suficienteinte desarrollada como para poder asumir el poder político. Me veo obligaa decir esto en una manera más abierta, ya que precisamente sobre este ma se va insinuando en la publicidad socialista un cant que amenaza sofocar alquier juicio racional. Por otra parte, estoy convencido de que sólo entre obreros que se encuentran a la vanguardia de la lucha por la emancipación su clase puedo encontrar con seguridad una valoración objetiva de mis frmationes. Todavia no he oldo a ninguno de los obreros con los que he disndo problemas socialistas, opiniones sustancialmente divergentes sobre este mto. Sólo los literatos, que no han estado nunea en íntima relación con el evimiento obrero real, pueden dar un juicio diferente al respecto. De ahí el for cómico -por no usar una expresión más fuerte- de Plejánov contra los los socialistas que no le atribuyen a priori a la clase trabajadora aquello que debe convertirse de acuerdo con su misión histórica, y que encuentran blemas donde él ya tiene la solución. El proletariado soy yo! El que no ne la misma forma de pensar que él respecto al movimiento, es un doctrinio y un burgués filisteo.

No se supera el utopismo transfiriendo especulativamente al presente e outando al presente mismo lo que deberá suceder en el futuro. Debemos oiar a los obreros por lo que son. Y no es tan general su empobrecimiento ono prevela el Manifiesto comunista, ni son tan libres de prejuicios y de flacians como pretenden hacernos creer sus aduladores. Tienen las virtudes y vicios de las condiciones econômicas y sociales en que viven. Y no es posible da dia para otro eliminar estas condiciones, ni sus efectos relativos.

Ann la más violenta revolución no es capaz de modificar sino en forma lenci nível general de la gran mayoría de una nación. Se hace muy bien en ponder —a los adversarios del socialismo que hacian el famoso cálculo de emasa incidencia que tendría una repartición uniforme del ingreso sobre el gran de la gran masa — que dicha repartición uniforme constituye únicame una infima parte de lo que el socialismo trata de realizar. Pero no hay le olvidar que esta otra cosa, es decir, el aumento de la producción, no es so que se improvisa tan fácilmente. "Sólo habiendo alcanzado cierto grado desacrollo de las fuetras productivas sociales, que respecta a nuestras actuaconduciones es ciertamente muy elevado, se hace posible aumentar la pro-

<sup>\* [</sup>N. dol d.] Hoy dia no es una casualidad que la frecaerte recaitts de socialistas en las buydas excrecencias del blanquismo bata portido de Pusia. La conduscandiente recepción forma reórica de este fenómeno por parte de una gran parte de los socialistas occidentales, debió a la reacción paicológica de la guerra.

ducción a tal punto que la abolición de las diferencias de clase pueda contuttir un progreso real y ser duradera, sin provocar un estancamiento o hast un retroceso en el modo social de producción." Señor Plejánov, ¿qué doctre pario o qué burgués tilisteo escribió esto? Nada menos que Friedrich Engel

Hemos llegado ya al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas indipensable para la abolición de las clases? Ante las cifras fantásticas que en un primer momento se estructuraron para demostrar que se había alcanzado esta nivel de desarrollo y que se basaban en una generalización del desarrollo industrias particularmente favorecidas, algunos socialistas se esforzaron últimismente por llegar a una valoración objetiva de las posibilidades productivas de una sociedad socialista, basándose en cálculos cuidadosos y detallados. Airo ra bien, sus resultados difieren considerablemente de aquellas cifras.11 La hinó. tesis que se había formulado en su oportunidad para llevar a cabo una reduoción general del horario de trabajo a cinco y cuatro o hasta tres y dos horas al día, no puede ni siquiera tomarse en consideración todavía por mucho tiempo, a menos que se reduzca considerablemente el nivel general de vida. Aum en una organización colectiva de trabajo, para poder reducir sensiblemente la jornada laboral por debajo de las ocho horas, quedando constante la masa de los productos y de los servicios, habría que empezar a trabajar a una edad muy temprana para poder dejar de hacerlo en una edad muy avanzada

En suma, no es posible en el transcurso de un par de años poner a mes la clase trabajadora en condiciones sustancialmente muy diferentes de las que hoy vive. Los primeros en reconocer esto deberían ser, a decir verdad, precinsmente los que en materia de relaciones numéricas entre clases proletarias y da ses poseedoras se han entregado voluntariamente a las exageraciones más destrampadas. Pero el que es irracional en este punto es normal que lo sea lame bién en otras cosas. Por esta razón no me sorprende de ninguna manera que el mismo Plejánov, que tanto se indigna al ver que se presenta como desesperada la situación de los obreros, no encuentre algo mejor que el juicio de "filisteoburgués" para liquidar mis argumentaciones sobre la imposibilidad, todavía por algún tiempo, de abandonar el principio de la autorresponsabilidad económica del que está en condiciones de trabajar. No por nada se es filócolo

de la irresponsabilidad.

En cambio, el que se esluerza por conocer el movimiento obrero real, descubrità también que en él se toma poco en cuenta la lalta de las cualidades que le parecen "filisteo-burguesas" al hijo de la burguesta convertido en proletario de ocasión; describrirá que en esto no se adula de ninguna numera al proletarismo moral, sino al conuzrio, se hacen todos los intentos por convertir al projetariado en un "burgnês filisteo". Con el proletariado inestable, sin patriz y afti

<sup>44</sup> Cf. F. Engels, Sociales aus Russland, Vanwants-Ausgabe, p. 50,

<sup>11</sup> Cf. Atlanticus, Ein Blick in den Zukunflitetal, Produkcion und Komuni fu Socialden [Una mirada al estado luturo; producción y comumo en el mado socialista] (Stuttgari-Dietz) y el articulo "Etwas über Kolckilvismus" [Sobre el colectivismo] del Dr. Josef Ritici von Reupsuer aparecido en Deutsche Worte de Pernestors, del año 1897-1898, Tanto un trabajo como otro, aunque no están exentos de afgunas objeciones, se recomiendas calutoramente al que desea ponerse al corrionte sobre esta problemática. Neupauer considera que conun cálculo de la prestación media de todas las máquinos, se llegaria a la conclusión de que éstas al ahorran fuerza de trabajo humana, pero no la tercera parte.

por ha transformado a tamos dirigentes obreros ingleses —socialistas y no mistas— en fautores fervientes de la templanza, 12 no ha sido un prejuicio eguis, sino la convicción adquirida a través de décadas de trabajo organiza
b. Los socialistas obreros conocen los defectos de su clase y en lugar de dearlos, los más conscientes tratan de combatirlos con todas sus fuerzas.

Debo relerirme una vez más al juicio de Liebknecht según el cual yo me dejado sugestionar por el grandioso desarrollo de la burguesía inglesa. Esto jerto sólo en el sentido de que me he convencido de que las afirmaciones me la desaparición de las clases medias, que antes tenían mucha importanten nuestra publicidad y que se basaban en datos estadísticos defectuosos, inexactas. Pero esto por sí mismo no basta para obligarme a revisar mismo sobre la rapidez y el carácter de la evolución hacia el socialismo. Para la sido mucho más instructivo el conocimiento directo del movimiento mero clásico de la edad moderna. Y, aun evitando generalizaciones acríticas, oy convencido, y he recibido la confirmación de varias partes, de que la sición en el continente no es, en principio, distinta de la de Inglaterra. No se la de Ienómenos nacionales, sino sociales.

Si no podemos pretender de una clase cuya gran mayoría está alojada me oblemente, está mal instruida, gana poco y lo poco que gana no es seguel alto nivel intelectual y moral que constituye el presupuesto de la instide una sociedad socialista estable, tratemos entonces de no atribuírselo ninguna manera. Congratulémonos por el gran patrimonio de inteligende abnegación y de fuerza que el movimiento obrero moderno en parte ha mifestado espontaneamente y en parte ha sabido construir, pero no transrimos acrificamente a las masas, a los millones de individuos, cosas que son lidas para una élite, para un centenar de miles de individuos. No pretendo inscribir aqui el parecer de los obreros sobre este punto, del que he sido numero verbalmente y por escrito, ni tengo necesidad de defenderme, ante monas entendidas, de la acusación de fariseísmo y pedantería. Aunque acepnon más que aquí utilizo dos países y dos medidas. Precisamente porque a o mucho de la clase obrera, me he dejado llevar a juzgar más duramente lo que tiende a corromper el juicio moral, más bien que lo que sucede en clases superiores, y veo con gran umargura la gradual difusión en la preusa mera de un tono de decadentismo literario que no puede tener otro electo er el de generar confusión y, al final, corrupción. Una clase en ascenso necea una moral sana y no una decadente aparía. El herbo de que se plantee un icuyo final demasiado optimista en el fondo es una cuención secondaria, com que persigan con energía sus objetivos inmediatos. Lo importante esta en R oux objetivos estén consustanciados con un principio determinado, y oues expresión de un nivel superior de la economía y de toda la vida jorda; que la objetivos estén impregnados de una concepción social que marque un ogreso en el desarrollo de la civilización, o sea, una moral más alta y una mas alta del derecho.

<sup>☼</sup> l'amblén la presidencia del l'artido obrero meiallem iralognostique, en ma recleme ottar, recomendó rivamente a sua secciones que no vendieran hebidas alcohóficas en sua secciones.

En este contexto no puedo suscribir la frase de que "la clase obrera no tiene ningún ideal que realizar", es más, encuentro en ella sólo el efecto de una ilusión, a menos que no sea más que un simple efecto del autor. En este sentido es como evoqué en su momento el espíritu del gran filósofo de Königs. berg, del crítico de la razón pura, contra el cant que trata de anidarse en el movimiento obrero encontrando un cómodo apoyo en la dialéctica hegeliana Los accesos de ira que con esto he provocado en Plejánov no han logrado sino reforzar mi convicción de que la socialdemocracia necesita un Kant que llame. de una vez por todas a juicio al escolasticismo tradicional y lo someta al tamba riguroso de la crítica; un Kant que muestre cómo, en el mismo momento en que su aparente materialismo constituye la más refinada y por lo mismo la más sutilmente desorientadora ideología, el desprecio de lo ideal y la exaltación de los factores materiales como fuerzas omnipotentes del desarrollo es una ilusión que ha sido y es descubierta de hecho siempre por los mismos que la proclaman. Una mente de esta naturaleza, que aclare con un rigor convincente qué cosa, de la obra de nuestros grandes precursores, merece y está destinada a sobrevivir, y que cosa en cambio puede y debe morir, nos daría la posibilidad de emitir un juicio desapasionado de dichos trabajos que, si bien no partían de los mismos criterios que hoy consideramos obligatorios, estaban sin embargo determinados por los mismos objetivos por los que lucha la sociale democracia. Ningún juez imparcial puede negar que, en este aspecto, la crítica socialista se deja a menudo coger en falso y pone de manifiesto todos los lados negativos de una generación de epigonos. En esto yo también he tenido para de culpa y por esto no lanzo la primera piedra. Pero precisamente pounte lorman parte del juego, creo que estoy autorizado para expresar la necessar la de una reforma. Si no temiera ser mal interpretado (ya que estoy naturalmente preparado a ser tergiversado), traduciría el "volvamos a Kant" por un "volvamos a Lange". Del mismo modo que para los filósofos y científicos que propuenan por la "vuelta a Kant" no se trata de una vuelta a la letra de todo lo me ha escrito el filósofo de Königsberg, para la democracia no podría tratarse de una vuelta a todas las teorias y las valoraciones político sociales de un Friedrich Albert Lange. En lo que estoy pensando es en la admirable conexión que Lange ha realizado entre una leal y decidida toma de partido a favor de la lucha por la emancipación de la clase obrera y un excepcional desenfado rieneffico, siempre dispuesto a confesar los errores y a reconocer nuevas verdades. Tal vez la magnanimidad que se trasluce en los escritos de Lange sólo se la puede encontrar en aquellos a los que les falta el rigor penetrante que pertenece a los precursores como Marx. Aunque un Marx no sólo no nace en cada épaca, sino que también para un hombre de igual ingenio el movimiento obseto actual sería demasiado vasto para poder asignarle el lugar que Karl Marasume en su historia. Todo movimiento obrero necesita además de espaire batalladores, espíritus capaces de poner orden y de llevar a cabo síntesis, dots dos de una visión suficientemente elevada para saber separar el grano de la paja y de una mente suficientemente amplia para reconocer también la pequena planta que ha crecido en un terreno distinto del propio -hombres que tal vez no scan reyes, pero que son republicanos que arden por el dominio del pensamiento socialista,

co que rara vez un autor ha quedado tan sorprendido por la acogida de su rito como lo he quedado yo con este trabajo. Del prefacio a la primera neión se deduce claramente que la intención principal con que lo escribí la de dar una explicación a mis críticos socialistas. En esa época vivía en localidad al sur de Londres, bastante alejada de la ciudad, tenía escasos atactos y de los diarios alemanes sólo leía regularmente algunos órganos de socialdemocracia. Como es natural, estaba preparado para el caso en que libro encontrara resistencia entre los compañeros de partido; pero todo abiera esperado menos que levantara en mi partido una tempestad de indigición contra mí y, como si esto no fuera suficiente, que me creara un cierto ombre en los ambientes no socialistas. Desde hacía algún tiempo, me había astumbrado a considerar las discusiones con los compañeros de partido como untos internos de la socialdemocracia, a los que la prensa enemiga, aun mondo tomaba nota de ellas a su manera, no les prestaba mucha atención repto que se tratara de problemas de táctica política.

S. en esta ocasión las cosas resultaron distintas a propósito de este libro, edebía ante todo al becho de que en él, un socialista de la escuela marxista será por primera vez una crítica a una serie de principios del marxismo omo. Hasta entonces, la discusión entre los marxistas se había referido casi mpre a la pura exposición de tales principios y a las conclusiones que se traían de ellos, en que, con todo, regía el marxismo como la doctrina sociama que, al proclamar el derrumbe inminente del ordenamiento capitalista, neaba a la clase obrera en una actitud de hostilidad hacia el estado en neral y de absoluta indiferencia por los intereses nacionales. Una vez sacuda esta fe en la estructura férrea de la doctrina marxista — se pensó —, necentamente se verá sacudida también la disposición mental de los obreros que más sulnerables a las tendencias menos autiestatistas. Por esta razón el mo recibió una gran acogida por parte de la prensa burguesa y se vio col-

de toda clase de jubilosas alabanzas.

como si esto no fuera suficiente para ganarse la animadversión de mis empañeros de partido en Incha con los pantidos burgueses, los jefes del partido acionalsocialista, que por ese entonces se acababa de fundar, el recienteme desaparecido Friedrich Naumann y sus correligionarios del mundo internal, llegaron a especializarse en predisponerme ante los ojos de no partido. Co citas de mi escrito, unidas tan sabiamente como para hacerlas aparecer una saria de demostraciones en favor de la doctrina nacionalsocialista, dicaron a atacar en las asambleas a los oradores del partido, logrando posa aprietos a muchos de ellos que no estaban maduros para esta clase de tica. "Palideci de desaliento cuando Naumann exclamó en la asamblea: la dice Bernstein", me confesó a mi regreso a Alemania uno de mis comiteros, leyéndome angustiosamente el discurso que halifa preparado y se uponía a pronunciar contra mí en el congreso. Podía acaso disgustarme con

él, cuando me hizo saber su intención? Debla disgustarme ante todo con N mann, que en su periódico había escrito triunfante: "Bernstein es nuestro centinela más avanzado en el campo de la socialdemocracia", sin reflexionar en que una provocación semejante habría despertado necesariamente en la masa de los agitadores del partido el deseo de liberarse lo más pronto posible de un "centinela" tan dudoso.

A su vez, fue mal recibido entre las filas de los socialistas teóricamento aguerridos el hecho de que al criticar los principios de Marx yo hubiera omitido la exposición abierta de las consecuencias que se extraían de dicha en cion y me hubiera limitado a hacer observaciones más que otra cosa alusiva esto, algunos encontraban una falta de valor moral, otros, de madura concepción teórica. Ahora bien, es cierto que por lo que se refiere a las exigencia del partido en materia de agitación no siempre había sacado las consecuencias últimas de mis tesis críticas, creyendo que bastaba con haber estimulado a la reflexión sobre fenómenos que para mí mismo presentaban muchos aspectos dudosos. Pero, ya que no deseaba proclamar a los cuatro vientos la razón de mi abstención, no corri mejor suerte con los teóricos que con los agitadores Y así cayó sobre mi cabeza un torrente de ataques de una parte y de otra: an un congreso partidario -de Hannover en 1899- fui juzgado formalmente y si se me respetó en mi persona y recibí en aquella ocasión la mejor prueba del respeto que la socialdemocracia tuvo siempre por la libertad de opinión. no se me ahorró el rechazo claro de mis tesis críticas y de mis propuestas positivas.

Y ya que había sido demasiada mi intimidad de sentimientos y de penamiento con el partido, como para darles conscientemente sinsabores en mi respuesta a los ataques en su mayoría furibundos y provenientes de las esteras del partido, me límité a rechazar los malos entendidos y tergiversaciones, de jándole al tiempo la última palabra sobre mis pronósticos. Ahora, creo que puedo afirmar con seguridad y sin escudarme en la vanidad de autor que el tiempo me dio la razón en la mayor parte de los puntos, al confirmar ma deducciones. Los datos estadísticos que he añadido a esta nueva edición en las notas adicionales, respecto al desarrollo de los negocios, a la organización de las clases y a la repartición del ingreso, demuestran que, hasta el estallido de la guerra, el desarrollo siguió el derrotero señalado en este libro. También pueden considerar confirmadas mis afirmaciones sobre la distinta configuración del problema de las crisis. Y ya es de dominio público para casi todos los socialistas y reformadores sociales, lo que escribí sobre el potencial económico a sobre los resultados sociales de los antidotos capitalistas contra las crisis.

No laltan, naturalmente, teorías que van aún más allá de lo que escribsobre estos problemas. Franz Oppenheimer ha sostenido en numerosos escribla teoría de que la tendencia a la explotación que Marx le atribuye al capital con todas sus consecuencias, entre las que se cuentan también las crisis de sobreproducción, no se hubiera podido desarrollar si la apropiación violende la tierra por parte de la nobleza feudal no hubiera creado las premieconómicas, y que la prolongación de esta explotación se debe únicamente la persistencia de la gran propiedad monopolista del suelo. Más adelante, en su ensayo Grossgrundeigentum und sociale Frage [La gran propiedad del suelo AG050 277

a cuestión social) trató de demostrar empiricamente esta tarea deductiva enida por una seductora dialéctica, basándose en la historia económica, y y que admitir que su vigorosa argumentación tiene un fuerte poder de coneción. En el fondo, no dice nada diferente de lo que Marx expuso en el citulo final del libro primero de El capital, sobre "la teoría moderna de colonización", o sea, que la explotación capitalista, para poder difundirse mamente, necesita una población a la que una serie de leyes o disposiciones onopolistas le impida huir a la campiña para convertirse en cultivadora indemiliente. Sin embargo, la historia de las economias de Estados Unidos, de madá, etc., nos dice que la gran industria moderna puede desarrollarse aun los lugares donde existen en medida elevada dichas posibilidades, y que la crea, gracias a la ley de la competencia, relaciones (avorables al nacimiento la expansión del monopolio. El "hombre económico" como elemento imisor, en el que Oppenheimer basa su deducción, es en última instancia ccisamente una abstracción, ya que en la realidad existe toda una serie de etivos no económicos que influyen sobre los hombres en la elección de su stalación, de la profesión, etc., y llevan por lo tanto a desviaciones respecto línea de desarrollo que presenta un mundo hecho de hombres meramente omómicos. Aunque habrá que concederle siempre a Oppenheimer que con a rigurosa separación entre el factor meramente económico y político, etc., miro del desarrollo social, se ha hecho acreedor a grandes méritos en el camdel conocimiento científico, al descubrir la fuente de muchas conclusiones radas de los economistas burgueses y socialistas.

En muchos aspectos se acerca a Oppenheimer el socialista ruso recientente desaparecido, M. Tugán-Baranovski, un pensador que además de su opra teoría sobre el valor elaboró también su propia teoría sobre las crisis. primera, que él llama teoría de los costos absolutos de trabajo, refuta la oria de Marx sobre el valor en la forma metafísica que había asumido en las aboraciones del libro tercero de El capital, aunque se apega lo más rigurosamera posible a la teoría de la explotación del obrero asalariado por parte del aperario capitalista y trata de darle una base sólida aun por medio de la montración de que "el único elemento electivo del costo de la economía institue de las crisis en la sociedad moderna, y se une así al rechazo de la defición de la ley de la caída tendencial de la tasa de garaneia formulada por carra de la ley de la caída tendencial de la tasa de garaneia formulada por la terma vez electarada como falsa dicha ley, se ve Hevado a oponerar tema de la produccia de la despensa de la produccia de la despensa de la caída tendencial de la tasa de garaneia formulada por la produccia de la la carda de la card

pitalista. De abi se desprende, de manera evidente, que Tueán Barana de imparta las ideas desarrolladas en este libro a propósito de las diversas partes la economia de Marx, aunque las desarrolla interiormente a de manera sta una consecuencias más precisas. Se expresa en términos position mientos, que yo me había limitado a exponer objectouex críticas. Admiro que extenitivo una ventaja para sus obras, Pero deba contestr una interior que no redo agnirlo en todas sus deducciones. No sólo cae repetadas crites en el lama gênero de argumentaciones que le aristes a Marx, sino que te deja constitucciones mucho más andaces que las de Marx. Por ejemplo, sie Tuda la resón en poner de manifiesto la inconcitiabilidad de la teoria de la

caida de la tasa de ganancia con la teoria del aumento de la explotación del trabajador. Aunque con esto no se ha demostrado todavía de ninguna muner.

que la primera teoría sea falsa.

En la p. 150 de este escrito, se da como un hecho la caída de la tasa de ganancia, y en el curso general del desarrollo lo es efectivamente. Pero la experiencia demuestra al mismo tiempo que, dada la multiplicidad de factores que influyen en el movimiento de la tasa de ganancia, la línea de este movimiento sólo puede ser una línea irregular, y que continuamente hay períodos en que en lugar de descender, sube. La guerra mundial con sus efectos absolutamente peculiares, como elemento destructor de valor y multiplicador de desviaciones de las inversiones de capital hacia el sector del capital de préstamos, provoco necesariamente en un momento dado la subida de la línea. Pero cuando, más adelante, atrajo como efecto ulterior las sublevaciones revolucionarias de los obreros, que se tradujeron en mayores demandas salariales, etc., creó la lordo de hizo bajar la línea de la tasa de ganancia —y en este aspecto, no se puede decir, hoy por hoy, qué fuerza demostrará ser la más fuerte en un futuro no

lejano.

Además de Tugán-Baranovski, después de la aparición de este escrito. otros socialistas que estaban de algún modo de acuerdo con él, se ocuparon de sus capítulos sobre la teoría del socialismo y apoyándose en ellos trataron de desarrollar ulteriormente o de corregir la teoría de Marx. No obstante, debo renunciar a examinarlos en forma detallada. Lo único que me interesab. demostrar con algunos ejemplos en qué dirección podía seguir estos int y en qué dirección me rehusaría a seguirlos -permaneciendo "ortodoxo" posición respecto a la teoría del valor de Leo von Buck, que expuse en nota (p. 145) de este escrito, se encuentra explicada en detalle en un prefacio que correspondiendo a los descos del autor, antepuse a la segunda edición de un ensayo Intensität der Arbeit, Wert un Preis der Warren [Intensidad del trabajo, valor y precio de las mercancias], reeditado a continuación en la serie de artículos "Allerband Weittheoristisches" [Variaciones sobre la teoría del val-(en Dokumente des Sozialismus, año 1905, p. 270). Cito a continuación pasaje: "Si existiera una medida capaz de establecer el grado de intensiodel trabajo, se eliminaria la dificultad de determinar el valor de trabajo de los productos." En efecto, en los últimos tiempos, los estudios de fisiología del trabajo industrial silo se hau preocupado por encontrar una medida de este género. La llamada dirección científica de la empresa, llamada también sistema-Taylor, que trata de descomponer el acto laboral en sus elementos puramente mecánicos, es el primer paxo en esta dirección. Pero sólo a través de una olorior determinación lisiológica del desgaste de energía nerviosa requerido pol cada elemento de trabajo se podefan satisfacer los requisitos que implica um definición científica del valor del trabajo. Sin embargo, ou hay que olveque, como expliqué más ampliamente en el mencionado prefacio, el valor trabajo así encontrado "no dice nada sobre la calidad, utilizabilidad o valor util de los productos".

En tiempos muy recientes, y debido a exigencias prácticas, se han ocupado del sistema Taylor los jeles bolcheviques de Rusia. A pesar de que en general ha sido objeto del juicio desconfiado y explícitamente negativo de los obreros

(togo 279

ganizados, parece que encontró fervientes defensores en el campo de los alcheviques, quienes no obstante se consideran como el ala izquierda del odalismo. Sin embargo, esto es comprensible si se considera con mayor atención iniciativa bolchevique que, al estar en tan abierta contradicción con las eas expresadas en este escrito respecto al desarrollo del socialismo, tiene dere-

no en dicha obra a un juicio de consideración.

N. Uliánov Lenin, el principal exponente teórico y político del bolcheviso, me ha honrado por mi escrito con el apelativo de renegado. Ahora bien, politica se acostumbra aplicar dicho epíteto a los que han cometido apostacontra un partido o un movimiento, mientras que en esta ocasión se trata una crítica a una serie de concepciones doctrinales ejercida en favor del par-Pero ya que en mi caso efectivamente existía una especie de distanciaaiento y ya que para el que tiene una determinada estructura mental, puede Bultar indiferente si uno se separa de una teoría científica, por ejemplo, para pasar de la astronomía tolemaica a la copernicana, o de un movimiento cial, el cambio sigue existiendo y és suficiente para emitir el correspondiente icio moral. Está bien. Pero en un escrito aparecido recientemente. Lenin adosa también a Kautsky el mismo epíteto de renegado aunque no puede eprocharle ningún distanciamiento de las ideas que hasta entonces había prosado, sino únicamente no querer abandonar la propia concepción sobre las opdiciones del desarrollo social y sobre la política de la socialdemocracia ma adoptar la que constituye la base de la política bolchevique. Este uso indiscriminado de un único y mismo concepto para cosas tan radicalmente difeentes es un sintoma evidente de una estrechez de juicio realmente desalentaque por lo demás encontramos puntualmente si examinamos atentamente miniciativa bolchevique y la doctrina que la sostiene.

En la práctica, la iniciativa bolchevique es o ha sido hasta ahora un intento saltar una importante fase del desarrollo social necesario, por medio de una rie de actos voluntaristas. Una Rusia todavía predominantemente agraria y De, en la medida en que está industrializada, no dispone, sin embargo, as que de una masa obrera poco adiestrada en general, hubiera debido mansquiarse directamente en una comunidad socialista por medio de la dictadura. apoyándose en una expresión de Marx, la dictadura recibe el nombre de detadura del proletariado, a pesar de que en realidad es la dictadura de un actido que apoyándose en una parte del proletariado ha tomado posesión, a el momento oportuno, de los instrumentos de gobierno y con el empleo de cardias a sueldo y de medidas terroristas oprime violentamente rodos los iemás partidos, socialistas y no socialistas. En esto ha jugado mucho e 14 favor e hecho de que los gobiernos de las potencias occidentales le hayan declarado la guerra y hayan sostenido con dinero y con armamento la contrarrevo ición de generales politiqueros. Es una experiencia muy antigua que en revoluciones ningún otro partido en el poder fortalece tanto los animos omo una guerra externa o una contraravolución interio. A este respento scribia Marx en sus artículos sobre las luchas de clase en la revolución franma de 1848: "La República no encourró delante suyo ningún enemigo nacioid, ninguna gran complicación externa que podiera exaltar las energías, acetrat el proceso revolucionario e incitar o poner un jaque al gobierno provi-

sional... La República no encontró ninguna resistencia, ni del exterior, so del interior, Esto la desarmó." El haber encontrado esa resistencia les permi tió en cambio a los bolcheviques desarrollar una fuerza que superó con mucho la relación entre su apoyo real dentro del país y el resto de la población. Esto tuvo el electo de paralizar completamente la resistencia de los otros partidos socialistas contra sus medidas de política interna, porque éstos no quertan cargar con la odiosa acusación de colaboracionismo, aunque sólo fuera indireto, con el enemigo externo o con la contrarrevolución; de darles a sus medidas opresoras, y en muchos casos hasta más despiadadas que las violencias deldespotismo zarista -como por ejemplo, la detención y fusilamiento de 1-henes-, el carácter o la semejanza de legitima defensa; de darles la posibilidad de hacer jugar al mismo tiempo, como fuerzas impulsoras, al odio de clavery a los prejuicios nacionales; finalmente, de ofrecerles la excusa más cóm de y, sobre todo de más fácil impacto en los ánimos, del hecho de que bajo dominio el desorden económico de Rusia, el hambre y la miseria habi n mentado vertiginosamente. No es posible establecer con facilidad en qui da este desorden debe imputarse a la continuación del estado de guerqué medida en cambio a la particular política económica y social de los balcheviques, y es justo que se reconozca que en todo caso, buena parte de ello debla atribuirse a la primera de estas causas. Pero lo que no hay que oblidar es que en gran medida la continuación del estado de guerra era a su vez una consecuencia, si no deseada, por lo menos provocada con objetiva necesidad por la política de los bolcheviques. Cuando en 1917 desbarataron con la fuerza de las armas la Asamblea nacional en que eran minoria, y pusieron a Rusia ba la dictadura de un partido, con este acto ellos mismos provocaron la guerra della y les dieron a los estados extranjeros el motivo o el pretexto para negar el reconocimiento a su gobierno. Del mismo modo que para prolongar el estado de guerra sirvió su costumbre de apoyar financieramente una serie de agitaciones encaminadas a revolucionar el ordenamiento político y económico de los palses con los que oficialmente mantenían o pensaban establecer relaciones pacificas.

Aunque el hecho de que la iniciativa bolchevique debía tener como consecuencia una recesión productiva aun sin guerra y el estado de guerra, se desprende de la simple comprobación de que los dirigentes se hayan visto obledos en repetidas ocasiones a reintroducir las medidas de carácter político-enómico que habían tomado, en parte recuperando métodos de la economburguesa que habían recharado anteriormente y en parte sometiendo el trabajo en los negocios socializados de la noche a la mañana, a una serie de disposiciones coercitivas que no tienen mada que envidiar a las del desmedido sistema capita. lista. Después de haber aprendido por experiencia que no es posible eliminar de improviso e impunemente las costumbres sociales atraigadas, tuvieron que abolir el prayecto, ammeiado en un primes momento, de pagar volo un poce mejor que a los aimples obreros acalariados a los directores técnicos y comerciales de los negocios y a otros empleados con cargos de responsabilidad o particulurmente culfficador, y pasaron a acaparar las furreas más idéneas para sus ditintos sectores productivos, etc., recurriendo al intentivo de altísimos suelde precisamente como los empresarios hurgueses. Es interesante leer el mod

que Lenín explicó a su público este cambio radical. En su artículo Las tareas mediatas del poder soviético (Berna, 1918), escribe:

lécnicos, considerados en bloque, son inevitablemente burgueses a consecuencia ambiente (milicu) general de la vida pública que los ha hecho precisamente técni. Nos hemos visto obligados a retornar al viejo método burgués y aceptar pagar reidos muy altos por las prestaciones de los más importantes técnicos burgueses. Todos a que lo entienden comprenden también esta decisión, aunque no todos penetran en agnificado que adquiere esto en un estado proletario. Es obvio que una decisión de ne géneto es un compromiso, una desviación de los principios de la Comuna de París de todo poder proletario que exigen la equiparación de los sueldos al salario de un sucro medio, o sea, una lucha contra el carrerismo en los hechos, y no contra las dabras.

## demás, esta decisión significa

o solo suspensión, en cierta esfera y en una cierta medida, de la ofensiva contra el pital, sino también un paso hacia atrás por parte de nuestro estado soviético sociata, que desde un principio había anunciado y llevado a cabo una política de reducón de los altos sueldos al nivel de lo que gana un obrero medio.

las lacas de la burguesía —título honorífico con que Lenin quiere indicar de apera particular a los mencheviques, hombres del órgano de Màximo Gorki lovaia Zhisn y a los socialrevolucionarios de derecha— pueden sonreír tamen por esta aceptación: a los bolcheviques no les importa esto.

o ha habido en la historia una sola campaña militar victoriosa, en la que no haya redido que el vencedor haya cometido errores asslados, sufrido detrotas parciales y gona vez se ha detenido temporalmente y otras se ha retirado. La "campaña" que dos emprendido contra el capital es miles de veces más difícil que las campañas titares, de tal manera que sería estúpido y vergouzoso dejarse invadir del pánico por cai retirada única y aislada.

esta altura uno se sentiría fuertemente tentado a atacar a Lenin con sus pronos armas, llamándolo renegado. Pero está en juego algo más serio. Lenin haia de campaña militar. Pero se sabe que en una campaña militar los ergores de pries del ejército no se toman tan a la ligera como sustiene. Al contrario, los fores de incompetencia se le imputan muy severamente al jese y según las cirom ancias son castigados con la remorión del cargo o con el arresto. De un jele Liene derecho a esperar im conocimiento a tondo de su terregio de operacióny de los efectos de las distintas operaciones. Para los refunfuños dilentantescos lay en cambio la imputación de trasción, porque se reducen a tentativas capridosas a expensas de la vida lumana. Lenin no se da cuenta de que con ou amparación emite et juicio más ditro cobre el método balchevique de la revobrion secial sin fundamento. Ya que si la campaña comra el capital es, como dice, miles de veces más ditícil que ta más difícil campaña militar, emonces stenfa el derecho de pedirle que la emprendiera con un conocimiento mucho is profundo de la naturaleza y de las exigencias de la conomía política, con la preparación mucho mas cindadosa, en lugar de ponerse a lucer experimentos para ver qué resulta de la aplicación a manera de Procusto de algunas máximas recogidas en los escritos de Marx. Pero cualquier decisión equivocada traduce aquí en una inútil destrucción de existencias y, sobre todo, en perjuicio del bienestar del pueblo en general.

Tanto la nivelación mecánica de los salarios como la nivelación mecánica de los obreros, con que los bolcheviques introdujeron su socialización, revelatou muy pronto que estaban equivocadas. En el periódico bolchevique La Comune

del Norte, del 30 de marzo de 1919, se lee:

En el momento actual se está desarrollando una lucha terrible en el seno mismo del proletariado entre dos tendencias diametralmente opuestas... Con la nivelación de los salarios, con la aplicación del principio de mayoría de los votos en la dirección de las fábricas, con una llamada política democrática estamos cortando la rama en que nos hemos posado. Ya que la flor y nata de nuestro proletariado, los mejores obreros prefieren volverse al villorrio y abrir una tienda que permanecer en las fortalezas coacción polvorientas y derruídas que se llaman fábricas. Lo que se está llevando cabo es la dictadura de los usurpadores en el sentido propio de la palabra. (Tomado de la edición francesa del escrito del socialrevolucionario Boris Sokoloy, Los bolch viques juzgados por si mismos.)

De acuerdo con esta descripción parece que, para decidir sobre las tasas salariles, se hizo votar precipitadamente a los obreros de las fábricas en bloque, sin tomar en cuenta la naturaleza de sus tareas, de tal manera que de hecho pudo suceder que los obreros altamente calificados se encontraran en minoría respecto a los no calificados. En este caso, la expresión "democracia formal" que les gustaba usar a los seguidores del bolchevismo tuvo realmente este significado. Se trata de una democracia aplicada de una manera distorsionada. Lo han admitido los mismos bolcheviques cuando, con un decreto del comisariado del pueblo, se resolvieron a introducir una tarifa diferencial para 27 categorías de trabajadores. Pero el hecho mismo de que en general se pudiera cometer este error garrafal, nos prueba con qué escaso dominio del carácter de los problema económicos se embarcaron los bolcheviques en su empresa. Creían que para il quidar estos problemas bastaba aplicar indiscriminada y mecánicamente, a sec tores tan diferentes, algunos principios marxianos de alcance general sobre e proceso de producción del capital y sobre la adquisición y valoración de la luer za de trabajo. Sólo la práctica debía enseñarles que la obra de Marx sólo es una critico global, y no ciertamente un manual de economía política. La térret tógica de los bechos términó por arrancar no pocas confesiones, que, a perde que no admiten las constataciones hechas en este escrito, no son sin unba go, desde el punto de vista objetivo, más que un reconocimiento de su villde En el número de lebrero de 1920 de la edición alemana del periódico boldvique Russische Korrespondenz, se tee por ejemple en un articulo del balchest que Kaktyn sobre Nuestra posición respecto a la pequeña industria y a la reol c rativa de producción (las cursivas son mías):

En las ramas más concentradas de nuestra industria, nos vemos obligados. —por a buena o por la mala— a permitir la existencia de pequeñas empresas e industrio de mésticas al lado de los poderosos trusts estatales. Si al principio de la construcción le

pinoso 283

conomía nacional sobre nuevas bases nos pareció que podíamos evitar estos úpos industrias, transformándolas, a través de un proceso de rápida concentración, en una adustria mediana o grande, muy pronto el desarrollo del proceso mismo y sus comtexciones provocadas por la guerra y por el bloquea económico nos convencieron de contrario: hemos reconocido que se necesita todavía mucho tiempo para que la peseña industria esté madura para la concentración, y que por lo tanto hay que darie posibilidad de llevar a cabo este desarrollo relativamente largo...

Una orientación más precisa sobre el estado de nuestra pequeña industria y en articular del trabajo a domicilio, muestra de manera clarísima que entre nosotros este thero de producción ha echado raices tan profundas en toda la vida económica —con la agricultura no desarrollada y fragmentada y el bajo nivel civil de la población—, un su distribución artificial o una aceleración del desarrollo provocarian una cantidad e obstáculos y de fricciones insuperables. Toda una serie de industrias domésticas tiene a carácter tan autónomo y una importancia tan grande para el aprovisionamiento de la oso ación de bienes de consumo duradero, que las correspondientes ramas de la gran adustria no son de ninguna manera capaces ni de competir con ellas ni de sustituir sus roductos con una producción masiva de mercancias a precios bajos. De tal manera ne una serie de artículos de madera, fierro, cerámica, etc., fabricados en la industria oméstica, ocupan el mercado interno sin ninguna competencia por lo que respecta al tecio bajo y a la capacidad de adaptación de las exigencias de los consumidores.

—se dice además—, en condiciones normales como las que existían antes de guerra, se pudo contar con la desaparición relativamente rápida de este gégo de industria ante el rápido crecimiento de la gran industria, "ahora que gran industria atraviesa por una de sus crisis más graves... no se puede ablar ni siquiera de la eventualidad de un desarrollo acelerado de este procesam cuando la liberación del trabajo y la socialización de los medios de producción hayan creado todas las condiciones externas para ello". Y prosique el mor:

rebemos, por el contrario, contar con una mayor prolongación de este proceso y hasta en una nueva subida en el desarrollo de las citadas ramas de la pequeña industria como resultado de una cierta crisis de las grandes empresas industriales y de la constración de grandes medios financieros en mayos de una determinada parte de la posición del país, que lusca un empleo para este dinero.

lespués de esta comprobación, el autor presenta algunas propuestas sobre la manera de sostener este enorme número de pequeñas industrias y de industrias simésticas, sin sustraerle —cosa que no debería ocurrir cualesquiera que sean a circumstancias —a la gran industria las materias primas, etc. Muchas de extaoriopuestas lo dejan a uno perplejo, pero podemos acantonarlas. Lo importante e la aceptación de que, todavía por largo tiempo, la misma industria rusa no piede prescindir, en un amplisimo sector, de la empresa privada. Pero la empresa privada significa capital privado, aunque esté dividido en muchos ciemos e miles de pequeños negocios. Y como los bolcheviques se han decidido ante odo — mantener sin más con vida los negocios campesinos pequeños y medianos — además los han multiplicado desmembrando los grandes latifundios, al priva privado le queda un espacio tan enorme en la economía rusa, que no el cuso hablar de ninguna manera de comunismo en el sentido de la completa

realización de una economía socializada. No he logrado descubrir, ni he podido establecer si existe una estadística de las empresas privadas y de las estatudaden la Rusia bolchevique. Creo que no me equivoco al suponer que en Rusia lado de los numerosos negocios pequeños privados, existe una gran cantidad de entidades medianas; y si no fuese así por el momento, dadas las conduiones que se han descrito y a menos que se quiera provocar un estancamiento general en la vida económica, a partir de una serie de pequeños negocios deben naces gradualmente negocios de mayor tamaño, sin por esto pasar inmediatamente al rango de los grandes negocios. Cosa que ya está explícita en la conclusión de

último pasaje que hemos citado.

Ahora sabemos ya qué significa la declaración, reproducida en la p. 44 de este escrito, de que es suficiente medio año de poder socialista para consignar en la "historia" la sociedad capitalista. La destrucción de capital ciertamente no ha dejado de presentarse en Rusia; la publicística bolchevique no hace más que lamentar la excesiva destrucción de capital; y si por una parte no se puedo negar una cierta dosis de justificación a quien sostiene que la culpa fue de la guerra y del bloqueo económico, por otra parte, en los órganos bolchevique que se ocupan de problemas económicos se puede encontrar una masa de noticias sobre despilfarro de capital, debido a medidas financieras equivocadas. falta de un sentido de responsabilidad, al aumento más bien que a la disminición del tran-tran burocrático, a la preponderancia de intereses particulare locales en determinados soviets, y el que tenga más que meta más. Los bolcheys ques convencidos hicieron todo lo que estaba a su alcance para tratar de dominar la situación desastrosa, y da gusto a menudo escuchar el análisis y la abierta denuncia que hacen de esto. Pero la realidad es más fuerte que la buena voluntad, y en la vida económica lo que decide no es el acto de idealistas individuales, sino el comportamiento de la masa: y el terrorismo abate la moral de la masa en lugar de levantarla. No se necesitaban dotes proféticas especiales, sino que bastaba un cierto conocimiento de la historia y de la psicología de las musas para llegar a las conclusiones que yo expuse en las pp. 204 y 220 de este escrito; y que el momento en que, como sucede en una revolución, los ánimos estáncaldeados y las pasiones tensas, es el menos adecuacio para un desarrollo profundo y orgánico de la producción, y que la dictadura de clase no es señal de progreso sino de retroceso en la civilización. Pero hay que señalar con firmeza que casi cada capítulo de la historia de la revolución bolchevique demuestra la solidez de estas tesis. Hasta el sistema escolar de la república soviética, ruyo plan global es el orgullo del bolchevismo, se ve alectado gravemente a escapción de algunos ossis, por los efectos cor optores de au política de violencia.

En las grandes revoluciones políticas es posible distinguir constancemente dos fases: la fase del predominio de la eliminación de las cosas que la historia ha vuelto caducas, y la fase de la construcción orgánica de las cosas obevas que la historia ha hecho necesarias. En la primera fase cara vez se empleza sin ma acción que tiene electos terroristas, pero que no por esto necesica ser brutalmente violenta, ni necesita prolongarse por un período largo. Al contrario, enudentro del interés de la revolución superar lo más rápidamente posible a fase. Ya que, cuanto más se prolonga la guerra civil que está ligada a esta mera fase, se perjudica más y se lence imposible en la mayoria de los casos — como

noco 285

han demostrado todas las revoluciones anteriores y como lo vemos de nuevo la actualidad- la obra constructiva de la segunda fase. Pero ya que la obra metructiva es el objetivo, mientras que el terrorismo de la primera fase no es que el medio, el esfuerzo de los socialistas debe dirigirse a crear las condimes que garanticen dicha relación. En la sociedad civil avanzada, esto se logra cravés del movimiento obrero socialdemócrata. Como partido y como movicento sindical y cooperativo, constituye la escuela de la revolución orgánica ereativa dentro de la politica y dentro de la economía. Desarrollando al como tiempo el sentido de las cosas que hay que afrontar en cada ocasión de fiera que se saque el máximo provecho, y la capacidad de realizarlas; reforaido la capacidad de distinguir entre lo que ha muerto definitivamente y lo ne todavia puede vivir y desarrollarse, esto pone en guardia contra los experintos funestos ruyos daños recaen regularmente sobre los trabajadores, y cantiza el éxito de la acción constructiva, cuando se ha reconocido que es nearia y realizable. Ciertamente tampoco aquí todo lo que brilla es oro: la edad la perfección todavía está por llegar. Pero precisamente en los días de la volución alemana de 1918 se vio qué grande ventaja se había tenido con el heo de que Alemania dispusiese de un movimiento obrero tan fuerte y adiesdo por la acción sindical, de partido y cooperativa. Superado en un tiempo my breve el camino de la primera fase, se pudo comenzar inmediatamente el abajo de construcción. Sí las condiciones en que se llevó a cabo la revolución desorden económico de Alemania y derrumbe de la ética social causada por guerra- no hubieran sido tan desfavorables para la actividad social, se huera visto con mayor luminosidad todavía cómo puede desarrollarse en una o ma incruenta, y realizar una gran obra de reforma, una revolución que cuenta m el sostén y la fuerza impulsora de un millón de obreros políticamente orunicados y de tres millones organizados sindicalmente. Pero si la carga espantosa de le dejó el imperio en forma de deudas y obligaciones extremadamente gras, no le permitió una libertad de respiro, por otra parte, su obra se vio ayemente perjudicada por el hecho de que los bolcheviques lograron ganarse rte de la masa objera alemana políticamente madura, sobre todo a los elemeni juveniles más lácilmente excitables, para la causa de su doctrina, aparenteente más radical, de la dictadura de los Consejos y de la huelga revolucionaque en muchas ocasiones acarrearon graves daños a la vida econômica mana y arrastraron a los ânimos exacerbados a recurrir al poder de las armas. todos es sabido que los bolcheviques emplearon enormes medios financieros era su propaganda externa sacándolos de los fondos públicos y por esta razón puede poner de manificato aquí. Por esto ellos pueden referirse entre otras sas al ejemplo de sus predecesores zaristas en la dominación de Rusia pero pueden sostener que las metodas de mantener agentes pagados en otros pals con al fin de provocar movimientos contrarios a su desarrollo democtático domentar la discordia en sus partidos socialistas, hayan tenido antecedentes

In. del A. Cl. luc indicaciones de la mayor parte, dadas en la p. 227. Permitareme, ricultir al texto estenogratico de la conferencia que somuve en febrero de 1919 en el fluto de ciencias políticas de la miversidad de Basilea, publicada luego en las edidama la Nationaltellung bejo el título de Die Sotialiderung des Betriebe [La socialización de la presa].

en el movimiento socialista. El hecho de que en éste y en muchos otros aspecto acudan decididamente a los peores métodos del antiguo sistema concuerda, po lo demás, con toda su mentalidad política. Su teoría socialista es un marxique tosco, si no es que hasta atrasado respecto a Marx. Su docurina política es un exaltación de la fuerza creadora de la violencia brutal; y su ética política no una crítica sino un desconocimiento de las ideas liberales que encuentran su ex presión clásica en la Revolución francesa del siglo xviii. Pero del mismo mode que ya se ven obligados por el lenguaje inflexible de la realidad a someter a una profunda revisión su política económica, no pasará mucho tiempo antes de que se vean obligados, frente a la revuelta de la inextirpable aspiración de los pueblos a la libertad y al derecho, a revisar radicalmente también su política su ética.

# EVISIONISMO EN LA SOCIALDEMOCRACIA

OFFORME PRESENTADO EN AMSTERDAM ANTE ACADÉMICOS Y TRABAJADORES

informe que de esta manera presento al gran público fue pronunciado el de abril de 1909 en el salón de la Asociación obrera de Amsterdam ante una mblea, que había organizado la Unión de estudiantes de Amsterdam para udios sociales junto con el Departamento jurídico del estudiantado de Amsdam. En la asamblea participaron, además de estudiantes y personas letradas, ma gran cantidad de miembros del movimiento obrero socialista holandés.

La edición impresa se realiza sobre la base de una versión estenográfica del torme, que fue revisada y corregida por mí, pero sin ser modificada materialente en ningún sitio. No suprimí por completo la forma directa del discurso, ro en la gran mayoría de los casos coloqué en su lugar frases impersonales. to me pareció necesario para remarcar ante el lector lo más energicamente sible el contenido del informe. Por la misma razón omití aquí las notas de versión taquigráfica referidas a la recepción de determinadas partes del inforpor parte de la audiencia, así como la declaración final de ésta. La división breves capítulos ha de contribuir a la claridad.

En un apéndice el lector encuentra nuevamente tesis que formulé, a fines marzo de 1909, en la convención electoral socialdemócrata de Charlottenig. en Berlín, sobre el revisionismo y el programa socialdemócrata, y que preuten demostrar que la concepción revisionista, tal como vo la sostengo, brinda mindamento completamente suficiente para un programa socialdemócrata. in otras palabras, que los fragmentos a los que me opuse en la parte teórica programa de Erfurt de la socialdemocracia alemana son tan superfluos desde minto de vista de la agitación, como insestenibles ante el examen científico.

noneberg, Betlin, mediados de abril de 1909

SOUADD BERNSTEIN

# THE RUNGINGENCE OF L. NOMBRE REVISIONISMED

a un amable discusso el señor presidente bablo de los antegonismos en la souddemocracia entre parkistas y revisionimas. Vo consinero no del todo conveta ta contrapasición, y en el desarrollo de este informe voy a tener oportunidad realizar ann corrección que me parece necesaria. Pero ante todo quiero ferrine al hecho no descanocido por miedes de que, electivamente, esi los ferentes países se ponen de manificato en la socialdemocracia desde hace algún dipo corrientes o elementos que son caracterizados como revisionistas. Digo Uberadamente son caracterizados porque los interesados de ninguna manera y mucho menos en un comienzo. se atribuyeron a si mismos dicho nombre. atl numbre revisionista es impuesto y arcado por terceros, y no una califica non libremente elegida. Pero en la himoria hemos tenido frecuentemente ejemplos de nombres introducidos de esa manera. Quien conoce la historia de la grandes partidos populares o movimientos populares, sabe también cuán frecuentemente semejantes nombres impuestos, sea por obstinación, sea por indiferencia, son admitidos inmediatamente por los partidos en cuestión como designación para su movimiento, y utilizados por ellos mismos. Para no hablar de los nas tidos de la Antigüedad, esto ocurrió en Italia en la Edad Media con el partido de la reforma, que fue llamado por sus enemigos Patarino, es decir, partido los traperos. Lo mismo sucedió en la época de la Reforma: el nombre protetante fue originariamente un mote. También se encuentra un ejemplo en la historia de los Países Bajos en el calificativo Geuse, que se hizo famoso. En la gran revolución inglesa el nombre de la muy importante secta de los Cudqueros fue en un comienzo un mote injurioso. Y lo mismo ocurre con la denominación de los dos grandes partidos históricos de Inglaterra, los Whigs y los Tories. Tory significaba originariamente ladrón y Whig, leche ácida.1 Conestos nombres los partidos primero se insultaban mutuamente, pero luego cada uno aceptó tranquilamente la denominación que le impuso el enemigo, y lo siguió utilizando, pero ciertamente el nombre revisionista no es tan terrible como el de "leche ácida". En el nuevo movimiento republicano de Francia en contramos el nombre oportunistas primero como mote injurioso para los republicanos conducidos por Gambetta; y cuando en 1881-1882 se llegó a una división en la socialdemocracia francesa, una tendencia fue llamada por la otra posibilistas y también ella utilizó tranquilamente el nombre pensado inicialmente como insulto. En los Estados Unidos de América hubo y hay político que, en un comienzo, fueron llamados Mugwumps (= caciques indios) por ast enemigos, y luego ellos mismos con humor se designaron de esa manera. Resumiendo, semejantes nombres son acuñados sobre la base de cualquier superficialidad y luego generalmente aceptados.

Pues bien, equiénes son y qué quieren los "revisionistas" socialistas? La palabra es todavía de fecha reciente. Han pasado aproximadamente entre siele y ocho años desde que en Alemania se utilizó por primera vez la palabra revisionista en la socialdemocracia, y esto ocurrió a raíz de la publicación del libro de un hombre que desde entonces desapareció de la socialdemocracia alemana, el eso ito del cloctor Alfred Nossig, Die Remision des Rosiolismos [La revisión del socialismo], un trabajo al que se remitieron todos los socialdemócratas, es decir, también aquellos a los que ahora se denomina revisionistas. El doctor Nossig, como se ha señalado, se retiró desde entonces del partido, pero el nombre revisionista quedó, y fue aplicado entonces del partido, pero el nombre revisionista quedó, y fue aplicado entonces del toto ni son a todos aquellos tocialistas que — incluido quien habla — re opusieron criticamente a la teoría.

Sin embargo, en este sentido de crítica de la doctrina tocialista tradicional o su exposición, el concepto revisionismo el algo más antigore, en la socialdemo cracia alemana. Ya en el congreso partidació que sesionó en el año 1895 en Breslaw, un delegado, el muy inteligente doctor Brano Schoenlank fallecido en 1902, expresaba: "En el partido tiene lugar una revisión de los conceptor". En aquel entonces aplicó este criterio a la circatión agenta, y reclamó la ado-

tradicional de la socialdemocracia.

<sup>3</sup> Según otra interpretación, el nambre 197tig es un derivado de 197tiggamare = "action", de caballos".

ación de la posición del partido al modificado desarrollo de las condiciones rarias, pero posteriormente abandonó el tema de la revisión. No sé cómo él

e nuevamente apartado del camino recorrido.

Pero mientras tanto, en los años 1896-1897, en Die Neue Zeit, la revista intífica oficial de la socialdemocracia, aparecieron bajo el título de Problemas I socialismo algunos artículos míos que criticaron toda una serie de ideas fundidas en los medios partidarios. En la primavera de 1898 les siguió un deulo que se dirigía contra la idea de una próxima gran catástrofe económica ne estremecería y llevaría al derrumbe a toda la sociedad moderna. En este tículo dejé caer ocasionalmente contra un defensor de la idea de la catásofe, que en aquel entonces nos había reprochado a Kautsky y a mí que en pestros artículos no se hablara nunca del objetivo final del socialismo, las guientes palabras: "¡Para mí, lo que tan comúnmente se llama el objetivo nal del socialismo no es nada, y el movimiento lo es todo!" Por movimiento, nado, entiendo tanto el gran desarrollo social en general, como especialmente movimiento de la clase obrera. Por determinadas razones este juicio fue aprochado por los partidos burgueses alemanes, particularmente los burgueses libeles, y sobre todo creyó poder utilizarlo contra la socialdemocracia el partido acional-socialista recientemente formado en aquel entonces. Pero en el partimi artículo sue enérgicamente criticado por algunas personas y se planteó la ogencia de que en el próximo congreso del partido se tomara posición contra Así ocurrió en el congreso partidario que sesionó en el otoño de 1898 en uttgart. Como respuesta a esos ataques, dirigi al congreso una carta, más ode impresa en un libro al que luego he de referirme, y en que me expresé stante claramente sobre los principales puntos en disputa. Para no extender masiado este informe voy a renunciar a leer aquí esta carta; sólo quiero señaque lo que escribí en aquel entonces es mi credo aún en la actualidad. La ata encontró alguna oposición en Stuttgart, y después del congreso fui exhordo por algunos amigos de aquella época a presentar mis ideas coherentemente un libro. Así surgió el escrito publicado hace ya diez años atrás, Las premisas e socialismo y las tareas de la socialdemocracia, que desde entonces fue editaocho veces y traducido a diferentes idiomas. En su prólogo se encuentra la un anteriormente mencionada al congresa de Stuttgart, y dentro de ciertos mites debe ser considerada como uno de los escritos fondamentales de esa fientación socialista que en Alemania se denomina revisionismo. De las demás andes publicaciones de esta orientación la más importante es por cierto, según opinión, el distinguido mabajo de mi camarada de parride el doctor Eduard wid; Der Sozialismus und die Landwirtschaft.

Otros revisionistat, y justamente aquellos que toleran tranquilamente el mbre, entre los socialdemócratas alemanes son: Dr. foseph Bloch, redactor los Sozialistischen Manatshejte; Adolf von Elm, un hombre extraordinaria-ente activo surgido de la clase obrera que fue durante largo tiempo diputado la Dicta del imperio, pero que la última vez fue derrotado; Edmund Fischer, mbién surgido de la clase obrera y hasta ahora diputado de la Dicta; Paul implimeyer, actual redactor del Münchener Post y escritor muy fruerifero; ul Löbe, redactor en Breslan; Heinrich Pens, redactor en Dessau; Robert

Schmidt, redactor y diputado de la Dieta imperial, secretario de trabajo de las uniones sindicales alemanas, y muchos otros más.

Pues bien, ¿qué sostienen estas personas que acabo de enumerar? ¿Tienen ellos un programa determinado? Hasta ahora tal cosa no ocurre. Incluso si examinan más detenidamente sus opiniones, podrán encontratse en ellos conrencias de criterios en relación con la teoría y con la práctica. Quiero presentar al respecto un ejemplo con referencia a la práctica. Algunos revisionistas - 12 nombré al doctor Bloch; podría nombrar un segundo hombre, muy laborioso y capaz: Richard Calwer- sostienen el punto de vista de que en la política comercial Alemania no podría arreglárselas sin ciertos aranceles aduaneros. mientras David, yo mismo y otros somo: de la opinión de que la clase obreia moderna debería sostener firmemente el principio del librecambio entre los pueblos y tratar de solucionar por otro camino todas las dificultades que pue den estar relacionadas con la supresión de los aranceles proteccionistas. Existenaún otras diferencias semejantes de criterios entre los revisionistas. lo cual en modo alguno justifica desde el comienzo una actitud contraria a esta orientación. Quien se remonte hasta los orígenes de la historia de los partidos se va a enfrentar con el hecho de que todos los que están constituidos por naturalezar críticamente dispuestas, o sea, en los que la crítica ocupa un primer plano dificilmente pueden ser organizados sobre determinados estatutos. Y así tampoco el hecho de que los revisionistas no estén de acuerdo en muchos aspectos puede ser presentado como prueba de una inferioridad del movimiento.

Pero podría preguntarse, sin embargo, si en un punto al menos estas personas deberían estar de acuerdo. Algo tiener que tener en común, y habría que determinar qué es lo que las identifica. Esto me hace volver a la acotación de nuestro honorable presidente, en la que habló de marxistas y revisionistas como si se dijera: aquí los conocedores del marxismo, y allí los revisionistas. Esta en incluso una concepción muy extendida, pero yo no puedo admitirla como correcta. Pues si fuera acertada, esto supondría que un revisionista es necesario mente un antimarxista. Pero yo no conozco ningún revisionista al que e le pueda aplicar esta denominación.

# 2. LA TORA FUNDAMENTAL DEL MARXISMO

Antimarxista es, por de pronto, enta exmerión por a designor a los "encoloss de la teoría marxista". Pero guaires son ha fundamentos, las ideas fundamentes les de la teoría marxista? Casil es la contración básica entil la doctrina de 11 diferenciada de las doctrinas de los socialistas que lo precedieron. En comprensión más interna y más profunda de la idea de detarrollo, del contrator de evolución en una aplicación más sistemática que en cuabquier otro se alta antes y durante la época de Marx. Aquellos socialistas que precedieron a vinda fueron por lo general utopistas, en parte más y en parte menos famástica en dispuestos; en todo caso, naturalezas especialativas, que se imaginaron una socie dad que sería mejor que la actual, personas que se plantearon como obsesso una sociedad la mejor posible. O eran reformistas que aproverbaron enalquier

forma o reformas sociales que parecieron oportunas y las pusieron en un imer plano, pero sin un análisis profundo y fundamental de la sociedad estente, sin que pudieran derivar directamente esta reforma de las necesidades idas, sin que se preguntaran: ¿cómo armoniza la reforma con toda la marcha desarrollo de la sociedad, sus condiciones de existencia y sus [uerzas? En posición a ello Marx sostuvo la concepción de la sociedad moderna como organismo que se desarrolla, que no se deja ni modificar ni petrificar arbigriamente, que antes bien tiene sus leyes absolutamente propias de desarrollo, yes que tienen que ser prolijamente estudiadas por aquellos que quieren molicarlo. Esta gran idea se encuentra ya expresada en escritos anteriores de arx, pero donde más sistemáticamente la sintetizó fue en el prólogo al escrito ne publicó en el año 1859 con el título Zur Kritik der politischen Ökonomic, rel mismo año en que aparecio el primer gran libro de Darwin sobre la teo-🖟 de la evolución en la naturaleza orgánica, y muy bien y con todo derecho se meden comparar estas dos publicaciones. Se puede considerar como una casuaidad que ellas aparecieran en el mismo año, pero no es tan casual que hayan parecido en la misma época histórica, en el mismo período temporal. En 511 lea fundamental respiran el mismo espíritu,

El libro de Darwin desarrolla la idea de que las modificaciones en la natuleza viviente no pueden atribuirse a intervenciones arbitrarias de un creame, sino que tienen que ser explicadas originariamente a partir de las condiabnes de vida de esta naturaleza, y lo que Darwin expone en lo concerniente l'aurgimiento de nuevas lormas y clases de plantas y animales, lo desarrolla nos en lo que atañe a la historia del desarrollo de las sociedades humanas. muralmente las condiciones del desenvolvimiento de éstas son diferentes en intos esenciales, pues tanto el mundo vegetal como el mundo animal se desnollan inconsciente y no intencionalmente, mientras que la humanidad en el miscurso del tiempo toma conciencia de sus condiciones de desarrollo, y se ice cada vez más consciente de para qué lucha. Pero incluso esta conciencia ayuda a los hombres a pasar por encima de toda sujeción, y según la teoría Marx consigue que el desarrollo de la sociedad no sea todavía un patrimo-🤒 le la arbitrariedad. En el curso de su desarrollo la humanidad queda sujera rans propias condiciones de existencia. Con otras palabras: es por último la conomia, el modo - yo añodo, puesto que la naturaleza es la parte más imgrante de la economia- y las condiciones traturales de la producción de loir de subsistencia, las que constituyan el áltimo factor decisivo en la historia Ita transformación de las sociedades humonas. Una ulea que, ciertamente, ya ibla sido expresada con anterioridad a Marx, pero no en la forma precisa de él le dia. Sobre todo le corresponde a Mara el mérito de baber retornado. mo teórico del desarrollo social, a la historia de los medios de trabajo hum... on de haberla reducido al desarrollo de la herramienta, esta "prolongacioni ¿ 'os organos de los hombres".

La herramiento determina la Indole y la productividad del trabajo y, a favés del trabajo, el nivel coltraral. Lo que el hombre le arrebata a la natura e, cômo el bombre puede cultivar la tierra, cômo continúa la transformación e los productos del meto e de la riqueza de la tierra, de tal roquera que en de minados espacios vivan más personas que untes, todo esto depende en última

instancia de la naturaleza de las herramientas que los hombres tienen en caon momento a su disposición. El comercio de los hombres, la forma de colonia. ción de los hombres, las relaciones de dominación, la formación de clases en seno de las sociedades humanas, son determinadas por las relaciones de producción, y el desarrollo de la producción, colonización, comercio, dominación repercute a su vez sobre los juicios morales. También éstos se modifican cuando las condiciones de existencia han cambiado fundamentalmente, y también modifican las nociones del derecho y el sistema jurídico, puesto que otras exte gencias se incorporan al derecho. Asimismo tienen que ser modificadas las tructuras políticas cuando han cambiado las bases económicas de la sociedad. Todo esto se halla expresado en la teoría de Marx. Si por una modificación de las herramientas se desarrollan en el seno de la sociedad nuevos modos de producción, si la sociedad modifica a partir de esto su organización, si primero inconscientemente se forman nuevas clases y luego se fortalecen y pasan a mi primer plano con crecientes demandas, entonces se llega simpre a un printo partir del cual la lucha de las nuevas clases progresistas contra las viejas clases privilegiadas, que tienen la propiedad y ejercen el poder, se convierte en min lucha por el poder. De ese modo la historia de las sociedades humanas es una historia de las luchas de clases, que siempre vuelven a repetirse de tiempo en tiempo y que también siempre tienen lugar bajo nuevas formas. Este es el persamiento lundamental de la teoria marxiana.

Altora bien, esto pudo ser interpretado unilateralmente. Habria podido exagerarse el poder determinante de los factores técnico-económicos; habifine podido olvidar que las personas tienen cabezas, que piensan, así como que lu ideas e ideologías, la moral y los conceptos jurídicos tienen su propio desariollo. y que ellos mismos son factores codeterminantes para el desarrollo cultural para el desenvolvimiento de la producción. Se hubiera podido interpretar muy parcialmente el concepto "modo de producción", o exagerar mucho la influencia del lactor económico. Asimismo, desde otro lado, se habría podido desdibujar la concepción marxista de la historia, atribuirle un poder demastado de terminante a las ideologías, y demasiado poro determinante a los lactores económicos. Todo esto hay que admitirlo, pero éstos son o podrían ser en ores, dilerencias de interpretación, y su refutación no afecta al núcleo central de la teoria. No hay ningún socialdemócrata, al, lo aostengo, no hay ningún social de las ciencias sociales de alguna importancia que no hubiera areptado e quincipio este núcleo central, y si esto no hubiera ocurrido, emonces esto no facultata en comira de las personas, sino en conua de la teoría. Una teoría, que tiene verdad interna, se impone por encima de las luchas partidarias con lucral concluyente. Pero éste fue el caso aqui. Es hoy casi un lugar comon en la ciencia que, si bien las ideas rienen una vida propia muy inerre, los conceptos generale: del derecho, etc., tienen sin embargo su raiz en las relaciones econômicas, en la estructura de la sociedad, en la naturaleza de las clases, de las cuales ella se compone. Del mismo modo como esto ocurre en la politica, se lo prede mostrar en un pequeño ejemplo de la historia, y más precisamente de la historia de la gran revolución inglesa.

Como es sabido, en la gran revolución inglesa hubo un partido democratical, cuyos representantes fueron designados por sus enemigos como I -elloto

mecir, revolucionarios, niveladores, y en efecto entre ellos había junto a simradicales y demócratas otros que eran comunistas. Pues bien, estos Leveller aboraton, en el máximo auge de la revolución, un proyecto constitucional que llamaron contrato del pueblo -agreement of the people. En él formuon la supresión de todos los privilegios de clase de su tiempo y exigieron mismo derecho electoral, pero con la aclaración: "para todos aquellos que ise hallan en relación salarial". Si en aquel entonces se le hubiera dicho a un eveller en su propio idioma que esta restricción no es democrática, entonces biera puesto cara de asombro y no habria entendido la protesta. Pues ¿quiés eran aquellos que de este modo resultaban excluidos del derecho electoral, né aspecto tenían en aquel entonces los elementos que trabajaban a cambio un salario? Es muy característico de los fundamentos de la revolución inglesa ne mientras las revoluciones, conforme a la experiencia, llevan una tras otra todas las clases de la sociedad a un primer plano, en los anales de esta revoción no leemos en ninguna parte acerca de la intervención de la clase obrera. cemos ciertamente de rebeliones de los aprendices en Londres, pero no de los reros o de otros movimientos de éstos: la capa social que trabajaba para el fario era en Inglaterra, como consecuencia de la estructura de la sociedad aquel entonces, todavia muy insignificante y poco desarrollada. El trabajaa, poco después de que había aprendido su protesión, se convertía en maestro dependiente. El puesto de obrero asalariado era para el sólo un puesto de insito, teniendo en cuenta la prescripción de siete años de aprendizaje, por general una época muy breve en la vida del obrero individual. Como conseencia de ello, no se oponía a su maestro como enemigo de clase. Socialmente medio menor de edad, era huésped de su maestro y hacía la política de su destro, y le pertenecia orgánicamente. La idea de dar a personas como estos bajadores el derecho electoral no podía ocurrirsele a los políticos de la época, obreros mismos no lo pedían y no hubieran comprendido la demanda. Este el caso en aquel entonces y también más adelante todavía un otros países. fientras el estado de obrero asalariado es un momento de tránsito para la plastante mayoría de los aprendices en la profesión, los obreros asalariados davía no constituyen una clase en el verdadero sentido de esta palabra y, por tanto, tampoco plantean algunas demandas politicas.

#### EL REVISIONALIMO V LA INCLIANTA MARAISTA MUL DESAURONALA

odereminadas ideas políticas, que no prediscon ser pasadas por alto ni si luera por los políticos mas radicales de la época, ad cambién el desarrollo luera por los políticos mas radicales de la época, ad cambién el desarrollo luera por los políticos más radicales de la época, ad cambién el desarrollo lueralista de la edad moderna creó otras ideas sociales, que sin aingún inócico, in ningún agitador, se habrian abierto camono igualmente en todas partes. Creó ma clase obrera de la que se dice: una vez asalariado, toda un vida asalariado, a decir, una clase de trabajadores asalariados que permanente, y no temporativene, depende economicamente de oura, pero en cambio ya no se trata, como lo asistentes de attesanos en la Edad Media, la Edad Media cardia y las visperas

de la época capitalista, de menores de edad como ciudadanos, sino que se casaban en tanto obreros, formaban familias como obreros, y de este modo también como obreros tenían amplios derechos en el estado y la sociedad, y tenían que defenderlos. ¿Qué le interesaban los impuestos a los oficiales artesanos de aquel entonces? Aquéllos difícilmente los afectaban en forma directa, sino por lo general sólo indirectamente a través de la persona de su maestro. En la actualidad toda la política comercial e impositiva afecta directamente al obrero, al padre de familia; hoy lo agobia todo lo que encarece la vida y, como consecuencia de ello, está interesado de un modo muy diferente en todos los asuntos del estado. Por ello se tiene que poner en él necesariamente de manifiesto la necesidad y la pretensión de estar representado en el poder legislativo, de alcanzar ínfluencia sobre la legislación y administración.

Así también, de manera natural, prescindiendo por completo de ocasionales conflictos económicos, se desarrolló un antagonismo de clase entre los obreros y sus maestros, convertidos en capitalistas. Los obreros toman conciencia de in profunda diferencia social entre ellos y el patrón, su lucha salarial adquierun carácter social. Esta no era la situación en las luchas salariales de la Edad Media y Edad Media tardía. Lo que en aquel entonces existía como luchas salariales eran por lo general sólo conflictos por una especie de dinero para gastos particulares, pero no luchas por condiciones de existencia. Pero por 16 regular las luchas de los oficiales no giraban en torno del salario. La mayon lucha de los oficiales artesanos, de la que se nos informa de la Edad Medin en Alemania, la lucha de diez años de los peones de panadería en Kolmar, Alsacia, giraba alrededor de la cuestión de qué lugar tendrían que ocupar los oficiales en las procesiones en las fiestas de la iglesia. Esto parece a muchos risible en la actualidad, pero para los oficiales en la Edad Media el lugar en la procesión no era una cuestión insignificante, sino de bastante importancia No hay que olvidar el gran papel que la iglesia desempeñaba por aquel emonces en la vida del pueblo; el lugar en la procesión representaba un elemento de importancia social. Pero tenía importancia para la profesión, no para la closs.

Factores muy diferentes determinan en la actualidad la lucha de los obreros. Hoy es la lucha por el salario, el tiempo de trabajo y el derecho laboral la que imprime el carácter a los movimientos de los obreros de todos los oficios, y adse abre paso, como la producción moderna ha reunido a obteros de toda date en libricas y talleres, el semimiento de los mismos intereses de toda la clase obrera. Lo que en la Edad Media y en la Edad Media cardía eran sólo movmientos individuales o particularistas o partes de alzamientos del pueblo opri mido en general, se convicue abora en un movimiento de los obteros como clase que está ligado a las necesidades reales de los perpetuos obretos. necesidades jurídicas en el estado, a sus necesidades econômicas en la ponoteción, en el intercambio y en la distribución de bienes, a su necesidad socialida de reconocimiento como mayor de edad. Teniendo en cuenta este hecho, a al-Marx y su colaborador Friedrich Eugels expresaron la signiente idea dei gu-ti objetivo social de la Incha de clase obrera en la época moderna: los medios y fines del socialismo no tienen que ser inventados, sino encontrados, es decitienen que ser descubiertos en las condiciones materiales y juridicas de esta grao clase obrera que se desarrolla cada vez más, tienen que existir elementalmente

las condiciones del desarrollo real de esta clase. Tan pronto esto sucede, dimis condiciones ofrecen a las aspiraciones socialistas un fundamento mucho más
somble del que de alguna manera pudiera ser imaginado. De esta manera Marx
, Engels hicieron descender al socialismo, si me puedo expresar de este modo,
il terreno de la fantasía alada al duro suelo de los hechos reales de la vida
peral; trasladaron, en mucho mayor grado que cualquiera de sus predecesores,
teoría socialista de la esfera de la especulación deductiva a la de la inducción
falista.

Sin embargo, en aquel tiempo esto era a los ojos de muchos socialistas una vera limitación de la teoría socialista. Sobre todo los utopistas socialistas, o ien sus discipulos más o menos ortodoxos -pues los Owen, Fourier, Saintsmon mientras tanto habían muerto-, los hacedores de sistemas, que elaboram sistemas sociales integros, sociedades maravillosamente perfectas sobre el spel, los socialistas especulativo-filosóficos de Alemania, que se llamaban los edaderos socialistas, veian en la doctrina de Marx un enorme debilitamiento el socialismo. Uno de los últimamente nombrados, Karl Grün, llegó tan lejos omo a caracterizar la pretensión de transformación del estado absolutista en mo constitucional de una traición al socialismo. El socialismo estaba todavía un profundamente enraizado en el mopismo que al genial socialista obrero demán Wilhelm Weitling se le ocurrió la idea de que para la realización de los ines del socialismo habría que movilizar a 10s presidiarios. A todos quienes penaban así y de manera análoga, las teorías de Marx tenían que parecerles como n empobrecimiento, cuando no una renuncia, de las grandes ideas obtenidas en forma especulativa. Así también en ou as partes. Recientemente en un número miversario del Vorwarts berlinés el marxista ruso Plejanov relata cómo en los nos ochenta en Rusia aquellos que sustemaban la doctrina marxista en la forar que acabo de esbozar brevemente aquí fueron atacados por los populistas y dalistas revolucionarios de orientación especulativa como ayudantes o serviores voluntarios del capital, dado que señalaban la necesidad del desarrollo pitalista para el desenvolvimiento de la clase obrera, como lo hizo también Erx. Pero lo que ocurrió en Rusia en aquel entonces sucedió en muchos otros iscres. Un ejemplo es característico de esto. Cuando publiqué mi frase arribasencionada sobre el objetivo final, el mismo Plejánov me atacó con extrema miencia, pero no pudo evitar el destino de ser llamedo por los revolucionarios wos el "Bernstela 1050". La traducción de la doctrina de Mara, tal como aquie odo desarrollada, le parentó a marhos socialistas en la práctica como la remuncia al objetivo final del socialismo, y, en cierto sentido, no desabon de tenes 2014. Pues lundamentalmente, según un opituón, la teoria de Marx derribo is necho ta idea del objetivo jinal, Como para una doctrina social basada en sides del desarrollo no paede baber un objetivo final, según ella la sociedad annana va a estar continuismente somerida al proceso de desarrollo. Puede tener condes lineas de orientación y objetivos, pero no un objetivo final, trolowaque transitoriamente podría ser considerado como un objetivo final no debeconstruido aprioristicamente de las cabezas, sino que tiene que ser obibo ndo a partir de las tuchas prácticas del movitmento mismo.

lestamente, en los escritos de Mara se encuentra también propositudo un ladro Juturo. Así al final del Manifiesto comuniste, escrito ye en 1847. All

se dice que los obreros, después de que se apoderen del poder político, van modificar toda la sociedad actual y a construir una nueva sociedad de carácto, corporativo. Pero esto está manifestado en rasgos tan generales, y corresponde tanto a la idea social de la clase obrera -como tenta que desarrollarse a partir de sus condiciones de vida y en lo esencial también como se desarrolló-que no se lo puede catacterizar como una simple especulación. De este modo puede pronosticar el futuro cuando se dice: las tendencias visibles del desarrollo apuntan a esta o aquella conformación de las cosas. Esto es también por cierto una deducción, pero sobre bases reales y no especulativas. De todos modos, el Manificsto comunista, por muy genial que sea en detalles, por mucho que dearrolle ya la teoría de la sociedad de Marx, no puede ser considerado como aque lla producción de Marx que la muestre en su máximo nivel intelectual. A esta categoria pertenecen más bien aquellos escritos que Marx escribió despues de haber hecho sus estudios en Inglaterra, el país económicamente más desarrollada de aquel entonces. El libro Contribución a la critica de la economía política constituye la primera introducción a ellos. En el prólogo a El capital encontramos dos pasajes en los cuales Marx señala muy enérgicamente la idea de de arrollo orgánico. El primero de ellos dice: "Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, no puede saltearse jases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto. Pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto."

Es evidente que este pasaje contiene una limitación esencial o, si se lo quere expresar de otro modo, un debilitamiento de la idea socialista de revolución. Indica así que no depende del capricho de la clase obrera, ni de ninguna otro clase, transformar la sociedad según su autojo, su fantasía o algun esquema terminado. Todas las condiciones de vida de la sociedad tienen que haberse convertido en otras, tienen que haber alcanzado una determinada madurez en su desarrollo para que sea posible una transformación social de importancia.

El segundo pasaje que quiero presentar y que, como el primero, data del año 1866, dice: "La sociedad actual no es un cristal tijo, sino un organismo capaz de transformarse y que está continuamente en proceso de transforma-con!" El concepto de la revolución socialista recibe también aquí una delimitación muy determinada.

Altora bien, todo revisionista aponeba estos dos pasajes de Marx. El remonista les atribitive mayor importancia, mayor trascendencia que tal vez mio lo confieso gustoso. Marx mismo, y de todos modos más que una camudad de personas que percencen a la escuela de Marx, pero que argún la optitión de les revisionistas constituyen una estrecha octodoxía marxista, en tento que le atribuyen a pasajes que Marx es puso sobre la base de determinadas premisas históricas una fuerza dogmática permanente, en lugar de aceptar su importancia sólo relativa. En lugar de reconocer, como es el caso en diferentes ocasiones, que cuando el desarrollo teal se aparta del desarrollo de todos modos sólo teóricamente pronosticado, entonces también las fórmulas, que lueron deducidas sobre la base de la hipótesis originaria, tienen que modificarse. En lugar de ellos según nuestra opinión, los marxistas cirodoxos—que tienen a su principal representante en Karl Kautaky— se agarran energica y en forma totalmente mútil de aquelhas fórmulas y huscan conservarlas mediante medios que son

eras muestras de habilidad interpretativa y completamente indignos de una adadera teoria científica. Podría decirse que muchos de aquellos marxistas instituyen una secta en el marxismo, que paulatinamente también recayeron toda clase de pasajes e ideas del Manifiesto comunista, corregidas por el ropio Marx, puesto que se remiten preferentemente al Manifiesto antes que los escritos que Marx, concibió en el máximo de su desarrollo.

### EL MARXISMO Y EL DESARROLLO DE LA GRAN INDUSTRIA

Manifiesto comunista tiene un error, podría casi decirse un error orgánico, n error que también que reconocido por Marx, de tal manera que él mismo lo orngió más tarde, y que Friedrich Engels admitió expresamente. Tiene el error que sobrestimo considerablemente la velocidad y la parcialidad del desarroo de la sociedad moderna. Wilhelm Liebknecht, el compañero de exilio de fax durante largos años, manifestó públicamente en ocasiones y me contó intidencialmente interesantes detalles de lo mucho que Marx sobrestimó en su poca el curso del desarrollo, lo que por otra parte se comprende fácilmente bido al espíritu ardientemente revolucionario y enérgico de Marx. Tampoco the olvidarse que cuando Marx escribió el Manifiesto comunista todavía no abía estado en Inglaterra, sino que sólo había oído desde lejos del gran movil'ento de lucha de aquel entonces de los obreros ingleses, que por momentos recía querer derrumbar con una fuerza elemental todo el imperio mundial mánico. En El capital Marx corrigió algunas de sus hipótesis originarias, pero mbién allí encontramos todavía muy sobrestimada y parcialmente valorada velocidad del desarrollo en el sentido capitalista. Así, toda una serie de conumones de las hipótesis, sobre las cuales Marx escribió, son correctas; otras, en imbio, no lo son o ya no lo son. El desarrollo del orden econômico burgues quirió de mucho más tiempo y demostró que esta forma de sociedad es capaz una expansión y de un desarrollo mucho mayor de lo que Marx y otros conapporáneos suyos habían supuesto. Y porque el desarrollo demoró más tiempo porque la economia burguesa, esto es, la economia del libre cambio se exteno mucho más, era inevitable que tuviera que dar vida a nuevas formas de ganización, que de ninguna manera podían ser predichas por Marx en todos detalles y apreciadas lo suficiente en toda su trascendencia. Citemos por emplo un hecho, que Marx, por cierto, predijo acercidamente, pero cuya rercusion no estimo correctamente ni hubiera podido estimar con exactitud medios sobrehumanos: la enorme expansión del comercio mundial causada or el capitalismo, la incorporación de países de ulumnar no sólo al comercio undial -eso ya existia antes- sino también a la producción y al intercambio bienes, que normalmente también obtenemos o fabricamos en Europa. El gantesco incremento en la producción de bienes relacionado con ello solamenne desarrollo con toda su fuerza después de que fue escrito El capital, y Marx tala sacado sus conclusiones sobre la base de un intercambio económico muo menos desarrollado y había expuesto toda una serie de proposiciones conselivas que en parte han sobrevivido.

Presentemos aquí unas pocas cifras de mi patria, Alemania, para ver to grandiosa que es en la actualidad la producción y el intercambio de bienes, y cuan grandiosamente se ha desarrollado el comercio mundial. El comercio esto rior de Alemania ascendió en el año 1880 a casi 6 mil millones de mai con en valores; en el año 1907, en cambio, a 18 mil millones de marcos; por lo canto, el valor de este comercio ascendió al triple mientras que la población aumento sólo en aproximadamente un 40 %. Y este comercio exterior, en lo que se reliere a la exportación, consiste en la actualidad principalmente en exportación de productos industriales alemanes. La industria alemana, podría decirse, en sus mayores empresas y fábricas se elevó por encima del simple marco nacional. y así abastecen al mercado mundial y ya no sólo al interior del país. En Alemania tenemos industrias que envían hasta los dos tercios de sus productos al experior, y colocan en Alemania misma menos de la mitad de su producción. Cuatro años después de la muerte de Marx, en el año 1887, el servicio de carga de los ferrocarriles alemanes con el exterior ascendió a 18.89 millones de toneladas. 18 años después, en el año 1905, a 43.6 millones de toneladas. El movimiento marítimo en puertos alemanes, que en el año 1883, con carga de barços que llegaban y salían, ascendió a 15.51 millones de toneladas, se elevó en el año 1908. a 38.33 millones de toneladas.

Un ejemplo de qué relaciones se desarrollaron en el mercado mundial v cómo se elaboraron tormas completamente nuevas para ello lo proporciona el cuadro de una industria muy moderna, que Marx sólo conoció en sus comienzos: la industria de la electricidad, la fabricación de máquinas eléctricas y d establecimiento así como la explotación del suministro de fuerza y luz eléctridas Una de las mayores compañías de esta industria en Alemania es la Compañía General de Electricidad de Berlín. En el año 1907 tenía un capital accionación de 100 millones de marcos, que según la cotización en la bolsa representable un valor de 220 millones de marcos; además poseía un capital de obligaciones de 37 millones y una reserva de 47 millones de marcos. Por lo tanto, prescindiendo por completo de la cotización bursátil, disponía de un capital invertido y de explotación de 184 millones de marcos. Pero con ello no termina su poder de capital Esta Compañía General de Electricidad participa en la Compañía de Centrales de Electricidad de Berlín, que suministra electricidad a la mayor parte de Berlín y tiene un capital de 114 millones de marcos en total, pero cuya cotización bursátil es igualmente más elevada. Además, debido a la posesión de acciones constituye de hecho la dirección de un banca fundado por ella para empresas electricas, que está situado en Zirrich, porque allí paga menos impuestos y evita algunos molestos controles. Financia empresas eléctricas en tedo el mundo, que tienen que obtener sus máquinas, etc., de la Compañía General de Electricidad en Berlín, y participa a través de la posesión de acciones en oltas veinte empresas más. Además, como filial de la Compañía General de Electricidad existe una compañía de Suministro de Electricidad, y la compañía se halla también en un tratado de reciprocidad - se puede elegir también para ello un nombre menos inofensivo- con la mayor compañta de electricidad de 101 Estados Unidos, la General Electric Company. Podría decirse que las dos poderosas compañías se repartieron el mundo para su mercado exterior: "Para 115(5) des esta mitad del mundo, para nosotros la otra." Así ninguna de ellas invade

reno ajeno en sus pretensiones de conquista. A su vez la Compañía General Electricidad se encuentra en su terreno en relación de cártel con la siguiente em compañ/a de electricidad de Alemania, la empresa que en primer lugar va el nombre del gran inventor Werner Siemens -donde hoy se encuentran resentados en primer lugar los comerciantes... la firma Siemens und Halske, representa un capital de 93 millones de marcos y está intimamente ligada la compañía Siemens-Schuckert del sur de Alemania, cuvo capital asciende 10 millones de marcos. Otra empresa secundaria de la unión Siemens tiene capital de 15 millones de marcos, y además el "Elektrobank" fundado por la tiene en sus manos ciertos negocios de financiamiento para ella misma. Romamente las dos grandes uniones concertaron un trato secreto sobre acción mún en licitaciones públicas con algunas de las siguientes mayores firmas de ciricidad alemanas, de las cuales la más importante es la firma Felten, aillaume & Lahmeyer, cuyo capital nominal asciende a 80 millones de marcos, so al que hay que añadir el capital de una serie de fábricas que constituyen acquito de esta sociedad. De tal modo un verdadero sinlín de gigantescas eredades monopólicas están asociadas y conjuradas hoy en día en Alemania someter, en lo posible, a toda la industria eléctrica, no sólo de Alemania, no de una gran parte del resto del mundo. Y así como prospera esta moderna distria, prosperan también nuestras grandes siderúrgicas, sindicalizadas en el undialmente conocido consorcio siderárgico. Tenemos igualmente consorcios industria textil, en las industrias del papel y de la impresión, etc., destiindo todas ellas su actividad no sólo al mercado interno sino también al exte-» habiendo extendido sus redes mucho más allá de los límites nacionales. lo que la ocupación del obrero entró en una dependencia nunca antes pechada respecto del mercado mundial.

Fri resumen, el más reciente desarrollo creó formas de las organizaciones la industria y del intercambio económico que Marx no conoció ni podía apocer, Cuando él escribió, las empresas que tenían entre 1 000 y 2 000 obreros n inusualmente grandes; en la actualidad tenemos empresas que tienen 1000, 30 000 y hasta 40 000 obreros. Resulta interesante ver cómo este hecho refleja en la ideología de los obreros de las judustrias más desarrolladas. nestra estadística alemana oficial sobre las empresas distingue entre empresas queñas, medianas y grandes. Considera empresas pequeñas a aquellas que sarcan hasta 5 personas, empresas medianas a las que tienen entre 6 y 50 perna- y empresas grandes a aquellas que cuantan con más de 50 personas. Esta la estadiatica oficial. Y ahora venmos la opinión de los obreros. Flare siete on en enero de 1902, los obreros metaltingicos de Berlin prepararem para su o na estadística de las relaciones salariales y laborales en dicha ciudad. En e elevamiento, publicado como tibro, se cusmentra también la divinión Fempresas pequeñas, medianas y grandes. ¡Pero los obreros caracterizacon a the las empresas que abarren hasta 100 personas como empresas pequeñas! 25 coupresas medianas comprenden para ellos las que tienen entre 101 y 500 per ma / rolamente con más de 500 personas comienza para ellos la gran empresa to - expresó en forma casi humorística en una asamblea de obreros meralúr-We we present y on to one despute del discusso or discretere conditioner all dileventes lábricas. Alli se presentó un obreto, describió incidentes un una determinada empresa y con um movimiento que expresaba desdén dijo "pueden ustedes imaginarse qué negocio es ése, hay allí sólo cien obreros oun pados". Un negocio con cien obreros supone ya un millonario como propietatro. Pero a los ojos del obrero un negocio con "sólo cien obreros" en la industria metalúrgica no significaba mucho más que antiguamente el negocio de un tendero.

Tan colosalmente cambiaron las cosas. En el año 1850 en la industria o utilizaban casi exclusivamente máquinas que desarrollaban hasta 30 caballos de fuerza, hoy en día en la gran industria se emplean máquinas de bando 30 000 caballos de fuerza. A ello hay que añadir hoy la aplicación de electricidad como inductora de la transformación de elementos, la electroquimica, que creó ramas de la producción completamente nuevas. Si bien Marx no pudo describir todo esto con anticipación, se halla todavía sobre la recta línea del esquema de desarrollo marxiano y por lo tanto se lo rita también por parte de la oriodoxía del marxismo como prueba de la exactitud de la teoría. Sin embargo, en su repercusión sobre las relaciones económicas, sobre las condiciones de lucha de la clase obrera y las posibilidades y formas de la revolución social, tiene una trascendencia no tenida en cuenta por Marx.

¿Se puede estatizar industrias mundiales? ¿Qué significaria esto? ¿Puede el estado hacerse cargo de empresas cuyos negocios son en gran parte de naturaleza especulativa? Y si el estado no puede ni quiere hacerlo ¿se puede arriesgar a que estos negocios —que ocupan un lugar tan importante en la moderna economía nacional, que juntos ocupan ejércitos enteros de obreros y sobre cuya existencia descansa gran parte del bienestar de la población—, se podría arriesgar que ellos, dado que el estado no puede hacerse cargo directamente de ellos sean entregados a la ruina en medio de una catástrofe social? ¡Esto también e imposible! Tienen que ser empleados medios y métodos muy diferentes para colocarlos paulatinamente bajo un mayor control, que sólo poco a poco va llegar a dominarlos por completo. Entre otros, esto llegaron a experimentarlo especialmente en un movimiento verdaderamente revolucionario los obreros en los centros industriales rusos.

La revolución rusa que se inició tan optimista y grandiosamente en el año 1905 (y de la cual de todos modos puede decirse que lo que ella obtuvo en aquel entonces luchando no pudo ser eliminado del todo, algo al menos permaneció a pesar de toda la brutalidad de la reacción zarista), esta revolución rusa convirtió temporalmente a los obreros en la fuerza dominante en los grandes contros industriales de Rusia: en Jarkov, Rostov, Moscó, Petersburgo, Varsovia y especialmente en Lodz, el Manchester ruso. El poder de los zares estaba por el suelo; toda la autoridad de los funcionarios y de la policía estaba quebrantada, y se llegó a la situación de que la policía le dijera a los fabricantes: "¡Ved como es arregláis con los obreros; nosotros no podemos ayudatos!" En Lodz ha) filbricas con 7 000 y hasta 8 000 obreros; en éstas los obreros fueron súbitamente casi los dueños. Los propietarios huyeron al exterior y dejaron la conducción de los negocios en manos de apoderados y directores técnicos. Algonos de ellos lueron muertos a tiros por los obrecos; si querían salvar su pellejo tenían que ceder simplemente a las condiciones de los obreros. Pero esto duró sólo un tiempo relativamente breve. En estas circunstancias llega seguro un momento en que

propietarios de las fábricas dicen a los obreros: "¡Por nosotros, quedáos con filbrica; nosotros no la podemos explotar más, lo que ocurra nos resulta mora indiferente!" Si no me equivoco, Kautsky en la conferencia que dio aquí Holanda sobre lo que ocurría al día siguiente de la revolución, desarrolló la lea de que el abandono voluntario de las fábricas por parte de los fabricantes ala una de las primeras consecuencias de la revolución de la clase obrera, y le los labricantes dirían, de la manera descrita: "¡Pues bien! ¡Tomad las láicas, pera dejadnos tranquilos!" Ciertamente, esto muy bien puede ser posible, ladmito, pero la expropiación resultaria de este modo muy barata. La pregones sólo: ¿Deben o pueden entonces los obreros hacerse cargo de las fábricas, de que el estado no puede hacerse cargo, y seguir explotándolas con resultados ositivos? Y después de todo lo que vimos hasta ahora sobre ello llegamos nesanamente a la conclusión de que los obreros no van a querer ni van a poder licerse cargo de las fábricas. Las fábricas tan fácilmente expropiadas serian en na revolución cáscaras vacías. En Rusia el dominio de los obreros terminó n todas partes cuando llegó el momento en que, a la inversa, los obreros dije-In a los fábricantes: "Lo reconocemos, ahora sois oura vez los amos", y se sujeron tranquilamente a sus disposiciones.2 La dictadura industrial de los obreros implemente no hubiera sido realizable. La vida económica tiene ciertas leyes tales que la simple voluntad de los hombres no puede superar.

# III MARXISMO Y LA DIVISIÓN SOCIAL

to son pensamientos antimarxistas los que expreso; son conclusiones que, si Marx mismo no las dedujo, se hallam sin embargo en consonancia con la un fundamental de su teoría. Una sociedad cuyas organizaciones y costumbres sousan sobre un desarrollo de milenios no puede cambiarse de la noche a la albana en un sentido completamente diferente. Y sobre todo porque el capitamo no tuvo el efecto que se espevó durante largo tiempo de él: simplificar sociedad on an estructura y organismo, crear relaciones generalmente simles. "to; la sociedad se hizo más complicada, la división en clases aumentó, se un có cada vez más. Las pequeñas empresas en la industria y el comercio o terron destruidas, sólo tueron dejadas autas y modificadas en au naturaleza possión económica. Series completas de ellas cierramente fueron destruidas o bortodas por grandes empresas, pero el capitalismo creó a su vez unevas peden a empresas. Para no quedarnos en lo abstracio voy a presentar un ejemplo eto. Una industria que, en su forma más antigua, prácticamente desapareció or complete en los palves modernos comprendidos por el capitalismo es la hojoberta. El maestro hojalatero ya no hace un la accualidad cacerolas, escudillas, cere-a, hoy en día se hacen en la fábrica, y a lo sumo él las vende. La antigua al certa tuvo que abandono una gran parte de su trabajo. Doncie antes

to no gian reserva pero de un modo tanto anta elles para el lector atento, pracettó la seria. I plancista como l'acherowanio en el escriso has Protestriot una die cunterben /time fon strutgart. J. M. W. Dietr). Sin embargo, a la parte económica arisma allí ado se to ocupa seia a medias.

estaba el maestro hojalatero, encontramos en la actualidad grandes, pequeños y medianos montadores de instalaciones eléctricas. ¡Sobre el suelo de la gran industria se desarrolló una industria con pequeñas empresas en otras (ormas).

Algo similar podemos observar todavía en muchas ramas industriales.

En la agricultura la subsistencia de la pequeña industria es aún mayor. En la agricultura tanto la pequeña como la mediana industria se revelaron mucho más resistentes y productivas de lo que anteriormente supuso la socialdemocracia bajo la influencia de las doctrinas económicas de Marx. Marx predijo el derrumbe de la pequeña industria también en la agricultura porque, cuando realizó sus estudios económicos, en Inglaterra —el país más desarrollado desde el punto de vista capitalista— la agricultura estaba en efecto predominantemente en manos de la gran propiedad. Pero esta gran propiedad fue creada y mantenida artificialmente a través de particularidades del derecho inglés y también de otras condiciones especiales de Inglaterra. Además, no puede discuirac en absoluto que el cultivo de cereales, todavía fuertemente promovido en la Inglaterra de aquel entonces, en regiones de extensas llanuras y planicies, asegura

a la gran empresa una considerable superioridad sobre la pequeña.

Voy todavía más lejos, pues no me interesa cerrar los ojos ante los hechos debido a alguna teoría preconcebida. Mi afán es descubrir la verdad. Yo no nunciarla inmediatamente a cada frase que he escrito contra los marxistas ortodoxos si me convenciera de que no coincide o ya no coincide con los hechos Por ello es que añado además un segundo punto. Considero creíble que incluso en la ganaderfa, donde la pequeña empresa se manifiesta más enérgicamente, la mayor productividad en relación con el trabajo humano empleado se encuentra en la gran empresa racional, y que, desde un punto de vista puramente matemático, ésta se evidenciaría por ello como superior. Pero hay que tomar en consideración otro factor, que en este mundo desempeña un gran papel y que por lo tanto no debe ser ignorado, a saber: el factor psicológico en el trabajo. Tomemos el caso de una gran empresa ganadera. Allí el ganado tiene que ser cuidado también durante la noche. Según las circunstancias, tiene que ser limpiado al anochecer, recibir agua y alimentos, y en todo caso tiene que velaise por él. En la gran empresa esto lo realiza un obrero asalariado, un peón, y para el es trabajo, que muy correcta y lógicamente considera como tal y quiere que se le pague, pues no lo bace para si ni tiene un interés personal en él. Abora pasemos a la pequeña propiedad de un campesino mediano o pequeño que tiene ganado. Al anochecer va una vez más a su establo y vela por su ganado. Pero no lo signe considerando como trabajo, para él es sólo una ocupación que le depara por lo general cierta alegría, pues es su ganado el que mida con cariño. El gasto de Inerra lísica, que includablemente hace, se compensa o remitar al menos considerablemente reducido por el factor psicológico. Esta es um delas razones de por qué en todos los países la pequaña empresa se mantiene estraordinariamente fuerte en la ganadería frente a la gran empresa, \* inclusile gana terreno.

El censo alemán de lábricas e industrias del 12 de junio de 1907, revosresultados son dados a conocer ahora por las oficinas estadísticas, demostro que en Prusia y en otras partes de Alemanía las cifras son aún más lavorables para las explotaciones rurales, que en el caso de las medianas y pequeñas en la agrialtura aumentaron más de un 10 %, y no sólo en cuanto a su número, sino ambién en cuanto a la superficie cultivada, pues esta última aumentó aún más ne el número de las explotaciones, mientras que el número y la superficie de altivo de las grandes explotaciones disminuyó. En cuanto a la concentración

<sup>8</sup> Véanse las cifras correspondientes de la estadística oficial:

|                                                                          |        | 1895  |     | 1907 |     | 77  | Aumento o<br>disminución en % |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-------------------------------|
| splotación minúscula<br>(menos de ½ hectárea)                            |        | 238   | 190 | 1 3  | 52  | 845 | + 9.26                        |
| xplotación parcelaria<br>(de 14 hasta 2 hectáreas)<br>xplotación pequeña |        | 809   | 923 | 7    | 18  | 132 | - 7.63                        |
| (de 2 a 5 hectáreas)                                                     |        | 522   | 780 | 50   | 20  | 914 | - 0.36                        |
| (de 5 a 20 hectáreas)                                                    |        | 528   | 729 | 51   | 85  | 160 | + 10.29                       |
| pl= 20 hasta 100 hectáreas)<br>plutación grande                          |        | 10000 | 114 | 1    | 75  | 976 | - 6.45                        |
| (may de 100 hectáreas)                                                   |        | 20    | 390 |      | 19  | 117 | - 6.24                        |
| ATOT                                                                     | A.MS 3 | 5 508 | 126 | 3 49 | 3/3 | 144 | - 2.78                        |

gon estas cifras, de estos grupos sólo ammentaron los más pequeños (parcelas de trabajadocom 1 y las explotaciones medianas —este último es justamente el grupo de los campesinos
aqueños y medianos. De una recopilación detallada que, como la precedente, fue comunicacom la correspondencia estadística del Departamento estadístico imperial prusiano el 3 de
auto de 1909, resulta también que de los dos grupos vecinos de las explotaciones medianas,
methos grupos inferiores que se hallan más próximos de estos últimos se desarrollaron más
verriblemente. Mientras que todo el grupo de las pequeñas explotaciones muestra un retroio, su capa superior (de 4 hasta 5 hectareas) aumentó en un 4.98 %, y en las grandes explomedianas, que en total disminuyeron un 6.45 %. In disminución en el grupo inferior, de
hasta 100 hectáreas, es de 11.87 % (de 31.252 a 27.542), pero la de las explotaciones rurales
medianas, de 20 a 50 hectáreas, sólo del 4.31 % (de 155.459 a 143.949). Con respecto a la
medianas, de 20 a 50 hectáreas, sólo del 4.31 % (de 155.459 a 143.949). Con respecto a la
medianas, de 20 a 50 hectáreas, sólo del 4.31 % (de 155.459 a 143.949). Con respecto a la

| F   | ! - blotarianes |         | Superficie | Aumenta o |      |                  |       |         |
|-----|-----------------|---------|------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|     |                 |         | 1895       |           | 1907 | disminución en % |       |         |
| G   |                 | les san | ñ          | hectareas |      | <b>448</b>       | 476   | 5.91    |
| Б.  | -0              | Tracta. | 10         | 4         | 1    | 947              | # 233 | 1-14.70 |
| DE. | 10              | -sta    | 20         | 11        | .2   | 797              | 5 144 | +12.45  |
| р.  | 211             | 1.151.5 | 100        | 14        | 4    | 558              | 4 497 | 1.25    |

egón e-lo, en cada uno de estos grupos aumentó el promedio de la superficie de cultivo um aposación. No debe olvidarse tampoco que esto resultado es en parte un efecto de la política talia dización prusiana en las provincias orientales — la parcelización de grandes propiedades on el propósito de la colonización por campesinos alemanes en los ronas amenazadas poblemas —, así como de la acción opuesta de los polacos que también, según las posibilidades, can reopiedades rurales. Y así ha citras habían claramente contra la teoría de la "desaparion de las explotaciones curales".

sobre la capacidad productiva de las explotaciones turales pequeñas en compreación con

en la industria (que nadie puede negar, que no niega ni siquiera el más empedernido conservador, porque los hechos hablan un lenguaje demasiado claroj, ni siquiera en ella se advierte que haya tenido como resultado simplificar la división social de la sociedad. No sólo no redujo la clase de los capitalistas, sino que por el contrario la incrementó considerablemente. Pues detrás de aquellas gigantescas fábricas, de las cuales hemos hablado más arriba, no se halla un capitalista mamut, no marcha sólo un batallón, no marchan un par de batallones, ni un regimiento ni un par de regimientos, sino ejércitos enteros de co-

propietarios en la forma de accionistas de todos los grados.

En muchos de mis escritos llamé la atención sobre este hecho y, entre otras cosas, hice referencia a que el muy famoso trust acerero de los Estados Unidos. que seguramente absorbió a cientos de fábricas, tiene tras de sí a 50 000 accionistas. Y manifesté -y lo repito aquí- que las 21 más grandes hilanderías finas de Inglaterra, que se reunieron hace 10 años en un trust hilandero, dieron lugar de este modo a una importante concentración en su industria, pero no redujeron el número de los capitalistas puesto que el trust tenía cerea de 4500 accionistas de diferentes grados. Los mismos sucesos pueden observarse en todas partes en la industria, o sea, que la forma impersonal de propiedad aumento progresivamente. Incluso en empresas que originariamente fueron creaciones de una persona, la propiedad se divide de generación en generación, primero destro de la familia del fundador, pero luego, con la creciente expansión de la empresa, también por transferencia de acciones a personas ajeuas a la familia. Finalmente, para encontrar la forma adecuada para una propiedad colectiva -que es menos libre que la sociedad por acciones- se desarrolló en Alemania y en otras partes el instituto de sociedades de responsabilidad limitada. Como un ejemplo típico del aumento del número de propietarios de empresas par ticulares debido al incremento de estas últimas puede servir la historia del Times londinense. Esta conocida empresa fue creada hace 125 años por un hombre llamado John Walter, en Londres. Luego se transmitió hereditariamente a sus descendientes en forma de títulos de participación cada vez más divididos, así como a destacados miembros de la conducción de la empresa. De ese modo 1/32, 1/64 e incluso 1/128 de las acciones del Times pasaron de mano en muno. hasta que tras algunos años el periódico llegó a ser propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada. Muchas grandes empresas revelan un desarrollo similar, La anteriormente mencionada compañía de electricidad Siemena & Calaba perteneció originariamente a dos personas, a Werner Siemens, que era un unportante técnico, y al megánico con participación comercial Halske. Más palelante se amplió el circulo de propietarios por la entrada de los hijos de Serment a la empresa; se les dio participación a otras personas, y del simple terrorio de socios se constituyó una sociedad en comandita. Pero también esta forma de propiedad fue demasiado estrecha ante el crecimiento de la empresa. 1 hoy en día es una sociedad por acciones, cuyos accionistas, es decir, propietar os, = cuentan por cientos, si no nor miles.

la gran explotación en la ganadería el doctor Arthur Schulz, quien a un vez es un avec altor práctico, nos informa de hechos diguos de atención en los Socialisticches Monatabefer evaluad el artículo "Grossbetrich und Kleinbetrieb in die Vichisaltung und Vichanche", Anticomolis Monatabefe, fasciculo 7 de 1909).

Lu ninguna parte puede encontrarse una estadística detallada de los accio-1513s. Pero el aumento de la clase de los accionistas se puso de manifiesto en secudística de ingresos y patrimonios. Pues bien, la estadística de ingresos ao revela una disminución, sino un aumento en el número de ingresos grandes midianos, y un incremento que es considerablemente mayor que el aumento ne la población. En mi escrito, que -por la que sé- también está traducido al ablandés, Las premisas del socialismo, para ilustrar este hecho cité algunas cimas de la estadística de ingresos para Prusia. Estas fueron atacadas porque tiegen por base dos diferentes tasaciones de impuestos, es decir, están tomadas de los spocas que tenían leyes impositivas algo diferentes. Pero en aquel entonces to no podía evitarse si no se quería dejar fuera del análisis por completo a epoca más reciente o si debian compararse años que estaban demasiado ceranon uno del otro, para proporcionar un cuadro ilustrativo del movimiento. De todos modos estoy de acuerdo con la crítica en que esta comparación no gotia ser comada en términos absolutos, sino que solo tenía un relativo valor probatorio. Actualmente podemos hablar con mayor seguridad,

En 1891 tuvimos en Prusia la última gran reforma del impuesto sobre la centa, la así llamada reforma impositiva Miquel, y por primera vez sobre la base de ella fue elevado el impuesto sobre la renta en el año 1892. En 1906 la ley me algo modificada, y a partir de 1908 esta modificación se puso de manifiesto en la tasación impositiva. Tomemos entonces las cifras para el año inicial y el mo unal de la inmodificada validez de la ley Miquel, a saber, 1892 y 1907. Enonces vemos que en este período en Prusia los ingresos burgueses inferiores en 80.37 %; y los ingresos burgueses de más de 6 000 marcos anuales, de 112 175 190 445, es decir, en un 69.5 %. Mientras que la población en el mismo pesiodo se había incrementado sólo un 25.3 %. Podría seguir citando más cifras presentar el movimiento de los diferentes grupos de la clase más elevada de agresos, y se demostraria entonces que en cada grupo el aumento fue consideratemente mayor que el incremento de la población. El número de capitalistas

to que en el informe no recuitó factible pare no entrar a la andiencia con la fectura de l'entraiadas critas, puede ser recuperado aquel, Del ingreso de más de 6.000 morros los grupos apportations muestran el siguiente desarrollo:

|                                                   |          | -   | 592        | 19  | 07  | Aumento en A |
|---------------------------------------------------|----------|-----|------------|-----|-----|--------------|
| ourguesca medios moderados:<br>1-000-9-500 marcos |          | 6.5 | 112        | 90  | 14/ | 835,38       |
| 0.500-30.500 marcos                               |          | 40  | 418        | 79  | 630 | 66.1         |
| nordes burguests:<br>30 500-100 000 mayens        |          | 6   | <b>£65</b> | 17  | 100 | 155 7        |
| per qui 100 000 marcos                            |          | ī   | 780        | 3   | 561 | 100.0        |
|                                                   | Seventer | 112 | 172        | 196 | 445 | 69.5         |

computato nobre la renta ("Impuesto suplementario") mostro entre 1885 - cuando fue reentemente impuesto y 1908 en las capas que se pueden caracterizas como propietarias, un

aumenta, en vez de disminuir. La sociedad se modifica en sus fundamentos, pero su división no se simplifica.

La diterencia entre la opinión originariamente extendida en círculos socialidas sobre el desarrollo de los ingresos y los bienes y el desarrollo real puede ser ilustrada mediante dos gráficas.

La gráfica superior corresponde a la parte teórica del programa de Erfur de la socialdemocracia alemana. Este programa, que fue ideado en el año 1891 por Karl Kautsky con mi asistencia, refleja la concepción que nosotros los socialistas teníamos antes del desarrollo de la sociedad. Como punto de partida tenemos una pirâmide social que está formada por un bloque y un cono que regular. mente se eleva sobre ella. El bloque es la parte de los obreros asalariados; la parte media o las partes medias son las clases pequeñoburguesas o burguesas medias. Ia parte superior, la cúspide, representa a la clase de los terratenientes y grandes capitalistas. Según el programa de Erfurt el desarrollo debería conducir o debería haber conducido a que la pirámide se acercara cada vez más a la forma conocida en el mundo científico como cuello de botella. Es decir, que la cúspide creciera en forma de cabeza, el centro se estrechara formando un cuello y la parte inferior adoptara una forma cada vez más maciza, como lo muestran en el dibujo superior las dos siguientes pirámides. Un economista nacional burgués, el profesor Julius Wolf, en Breslau, se dio el gusto de proponer como última consecuencia de cua teoría un cuadro que muestra sólo arriba la gruesa cabeza de los millonarios y abajo el gigantesco bloque de los obreros, mientras que las capas medias desaparecieron por completo, y ya no constituyen ni siquiera un cuello del grosor de un cabello. Evidentemente, a esa situación no se podría llegar nunca. Pero las partes medias en realidad no se estrecharon en absoluto. El grupo inferior de las pirámides, en el que está basada la verdadera tendencia actual de la división social, muestra por cierto una modificación de la forma de la pirámide, pero la estructura superior sigue siendo fundamentalmente un cono. La parte superior

#### desarrollo similar:

|                                                           | 1895    | 1908    | Anmenta en " |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--|
| Propiedad moderadamente burguesa:<br>32 000-52 000 marcos | 162 262 | 205 818 | 55.0         |  |
| Propiedad burguesa alla<br>52 000-200 000 maxon           | 179 862 | 210 391 | 21.7         |  |
| Oran propiedad burguess:<br>200 000 500 000 marcos        | 79.375  | 43.386  | 11 5         |  |
| Riqueza;<br>más de 500 000 marcos                         | 15 631  | 21 00%  | 1.17         |  |
| POPPALES.                                                 | 385 128 | 108 547 | 5 9          |  |

En todos los grupos el aumento superó la proporción del incremento de la pobleción, que ascendió a poco más del 20 %.

De todos modos puede ser que una parte de este aumento de los contribuyentes se fiata producido por una aplicación más precisa del método de tasación. De todos modos, el lo do de que las clases señaladas numenten en lugar de diaminada no admite discusión. E do el desarrollo de la vido moderna suministra pruebas de ello.

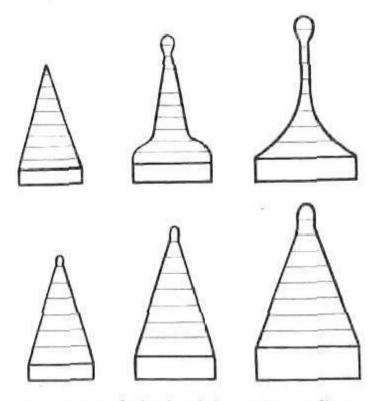

no es aguda, sino truncada. La clase de los grandes capitalistas se fortaleció, en o en lo restante las capas intermedias pueden encontrarse en casi la misma radiración, y ningún miembro disminuyó en las capas entre la clase obrera y os moy ricos.

De este hecho se sacó la conclusión de que con semejante desarrollo todo es muy findo, y los socialistas no tendrían motivos para quejarse de la marcha de las Pero esto es radicalmente falso. Véase sólo la tercera pirámide de abajo na sterenidamente. El bloque, sobre el que se erige el cono, creció poderosamenlo clase de los proletarios, la clase de los que trabajan por un salario aumento normemente, y junto con ella aumentó también otra más: el tamaño de la dismem entre arriba y abajo. Mi gráfica proporciona sólo un cuadro de la tendena 4 se opera ante nuestros ojos, y no pretenio exactitud matemática. El desmollo podría ilustrarse también mediante un acordeón colgado, en cuya parte mferior està amarrado un peso, mientras que una fuerza algo superior tira hacia inibal Las partes superiores —la clase de los ricos— van más rápidamente hacia arthus se reunen bienes cada vez más cuantiosos en manos particulares. Siguen incembros intermedios, ninguno queda afuera, pero cuanto más avanzamos Sacio abajo tanto más lento es el movimiento de elevación; donde es más lento en el punto más bajo, o sea, donde están los obreros. También aquí hay una im la elevación: la parte inferior no descendió más, para la clase obrera la situano está positivamente peor que antes: sin embargo la distancia desde abajo

hasta arriba aumentó considerablemente y elevó el malestar social. Pero las capal que ocupan los escalones superiores, la masa de los capitalistas, son o van a ler —cosa a la que ellos también aspiran como personas— considerados económica mente como capitalistas cada vez más parásitos, que no tienen ninguna relación funcional con el trabajo productivo, que participan sólo como accionistas en el producto de las empresas, pero que en lo restante no tienen ninguna responsa, bilidad.

# 6. LA TEORÍA DEL DERRUMBE

Pero tampoco en un segundo punto se cumplieron las hipótesis marxistas. Quien lea el programa de Erfurt se va a encontrar en el cuarto punto de la primera parte con el siguiente parralo: "El abismo entre los poseedores y los desposeidos" todavía no hay un abismo, si es que se ha de entender la palabra en un sentido económico y no moral— "se amplía aún más a través de las crisis fundadas en la naturaleza del modo capitalista de producción, que son cada vez más importantes y devastadoras." Cuando fue redactado el programa de Erfurt esto lo creiari todos los socialistas. Teníamos la idea de que el desarrollo económico en relación con las coyunturas del mercado adoptaria el camino de una espiral que se estrecha cada vez más. Tal es el sentido de esa frase, y con este supuesto recibio su formulación en el programa de Erfurt. Si se quiere ilustrar gráficamente la idea del programa de Erfurt, se obtiene una curva cuyos descensos se hacen cada yezmás prolongados y cuyas elevaciones cada vez más cortas, y también cada vez más cortos se tornan los espacios intermedios entre el comienzo de un período de prosperidad y el de una nueva crisis que estalla. Como lo muestra aproximadamente la siguiente gráfica:



Una línea directamente descendente de las coyunturas. Pero ¿cómo los al verdadero desarrollo. Tenemos una estadística y una historia de las crisis que nos brinda información sobre ello. Examinemos primero qué crisis soporto el

operio alemán desde su fundación. Desde 1871 hasta 1873 tuvimos un auge ndioso, la famosa y desacreditada crisis del progreso, durante la cual todo strecía nadar en oro y sumas enormes eran colocadas en dudosas empresas. Pero 874, después de la gran catástrofe de 1873, se inicia un perfodo de crisis y presión que se prolonga hasta 1880-1881, casi siete años, y que fue tan devastaby -yo lo viví como empleado de un negocio bancario y como socialista actique en aquel entonces se tenía en proporción más desocupados y mayor liseria que en todas las crisis posteriores. Sólo en 1881 se manifestó un cierto age, pero resultó muy débil y no duró mucho, sino que encontró su punto anno en el año 1883. Entonces sobrevino nuevamente una depresión, que pro hasta 1887-1888, no del todo tan prolongada, pero casi tanto como la que se stendió desde 1874 hasta 1880. Luego se vuelve a iniciar un pequeño auge que na acompañado por fuertes movimientos obreros, pero dura apenas tres años, o h. basta 1890-1891. En 1891 se acabó el esplendor, y éste es el año en que fue dactado el programa de Erfurt. Es el primer año de una nueva depresión en los egocios que se prolonga hasta 1893. Entonces comienza un auge como nunca ntes se había experimentado, no sólo con relación a la intensidad, sino también sporto de la duración, pues finaliza sólo en 1900, cuando aparece un nuevo riodo de depresión, pero de no mucha intensidad y que termina otra vez en 10%. La mejoría que ahora comienza es otra vez muy enérgica y se mantiene 1907. Ahora, desde 1907, estamos de vuelta en un período de depresión pero el que no sabemos cuánto va a durar y al que por ello no podemos poner como agnitud. Sin embargo, en la medida en que dejamos hablar a los hechos tenedelante nuestro una curva muy diferente de la que trazó el programa. Justanente desde 1891 observamos una curva de coyunturas más bien ascendente que econdente. Obsérvese la curva sobre la que está basado el verdadero curso desito de las coyunturas, y compáresela con la gráfica indicada por el programa:

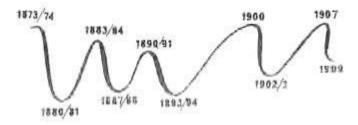

o trata de un cuadro completamente diferente, un desarrollo de las coyunturas ompletamente distinto del que la socialdemocracia tenía delante de sus ojos merrormente. Fuerzas contrarias, que antes no existám en la misma medida, bilitaron el impulso de los factores que promovían las crisis. La riqueza de la ociedad aumentó tan descommalmente y se expandio tanto que para la acción ontraria al peligro de estancamiento se ofrecen en la actualidad posibilidades my diferentes de las anteriores. La gran extensión del mercado creó posibilidades de nivelación como no las había antes en la misma medida. Asimismo, la artetización de las industrias condujo a posibilidades de regulación de la proficción que faltaban en el pasado. L'odo esto y mucho más parece apuntar más

bien a que las crisis y depresiones de la vida económica se superan más rápidamente que antes. Vo no digo que todas éstas sean ventajas absolutas para in conjunto. Los cárteles pueden ayudar a ciertas industrias a superar las crisis, pero en cambio agravan su efecto sobre otras industrias por el hecho de que mantienen artificialmente elevado el nivel de precios, mientras que antes en las criair los descensos de precios tenían un efecte curativo. Y si bien en la actualidad la IL nea de coyunturas se dispone en general mejor que antes, permanece no obstante un elemento respecto del cual el programa de Erfurt tiene razón: la insegui das general no es hoy menor que antes. Aún en la actualidad la clase obrera esta esca puesta en los diferentes países al juego de las coyunturas, depende de transformaciones industriales que se operan en forma continua, que siempre arrojan pueva. mente más obreros al mercado general de trabajo. Y esta inseguridad no calmo sólo para la clase obrera, sino que también es válida para la mayoría de las demás. clases industriales de la sociedad, también para los hombres de negocios. Se prodría comparar la relación con el movimiento ondulatorio que provocan las tempestades en una laguna y en un occano. Si la tormenta hace elevar las olas en un pequeño lago, entonces esto ofrece un cuadro terrible: las olas y la destrucción que ellas ocasionan parecen enormes atendiendo a la moderada extensión del lago. Otra tormenta puede hacer eleva- mucho, mucho más alto las olas en el océano, ocasionar mucho mayor daño, pero frente al cuadro de conjunto que ofrece el océano habrá de parecer insignificante. ¿Qué es el individuo en el oceano? También sin crisis el obrero resulta arrojado hoy al océano de la economía mundial hacia uno y otro lado; la existencia se ha vuelto para el individuo en la vida económica más apremiante, insegura, amenazada. Diariamente las olas devoran victimas en gran cantidad, mientras sube imperturbable la marca del mar de la economía mundial.

No hay que olvidar esta circunstancia, para que el viejo esquema del desarrollo de la crisis, que se ha vuelto insostenible, no nos induzca a un optimismo engañoso. Pero el esquema tiene que caer, y con él se derrumban todas las esperanzas futuras que fueron formuladas sobre su base, especialmente la idea de una gigantesca catástrofe económica que colocaría a la sociedad moderna ante la ruina inmediata, ante el derrumbe total. Esta idea no sólo no ganó en probabilidad, sino qe dicha probabilidad disminuye progresivamente. Todas las especulaciones que antes estuvieron vinculadas a este esquema de crisis se tornaron cacturar sólo pueden causar perjuicios.

# 7. EL REVISIONESMO Y LA PRÀCTICA COLIALISTA

Pero si umemos que abandonar la idea de la carástrole, lo que llamamos cabelo socialista actual adquiere evidentemente un valor muy elevado. Porque enconse trata no sólo de adoptar medios paliativos, que tienen valor únicamente en la medida en que son logros destinados a mantener a los obreros en condicione de luchar hasta el advenimiento de la gran catástrole, sino que aquél se conviette en un importante trabajo preparatorio fundamental. Un factor básica que efferencia el revisionismo de la antigua goncepción de la socialdemocracia es la

recentada estimación de aquello que pertenece al actual trabajo socialista. Y to se traduce en la mayor estimación del trabajo parlamentario, no tanto como gitación —si bien ésta tiene su justificación— sino más bien como búsqueda resultados legislativos posítivos, de leyes orientadas a producir las modificaciones lo más profundas posibles en el derecho y la economía; y también en una ayor valoración de la actividad socialista en las comunidades; en una mayor orectación de la importancia social de los sindicatos desde el punto de vista e todas las funciones que ellos están en condiciones de ejercer en la vida ecominica, en el mayor interés por el desarrollo sistemático de sus organizaciones, o como también en pro de la ampliación y fomento de las cooperativas obreras le consumo. Todo trabajo de esta índole adquiere una importancia muy diferente, mucho mayor que antes, cuando se abandona la idea de aquel esquema de crisis y la especulación sobre el gran derrumbe económico, y se representa la acciedad tal como ella realmente se desarrolla.

Ahora bien, contra esta afirmación se ha dicho lo siguiente: todo lo que allá e indica como una tarea actualmente necesaria ya se hace, ¡la socialdemocracia a lo hace en la actualidad! Hasta cierto grado esto es correcto, pero sólo hasta terto grado. Porque la diferencia estriba en bajo qué supuestos se realiza un rabajo. Cuando apareció mi libro sobre las premisas del socialismo y se enfrentó alto más violentos ataques, un socialista polaco, el doctor Ludwik Gumplowicz, lijo lo siguiente en una asamblea en Londres (y fue lo más commovedor que se ar podría haber dicho): "Lo que Bernstein propone ya lo hicimos antes, pero lo sicimos con medio corazón y con una mala conciencia socialista. Bernstein nos uso en condiciones para hacerlo con todo el corazón y con una buena conciencia ocialista." Si esto es verdad no me corresponde a mí decidirlo, pero sí es certado en cuanto al propósito, y estas palabras de un compañero de luchas de otro país fueron el mejor elogio que le pueda tocar en suerte a un escritor olítico.

En realidad el movimiento socialista —como se puede comprobar históricanente — fue llevado por las condiciones reales de su lucha y su propio crecimiento a abandonar uno tras otro los juicios que se desarrollaron sobre una base
odavía medio utópica. Originariamente los socialistas pensaban que los parlaactivos no interesaban en absoluto a los obreros, que las cosas que allí se discuan eran insignificantes y que nada tenian que ver con los grandes objetivos
ociale as. Luego se concurrió a los parlamentos, aunque ve consideró initil cuanto no perjudicial entrar en las comisiones parlamentarias. Pero abora que los
gorndos socialistas han alcanzado importancia en los parlamentos, se comprendió
que la fase obrera tiene que trabajar en codos los cuerpos legislativos y adminitanto u con todas sus fuerzas y tiene que buscar impregnarlos cada vez más de
al espírita. Así ocurrió en exte aspecto, y así ha de seguir pasando en este y otros
ountos Derrotado en los congreses por la fuerza de la tradición, el revisionismo,
a embargo, se impone victorioso en la práctica.

Anora vienen algunos de mis compañeros de partido y me dicent hasta aqua odo e to suena muy bien, pero con este pequeño trabajo se pierden del horizonte os grandes puntos de vista, las grandes ideas sintetizadoras, y si tu le quitas al cabana además el objetivo final socialista, cutonees las cosas van a in cuda ver

men at este terreno.

Mi respuesta a este reproche frecuentemente escuchado es que los obrense modernos ya no son niños a los que hay que mostrarles la luna para actuar en forma estimulante e incitante sobre ellos. La clase obrera moderna, que avanza hacia su madurez y que en grandes capas ya ha madurado, no necesita ninguna utopía, y puede ser incitada a la lucha socialista también sin el confuso "objetivo final". Lo que hay que mostrarle a los obreros para infundirles entusiasmo y rentido para perseguir grandes objetivos es algo muy diferente. Por un lado, su ciente importancia en la sociedad moderna, la misión histórica de su clase, que se pone de manifiesto en el hecho de que ellos constituyen la única clase que como tal se enfrenta en la actualidad totalmente libre de prejuicios a cualquier verdadero progreso en el conocimiento, en la técnica, en la economía, etc.; cuyos interés no está ligado a nada envejecido ni envejecedor, como ocurre con on as clases de la sociedad, que son en parte reaccionarias pero que participan solo al medias en el progreso, porque con el progreso pierden lo uno o la otro como clase. Sólo los obreros, tan pronto como aparecen como clase, están ligados en lodos los aspectos al progreso social, son su vanguardia más segura, como lo expreso bellamente Lassalle en las palabras que dirigió a los trabajadores en el programa obrero: "Ellos son la roca sobre la cual será crigida la iglesia del presente." Si ec les dice esto a los obreros y se les demuestra la posibilidad de un ascenso continuo, que tal vez se efectúe lentamente pero que, como conscuencia de su crecionte importancia social, les está asegurado en la medida en que avancen unidos, entonces con ello se les muestra un gran objetivo, que tiene que ejercer un efecto tanto mayor puesto que es un objetivo en el que también puede creer el citigo desapasionado. Observemos una vez más el cuadro de la pirámide social, tal como se desarrolló en los hechos. Arriba el cono presiona sobre el bloque clase otrena e impide su completo desarrollo. Los parásitos, que el cono encierra en número eregiente, son el peso que reprime al bloque. Pero el bloque se hace carla vez mayor, la clase obrera aumenta proporcionalmente más que las otras clases, el bloque se acerca cada vez más al cono en extensión, y cada vez mayor se bace su capacidad de defensa. Eso es importante mostrárselo a los obreros, ya que con ello no se les quita el entusiasmo para trabajar con nosotros los socialistas, son ello no se les quiran las grandes perspectivas, sino que sólo se les muestra cómo de hecho tiene que lucharse en la sociedad, y se despierta una confianza en si mismo que puede encender los espíritus, también en un avame lemo, hasia el máximo aprovechamiento de sus fuerzas.

La vieja perspectiva basada en las explicaciones de Maix sobre el derramba social, nos alumbraba a prostros los socialdemócratas, que somos todos los discipulos de Marx y Engels, y presentaba el cuadro de un ejército que arausa por rodeos, sobre rocas y en medio de las malezas y que, sin embargo, es conducido siempte de mevo hacia atrás en este camino, hasta que finalmente llega a on gran abismo al otro lado del cual, a través de un mar embravecido qua según algunos, era un mat rojo—, se vislumbraba el ambicionado objetivo. El estado del futuro. Esta perspectiva se modifica ahora, y se abre otro panerana. La perspectiva que tenemos por delante nos muestra la lucha diaria de los objetos que se desarrolla y se reitera a pesar de todas las persecuciones; el crecimiento de los obreros en número, en poder social general, en influencia mártica, a la que ningún partido puede ya sustra erse. Esta perspectiva nos futuras.

camino de la clase obrera no sólo hacia adelante, sino también hacia arriba, o sólo un fortalecimiento en cuanto a su número, sino también una elevación e su nivel económico, ético y político, una creciente capacitación y actuación ono factor de cogobierno en el estado y en la economía. Y en el sentido de esta erspectiva operó y opera en la actualidad decididamente aquella dirección en a socialdemocracia cuyos prosélitos son llamados revisionistas.

TESIS SOBRE LA PARTE TEÓRICA DE UN PROGRAMA PARTIDARIO SOCIALDEMÓCRATA

Puesto que el informe se dirigió a un público general y no le quise dar una extensión que cansara a la audiencia, pudo tratar sólo las cuestiones fundamentales del revisionismo socialista y considerar unicamente algunas conclusiones que se derivan de ellas para la práctica socialista. Otras conclusiones en cambio tuvieron que quedar pendientes. A ellas pertenece, por ejemplo, la cuestión de la táctica de la socialdemocracia frente a los partidos burgueses y a las organizaciones políticas intermedias, así como la cuestión relacionada con ella, de si la socialdemocracia tiene que seguir siendo un partido de clase de los obreros o tiene que tender a convertirse en un partido popular socialista. En parte se prejuzga sobre estas cuestiones debido a la fuerte acentuación de la idea de desarrollo planteada por los revisionistas; la palabra revisionismo, que en el fondo sólo tiene sentido para cuestiones teóricas, traducida a lo político significa reformismo, política del trabajo sistemático de reforma en contraposición con la política que tiene presente una catástrole revolucionaria como un estadio del movimiento deseado o reconocido como inevitable. La última política va a diferenciar a los partidos no socialistas a lo sumo por razones oportunistas de unlidad, pero en la lucha también contra los partidos vecinos se va a comportar tanto más áspera y bruscamente cuanto más cerca esté pensada la catástrole. Al asumir el rechazo de la teoría de la catástrofe, el reformismo debe preven causas y necesidades periódicas de cooperación con partidos no socialistas, y en la lucha con éstos adaptar según las circunstancias el lenguaje. En ese sentido el reformismo significa también moderación. Pero se trata de una superstición que hay que combatir con la suficiente energía, la de creer que semejante moderación implica la renuncia a medios de lucha enérgicos, una política de débil transigencia y el encubrimiento de las contradictiones. Cómo se quede ser revisionista o reformista y estar a la vez en favor de la liuciga política, la toma nos asalto de las calles y medios similares? A esta progunta rospondia incontables veces: "Yn estay en layor de estas medidas porque estoy en fayor de una consecuente política de reformas. Pues cuanto más elamente se colora en un primer plano la idea de dicha política, tanto más elicito van a resultar estos medios." Una acempación consequente de la idea de reforma vuelve además innecesario malguiez ocultamiento del caracter de la social democracia como partido de clase obrera

Participo totalmente de la opinión de que la socialdemocració nor e que conservar este carácter. Sólo la conciencia de que es el partido de era cluse de la sociedad que con todos los hilos de sus condiciones de existencia y de desarrollo pende del progreso económico como fundamento del progreso so al y cultural, le garantiza la unidad de voluntad que es el factor más seguro de la unidad en la acción. Es la brigula judispensable para los complicadas cue

tones de la política, frente a las cuales la socialdemocracia tiene que tomar los icion, como la política agraria, la política exterior, la política comercial, la política colonial, etc. Política de la clase obrera no significa aquí un antagonisao absoluto con los intereses de las otras clases, pero significa libertad de los intereses particulares y específicos de las otras clases. La socialdemocracia puec. por ejemplo, impulsar una política agraria que ofrezca ventajas también los campesinos, pero no puede impulsar una política agraria que signifique ma política de clase de los campesinos. Así, se puede convertir en un "partido sel pueblo" sólo en el sentido y en la medida en que los obreros mismos e conviertan en el elemento determinante en el pueblo, alrededor del cual se grupen otras capas sociales como pertenecientes esencialmente a él. El hecho le que la clase obrera está en el mejor camino hacía dicho objetivo lo muestra el enso de profesiones e industrias.

Este nos indica que las clases de los obreros asalariados y empleados son po clares de la población que aumentan mas rapidamente. Si tambien las equenas empresas en la industria y en el comercio aumentan en forma más apora que el promedio de la población -en Prusia las empresas de 2 a 5 peronus aumentaron entre 1895 y 1907 de 593 884 a 767 200, es decir en un 29.2 %. mentras que el incremento de la población fue del 19 %-, entonces no debe productse que un considerable número de estas empresas son parte de empresas payores, y un gran porcentaje de pequeños empresarios se identifica hoy tanto pas con los obreros puesto que si bien su clase se mantiene, las existencias pulivinuales dentro de ella se asieman en gran parte sobre bases muy inseguras, nerma en su interior un flujo activo. Si bien de los campesinos se puede decir ato solo en menor medida, sin embargo de la estadística presentada en la págin 503 resulta que incluso la capa de las explotaciones rurales que se desarrolla e modo más iavorable queda numéricamente cada vez más retrasada respecto el aumento de la población. Mientras esta última creció en un 19 %, las apionaciones rurales medianas aumentaron en un 10.29 % y las pequeñas exlocationes incluso disminuyeron. Los campesinos no se hunden ante la gran aplomeión agraria, pero se hunden en el lango como clase social.

barres con los puntos de vista a partir de los cuales tienen que ser revisados os programas socialdemócratas que intentan catacterizar el desarrollo social e ... ordo con el modelo del programa de Entiri de la socialdemotraria ale same lo consideraría adecuado remociar a semejantes detalles en el programa del mucio y, tras algunas frases introductorias de carácter general, como las nos and an magistrafmente Marx para el programa mínimo del Partido obreo a sur ca, colocar en el programa sólo postulados y aspiraciones y presentar, en front in lundamentación reórtea en mamificatos que posibilitan un análista has a pallado que los que tienen que ser preyemente redactados. Pero si se prese conservar el esquema del programa de Erlort, entonces las pactes teórias mon que ser reduciadas de tal manera que la exactitud científica no sea acriis ada al efecto retórico. Que esto es perrectamente posible lo demuestran o e que redacté para el informe de Charlottenburg, mencionado en el probgo a continuación incluyo estas tesis con la salvedad que se unto sólo de in mozo del contenido sacológico, y no de un proyecto acabado en su aspecto brunif

1] En los países civilizados de la actualidad el sistema económico capitaltera domina la producción y el intercambio de bienes. La empresa equipada conorgrandes recursos, especialmente en la industría y el comercio, relega a un 30-gundo plano por completo a las pequeñas empresas. La capa de los pequeños empresarios independientes, el pequeño campesino, el pequeño artesano, el pequeño comerciante y demás pequeños fabricantes constituyen una fracción cada vez menor de la población. En cambio, aumenta en forma progresiva la claude de los obreros asalariados empleados en empresas capitalistas y de empleados que trabajan a cambio de un sueldo. Más de las tres cuartas partes del incremento de la población están condenados a una dependencia económica permanente.

2] Para la masa de los ocupados, y especialmente para los obreros asalaciados, el capitalismo significa, junto con la dependencia, una creciente inseguradad
de la existencia. Transformaciones técnicas que ahorgan fuerza de trabajo hu
mana expulsan continuamente de su esfera a obreros calificados, y además el
cambio de coyuntura ascendente y el estancamiento en los negocios, originados
por el carácter especulativo de la economía capitalista, significa para la gran
masa de obreros y empleados un permanente cambio de sobretensión de las luey
zas y desocupación. Pero cuanto más aumenta la clase obrera, en forma nantomás paralizante repercute sobre toda la vida económica la desocupación y armitna a miles de industriales.

3] Ciertamente, las modernas uniones de capitales, los sindicatos y los cártesles, buscan someter la producción a una cierta regulación. Pero no lo hacen en beneficio y para el bienestar de toda la economía nacional, sino con el objeto de mantener altos los precios, y asegurarse ganancias lo más elevadas poxibles en sus industrias especiales. Como consecuencia de ello, no pueden sujumir los perjuicios ocasionados por los periódicos estancamientos en los negocios, sino sólo modificar las formas de manifestación, mientras que el hecho de mantener los precios artificialmente elevados más bien empeora arin más los ejectos

de los estancamientos para la gran comunidad trabajadora.

4) La producción capitalista condujo a un gran aumento de la riqueza inital. Pero esta creciente riqueza de la sociedad fluye sólo hacia la menor parie de las clases trabajadoras. En las diferentes formas de la ganancia y de la renta de la tierra los terratementes y las clases poseedoras de capital atraen hacia si ano dades cada vez mayotes de plustrabajo. Aumenta cada vez más el minimo de aquellos que sobre la base de títulos de propiedad disfrutan de ingresos un trabajar, y, en un grado aun mayor que su número, aumenta su riqueza de capital. Enormes bienes, como ninguna época anterior conoció, se acumidan en manos particulares, crece descomanalmente la distancia entre el ingreso de la gran masa que se estuerra por un salario o una paga similar al salario, nor un lado, y el ingreso de la aristociacia capitalista, por el otro, cuyo lojo atmenta desmedidamente y corrompe la vida pública.

5] Mientras la producción y el intercambio, con el crecimiento de las ampresas, adquieren un carácter cada vez más social, por el desarrollo de las actual colectivas de propiedad – sociedades por acciones, etc. , la relación de tor fropietarios de las empresas con su explotación se enajena progresivamento i na parte cada vez mayor del capital global de la sociedad se convierte en propiedad

e los accionistas que no tienen ninguna relación funcional con las empresas, no solo están interesados en la ganancia que éstas tienen que arrojar, pero que n lo restante permanecen indiferentes y sin asumir responsabilidades ante ellas. Fias las grandes empresas monopólicas hay todo un ejército de accionistas que otrafecen su poder social como consumidores de ingreso sin trabajo pero que, para la economia nacional, llevan una existencia parasitaria.

of Contra esta proliferación del parasitismo, contra la presión monopólica el rapital ejercida en dos sentidos—sobre el salario y el precio—, los obreros empleados estarían, como individuos, impotentes. Sólo a través de la coalición potenca, sindical y gremial pueden ofrecer resistencia a las tendencias que los primen. Libertad de coalición y el mismo derecho electoral democrático son as premisas necesarias de la liberación del obrero en la sociedad capitalista.

De todas las clases de sociedad que se oponen al poder del capital, únicamente la clase obrera constituye un poder revolucionario en el sentido del proleso social. Las otras clases o capas anticapitalistas son o bien directamente
carcionarias —quieren detener la rueda de la historia o en lo posible echarla
mon atrás—, o bien se mueven, dado que son formaciones intermedias, en el
eno de contradicciones y deficiencias. Solamente los obreros tienen como clase,
mente al capitalismo, que dejender intereses exclusivamente progresistas. Como
mise los obreros tienen el mayor de los intereses en el acrecentamiento de la riquera social a través del perfeccionamiento de la técnica y el control de las
ligueas naturales al servicio de la producción; como clase tienen el mayor de
res intereses en la eliminación de las formas parasitarias de empresa y la expromición de los elementos sociales parasitarios.

B] Su interés de clase reclama el traspaso de los monopolios económicos a namos de la sociedad y su explotación para beneficio de la sociedad, en su intende clase se halla la extensión del control social sobre todas las ramas de la noducción, la incorporación de las empresas retrasadas a la producción socialmente regulada. La organización de los obreros como clase significa, sin embaro, su organización en un partido político especial, y el partido político de los

hieros es la socialdemocracia,

Il la socialdemocracia lucha por la realización de la aemocracia en el exculo, la provincia, la comunidad, como un roedio para la efectivización de la
qui lóad política y como una palanca para la socialización del suelo y de las
plotaciones capitalistas. Ella no es partido de los obretos en el sentido de
jur sólo acepta obreros en sus idas, sino que pertenece a sus filas aquel que
dimite y debende sus principios, que frente a las coestiones de la vida ero
comica toma posición en lavor del trabajo creador como la propiedad explo
adora. Pero ella se dirige tradamentalmente a los obreros: pues la liberación
le los trabajadores tiene que ser ante todo obra de los trabajadores mismos,
a principal misión de la socialdemocracia es inculcar esta idea en los obreros,
lo ganizartos política y económicamente para la lucha.

[6] La tucha de la socialdemocracia no está limitada a un soto pats, sino comprende a todos los países en los que el desarrollo moderno ha liecho su morada. Compenenteda del reconocimiento de que el desarrollo del moderno da made comunicaciones produce una solidaridad creciente entre los tibresos de todos estos países, y que los amagonismos nacionales de los cuales todavia se

habla en la actualidad tienen su origen en relaciones de dominación y explotación, por cuya eliminación lucha la clase obrera, la socialdemocracia deficiale en la lucha económica y en la acción política el principio de la internacionalidad, que tiene como objetivo la unión libre de los pueblos sobre la base del derecho de autodeterminación nacional en el marco de la solidaridad de la humanidad civilizada.

# NOTA DEL EDITOR

Las citas de Bernstein de los autores de los que existen traducciones al español fueron tomadas de éstas, agregando entre corchetes las respectivas indicaciones de páginas. A tal efecto hemos utilizado las siguientes ediciones:

Karl Marx, El capital, 3 tomos en 8 volúmenes, México, Siglo XXI Editores, 1975-1981.

Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850; El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte y La guerra civil en Francia, en C. Marx y F. Engels, Obras escogidas en tres tomos, Moscú, Editorial Progreso, 1980. Respectivamente: t. 1, pp. 190-306; 404-498: t. 11, pp. 188-259.

Friedrich Engels, Anti-Dühring, en Obras de Marx y Engels (OME), vol. 35,

Barcelona, Editorial Grijalbo, 1977.

Contribución al problema de la vivienda, en Obras escogidas en tres tomos, cit., t. II, pp. 314-396.

Karl Kautsky, La cuestión agraria, México, Siglo XXI Editores, 1974.

# ALGUNAS ERRATAS ADVERTIDAS

| Página | Linea      | Dice:                                                                         | Debe decir:                                                                                           |  |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 89     | 24 (in/ra) | "Auslegung und Kritik einiger<br>Begriffe des Maxxismus" (Devenir<br>Sociale) | "Essai d'interpretation et de reil-<br>que de quelques concepts du mar-<br>xisme" (Le Devenir social) |  |
|        | 17 (infra) | Devenir Sociale                                                               | Le Devenis social                                                                                     |  |
| 105    | 17 (infra) | (pp. 00-00)                                                                   | (pp. 154-157)                                                                                         |  |
|        | 6 (infra)  | (p. 00)                                                                       | (p. 107)                                                                                              |  |
| 106    | 13 (infra) | рр. 000-000 у 000 у м.                                                        | рр. 175-176 у 188 у и.                                                                                |  |
| 107    | 3          | р. 000                                                                        | p. 176                                                                                                |  |
|        | 22         | p. 000                                                                        | p. 182                                                                                                |  |

# NDICE DE NOMBRES

dler, Viktor: 98 dicaster conde de: 35, 36 trkwright, Sir Richard: 10 Atlanticus: 272n

Sabenf, François-Noël: 82, 135, 134, 223
sakunin, Mijail: 86
Balzac, Honorato de: 77, 78
Barbès, Armand: 138
Barère, Camille: 252n
Barth, Paul: 121
Bastiat, Fréderic: 264
Bebel, August F.: 242, 256
Belfort Bax, Ernest: 54-66, 74, 77n, 83n, 117n, 119n, 242

Bentham, Jeremy: 7, 87n
Bertrand, Louis: 203
Better, B.: 79n
Bismarck-Schönhausen,
Otto von: 220
Blanc, Louis: 195
Blanqui, Auguste: 188, 138
Bloch, Joseph: 114, 291,
292
Billin-Bawerk, Eugen von:

Brentano, Ludwig J.: 21, 262

Brière, E.: 77n Bright, John: 166 Brodrick: 166

Buch, Leo von: 145n, 278 Bucher, Philippe J.: 194

Calwer, Richard: 161n, 292 Carey, James F.: 214n Castille, Hippolyte: 217n Clark, William: 7 Cloos, Anacarsis: 217n Craig: 209 Crose, Benedetto: 77n, 89n Cunow, Heinrich: 185n, 188, 199, 240n, 255 Darwin, Charles: 292
David, Eduard: 291, 292
Descartes, Renê: 113
Destutt de Tracy, Antoine
L.: 216
Dickens, Charles: 262

Dühring, Eugen: 125, 169n

Eccarius, Georg: 195
Elm, Adolf von: 291
Engels, Friedrich: 4, 6, 40, 41, 56, 60, 71, 72, 80-82, 86, 88, 89, 95n, 97n, 99, 111, 112, 114-118n, 120-122, 125-136, 138-140, 142, 143, 148n, 149, 169-172, 181, 227, 238, 259n, 261, 262, 264, 271, 272, 296, 297, 299, 314

Ernst, Paul: 35m

Federico II de Prusia: 60 Feuerbach, Ludwig: 81, 127 Finch, Owenit: 209 Fischer, Edmund: 291 Fischer, Gustav: 29 Fourier, Charles: 40, 82, 297 Fullarton, John: 171

Gambetta, Leon: 290
Giard, B.: 77n
Giffen, 152
Goethe, Johann W.: 78
Gorki, Máximo: 281
Gossen, Hermann H.: 145
Graham, Cunninghame: 59
Gray, John C.: 210n
Grün, Karl: 287
Guesde, Jules: 186n
Guillermo II, emperador
de Prusia: 65, 256n
Gumplowicz, Ludwik: 315

Haeckel, Ernst: 79

Hasselmann, Wilhelm: 194 Hébert, Jacques-René: 217n

Hegel, Georg Wilhelm F.: 127, 128, 131, 133 Heine, Wolfgang: 120, 121

Helphand, Alexander: 35n, 84n, 143, 184, 187n, 191, 192n

Herkner, Heinrich: 176, 262

Hyndmann, Henry M.: 62, 242

Hobson, John A.: 7, 10, 11, 17, 18, 27 Hoch: 101, 102

Höchberg, Karl: 192n Huxley, Thomas E.: 79

Iglesias, Pablo: 231

Jenkins, J.: 213n Jevons, William S.: 145 Jones, Lloyd: 136

Kampfmeyer, Paul: 291 Kant, Emmanuel: 77n, 78, 79, 274 Kautsky, Karl: 42n, 49n,

Kantsky, Karl: 42n, 49n, 54, 55, 77n, 83, 98, 121, 155, 156, 192, 211n, 212n, 214n, 215n, 230, 234, 244-247, 250, 259n, 262, 266, 267, 268, 279, 291, 298, 303, 808

König, F.: 29, 32, 36-39 Kowntree: 104

Labriola, Antonia 77n, 89n

Lange, Friedrich: 128, 274
Lasalle, Ferdinand: 56, 82, 152, 194, 199, 204, 213, 222n, 225, 226, 238, 252n, 258

Law, John: 173

Lenin, Nikolai (Vladimir Ilich Ulianov): 260n, 279, 281 Liebknecht, Wilhelm: 264, 273, 299 Lincoln, Abraham: 258 Löbe, Paul: 291 Lotmar, Ph.: 89n Luis Felipe, rey de Francia: 133 Luxemburg, Rosa: 57n, 172-174, 176-179, 266 Luxenberg, M.: 268n

Macdonald, John: 7 Marshall, Alfred: 14, 15 Marx, Karl: 4, 6, 38, 52. 56, 71, 72, 80-82, 86, 87. 89, 91, 96, 98n, 99, 111-116, 120, 122-127, 129-158-140. 142-150, 136. 155, 156, 158n, 166-176, 181, 184, 186, 187, 193, 227-229, 288, 240n, 241n, 259n, 261, 262, 264-269n. 271, 274, 276-279, 282, 292-294. 296-300, 286, 302-304, 314, 317 Masaryk, Thomas G.: 77n Maxweiler: 103, 104 Mehring, Franz: 55, 56, 83n, 129, 130 Mill, James: 7, 87n Miquel, Johann: 109 Montague: 83n More, Thomas: 61 Mulhall: 33, 152, 166

Naumann, Friedrich: 275, 276 Nicowenhuis, Domela: 242 Nossig, Alfred: 290

Oppenheimer, Franc. 197, 198n, 209-211, 249, 276, 277 Owen, Robert: 40, 82, 87n, 91, 210, 297 Parvus, véase Helphand
Alexander
Pereira, Isaac: 178
Petera: 62
Peus, Heinrich: 291
Plejánov, Georgi: 55, 117n,
148n, 259, 260n, 261,
262, 264, 266, 271, 272,
274, 297
Potter, Beztrice: véase
Webb
Prokopovich, 5.: 262n, 268n
Proudhon, Pierre-Joseph:
82, 133, 137, 138, 195,
227, 228, 229

Ramsay, Dave: 174
Rauchberg, Heinrich: 102, 103
Ricardo, David: 144
Richardson, John: 243n
Ritter, Josef von Neupauer: 272n
Robespierre Maximilien: 217
Rodbertus, Johann K.: 170, 196
Rogers, Thorold: 216
Rousseau, Jean-Jacques:

134, 223

Ruskin, John: 13, 27

Saint-Simon, Claude H.:
82, 187, 297
Sandeau, Jules: 77
Say, Jean-Baptiste: 155, 168
Schapper, Karl: 185
Scherwell: 164
Schiller, Johann G.: 187, 232
Schitlowsky: 77n
Schmidt, Conrad: 77n, 117, 120, 178
Schmidt, Robert: 291, 292
Schmöle: 185n
Schoenlank, Bruno: 290
Schönberg, Gustav F. von: 155n

Schramm, C. A.: 192n Schulz, Arthur: 306 Schulze-Gävernitz, Gerhard von: 259, 261, 262, 264 Schultze-Delitsch: 194 Shaw, Georg: 3 Siemens, Alexander: 196 Siemens, Werner: 301, 506 Sinzheimer, Ludwig: 21, 22 24-26, 69, 262 Sismondi, Jean-Charles: 169nSmith, Adam: 10, 11, 144 Sokolov, Boris: 282 Sombart, Werner: 87 Sorel, George: 77n Spinoza, Baruj: 113, 148n Stern, Alfred: 80 Stiebeling: 268 Stirner, Max: 86, 127, 188 Strecker, A.: 79

Tscherewanin: 303n Tugán-Baranovski, Mijaii L: 277, 278

Vandeleur: 209 Vandervelde, Émile: 165n Vliegen, Wilhelm H.: 165n Vollmar, Georg H. von: 281, 263n

Walter, John: 506 Warwick: 36 Watt: 10 Webb, Beatriz: 13, 196 197, 229, 230 Webb, Sidney: 6 Weitling, Wilhelm: 82, 297 Werdet: 77 Wiedfeldt, O.: 207 Wilfer: 262 Wilkinson, Ed: 54 Willich, August: 155 Wolff, Julius: 262, 801, 500 Wright, Carol: 24

Zetkin, Klara: 256



apei ediciones crema de lábrico de papel sun juan, a. a. enpreso en gráfica paramericana, a. c. l. parroquia 911 — 03100 méxico, d. f. acs sall ejemplares más sobrantes para reposición 6 de marzo de 1982